



PURCHASED FOR THE

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR

Islamic Studies





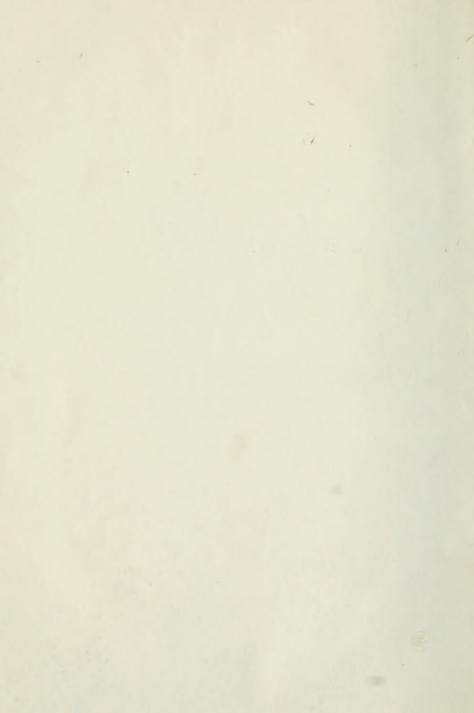



# HO TERCEIRO LIVRO DA HISTORIA DO DESCOBRIMENTO E

## CONQVISTA DA INDIA, POLOS PORTVGVESES

Feito por Fernão lopez de Castanheda. Com priuilegio Real. Em Coimbra. M. D. LII.

# HISTORIA DO DESCORRIMENTO

## CONOVISTA DA INDIA, POLOS PORTVGVESES

Con privilegio Real.
Em Colmbia, M. D. ElE.

### HISTORIA

DO

### DESCOBRIMENTO

E

## CONQVISTA DA INDIA

PELOS

### PORTVGVESES

POR

FERNÃO LOPEZ DE CASTANHEDA.

NOVA EDIÇÃO.

LIVRO III.

LISBOA. M.DCCC.XXXIII.

NA TYPOGRAPHIA ROLLANDIANA.

POR ORDEM SUPERIOR.

## HISTORIA

DESCOBRIMENTO

CONQVISTA DA INDIA

PILOS-

PORTVGVESES

FERNIO LOPEZ DE CONTENHEDA.

L 60 Agrida Avon



LIBBOA. M.DCCC.XXXIII.

POR OLDER SUPERIOR.

### PROLOGO

NO TERCEIRO LIVRO DO DESCOBRIMENTO & conquista da India, pelos Portugueses Dirigido â muyto alta & Serenissima Raynha dona Caterina de Portugal nossa senhora.

Por Fernão lopez de Castanheda.

TITO LIVIO HISTORIADOR ROMANO muyto alta & serenissima Raynha N. S. Pola historia que escreueo da fundação de Roma & do mais que os Romãos fizerão na conquista de seu Imperio, foy antreles tão celebrado, que por isso ho teuerão em grande admiração nas provincias estranhas. Em tanto que muytos naturais delas, sendo Roma naquele tepo a mays notauel cousa do mudo, mais hião a ela por ver a Tito livio que a suas grandezas. E ho mesmo fizerão outros muytos historiadores de suas cousas, que por ventura não forão tão famosas, se aqueles que as escreuerão as não souberão tão bem representar, Porque na sua eloquencia consiste muyto, serem elas grandes ou pequenas, o que sentindo bem aquele grande Alexandre teue Achiles por tão bế aveturado em ter Homero por escriptor de suas façanhas, como testificão aqueles dous versos tão notorios que disse quando vio a ymagem Dachiles, & deseiou tanto que Homero fora em seu tempo pera escreuer suas cousas, que dizêdolhe hua vez hu seu q lhe leuana hua grade noua, pregutou se era Homero resucitado. E vendo eu qua estimados erão os historiadores de cousas dignas de memoria. Posto que fique muyto abaixo do engenho de Homero & não cheque á eloquecia de Tito livio. Deume ousadia a escreuer o que os Portugueses fizerão no descobrimento & coquista da India serem as façanhas tays, que

em grandeza, fama & admiração, teuerão muyta auatagem ás g escreuerão Tito livio & Homero. E tenho que ganhey muito em ser ho primeyro Portugues que na nossa lingoa as resuscitey, estado mortas de cincoenta annos, & não somente em Portugal, mas em outros reynos onde deseiauão muyto de as saber. Do que he teste-munha imprimirse agora em Paris em lingoa Frácesa ho primeyro liuro desta historia, que tornou na mesma lingoa mestre Nicolao, que ca foy lete dartes no Colegio Real & afora isto fuy tambem ho primeiro que mostrey ho engano que muytos tinhão q na lingoa Portuguesa não se podia escreuer quanto quisessem assi como nas outras, se ouvesse quem ho soubesse fazer E aindoume a mostrar esta verdade aquele grande poeta Portugues de muyto grande erudição ho doutor Francisco de sá, com as obras que tem compostas na nossa lingoa em prosa & em verso, outro Terécio de nosso tempo, outro Plauto. & outro Virgilio. E outro tão maravilhoso engenho como ho de cada ha destes. E ho galardão que me derão algus vossos Portugueses, foy acanharem me as obras de meus trabalhos diâte de sua alteza. Poendo nelas tachas, sem as nomearem pera que eu não soubesse de que me auia de defender. Porque se ho soubera eu ho sizera & farey se ho souber, que não sou eu de qualidade, në tenho tão pouca obrigação donrra que não atente muito bem ho que faço. E mays em cousa de tâta importancia que auia dir diante dos olhos de Sualteza, & se me eu detiue vinte tantos annos em escreuer esta historia, foy porque a fizese como avia de ser, principalmête na verdade. E es. ta certifico a V. A. que a não soube em minha casa, nom a madey pregutar por escripto aos que a sabião, porque me não respôdessem como sacertasse, ou por occupação, ou por outra qualquer causa. Mas que a fuy saher a India passando na viage brauas, & terriueis tormétas: com q me vi perto da morte & sem esperaça da vida co trabalhos de grande fome & de muyto mayor sede. E la com mil periyos, em muy espantosas peleias de bobardadas & espingardas sem conto: E antrelas soube

eu a verdade do que auía descreuer de muytas cousas de vista & outras douvida. E não de quaesgr pessoas, senão de capitães & fidalgos, pessoas de muyto credito que forã presentes a elas, enformandome por min mesmo dos mais que pude ho mais miudamête que mo podião dizer: E afirmandome de todos com iuramento, que segundo sua lembrâça me falauam verdade. E pelo mesmo modo ho fiz despoys de tornar a Portugal, onde me acabey denformar do que não pude saber na India de muytos fidalgos & Capitães que eram ia vindos de lá, que nunca deixey de ir buscar onde estauão, posto que fosse longe. Que també me custou muyto trabalho, caminhando por calmas & por frios. O que duuido q outrem podera sofrer. E bem pode ser que estes aque pregútey lhes não lembraria de me dizerem algúas particularidades, ou pelo grande discurso do tempo se esquecerão dalgús nomes proprios de Capitães ou doutras pessoas que dirião hús por outros. Porem a realidade da cousa como passou, foy verdadeyra polos muytos que cóformauão nela, e por achar que era assi em cartas messiuas q algús escrevião a outros do que passaua. E assi em trelados & lembranças que muytos curiosos escreverão do que se fazia naqueles tépos. E foy me grande aiuda pera me não contentar tudo o que me dizião ho tépo que andey na India, & o que vi dela, que se isso não fora bem me poderão enganar como a que não tinha visto a terra, nem sabia como se podião ou não podião fazer nela as cousas, nos lugares em q acótecerão, E por isso que ha descreuer historias ha de fazer as diligêcias que eu fiiz & ver a terra de q ha de tratar como eu vi, que assi ho fizerão esses historiadores antigos & modernos. E bem sentia isto el rey do Afonso ho quinto de Portugal, quando mandou Gomezeanes dazurar cronista destes reynos a Alcacere pera lá escreuer como testemunha de vista, o que os nossos fizessem. E soubesse ho sitio da terra de que auía descreuer, & aprédesse as particularidades da guerra pera saber como auía de falar. Porque muyto sobre natural ha de ser ho engenho que ha de saber escreuer do

minea vio. O que se me não pode dizer Porque vi tormentas, vi batalhas no mar & peleias na terra, & espedaçar navios. & bater muros & vecer a imigos, & falo como esprementado, E se isto souberão os que tacharão munhas obras, bem creo que ho não fizerão, antes me aiudarão polo muyto g todos meus naturaes me deuem em ilustrar suas honrras & de seus antecessores que forão no descobrimento da India & em sua conquista, que estauão & esteuerão sepultadas, se eu não fora. Mas não quero que me deuño isto. assi polo presente como polo futuro, se não a V. A. Porque eu por este desgosto de todos saberem tachar & poucos fazer estava determinado de da qui por diante, não sair a luz com meus traba-Thos, se não fora saber camanha & quam singular merce me V. A. fez em se auer por seruida dos dous liuros que emprimi. & dizer que não ouvera ho o vay neles destar encuberto tanto tempo. E com ho favor de tamanha merce não temi inueiosos, nem mal diz tes. E pubricarey ho terceyro, & prazendo a nosso senhor pubricarey logo os outros debayxo do emparo de V. A. & por isso a V. A. se deue ho que se da qui por diante souber das cousas da India, como se deue outras muyto grades & muy assignadas merces que faz cada dia a seus vassalos, que sam muy largas de contar. De modo g se somos os mais bem auenturados pouos do universo, por ter ho mays excelente & singular Rey dos que reynão em todo ele. Por nos defender das muyto grandes & ensofriueus oppressões, que os outros pouos padece, como he notorio. Assi ho somos em ter por Raynha & senhora a V. A. cuias heroycas virtudes não tem conto & aquem outra nenhãa princesa he igoal.

# LIVRO TERCEIRO DA HISTORIA DO DESCOBRIMENTO E

## CONQVISTA DA INDIA

PELOS PORTVGVESES

Per mandado do inuictissimo rey dom Manuel de gloriosa memoria, em que se contem as cousas que forão feytas no tempo que A fonso dalbuquerque a gouernou.

#### CAPITOLO I.

De como do Fernando Coutinho Marichal de Portugal, determinou com ho gouernador Afonso dalbuquerque, que fossem sobre Calicut: & de como forão auisados da disposição de Calicut.

Metido Afonso dalbuquerq de posse da gouernaça da India, do Fernado coutinho Marichal de Portugal (posto que no liuro segundo por erro se chama dom Francisco) que ja entendia na carrega pera Portugal, como trazia por regimento: deu hua carta delrey ao gouernador, em que lhe screuia que era seu seraiço q ho Marichal destruisse Calicut, se lhe bem parecesse: & que acerca disso seguisse ele gouernador seu parecer. E sobre tudo ho marichal lhe pedio que ho ajudasse nisso, & ele lho prometeo dizendo que lhe parecia be destruirse Calicut: & que a instruçã de como se poderia fazer lhes daria Cojebiquin là morador, tamanho amigo dos Portugueses, que por amor disso se perdera em têpo de Pedraluarez cabral (como disse no liuro pri-

TOMO III.

meyro) Pera o a fov logo chamado, & fov secretamente a Cochim, & lhes disse & Calicut estava em desposição pera se lhe fazer muyto dano, por quanto ho çamorim era na serra, & na cidade auia poucos nayres, a respeyto dos muytos que auia quando el rey hi estaua, & esses tinhão pouca lembrança de ninguem ir sobreles: & que toda a fortaleza da cidade era da banda do sul onde estava ho carame delrey, q he ho seu pa-gode, que seria hu tiro de bésta do mar, & ali avia hua tranqueira bem artilhada, porque como daquela banda auia boo desembarcadoyro receauase el rey que por ela se entrase a cidade, & por isso a mandou fortalecer. Pore que da banda do norte donde a desembarcação era dificultosa não auia nenhua fortaleza, & por isso se podia ali melhor desebarcar q na outra parte: & que ainda que não fizessem mais q queimar vinte naos nôuas que os mouros tinhão e estaleiro pera madar açle ano ao estreyto carregadas despeciaria, ç seria muyto grande cousa porq na poderia ta asinha fazer outras, & q el rey de Calicut recebiria nisso muyta perda, por amor dos dereytos q perdia por não ter outra reda. Auida esta instrução por Cojebiquin propos ho Marichal em conselho o que lhe el rey seu senhor mãdana acerca de Calicut, & a enformação q tinha. E vista a perda q el rey de Portugal recebia de Calicut no seu trato da especiaria, & a desposição em que a cidade estava, & ho muyto que se ganhava em lhe queimarem as vinte naos, que fossem sobrela & a destruissem. E isto determinado por quanto ainda a mayor parte da armada da India estaua varada, & se faria detença em se deitar ao mar, assentarão que fosse a gête em tres naos da armada do Marichal que estavão carregadas, & assi nas velas da India que logo podessem ir. E fazendose isto prestes chegou a Cochim Vasco da silueira, que por mandado de Duarte de lemos hia (como disse) a pedir a armada ao gouernador, a quem dando este recado deu tambem ho terlado da prouisam

de Duarte de lemos & ho seu regimento. O que visto pelo gouernador ouue as prouisões por boas, & disse q lhe obedecia, & que logo dera a armada se nã esteuera com ho Marichal de caminho pera Calicut, que da volta q prazendo a Deos tornassem ele despacharia logo a armada pera Duarte de lemos. E vendo Vasco da silueira a muyta honrra q se aparelhaua naqla viajem, como ele era muy especial caualeyro offreceose ao gouernador pera ir coele: o que lhe ele teue muyto em merce, porque ho conhecia por tal.

### CAPITOLO II.

De como ho gouernador & ho Marichal partirão pera Calicut pera a destruir, & chegarão a ela. E de como ho gouernador desembarcou primeyro & a causa porque.

Prestes tudo o que era necessario pera ho gouernador & ho Marichal hirem sobre Calicut, partiranse na entrada de Ianeyro de mil & quinhentos & dez, & leuariã consigo mil & seyscêtos homês pouco mais ou menos, & ho Marichal leuaua bandeira na gauia, & obedicialhe os capitaes de sua armada que erão os q disse, & ao gouernador obedicião os da armada da India, que erão dom Antonio de noronha seu sobrinho capitão da fortaleza de Cochim, è cujo lugar ficou Antonio real alcayde môr & patrão mór da ribeira, Manuel paçanha, Fernão perez dandrade, lorge da silueira, Ayres da silua, Francisco pantoja, Iorge fogaça, Duarte de melo, dom Ieronimo de lima, Francisco pereyra coutinho, Manuel de lacerda, Antonio pacheco, Simão dandrade, Diogo mendez, Vasco da silueira. Francisco de miranda chichorro, Felipe rodriguez & Simão martinz. E chegarão a Calicut aos dous dias de Ianeiro hû dia aa tarde, & as naos grossas surgirão de fora do arrecife & as de remo de dentro: & aqui se passarão ho gouernador & ho Marichal às duas galés de que erão capitães Si-

mão dandrade & Diogo mendez, & no porto não acharão nenhus paraos q lhe contrariassem. Surta a nossa frota ho gouernador & ho Marichal fizerão conselho sobre a ordem que terião em dar na cidade, & antes que ho gouernador proposesse, pediolhe ho marichal q pois cle tinha ganhada na India muyta hôrra, & podia ainda ganhar muyto mais, que lhe pedia que lhe desse a dianteira naçle feyto pera poder ganhar algua que leuasse pera Portugal pois a hia buscar tão longe. Ho gouernador lhe disse à era contente de lhe fazer aquele serniço, porque a ninguê devia tanto como a ele que ho liurara de seus immigos & ho restituira em sua honrra que fizesse quanto quisesse, porque ele era gouernador. E outorgada a dianteira ao Marichal foy determinado q desembarcassem ate manhaa, porque a artelharia dos immigos lhe não fizesse tâto nojo, & que fosse a desembarcação defronte do çarame delrey: & q ho marichal & ho governador desembarcassem primeyro q nenhû dos capitaes: & que ao Marichal seguissem os capitaes da armada de Portugal, & ao gouernador os da India. O q logo algus tenerao a mao sinal dizedo que como hi auia duas cabeças logo algûa auia darrar, que pera que era se não seguirem todos ao gouernador, & ho Marichal leuasse a diâteira. E ho principal a q isto pareceo mal foy a Manuel paçanha, que a fora ho dizer disse que pois assi era q tudo seria morrer em seruico delrey com dous filhos que lhe ainda ficauão. Acabado ho conselho, & recolhidos todos a seus naujos aperceberanse pera ho que auião de fazer, que estaua muy aluoroçados pera dar na cidade pola fama que tinha destar muyto rica. E duas oras antemanhaã toda a gente estana embarcada co seus capitaes, & caladamente arrancarão pera terra com a claridade da lúa que os alomeaua. È ho regedor da cidade por el rey de Calicut estaua com sua gente prestes em suas estancias esperando polos nossos & tinha mais de trîta mil nayres, & os mais deles frecheiros, & começouse antreles muy

grade arroido, assi da grita da gete como das bombardadas que desparauão como sentirão que os nossos se chegauão: & erão os pelouros tão bastos que algüs acertauão nas lanças dos nossos que algus acertauão nas lanças dos nossos que algus acertauão nas lanças dos nossos que algus acertauão acertauão acertauão acertauão nos bateis, era porque as estàcias da artelharia, & o carame delrey estauào tão altos que senhoreauão por cima do mar, & os tiros passauão por alto, & receãdo ho gouernador que por hirem assi juntos como hião lhes fizesse a artelharia muyto dano, mãdou co consentimento do Marichal que se espalhassem os bateis, porem que cada hú seguisse a seu capitão môr, & assi se fez. E como ho gouernador se vio apartado do Marichal mandou apertar ho remo aos da sua copanhia pera defronte do carame, posto que tinha dada a dianteira ao Marichal: & como eles por serê da India sabião melhor a terra q os de Portugal, & mais leuauão seus bateis & paraos enseuados & os remeiros mais destros no officio q os do Marichal, leuaralhe tanta auantajem que chegarao primeyro a terra: & també porque como ho Marichal fosse descansado sobre ter a dianteira vendo que era muyto cedo dei-xouse ir muyto de vagar, & por isso descayo com os seus abaixo do çarame hû boô tiro de berço. Ho gouernador que hia auiado pera terra tâto q chegou poiou nela com sua gente, & não esperou pelo Marichal, vendo q não chegaua ne parecia. E rompendo por antre grade multidao de bombardadas, & frechadas que os . nossos não tinhão em côta remeteo com a tranqueira: & por muyto bem que os immigos a defenderão, pelejando muy esforçadamente os nossos a entrarão, matâdo & ferindo muytos deles, & por força lha fizerão deixar leuando os diante de si desbaratados ate ho çarame, q estaua dali a tiro de bésta, & por sua fortaleza estaua cheo de molheres & meninos q se ali recolherà, & guardauãono muytos nayres com que se ajuntarã os que fugião, & fazendo coeles corpo fizerão rosto aos nossos, que ne por isso deixarão de os cometer com

muyto grande impeto chamando por Sanctiago: & assi se começou a peleja, que foy muyto mais ferida que na tranqueyra, porque os immigos se defendião como homês que determinação de vencer ou morrer. E assi morrerião bem duzentos deles, & os outros fugirão, & dos nossos morrera muy poucos: & entre tanto que a peleja durana algûs dos nossos poserão fogo ao carame, & ardeo todo com quanto estana dêtro. E acabada a peleja, porque os nossos não entrassem a cidade antes que ho Marichal chegasse mandou ho gouernador a do Antonio de noronha que com outros capitaes tomasse as bocas das ruas que sayão pera aquela parte & as tenesse, porque os não salteasse os immigos: & despois disto veo ho Marichal.

### CAPITOLO III.

Do que ho Marichal disse ao gouernador, porque desembarcara primeyro. E de como ho Marichal entrou a cidade & fez grande mortindade nos immigos: & de como foy morto, & os nossos forão desbaratados.

L quando chegou aa tranqueyra vedo o q era feyto, & que não auja ali mais à fazer, dagastado de lhe parecer que lhe na goardara ho gouernador a palaura que lhe dera: da primeyra êtrada disse logo muy soltamente, que mal lhe guardara ele o que lhe prometera. E dizendo outras palauras contrele muy asperas tirou ho capacete da cabeça, & pos hû barrete vermelho que lhe leuaua hû paje, & tomou hû pao na mão: & segundo estana apassionado cuydarão algûs q queria ir espançar ho gouernador, q a este tempo estaua armando algus caualevros: a que logo foy dito como ho Marichal era chegado, & que se hia pera a cidade muyto menêcorio porque não esperara por ele. A isto deixou ho gouernador os caualeyros, & foysse pera ho Marichal, que chegando ho gouernador a ele lhe disse. Que he isto Afoso dalbuquerque, a vossa palaura he hû pouco de vêto?

direis que tomastes Calicut. Eu ho tomey coeste barrete vermelho, & coeste pao, que na he mais necessario pera desbaratar os mourinhos da India. Ho gouernador por ser ôde era, & tabe por o marichal ter mais gete q ele, respodeolhe masamete: verdade era q ele tomara Calicut, & q̃ sua era toda a honrra: & q̃ se não esperara que desembarcasse, fora porq̃ ho vira descayr muyto abaixo do çarame, & ele ficara tão perto de terra, que se esperara por ele mataranlhe toda a gente com a artelharia: & por essa causa desembarcara primeyro, & não por lhe vsurpar sua honrra. E ele se não ouue por satisfeyto coestas disculpas dizendo que erão palauras: & ainda muyto menencorio chamou Gaspar ho lingoa, & preguntoulhe se se atreuia a leualo aos paços del rey de Calicut, porq là acharia com que pelejar pois ho não achaua ali: & ele lhe mostrou ho lugar onde estauão os paços, a seria dali mais de mea legea porque era no cabo da cidade. E determinado ho Marichal de ir là mâdou desembarcar dous tiros dartelharia dos bateys chamados cães pera os leuar diante, & entregou os a Pedrafonso daguiar: & mandando dar âs trombetas abalou pera os paços delrey, leuando obra de seyscentos homês em que entrauão todos os seus capitães, & logo lhe ali disserão algus que não deuia de ir aos paços del rey porque erão muy longe, & que a ci-dade era tão espalhada, que pera matar gente não auião de matar mais da que era morta: & que pois lhe tinhão desfeyta sua fortaleza, q era ho principal porq forão, & queymarlhe as naos q estaua varadas, que lhas queymassem, & recolhessem a artelharia da tranqueyra & do carame, & roubassem a cidade por aquela parte: & despois de vagar passarião a diante. E ele estaua tão menencorio que nunca quis se não hir, mandando dizer ao gouernador onde hia, que se ho quisesse seguir que ho seguisse. E posto que lhe a ele não pareceo hem a ida do Marichal, vendo que hia quis ir a pos ele: & mandou a dom Antonio de noronha que ficasse na praya,

assi pera a goardar como pera recolher a artelharia da tràqueyra, & queymar as naos dos immigos que estauão varadas. E mandou a Rodrigo rabelo, & a Manuel de lacerda, & a Simão dandrade que ficassem coele com a gente de suas capitanias, que seria mais de duzetos homes. E começou logo dom Antonio de mandar fazer o que lhe ho gouernador mandara que fizesse. Ho marichal que hia pera os paços del rey, hia desarmado como disse, & dizendo. Quem cuydara agora que ho Marichal vay assi caminho dos paços del rey & chegando a eles achou muytos navres recolhidos com ho regedor da cidade, que se acolhia ali como a fortaleza, & ali foy a peleja muy grande dos nossos co os îmigos, de que forão mortos oytêta, & os outros fugirã, & os nossos entrarão os paços, q logo começarã de roubar porque auia neles muyta riqueza, & desmandauanse, espalhandose por muytas partes. O que vendo Manuel paçanha disse ao Marichal q madasse poer fogo aos paços & se recolhesse à praya, porque se ho assi não fizesse terião os immigos tempo de se ajuntar (que ho poderião fazer em breue por ser a terra muyto pouoada) & que se assi fosse lhes faria muyto dano, porque auiào dachar os nossos carregados de fato, & que se não auião de poder defender. Ho Marichal não querendo tomar seu conselho. lhe disse que bem sabia como pelejauão os mourinhos da India, & que os fazião em Portugal muyto valentes a el rey seu senhor, que ele auia de descansar & se recolheria quando fosse tempo. Neste instante chegou ho gouernador aos paços, & quando soube que ho Marichal estaua dentro não quis entrar, & com os seus capitaes, & gente que trazia se pos em hum terreyro que se fazia diante dos paços pera defender que não entrasse muytos navres que acodià pera entrar: & estes quando virão ho gouernador se deixarão estar nas bocas das ruas q ali se fazião, & tirauão aos nossos muytas frechadas, de que ferirão algûs, & hum deles foy Fernão perez dadrade que foy ferido em hua perna, & por isso

se entrou nos paços com outros. E assentandose em hum alpendre, foy ter coele ho Marichal, que hia muyto cansado & afrontado: & pedindo que lhe dessem de beber, hum dos nossos lhe deu hua cabacinha com vinho de que bebeo. E nisto lhe derão hum recado do gouernador que dizia q se recolhesse que era tempo, porque carregauão muytos immiges: & como dali à praya era longe que os poerião em afronta antes que lâ chegassem. A que ho Marichal respondeo, que se fosse ho gouer-nador entre tanto na dianteira, porque ele ficaua poendo fogo aos paços, & que lhe hia na traseira. Ho gouernador mandou logo os feridos diâte, porque não embaraçassem os sãos se onuessem de pelejar. E indo na traseira de sua gête abalou pera a praya, & ho Marichal mandou logo poer fogo aos paços, em que aueria bem duas oras que estaua. O que vendo os mouros se tornarão a fazer em corpo. E em ho gouernador abalando se descobrirão por bocas de tranessas, & por detras de valos dortas que entestauão naquele caminho por onde ho gouernador hia, & outros se descobrirão junto dos paços, & tirauão aos nossos frechas sem coto sem se bolir donde estavão. O que sintindo os nossos começarão de bradar hus aos outros que se recolhessem porq an-dauão espalhados: que foy neles tamanha a cobiça de roubar q muytos estauão metidos polas casas dos mouros & deixauão as lanças ás portas pera hirem mais despejados, & se carregare melhor, não lhe lembrando que podià os immigos que erão muytos tornar sobreles, como tornarão & polas lanças dos nossos q vião ás portas conhecià os îmigos estarê detro, & esperauânos & ao sayr os mataua com as suas mesmas lanças, & era a reuolta muyto grande, assi da grita da gête como do fogo que ardia muy brauo: & ho Marichal sayo ja com algua afronta quasi nas costas do gouernador, & ali ho cercarã os immigos tirandolhe muytas frechadas, & azagunchadas darremesso, com que tratauão tão mal os nossos que se começarão de desbaratar, & os immigos carre-

gauão de cadauez mais sobre os nossos, em tanto que foy forçado ao Marichal voltar a eles com ate trinta dos nossos, fidalgos & caualeyros porque ho desapressassem: & os immigos que os virão tam poucos descarregão sobreles com grande impeto, & antes que ho fizessem dous nayres se apartarao hum pouco do corpo dos seus, & ficando àtreles & os nossos, poserão no chã os escudos & agomias & se abraçarão, como que se espedião hum do outro. E tornando a tomar as armas remeterão eles soos aos nossos, & matarà algûs primeyro q os matassem, & logo arremeterão os outros. E nisto bradarã Bastià de sousa & Ruy freyre (que erão dos que ficauão com ho Marichal) dizendo à gente que voltassem, que pelejanà os capitaes môres, porque coisto acodissem ao Marichal. Mas ninguem pode acodir, ou nã ousou, por os immigos serem muytos, & porque os frechauao sem piedade, & todos se queriao acolher: & se ho gouernador não fora diâte todos fugirão sem vergonha, nem ho gouernador não pode acodir pola desordem que a gête trazia. O que vêdo os immigos carrarà de todo com ho Marichal, & com os que ho ajudauão, & chegauanse a cles tão sem medo que lhes decepauão as pernas por as leuare desarmadas: & tamanho desejo tinhão de os matar, que com quanto os nossos os atrauessauão com as lanças, assi passados de parte a parte corrião por elas ate chegar a cles, & os decepauã. E assi decepados matarà ho Marichal & Manuel paçanha muytos mouros, & despois cayrão mórtos. E bem pronisticou Manuel paçanha sua morte no que disse estando no porto de Calicut: & assi acabou com quatro filhos que lhe ja tinhão mortos em outras batalhas, como contey atras, & de cinco que leuou á India escapou ho mais moco, que se chamaua Ambrosio paçanha, que tambem aqui oquera de acabar se ho não mandara ho anno passado pera Portugal, porque lho não matassem como aos outros, & ficasse dele algum filho que perpetuasse sua geração. Morreo aqui tambem Vasco da silueira, que ho

fez como valente caualeyro, que ferido de muytas frechas se topou na boca de hua trauessa com trinta nayres, & cometendoos com muyto esforço matou tres com a lança, & passando auante foy morrer com ho Marichal: com quem també os mouros matarão Ruy freyre, Pero fernandez tinoco, Francisco de miranda chichorro, Felipe rodriguez, & outros a que não soube os nomes ate treze todos fidalgos & caualeyros, que todos morre-rão como muyto valentes homês, dando suas vidas polas de muytos mouros que matarão primeyro que morressem, sem lhe ho gouernador poder socorrer pola causa que disse. E vendo ele a multidão dos immigos que carregaua, & por ser ho lugar por onde hia muyto estreyto pera voltar tanta gente, & por os nossos começarem de fugir com medo do que acontecera ao Marichal não se quis deter & proseguio auante passandose à dianteira por conselho dos fidalgos que hiào coele pera ter a gente que se desmandaua & fugia, & eles ficarão na traseira. E ho conselho foy muyto boo pera ho tempo, porque ainda co se ho gouernador passar â dianteira, era ho medo tamanho nos nossos que não deixauão de fugir por os immigos os perseguirem, & apertarem muyto de todas as partes, assi por abertas q sayão ao caminho como por de cima dos valos das hortas que entestauão nele, que erão tão altos que os mouros ficauão sobre os nossos & os ferião: & tão brauamente carregarão sobre ho gouernador que ho fizerão deter. E aqui foy hûa braua & aspera peleja, em que foy morto Gonçalo queymado alferez, & assi outros muytos feridos & antreles ho gouernador de duas zagunchadas, hûa no braço dereyto de que despois ficou aleijado & outra no pescoço. & esta foy pequena. E andando assi ferido veo hum pelouro de bombarda da parte dos immigos e deulhe nos peytos, & em lhe dando chamou ele por nossa senhora de goadalupe, tão deuotamête que rogou a nosso senhor que lhe não fizesse mal, como não fez mais que derribalo no chão. E em memoria deste milagre

mandon ele despois este pelouro (que parece que algü seu criado recolheo) a nossa senhora de goadalupe, com mil cruzados desmola, pera se comprar renda com que ardesse pera sempre hua alampada diante da imagem de nossa senhora, & està esta alampada antre as alampadas dos revs. E os frades do mosteyro de nossa senhora de goadalupe té este milagre escripto com outros muytos que nosso senhor tem feytos por rogo de sua gloriosa madre, & ho leem aos estrangeiros que ali vão em romaria, principalmente aos Portugueses. E caindo ho gouernador da pancada que lhe deu ho pelouro, em ele caindo acodirão muytos immigos pera ho matar, & fizerano se não fora Dinis fernandez de melo, & Antonio de sousa de Santarem que ho defenderão com muyto esforco. E bradando algús dos nossos que matauão ho gouernador, acodirão os fidalgos que hião na traseira, & com sua chegada se afastarão os immigos. E ja a este tempo ho gouernador estaua posto sobre hum pades, & tinhano as costas hum Fernão caldeira seu paje & outros. E estando ele em seu acordo disse aos fidalgos que não era nada, & assi abalarão pera a praya. E coisto que aconteceo ao gouernador acabarão os nossos de se desbaratar: & sem os fidalgos os poderem ter fugião a quem mais podia, & os immigos a pos eles, ferindo & matando. E indo coesta afronta tamanha, hum fidalgo chamado Ruy galuão filho de Duarte galuão tomou as costas hum Aluaro vaz que se lhe encomendou, porque de ferido não podia andar: & ele como muyto esforçado canaleyro que era ho saluou, lenando ho as costas ate a praya, nà lhe lembrando ho perigo de sua vida, & valeo aos nossos que era a praya perto: que se fora mais longe poucos ouverão de escapar dos nossos segundo hiào desbaratados: & ainda ouuerão de morrer os mais segundo os mouros hião apertando, se não fora por dom Antonio, Rodrigo rabelo, & os outros capitães que estauão na praya, que vendo os assi lhes acodirão logo, & Rodrigo rabelo foy ho primeyro que acodio a

dom Ioão de lima & a Antonio pacheco que hião cercados de muytos nayres, & tão feridos que se não podião defender & tambem de cansados. E vedo os immigos ho socorro que acodia aos que leuauão de vencida teueranse com medo das espingardadas que os do socorro tirauão, & assi da artelharia das galês que logo começou de jugar, & com quanto se os immigos teuerão hião os nossos tão desatinados, que muytos não parauão ate ho mar a que se deitauão, que com desatino do medo não vião as galês a que se podião recolher sem nadarem. E porque se não lançassem mais ao mar mandou dom Antonio a Simão martinz, & a Diogo mendez capitaes das galés que se recolhessem a elas pera recolherem nelas a gente, & assi ho fizerão: & entretanto embarcarão ho gouernador muyto fraco. E como foy embarcado Fernão caldeira aruorou ho seu guião & começou de bradar muyto alto, dizendo que ho gouernador era viuo que se recolhessem todos, & assi ho fazião: & tambem porque dom Antonio, & Ruy da cunha & Rodrigo rabelo esteuerão na praya ate que os nossos forão todos recolhidos. E ho derradeiro que se recolheo foy lorge botelho de pembal que andaua com Rodrigo rabelo, que apanhou muytas armas daqueles que as deixauão pera se lançarê ao mar: & vendo ficar hû arnes tornou por ele, porq não ficasse aos îmigos. E por ser ho perigo grande que estauão eles perto, & em terra não auia dos nossos se não ele, começarão de lhe tirar lanças darremesso do batel de dom Antonio, & do de Ruy da cunha porque se tornasse, & não querêdo ele sem leuar todas as armas ho mandaua dom Antonio prender: o que Rodrigo rabelo não consentio, dizendo que antes perderia quanto tinha del rey que prenderenlhe aquele homem, & não lho prenderão.

### CAPITOLO IIII.

Do dano que receberão os nossos dos immigos, & do que os immigos receberão deles, & do mais que passou.

A cabados os nossos de embarcar, que era ja bem noyte, despois de curado o gouernador, & os outros feridos, d forão muytos, madou ele saber pela frota os que falecião, & achouse que falecião setenta & oyto homens. s. ho marichal, Vasco da silueira, Manuel paçanha, Ruy freyre, Lionel coutinho, Fracisco de mirada chichorro, Felipe rodriguez, Pero fernandez tinoco, & outros capitaes, fidalgos & canaleyros ate vinte, & os outros erão homês não conhecidos. E posto q esta perda foy muyto grande, os immigos a receberá muyto mayor, porq lhe foy queymada a mayor parte da cidade: & nas casas, & no carame del rey forão queymadas quinhentas & setêta almas antre molheres & meninos, & forão mortos a ferro mil & cento & trinta homes de peleja, segudo se despois soube pelos mouros de Cochi, & de Cananor, q ho soubera dos de Calicut: & foy tomada toda sua artelharia, & queymadas vinte naos nouas q estaua pera ir a Meca. E se não fora ho desbarato dos nossos ganharão eles muyta honrra: & todania fizerão hù feyto notauel, porq desta vez ficou ho poder do camorim abatido de todo, & os mouros da India enuergonhados, porq erão dantes tão soberbos co Calicut, & confiaudo tato em sua fortaleza, que não somente lhes parecia que a não auiã os nossos dousar de cometer, mas ainda falando & muytas vezes sem proposito dizião, hiuos a Calicut: Assi q recolhidos os nossos ho gouernador se alargou de terra & surgio ao mar pera dali despedir pera Portugal a Pedrafonso daguiar, que por morte do Marichal ficaua por capitão mór da sua armada. E refusando Pedrafonso de se partir dali, dizendo que tinha necessidade de tornar a Cochim pera despachar

sua armada, disselhe ho gouernador q era ja tarde, & que as naos que estauão em Cochim por carregar que erão muytas, & poderião fazer tâta detença, que por ser muyto fora de moução quando partissem inuernaria em Moçambique, que seria grande deseruiço delrey seu senhor, por isso q se partisse com tres que ali tinha carregadas, & q em Cochi lhe despacharia logo outras tres q nomeou, & q as outras era seruiço del rey q ficasse na India co a gente q fora nelas, & co a artelharia, por quanto Duarte de lemos q andaua na outra costa lhe madaua pedir a armada, & dadolha, ele ficaua sem nenhua armada, o q seria causa de se perder a India, por quà soberbo ficara el rey de Calicut polo desbarato dos nossos, & q se ho visse se armada hiria tomar Cochi por isso era seruiço delrey q lhe ficasse as naos, & gete q dizia. Ao q queredo Pedrafoso cotrariar, o gouernador lhe disse q ele hia cotra ho seruiço del rey, & que assi ho auia de escreuer a sua alteza: & mais q leuando a seu cargo dous caes pedreiros quado fora co ho Marichal aos paços del rey de Calicut os deixara lâ, & fugira q os auia de pagar: & coisto lhe pos outros medos, a não somete Pedrafonso se calou a tomarlhe ho gouernador a armada, mas a tudo o que dali por diâte lhe quis tomar, q ate as trôbetas lhe tomou, & se ele queria cotrariar pregutaualhe logo pelos cães. E coesta armada que ho gouernador reteue ficou ele muyto poderoso, & pode co ajuda de nosso senhor fazer as grandes cousas que despois fez, o que não fizera se ho Marichal não morrera, porque lhe não ouuera dousar de tomar a armada, & sem ela ouuera de ficar hum pequeno capitão do mar, & não gouernador. E vendo Pedrafonso daguiar que não podia leuar a melhor do gouernador deulhe tudo quanto quis, & partiose com tres naos pera Cananor & dahi pera Portugal.

### CAPITOLO V.

Do que ho gouernador fez despois que foy em Cochim. E de como se perderão nos baixos de Padua Bastião de sousa & Frâcisco de saa indo pera Portugal.

Despois de partido Pedrafonso daguiar pera Cananor se partio ho gouernador pera Cochim, onde deu a capitania do nauio que fora de Vasco da silueira a hum Antão nogueira cunhado de Duarte de lemos: a quem escreueo por ele, que pelo desastre de Calicut, & por a armada da India estar ainda varada não se partia logo & lha leuaua: porem que se partiria tanto que fosse deitada ao mar, & que là se darião as galês como el rev seu senhor mandaua. E escreueo a dom Afonso de noronha seu sobrinho capitão de cacotorâ que estaua prouido por el rey da capitania de Cananor, rogandolhe muyto que partisse logo, & escriuia a Duarte de lemos que lhe desse embarcação se lha ja não tinha dada. E partido Antão nogueira despachou ho gouernador pera Portugal Bastião de sousa, & Francisco de saa, & Gomez freyre que tinhão suas naos carregadas: & indo por sua viajem Bastião de sousa & Francisco de saa que hião ambos juntos forão dar nos baixos de Padua, & por ser ho tepo bonança não fizerão as naos mais que abrir & assentarse na area, & antes que se enchessem dagoa se foy a gête nos bateys a hum ilheo que está junto dos baixos, onde se saluarão com muyto mantimento, & muyta fazenda. E estando assi por quanto dali era perto a Cananor, & com a bonança que fazia poderião là ir nos bateys, determinação os capitães de ir neles. E porque ouue deserença sobre quaes hirià coeles, disse Fernão de magalhães, aquele que descobrio ho estrevto de Todos os sanctos, nauegando de Seuilha pera Maluco, que bem viào que não podião ir todos juntos, & por se escusarem brigas que estauão ordenadas, que fossem os fidalgos & homes principaes com os capitães, & que ele ficaria com os marinheiros & outra gente baixa, com tanto que lhe prometessem eles de tornar por ele, ou fazer com ho gouernador que mandasse: o que lhe eles jurarão, & com ficar Fernão de magalhães quis a gente baixa ficar, que doutra maneyra ouuera de auer brigas. E estando ainda Fernão de magalhães no batel, ja que se querião ir, disselhe hum marinheiro cuydando que se arrependia de ficar. Senhor & não prometestes vos de ficar co nosco, disse ele, si, & vedes me vou, & foysse pera eles, & ficou: em que mostrou muyto esforço, & confiança nos homens.

#### CAPITOLO VI.

Do que aconteceo a Pedrafonso daguiar em sua viajem, & de como chegou a Portugal.

Comez freyre ho outro capitão de sua conserua se-guido por sua viajem chegou a Moçambique, onde achou ho capitão moor fazendo agoada. E partido daqui tanto auante como ho cabo das correntes, fez hua nao chamada a galega hũa agoa tão grossa que foy necessario acodirlhe ho capitão mór, & meteolhe dentro vinte cinco homens, que não podião achar por onde fazia agoa, porque era por debaixo da carlinga: & despois dachada foy tomada co grande trabalho, porem ho lugar era tão perigoso que pareceo a todos, que posto que se tomasse, que pera ficar segura não se escusava descarregarse a nao, porque se nauegasse sem lhe fazerë este remedio auia de tornar a fazer a mesma agoa. E por isso se determinou em conselho que tornasse a Moçàbique pera se hi correger. E a gente da nao foy tão aluoroçada com esta determinação parecendolhe que erão perdidos, que todos de hum acordo disserão que não anião de consentir que a nao tornasse a tras sem ho capitão môr tornar nela, & se não que antes querião q os matassem Portugueses, que serem comidos dos peixes. E venilo ho capitão môr este alueroço por não dar lugar a que se matasse aquela gente quis tornar na nao: & primovro que partisse tomou ho naujo a Bras teixeira pera tornar nele, & deulhe a sua nao em q ho mandou pera Portugal, & tornouse pera Moçambique, leuando c nsigo a Gomez freyre, porque se a nao se fosse ao fundo se saluasse a gête naqueles dous naujos, & teue bem de trabalho ate Mocambique, porque tornou a nao a abrir a mesma agoa. E descarregada em Moçambique, em a tirando a môte se partio pelo meyo que não aproueitou mais pera nada. O que visto por ele, & que não auia outro remedio se não deixar ali a carga: mãdou logo fazer dous fornos, em que se fez muyta cal pera rebocar & argamassar algûas casas em q alojou a especiaria. E fevto isto se partio pera Portugal a oyto de lunho de mil & quinhentos & dez, que era bem fora de tempo, & chegou a Lisboa co Gomez freyre a dezanoue Doutubro do mesmo anno.

#### CAPITOLO VII.

De como indo ho gouernador pera ho estreyto do mar rovo deixou a ida por saber que fazião turcos hãa armada na ilha de Goa.

Peytas todas estas cousas que digo, & sendo toda a armada da India deitada ao mar disse o gouernador aos capitães, fidalgos, caualeyros, & pessoas principaes que andauão coele, que por comprir a prouisam del rey seu senhor queria leuar a armada da India a Duarte de lemos que andaua na outra costa: & que não queria deixar nenhãa na India por não auer dela necessidade, por quanto as nãos de Calicut que poderão hir a Meca com especiaria forão queymadas. E naquela moução estaua certo: não poderê nauegar de Calicut pera ho mar roxo, porque em Feuereyro, Março ate meado Abril que ela

durava não avião os mouros de poder fazer outras naos. E todos aprouarão sua determinação, que posto que assi a dissesse em pubrico, a verdade era q ele queria ir sobre Ormuz, & vingarse da treyção que lhe hi fora feyta (como disse no segundo liuro) & porque se os mouros na apercebessem sabendo sua ida dissimulaua com dizer que leuaua a armada a Duarte de lemos, & por isso a leuaua toda & tanta gente. E aparelhandose pera partir lorge da cunha, Fracisco de sousa mácias, leronimo teixeira & Luis coutinho lhe disserão que eles não ficarão na India, se não por lhes parecer que por ser tarde não poderião passar de Moçambique, & que por as suas naos sere de mercadores eles não erão obrigados a seruir coelas a el rev de Portugal, se não se lhes pagassem, por isso se queria que fossem coele que lhes auja de dar outro mantimento a fora o que leuauão de viajem. Ao que ho gouernador respondeo, que se ele podera fazer o que pedião que ho fizera de boa vôtade, mas que bem sabião q não tinha comissam del rey seu senhor pera dar mais soldo do que cada hum trazia de Portugal, & por isso lhes nã podia dar mais do que trazião: quanto mais que ele os não deteuera nem detinha, në ficarão na India, pelo que compria a el rey seu senhor, se não por não terem tempo pera partir. & pois ficauão que não era muyto fazerem aquele seruiço a el rey: & mais que eles não folgarião que ele soubesse que ho não quiserão seruir. E despois de estes capitaes perfiarem muyto q lhe dessem outro soldo, & não queredo ho gouernador dar lho onuerão de ir coele: que se partio de Cochim na fim de Ianeyro de mil & quinhentos & dez, leuando a via de Cananor, & deixou por capită em Cochim Antonio real q era alcayde môr & patrão mór da ribeira, porque levaua consigo dom Antonio de noronha seu sobrinho, & leuaua vinte duas velas. s. dezasete naos, de que erão capitães ele, do Antonio de noronha, Fernão perez dandrade, lorge da silueira, Ayres da silua, Francisco pantoja, Duarte de

melo, dom Jeronimo de luna, Frâcisco pereyra continho, Bernaldi freyre, Manuel de lacerda, Frácisco de sousa mancias, lorge da cunha, Francisco coruinel, Luis coutinho, Ieronimo teixeira & Garcia de sousa. E duas carauelas, de que erão capitães Antonio pacheco & lorge fogaça. E duas galès, de que erão capitáes Simão dandrade & Diogo mèdez, & hum bargantim, de que era capitão Simão martinz. E chegando ele a Cananor deu a alcaydaria môr da fortaleza a Diogo mendez, & a capitania da sua galé deu a Diogo fernandez de beja: & estando hi chegară Bastião de sousa, & Frãcisco de sá nos bateis, em que partirão dos baixos de Padua, & disserão ao gouernador ho perigo em que ficaua Fernão de magalhães com a outra gente. E posto q ho gouernador soube q eles teuera muyta culpa em se perderem por não guardarem ho regimento que lhes dera, dissimulou coeles & emprestoulhes dinheiro pera suas necessidades, & madou a Antonio pacheco por Fernão de magalhães, & polos outros, que os trouue todos a Cananor, onde ainda achou ho gouernador: a partido de Cananor soube a monte Deli q Frâcisco de sousa, Ieronimo teixeira, lorge da cunha & Luis coutinho o querião deixar & irselhe, îduzidos por leronimo teixeyra que se fossem todos andar darmada de Ceylão pera dentro, porque ali se carregarião de presas, o que ele sabia de quando fora a Malaca com Diogo lopez de sequeyra, & que dali sem tornarem aa India se hiriào pera Portugal, como fizera Diogo lopez. E porque isto não ouuesse efeyto tirou ho gouernador a capitania a Jeronimo teixevra, & aos outros tomou as menajens, que não fossem hûs às naos dos outros, porque ali se fazia a conjuração, que foy desfeyta coeste atalho. E costeando ho gouernador dali a costa foy ter ao porto de Baticala onde estanão duas naos de mouros de Meca que forão tomadas pelos nossos capitães, & forão vendidas a hûs mercadores da mesma cidade. E estando aqui ho gouernador lhe foy dado hum recado de Timoja, que compria muyto a seruiço del rey de Portugal verse coele, que lhe mandasse logo dizer onde queria que se vissem. E per conselho dos nossos capitães foy a vista no ilheo Donor que estâ ao mar dele onde se virão. E Timoja lhe disse camanho seruidor fora sempre del rey de Portugal, & assi ho era: & por isso lhe dizia que ho çabayo senhor da ilha de Goa, & no reyno de Daquem mandaua fazer em hua cidade que estaua na mesma ilha vinte naos de castelos como as nossas, de que cinco estauão quasi acabadas: & assi tinha feytas algúas fustas com fundamento de fazer húa grossa armada que andasse por aquela parajem pera pelejar com a sua armada, & com as naos que fossem de Portugal, & com as de nossos amigos, de que ja tinha tomadas algûas, & que tinha artelharia, & muyta & muy boa gente branca todos turcos que sabião bem pelejar, & por isso lhe conselhaua que não fosse fora da India, & fosse logo sobre a cidade de Goa, porque estaua em disposição pera a tomar sem perigo, porque ho çabayo era morto, & hû filho que lhe sucedera chamado tâbem ça-bayo, não estaua na cidade que era na terra firme a fazer guerra a hua cidade que se lhe rebelara, & que leuara a mayor parte da gente de goarniçã que tinha em Goa, que por esta causa era muy facil de tomar, & querendo ir tomala iria coele, & leuaria a dianteira, & que as suas naos poderião entrar no rio de Goa. E sabido isto pelo gouernador chamou logo a conselho, & propos nele o que lhe Timoja dissera: & per todos foy acordado que se deuia de trabalhar por se tomar Goa, quanto mais podedose auer daquela maneira, & por isso deuia ho gouernador de deixar dir onde hia & ir a Goa, que aquilo parecia ordenado por nosso senhor. E de tudo isto foy feyto hum auto per Lourenço de payua que era secretario, em que todos assinarão. E assi foy feyto outro sobre ho gouernador pedir a todos os capitães, fi-dalgos & caualeyros, que sendo caso que ele falecesse na tomada de Goa, que eles ouuessem por gouernador

da India a dom Antonio de noronha ate vir de çacotorà dom Afonso de noronha seu hirmão, q elrey seu senhor mandaua que lhe sucedesse na governança, o que lhe todos prometerão, & assinarão ho auto que se disso fez. E assentado que se tomasse Goa, cocertou ho gouernador co Timoja que fosse por terra sobre a fortaleza de Cintâcora, em que estaua hum capitão do çabayo com gente de goarnição toda branca, & que trabalhasse por a queymar, porque aquela gente não fosse socorrer Goa. E concertado isto, se partio dali Timoja, & foysse a Honor, onde junta muyta gête foy sobre Cintâcora indo por terra, & sua armada ho foy esperar ao cabo Darama.

### CAPITOLO VIII.

De como está situada a cidade de Goa cabeça do senhorio do çabayo.

Esta ilha a que nos chamamos Goa, chamão os canarins, a sam os getios naturaes da terra Tiçoari, foy do senhorio do revno de Daquem, em cuja costa está a cincoenta legoas de Dabul: nauegando pera ho sul estâ è dezaseys graos da bada do norte sera de sete ou oyto legoas de roda, pouco mais ou menos. Tem duas barras, a principal de que se seruem està na soz de hû rio que se chama Pangim, & ao longo dele duas legoas da barra està situada hua cidade que tem ho nome da ilha. E da barra pera dentro da banda da ilha estaua hũ baluarte, onde agora está ho castelo de Pangim: & da banda da terra firme estaua outro baluarte & ambos com artelharia. E defronte da mesma ilha de Goa, onde se chamaua ho vao de Gondalim, q se chama agora ho Passo seco se faz outra ilha antre a de Goa, & terra firme que se chama Iña & he despouoada: & ho rio q fica antrela & a de Goa he tão estreyto, & de tão pouca agoa, que com baixa mar se passa quasi a pê enxuto: pore ha nele muytos lagartos dagoa, que tambem ha nos

outros rios. E despois que ho cabayo foy senhor desta ilha, pera a fortalecer, màdou que todos os condenados à morte por justica fossem lançados naquele rio com grande soo de trobetas & bacias, que os lagartos teue-rão por sinal da ceua que lhe lançauão, porque comem homes, & acodião logo como ounião as trombetas, & daqui se acostumarão ali, de maneira que se deixara ficar, & fizerão casta q ha agora ali muytos, & quem ou-uer dentrar por este passo îdo da terra firme ha de pas-sar a lua & dahi a Goa. Tem esta ilha outro passo da bada do leuate obra de hu quarto de legoa deste Passo seco, q se chama Benastarim, & dhu passo ao outro era a ilha cercada de muro & baluartes: & ao longo do muro da parte de detro era a terra alagadiça, de modo que ficaua muyto forte, & em Benastarim estaua hua pouoação de gentios, como ainda agora está, & aqui he ho rio mais largo que no Passoseco & vay alargâdo de cada vez mais ate outro passo q te a ilha que se chama Agacim onde a trauessa de mar que ha dela à terra firme, he mais de hũa boa legoa, & aqui se faz outra barra que se chama Goa a velha, onde a ilha tem hũa fermosa praya. E no tempo que esta terra foy de gentios esteue hi a propria cidade de Goa, q os mouros destruyrão: & foy muyto grade & nobre, segundo ainda então parecia na soma de cantaria laurada, & em muytos piares que hi estauão. E nesta barra, ou pera melhor dizer, baya defronte Dagacim, se vem meter hû rio que vem da terra firme por hûa comarca que ha nome Salsete. A mayor parte desta ilha he cercada de rochedo & vasa: a terra ë si he muy fermosa & viçosa de muytos & grandes palmares q da muito vinho, azeite, vinagre & jagra, q sabe quasi como açucar, & arecaes que dão areca com q se come ho betele, & ë tudo isto se faz muyto dinheiro, & tem agora muytos Portugue-ses disso muyta renda. Ha tambem muytas hortas em q ha muytas & muy singulares fruitas da terra, & muytas & muy sàdias agoas: ha muito arroz & outros ligu-

mes & deles diferêtes dos nossos & todos pera comer. & ha grade soma de gergelim, de que se faz muy bo azeite q escusa o nosso, & he em tanta abastaça que se faz em lagares como ho nosso. Ha nela muito gado, de vacas & de bufaros, & muytos porcos & galinhas, & muyto & bo pescado, & assi outros muytos mantimentos da terra & do mar. He muyto pouoada de gentios que se chamão canarins, hús bramenes & outros doutras calidades, tem muytas casas doração de seus idolos a que chamão pagodes: & ha per toda ela muytos & grandes tanques feytos de ladrilho (em que pode nadar nauios) pera se lauare os gentios & mouros. Nesta ilha como digo duas legoas da barra pelo rio de Pangim acima, defronte doutra ilha chamada Diuari estaua situada a nobre cidade de Goa, não tão polida como agora, pore be arruada & de boas casas altas de sobrados de pedra & cal & cercada de muros baixos, & tinha boa fortaleza & grandes almazes, & hus paços do cabayo: era pouoada de mouros mercadores estranjeiros, muy honrrados & ricos todos brancos, & tambem de gentios naturaes da terra, & doutros filhos de mouros & de gêtias que se chamauão neiteas. Era cidade de grade trato por ser de bo porto & por hirem a ela muytas naos de Meca, Dadem & Dormuz com grande soma de ca-ualos q pagaua muytos dereytos, q era a mayor parte da rêda q rêdia a alfandega de Goa. Esta ilha co as duas q disse, & outra chamada Chorão que està muyto perto dela erão do senhorio do reyno de Daquem cujo derradeiro rey a deu co estoutras tres ilhas, & com a terra do Balagate detro na terra firme a hu mouro seu vassalo que se chamaua cabayo por ser bo caualeyro, & manhoso na guerra, pera q a fizesse a el rey de Narsinga seu vezinho: & despois se leuatou este cabayo como disse contra el rey seu senhor quando se lhe leuantarão os outros capitães que lhe gouernauão ho reyno, & despois que se ho çabayo leuanteu fortaleceo a cidade mais que dantes, & madou fazer na entrada do rio

de Pāgim os dous baluartes que disse, & ambos bē artilhados, & tinha neles alcaides & gente branca de goarnição que os goardauão, & assi na cidade em que de cotino tinha hù capitão co muytos turcos de peleja, porque não fiaua doutros pera fazer coeles guerra: & tinha a ilha tambem goardada que ninguê não entraua por mar nem por terra se não co muyto grande recado de goardas que estauão em todos os passos que erão Pangim, Agacim, Benastarim, Gondalim & Daugim. E nestes se registraua todo ho homem que entraua na ilha, & lhe escreniã todos os sinaes que tinha em seu corpo & donde era, & assi ho deixauão entrar. E isto fazia ho çabayo porque lhe não fizessem treiçã, & coela lhe tomassem a cidade, & assi ho fazia ho filho despois que sucedeo no senhorio.

# CAPITOLO IX.

De como o gouernador chegou á barra de Goa, & de como do Antonio de noronha tomou os dous baluartes da barra.

Partido Timoja, partiose ho gouernador pera Goa, a cuja barra chegou hû dia a horas de vespera, & em chegando foy ter Timoja coele, & de caminho deu na fortaleza de Cintâcora, & a tomou & queimou, & nos ilheos de Goa se embarcou em sua armada, q seria de ate doze cotias em q leuaua boa gente de guerra. Surto aqui ho gouernador acordou em coselho de mandar sondar ho rio pera ver se poderião entrar as naos como dizia Timoja, & q hiria a isso ho piloto mór em hû batel com dom Antonio de noronha q auia de ir tomar ho baluarte q estaua na ilha de Goa abaixo de Pagim: & auia dir em hûa fusta, & auião dir coele Simão dadrade na sua, & Simão martiz no seu bargantim, & Iorge fegaça no seu batel: & q entretato q do Antonio desse no baluarte da ilha, daria Timoja no outro da terra firme: & vista a disposição da barra que tornasse ho piloto mór

com recado ao gouernador. Isto assentado partiráse os que auião dir, & tanto que aparecerão começarão os îmi-gos de tirar dos seus baluartes, & logo Timoja se apar-tou com suas cotias a cometer ho baluarte da terra firme, & dem Antonio cô os outros capitães cometeo ho da ilha è que estaua cufogogi hù mouro capità de Goa, que tanto q soube polas vigias q tinha como a nossa frota parecia ao mar receâdo o que soy acodio logo co gente de caualo a socorrer a fortaleza de Pâgim, & dahi se passou ao baluarte da barra que estaua abaixo dela, & mandou dar fogo a essa artelharia que tinha: de que hù pelouro deu na proa da fusta de dom Antonio & leuou hû pedaço dela, & por muy pouco errou de ho matar. E co tudo ele com os outros capitaes não deixarão de passar auante & poiarão em terra, onde ho primeyro que poiou foy lorge fogaça, & com ho seu guià se meteo antre os immigos que era muytos, & pelejaua co muyto esforço as cutiladas & laçadas, & os nossos tambê: & nisto foy ferido çufogogi em hùa mão cô hûa seta da nossa parte q lha passou pela palma, & como a dor era mortal não pode mais esperar & saiosse da peleja: o que sintindo os seus fugirão logo & desempararão ho baluarte, ficando algús mortos. Desemparado ho baluarte os nossos ho entrarão, & tomarão algüs mátimentos, & armas que hi acharão, & dom Antonio mandou recolher os tiros que estanão nele: & fazendose isto chegou Timoja, que tambê tomou ho outro baluarte, co matar algus dos immigos, & tomado o queimou. É ajuntado com dom Antonio se forão à fortaleza de Pangim onde se acolhera çufogogi, q vendo qua asinha os nossos tomarão ho baluarte, temendo que fizessem assi å sertaleza por ele estar tà serido que na podia estar co sua gete na peleja caualgou & foisse pera Goa ho mais secretamente que pode. E cuydando os immigos que estaua na fortaleza quiserão defêder a desêbarcação aos nossos, & nã poderão por mais que trabalhara, & ferirã os nossos neles tà rijo q os fizerà recolher pera a fortaleza & entrarão coeles & matarão muytos & os outros fugirão sem morrer nenhú dos nossos.

## CAPITOLO X.

De como ho gouernador sabédo o que dom Antonio tinha feyto entrou pera dentro de Pangim, & do recado que mandou á cidade.

Tomada a fortaleza de Pangim foylhe posto fogo, & assi à pouoaçã & ardeo grande parte de tudo. E por ser ja quasi noyte dom Antonio na quis passar dali, & madou recolher a artelharia. E despois de recolhida q era noyte mandou ho piloto môr com recado ao gouernador, assi do q tinha feyto como da disposição da barra, & da sonda que tomara, & no caminho achou ho piloto mòr Nuno vaz de castelo branco, que por mandado do gouernador hia em hû batel a saber o q era feyto, & ode ficaua dom Antonio: porque quando ele vio ho fumo da fortaleza de Pangim que ardia cuydou q era em Goa, por amor do outeiro que està sobre pangim, que parecia da barra onde ele cuydaua que era a cidade, porque ainda não sabia onde estaua. É com quanto Nuno vaz achou ho piloto môr, & soube ho recado que leuaua ao gouernador: todauia ho foy saber de dom Antonio, & sabido tornou ao gonernador, posto que era passada grãde parte da noyte. E estando ja ho gouernador eformado de tudo, determinou de ao outro dia com a viração madar todos os naujos pegnos co a mais gente que podessem leuar: o que logo mandou dizer Nuno vaz a do Antonio, & que se posesse acima donde chamão Rabandar, que he auante de Pangim hũa boa mea legoa da cidade, & q ali esperasse ate ele ir co os nauios, porque as naos grandes entrarião despois. E ao outro dia como foy tempo se partirão os nauios pera onde estaua dom Antonio, que era onde lhe ho gouernador mandara: & hião coeles muytos pagueres de Cananor,

& paraos de Cochim que ho gouernador ali detenera. pera lhe ajudarem a desembarcar a gête, porque tinha poucos batevs. E agle dia a tarde despois de ho gouernador saber q as naos grandes podião entrar pera dentro, têdo tempo, que então falecia: & deixandoas a recado se foy pera onde estana dom Ántonio, & achou â fala coele hua cotia que sayra da cidade, em que estanão algüs mouros, que em seu trajo parecião homês honrrados, que como virão surta a galé em q hia ho gouernador, à era a de Diogo Fernandez de beja, abalrroando coela saltara dentro, & forase deitar aus pés do gouernador, beijandolhos: & fazedo os ele leuantar, lhe disserão à erão mercadores Dormuz vassalos del rey de Portugal. & nauegauão com seu seguro. E sabedo como ele estaua na barra lhe leuauão refresco, de galinhas, carnevros, & fruytas q lhe despois derão, & lhe disserão como ho capita de Goa fora ferido na tomada do baluarte da barra: & por isso, & por os mouros vere tão asinha tomados os baluartes, & por auer na cidade pouca gente darmas, & estar ho hidalcão longe desconfiauão os mouros de Goa de se poderem defender, & determinauão de se lhe entregar se ele cometesse a cidade. E por esta noua lhes prometeo ho gouernador aluicaras, & deixando cosigo algús deles despedio logo os outros pera que se tornassem à cidade, & dissessem aos moradores dela que ele não auia de fazer guerra se nã a quem a quisesse, & se eles a não quisessem q lha não faria, mas antes os deixaria viner liures como viuião, & ainda mais se mais podesse ser, & os trataria como a Portugueses: & lhes quitaria a terça parte dos dereytos que pagauão ao hidalção. E todos os que tinhão terras, redas & soldos do hidalção, ho teuessem como dantes, & ho mesmo vsaria com os pagodes & mezquitas: & q assi mouros como gentios viuessem liuremente em suas seitas. Por isso que lhes regaua que folgassem de ser vassalos delrey de Portugal, & de ho tere por senhor, & a ele por amigo. Sabido este recado por esses

hőrrados da cidade, como ja estauão abalados pera se darê determinaranse em ho fazer, & disserão a cufogogi, que se ele quisesse pelejar co ho gouernador que pelejasse, porque ho não auião dajudar: dandolhe as rezões porque. E vendo ele isto não se atreuendo a defender se foy da cidade, & passouse pera a terra firme, pera se ir ode estaua ho Hidalcão.

### CAPITOLO XI.

De como a cidade de Goa foy êtregue ao gouernador, & do q fez despois dentrar nela.

L'artido cufogogi esses mouros honrrados de Goa e no-me de todos os moradores dela madarão dizer ao gouernador pelos mouros Dormuz, que eles lhe entregarião a cidade, com condição que alem de todas as seguranças que lhe daua, de q faria hu seguro assinado por ele, lhe seguraria tambem as fazendas & pessoas, assi dos mouros como dos gentios. O q ho gouernador fez, & isto somete aos mercadores & naturaes da terra, mouros, bramenes & canarins: porem que a fazenda dos lascarins, turcos, & doutra qualquer gête darmas que nã entrasse neste seguro, & fosse perdida pera el rey, & pera as partes. Do que os mouros forão contentes por não poderem al fazer, & lhe mandarão dizer que ao dia seguinte fosse tomar posse da cidade: o q sabido por algua gente darmas que auja nela fugio pera a terra firme. E ao outro dia com a viração se foy ho gouernador pera a cidade que estaua dali a tiro de bombarda, & chegadose parela começou de se descobrir ho porto, em que auia muytas naos de mercadores, & outras varadas & começadas de fazer, & muytas fustas, & outros nauios. E pelos muros da cidade apareceo muyta gête, que saya a ver a nossa frota. E antes que ho gouernador chegasse ao cays forão esses principaes da cidade etregarlhe as chaues dela, & fazendolhe sua reuerencia,

lhe disse hû em nome de todos. Esta tua supita vîda. & a tempo que esta cidade estaua desemparada, assi do hidalção que foy nosso senhor, como dos lascarins que a goardauão, nos faz parecer que Deos ta quis dar pera se acrecentarem com tamanha cousa como esta. as outras muyto grades que tu & os frangues tedes feytas nestas partes. E pois ele quis mudar ho senhor a Goa nos outros ho não podemos estoruar, & ta entregamos. E doje por diante nos sometemos ao senhorio del rey de Portugal, & nos metemos debaixo de teu emparo, pera que nos trates como a seus vassalos, & nos fauoreças como a teus seruidores. E dizendo isto lhe deu as chaues, que ho gouernador tomou co muyto grade prazer, louvando o que fazião, & prometendolhe o que lhe pedião. E dado muytas graças a nosso señor pola muy grande merce q lhe fazia: desembarcou no cays aos dezasete de Feuereyro do anno sobredito: & entrou logo na cidade pela porta da ribeyra co a gente feyta em escoadrões, & a bâdeira real, & tanjedo dia-te suas trobetas. E certo q era muyto pera louuar ho señor deos vendo entrar os nossos ta pacificamete em hua cidade de mouros tã poderosa sendo os nossos tã poucos. Entrado ho gouernador na cidade repartio logo seus capitaes, & gente pelas portas dela, & pelos muros, em q madou fazer estacias muy bem artilhadas: & a fortaleza deu a do Antonio de noronha, porque auia de ser capitão: & ele se apousentou nas casas q fora do çabayo, em q achou muytas molheres do hidalca, & mocas q lhe ali ficarão, & pela cidade muytos & bos caualos Darabia & da Persia. E e huas grades casas dalmaze q estaua atre a fortaleza & as casas do cabayo, estauão muytos mantimêtos, muyto breu, muyta estopa, pregadura & cordoalha pera as naos, & fustas dos turcos q se fazião pera a armada q se ordenaua, o q sepos em recado: nã somente o que estaua dos muros a dentro, mas també no dos muros a fora, assi como na fustalha, & naos q estaua varadas, & outras q estaua

quasi feytas, & começadas de fazer: & antrelas estaua hũa quilha cổ codaste & roda, & muyta liação ja posta, q dizião os nossos q acabada seria de mil & duzentos toneys segundo ho fundamento da armação, & disse se q ja lhe ardera outra daqle tamanho que tinhà feyta na primeyra cuberta. E nesta armada pos ho gouernador grade vigia, porque lha não queymassem os mouros, q esperaua de se aproueitar dela: & despois disto ouue em seu poder todos os arredametos das tanadarias de Goa que tinha na terra firme, & descobriolhos Crisnâ, q era então moço, & era filho doutro Crisnà, q fora rendeiro dagla terra: & assi ouue os jtes de quanto rendia a alfandega de Goa, & o q se pagaua de soldo, & mantimeto aos lascarins q estauão na cidade. E achou q a alfandega redia doze mil pardaos douro, & as ilhas anexas a ela cinco mil & as tanadarias da terra firme. s. Caste Antruz, & Bardes rendião sessenta & cinco mil. a fora outras muytas q auia. E vendo ho gouernador quão grossa cousa era Goa, louvaua muyto a nosso se-nor por lha assi entregar, & dizia a seus capitães q da sua mão a tinha, & pois era hữa cousa tamanha, assi na abastança dos matimentos como na gradeza da renda q era muy necessaria pera conseruação do estado da India delrey seu señor, & assi pera proueito de sua fazenda. E por tanto lhe parecia muyto necessario q a goardassem co todo ho boo recado, & diligencia q podessem: o q se não podia fazer sem q inuernassem ali todos aquele inuerno, porq co sua estada faria a gete assento, o q seria ao cotrairo se se fosse logo por mais gëte q deixasse nela. E aprouado por todos este parecer, mandou ho gouernador entrar as naos grandes pera detro, surgirão junto da cidade, & proueo os passos da ilha, q se chamão tanadarias, q em nossa lingua quere dizer almoxarifados, q assi ho sam, porq os tanadares que estão neles arrecadão os dereytos das mercadorias q entrão por eles. E estas tanadarias êtregou a algus dos nossos, a que madou que na deixassem entrar

na ilha, ne sayr dela nenhua pessoa sem leuar sua chapa como se costumana dates. E esta chapa era como selo se não que era aberta de parte a parte, & punhasse co almagra, & deu a estes tanadares escrivões, & piães getios, & assi algüs dos nossos pera goarda dos passes: & deu a capitania de Goa a do Antonio, & a feytoria a Frãeisco corninel, & a alcaydaria mór a Gaspar de payua: & assi prouco outros muytos officios.

### CAPITOLO XII.

De como o gouernador madou duas embaixadas, haa a el rey de Narsinga, & outra a el rey de Vegapor, pera fazer amizade coeles.

Providos os officios da cidade, proveo ho governador as tanadarias da terra firme, assi pera se não perdere, como pera se arrecadar ho dinheiro que se lá deuia ao hidalção, q ho gouernador dizia q se auia de pagar a el rey de Portugal, pois era señor de Goa cabeça daquelas terras do Balagate. E por quanto as tanadarias erão na terra firme, não ousou dauêturar nelas nhûs dos nossos pera os ter là por tanadares, & quis atêtar ho vao co getios, & mouros dos moradores de Goa, fazendo cota que naçles não se auenturaua mais, que hirense co ho dinheiro que estaua ainda no mato, & nã era del rey seu senhor, & nos nossos auêturanase a vida, que lhos poderião matar a todos. E a cada tanadar destes deu hū escriuão getio, & quinhentos piães, q todos auião de ser pagos do dinheiro q arrecadassem: & encomendoulhes muyto q trabalhassem por trazere a gente da terra a obediencia del rey seu senhor. E porque ele receaua, que por ho hidalca ser muyto poderoso lhe fizesse guerra, pera ver se podia cobrar Goa, determinou de se liar co elrey de Narsinga seu vezinho, pera q ou ho ajudasse, ou fizesse guerra, como fazia ao hidalcão, & coisso lhe estoruasse que a não fizesse a

ele: & pera isso lhe mandou a ebaixada, q lhe ouuera de leuar Pero fernadez tinoco, q foy morto em Calicut. E fez ebaixador a hu Gaspar chanoca, homem de boa casta, & caualeyro da casa del rey seu señor, que mandou be acopanhado, assi de gete de caualo dos nossos, como de piães da terra, & todos be atauiados, & deulhe algüs caualos q desse da sua parte a elrey de Narsinga. E a instrução da embaixada q leuaua del rey de Portugal foy, q ele folgana muyto de ho ter por amigo, & que assi ho seria seu, & mandaua ao seu gouernador da India que ho fosse, & ajudasse sempre em suas guerras contra seus imigos, pedindolhe licença pera fazer hũa fortaleza em Baticalà, porque ali lhe era muyto mais necessaria que em outro nenhû porto dos que tinha, por amor da carregaçã que se hi fazia perà Ormuz. E o gouernador lhe màdaua dizer da sua parte, que el rey seu señor lhe mandara que tomasse Goa pera ho ajudar mais facilmête cotra ho çabayo q lhe fizera sempre guerra, & por esta causa tomara Goa: donde da parte del rey seu señor lhe mandaua agles caualos. E se quisesse entêder em coquistar ho reyno de Daque, q ele ho ajudaria, & cometeria logo de sazer guerra ao hidalção. É madou mais a Gaspar chanoca que de caminho fosse pela cidade de Vengapor, & salasse ao rey dela, & lhe desse de sua parte hû presente de peças de borcado & dezcarlata, pedindolhe, que pola amizade que tinha co elrey seu señor, lhe deixasse coprar em sua cidade duzentas seelas, & outras tatas cubertas pera caualos, de que tinha necessidade, & em companhia de Gaspar chanoca, mandou ho gouernador hû frade de sam Francisco chamado frey Luis, pera que visse se podia converter el rey de Narsinga a nossa scia fee. E indo Gaspar chanoca por Vegapor deu ho presente a el rey, que se escusou de dar licença pera se comprare as selas, & cubertas, dizendo que a não podia dar sem consentimento del rey de Narsinga. E proseguindo Gaspar chanoca seu caminho, chegou a Bisnegar, ôde

estina elrey de Narsinga, que ho mandou receber co grande solenidade, por ser embaixador de que era, & fezlhe muyta honrra, & recebeo co muyto prazer a ebaixada, & presente: & mostrou grande contentamento do gouernador ganhar Goa. Pore despois se soube que lhe pesana pore ania medo aos nossos, & pareceolhe que tendo eles Goa lhe não hirião nenhus canalos Darabia, & da Persia, como hião quando era de monros, & tudo isto dissimulou, mas não despachou ho embaixador dali a grande tempo.

### CAPITOLO XIII.

De como fortalecendo ho gouernador a cidade de Goa oune hãa amotinação antre os nossos, & por cujo conselho.

Intendêdo ho gouernador e fortalecer, assi os muros da cidade pera os fazer mais altos como a fortaleza, ordenou, que pera mais brenidade, & a obra ser mais forte que os nossos a fizessem, & reparticha per quartos pelos capitães, a que mandou que desse a cada hũ mesa aos de sua capitania. E pera este gasto lhe ordenou hũ tàto ẽ dinheiro cada mes, segundo a gente a q auia de dar mesa. E juntamente coesta obra mandou acabar as naos que estauão começadas, & todas as despesas destas obras se fazia do dinheiro q se auia das tanadarias da terra firme que estaua a obediencia del rey de Portugal, porq aquela gente não he se não de viua que vence, & tanto lhe daua pagarem aos nossos como aos mouros, & por isso pagauão sem trabalho, & hião a Goa tomar seguros do gouernador. O que ele vendo, & tendo a cousa por mais segura tirou os tanadares mouros, & mandou em seu lugar algüs dos nossos de baixa sorte: & estes arrecadauão os dereytos, & os madaua a Goa à feytoria. E vendo Timoja como as tanadarias estauà pacificas por el rey de Portugal pedio ao gouer-

nador q lhas arrêdasse, & que ele tomaria a goarda delas sobre si, & co essa condição lhas arrendou ho gouernador por quarenta mil pardaos douro. E andando ho gouernador ocupado nestas obras que digo, começarase de agastar algüs capitaes co ho trabalho que era muyto grande, porq na somete trabalhauao de dia, mas vigiauão de noyte, que ho gouernador nã se fiaua da gente da terra. E dos capitães que se mais agastarão foy Ieronimo teixeira, Luis coutinho, Iorge da cunha, & Francisco de sousa mancias, q mais co vergonha que com vontade seguirão ho gouernador: a q apertana muyto que lhes desse liceça pera se hire pera Cochim, porque tinha necessidade de inuernar lá, pera ho corregimento de suas naos. O que ho gouernador dissimulaua, & dilataua a reposta, pola necessidade q tinha de-les & de sua gete. E affirmouse que quando lorge da cunha vio que ho gouernador lhe não daua licença, que lhe amotinou a gete ao que ho ajudauão dous da sua capitania, hũ chamado Esteuão bayão, & outro Francisco de figueiredo. E prouocarão obra de nouecentos homes q nà comessem as mesas de seus capitaes, & q lhes pedissem hū cruzado pera cada mes, & não lho querendo dar q roubassem a cidade, & lhe posessem fogo. Do que sendo ho gouernador auisado deu em hûa casa, em q estauão juntos quasi todos estes côjurados, de que prêdeo algus, & despois por ser ho têpo que era os soltou, & por se achar que Iorge da cunha era mais culpado que eles, pelo que fizera, & ho não auia de castigar como merecia. E dali por diante nunca aqueles capitães cessarã de fazer requerimentos ao gouernador, pera q os deixasse ir: & por ele na querer darlhes licença, se pubricavão por muy agravados dele. E durando estas cousas teve ho governador recado q no porto de Baticalà estaua carregado certas naos de mouros sem terê seu seguro, & dizêdo seus donos que lho não auião de pedir: & por isso ho gouernador as mandou tomar por Ferna perez dadrade, Simão dadrade seu irmão, & por lorge da silueira, & eles não acharão mais de duas, & tomarânas carregadas darroz, & daçucar. E sabêdoho logo ho gouernador, deu liceça a leronimo teixoira co suas importunações que fosse invernar a Cochi, & tornoulhe a capitania da não que tinha tomada, & mãdoulhe que passasse por Baticalâ, & leuasse as duas nãos de mouros que os nossos tomarã, & as entregasse em Cochi na feytoria: & ele ho fez assi, & foysse coele lorge da silueira, ainda que foy contra ho regimento que tinha do gouernador que era que tornasse à invernar a Goa, & disse se que leronimo teixeira lho fizera fazer: mas ele deu por escusa que ho seu piloto, & mestre se nã atreuerã a leuarlhe a não a Goa por ser ja nuerno, & ser muyto mâ de bolina: & Fernã perez & seu hirmão tornarã a nuernar a Goa.

#### CAPITOLO XIIII.

De como Antão nogueyra tomou húa nao de mouros no cabo de Goardafum: & de como levando do Afonso de noronha pera a India se perdeo na costa de Cambaya, & morreo do Afonso, & os outros forã cativos.

Antão nogueyra que ho gouernador mandou de Cochi co recado a Duarte de lemos, chegou a çacotorà, onde ho não achou, que era ido a Melinde muyto doente pera se curar, por ser a terra de bos âres, & çacotorá muyto doêtia. E quando se partio deixou mandado a Fracisco pereyra de berredo capitão do nauio sam Ioão, que leuasse pera a India a do Afoso de noronha: & despois de chegar Antão nogueyra de Cochi se perdeo ho nauio de Fracisco pereyra co tempo que deu a costa: & despois disso embarcou, do Afonso, & Francisco pereyra co Antão nogueira pera hirê darmada ate que tornasse Duarte de lemos de Melinde. E andando antre ho cabo de Fartaq, & ho de Goardafum, toparão húa nao de mouros de Cabaya da cidade de Reynel. E vêdo eles

que os nossos os querião tomar poseranse em defesam, porq era muytos, tirandolhe as bombardadas, com que se defenderao be quatro oras q não lhe durou mais a poluora q trazião, & por lhe falecer os poderão os nossos abalroar: & despois de abalroados foy a peleja muyto mais aspera que dantes com muytas pedradas, frechadas & arremessos de lanças que os îmigos tirauã, & os nossos trabalhauão quato podião polos entrar, mas nunca poderão ate q aos mouros se lhe não acabou todo ho almaze co que se podião defender. E despois que não teuerão co que tirar tirauão co pedaços de jarras, & co panelas de manteiga quête feruendo. E em quanto ouue co q pelejar sempre pelejarà: & de muyto feri-dos & cansados, forão entrados dos nossos, que em toda esta peleja não receberão nenhữ dano. Entrada a nao achouse nela muyta & muy grossa riqueza, porque auia cinco anos segundo os mouros disserão que andaua tratando fora de Cambaya. E por çacotorà não ter porto pera aquela nao inuernar seguramente, que era ja boca de inuerno, pareceo be a do Afonso, & a Antão noguey-, ra & aos outros que arribassem à India, & que là inuernaria. E auido este conselho, pera q a nao dos mou-ros fosse segura, passarão ho capitão dela, & esses mouros principaes ao nauio Dantão nogueyra: & na nao dos mouros poserão por capitão a Fernão lacome cunhado de do Afonso, & derálhe algüs dos nossos pera hirê coele, & assi se partirão caminho da India, indo do Aíoso no nauio Dantão nogueyra, que por a não andar pouco es-peraua por ela: & nisto se deteuerão tâto, mais do que se ouuerão de deter, que quasi começava ho inverno na costa da India. E indo alamar tanto avante, como Baticalà, deulhes hu teporal de vento por dauante muyto grande, & não podêdo a nao sofrer ho payro ouuera darribar: & coesta pressa ho piloto mouro leuou a não a Dabul, ode se perdeo na costa. E Fernão lacome, & os outros fora cativos, & levados ao tanadar de Dabul, que os madou ao Hidalção seu señor & ho naujo

correo ate a enseada de Câbaya, & perdeose defrôte do lugar de Damão ôde deu em hû baixo, de q os nossos ficarão sem esperança de saluação, por ser a terra de îmigos. E côtudo temendo do Afonso mais a morte do mar que a da terra, lançouse logo a ele em hua boya do naujo pera escapar nela, co quato lhe todos disserão à ho nà fizesse, porq ho rolo do mar era muy grande & que ho mataria, mas ele não quis se não lançarse: & dize que aconselhado de dous mouros, que lhe dissera que eles ho saluarião. E assi se lançou tâbê hũ frade de sam Fracisco q hia coele de cacotorà, que se chamaua frey Antonio do loureyro, q hia por custodio à India pera là fazer mosteiros da sua orde. E indo do Afoso pera terra na boya, & chegado a ela a resaca dagoa que era grande ho tornaua ao mar, & ho rolo que era muyto mayor revolueo a boya sobrele & deulhe na cabeça, & tantas vezes lhe fez isto que ho matou: pore frey Antonio escapou & savo a saluo. E assi Francisco pereyra, Diogo correa, & os outros que se laçarão despois que ho mar assessegou, & foranse a terra onde forão catiuos pela gête dela, por màdado dhũ capitão delrey de Cambava que ali estaua em hûa pouoação, que os estaua esperando. E este capitão que se chamaua Miacoje, era cunhado do capitão da nao dos mouros em q se perdeo Fernão jacome, q como disse hia neste nauio, & como ele deu em seco fugio a nado pera terra, & contou a Miacoje como os nossos lhe tomarão por força a sua nao, & por isso se aluoroçou a gente da terra tanto contra os nossos que os querião matar a todos, & escassamente Miacoje os pode saluar em húa casa, onde os mandou goardar por sua gête: & isto por amor de hû mouro granadi q ali estaua q avia nome Cideale, q vedo os nossos se foy a Miacoje, & lhe disse q os não consentisse matar, ne que recebessem nenhu dano, porq Meligupim señor daqla terra, & grande privado del rey de Câbaya, ho não auia de auer por be, porq ele trataua co mais de trîta naos que lhe os nossos podião to-

mar em vingança, & ainda por essa causa hiriã sobre aq̃le lugar, & ho queymarià, q̃ lhes lẽbrasse o q̃ ho visorey fizera ẽ Dabul por menos q̃ aquilo. E q̃ tàbẽ el rey de Càbaya por rogo de Meligupim mâdaria queymar aq̃le lugar, por isso q̃ não bolisse cõ os catiuos, se mar aque lugar, por isso qua o bonsse co os catuos, se não que el rey de Cabaya & meligupi folgaria de saber que el rey de Cabaya & meligupi folgaria de saber que estauão ali aques catiuos se hia logo a Châpanel pera lho dizer. E por isto que Cideale disse a Miacoje, teue ele muyto grade cuydado de goardar os nossos, & teue be que fazer em os defeder da gente da terra, de que muyta parte se foy a defeder da gente da terra, de que muyta parte se foy a defeder da gente da terra, de que muyta parte se foy a defeder da gente da terra, de que muyta parte se foy a defeder da gente da terra, de que con companyo que de consequence que con consequ casa onde eles estauão pera a queymare, & bradanão q lhos dessem: & os nossos estauão em grande agonia vendo quanto se trabalhaua por sua morte. E nisto os foy ver Cideale, & em entrando lhes disse em castelhano, Deos vos salue Christãos, esforçay, porq eu vos ajudarey em tudo o q poder, porq sey q soys de muyto preço, & homens horados: & espero de fazer por vos mais do q fez Cideale ho torto pelos catiuos q catiuarão em Diu, & eu não sam turco se não granadi: & disselhes como se hia a Champanel a dar côta de seu catiueiro a Meligupî señor daçla terra, & ho mais ç dissera ao capitão ç os goardaua. E encomedado os a Deos se partio pera Châpanel, onde contou a Meligupim o que passaua acerca dos nossos. E porque ele desejaua de seruir a el rey de Portugal, & ter amizade como hogouernador, cotou logo a cousa a el rey, & fez coele que madasse pelos nossos, pera q esteuessem e sua corte, & q lhes madasse arrecadar a fazenda q os da terra ouuerão toda antes q se ho nauio desfezesse. E elrey de Cabaya ho fez assi, & màdou recado ao seu capitão q a ouues-se: & ele fez grandes diligêcias sobre a auer, & aos q soube q a tinhão mãdou dar muytos tormentes, assi pera confessare se tinhão mais como porq lha não derão pera el rey de Cãbaya pois era sua por costume do reyno. E coesta diligêcia se cobrou toda a fazenda & se pos è recado, & assi esteue ate à despois se entregou

a seus donos quado sayrão de catineiro (como direy a diante) E e quato se ela arrecadaua Miacoje mandou os cativos a Châpanel, salvo a Frâcisco pereyra de berredo q estava doete, & a outros sete q ficara coele: & a ele fazia Miacoje muyta honra por amor do capitão seu cunhado, q lhe rogou que assi ho fizesse, porque quando hião pelo mar hû nosso marinheiro lhe quisera dar co hũ pao, & Fracisco pereyra lho tolheo, & ainda espançou ho marinheiro & daqui ficou ho mouro seu amigo: & por isso Miacoje lhe fazia muyto gasalhado. E estando ali naquele lugar mandaua aos nossos que apanhassem os cauacos de húas naos que se ali fazião del rey de Cabaya, & deu ho cuydado de mandar os outros a Francisco perevra. E auendo dous meses que erão catinos forão levados com os outros â corte del rey de Câhaya, ode esteuerà ate que sayrão de catiueiro, como direy a diante.

# CAPITOLO XV.

De como ho Hidalcão se partio com grande exercito pera tomar Goa: & como Timoja foy lançado das tanadarias da terra firme.

Chegado cufogogi capitão que foy de Goa em tempo dos mouros ao hidalcão, contoulhe como os nossos a tomarão, & como as tanadarias da terra firme estauão por eles: o que ho Hidalcão sentio muyto por ser cousa tão principal de seu senhorio & temerse que dali lhe conquistassem a terra firme, & por isto determinou de a tomar logo, o que lhe pareceo que poderia fazer facilmête porque tinha muy grossa gente, & ho gouernador muyto pouca: & mais que se a gête da ilha fosse da sua parte, como esperaua q não auião os nossos de ter mantimentos, assi por os não poderem auer da terra por ele ser señor do câpo, como por os não poderê auer per mar, porq por ser inuerno não se podia nauegar a cos-

ta da India, & tăbem por os nossos nă poderê sayr de Goa: por esta rezão fazia conta de os tomar a todos, & a frota q tinhão, & apagalos de todo na India. E coesta determinação fez paz co el rey de Narsinga, que foy disso contête, posto q neste têpo tinha ouuida a embaixada q lhe leuou Gaspar chanoca que não soube nada da paz do Hidalcão co el rey tão secretamente se fez, & el rey ho trazia em dilações sem lhe responder ate ver se ho Hidalcão tornaua a tomar Goa, pera q se a não tomasse etão aceitaria a amizade del rey de Portugal pelo dano que lhe podia fazer de Goa, & se a tomasse escusaria a amizade, porque sabia que lhe não era necessaria se os nossos tere Goa. E por esta causa não quis tâbe el rey de Vengapor dar licença pera a compra das seelas & cubertas e sua terra. Feyta esta paz partiose ho Hidalcão pera perto de Goa, & dali mandou recado aos mercadores de Goa, & a toda a outra gete da terra da determinação q leunua, & as causas que ho mouerão a tomar aquela empresa, rogadolhe q ho ajudassem leuantandose cotra os nossos. E eles lhe mandarão prometer que entrando qualquer capitão seu na ilha se leuantarião logo côtra os nossos, porque estauão os mouros muyto escandalizados do gouernador, porque mandara matar hū sen caciz home muyto horado âtreles, & de grande credito, & mandouho matar polos seus alabardeiros, porque foy certo q indose hua moura fazer Christaà à cidade este caciz a afogou, porque a não pode tirar daquele proposito. E têdo ho Hidalcão certeza dos mouros & getios que se leuatarião cotra os nossos, abalou pera a fralda do mar co seu arrayal, que era de muyta gente & foy ter à serra que se chama Dogate dode a terra firme de Goa se chama Balagate. E esta serra he doze legoas de Goa & he tão alta que se gasta dous dias em sobir ao cume, onde he muyto chaã, & dali pera baixo muyto fragosa: & të certos passos, & em cada hû hûa fortaleza cổ gếte de goarniçã. E da parte de Goa cerca esta serra as terras TOMO III.

do hidalção como muro, & quasi ao pé dela està agora a cidade de Bilgão, ôde ficou ho hidalcã co seu arrayal. E dali madou a Pulateção seu capitão geral boo caualeyro, & turco de nação, & assi a hû capitão del rey de Narsinga co muytos turcos de caualo & getios de pê que fossem làçar Timoja fora das tanadarias que tinha arredadas, & laçado passasse auate: & assentassem e terra de Salsete defrôte da ilha de Goa da banda Dagacî, & de Benastarî, per ôde principalmête entrarià a ilha se podessem, & assi por outros lugares. E ê Pulatecho ganhar a terra q tinha Timoja, não ouue nada d fazer, porq a sua gente tanto que soube a ida dos îmigos fugio a mór parte dela pera Honor, & Timoja se foy co a outra pera Goa, leuado algu dinheiro das redas que tinha arrecadado q entregou à feytoria, de que se affirmou que ele sonegana a mor parte. E tato à ho creo ho gouernador, & por isso ouue secretamête algû desgosto antrele & Timoja, & nunca se mais fiou dele. E sabedo ele a vida dos îmigos sobre a ilha, acordou co seus capitaes, que pera estar segura era necessario goardarense per mar, & per terra os passos do vao de Gondalî, de Benastarî & Dagaci: & a goarda do vao que agora he ho Passo seco deu a Francisco de sousa mancias, & a Francisco pereyra coutinho, e foy feyta hua trâqueyra be artilhada, & no mar estaua hũ nauio pegado co a terra firme. A goarda de Benastari se deu a Garcia de sousa, q tinha em terra outra tranqueyra, & no mar estaua Ayres da silua no seu nauio. A goarda do rio Dagací que era largo foy dada a Fernão perez dandrade, & forão coele Luis coutinho no seu navio, & Diogo fernandez de beja na sua galè, & sayrão por Pangi, & entrarão por Goa a velha, & deitaranse todos tres defronte Dagaci junto dode se ho rio estreita pera Benastari ho mais perto que poderão da terra firme, de maneyra que podião pescar com sua artelharia qualquer cousa que decesse pelo rio de Salsete, onde se esperaua q os îmigos fizessem suas jagadas pera pas-

sare á ilha. E dentro no rio de Benastarim antre ele & Agacī mandou ho gouernador q esteuesse Simão dâdrade na sua galé: & deu a goarda da praya de Goa a velha a jorge da cunha co sessenta de caualo dos nossos, & muytos piães da terra, de q era capitão hu Canari valente home, que auia nome Menayque. E a fernão perez mandou ho gouernador q mandasse piães getios â terra firme sem sabere hus dos outros a saber o que fazião os îmigos: o q Fernão perez fazia co muyto cuydado, & ho gouernador ficou co os outros capitães em goarda da cidade, & teue nela Timoja que na quis q fosse aos passos, porque se não fiaua dele. E como não sabia o q lhe sucederia madou acabar co breuidade hua das naos dos rumes, & deitouha ao mar, & poslhe nome sã loã, & deu a capitania dela a Nuno vaz de castelo branco. E nisto chegou Pulatecão, & assentou seu arrayal na terra firme da outra banda do rio de Benastarim detras dhû oyteiro que està defronte da pouoacão, que logo os nossos souberão.

### CAPITOLO XVI.

De como Pulatecão assentou arrayal sobre a ilha de Goa defronte de Benastari, & de algús recados q ouve âtrele & ho governador.

Passados quatro ou cico dias despois da vinda de Pulatecão, hû dia pela sésta apareceo sobre ho oyteiro questa defrôte de Benastari hû mouro co hûa bandeira de paz. E sabendoho Garcia de sousa lhe mandou mostrar outra, que era sinal que lhe daua seguro. Então deceo ho mouro a praya, & preguntou em portugues aos nossos questauão da outra banda, que estaua por capitão naque passo. Garcia de sousa lhe disse o seu nome, & ele disse que era Portugues, & auia nome Ioão machado, & fora degradado de Portugal na armada de Pedraluarez cabral, & que fora deitado em Melinde, dode fora ter a Diu

sabedo a arauja, & hi andara muyto tepo a soldo de Meliquiaz, & despois se fora pera ho hidalção, dizêdo a era turco, & assi ho cuydauão os mouros: & por isso ho hidalção co quem viuia lhe dera hua capitania de gête braca, & ho estimaua muyto: pore que co tudo isso lhe lembraua que era Christão, & Portugues, pelo q desejaua ho be dos nossos. E por essa causa lhes dizia q Pulatecão trazia muyta gête, & ho hidalcão ficaua muyto perto dali, co muyto mais pera se ajutar coele, & g era por toda quarêta mil homens os mais deles turcos, & gente branca do estreyto, & tinhão determinado de entrar a ilha: & q folgara muyto de dizer isto ao gouernador, pera lhe acoselhar q não quisesse guerra co ho hidalção que era muyto poderoso, & mais em sua terra, & q lhe auia de tolher os mantimetos, & por ser inuerno lhe não auià de poder ir de fora: & por isso que ouvesse boo coselho, & lhe deixasse a ilha & a cidade antes de se ver em perigo. Garcia de sousa lhe disse que primeyro se agle rio tornaria de cor de sangue, que os îmigos entrassem a ilha. E agardeceolhe muyto seu auiso, dizendo q ho mandaria dizer ao gouernador: que quando isto soube pareceolhe manha de Pulatecão, pera ho espantar cò ho poder de gête que trazia: & pera lhe contraminar a manha, madoulhe hu recado por hu caualeyro q fora sobrinho de loão da noua, q auia nome Abraldez, & sabia arauia & outras muytas ligoas. E este co seguro de Pulatecão, & arrefens que ficarão em Benastari, se passou ao arrayal dos imigos: & disse a Pulateção da parte do gouernador. que ele se espantaua muyto do hidalção querer guerra coele, q era capitào môr del rey de Portugal, com que os mais dos reys da India, & assi outros señores folgaua de ter amizade & paz, principalmente seus vezinhos, pelo que deuia muyto de folgar de ho ter por amigo, & estar coele em paz, porq tendo guerra he sabia quato mal lhe podia fazer em lhe tolher que não ouuesse nenhûs caualos, porque os não podia auer se não por mar,

onde sabia be quà poderoso era el rey seu senhor, & tirandolhos, & deixado os ir a el rey de Narsinga, q ho destruyria muy asinha, por isso que visse be o q fazia. Pulatecao respondeo que ho Hidalca folgaria de ter paz, & amizade co el rey de Portugal, co tato que não perdesse Goa, q era a principal cousa de seu senhorio : que se ho gouernador lha soltasse em paz, que ele folgaria daceitar sua amizade, & q aceitadoha daquela maneyra veria quanto a desejaua, pois podendoho danar ho deixaua de fazer: & ou lhe alargasse Goa ou não, que lhe resgatasse as molheres & moças do hidalção que tomara em Goa. Tornado Abraldez coesta reposta, loa machado que assi auia nome aque Portugues que foy dar ho auiso a Garcia de sousa, sayo coele, dizendolhe que desejaua muyto de falar co ho gouernador, pera lhe dizer cousas de muyta importancia, que lhe relevauão: mas pois não podia ser que lhe dizia em soma que oulhasse be por si, & que se fosse em quanto podia, porque ho poder dos mouros era tamanho, q despois de entrare a ilha receaua que lhe tomassem a cidade sem se poder valer. E tudo isto contou Abraldez ao gouernador, que confiana tàto na goarda que tinha nos passos, q lhe parecia q era impossiuel entrarse por eles a ilha, posto q. os îmigos fossem em galés, quanto mais que não podião ir se não em jangadas: & assi ho disse a seus capitães, por cujo conselho respondeo a Pulatecão, que não auia de alargar Goa, nem resgatar as moças, nem as molhe-res, porque as tinha por filhas, & esperaua de as tornar Christaas, & casalas co Portugueses pera pouoar Goa coeles. E desta reposta ficou Pulateeão muy espantado, porque sabia muy be qua pouca gete ho gouerna-dor tinha, & passou logo sua tenda ao logo do rio de Salsete, onde mandou fazer certas jangadas pera passor ne-las sua gente â ilha por quato não tinha outros nauios em que a passasse.

### CAPITOLO XVII.

De como as jagadas dos immigos forão acabadas, & do mais que passou antrelas, & os nossos.

Porque se temeo que se os nossos sentissem q se faziā as jāgadas, Ihas poderião ir queymar nos bateys ê hûa noyte muyto escura q chouia, por ser entrado ho inuerno, mandou fazer na boca do rio hua estacada, em q madou fazer hua estacia de artelharia miuda, sem os nossos ho sentire por amor da tormeta q fazia. E quando amanheceo q Fernão perez vio a obra q estaua feyta quis cometer de entrar ho rio co conselho dos outros capitàes q hiào è bateys. s. ele, Luis coutinho, Bernaldi freyre, & hii lorge dorta, q despois q esteue na goarda, mandou ho gouernador q esteuessem coele, & Diogo fernandez lhes hia nas costas na sua galê: porë os nossos por mais q trabalhara nuca podera entrar ho rio co os muytos tiros of lhes tirauão os îmigos. E considerando q receberião môr perda nos muytos q poderiã morrer em entrar ho rio, do q receberião de proueito se ho entrassem, não quiserão mais insistir ê ho entrar, & tornaranse onde estavão. E despois disto acabarão os îmigos de fazer as jagadas, que sam desta maneyra duas almadias grades co traues pregadas em ambas de duas muyto juntas, & taboas pregadas por cima, & ê cada hûa destas cabia muyta gente: & nas proas & popas das almadias auiā dir os remeyros. Acabadas estas jangadas, determinado Pulateca de etrar a ilha, madouas hû dia pola manhaã tirar do rio de Salsete pera ho rio Dagacim, têdo os nossos em tão pouco, que lhe parecia q de dia poderia entrar a ilha. E coeste pensameto se quisera os seus passar do rio Dagaci pera ho de Benastari. O q vedo Fernão perez co os outros capitães se partirão donde estauão aboga arracada, & se forão poer na boca do rio de Benastarí a esperalos: & por isso os

immigos deixarão ho caminhe q leuaua, & meteranse âtre hù ilheo q se chama ho dos bugios, & a terra firme, & deixaranse estar. E quando Fernão perez se foy pera a boca do rio esperando de pelejar co os imigos, Luis coutinho nã quis ir coele, & foysse meter no seu nauio, & deixou Fernão perez, q pregutou a lorge dorta que farião, & ele respondeo q fizesse o que quisesse, porq morreria coele. E vendo Fernã perez como os imigos se punhão em concrusam detrar a ilha, mandouho dizer ao gouernador, q foy logo por terra a Agaci co gente de caualo & de pê. E vendo da praya a cousa como estaua, & q se não podia fazer nojo aos îmigos, madou aos capitâes q esteuesse como estaua: & q madaria a do Antonio q se fosse ajûtar coeles no seu batel, parecedolhe que abastarião todos pera defender q os înicipato abastarião ao elemento. migos não entrassem ho rio, & defeyto abastarão se eles entrarã de dia. Ho gouernador não somente mãdou ajuntar co os outros a do Antonio, mas acrecentou a gente em todos os passos da ilha por onde parecia que se podia entrar: & encomendou a Iorge da cunha q visitasse muytas vezes ho passo Dagacim, & mandou alguas cotias que andassem do Passo seco ate onde estaua Simão dandrade visitado os passos & os naujos, pera q̃ lhe dessem recado do que passasse. E quando foy ao despedir das cotias não as achou, & pregûtando por elas, disseranlhe algüs gentios & mouros seus amigos, que ho Xabamdar as furtara, & as màdara aos îmigos pera passarem â ilha, & mais q lhe fazia fogos e lugares secretos. E xabandar he officio antre os gentios & mouros, como antre nos patrão da ribeira: & este de Goa era gentio. E sabedo ho gouernador isto dele, mãdouho chamar estando à porta da ribeira, & preguntã-dolhe pelas cotias, ele se começou de embaraçar de maneyra que pareceo a roindade, & por ela ser tama-nha, não lhe quis ho gouernador mais esperar, & mã-douho matar pelos seus alabardeiros, o que os gentios sentirão muyto por ser principal antreles, & indinaranse muyto mais do que estauão pera se leuantar contra ho gouernador em os mouros entrando na ilha.

# CAPITOLO XVIII.

De como sufolari, & sufogogi capitáes do Hidalcão entrarão a ilha có algús dos imigos: & do que fizerá nesta êtrada Iorge da cunha, Francisco de sousa mancias, & Frácisco pereyra coutinho.

Vendo Pulatecão que lhe contrariarão os nossos a entrada do rio de Benastarim, nă quis mais cometer a entralo de dia, & determinou de ho fazer de novte, pera o que lhe logo sobreueo hûa muyto escura, & de grãde tormenta de vento, & de chuna: & como ele a vio assi mandou a çufolarî hû mouro valente caualeyro que fosse por capitão da gente das jangadas, que serião ate mil homes, & que se fosse dereyto ao passo de Benastarim, & hi desembarcasse: & ho mesmo madou a çufogogi que fora capitão de Goa, que entrasse pelo passo de cancalim, onde estauão as cotias que lhe dera ho xabandar de Goa carregadas de gente, & que ele entraria despois. E duas horas ante manhañ fazendo a tormenta que digo abalou cufolari co as suas jagadas, remâdo aboga surda ao logo da terra firme, pera que nã fossem sentidos dos nossos bateys, que estauão na boca do rio de Benastarim da bâda da ilha. Pore Fernão perez que estava mais perto da terra firme os sentio logo, & mandado leuar fatexa, & dar fogo a hu falcão que tinha lhes começou de tirar, ao que logo acodirão todos os outros capitães q disse que ali estauão, & tirauão muyto a miude, de maneyra que fizerà deter os îmigos que não passassem da boca do rio de Benastari: porque como as jagadas erão grandes acertavalhes a artelharia, & fazialhes muyto nojo. Pore cufolari que tinha abocado ho rio, quado os nossos acodirão, sem ser sentido teue tempo de passar auante, & cuydado q ho seguissem os nossos, trabalhou por tomar terra ho mais asinha que pode, & poiou antre a pouoação Dagaci, & a de Benastari co obra de trezentos turcos que leuaua em duas jangadas, q̃ cõ ho grade escuro que fazia fora dar em hua vasa, ode atolarão, & se encherão todos de lama: & quando se assi virão não ousarão de passar dali, porque não vião por onde auião de ir, & esperarão a manhaã. E não poderão estar tão calados que Menayque ho capitão gêtio q por ali andaua com seus piâes os não sentisse, porque sentia a reuolta q hia no rio, & logo lhe pareceo que os îmigos querião entrar a ilha. E sabêdo a verdade q ali estauão îmigos, como era amigo dos nossos, & muyto leal mãdou logo recado a Garcia de Sousa, q era ho capitão q estaua dali mais per-to, & ele veo muyto de pressa co parte desses q tinha, & os outros deixou a seu hirmão Pero de sousa pera goarda do passo. E ajuntandose Garcia de sousa com Menayque, erão tão poucos, & os turcos estauão em lugar tão forte que lhe não podião fazer nada. E parecêdo a Garcia de sousa, que sendo algüa gête mais os po-derià desbaratar, mâdou dizer por Menayq a lorge da cunha q andaua em Goa a velha, que lhe acodisse pera matarê aqles îmigos. E com quanto lho Menayque disse, & quã poucos erão nunca quis ir coele, & se fora, sempre os îmigos forão desbaratados: porq como os îmigos estauão desesperados de socorro pola resistencia que vira fazer aos nossos, vendo gente de caualo contrasi, & piães ouueranse de desbaratar logo, & estes desbaratados não ouuerão os da terra dousar de se leuantar contra os nossos, como despois leuantarão pola entrada daque sonossos, como despois leuantarao pola entrada da-que entrada de sousa. Mas despois que vio que a ilha era entrada se foy caminho da cidade fugindo, como que a immigos fora a pos ele, indo rodeado por lugares peri-gosos sem recolher os seus, que fugiado como homes des-baratados. E sabendo Garcia de sousa que lorge da cu-nha se não queria ajuntar coele, acodio a Benastarim,

onde ounia muytas bombardadas. E este era seu hirmão Pero de sousa, que cò esses à lhe ficarão pelejaua cò cufogogi, que entrou por cancalim nas cotias, & veo a Benastarim, onde achou muy dura resistencia, assi de bombardadas como despois de làçadas & cutiladas: porê como os nossos erão poucos, & eles muytos não pode a resistencia durar muyto. E a nossa estàcia foy entrada dos îmigos com morte de Pero de sousa, & doutros nossos que cò quanto vingarão bem sua morte com muytas dos îmigos, eles ficara señores da estancia co hu camelo q tinha, & co outra artelharia. E quando Garcia de sousa chegou, q foy começando ho dia desclarer, ja achou os îmigos senhores de Benastari: & como ho nà sabia ounerano de matar se não fora Ayres da silua que lhe acodio no seu batel, & ho saluou com os seus. È ho desastre de estar este passo sem gête, pola ida de Garcia de sousa fez q os îmigos entrasse a ilha q doutra maneyra a nà entrà estes sòs, & os de cufolarî a entrarão, q os outros núca poderão, porq do Antonio co os outros capitães & sua gête, matarão tâtos deles despois q os abaltroarão, q a agoa se tornou de cor de sangue, & aqles q escaparão fugirão a nado pera a terra firme, & dos nossos não morreo nenhu, posto q algus forão feridos: antre os quaes foy Ferna perez. E acabada dauer a vitoria, com que dom Antonio estaua muyto ledo cuydado q tolhera aos îmigos q não entrassem a ilha, foylhe recado q era entrada, & por onde: & mandoulho dizer Menayque, a tabem se foy logo caminho da cidade, & viosse em grande perigo ate chegar a ela, porq os da terra lhe savão muytos pera os matar, & ele se defendeo sempre muyto be, no q ganhou muyto louuor. E sabida a noua da entrada da ilha por dom Antonio, oune conselho com os outros capitãos sobre o que farião. E assentou, que por quanto podia ser que ho passo de Benastarim teria ainda algü remedio, que ele & Bernaldim freyre ho fossem socorrer nos bateys, & de caminho se ajuntaria coeles Simão dàdrade na sua

galê que estaua dentro no rio. E que Fernão perez, Diogo fernâdez de beja, & Luys coutinho ficassem onde estaua, & esperassem ate verem recado do gouernador, & assi se fez. E chegando dom Antonio com Simão dandrade, & Bernaldi freyre ao naujo Daires da silua acharão q ja ele & Garcia de sousa, & outros muytos erã idos pera a cidade por lhe tirarem da estancia de terra muytas bõbardadas, & ho nauio ser muyto pesado & auer dir de vagar. E vendo dom Antonio que não auia ali remedio, & que estaua certo ser toda a ilha leuatada, determinou de se recolher com os outros à cidade, & que assi farião os que ficauão em Agacim. E por ho nauio Daires da silua ser muy pesado como disse, & auer de ir muyto de vagar, & ser a pressa grande ho não quiserão leuar, & ho queymarão & meterão no fundo, despejandolhe primeyro a actelharia na galé. E isto feyto partiranse pera ho Passo seco, que estaua tambem tomado dos immigos que ho tomarão sem peleja: porque sentindo Francisco de sousa mancias, & Francisco pereyra coutinho que Benastarim era entrado dos îmigos, embarcaranse logo no batel do nauio que tinhão: & foy tamanha a sua pressa, que podêdo saluar a artelharia da estancia co a deitarem na praya do muro abaixo, dode a poderão leuar no batel ao naujo a deixarão, & assi hua escada de tres trocos que tinhão pera a seruentia do mar: & se quando outirão as bombardadas da peleja de Benastarim lhe forão acodir ainda lhe poderão valer, que ho nã ganharão os immigos. E chegando dom Antonio co os outros ao Passo seco Pero gonçaluez piloto do go-uernador q estaua no nauio que ali ficou de Francisco de sousa, disse a dom Antonio o q ele & Francisco pereyra fizeră: & porque ho nauio não podia ir se não com a maré, esperarão dom Antonio & os outros ate ser prea mar pera o leuarem, temendo que os immigos ho tomasse. E neste tempo que esperarão esteuera em gran-de perigo, porque os immigos lhes tirauão de terra muy rijo co a artelharia que tinhão na estancia, & assi co

muytas frechadas, & os nossos també a eles ate que veo a maré que se forao.

## CAPITOLO XIX.

De como os mouros & gétios da cidade se leuantarão côtra os nossos, & do que fizerão Nuno vaz de castelo branco, & outros. E de como sabendo ho gouernador g a ilha era entrada dos imigos se recolheo a cidade.

Intrada a ilha pelos immigos, & tomados os passos dela: ao outro dia pola manhaà foy dito ao gouernador que a ilha era entrada, & os passos tomados. E como ainda não tinha este recado dos capitães que estauão neles não creo de todo aquela noua: mas madou logo repicar ho sino da vigia, & tanger as trombetas, pera que se ajuntassem os nossos, & assi os piães da terra, a que el rey de Portugal pagaua soldo, & como eles estauão daleganto não acodião como dantes, que logo sayão a qualquer repiq. No q ho gouernador foy conhecedo q estauà leuatados, pore dissimulou, & madaualhes q se fossem à pressa a Benastarim, pera q indo lhe despejassem a cidade sem q entedessem q queria q lha despejasse, porque lhe derào trabalho se a na despejarão: & eles se forão por se hirem ajuntar com os immigos. E determinado ho gouernador de socorrer a Benestarim, cuydando que ainda nã fosse tomado, mandou là Frãcisco de saa com trinta de caualo, & algus espingardeiros de pé. E despejada a cidade da gente da terra, ficando os capitaes em suas estancias: na lhe parecendo ao gouernador que a cousa estaua tão danada tornouse â ribeyra (onde estaua quâdo lhe derão a noua) pera mandar por mar hû camelo a Benastarim, & ele ir por terra a fauorecelo, por fazer crer aos Canarins que na temia a vinda dos mouros: & îdo deixou a goarda da porta da cidade a Nuno vaz de castelo bráco, & acopanhauano Dinis fernadez, Ioão teixeira, Bastião roiz

da moeda, Antonio fernâdez homem preto, Diogo goterrez, & outros q̃ por todos erã dez. E nisto hià cala-fates, & marinheiros dos nossos q̃ trabalhauã na ribey-ra côprar de comer à praça, q̃ se faz diante daq̃la porta da cidade. E os nossos que estauão sobrela virão sayr certos turcos & canaris, & matarão bũ calafate, & derribarão hũ clerigo muyto ferido. E entã acabarão de co-nhecer q a gente da terra era leuantada cotra os nosnhecer q̃ a gente da terra era leuantada cotra os nossos, & foy logo dito ao gouernador: & ele màdou a Nuno vaz q̃ saysse cõ obra de noue homes, & fosse dar nos îmigos, & se recolhesse logo, porq̃ não cuydassem q̃ lhes auia medo. E eles vedoho sayr recolherase às boticas dos mercadores de panos dalgoda q̃ ali tinhã, & tẽ hũa grande rua q̃ se chama dos bachares, porq̃ assi lhe chamão na lingoa da terra: & os q̃ se acolherao as buticas fecharão as portas, & por isso Nuno vaz nã achou mais q̃ o calafate que jazia morto, & ho clerigo que estaua ferido. E vendo ele que lhe não saya nenhus dos immigos passou aparte pera ver se achana algris: & despois gos passou auante pera ver se achaua algûs: & despois de ir boo espaço por agla rua virou per hûa trauessa, & foy ter a outra rua que hia pera a cidade, & indo por ela foy ter jîto de hias casas grades de pedra & cal que tinhão hữa grande cerca, em que parecia aruoredo, co-mo q era pomar: & por cima desta cerca parecião muy-tas pontas de zagunchos muyto luzêtes. E em hữ alpê-dere q se fazia á porta desta cerca aparecerão algûs turcos, & arabios com zagüchos & cofos. Nuno vaz que vio que erão muytos dissimulou que não hia pera lâ, por nă hirê coele mais que noue dos nossos, a que disse que se tornassem: & tornandose que queria abocar a húa trauessa q atrauessaua da rua, porque hia pera as casas onde vio os immigos, aparecerão Dinis fernandez de melo, Bastiã roiz, Antonio fernandez, & Ioão teixeira, & outros que despois ho gouernador mandou apos ele, que lhe bradarã, dizendo, Acolheiuos q vos tomã a rua: & isto pelos iminigos que sayão da casa que erão muy-tos, & forão rijo cotra ele. E chegando ele á boca da

trauessa, chegauà eles tambem, que na teue ele mais tempo que pera abaixar a lança, & dizer Săctiago, ferindo neles, & em ele dando per hua parte deu Dinis fernandez co os outros pela outra, & apertauão com os immigos muy brauamēte, porem eles tinhão tanto esforco. & erão tão destros no pelejar que tomauã nos cofos os botes dalgús da copanhia de Nuno vaz, & lancau înos de si, & tomarão as lanças a dous, & derão coeles no chào: & ho mesmo quisera hù dos immigos fazer a Nuno vaz, querendolhe acolher a lança debaixo do braço è lhe tirando hũa lançada, como defeyto colheho: & em a têdo assi tirou Nuno vaz por ela tão rijo que deu cò ho mouro aos pés, & foy logo sobrele & matouho com a espada tendo a lança com a mão. E Dinis fernådez por lhe acodir se chegou tanto aos immigos que veo a braços com hû deles, a que os outros acodirão, & oqueranno de matar se não fora por Bastião rodriguez & Nuno vaz que lhe acodirão ferindo muyto rijo nos immigos: & coisto foy a peleja tão trauada de espingardadas & lancadas de parte dos nossos, & de zagüchadas & pedradas da parte dos immigos que era cousa espantosa, & ajuntouse muyta gente da sua parte, porq os mercadores gentios quando virão andar a cousa tão baralhada savão das boticas com arcos que tinhão escondidos, & ajudavão os turcos, que contudo não poderão sofrer as espingardadas dos nossos que os ferião mortalmente, & derribarão cinco môrtos, & os outros começarão de se retirar pela rua dentro como que querião acolher la os nossos: & assi era porque tinhão muyta gente a que os nossos não poderà escapar se là forão. O que receando Nuno vaz, & tambem por ver quantos os immigos erão, & quão poucos os nossos os não quis seguir, & tornouse pera a porta da cidade indo ferido em hûa perna, que lha passarão co hũa frecha per baixo dhữ giolho, & leuou a adarga empenada doutras muytas, & foy ferido muyto Bastião rodriguez quando socorreo a Dinis fernandez, & tambem Diogo goterrez

foy ferido em hũ pé de que ficou aleijado. E por Nuno vaz ir assi ferido, & os outros mandou ho gouernador a Gaspar de payua que goardasse a porta com outros: & nisto chegarão algûs da capitania de lorge da cunha co muytos piaes da terra a pos eles pera os matar, & assi mouros com bôbas de fogo que lhe vinhão lançado. E vindo assi acodirão da cidade algûs dos nossos espingardeiros, que os liurarão dos immigos, & os recolherão. E eles contarão ao gouernador como lorge da cunha vinha desbaratado: & a pos estes vierão outros, ora dous ora quatro seguido se ajuntauão, & sempre os seguia os îmigos como aos primeyros, & por hirê assi espalhados forão mortos tres de caualo & algüs piàes: o que não fora se os lorge da cunha leuara em hû corpo, & desta maneyra entrarão os îmigos a ilha passados algûs dias de Mayo q era ja inuerno. E sabendo ho gouernador como erão etrados por Benastarim, pareceolhe que era escusado ir là Francisco de saa com tão pouca gente como leuaua, & por isso lhe madou recado que se tornasse, & quem ho leuou ho achou quasi enuolto com os îmigos, porque indo ele pera Benastarim em chegando âs duas aruores vio os de traués per outro caminho q hia pera Benastarim, & logo endereytou pareles. E cufolarim que os vio ir mandou despregar hûa bandeira q lhe leuauão enrolada, pera que os nossos soubessem q auia ali capitão. E cotudo Francisco de saa não deixou de chegar aos îmigos: & começando os nossos de se emburithar coeles, deuse ho recado do gouernador a Francisco de saa que logo reculheo os seus & se foy pera a cidade: & os immigos ho seguirão de maneyra que a ele lhe foy forçado de voltar a eles muytas vezes co os seus, & assi foy ate a cidade, & nestas voltas ouue algûs feridos dâbas as partes. E quado Fracisco de saa chegou, andaua ho gouernador na ribeira pera madar ho camelo a do Antonio de quem lhe foy recado do q tinha feyto, & como tudo era la entrado: & por isso perdeo a esperança de poder soster a ilha, & ajuntou a

gente que tinha, & sayo coela diante da porta da cidade, pera recolher os nossos que se acolhessem dos passos, & os defender dos îmigos se fossem a pos eles. E estes erão os moradores da cidade, que por serem muytos fazião mais mal que os proprios turcos que ainda erã poucos, & se os da cidade se não leuatarão pouco aproueitara aos turcos por mais que forão entrare a ilha pera a tomar, que nunca ho poderão fazer sem ajuda da gente da terra, que tambem se leuatou vendo leuantados os moradores da cidade, se não Menayque & Timoja co todos os de suas capitanias. E estando assi ho gouernador recolhendo os nossos q hião dos passos sendo aîda hũ bố pedaço do dia por passar, decerão dous dos de lorge da cunha per hû oyteiro abaixo, ôde agora està nossa senhora do môte pera hũa porta da cidade que se chama do mandouim, & hû se chamaua do Anrique déca que hia diante, & outro Antonio vogado q hia detras, & nas costas lhes hiào muytos îmigos. E è decendo pelo oyteiro matarão Antonio vogado, que se defendeo primeyro muyto bê, & matou hû mouro: & ficado ele deixadoho em poder dalgüs que ho acabassem de matar, apertarão tanto os outros com dom Anrique que lhe deceparão ho caualo, & como era perto dhû esteiro que se faz daĝla bada do madouim deitouse do caualo em lho decepando, & com muyto esforço defendêdose des immigos se arremessou na vasa do esteiro, e ali se saluou, porque logo lhe acodirão da cidade. Assi esteue ho gouernador ate bem tarde recolhendo os nossos, & goardando as nãos & fustas dos turcos q estauão em terra no varadoyro: & sabedo q todos os dos passos erão recolhidos se recolheo à cidade, & mandou recado a dom Antonjo que se recolhesse co os outros capitaes que estauào no rio de Benastarim: o que assi foy feyto.

## CAPITOLO XX.

De como Pulatecão entrou na ilha de Goa com ho resto da sua gente, & pos cerco à cidade: & do q ho gouer-nador fez despois disso.

Sabido por Pulatecão como os moradores da cidade, & assi todos os da ilha erão leuatados cotra os nossos por sua parte, & os seus recebidos pacificamente, pas-souse â ilha co todo ho resto da gente que lhe ficaua que serião bem dez mil homens todos mouros & turcos gête branca, & esforçada que sabia muy bem pelejar. E como foy na ilha mandou assentar seu arrayal õde chamâ as duas aruores obra de mea legoa da cidade caminho de Benastarim: & em quanto se as tendas assentauão foy sua gente dar vista à cidade, que polo pouco tempo que auia que estaua em poder dos nossos, ainda ho gouernador ho não teuera de lhe mandar leuâtar os muros, & estauã baixos, & fracos como os mouros os tinhão, & algûa parte que se refizera á nossa maneyra estava ainda por exugar, de modo que a cidade estava be fraca. E porque os immigos ho sabia confiados em sua multidão, & esforçados com a pouquidade dos nos-sos se chegarã aos muros ho mais que poderão, tirando com muytas frechas: & assi trazião espingardões com que tirauão muytos farpões, & outros tiros de bêsta, & esteuerão a moor parte do dia neste jogo sem os nossos receberem dele nenhum dano antes fizerão muyto aos receberem dele nenhum dano antes hzerao muyto aos mouros ate que lhes foy necessario retirarse pera seu arrayal. E vendose ho gouernador cercado, porque os immigos se nã aproueitassem das naos, & nauios de remo que estauão varados dantes que lhe fosse entregue a cidade mandou que lhe posessem fogo: & ou por lhe nã ser bem posto, ou por os immigos acodirem logo a isso, fezlhe ho fogo muyto pouco nojo, & eles ficarão senhores da frota que estaua varada. E porque se ho

g uernador receou que coela lhe queymassem a sua que estava no mar, a madou muyto bem goardar por gra parte da sua gente, & com a outra se recolheo à cidade com determinação de se soster nela ate a sayda do inuerno, parecendolhe que pola guerra que cuydaua que ho Hidalção ainda tinha co el rey de Narsinga não poderia mandar sobrele mais gente que aquela, & na entrada do verão chegaria a armada de Portugal, & com a gête que viesse pelejaria com os mouros, & os deitaria fora da ilha. E isto praticou com do Antonio seu sobrinho, & com dom leronimo de lima: a que parecendo assi bem ho governador: juntos todos os capitães, fidalgos & pessoas principaes de sua armada lhes disse. Ainda que senhores a ètrada dos turcos á primeyra face nos ameace com muyto grandes trabalhos & perigos immensos, be creo eu que ho vosso esforço he tanto mayor do que eles podem ser por muyto grandes que sejão, que vos farà ver aquilo que não verão outros, em que ho medo teuer mais entrada q em vos, porque estes taes assombrados dele na vem mais que a fadiga dos traballios, que por derradeyro acaba coeles. E os taes como vos ainda que vem a fadiga que digo não deixão de ver quantos bes se segue dela, assi como merecimeto diâte de nosso señor em pelejar por exalçamento de sua sancta fé diante del rey meu senhor, pois coestes trabalhos lhe acrecentaes seu estado, & diante dos homês por amor do bem comû: rezão tendes logo de vos arriscardes por hũ mal que acaba tão asinha a ganhar tantos bes que durâo pera sempre, & polo que de vos conheço como companheiro de tantos anos. Bem sey que ho trabalho q se nos aparelha vos não impedirâ que ganheis os bès q digo, & mais sendo eles ho tim pera que viestes: deueis de esperar em nosso senhor que nos ha de ajudar a alcançalo, especialmente nesta guerra, pera que vejão os mouros as grades marauilhas que fez com os nossos despois que conquistão a India, & que assi como os ajudou em tantas guerras, como vencerão

pelejando com tantos immigos que cobrião ho mar & a terra, assi nos ajudarâ, pera que defendamos esta cidade, que he a principal cousa da India, assi em fortaleza como em riqueza, & em que os mouros tem mais sua esperança: & por isso costituyão nela como vistes contra nos a cabeça da guerra. E se a sostemos a este impeto presente, credeme que não teremos mais necessidade de pelejar na India, & q todos os reys dela hão de ter nossa amizade em muyta estima, & auerse por muyto ditosos de ter paz conosco, & conrarão por verdadeira a opinião que tem de nos de sermos mais valentes que os rumes, & se a perdemos ficamos de todo em descredito, porque os îmigos não nos hão de disculpar que tinhamos fracos muros, nem poucos mantimentos: antes hão de multiplicar todo ho de nossa parte pera engrandecerem mais sua vitoria. E crede que com tos: autes hão de multiplicar todo ho de nossa parte pera engrandecerem mais sua vitoria. E crede que com ho esforço dela, & saberem que nos podem vencer hão logo de fazer todos liga cotra nos, & nos hão de perseguir ate nos tomar (o que Deos não queyra) aquilo que assentarão nossos antepassados, sendo muyto menos que nos, & por ventura não també apercebidos. Lembreuos senhores que temos âs costas toda a hôra da Christandade destas partes, & a do estado del rey nosso senhor: & posto que percamos a vida sobre soster estas duas cousas que alcançamos gloria pera sempre: & se se elas perderem com ficarmos viuos, que nã temos desculpa que nos salue de muyto grande pena, & que ficamos com vida peor que morte: doãuos mais as feridas da hôra que as da carne, porque as da carne tem remedio, & as da honra não tem nenhum: que ainda que se restaurem com se saber a verdade nunca se acaba de saber tão vniuersalmente que fique a mentira notoria a ber tão vniuersalmente que fique a mentira notoria a todos. Por isso oulhay o que vos cumpre, que eu nã sey que mais diga, se não que a defensa da cidade não pode mais durar com trabalho que ate a vinda da armada de Portugal que sera daqui a tres meses, & co ho bizcoyto & arroz que temos, & com ho gado que ha nas

ilhas de Dinar & Chorão nossas vezinhas nos manteremes, em que pes aos moradores desta, que sem causa se leuantarao contra nos: & que me digais que vira ho Hidalcão com grande poder de gente, & que nos não poderemos despois sayr da cidade, eu sey certo que nã pode vir por amor da guerra que tem com el rey de Bisnegar, a quem por essa causa madey embaixador, & a estes immigos que nos tem cercados bem me atreuo conuosco a defenderlhes a cidade ate ho fim do mundo. E pois senhores estais todos nesta reputação, não somente comigo, mas com el rey meu senhor, & com todos os da India: peçouos polo que deveis a este credito que ho não percais: & porque conservandoho com vos defender neste cerco ficais em paz, & ganhais tantas cousas como disse. A esta pratica do gouernador ajudarão tambem dom Antonio, dom Ieronimo, & outros dous ou tres capitaes, dizendo que era muyto bem esperar ho cerco. & trabalhare por se soster ate a vinda das naos de Portugal, & todos os outros se forão com seu parecer, ainda que algus ho fizerão mais com vergonha que com vontade, como direy a diante. E assentado que defendessem a cidade, fortaleceoha ho gouernador ho melhor que pode, & fez seys estâcias em cinco partes do muro que estauão mais fracas, & destas era muyto mais fraca que todas onde se agora chama ho postigo do mãdouim, ôde estaua quebrado hû lanço do muro, & esta deu a dom Antonio de noronha, & outra â porta g se agora chama de sancta Caterina deu a Ayres da silua, as outras deu a Simão dandrade, lorge fogaça, dom leronimo de lima, & a Diogo fernandez de beja: & assi ordenou quartos que vigiassem de noyte, & de dia, & ele quis ser ho sobrerolda por a cousa estar mais a recado. E porque tinha necessidade de gente mâdou logo recado per hua cotia a lorge da silueira & a leronimo teixeira que erão darmada a Baticalà, que na ora se fossem a Goa pera inuernarem coele fazendolhe a saber da maneyra que estaua. E com quanto lhe ho recado foy

dado, eles não quiserão fazer o que lhe ho gouernador mandaua, dando por escusa o que tenho dito a tras.

### CAPITOLO XXI.

De como Pulatecão comhateo a cidade, & da resistencia que achou nos nossos.

Posto que Pulatecão tinha por certo que a mayor dificuldade de tomar os nossos, auia de ser no êtrar da ilha, porque tanto que entrasse logo os tomaria: não ho teue assi despois que os seus forão dar vista â cidade na dura resistencia que acharão: & por isso mandou que ninguê cometesse mais os nossos sem ele ir em pessoa, parecendolhe que sem ele se não poderia tomar a cidade. E assentado seu arrayal hum dia pola manhaã fez seys esquadrões cada hum de quinhentos homês, & mandou que dessem combate aas estancias que os nossos tinhão feytas: & ele com outra muyta gente hia nas costas destes esquadrões pera os refrescar quando fosse necessario. Os immigos como hião muytos, & com ho esforco que lhe daua Pulatecão chegaranse quasi ao muro, tirando muytas frechadas & farpões & quadrelos, & outros tiros que tirauão com espingardões: os nossos os receberão com muytas seetadas, espingardadas, & pedradas, & tão brauamente lhe resistirão que os fizerão quebrar do impeto com que vinhão. Ho gouernador neste tempo corria com muyta presteza todas as estancias esforçando os nossos, dizendolhes que se daquela vez sosteuessem a furia dos immigos, que dali por diante os acharião mais brandos. E eles recebião muy bem estas palauras, & como digo as punhão em effeito, em tanto que era muyto pera espantar como sendo tão poucos, & estando com tão fraco emparo como era ho muro da cidade se podião defender a tamanho numero de gente, que somente ho retenir dos alaridos que dauão era pera fazer medo, quato mais tanto genero darmas com

que os combatião. E estando assi ho combate em peso, cufolarim que combatia a estancia de dom Antonio apertou tanto com os de sua capitania que os fez chegar ao quebrado do muro pera sobirem a escala vista: o que não podendo sofrer dom Antonio, mandou abrir hum postigo que ali estaa, & com algüs savo a pelejar com os immigos, & ele & os que ho acompanhauão ho fizerão tam bem que por muytos que os immigos erão os fizerão retirar com grande dano. O que visto por Pulatecão mandou cessar ho combate com muytas palauras injuriosas que disse aos seus porque não entrarão a cidade. E despois de ho combate durar bem quatro horas se recolheo pera seu arrayal, com muytos feridos & algus môrtos, & dos nossos não morreo nenhum, pelo que ho gouernador louuou muyto a nosso señor, & dando muyto louvor a todos os seus de quão bem ho fizerão mandou curar algûs que forão feridos: & todos aquela noyte fizerão grande festa por lhes nosso senhor fazer tamanha merce, que assi se defenderão dos immigos. O que Pulatecão sentio muyto, & parecendolhe que tinha necessidade de mais do que ele cuydana pera tomar a cidade, mandou fazer hua estancia dartelharia no varadoyro das naos junto da porta que agora se chama de sancta Caterina, & madou assentar hi hum camelo que foy tomado em Benastarim, & assi algûs falcões & berços que se tomarão quado a ilha foy entrada. E esta estancia foy feyta de noyte, & quando amanheceo apareceo muyto medonha, & temerosa com os tiros que tinha, & com ser goardada de muytos turcos & rumes que fazião outro arrayal, & tinhão todas suas tendas embandeiradas & fazião grandes algazaras por quebrarem os corações aos nossos, & logo mandarão desparar a artelharia no nosso muro, principalmente na estancia de Ayres da silua que como disse estaua sobre aquela porta: a que ho gouernador logo acodio & achou ja os nossos às bombardadas com os immigos, que tambem lhe tirauào co algus berços que tinhão. É durado ho combate

por esta parte chegou Pulatecão com ho corpo de sua por esta parte chegou Pulatecao com ho corpo de sua gente, & mandou combater polas outras, mas tão pouco fizerã os seus como no dia passado, posto que apertarão muyto com a estancia de dom Antonio por onde
lhes parecia que poderia entrar a cidade: ao que ele
com os que ho acompanhauão resistia muyto valentemente, & assi se tornarão os immigos sem fazerem mais
que dantes, de que Pulatecão estaua muy agastado,
& parecendolhe que por serem os seus poucos não entrauão a cidade, mandou recado ao Hidalcão, que ja sabia que vinha por caminho pera entrar na lha que lho bia que vinha por caminho pera entrar na ilha que lhe mandasse mais gente, & que apressasse sua vinda dizendolhe ho aperto em que os nossos estauão, & quão bem se defendião. E entre tanto que este recado foy, ele não deixaua de mandar correr a cidade, & os immigos se chegauão tanto ao muro, que não ho podendo ho gouernador sofrer mandaua a Dom Antonio que saysse a pelejar coeles, o que ele fazia com muyto esforço, que sempre leuaua ho melhor dos immigos, posto que não auia dia que não pelejassem: porque nenhum se passaua que Pulatecão não mandasse combater os nossos, & não abastaua de dia, mas tambem de noyte, especialmente despois que sabido polo Hidalcão seu recado lhe mandou mais gente, que lhe vinha cada dia: & por isso como digo apertaua de cada vez mais os nossos pera ver se os podia tomar antes da vinda do Hidalcão, pera ganhar tamanha honra como aquela fora: & por isso não somente os combatia de dia mas todas as noytes lhes mandaua dar rebates per todas as estancias, principalmente pola de dom Antonio, & muytas vezes vinhão os immigos tão caladamente & de supito que os não sentião os nossos, nem os vião com ho grande escuro que fazia ate não sobirem sobre ho quebrado do muro, donde dom Antonio com os seus os derribavão por força, & certo que sofreo aqui coeles muyto grande trabalho, porque não auia nenhũa noyte que não pelejassem, de maneyra que nem de dia nem de noyte nunca descansauão, & não era isto soo nesta estancia, mas em todas, que nunca se vio gente sofrer tanto trabalho como esta. Pois ho gouernador não se pode contar quão immenso era o que tinha, porque trabalhaua com ho spirito em cuydar como se auía de defender a tamanho numero de immigos, & abastados de tantos petrechos pera ho entrarem, & ele posto com tão pouca gente detras dhum muro tão fraco & tão baixo, & sem artelharia & com poucos mâtimentos, & em inuerno que se não podia sair por não ser ho tempo pera nauegar. E sobre tudo sem nenhua esperança de socorro, se não dali a tres meses & ainda. E pera descansar desta afrição que trazia no spirito não tinha nenhum tempo, porque todo assi de dia como de noyte gastaua em correr as estancias pera ver como as defendião, & esforçar os que estauão nelas, & de não poder andar andaua a caualo, & assi a caualo comia, porque os îmigos erão tão continos que não dauão vagar pera mais. E coestas opressões, & outras, lorge da cunha & Francisco de sousa mancias que não estavão bem com ho gouernador, começarão de dizer que ele queria soster a cidade, o que não podia ser por nenhua via por ho numero dos iminigos ser muyto grande em demasia, & eles muyto poucos & mal apercebidos pera se defender, que deuia dalargar a cidade & irse antes que ho inuerno fosse mayor, porque despois não se poderia ir. E isto nã no dizião ao gouernador, se não nas estancias onde estauão, com que começarão daluoraçar algua gente que dizia em pubrico que ho parecer daqueles capitaes era muyto boo. E ainda que ho gouernador soy auisado deste aluoroço, dissimulou que ho não sabia, nem quis falar nisso por não poer em disputa se era bem soster a cidade ou alargala, porque se viesse a isso poderia ser que aueria muytos a que parecesse be ho parecer de lorge da cunha & de Francisco de sousa, & seria ho aluoroco mayor: & pera dissimuladamente apagar ho que se leuantaua, rogou a dom Antonio & a dom Ieronimo de lima & a outros dous capitães de que se fiaua, que como de si estranhassem a lorge da cunha & a Francisco de sousa o que fazião, & que dissessem aa gente que ho gouernador faria muyto mal de alargar a cidade, porque melhor seria auenturarse a defenderse nela, que auenturarse ao mar ode estaua certo perderse a armada: & eles ho fizerão assi, porem lorge da cunha & Francisco de sousa não se quiserão desdizer do que tinhão dito, & affirmauão que ho gouernador fazia mal de soster a cidade.

# CAPITOLO XXII.

De hum auiso que deu Ioão machado ao gouernador da determinação dos immigos contra os nossos, & do mais q despois foy.

Começandose este aluoroço âtre os nossos, hũa noyte foy dito ao gouernador que da bãda do Mandouim falaua hum homem em Portugues, dizendo que era Ioão machado que lhe queria falar, que lho chamassem, porque releuaua falarlhe. O que sabido polo gouernador, se pos sobre ho muro daquela parte: & sospeitando que seria algum auiso que lhe quereria dar do que os immigos ordenauão contrele não quis que ho ouuisse nenhum dos circunstantes, & por isso os mandou afastar dali. Ioão machado lhe disse que Pulatecão determinaua de lhe queymar a frota com cotias cheas de lenha seca, de & denxofre: porque queymada a frota, lhe não ficasse em que se podesse saluar, que bem tinha por certo que ho tomaria & a quantos estauão com ele como chegasse ho Hidalcão que tinha junta muyta gente de caualo & de pee pera vir sobrele: & que a gente que tinha era tão grossa que era escusado parecerlhe que lhe poderia resistir, & porque sabia que ho Hidalcão auia de vir muyto cedo lhe daua aquele auiso pera que se recolhesse aa frota em quanto tinha tempo. Isto dito foyse Ioão machado, com lhe ho gouernador agar-

66

decer muyto ho auiso que lhe daua, prometendolhe por isso muytas merces, & rogandolhe co grande instancia que ho auisasse de tudo o que os immigos ordenassem contrele. E ele lhe prometeo de ho fazer assi, dizendo que posto que andasse antre os mouros não deixava de ser Christão, & desejar muyto de os nossos leuarem ho melhor dos mouros. Porem ho gouernador não acabaua de crer que isto era assi, & parecialhe que aquilo era ardil de Pulatecão pera lhe fazer medo, & que coele deixasse a cidade, do que ele estaua bem fora, porque lhe parecia que era vento a vinda do Hidalção por amor da guerra que tinha com el rey de Narsinga, & fazia conta que se a não teuera, que Gaspar chanoca que estaua por embaixador em Bisnegar lho escreuera, que não faltarião pera isso patamares, que por lhe darem dinheiro trouuessem as cartas. O que Gaspar chanoca não fez, porque como disse atras ele não foy sabedor da paz que ho Hidalcão fez com el rey de Narsinga por ser muyto secreta. E com quanto ho gouernador fazia estas contas consigo, cômunicou com do Antonio, & com dom Ieronimo de lima & Simão dandrade o que lhe dissera Ioão machado, & isto com jurameto que ho não descobrissem a nenhûa pessoa porq não atiçassem ho aluoroço que andaua antre os nossos, pera que despejassem a cidade: & assi lhe disse a rezão porque não cria que ho Hidalção auia de vir sobre Goa: ao que eles disserão que se não fiasse nisso, porque como aquela cidade importasse tanto ao Hidalcão que bem poderia ser, que posto que perdesse algua cousa em fazer paz com el rey de Narsinga, que a faria, & que Gaspar chanoca ho não poderia auisar disso por cousas que cada dia socedião sem homem cuydar nelas, & por isso que bem poderia vir ho Hidalcão sem ho ele saber, & que se viesse que auia de vir muyto poderoso, pelo que lhes auia de ser forçado de deixar a cidade, mas entre tanto que não vinha, ele a não alargasse & se defendessem ho melhor que podessem, posto que auia de ser com muyto traba-

lho, principalmete pola falta dos mátimentos que tinhão, porque algüs que poderião auer das ilhas de Diuar & Chorão, auião de ser tão poucos que auião de comer por regra, mas que tudo se sofreria por não se alargar a ciregra, mas que tudo se sofreria por não se alargar a cidade aos immigos. E assentados neste parecer, assentarão tambem que auendose a cidade dalargar que ho não dissesse ho gouernador se na mesma hora em que ho ouvesse de fazer, porque segundo os mais dos capitães erão de voto que se alargasse sentindo que ho gouernador imaginava de a alargar em algü tempo, apertarião coele que a alargasse logo, como de feyto apertarão despois que Ioão machado falou coele, & posto que não souberão o que lhe disse, parece que revelandolhe a carne o que era. Dali por diante Iorge da cunha, Francisco pereyra coutinho, & Francisco de saa, & assi outros fazião pubricamente requerimentos ao gouernador que alargasse a cidade em quanto ho inverno não era tamanho que não podesse sair da barra, porque despois não poderia, & mais que se não podião salvar na cidade por nenhữa maneyra. E não somete os capitães fazião estes requerimetos, mas tambem a gête miuda induzida por eles, & bradavão ao gouernador, dizendo que zião estes requerimetos, mas tambem a gête miuda induzida por eles, & bradauão ao gouernador, dizendo que os não matasse. E como ele tinha os principais capitães por sua parte, que erão dom Antonio, do Ieronimo, Simão dandrade, Manuel de lacerda, Ayres da silua, Iorge da silua, Iorge fogaça & Diogo fernandez de beja, respondia a todos estes requerimentos, & a todos estes brados que ele sabia bem se se podia a cidade defender ou não, & que em quâto a afronta não fosse mayor, que ele não auia dalargar a cidade, nem eles lho auião daconselhar se outra mayor causa da que tinhão. E vendo ho gouernador como este desauergonhanhão. E vendo ho gouernador como este desauergonhamento de requerimentos hia tanto auante que lhos fazião pubricamente, porque os que lho fazião não desemparassem a goarda das estancias em que estauão, requereo a cada hum dos que lho fazia que lhe desse a menajem de goardarem as estancias em que estauão, &

de as não desempararem se não por seu mandado, & isto com lho requerer da parte del rey seu senhor: que eles fizerão mais com vergonha que com vontade. E como ho gouernador isto entendia, quasi que não dormia de novte por roldar as estancias, pera ter nelas os que as ajudação a goardar aos que estação nelas por capitães, porque de noyte lhe dauão os immigos mayor trabalho com quererem entrar a cidade como ja disse: & pera ho gouernador saber a verdade se goardarião as menajes que tinhão dadas aqueles de que não confiaua, antes das horas que os immigos costumavão de vir mandaua fazer repiques falsos, & estes taes os ouuindo fugião com medo, & deles saltauão do muro por ser baixo, & fazião cousas muyto vergonhosas pera Portugueses: o que ho gouernador dissimulaua, porque não fazia aquilo pera mais, se não pera saber o que tinha neles.

### CAPITOLO XXIII.

De como Pulatecão cometeo cocerto de paz ao gouernador, & ele ho não quis, & de como chegou ho Hudalcão ao arrayal.

Vendo Pulatecão quão bem se os nossos defendião, & que os não podia entrar andaua agastado de lhe suceder tão mal aquela empresa, em que ele cuydou de ganhar tanta honrra como fora tomar a cidade, porque esta era a conta que elle tinha feita quãdo viera cercar Goa. E porque sabia que a vinda do Hidalcão não tardaria, quis ver se podia ganhar por manha a honrra que não podera ganhar por força, & auer a cidade por concerto: & parecialhe que ho faria ho gouernador, assi por ter pouca gente como por não ter mantimentos có que se podesse soster. E pera esta negociação, escolheo a loão machado, que fey ao gouernador com recado, ficando em arrefens a Pulatecão Abraldez ho galego de que fiz menção a tras. E ho gouernador não quis que

lhe falasse Ioão machado na cidade, porq na visse quão fraca estaua, que com tudo não se podia acabar de fiar dele, & faloulhe na galê de Simão dandrade que estava aa porta do Mandouim, onde Ioão machado foy leuado em hũa almadia. E estando ambos sòs sem outra pessoa algũa, porque se não soubesse ho recado q loão machado trazia, disse ele ao gouernador que dizia Pulatecão que se lhe quisesse alargar a cidade q ho deixaria ir em paz com todos os nossos & lenar quanto tinhão na cidade, com condição que lhe pagasse a valia de corêta caualos, & de certos alifantes que lhe morrerão quãdo decera da serra de Gate. E este partido lhe fazia porq desejaua de ter amizade coele, por ser tão boo caualeyro, & por saber q ho Hidalcão seu señor folgaria tambem de a ter, assi como a tinhão todos os outros reys & senhores da India, que do mais bem sabia quão pouca gente tinha pera se defender ao grâde poder que auia de trazer ho Hidalcão por quem esperaua cada dia, & que despois que ele viesse & soubesse quão fraco estaua, & quanta necessidade tinha de matimetos como ele sabia, que lhe não quereria a cidade com nenhů partido, se não tomalo. Ao que ho gouernador respodeo muyto dissimulado, que quem dissera a Pulatecão que ele tinha pouca gente & muyta necessidade de mătimetos que ho enganara, porque nas naos os tinha que lhe abastassem hu anno, & com a gente que tinha não auia medo ao Hidalcão por mais q teuesse: pore que por ele ser na India hû señor tão principal, & ele ter necessidade dauer de sua terra algua madeira pera corregimeto das armadas q el rey trazia na India, assentaria paz coele com condições mais arrezoadas do que erão pagarlhe os seus caualos & alifantes, em cuja morte ele não tinha culpa, pois estando dassessego na cidade que se lhe entregara, ho vinhão buscar sem ele desafiar ninguem: & quâto ao que lhe dezia de elle entregar Goa Îhe não parecia rezão ella por ser del rey de Portugal seu senhor, de que tinha poder pera ganhar cidades,

mas não pera as alargar despois de ganhadas, posto que perdesse sobrisso a vida. E que se todauia se ouuesse de falar na paz, q era necessario auer tregoas ate se acabar dassentar. Îoão machado disse ao gouernador q ele diria aquilo a Pulateção & ainda muyto mais pera abonação de quão seguro ele estaua na cidade: porem que soubesse certo que Pulatecão sabia muyto bem como estaua pelos moradores da cidade, assi mouros como gentios que de attentarem muyto bem como ele estaua, & de ho saberem mandarão eles conselhar ao Hidalção. que mandasse sobre Goa ou fosse pera se tomar, & que sem duuida que não tardaria dez dias: & que não tendo Pulatecão tomada a cidade antes de sua chegada lhe auião de queymar a frota, como lhe ja tinha dito: & despois tomar a cidade, & matar quantos estauão dentro. E pera lhe descobrir este segredo fizera ele por leuar ho recado de Pulatecão, & assi se offreceo muyto ao gouernador pera ho seruir em todo o que podesse. E porque esperaua de fazer muyto seruico, assi a nosso senhor como a ele se não hia pera a cidade, & se deixaua andar antre os mouros, onde auia muytos annos que andaua contra sua vontade, mas que sempre sua tenção fora de ser Christão, & ho era. E ho gouernador lhe agardeceo muyto ho offrecimeto que lhe fazia, dizendo que de cadauez que se ele quisesse tornar pera os nossos que ele lhe faria muyta merce em nome del rev seu senhor, & lha faria fazer, & que dissimulasse muyto bem, como ateli que era mouro, porque assi lhe poderia mais aproueitar. E despois que praticarão nisto hum pedaço tornouse Ioão machado pera ho arrayal, & deu a reposta a Pulateção: que quando a ouvio ficou muyto espantado do coração do gouernador estando como estaua. E porem concedeo as tregoas por seys ou sete dias porque visse se ho podia atraer ao que ele queria, mas nunca pode. E neste tepo chegou ho Hidalcão ao arrayal som os nossos ho saberem, mais que verem sinais disso na multiplicação dos mouros em muyto grande quantidade, assi de pee como de caualo. E sospeitandose isto erão tantos os requerimentos sobre ho gouernador que despejasse a cidade & se recolhesse aa frota que se não sabia dar a conselho, mas como visse que os immigos não cometião a cidade como dâtes, parecialhe que ainda ho Hidalcão não seria vindo. E nisto amanheceo hum dia hua nao dos immigos metida no fundo que não parecia mais dela que hum pedaço do masto, & estava no canal defronte do varadoyro das naos. E na noyte do dia em que ela assi apareceo entrou na cidade hû bramene de Timoja que ho gouernador trazia por espia com outros no arrayal, & disselhe como ho Hidalção era vindo: & a causa de se aquela. nao ali meter, era pera se tapar ho canal, porque tapado nã podesse sayr a nossa frota, que ho Hidalção determinaua de mandar queymar com cotias cheas de lenha seca, & de breu & de enxofre, porque queymada a frota não terião os nossos em que se saluar, & então os tomaria: porque temia que querendo os tomar antes de ser a frota queymada se acolherião a ela, & fugirião. E sabido isto pelo gouernador communicouho logo com dom Antonio, & com os outros quatro que ja disse. E assentou com seu conselho, que pois a cousa hia daquela maneyra, & estaua claro não poder defender a cidade, & a frota juntamente por não ter a gente que abastasse, nem artelharia, que lhe tomarão os immigos a mais quando entrarão a ilha: que ho melhor & mais seguro seria recolherse à frota, & defenderse nela antes que na cidade, porque os immigos não tinhão frota em que podessem pelejar coeles. E na cidade como era fraca dos muros & eles muyto poucos, & os immigos muytos em demasia podianlhos derribar & entralos, & como não teuessem frota em que se acolher ficarião de todo perdidos: & ainda que por ser inuerno não podessem sayr da barra que passarião o que ficaua do inuerno naquele rio de Pangim, & ali se defenderião melhor dos immigos que na cidade.

### CAPITOLO XXIIII.

De como ho gouernador despejou a cidade, & a causa porque.

Tomado este assento tão secretamente que ninguem ho não soube, logo na noyte seguîte madou ho gouernador ao piloto moor que fosse em bateys ver se poderia a nossa frota sayr por antre a terra, & a nao que os immigos tinhão alagada no canal: & achou à si posto que muy estreitamente. Com que ho gouernador ficou muy desaliuado por estar com grande medo que lhe teuessem ho canal carrado. E logo mandou embarcar ho cobre da nossa feytoria, & outra fazenda: & assi essas poucas de peças dartelharia que lhe ficarão, mas não que ninguem soubesse ho pera que se fazia, mais que doin Antonio, & os outros. Porem logo se sospeytou ho pera que seria, com o que todos os que desejauão que se despejasse a cidade forão muyto ledos, & cessara de seus requerimentos. E ho gouernador q ja sabia ho grande poder de gête que estaua sobrele, receando que se fosse sentido que se recolhia ho entrassem os immigos, com que os nossos se verião em muyta afronta, mandou deitar por onde eles poderião entrar paes de cobre, & pastas, & fardos de pimenta, porque em quanto se ocupassem em apanhar esta fazenda se recolhessem os nossos. E estando nisto foylhe dito per Ioão machado que ho Hidalção lhe queria mandar por ele hum recado que desse arrefens entre tanto que lhe ele fosse falar. E dado Abraldez em arrefens foy ho gouernador ouuir ho recado do Hidalção aa galé de Simão dandrade como da outra vez: por que era tão rescatado que lhe parecia que ho Hidalção, mais mandaua Ioão machado pera espiar como estaua, & que fazia, que pera lhe mandar recado: & com quanto tinha visto nele algüs sinaes, ou muytos pera se fiar dele. Todauia não podia acabar

consigo que ho fizesse, por auer tanto tempo que con-uersaua com os mouros, & parecialhe que os auisos que lhe daua seria com medo que ho não prendesse, & despois que se visse antre os immigos lhe discobreria ho seu segredo: & por isso lhe não queria falar se não na galee, onde lhe ele disse da parte do Hidalcão outro tal recado como lhe trouuera de Pulatecão. E despois de lhe ter dito o que lhe mandaua, lhe disse que ho Hidalcão lhe não mandaua aquele recado se não polo deter que não fugisse em quanto se fazia prestes pera lhe queymar a frota, & ja que lha não queymasse, nem ho podesse tomar, queria ficar em paz coele pera lhe não tolher os caualos que lhe hião Dormuz, porque disto se receaua muyto: porem que a verdade era que ho Hidalcão desejaua de lhe fazer todo ho dano que podesse. E nem por isto lhe ho gouernador quis descobrir como se queria acolher aa frota, antes dissimulou coele, dizendo que auia de ver se podia soster a cidade ate ho verão que fosse a armada de Portugal & que quanto aa paz ele tomaria sobrisso conselho, & mandaria a reposta ao outro dia. E nesta pratica deteue ho gouernador a Ioão machado do meo dia ate quasi noyte, porque não dissesse ao Hidalcão que lhe vira embarcar algüa artelharia, que se na pode esconder que ele não visse. Partido Ioão machado, & recolhido Abraldez, ho gouerna-dor fez ainda recolher da feytoria a mais fazenda que pode: & despois concertou com dom Antonio, que pera seu recolhimento ser mais sem reboliço ele se embarcasse primeyro na galè de Simão dandrade, & dom Antonio ficasse na cidade, & mandaria matar quantos caualos auia nela, & despois recolheria a gente á porta da ribeyra, & se embarcaria coela em corpo porque não ouuesse algum desmancho. E isto andou ho gouernador dizendo aos capitães pelas estancias, pedindo a todos que se recolhessem com grande assessego, porque não fossem sentidos dos immigos, que souhessem que andauão todos muyto alerta a escutalos: & que se sintissem que se recolhião que auião logo de escalar a cidade, & entrarião coeles, & que lhes darião assaz de fadiga. E andando assi correndo as estancias oulhaua a cidade mostrando a magoa que tinha por a deixar tão cedo: & ouue algus que lhe conselharà que mandasse pegar fogo aos paços do Hidalcão & ao almazem, em que auia mnyta poluora, enxofre, & muytos tanques de azeite pera que os immigos se não lograssem daquilo. E hû caualeyro chamado loão gonçaluez de castelo brãco lhe disse q ho não fizesse porque pareceria desesperação de não tomar Goa, que ele esperana de a tomar muyto cedo, & que melhor acharia então tudo que destruylo ho fogo: & mais que se os immigos vissem ho fogo que logo auião dadiuinhar o que era & escalarião a cidade, que melhor se recolheria a gente com outro sinal que com aquele. O que pareceo bem ao gouernador, & mandou que se não posesse ho fogo, & que se recolhessem os nossos redido ho quarto da modorra. E isto assentado embarcouse, & despejada a fazenda que se pode despejar da feytoria, & mortos os caualos que auja na cidade, redido as horas que estauão ordenadas que foy aas duas despois de mea noyte começarão os capitães das estancias de se recolher com sua gente, & dom Antonio que lhes ania de ir nas costas (posto que ho gouernador tinha mandado ho contrairo) mandou dar fogo ao almazem. E como os immigos ho virão, & não ouuirão ho sino da vigia, pareceolhes o que era, & entrarà logo algus per hum cano que estaua da banda do mandoaim, & outros pelo quebrado do muro. E vendo recolher dom Antonio derão auiso aos de fora, de que entrarão mais, & pegarão com os que se reculhião às frechadas & lançadas: & dom Antonio, dom Ieronimo de lima, Manuel de lacerda, & outros fidalgos que ficauão nas costas, pelejarão tambem que sosteuerão ho impeto dos immigos ate que os que hião diáte se recolherão à porta da ribeyra. Porem os immigos despois que conhecerão claramente que a cidade se despejaua entrarão nela tantos, que se todos ouuerão de pelejar com os nossos, eles se não poderão embarcar: mas não pelejauão todos, porque muytos se ocupauão em apanhar ho cobre, & a pimēta que ho gouernador mandou deitar polas ruas, que aproueitou muyto. E co tudo como eles erão muytos, & carregauão muyto sobre os nossos, embarcaranse eles com trabalho immenso, pricipalmente dos capitões que forão por derradeiro sostendo todo ho impeto dos îmigos, de que chouião pedradas, frechadas & lançadas, & foy a peleja muyto grade: & quis nosso senhor que sem nenhã dano dos nossos, se não de algüs feridos pouca cousa.

# CAPITOLO XXV.

De como sabendo ho gouernador que não podia sayr da barra sem grande perigo, assentou dinuernar no rio de Pangim: & do que aconteceo a Fernão perez dandrade, & a dom Ioão de lima.

Despois de se os nossos embarcare que seria manha clara foy forçado ao gouernador deterse todo aque dia diante da cidade pera se a frota leuar, porque era necessario fazerse de vagar por estar toda be amarrada: & se não fora a muyta necessidade que tinha de ancoras mandara dar piques a muytas amarras, segundo aquele dia os nossos forão perseguidos dos immigos, porque em todo ele camanho foy nunca deixarão de tirar ou com artelharia, ou com espingardões, ou com frechas, com que algüs des nossos forão feridos. E ao outro dia derradeiro de Mayo em que fazia tres meses & meyo que ho gouernador estava em posse da cidade: & em que avia vinte dias que os immigos entrarão a ilha começou a nossa frota de sayr com a decente dagoa pera Rabandar, porque antrela & a cidade queria ho governador surgir, pera hi se aparelhar porque não pedia diante da cidade por amor dos tiros que lhe tiravão: &

ho primeyro capitão que sayo foy Francisco de sousa mancias, & a pos ele os outros. E em a frota emparelnando com ho varadoyro, ôde os immigos tinhão a estàcia com ho camelo, & outra artelharia pera combaterem a cidade, começarão de tirar coela aos nossos com que lhe fizerão muyto nojo, principalmente no rey pequeno, em que húa bombardada leuou dous negros em pedaços de quatro que estanão dando â bomba, & na capitayna deu outra hu palmo do lume dagoa, & passou ho costado da não cortando dentro hû liame, & quis nosso senhor que hia ja ho pelouro tão morto, que caindo em hum barril de poluora que estaua desfundado, não fez nenhum nojo. È a nao frol da rosa, de que era capitão Bernaldim freyre, que estaua bem pegada com ho muro da cidade quando se leuou, recebeo tata oppressam de frechadas, & outros tiros que lhe tirauão com os espingardões, que conueo ao capitão mandar alargar hûa ancora, & deixala com ho cabre por se acolher, porque doutra maneyra mataranlhe toda a gête. E como foy em Rabandar com a frota, sabendo ho gouernador o que lhe acotecera, porque sabia que tinha muyta necessidade da acora que lhe ficara, mandou a Nono vaz de castelo braco q fosse no batel da mesma nao a tomala: & isto porque Bernaldi freyre era ainda mancebo, & pareceolhe que não teria animo pera ir leuatar a acora por quanto se corria nisso grande perigo. E posto que Nuno vaz estana ferido aceiton a ida. E estando leuando a ancora chouião as frechas sobre ho batel, & se não fora a padessada matarão quantos hião dentro, porem feriralhe muytos, & a hũ criado de Bernaldi freyre que hia com as costas na padessada da banda do muro foy ferido de hû ferro quadrelo que tirauão os espingardões, & passando ho pades, & hũa espaldeira dhu corsolete com que estaua armado ho trancou polas costas ate lhe passar ho peyto, & assi ho teue trancado ate que Nuno vaz se tornou, porque vêdo ele que por leuar aquela àcora lhe auià de matar quatos leuaua

a quis antes deixar que perdelos, & mais porque lhe ti-nhão feridos muytos dos marinheiros. E tendo leuantada hũa braça do cabre se tornou pera a frota, & deu conta ao gouernador do que lhe acontecera. E naquilo chegou ho piloto mór, que vinha de ver a barra, & disse ao gouernador que por nenhú modo podia sayr dela sem muyto perigo de se perderê as naos por ser ja ho tempo muyto verde. E sabido isto por ele chamou a conselho, & nele mandou ao piloto moor que dissesse co-mo achara a barra, & o que lhe parecia do perigo das naos, & ho mesmo mandou a todos os outros pilotos & mestres que ali estauão jûtos, & ho piloto moor: & eles mestres que ali estauâo jûtos, & ho piloto moor: & eles disserão que sem duuida estaua mais certo perderense as naos ao sayr da barra que saluarense. E sobristo lhe pedio ho gouernador seus pareceres, que dados forão diuersos, porque hûs auião por mayor perigo inuernar naquele rio, que o que se podia correr ao sayr da barra por amor da côtinua guerra que lhe os immigos auião de fazer de terra pola estreiteza do rio: & que lhes auião de fazer muyto dano com a artelharia que lhes ficaua, & que auião de morrer de fome, perque não tinhão mantimentos, nem agoa, que melhor seria trabalharem por sayr da barra & verem se podião ao menos tomar a ilha Daniadina que era perto. & onde ja invertomar a ilha Danjadiua que era perto, & onde ja inuernarão naos nossas. E os deste parecer forão Francisco de sousa mancias, Francisco de saa, Francisco pereyra coutinho, Iorge da cunha, Iorge fogaça & Ayres da silua. Os outros todos teuerão ho contrairo, dizendo que posto que ho perigo da guerra que se esperaua fosse grande, que muyto mayor seria perderense quaesquer naos da frota, porque sem elas não lhes ficaua saluação, nem tinhão em que se defender, nem com que fizessem guerra aos îmigos, porque lha não podião fazer se não por mar: & que se os mouros da India os acolhessem na terra sabendo que não tinhão armada que se ajuntarião todos contreles, & lhes poerião muy cruel cerco, & que se não tinhão mantimentos que não podia

ser, que por intercessam de Timoja nã ouuessem algüs da terra firme: & das ilhas de Diuar & Chorão, & da mesma de Goa em que farião saltos: quâto mais q a guerra duraria hu mes & meo & no mais que era bem pouco pera se auenturarem a tanto como era perder a frota que tinhão. E deste parecer foy ho gouernador: e este se goardou muyto contra võtade dos que tinhão ho côtrairo, especialmente de lorge da cunha, que ele por si mesmo requereo ao gouernador da parte del rey que se fosse, & não inuernasse ali porque escadalizava ho pouo. E tanto insistio naquilo que lhe disse ho gouernador que se na fizesse procurador de concelho, porq ali auia dinuernar. E assentado isto assentouse que inuernassem antre Rabadar & Pangi por ser ali ho rio mais largo, & as naos podere hi melhor estar. E assi foy assentado, q se mandasse Fernão perez dandrade no nauio sam loã, de que era capitão a Anjadiua a buscar mantimentos, & fosse coele Timoja q era senhor dela pera lhos fazer veder, & logo partirão abos. E coeste assento mandou ho gouernador leuar ancora pera surgir onde digo: & despois que surgio tirou a capitania da nao a Fracisco de sousa mancias, porq quando se leuou de diâte da cidade Frâcisco de sousa foy demandar a barra de golpe se saber sua determinação ne esperar por ela. Pelo que ho gouernador mandou a pos ele, pera d ho fizessem tornar por força se não quisesse por sua vontade: & pera exemplo que outro capitão nã fizesse ho semelhate a seu capita môr, lhe tirou a capitania da nao. E como ele esperaua de ser ali muyto côbatido dos immigos apercebeose darrombadas, & toldos em todos os naujos, & padessadas nos bateys: & pos os naujos mais fortes onde se esperaua mayor perigo, & os fracos onde ho poderia aver menos. E conhecendo ele ho descontentamento que auia em algús por inuernar ali corria as naos, & esforçaua a gente, dizendo que muyto pouco tempo auia de sofrer aqle trabalho de se defender dos îmigos: porem não era este o que a gente receaua, q

pera a peleja do mar assaz auia dela, & artelharia, mas não auia mantimentos se não hũ pequeno payol de biscoyto na nao frol da rosa, q ho gouernador goardaua pera os doêtes que auia na frota, & assi hû pouco darroz & hû pouco daçucar: & Fernão perez que hia com Timoja por mantimêtos a Anjadiva indo defronte do dente da barra, andaua ho mar tão grosso q lhe deu com ho nauio â costa & perdeose, mas saluouse a gente & a artelharia, & despeis madou ho gouernador por tudo, & não quis mais auenturar outro nauio vedo como se aquele perdera: në Timoja não ousou de se ir. E por na frota auer grande necessidade dagoa por não ser ainda ho rio doce q cheuia pouco, mandou ho gouernador a dom loà de lima no batel dhu nauio, de que era capitão que fosse da banda de Bardès a buscar agoa, & que visse se auia agoada q abastasse â frota. E estando do loão fazendo agoada por ser a terra toda cuberta daruoredo deu hua grande copanhia dos immigos sobrele tão de supito que os não vio se não em ho cometendo: & com quanto se ele quisera defender deles co os seus, carregarão eles tanto q os fizerão recolher ao batel, & quasi afogados, porque os apressauão muyto, & feriran-lhe algüs de frechadas: & com tudo dom Ioão leuou agoa, porem pouca a respeito da gente da frota.

### CAPITOLO XXVI.

De como ho gouernador foy cercado de estácias dartelharia de todas as partes do rio, & do muyto grade trabalho que os nossos passauão, assi de fome como de guerra.

Sabendo ho Hidalcão como ho gouernador estaua tão de vagar no rio de Pågim, & vendo que queria ter hi ho inuerno, determinou de lhe fazer a guerra, & mandou logo fazer hũa estancia dartelharia na agoada de Bardès, onde dom loão tomara agoa, & deu ho cargo

desta estancia a cufogogi com gente darmas que ho acompanhasse: porem ho gouernador não quis que se tomasse ali mais agoa, & na por medo que os nossos pelejassem co os immigos, mas porque a terra era cuberta daruoredo, & sem peleja lhe poderião os immigos fazer muyto dano. E auedo algua necessidade dagoa quis nosso senhor que começou de chouer, & fezse ho rio doce com a agoa do môte, & coisso não ouue na frota necessidade de se tomar agoa fora: & se isto não fora não auia saluaçã nos nossos, porq como esta estácia foy feyta logo se fizera outras de todas as partes. Porq vedo ho Hidalção que não era necessaria na cidade a artelharia q se tomara nos paços madouha leuar a estas estâcias. E ho camelo com outra artelharia sua & nossa foy posta na fortaleza de Pägim pera defender que nã podessem os nossos passar pera a barra, & em hum oyteiro que está sobre a fortaleza madou apousentar Pulateção com tres mil homes todos mouros estrajeiros pera goardarem aquela fortaleza. E como estas estancias forão feytas começou a artelharia de tirar â nossa frota q toda estaua em lugar que lhe podião fazer nojo & hum tiro foy dar na nao de Bernaldim freyre, & matoulhe hù marinheiro, & quebrou hũa perna a hû gormete: & dali por diante tiraua esta artelharia tão amiude, que somete ho camelo deitaua cada dia cincoeta pelouros pouco mais ou menos com que os nossos tinhão assaz fadiga, & recebião muyto dano, assi de mortos como de feridos, & não auia ninguem que ousasse de andar polas pontes das naos, porque logo lhe tirauão com a artelharia, & hữ dia matarão hữ marinheiro na nao do gouernador que hia pola coxia da ponte. E como os immigos sabião que aquela era a capitayna por amor da bandeira que tinha na gauia tirauão a ela mais q a nenhua outra, tanto que foy necessario ao gouernador alargarse dode estaua, & hirse lançar pegado com ho rio q vem dantre a ilha de Divar & a terra firme. O que visto pelos immigos fizerão ali outra estancia, onde poserão hu

tiro, que tambem fazia muyto dano ao gouernador, po-rem não tâto como ho camelo: os outros capitães tambem se mudauão por fugir do mal que lhes fazia a ar-telharia, o que era muyto grande trabalho por a gente estar doente & fraca da fome q padecia, q como disse por falta de mantimentos que auia era a regra muy apertada, & esta era darroz somente que não auia carne
ne pescado mais que algü que se tomaua de noyte. E
pera ho gouernador ver se se podia dar a isto algü remedio, porque a gente não pasmasse com desesperaçã
falouse com Timoja & Menayque que estauão agasalhados na nao de Nuno vaz de castelo brâco. E dizedolhe eles que na ilha de Chorão & na de Diuar se poderia auer algum arroz & carnes, mandou là dom Antonio com outros tres capitães em seus bateys, & hû deles foy Ioão Nunez de lião: & partirão hûa antemanhaã, & hia coeles Menayque com algûs piães seus. E chegados à ilha de Chorão sayrão em terra, & Menayque hia diante descobrindo: & como tudo estava levatado não acharão os nossos mais que hũ pouco darroz, & cinco vacas, & isto tomarão pagadoho muyto be a seus donos, & sem lhe fazerem nenhũ mal por os não escandaliza-rem. E coisto se tornou dom Antonio à frota, mas aquilo não foy nada pera quanta gente auia nela, & por isso tornou à ilha de Diuar, onde andauão algûas vacas, & tomou alguas pelejando, porque os immigos acodirão logo das estancias ondestauão: & vêdo que os nossos hião tomar as vacas as afastarão pera detras do oyteiro, em q̃ agora estâ a hermida de nossa senhora de Diuar. E coisto ficarão os nossos sem esperança de auer mais carne, como defeyto não ouuerão: & a regra do arroz se hia estreytando de cada vez, pera que abastasse, & era a fome tamanha que se armana aos ratos, & comiãnos. E os que tinhão arcas encoyradas desforranannas & deitanão os coyros de molho & comiânos pisados, & os q̃ isto tinhã estanão contentes, mas a gente baixa q̃ não tinha mais que a sua regra sem outra nenhũa aju-TOMO III.

da bradauão com fome, & dizião ao gouernador que lhes desse de comer pois os queria ter ali : & ele se via tão agastado com magoa de não poder dar o que lhe pedião, que era pera auer dó dele. É cò tudo sempre mostraua grande animo, & dizia que esforçassem que ele tinha que lhes dar muy largamente, que se lho mais cedo disserão que mais cedo lho dera. E determinou de fazer boa boca à gête com ho bizcouto de frol da rosa, & mãdou fazer rol de todos os que auia na frota pera saber quantos erão, porque ho bizcouto era tão pouco que pera abastar era necessario darse por onças: & porque pera isto auia necessidade de grande tento, não ho quis fiar de Bernaldim freyre, que era mancebo, nem de seu despenseiro, & deu a chane do payol que ele tinha a Ioão goçaluez de castelo braco, que era escriuão da mesma nao frol da rosa, & mandoulhe que não desse ho bizcouto sem seu assinado: & isto lhe disse perante todos. E em secreto lhe mandou que sempre desse menos ametade ou a terça parte do q fosse no mandado, segundo visse que era a soma que lhe mandasse dar, porque por ele esforçar a gente, & lhe não dizer quão pouco bizcouto auia madaria sempre dar o que lhe pedissem: porem que ele fizesse o que lhe dizia em secreto, posto que lhe mandasse ho cotrairo em pubrico, & ainda q por sua pessoa lhe dissesse que comprisse o que lhe mandaua, porque vendo a gente q ele mandaua dar quanto bizcouto lhe pedissem cuydaria que ho auia em abastança & esforçaria, & se se aqueixassem dele que não queria fazer o q lhe mandaua que lhe não desse disso, porque ele sabia a verdade do que lhe màdaua, & à melhor seria dar a gête culpa a ele de não fazer o q lhe madaua, que saber a verdade de quao pouco bizcouto auia, & irse pera os immigos com desesperação, & loão gonçaluez ho fez assi. E vendo as partes que ele não compria os mandados do gouernador tornauão logo a ele a fazerlhe queixume: & ele mostraua grande menencoria contra Íoão gonçaluez de nã fazer o que lhe mandaua pois auia bizcouto em abastança. E como a sua nao estaua perto de frol da rosa, bradaua logo por Ioão gonçaluez, & dizia que desse ho bizco que mandaua dar, & q ho desse logo: porem ele fazia o que tinha por regimento. E as vezes se via ho gouernador tão enfadado coestes queixumes que punha a culpa a Ioão gonçaluez, & dizia que não sabia que lhe fizesse que era de sua côdição: mas como a gente se não satisfazia coisto, bradaua ao gouernador q onuesse piedade deles, & que os não deixasse morrer, & âs vezes ho apertauão tanto, pricipalmête despois q couhecerão quão pouco bizcouto auia, que ele dagastado, & sem saber o que fizesse tiraua polas barbas, & dizia. Tomay aqui que agôra não tenho outro mantimento q vos dar, & consolaua os ho melhor que podia mostrado grade magoa de lhes nã poder valer como desejaua: e partia da sua regra com aqueles que lhe parecia que tinhão mais necessidade, posto que todos a tinhão assaz. E os capitaes que lhe querião mal vendo a necessidade que a gente tinha incitauãna côtrele, q se ele não inuernara ali como lhe eles disserão que esteuerão fora daquele ua pois ania bizcouto em abastança. E como a sua nao ali como lhe eles disserão que esteuerão fora daquele trabalho, & porque ho eles adiuinhauão, lhe conselharão que não inuernasse: que era hu maniaco q os auia ali de matar de fome, & mais que auião de vir os immigos em jangadas, & os auia de matar a todos. E coisto & co a fome que a gête passaua andanão todos muyto pasmados, & assombrados com medo, & tres dos nossos fugirão pera os immigos, hũ galego, hũ asturiano & outro. E estes descobrirão ao Hidalcã ho grande trabalho que hia antre os nossos, & ho medo que tinhão dos immigos hirem sobreles. E sabendo ho gouernador como a gente começana de fugir mandou vigiar grandemête sobrisso, tanto que mayor trabalho tinhão os capitâes em ho fazer que em se defender dos immigos, que sabado o que his entre bedo o que hia antre os nossos os apertauão muyto, com que a gente baixa de cada vez auia mor medo. E tambem isto chegaua a algüs dos honrados, & auia hi tacs

que de siso conselhauão ao gouernador ardis pera que os immigos não tomassem as naos com jangadas. E ele vendo quão encarnado andaua neles ho medo não ousaua de lho tirar com rezões, porque via que lhe aproueitauão pouco, & que se lhe hirião pera os mouros com desesperação: mas dissimulando com prudencia agardecialhes os conselhos que lhe dauão aprouandolhos por muyto bos, & dizedo que assi ho faria. E coesta manha os esforçaua, & sostinha em confiança de se poderem defender dos immigos: & despois disto metiasse em sua camara, & oulhaua pera ho ceo chamado muy deuotamente a nosso senhor, & pedindolhe por sua paixão que lhe valesse em tamanha agonia, & que tirasse ho medo aos que ho tinhão por seus peccados, que a eles ho atribuya & não a outra causa. E na verdade não auia algua pera ho auerem, porque a sua nao, & a de dom Antonio estauão tão bem artilhadas, que elas somête abastauão pera pelejar com vinte nãos de rumes.

### CAPITOLO XXVII.

De como ho gouernador deu na fortaleza de Pangim, & desbaratou Pulatecã, & ho fez fugir, & tomou a artelharia da fortaleza.

Estando ho gouernador co todos os nossos nesta fadiga foylhe dado hu escripto de Ioão machado, em que dizia que sabendo ho Hidalcão pelos nossos que fugirão ho aperto que tinhão da fome, determinava mandar cotias cheas de lenha seca acesas pera lhe queymar a frota, & que fazia prestes oytenta navios de remo, pera que fossem nas costas daquelas balsas de fogo, & matassem os nossos que se deitassem ao mar despois que a nossa frota ardesse. Vista esta carta pelo gouernador, mostrouha a do Antonio & aos outros capitães, & inventarão que pera que desviassem as balsas da frota madassem poer nas proas dos bateys hus garoupezes como

os das naos, se não q fossem mais pequenos, & q teuessem hūs arpeos pera desuiar as balsas da frota. E isto se fez sem ninguem saber ho pera que, senão os que digo, porque se se soubera segundo a gente comum andaua aluoroçada com medo fugirão todos pera os immigos. Mas este apercebimento dos garoupezes foy de valde, porque as balsas não vierão: & assi ho tornou Ioão machado a escreuer ao gouernador, dizendolhe que todauia esteuesse apercebido, porque os immigos se apercebião pera hirem pelejar coele por mar, & que visse o que lhe copria porque erão muytos. Ho gouernador pelo medo que entendia q os nossos tinhão, & ho receo que tinha de lhe fugirem se soubessem que os immigos queria pelejar. Teue este auiso de Ioão machado tão secreto que ho não disse se não a do Antonio, & rogoulhe que pera mayor certeza do que auia de fazer que ele fosse ver aquela armada q se fazia, & ele foy & achou que era assi: pelo qual comunicarão ambos que seria boo tomarse a artelharia de Pangí, porque na peleja que se esperaua auião de receber dela muyto dano, & por isso era necessario tomarse ou encrauarse, porque nã podesse tirar tão asinha. E praticado isto primeyro com dom Antonio propolo despois ho gouernador em coselho com todos os capitaes da frota, a que pareceo bem, & assentarão que se fizesse. Pera o que tambem foy assentado que abastarião trezetos homês que ho gouernador escolhesse de hu rol que se faria de todos os da frota. E porque Pulatecão não po-desse acodir com sua gente à fortaleza ordenouse que ao mesmo tempo que se desse nela, que seria duas horas antemanhaã, se desse tambem no arrayal de Pulatecão que estaua sobre hū oyteiro hū tiro de bèsta donde os nossos auião de desembarcar, porque vendose ele assi cometer perderia o têto dacodir à fortaleza. E ho dar no seu arrayal foy encomendado a dom Antonio, & a Simão dandrade, que com cem homens auião dir por este oyteiro que digo da parte do ponente, donde ficaua

a cidade, & pela do norte ania de ir Simão martiz com algûs espingardeiros & bésteiros a poerse em hû passo estreito que ali estana, porque se Pulatecão fosse socorrer a fortaleza (que era aquele ho caminho) lho impidisse. E da parte do sul, de que ficaua a barra esteuessem no mar Diogo fernandez de beja na sua galè, & Afonso pessoa na sua fusta bem pegados com terra defronte dhu ressio que ali estava pera que varejassem co a artelharia, & impedisse aos do arrayal, que podia por ali socorrer aos da fortaleza, de que ho cometimento foy encomendado a Manuel de lacerda, que com Bastião de miranda, & Nuno vaz de castelo branco cometerião ho muro hû pouco afastado da torre da fortaleza, & pegado coela cometerião do Ieronimo de lima, & Avres da silua, Iorge fogaça, Fernà perez, dom Ioão de lima, & outros capitães. É em quanto estes pelejassem, Dinis fernandez q auia dir em hu parao co coreta marinheiros, teria cuydado de recolher a artelharia, prîcipalmēte ho camelo, & coele os mais dos tiros q podesse: & pera ho fauorecer auia dir ho gouernador no seu esquife. Isto assi assentado foy logo posto em obra, & ho gouernador mandou embarcar os que estauão escolhidos pera este feyto sem outros nenhûs mais, posto que muytos quiserão ir, & se offrecerão pera isso. E ho gouernador lho agardeceo muyto, & côtentauaos co lhe dizer q era mais seruiço del rey ficarêlhe oulhando por suas nãos q hirê pelejar. Embarcados todos começarão de remar a boga surda, & partirão pera terra sem sere sentidos. E chegados a ela tangerão as trobetas do gouernador, & os seus atabales, q mandou leuar no seu batel. E foy tudo tangido co tamanho aluoroço q parecia q era ali junto ho mudo todo. E em começado de tocar estes instormentos poyarão os nossos em terra co grade ligeireza, & cada capitão foy cometer o q lhe estana encomedado. Do Antonio & Simão dandrade tomarão pelo oyteiro acima, q ja disse caminho do arraval dos îmigos. E chegado a eles cometeranos co tamanho

impeto, que cuydarão q era todo o mudo sobreles, & mais como acordauão toruados do sono, parecialhes q era assi como digo: & fora de si co medo come carão logo de fugir, porq na verdade os nossos apertanão muyto, matando & ferindo neles sem nenhúa piedade. Pulatecão q se vio assi cometer, & ouuido ho grade arreydo q faziao os atabales & trôbetas cuydou q toda a forca dos nossos hia sobrele: & por isso determinado de se acolher à fortaleza, recolheo a mayor parte dos seus, & encaminhou parela. E chegando ao passo onde estaua Simão martiz, achouse ebaraçado co as espigardadas, & sétadas q os nossos começarão de desfechar, co que derribarão algüs dos îmigos. E como Pulatecão vinha descuydado de tal cousa, pareceolhe q estava cercado, & ho medo lhe fez crer q não tinha outra saluação, se não fugir: o q pode be fazer por ir nas costas dos seus, q fizerão como ele. E Simão martinz foy hữ pouco a pos ele, matando & ferido algûs, & na quis ir mais auante por ter pouca gête, & os îmigos sere muy-tos. E tâbe porq a diante era a terra larga, ode se não podia tàbe ajudar como na estreyta: mas posto q eles escaparão de Simão martiz, tornarão a cayr nas mãos de dom Antonio, de Simão dandrade, & dos seus q carregando muyto sobreles os fizerão fugir per outro cabo, por onde não estava Simão martiz, & não acharão là tão pouco ode se acolher: porq assi como os nossos poyarão q cada hu cometeo ode estava ordenado, remeterão logo ao muro Manuel de lacerda, Bastião de mirada, &. Nuno vaz co os q leuauão em suas capitanias. E por ser ho muro baixo sobião polas lâças, Manuel de lacerda foy dos primeyros que subio. E sentindo os îmigos q os entrauão, co quanto ho desacordo do sono e q estauão lhe pos logo algü espanto, & não deixarão dacodir ao muro, & cometerão muy rijo os nossos que estauão sobrele, & com hum bote dazagűcho derão dele abaixo co Manuel de lacerda. E nisto sobirão Bastião de miranda, Nuno vaz de castelo bràco, & os que hião coeles: & tambem

Manuel de lacerda que tornou logo a sobir, & assi todos os outros capitães com sua gente. E começouse tudo dencher de grande estrondo que se fazia dos brados, assi dos nossos, como dos immigos, & do tom dos gol-pes que dauão, com que os immigos forão tão assombrados de medo que se derão por perdidos, & tomarão por remedio fugirem per hũa porta da banda do sul, onde ficaua a barra. E ali defronte estauão Diogo fernadez de beja & Afonso pessoa: & com quanto lhes ho gouernador defendeo que não sayssem em terra, era Diogo fernandez tão esforçado que vendo os immigos não se pode sofrer que não fosse a terra na sua barqueta, & leuou consigo ovto homens, & foy cometer aqueles primeyros immigos à sayrão da fortaleza. E como ainda erão poucos auinhasse bem coeles, se não quando saem muytos de roldão, & achando ho com tão poucos remeterão a ele pera se vingar do mal que lhes era feyto, & tratauano mal, & feriranlhe tres homens, pelo que foy forçado a Afonso pessoa varar a fusta em terra & acodirlhe. E porem era ho socorro ainda tão pequeno pera quantos os immigos erão q tinhão a barba em teso, & pelejauão com muyto esforço. E nisto acabaranse de desbaratar os immigos da fortaleza, & despejando ha de todo derão lugar aos nossos capitães que podessem sayr apos eles, & Manuel de lacerda, & Nuno vaz seguirão apos algüs que tomarão pelo oyteiro acima caminho do arraval, não lhe parecendo ainda que Pulatecão fosse de todo desbaratado. E dom Ieronimo de lima, dom Ioão de lima, Iorge fogaça, Fernão perez & os outros capitães seguirão apos os outros que fugirão pera onde Diogo fernandez de beja, & Afonso pessoa estauão pelejando, a quem os immigos desapressarão do aperto em que os tinhão co a vinda dos nossos: & assi os que pelejauão como os que sayrão da fortaleza se desbaratarão de todo, & fugirão caminho da cidade, ficando deles mortos trezentos, & dos nossos nenhum, somente forão feridos algüs, antre os quaes forão Fernão perez

dandrade & dom Ioão de lima. E estes trabalharão muyto em ajudar a Dinis fernandez a recolher ho camelo,
leuando ho quasi nos braços, & assi a outra artelharia.
E desbaratados os immigos que os nossos se ajuntarão
todos, forão buscar a fortaleza se achauão nela algüs
mantimentos: & recolhidos algüs poucos que acharão,
& assi algüas armas tornouse ho gouernador pera a frota muyto ledo por desfazer açla força ç os immigos ali
tinhão, de ç recebião muyto grande dano.

### CAPITOLO XXVIII.

De como ho Hidalcão cometeo amizade ao gouernador, & ele a não quis, & a causa porque.

Muyto espantado ficou ho Hidalcão quado soube ho desbarato de Pulatecão, & a tomada da fortaleza de Pangim, & que os nossos leuarão toda a artelharia sendo tão poucos, & tão cansados da maa vida que tinhão, como ele muyto bem sabia. E este desbarato de Pulatecão lhe fez perder dali por diante ho credito que tinha nele, & ho não encarregar mais de cousa nenhua: & porque se temeo que os nossos com ho fauor daquela vitoria não corressem ate a cidade, mandou fazer hùa estancia em Rabandar dalgũa artelharia sua: & deu a goarda dela a çufolarim, em que ja tinha grande confiança por ele ser ho primeyro capitão que entrara na ilha, & deulhe a mesma gente que Pulateção tinha em Pangim, & ho mesmo poder. Mas dali por diante não podião os immigos fazer ho dano que fazia dantes aos nossos: porque a artelharia com que tirauão não tiraua tão furiosa como a nossa que era de metal & a sua era de ferro. E vedo ho Hidalção como os nossos estauão desaliuados do trabalho dos combates, & que por derradeiro lhe não podia fazer nenhum mal. E que como ho tepo desse vao q ho gouernador se poderia ir liuremente, & lhe ficaria por immigo, que lhe seria grande per90

da por amor dos caualos Dormoz que lhe hião a Goa, que lhe podia tolher tomando as naos que não fossem a Goa: & pola necessidade que ele tinha deles seria necessario anelos doutra parte, onde lhe anião de custar muyto caros. E por esta causa pois não podia danar ao gouernador, lhe pareceo bem telo por amigo, & fazer paz coele, o que ele cuydou que aceitasse por a necessidade em que estaua de mantimentos. E deu ho cuydado de fazer esta paz a çufolarim que mandou recado ao gouernador por loão machado, dizendo que ho Hidalcão desejaua de ser seu amigo, como ho erão todos os reys & senhores da India. E pera fazer esta amizade lhe pedia q se vissem amoos, ou mâdasse algû de seus capitaes, pera que falandose no mar a fizessem. E loão machado disse em segredo ao gouernador a causa porque ho Hidalção desejana aquela paz: & a fora essa auia outra que lhe mais doya, que era dizerse que el rey de Narsinga lhe queria tornar a fazer guerra, pera lhe tomar Ràchol, hua sua cidade que lhe ho Hidalcão tinha tomada, & se assi fosse que se não poderia deter, & se auia de partir, por isso q sizesse a paz a seu proueito: o que lhe ho gouernador agardeceo muyto, & respondeo a çufolarim, que ele lhe respoderia por hu dos seus capitaes. E este foy Fernão perez q se vio coele, leuando húa instrução do gouernador pera a maneyra de que auia dassentar a paz, que era darlhe ho Hidalcão hûa das tanadarias da terra firme a mais perto de Goa pera el rey de Portugal seu señor: & q esta não queria pera mais que pera mandar cortar nela madeira, & na lhe ser necessario pedila de cada vez que dela teuesse necessidade: & que não cuydasse ho Hidalção que ho fazia por amor da renda da tanadaria, porque el rey seu senhor era muyto rico, & não auia mester mais renda. E quando não quisesse dar a tanadaria, que lhe deixasse fazer hûa fortaleza no passo de Benastarim, & coisso ficaria satisfeyto: porque tendo aquela fortaleza, como era tão perto da terra firme aueria facilmente a

madeira que lhe fosse necessaria. Ouuidas por çufolarim estas duas condições com quanto ho gouernador as fazia muyto faciles não lhe parecerão se não muy duras de conceder, porque bem vio que erão armarse ho go-uernador pera tomar Goa, & disse logo que ele não tinha poder do Hidalção pera fazer amizade com taes condições como aquelas, que lhe parecia que abastaua pois ho gouernador estaua ta apertado não lhe fazer mais guerra, & darlhe mantimentos & deixalo ir, & que se deuia de contentar coisso, & não querer cousas impossiueis que ho Hidalção não avia de fazer, & porque ho ele sabia lho daua logo por reposta. Fernão perez respondeo que ho gouernador não pedia cousas impossiueis, porque pera hum senhor tamanho como ho Hidalcão, o que ho gouernador pedia era muyto pouco, & posto que fora muyto que lho auia de conceder por ficar seu amigo, pois sabia que não ho sendo lhe podia fazer muyto nojo, impedindo que lhe não fossem nenhuas naos Dormuz a Goa com os caualos, de que ho Hidalcão tinha tanta necessidade como eles sabião, & que não cuydasse que estaua apertado, porque não ho estaua que fazia guerra aos que ho tinhão cercado: & se ho dizia por algus maos homes que fugirão da frota pareles, que lhe dirião que tinhão grande necessidade de mantimentos, que os não cresse porque isso dizião por disculpa da maldade que cometerão em deixar ho gouernador em tal tempo. E co todas estas rezões na pode parecer be a cufolarim ho dar da tanadaria nem ho fazer da fortaleza: porem ficou em aberto que falaria com ho Hidalcão, & que se ele fosse contente que se tornarião a ver, & se não que lhe mandaria a reposta por Ioão machado. E foy que ho Hidalcão nã queria: & disselhe Ioão machado que lhe não desse disso, porque a guerra del rey de Narsinga era certa, & que ho Hidalcão auia dacodir por força. E mais que se ho gouernador quisesse que ho podia catiuar facilmente, não indo a isso mais que ate quinze caualeyros dos principais de sua frota: & que se

podia fazer, porque ho Hidalcao ficaua cada noyle soo na fortaleza da cidade com suas molheres, & algus capados que ho seruião & toda a gente darmas se recolhia à cidade, & a casa em que ele dormia ficaua em hua torre da banda do mar, & ali tinha certos cofres de dinheiro em ouro, que se tambem poderiào leuar coele. porque indo os que ele dizia sobiriào por hua escada â torre, & primeyro que à gente acodisse da cidade ho poderião leuar com os cofres. E pera mais segurança que soubesse ele a noyte em que auia de ser, & que teria maneyra pera fechar de fora a porta da casa em que dormia ho Hidalcão. E parecendo isto bem â primeyra face ao gouernador fez sobrisso conselho, em que ho propos: & ouue algûs que disserão que não era bem que se cometesse: porque como auia de estar ho Hidalcão a tão mao recado que assi se podesse tomar, & q parece metira: & se ho fosse como estaua certo q ho era perdersião quinze homês, que pera ho tempo seria muy grande perda. Outros disserão que se deuia de fazer, porque assi como Ivão machado podia mentir, assi podia falar verdade: & se ele quisera fazer treição dissera q fora o gouernador ao feyto, mas pois dizia q fossem caualeyros, que falaua verdade: os quaes se se perdessem por tamanho ganho como aquele seria que não era nada. Ho gouernador com quanto lhe pareceo bem a primeyra poerse aquilo em obra, despois que ouuio no conselho os pareceres foy da parte dos que dizião que não era bem auenturarense a perder quinze homens dos principais, que pera ho tempo seria muyto grade perda. E ho receo de os perder lhe fez desconfiar que não seria assi o que dizia loão machado, & por isso não quis que se atentasse aquele feyto, de que despois loão machado deu muyta culpa ao gouernador, assirmandolhe que sem duuida se acabara se se cometera. E então conheceo ho gouernador que se enganara.

### CAPITOLO XXIX.

De como ho gouernador mandou enforcar hú caualeyro chamado Ruy diaz, & de como se seguio por isso prender certos capitáes.

Neste tempo foy discuberto ao gouernador, por alguas pessoas e segredo, que Ayres da silua & Francisco de sousa mâcias andaua damores co alguas moças mouras, que forão tomadas em Goa nas casas do çabayo, que ele tinha com outras na camara do leme da sua nao, pera mandar a Portugal aa rainha, & erão ainda mouras que foy causa de ele mais sentir o que Francisco de sousa & Ayres da silua fazião, & mais em tempo que tanta necessidade tinhão de darem bõ exemplo de si, & não fazerem cousa de que todos auião de receber muyto grande escandalo, & porque tam graue crime não ficasse sem castigo, posto que disso lhe pesou muyto, os mandou prender ambos sobre suas menajens: sobre o que ouue grande murmuração em toda a gente da frota, & os que não querião bem ao gouernador ho culpa-uão de prender aqueles capitães em tal tempo, & daqui se começarão muytos mexericos. E indo isto assi soube ho governador que hum Ruy diaz natural Dalan-quer filho dhum Ioão paçanha escrivão da hi entrava de noyte na sua camara do leme pola parte de fora, & dormia com hua moça moura destas que digo, pelo que ho gouernador ho mandou prender pera ho castigar crimemente. E mandando proceder contrele, ordinariamente julgou com seu ouuidor, que se chamaua Pero dalpoem, que Ruy diaz fosse enforcado, & mandou ao seu meirinho que ho fosse enforcar aa nao de Bernaldim freyre. E como isto foy sabido por Manuel de lacerda que tinha a Ruy diaz por parente, & ho agasalhaua por tal na sua nao, ficou disso muyto agastado, & mais porque sabendose que ele era seu parente ho condenauão a hua

morte tão ciuel & por isso se foy logo aa galee de Simão dandrade que tinha amizade coele, & com Fernão perez dandrade seu hirmão. E pediolhes que pois Ruy diaz era conhecido por seu parente, que pedissem ao gouernador que ho mandasse degolar, & não enforcar. E Fernão perez porque conhecia ho gouernador, & sabia que não auia de querer, quiscrase escusar daquele negocio, dizendo que estaua ferido em hum braco, onde ho ferirão na tomada do camelo: mas não se pode escusar por lho rogare muyto, não somente Manuel de lacerda, mas todos os outros capitães que se logo ajuntarão na galee como souberão ho caso, por serem amigos de Manuel de lacerda. E todos juntos com Lourenco de payua que era secretario do gouernador, consultarão que juntamête fossem pedir que Ruy diaz morresse degolado: & isto disse despois Lourenço de payua ao gouernador, mas outros disserão que ho conselho era que Ruy diaz não morresse, porque auia sospeita que ho gouernador ho mandaua enforcar de seu poder absoluto, porque não dera conta disso aos capitães. E logo despois desta consulta se embarcarão no batel de Manuel de lacerda, ele, Simão dandrade, Ayres da silua, Fernão perez & lorge fogaça, pera hirem aa capitayna: & porque entretanto que hião se não enforcasse Ruy diaz que jaa estaua na nao de Bernaldim freyre de caminho perlongarão coela, & pediranlhe que deteuesse ho meirinho, que não executasse a justica ate não hirem falar ao gouernador. E Bernaldim freyre que estaua agastado de se Ruy diaz enforcar na sua nao, disselhes que tambem queria ir coeles ao gouernador a pedirlhe que mandasse fazer aquela justiça em outra nao, & que Francisco de saa que estava coele deteria ho meirinho, & assi lho rogarão eles. E ele despois de idos por ho meirinho querer enforcar Ruy diaz, lhe cortou ho baraco, & não consentio que ho enforcasse, requerendolhe ho meirinho da parte del rey que lhe deixasse executar a justica, como ho gouernador mandana, fazendo sobrisso grandes protestações, & a grita da gente da nao era muy grande, & assi ho aluoroço. O que vendo ho gouernador parecendolhe o que era, pera ir acodir meteose no seu batel com quarenta homens armados, & querendo abalar chegarão os capitães que digo, & saltarão logo dentro no batel do gouernador Simão dandrade, Manuel de lacerda & Fernão perez, & começarão de lhe pedir aquilo a que vinhão, & segundo ho aar que ele mostraua criasse que lhes concederia o que pedião, se não quado entra lorge fogaça muyto menencorio, & disse ao gouernador que como mandaua ele enforcar hum caualeyro sem dar conta aos capitães, & sem lhes mostrar suas culpas. E indo ho gouernador pera lorge fogaça pera lhe responder escorregou em hua toste do batel & cayo, & deu hua canelada, de que ficou logo como homem indinado, & disse aos capitães que entrasbatel & cayo, & deu hũa canelada, de que ficou logo como homem indinado, & disse aos capitães que entrassem na nao, & que laa lhes responderia: & despois de serem entrados todos dentro, lhes preguntou por que estauão os seus nauios. E eles responderão rindo que por quem auião destar, se não por el rey de Portugal, cujos vassalos eles erão pera fazerem o que ele mandasse. Disse então ho gouernador que por a onião q cometerão, & desasessego compria a seruiço delrey seu senhor que fossem presos pois vinhão juntos em alcatea. E por seus peccados era necessario que ele fosse ho carcereyro: & logo os mandou meter todos debaixo da cuberta de sua nao presos, & assi a Frâcisco de saa, por quem logo mandou, & a lorge fogaça mãdou deitar ferros por amor das palauras que lhe dissera. E isto feyto mãdou enforcar Ruy diaz: & como ho gouernador prendeo estes capitães co paixão arrependeose dali a dous deo estes capitães co paixão arrependeose dali a dous dias, porque como erão os principais da frota fazianlhe muyta mingoa, & por isso quisera reconciliar coeles, & cometeo ho por dom Antonio, o que eles nunca quiserão, & responderão que pois ho gouernador os prendera que presos querião ir ate Cochim, & dali ate Portugal, nem quiserão mais sayr debaixo de cuberta. E vendo ho

gouernador que insistião em estar presos, porque os seus nauios não podiã estar sem capitães deu as capitanias a outros fidalgos. A galee de Simão dandrade a Antonio dalmada, ho nauio de Manuel de lacerda a dom Ioão de lima, ho Dayres da silua a Antonio de matos, & ho nauio de Iorge fogaça a outro.

# CAPITOLO XXX.

De como sabendo ho gouernador que os immigos auião de vir pelejar coele, mandou a dom Antonio que com outros capitães fosse primeyro pelejar coeles: & de como se apercebeo pera isso.

Com a prisam destes capitães, que erão os principais da frota, se indinou muyto a gente cotra ho gouernador & diziam muyto mal dele, principalmente esses capi-tães que lhe querião mal, & dizião â gente que agora virião quão maniaco era, que em tal tempo prendia os capitaes, de que tinha tanta necessidade: & que não tendo mantimetos não quisera amizade com ho Hidalcão que lha offrecera, & não queria se não fazer sua vontade, que era matalos a todos: nem auia outro remedio, se não morrerem com fome, pois nã tinhão que comer hum mes que ainda estaua por passar do inuerno. E isto tudo sabia ho gouernador muy bem, mas dissimulaua por não prender tâtos. E estando assi a cousa mandoulhe Ioão machado que se fizesse prestes, porque sem duuida tal dia hia cufolarim pelejar coele por mar, & que leuaua oytenta paraos cada hum com sua bobarda na proa, & inuytos mouros: & que auia dir em hua galee que ho viso rey dom Francisco tomara aos rumes, que ao recolher dos nossos lhes ficara na ribeira, por não estar ainda acabada de concertar: & que tinha prometido ao Hidalção de desbaratar os nossos, & tomalos, & tinha couidados muytos pera que fossem ver como ho fazia. E mais q auia de leuar diante as cotias acesas pe-

ra queymar a nossa frota. O q sabido polo genernador assentou co conselho de todos os capitães q fossem pelejar com os immigos antes que viessem, porque vindo se punhão em risco de receber deles muyto dano por amor dos nossos bateys que erão poucos, & não se po-dião repartir pera pelejar com os immigos, & defender as naos se as quisessem queymar: o q estaua certo fazerem, porque como os seus paraos erão muytos hûs podião pelejar, & outros dar fogo âs naos não auedo bateys que as defendessem, por isso era melhor buscar os immigos que esperar. E també indo os nossos em sua busca crendo eles que por cansados de fome, & de trabalhos nã estauão pera isso, lhes quebraria os corações, de maneyra que com ajuda de nosso senhor os desbaratarião, & ficarião liures de os mais não cometerê. E assentouse q dom Antonio fosse fazer este feyto co os outros capitães, & ho gouernador com os doetes & feridos ficasse na frota. E coesta determinação hũ dia antes do que Icão machado dizia em que os immigos auião de vir (tendo ho gouernador posta sua frota em lugar que pcdesse socorrer a dom Antonio se fosse necessario) em começãdo a viração despois de comer, mandou Diogo fernandez de beja, & Antonio dalmada nas suas galès, & Afonso pessoa na sua fusta, & Ioão gonçaluez de castelo branco no parao de frol da rosa, que se fossem deitar a Rabadar a ver se lhe saya os immigos: & isto pera ver quantos serião, & ficauão os bateys prestes pera acodirem às galès se lhe sayssem os immigos. E não sayndo madou ho gouernador que as galés & fusta passassem auante ate ficarem da cidade a tiro de bombarda grossa, & Ioão gonçaluez chegasse defronte da cidade pera auer vista da armada dos immigos, & que mostra fazia a gente de ser pouca ou muyta: & mandoulhe q como visse a frota voltasse logo pera as galès, a q madou que fizessem hu certo sinal a hua cotia de Timoja q estaua a Rabandar pera lhe fazer ho mesmo si-nal, pera coele mandar os bateys. As galès & fusta forão surgir ode lhes mandarão, & cocertarão sua apelacão de guerra, & Ioão gonçaluez passou auante ao logo da ribeira bem esperto do remo, que assi lhe compria, porque em chegando ao varadoyro muytos paraos que ali estauao bem apadessados, & com as proas nagoa, & as popas ainda em terra lhe tirauão com sua artelharia, & por assi estarem não savrão a ele. E com todos estes tiros não deixou de ir auante ate defronte do esteiro de Mandoui, onde estaua outra soma de paraos, & a galiota pera cufolarim, & â reuolta q hia na ribeira acodio pelos muros muyta gête a velo. È visto tudo por ele sem receber nenhu dano se foy ajuntar com as galés, & como chegou fizeranse os sinais q estaudo ordenados, & coeles partio logo do Antonio, que foy no parao da capitavna, & forão coele Simão dandrade & Fernão perez dandrade, que com quanto estauão agravados do gouernador, vêdo que a cousa importana a seruiço de Deos & del rey não se quiserão lembrar dagrauos & forão pelejar, & outro tanto fizerão os outros presos, que todos forão com os capitães q mais lhe aprouue: & serià por todos os que hiào com dom Antonio bem trezentos homês. E chegado ele onde as galês estauão surtas com a fusta & parao, vio que estaua cufolarim da banda da ilha de Diuar com obra de trinta paraos, & andaua muyto soberbo com seu sombreyro, & màdandose abanar com hû rabo de boy: & da banda da cidade estauão ainda os outros paraos, q erão cincoenta todos abicados nagoa, porem com toda a gente que auia de pelejar. Dom Antonio que vio assi os immigos dhua parte & doutra, pareceolhe que ho querião tomar no meyo: & por isso fez dos seus batevs dous esquadrões, & pera si tomou hû de quatro com ho seu, & dos tres erão capitães do Ieronimo de lima, dom Ioão de lima seu hirmão & Garcia de sousa, ho outro era de seys, de que erão capitães Bernaldî freyre, lorge da cunha, Luis coutinho, Antonio de matos & outros dous. E a estes encomêdou que fossem pelejar com os paraos que estauão da banda da cidade: & assi a estes como aos outros que auião dir coele pedio muyto que não desparassem toda sua artelharia junta, se não que acabado hu de tirar tirasse outro, & porque os tiros erão berços, que assi como fossem tirando lhes metessem logo as camaras pera que deste modo os não poderião entrar os immigos: porque doutra maneyra serião logo desbaratados. E mandou que as galês & fusta se leuassem & fossem apos ele pera ho fauorecer.

## CAPITOLO XXXI.

De como do Antonio pelejou com cufolarim, & ho desbaratou: & do que fizerão Simão dandrade, & Fernão perez dadrade, & de como dom Antonio foy ferido mortalmente.

Ordenados assi estes dous esquadrões, partiose dom Antonio coeles pera a cidade, & em partindo começarão os immigos de deitar ab mar os paraos que estauão abicados da banda da cidade. E os îmigos erão tantos na ribeira & pelos muros que tudo estaua cuberto deles, & a causa era porque çufolarim tinha conuidado a todos que sayssem a ver como tomaua os nossos, que em vendo abalar os îmigos arrancarão com grande furia, remetendo cada esquadrão onde era ordenado. Do Antonio se foy dereyto pera çufolari, q como digo se chegaua parele muyto soberbo, fazêdose abanar como que esteuesse em sua casa sem temer nenhú perigo, se não quando ele começou de sentir camanho era esperar os nossos tiros, q tirando na orde que disse começarão de varejar muyto furiosos por todas as partes leuando em pedaços algüs dos remeiros que hião descubertos, & assi outros dos homês darmas que se descobrião. E posto que os îmigos tambê tirauão com sua artelharia nã lhes aproueitaua porque despararão todos juntos. E nosso senhor parece q quis goardar os nossos que lhe nã

fizesse nenhũ nojo, & por isso cobrarão eles muyto mayor esforço do que leuauão, & dâdo grandes gritas tirauão auante quanto podião. E era muyto pera espantar como quatro bateys nossos ousauão de cometer trîta paraos, & húa fusta cheos dartelharia & de gente branca muyto costumada a pelejar, & a vecer, & muy bem a-percebida pera a peleja: & que vinha toda com proposito de não escapar nenhum dos nossos de morto, ou de preso: & a fora aqueles que estauão daquela parte ou-tros muyto mais da banda da cidade, & na terra gente sem conto, que somente os gritos & estrondo da arte-lharia erão pera espatar aos nossos, quanto mais saberê que se não podião saluar sem ao menos desbaratarem quantos estavão no mar, & assi ho dizia dom Antonio aus seus esforçando os pera a peleja: ele mandou endereytar ho seu parao co a fusta de cufolarim determinando de a abalroar: o que cufolarim com toda sua soberba não ousou de esperar, & fugio, & foyse na bolta da cidade pera se meter no esteyro do Mandouim ode estaua dantes: & ho mesmo fizerão os seus paraos, & não auia esperar hû por outro, se não fugir quem mais podia, & os nossos depos eles. E os outros paraos que estauão da banda da cidade que pelejauão co ho outro esquadrão dos nossos bateys, també estauão em grande aperto, que lhe tinhão os nossos mortos muytos remeyros, & morta outra muyta gente. E como lhe falecião os remeyros, & vendo desbaratado ho seu capitão môr em quem tinhã sua confiança retiraranse pera terra ate hirem varar nela, temendo que os abalroassem os nossos: & ho mesmo fizerão os outros que fugião com çufolarim, tanto que poderão aferrar terra, & os que não poderão fugirão pelo rio acima. Os nossos que virão os immigos varar quiserão chegar a eles & aferralos, mas não poderão porque lhe tinhão atupido ho caminho com muyta madeira: & como os seus bateys demâdauão mais agoa que os paraos dos immigos não poderão nadar, & quasi que ouuerão de ficar em seco, & virâse em gran-

de perigo com os muytos tiros q̃ lhes tirauão de terra, & assi frechadas, & virotes com espingardões. Neste têpo dom Antonio que hia a pos cufolari não ho deixaua, & mandou apertar ho remo tanto que encaualgou a fusta & tolheolhe que se não acolhesse ao esteiro onde leuaua a proa, & por isso foy necessario a cufolarim mandar arribar ao logo da fortaleza, cujo muro & assi ho da cidade estaua cheo de frecheiros & espingardeiros, q seruirão muy be a dom Antonio que hia dando caça a çufolarim, que tiraua quanto podia caminho da porta que agora se chama de sancta Caterina. E passando dom Antonio ao longo da porta da ribeira, tiraranlhe com hũa bombarda grossa que lhe ouuera de quebrar ho parao em dous pedaços se lhe dera em cheo, mas quis Deos que lhe deu ho pelouro em hũ bordo de q lhe le-uou hû pequeno: porem ele não deixou de seguir a fus-ta, que chegando à porta de sancta Caterina bem esperta do remo pos a proa em terra, & ficou hû pedaço em seco. E como a gente que estaua na ribeira era muyta & lhe acodio logo: a força de braço poserão mais dametade dela em seco, & tão ligeiramete, que em a fusta ensecando, & em a gente puxando por ela, tudo foy hum. E tambem no mesmo tempo chegou dom Antonio rompendo por grandes nuues de frechas & sectas que lhe tirauã de sobre ho muro da cidade & sem nenhũ dos seus receber algũ dano pos a proa na popa da fusta, onde hião auiados pera saltar nela Simão dandra-de, Fernão perez, Simão rangel, hũ loão deiras, & hũ arraes que fora paje do gouernador, & todos cinco saltarão logo na fusta, com cujo medo os immigos a des-pejarão. E indo dom Antonio pera entrar apos estes cinco em poendo ho pè na fusta veo hua frecha do muro, & ferioho no lagarto da perna ezquerda em discuberto, & atormetouho de maneyra que não pode entrar, & cayo no seu parao, que com a grande pancada q deu na fusta se alargou dela, ficando nela os cico q digo sem mais etrar nhu dos q hião no parao, porq como vi-

rão dom Antonio por lhe acodir não curarão dos que ficaudo na fusta, sobre que logo carregarão os imigos, & os cercarão de todas as partes (saluo da banda do mar) tirandolhe como a aluo com zagunchos, com frechas, com pedras, & com sètas, & tudo tão basto que os não erranão: & valialhes que andanão bem armados, especialmente os dous hirmãos, que eles erão ho emparo dos outros tres, defendendose dos imigos com muyto tento, & pelejando co grade esforço, tanto que os immigos os na poderão entrar com quanto erão tatos como digo, & sobre ho muro muyto mais, q tabe de la tiranão por a fusta estar quasi ao sopê dele. E ali estaua ho Hidalcão, q se posera cuydado q auia de ver tomar os nossos, mas violhe fazer cousas por ode os despois teue em muyta estima segundo pareceo. E eles ho merecião por as cousas que fizerão por se defender, principalmente Fernão perez, & Simão dandrade, a que neste conflito derão por diante co hû zaguncho em hû corsolete que lhe passarão ho delgado dele, & ho ferirão hũ pouco, por onde se pode julgar quão forçosos braços auia antre os îmigos, & quão boas armas tinhão. Em todo este trabalho em que os cinco estauão não auia quem os socorresse, porque os do parao de dom Antonio se afastarão coele, porq virão que a ferida era mortal, que logo lhe derão grandes acidentes, & os outros batevs como digo que estauão ao longo da ribeyra, pelo canal estar atupido não podião nadar, & por isso não acodião: o que vêdo hů mestre da não de Luys coutinho que hia coele no batel como homem esforçado, disse que se lhe despejassem ho hatel, que não ficassem mais que seys ou sete marinheiros que ho podessem remar que ele ho faria nadar pelo canal, & hiria por Simão dandrade, & polos outros quatro. O que ele fez despejandolhe ho batel, & indo achou q Diogo fernadez de beja punha a proa da sua galè em terra pera poyar & socorrer aos nossos, & pera se tornar a alargar alargou hùa ancora por popa: e quando vio hir ho batel teuesse, & louuou muyto ho mestre

pelo que fazia, que por ho batel ser pequeno, & ir despejado ho leuou leuemente pelo canal por onde os outros não podião ir. E chegãdo â popa da fusta por onde não tinha ninguem que ho impedisse, foy socorrer os cinco com os sete marinheiros: & pelejando todos, se recolherão com muyto trabalho ao batel, saluo loão deiras que se deitou com os immigos, & ficou coeles: & em se os nossos recolhendo atarão hů cabo na fusta pera ver se a podião leuar, & não poderão por estar muyto em seco, então a deixarão, & se forão ajuntar cão os outros bateis que estauão ás bôbardadas com os îmigos, de que matarão muytos sem dos nossos morrer nenhû, se não forão algũs feridos: & posto q este feyto foy muy grande, muyto mayor fora senão fora ho ferimento de dão Antonio, que seguido era esforçado & fauorecido da vitoria não se ouuera de contêtar com a do mar, & ouuera de prouar auela na terra ou queymar os paraos.

# CAPITOLO XXXII.

De como faleceo do Antonio da ferida \( \tilde{q} \) ouue na batalha, \( \tilde{\tilde{q}} \) de algús recados que ouue antre ho Hidalcão \( \tilde{\tilde{q}} \) ho youernador sobre concerto, \( \tilde{q} \) por derradeiro não ouue effeyto.

Como os do parao de dom Antonio virão que ele estaua ferido, & tão mal, leuarãno â galé Dantonio dalmada, donde recolhidos Simão dandrade & os outros fizerão sinal de recolher. É recolhidos todos partiranse ja
noyte pera õde estaua ho gouernador, que ficou muy agastado quãdo vio do Antonio tão mal, que logo aquela noyte lhe acodio febre, & continuauão os acidentes.
E estando ele assi ao outro dia foy Ioão machado â frota a visitar da parte do Hidalcão a Simão dandrade &
a Fernão perez, & disselhes que lhes mandaua pregutar como ficarão da peleja que teuerão na fusta, & que
ficara tão contête deles por quão bem pelejarão que ho

terião por amigo pera o q lhe dele comprisse. E disselhes Ioão machado que ho Hidalcão vira a peleja de sobre ho muro, & preguntara despois a loão deiras q homes erão, & ele lho dissera, & seus nomes: & que ho Hidalção se mostrara muyto magoado de não ter algus vassalos como aqueles, & dera e rosto coeles aos seus. E mais disse ao gouernador q os mouros vendo assi pelejar aqueles homes, & a proa da gale de Diogo fernandez posta em terra, q cuydarão verdadeiramente que querião os nossos saltar nela. E ho gouernador lhe disse que ho não fizerão, porque ele lhe defendera que ho não fizessem, & isto porq lhe não queria dar tanto trabalho junto: & porem que la viria seu tempo. E não lhe disse como dom Antonio estaua ferido porque ho não dissesse ao Hidalção, & se ensoberbecesse coisso. E dada reposta per Simão dandrade & Fernão perez a loã machado, ele se foy pera ho Hidalcão, a quem contou o que lhe ho gouernador dissera, que estaua muyto triste, porq aquele mesmo dia acodirão herpes a dom Antonio, de q faleceo dahi a tres ou quatro dias. E sua morte foy muyto sentida, não somête do gouernador que era seu tio, mas de todos quantos auia na frota, porque a fora ser muyto esforçado, & de muyto boo conselho, era de tão boa condição que todos lhe querião bem: & com quato auia a quebra que disse antre ho gouernador & Fernão perez dandrade, era ele tamanho amigo de dom Antonio que tomou cuydado de ho leuar a enterrar. E foylhe dada a sepultura na terra firme da bàda de Bardês debaixo dhũ penedo perto do mar, donde despois per mandado do gouernador foy leuada sua ossada à sè da cidade de Goa & enterrada na capela môr. E estado ho gouernador com esta tristeza da morte de dom Antonio, soube ho Hidalcão que era certo fazerse el rey de Narsinga prestes pera lhe ir tomar a cidade de Rachol, & por isso tornou a cometer amizade ao gouernador, & deu ho cuydado disso a cufolarim que madou recado ao gouernador por Ioa machado a quem

ele disse a verdade, porque ho Hidalcão cometia amizade, & mais que era a noua tão certa que ho Hidalcão era ja passado à terra firme, & deixaua em seu lu-gar a cufolari, por isso que dilatasse ho concerto, que a ida do Hidalcão não podia tardar muyto. E tendo ho gouernador este auiso madou a Pero dalpoe seu ouuidor q fosse a terra pera falar co dous mouros honrados, que cufolarim mandaua pera assentare este concerto. E os mouros estauão em terra, & ho ouuidor no mar em hu batel. E estando falando sobre ho concerto que digo Ioão deiras aquele que se passou aos îmigos vinha em copanhia daqueles dous mouros, & como era homem baixo começou de se gabar aos marinheiros q hia no batel, mostrandolhes quão be vestido andaua, & assi hũ caualo em que vinha, & dizendo que tinha tanto soldo cada mes, que aquela era a terra da verdade, que outro tanto deuião eles de fazer & não tirar pelo remo. O que ouuido ho ouuidor disse aos mouros pelo lingoa, que pera que trazião ali aquele velhaco fugidio q ho mâdassem calar: & não querendo eles mandalo, disse a hũ Ioão dilhães hombardeiro que hia coele, que era muyto certo espigardeiro que tirasse com a espingarda a Ioão deiras, & que se ho matasse que ele lhe faria fazer merce: o q̃ Ioão dilhães fez & derribou morto Ioão deiras, do que os mouros ouverão muyto grande menencoria, & se forão sem mais falar no cocerto. E tambem cufolari facer muyto a restada. ficou muyto agastado, & mandou dizer ao gouernador que se espantaua muyto dele madarlhe matar aquele homem indo co seguro: & ho gouernador lhe respodeo que ele não sabia parte de tal cousa. E segundo tinha sabido Ioão deiras fora morto por sua culpa pelo que dissera, & que não se espantasse de ho matare, porque a ele mesmo se tal cousa dissera ho matarão os seus caualeyros que não sufrião cousa mal feyta: & coisto ouue por algüs dias interpolação no côcerto. E despois porque ho Hidalcão mãdou preguntar a çufolarim o que ti-nha feyto tornou a mandar recado ao gouernador, a

quem Ioão machado disse que lhe parecia que ho Hidalcão não ania daceitar a amizade com as condições que ele queria, porq perdia nisso muyto: & tambem porque tinha por fama q ele não tinha nenhus mantimentos. E por ho gouernador não querer mais falar em concerto com cufolari, se não com ho Hidalcão, vierã dous mouros principais com poder do Hidalção â nao do gouernador, & por arrefes deles & de loão machado foy leuado Abraldez ao Hidalcão, & esteue là dous dias, q tantos esteuerão os mouros cô ho gouernador sem se tomar nenhûa côcrusam no concerto, porque na verdade ho gouernador pedia muyto pola amizade. E porque os mouros cressem que ele estaua muyto abastado de mãtimētos banqueteou os naçles dous dias, como que estaua muyto be abitalhado, & quando se forão mandoulhes dar hu par de sacos de bizcoyto, & hu barril de muyto boo vinho, porque se ho Hidalcão deixasse de lhe dar o que lhe ele pedia pela amizade, cuydando que estaua em falta de mantimentos, q lho desse. E deseyto ho Hidalcão ficou espantado quando lhe os mouros disserão os banquetes, & ho mais que lhes ho gouernador dera, & pore nuca quis aceitar a amizade com as codições que ho gouernador queria, porque perdia muyto mais do que ganhaua, & então cessarão os concertos: mas em quato se falou neles núca os nossos forão a terra que lhes os mouros não enchessem os bateys de refresco, & algüs que erão amigos do gouernador ho mandauão visitar coele.

## CAPITOLO XXXIII.

De como ho gouernador madou os doctes q tinha a Anjadiua, & de como ouue matimetos.

Despois disto auedose os immigos por desenganados, q auiào sempre de leuar ho peor dos nosses não os quiserão mais cometer. E ainda q eles estauão liures da guerra, tinha es a fome e tamanho trabalho que tomarão antes por partido ho da guerra, porque não auia dia que não adoecessem & outros morrião. E não dando ainda ho tepo lugar pera que ho gouernador saysse, determinou em conselho de mandar os doentes que auia na frota na nao de Nuno vaz de castelo branco a Anjadiua, porque lhe dizia Timoja que se a nao podesse là ir, que ele iria també nela, & lha carregaria ali de mantimétos, pera se soster em quanto lhe ho tempo não desse lugar pera sayr & ir a Cananor. E com quanto ho go-uernador sabia que ho têpo não era pera sayr, por esforçar a gente com esperança dauer algüs mantimentos mandou carregar na nao os doëtes da frota, que erão trezentos, & mandou a Nuno vaz que se podesse sayr que se fosse a Anjadiua: & ali por dinheiro, & por resgate dalguas molheres bramenas aueria mâtimêtos que lhe mandaria no nauio Dantonio de matos que iria coele, & ele se iria co os doentes a Cananor. E entregues no esprital, se iria a Cochim, & diria a Ieronimo teixeira, & a lorge da silueira que se fossem parele a Cananor, & ho mesmo diria aos capitães das naos de Portugal, se sossem chegadas, & tudo isto lhe deu por hu regimeto assinado por sua mão. Neste tempo tinha cufolarim mandado assentar em Pangim hua bombarda grossa de camara pera mandar tirar aos nossos quando se fossem, que bem lhe parecia que não auià de tardar muyto: & estaua na fortaleza muyta gente de goarni-ção. E porque ho gouernador sabia isto, mâdou a Nu-

no vaz que partisse de noyte, & que ho leuassem à toa. E partiose na etrada de lulho: & emparelhado co a fortaleza de Pangim, parece que sentirão os immigos a nao, & despararão a bôbarda, & acertou ho tiro na nao, & deu no cabrestante do conuès, & leuoulhe a cabeça, & matou hû dos nossos, & escalaurou outros. E todauia Nuno vaz passou auante & foy surgir em hû poço antre Pangi & a barra pera ver ao outro dia por onde saya, & por lhe ho tempo não dar lugar pera sayr esteue ali ate meado Iulho. E vindo hù dia no seu parao de dar rezão ao gouernador da causa porque não saya, lhe meterão da fortaleza dous pelouros no parao: & hû deles lhe leuou a fralda dhû caçote q leuaua vestido, & não lhe fez outro mal. E meado lulho abonançãdo ho têpo algûa cousa sayo Nuno vaz â toa: & indo defronte do baluarte da barra se ouuera de perder, por lhe tirarem dele os immigos húa bombardada, com q lhe passarão ho costado da não pelo côues, onde algûs dos nossos recolhião a toa do cabrestante, & deu e hus estres que jaziào sobelos alçatrates, ôde jazia hû doente encostado com que ho tiro deu no meyo da nao, & os que leuauão a toa soltarão com medo ho socayro, & a nao ounera de dar á costa se logo não acodirà outros a tomalo, & Nuno vaz não pode surdir mais auâte que ate defronte dagoada, ôde surgio por se mudar ho tempo supitamente, & ho mar tornar muyto grosso, tanto que ho piloto moor que hia em dous bateys das toas disse a Nuno vaz que se tornasse & ele não quis. E vendo Timoja ho têpo tão forte savose da nao & tornouse pera ho gouernador na sua cotia, nem tam pouco sayo ho nauio Dantonio de matos por esta causa. Ali esteue Nuno vaz surto ate ho quarto da prima rendido, em que redeo ho vento a loeste, & aloesnoroeste com que sayo âs voltas: & assi foy ate que em se poendo ho sol aferrou Anjadiua, & surgio. E ao outro dia chegarão Antonio de matos & Timoja, que logo se partio pera Ancolâ, que sam dahi quatro legoas, dôde mandou dizer a Nuno vaz que fosse

là com Antonio de matos, & ele foy deixando os doentes è Anjadiua, em Tedilhões, & em Ancolâ foy carregado Antonio de matos de muytos mantimentos que Timoja tinha feytos. s. carnes de porcos monteses, & veados tudo salgado em jarras, & assi muytas galinhas, & muyto arroz: & disto se leuaua tambem muyta soma aos doentes a Anjadiua. E feyto tudo isto em quatro dias, partiose Nuno vaz pera Anjadiua, & por achar ainda os doentes muyto fracos se deixou estar, & mandou a Antonio de matos que se partisse pera onde estaua ho gouernador.

# CAPITOLO XXXIIII.

De como ho gouernador se partio do rio de Pangim pera Anjadiua, & do perigo que passou ao sayr da barra: & de como chegarão naos de Portugal.

Que com sua chegada foy muyto ledo, pera refrescar sua gente primeyro que sayse ao rio co aqueles mantimentos que madou repartir polas naos. E acabado ho mes de lulho como não se corria famanho perigo na nauegação da costa da India como dantes, determinou de se partir, & irse concertar a Cananor pera tornar sobre Goa, & tomala: o que então calou consigo sem dar conta a nigue. E vindos os quatro dias Dagosto, ele se partio com toda a frota, que foy bem seruida de bombardadas, assi ao passar por diante da fortaleza, como por diante do baluarte da barra: & por ser ainda ho tempo algu tanto verde correrão as naos muyto risco ao sayr dela, & milagrosamente lhe goardou nosso senhor froi delamar, que muytas pacadas na area, & ho cirne tambe tocou: & froi da rosa ficou em seco da banda da terra firme defronte de Pangim. E porque a gente comedo se queria sayr dela & deixala por perdida, se foy ho gouernador meter nela (por se não perder) & muyto contra vontade de todos os fidalgos & capitães da fro-

ta, que lhe fizerão grandes requerimetos que se não metesse na nao, porque como fosse sabido em Goa virião logo os îmigos em seus paraos, & versehião em perigo de se perderem todos. Mas ele não quis se não irse â nao de fora da barra onde jà estaua, dizendo que por saluar aquela nao del rey seu senhor pelejaria com quantos mouros auia em Goa, & se auenturaria a qual quer perigo, quanto mais que esperaua em nosso senhor que os immigos não auião dousar de vir, porque bem sabião qua pouco auiao de ganhar nisso. É metido na nao esperou nela ate vir outra marê com que sayo fora com a nao salua. E no proprio dia indo ao cabo da rama ouue vista de quatro naos de gauja que vinhão demadar a terra: & estas erão de Portugal que partirão aquele anno, & era seu capitão mòr hû fidalgo chamado Diogo mendez de vasconcelos que el rey mandaua a descobrir Malaca, & erão seus capitães Baltesar da silua, Pero quaresma, & Ieronimo cerniche. E quando estas naos virão a frota do gouernador tã perto do rio de Goa & os da frota virão a elas, & q hião demandar a terra, ouue grande aluoroço assi em hus como em outros cuydando que fossem rumes: & todos se poserão em armas pera pelejar. E ho gouernador madou dizer per Loureço de payua a Simão dandrade, Fernão perez, & aos outros capitães que ainda hião presos na sua nao, & debaixo de cuberta (que assi o querião eles) que lhes pedia que subissem peracima, pera q co seu conselho ordenasse de pelejar com aglas naos se fossem rumes, & eles não quiserão ir: respondendo que com que ho gouernador ouuera conselho pera os prêder q coesse se acoselhase do q auia de fazer, q quado conhecesse q erao rumes eles se poeria nos seus lugares a defeder as naos del rey, & farião o q sepre fizerão ate morrer. E requererão a Lourenço de payua como secretario que fizesse hu auto do que lhes ho gouernador mandara dizer, & do q eles respondião pera el rey de Portugal saber a verdade. E nisto forão conhecidas as quatro naos que erão Portuguesas polas cruzes das velas, & foy ho prazer muyto grande em todos. E Diogo medez foy ver ho gouernador, & lhe disse como vinha de Portugal outra armada de cinco naos pera a carrega, de q era capitão mor hu fidalgo chamado Gonçalo de siqueyra, & erão seus capitães lorge nunez de lião, Manuel da cunha, Diogo lobo, & Loureço moreno que hia por feytor de Cochim. E indo ho gouernador na volta Danjadiua, foy ter coele Goçalo de siqueyra co duas naos de sua conserua, q as outras duas nà chegauão ainda. Coesta frota tamanha se foy ho gouernador a Anjadiua, onde esteue obra de quatro ou cîco dias. E neste tempo lhe deu Diogo mêdez as cartas que trazia del rey parele, em que lhe dizia que mandaua Diogo mendez a descobrir Malaca (se ainda não era descuberta) & assentar lâ feytoria: & se ouuesse dir a isso, mandaua ao gouernador que lhe desse piloto q ho leuasse a Malaca, & assi lhe desse conselho pera o que auia de fazer, & ajuda se fosse necessaria pera ho executar. E isto mesmo trazia Diogo mendez por regimento que mostrou ao gouernador, que despois de vistas as cartas falou co Nuno vaz de castelo branco, co Garcia de sousa & com Francisco serrão q forão a Malaca com Diogo lopez, que lhe dissessem o que lâ passara pera que soubesse o que auia de respoder a Diogo mendez. E sabido isto mandou ajûtar estes tres com todos os capitães & fidalgos da frota, assi os que andauão na India como os de Portugal, & perate todos disse a Diogo mendez q lhe trouvera huas cartas del rey seu señor, em que lho encomedana q lhe dissesse perante aqueles fidalgos & capitaes q queria dele. Diogo mendez respôdeo que ele era capitão môr daquelas quatro naos, em cuja carrega el rey seu se-nhor tinha parte, & a outra era de mercadores, & hia pera fazer o que dizia è seu regimento, como tinha dito. Em que lhe tambem sua alteza mandaua q indo ter onde esteuesse sua senhoria que lhe pedisse piloto, con-selho & ajuda: & isto era o que queria & lhe pedia da

parte de sua alteza, & da sua. Mandou ctão ho gouernador a Nuno vaz, Garcia de sousa & a Francisco ser-rão que dissesse cada hû por si o que acontecera e Malaca a Diogo lopez. E isto dito disse ho gouernador a Diogo medez, que bem ouuia como indo Diogo lopez de siquevra a Malaca com mais nauios q os seus, & melhor armados de artelharia & gente, viera de là desbaratado co lhe tomare bateys, & gete que ficaua catiua sem ele poder resistir aos îmigos: q como queria ele ir a Malaca com quatro naos tão podres como as suas, & tão mal armadas co artelharia de ferro & pouca gête: & pera lhe ele dar ajuda não podia ser por quanto vinha de Goa co a cabeça quebrada, ode ficaua hûa grade armada de turcos, & se criava hua força muy prejudicial pera ho seruiço de Deos & del rey seu señor, a qual ele determinaua de desfazer naçle verão, & ç se ho ele quisesse ajudar nisso ele lhe daria despois toda ajuda q podesse pera ho feyto de Malaca. O que pareceo muyto be a todos os q estauão presentes: & Diogo mendez disse que ele não podia respoder sem falar com seus capitães: & pois todos estauão de caminho pera Cananor q là lhe respoderia. E isto assentado, partiose ho gouernador pera Cananor.

## CAPITOLO XXXV.

De como indo Francisco pantoja caminho de çacotorá pera trazer dom Afonso tomou a nao meri: & de como Duarte de lemos se partio pera a India.

E antes de sua partida mandou a Francisco pantoja que fosse a cacotora com carta sua, em que escriuia a dom Afonso de noronha seu sobrinho (na sabedo ainda que morto) que logo se viesse pera a India no mesmo nauio: escreueo a Duarte de lemos se hi esteuesse a causa porque le na leuara a armada. E atrauessando Francisco pantoja aquele golfão da costa da India pera cacoto-

râ, lhe deu hũ grãde temporal, & durando ele forão vistos no mar muytos fardos de roupa: & logo pareceo a Francisco pantoja q era algua nao de mouros que alija-ua co tormenta, porque també em algus fardos que se tomarão, se conheceo q era roupa de cambaya, mandou então Fracisco pantoja pelo rasto dos fardos, & foy topar com hũa nao muyto grande que parecia ser doyto-centos toneis, & era del rey de Cambaya, & auia nome meri: & era a mayor nao q̃ andaua naq̃le golfão, & muyto nomeada por sua gradeza em muytas partes, & carregaua tanta mercadoria, que não hia nenhua vez a Ormuz que não pagasse de dereytos na alfandega de vinte mil xarafins pera cima, & andaua por capitão dela hû mouro chamado alecão parête del rey de Cambaya, & trazia consigo muytos mercadores honrados, & muyta gente de peleja. E a nao tinha ho masto cortado q lho cortarão os mouros com a tormenta, & andauão tão cansados co os trabalhos dela, q como lhes Francisco patoja mandou tirar logo se renderão. Tomada esta nao Francisco pantoja se foy coela a cacotorá, onde achou Duarte de lemos q hi îuernara, & achou por capitão da fortaleza a Pero correa hirmão de Diogo correa q estaua catiuo e Căbaya, porq falecera Pero ferreyra fogaça q era capitão, & por Antonio ferreyra seu sobrinho q era alcayde mòr, cuja era a subcessam da capitania estar doente lha não deu Duarte de lemos, & a deu a Pero correa. E aqui soube Francisco pantoja como no Abril passado partira dom Afonso pera a India, & os outros q̃ ja disse, & todos teuerão, q̃ pois lâ não erão q̃ se perderião no mar, porque Alecão ho capitão de meri nã dizia como estauão catiuos em Cambaya. E vendo Duarte de lemos a nao q̃ Francisco pantoja trazia, & sabendo quão rica era quisera a mãdar descarregar na feytoria: o q̃ Frãcisco pantoja contradisse, & se aqueyxou muyto: dizendo q̃ aquela nao não pertencia à feytoria de çacotorâ, ne ele lha podia tomar pois na era da sua bâdeira, se na da do gouernador A fonso dalbuquerq̃, & que a ele a auia de leuar fazedo sobrisso grandes requerimentos & protestações: a q Duarte de lemos respondeo que també ele era gouernador & capitão mór do cabo de Goardafum ate Cabaya, em cuios limites ele temara agla nao, & por isso q a ele pertecia: quanto mais q ainda q não fora capitão mòr, q el rey seu sehor mandana que na mais perto fortaleza donde se tomada a presa se êtregasse, & q ele ho fazia assi. E mãdou descarregar da nao o q lhe melhor pareceo, & ho mais cô os cativos deixou nela pera se leuar à Índia: pera ôde se partio logo pera ir pedir a armada a Afonso dalbuquerque, porq bem vio pelo q lhe ele escriuia, & pelo que soube de Goa à se não ajuntaria ho gouernador tão cedo coele, nem lhe mandaria a armada. E partindo caminho de Cananor, leuou consigo seu hirmão gaspar cão, & Frácisco pátoia.

#### CAPITOLO XXXVI.

Dalgüas cousas q se fizerão na costa do Malabar estado ho gouernador em Cananor: & de como chegou Duarte de lemos a Cananor, & forão soltos, Simão dandrade & os outros.

Chegado ho gouernador a Cananor, sem sayr ê terra mandou logo Simão dandrade, & os outros presos que ia disse a Rodrigo rabelo capitão da fortaleza, & q os não deixasse sayr dela sem seu recado, & todania não deixana de trabalhar por recôcihar coeles o q eles não querião, & respôdião sempre a quê lhes nisso falana q não erão eles os homês q se anião dagranar por muytos grandes erros, quâto mais por tão pequos como fora o que fizerão: & que não ficarião na India por nenhû preço, se não q se anião de ir pera Portugal. Do que pesana muyto ao gouernador por eles serê homês antigos na India, & sabião muy bê as consas dela, & erão muyto pera mandar & aconselhar como capitães prudentes,

& pera pelejar como caualeyros muyto esforçados, que tudo tinhão quando era necessario: & por isso ho gouernador sentia muyto estarem agrauados dele, & quererese ir em tepo que tinha deles necessidade grandissima. E chegado ele a Cananor despachou logo pera Cochi a Bastião de miranda pera ir là correger a galê que fora Dantonio dalmada que por ser morto lha dera: & assi madou a Nuno vaz de castelo branco que fosse mandar fagor na que não as obras mortes que lhe sinda fa dar fazer na sua nao as obras mortas que lhe ainda falecião, & entregoulhe dessas molheres que tinha das que tomara em Goa, pera que as leuasse a Cochi, & se a-pousentassem è hua torre da fortaleza, & teria cargo delas hû Gonçalo afonso mealheiro. E indo Nuno vaz a trauez de Calicut, achou Ieronimo teixeira, & lorge da silueira que hião em busca do gouernador: & sabêdo que ficaua em Cananor forase la. E chegado ho gouernador, madou prender a lorge da silueira, & lhe tirou a capitania da nao, porque contra seu mandado se fora in-uernar a Cochim, & lhe leuara muyta gête, de q des-pois teue grande necessidade no cerco de Goa. O q leronimo teixeira sentio gràdemête por ser notorio que por seu induzimêto fora lorge da silueira inuernar a Cochi, & por isso & polo passado que fizera em Goa quis dali por diante mal ao gouernador: & també chegou a Cananor Francisco marecos no nauio bretão, q vindo cô ho Marichal não passou & invernou e Moçambique, & assi se hia ajûtando pouco & pouco grâde frota pera ho gouernador tornar sobre Goa como determinaua, & pera isso se aparelhaua quanto podia. E porque entretanto não partisse as nãos de Calicut co pimeta pera ho mar roxo, mãdou goardar a sua costa a Simão mîz caldeira, açle boo caualeyro do tempo do viso rey, & deu-lhe pera isso dous nauios, de ç ho fez capitão mòr: & pedio a Diego medez de vascocelos de que ja tinha praz-me de ho ajudar no feyto de Goa, que co as naos de sua capitania andasse darmada de monte deli ate Baticalà, pera tomar algûas naos se saysem de Goa pera qualquer

parte. E è quâto hi adou não achou nada em que podesse fazer presa, & Simão martiz si que tomou hua nao de Meca muyto rica, em q se acharão muytas peças de grande preço, & soma de moeda assi douro como de prata: & antre os catinos que se nela tomarão forão dous judeus q despois ho gouernador fez Christãos, & a hù foy posto nome Francisco dalbuquerque, & ao outro Alexandre datayde, que sayrão muy boos homês & seruirao de lingoas. E pera melhor goarda daquela costa mandou ho gouernador a Garcia de sousa que co outros dous naujos a fosse goardar em outro cabo desuiado dôde andaua Simão martîz: & Ieronimo teixeira por dar desgosto ao gouernador meteo è cabeça a Garcia de sousa q não era sua honra ir ôde andaua Simão martiz, que lhe na auia dobedecer. E conselhoulhe que assi ho dissesse ao gouernador, & foy coele a isso, & ajudauao tanto q parecia ser mais ho caso seu que de Garcia de sousa. È entêdendo ho gouernador a cilada dissimulou, dizêdo a Ieronimo teixeira q pera que falaua e obediecia pois Simão martiz andaua em hũ cabo, & Garcia de sousa auia dadar e outro, q não auia necessidade de mais q de tomare muytas naos. E insistido Ieronimo teixeira, ho gouernador ho madou ir, & ficado soo co Garcia de sousa desfezlhe a opinião que tinha, & fez q fosse onde ho mandaua: & ele por hù cabo & Simão martiz polo outro tomarão algũas naos, & por isso não partirão pera Meca outras muytas que estauão pera partir. E em quanto assi andauão na fi Dagosto ou na etrada de Setebro, chegou Duarte de lemos a Cananor: & posto q a sua capitania não tinha vigor na India, & soube que estaua ali ho gouernador na quis tirar a sua bădeira de capitão môr, o que lhe foy tachado. E co tudo ho gouernador lhe fez ho mais cortès & horrado recebimento que pode: & como Duarte de lemos sabia da prisam de Simão dandrade & dos outros, pedio ao gouernador que os mâdasse soltar, porq ele os queria ir ver, & não queria velos como apresos. Ho gouernador aîda q não tinha võtade de os soltar sẽ recociliare coele mãdou os soltar & ouue os por restituydos e suas capitanias, saluo a lorge fogaça por a descortesia q lhe disse, & mãdou ho soltar sobre sua menaje, & os outros aceitarão as solturas, & não as capitanias, dizedo q se auião dir pera Portugal, & por isso as nà qrião.

# CAPITOLO XXXVII.

De como soube Duarte de lemos q elrey madaua q se fosse pera Portugal: & de como ho gouernador madou recado a el rey de Cambaya sobre os cativos que tinha.

Despois disto deu ho gouernador cota a Duarte de lemos da causa porq se não fora ajuntar coele. E como todos os capitães da India, & fidalgos q andauão nela, lhe conselhauão q tornasse sobre Goa, & a tomasse, se não que se perderia a India: & que Diogo mêdez de vascôcelos q hia pera Malaca tâbê lhe dizia que ho ajudaria: o que pareceo be a Duarte de lemos. E pera mais ratificação fez ho gouernador outro conselho é que Duarte de lemos foy presete, em q se assentou por todos que vista a necessidade que auía de se tomar Goa, & a q ho gouernador tinha de gête pera esse feyto. É por quato a moução pequena pera Malaca, q he e Dezebro era dahi a quatro meses: & Diogo medez auia desperar por ela, que ajudasse ao gouernador no feyto de Goa. E a sua ida pera Malaca seria no Abril seguinte q era a moução grade & a melhor: & isto co condição q ho gouernador lhe desse a esse têpo tudo aquilo de que teuesse necessidade q lhe podesse dar. E assi lho prometeo ho gouernador: a que tambe ali prometeo Duarte de lemos q ho ajudaria no feyto de Goa, & assi todos os capitães das naos de carga. E com tudo ho gouernador lhe não quis dizer sua determinação acerca de Goa, porq não queria q ninguê entêdesse que desejaua de a tomar, porq se temia q se ho entêdessem que muy-

tos por lhes parecer q lhe danauão ho não grerião ajudar, & por isso encobria tanto sua determinação, à nos côselhos não fazia mais que propor as causas que auia pera se tomar Goa, & não daua seu parecer në assinaua, mas fazia assinar aos outros os seus: & de tudo mãdana fazer autos pelo secretario pera que niguê podesse negar o q tinha dito & assinado. Neste tempo se tinha dado a conhecer ao gouernador Alecão capitão da nao meri por parête del rey de Câbaya & trataua coele per meo de Francisco pantoja amizade & paz pera el rev de Cabava co condição q ho soltasse: o que ho gouernador não gria, porq esperaua que sem isso ania el rey de Cambaya de querer paz coele por intercessam de Meliquiaz, q sempre se mostrara seruidor del rey de Portugal, & que Alecão se resgataria por dinheiro. E nisto soube dos nossos q estauão catiuos e Cambaya, & pareceolhe q seria algu deles do Afonso seu sobrinho (por aîda não saber q era morto) & por isso começou de lacar mais mão pela amizade que Alecão requeria pera ver se poderia auer por ele os catiuos, dissimulando que não sabia q estauão cativos, ne Alecão o queria descobrir por na auer rezao pera se trocare, porque não queria ele resgatarse se nã por amizade, & sobristo ouue cartas del rey de Căbaya pera ho gouernador. O que sahendo Duarte de lemos se mostrou muyto queixoso contra ele, dizedo que lhe tomana o q pertecia a sua capitania & perantele disse a Alecão que ele era capitão môr de Cambaya: & por isso a ele, & nà ao gouernador auião de ser dadas as cartas, & coele se auia de fazer a amizade, & assi outras palauras muyto soberbas q ho gouernador dissimulou por amor que a capitania de Duarte de lemos chegaua ate Cambaya, & por teporizar coele que lhe deixasse a armada ate tomar Goa, & disselhe. Tiremos nos os catiuos que lá temos, & deixemos agora esses mandos: se me el rey de Cambaya aqui të por vezinho, & sahe q tenho naos, gëte & poder del rey meu señor, não sera boo que fauo-

reçais vos este feyto, & q lhe respodamos de maneyra q ajamos os Christãos fora de seu poder. E todavia Duarte de lemos aperfiou moy menêcorio, q ele era capitão môr de Cabaya, & que a ele pertecião as cartas, & coele se auia de fazer a amizade, & despois de feyta ele tiraria os catiuos. E agastado ja ho gouernador dele, lhe disse q não ate Cabaya, mas que ate Goa lhe deixaua seu poder: q lhe rogaua muyto q lhe castigasse os mouros de Goa, q lhe derão muytos couces no pescoço: & coisto se na tomon nenhua cocrusam neste negocio. E o gouernador sofreo tudo isto a Duarte de lemos, & outras muytas sobraçarias q lhe fazia, assi pola causa q digo como pola prouisam q ele tinha de ser capitão ate Cabaya, & não queria que parecesse q desobedecia aos madados del rey seu señor que se ele prezaua de goardar ao pé da letra. E começado dauer desgostos antre ho gouernador & Duarte de lemos, chegou hũa nao da conserua de Gôçalo de siqueyra, em q veo hùa via de cartas pera o gouernador, & vinha nela hũa pera Duarte de lemos, è que lhe el rey mandaua q entregasse ao gouernador a armada que trazia, & se fosse pera Portugal, & outra carta ao gouernador q lhe desse ebarcação pera se ir pera Portugal. E coeste recado ficou ele teperado, porq dates não auia que ho sofresse, nem ho gouernador podia coele. E não se lebrando ele do passado não deixaua de ho tratar tão horradamete como dantes. E cuydado q todauia quisesse ir coele a Goa como tinhà assentado, disselhe que não descobrisse a ninguê que el rey ho màdaua ir pera Portugal, & que ele também ho faria assi, porque a gête que trazia lhe nã desobedecesse, & fosse coele a Goa em hû corpo como andaua, pera que fosse mais hôrradamente: o que lhe ele teue muyto em merce, & ho ouue por grande honra. E vendose ho gouernador desembaraçado da sujeição de Duarte de lemos apressou mais ho cocerto da armada pera ir a Goa, & entretâto tornou a falar com Alecão sobre ho negocio que dâtes trazião pera ver

se podia auer os catiuos a seu troco, & pera isto rogou a hû chatim gêtio morador em Cananor, que lhe fosse com reposta âs cartas del rey de Cambaya, em que lhe respondia que folgaria com sua amizade, & pedidolhe os catiuos a troco Dalecão. E encomendou muyto ao chati que soubesse os nomes dos catiuos, & quantos erão: & Alecão escreueo tambem sobrisso a el rey de Cambaya. E coestes recados se partio ho chatim, & o que fez se dira a diante.

# CAPITOLO XXXVIII.

De como hú principe de Cochí que andaua leuatado sabedo que era morto ho rey velho que estaua no pagode, pedia ho reyno a el rey de Cochí que então reynaua, & de como querendolho el rey de Cochim entregar lhe foy contrariado pelos nossos.

Passando isto e Cananor, morreo e Cochi agle hoo velho & leal amigo dos Portugueses q fora rey e tepo de Duarte pacheco q estaua metido no pagode. E segudo seu costume como ja disse ho rey q reynaua era obrigado por ley a meterse nele & deixar ho reyno ao q auia de ser rey a pos ele, que era aquele principe: que quando el rey de Calicut foy sobre Cochi (por lhe el rey não querer entregar os nossos q lhe deixara ho conde almirante) não quis ajudar el rey de Cochí a defender ho reyno, & lançouse co el rey de Calicut o lhe prometeo de ho fazer logo rey, & dali por diante sempre andou co el rey de Calicut chamadose principe de Cochi. Este sabedo como ho rey q estaua no pagode era falecido mandou dizer ao q reynaua, q segudo seu costume se fosse meter no pagode, & lhe deixasse ho reyno: & em lhe mâdado este recado foyse meter co algua gente de guerra que tinha jûta na ilha de Vaypi, & fezse forte em hu pagode q hi esta, dode tornou a madar a el rey de Cochí ho mesmo recado por alguas vezes de

q el rey estaua muyto agastado, & mandou ho dizer ao feytor, & alcayde mòr, & assi acs outros officiaes, q derão côta de tudo a Bastião de miranda, & a Nuno vaz de castelo braco, q praticando sobre o q farião naquele negocio, determinarão de per todos os modos que podesse toruar que ho principe na fosse rey de Cochi ne entrasse nele, & sobrisso ho matare por quanto lhe não pertecia ho reyno, & tinha perdido ho dereyto dele porq fora tredoro a el rey, cujo sucessor era è ajudar côtrele a elrey de Calicut quado destruyo & queymou Cochi, matando primeyro a tres herdeiros do reyno: & a fora isso se ele fosse rey pola amizade que tinha co el rey de Calicut ho auia dajudar, & fauorecer côtra os nosscs, & assi ho disserão a el rey de Cochi, q folgou muyto coisso, & ho mâdarão també dizer da propria maneyra ao prîcipe, q não deu nada por suas ameaças, mas tinha juta sua gete, & trabalhaua quanto podia por entrar em Cochî. O que sabido pelos nossos, determinarã de goardar os rios por ôde ele podia ir. É forâo a esta goarda Nuno vaz de castelo branco, & Bastião de miranda ensenhos batevs armados dartelharia, & bê fornidos de gête darmas, & corrião aqueles rios de novte & de dia. E vêdo el rey de Cochí como ho principe insistia tanto e auer ho reyno, & sabia q por seus costumes ho deuia dauer se hûa vez entrana nas suas casas, porq logo ele & os seus regedores, & védores da fazeda lhe avião dobedecer por rey, mandoulhe cometer pelo Caymal de Palurte seu védor da fazeda, q ele lhe daria reda co que se manteuesse horadamête ode quisesse tiràdo Cochî, & q desistisse de pedir ho reyno: & ho prîcipe não quis, âtes lhe mâdou dizer q lhe despejasse as suas casas, & lhe deixasse ho reyno q era seu de dereyto segudo seu custume. E coesta reposta ficou el rev muyto triste, & logo despejou as casas & se mudou pera outras. O q sahido pelos nossos se fora logo a ele Nuno vaz, Bastião de miranda, & Diogo perevra q era escrivão da feytoria, q se chamava ho malabar dalcunha, que sabia muyto be a lingoa: & quando chegarão a el rey de Cochi acharão q estaua coele el rey da pimêta co muytos frecheiros & adargados. E el rev quado os vio mostrou coeles muyto prazer & lhe fez muy alegre recebimento, & lhes deu conta do q ho principe respun lera a seu recado, & como ho estava cotando ao rey da pimenta: então lhe disse Diogo pereyra q por essa causa vinhão ali. E lhe dizião da parte del rey de Portugal, & do seu gouernador da India q ele se tornasse pera suas casas, & as não deixasse, ne fizesse côta q em Cochì auia dauer ontro rey se não ele, & os q decèdessem dele por dereyto: porq pera isso era ele rey por el rey de Portugal, & coroado por ele. E q ho tirano q queria vsurpar ho reyno, nà tinha dereyto nele polas rezões à lhe ja derão, & por isso jurauão por seus jurametos verdadeiros q ho auião de matar onde quer q podessem. Ao q el rey respodeo q ho tomassem viuo se podessem, & ho não matassem: & ho mais lhes agardeceo muyto, & lhes offreceo gête se a quisessem pera os ajudar. E vêdo el rey da pimêta esta amizade dos nossos com el rey de Cochi, côfirmou de todo a q tinha coele, & lhe deu obediecia de seu vassalo co juramento de ho ser sempre, & isto por amor dos nossos: & de tudo se fez hûa escriptura que assinou. Isto feyto tornaranse Bastião de miranda & Nuno vaz a goardar os rios: e ao outro dia pola manhaã ficou Nuno vaz ôde se chama ho peso & Bastià de mirada foy da outra bada do rio de Crăganor. E estando ali Nuno vaz vio vic contrele hū tone grade co hū sombreyro aleuatado: & cuydado que fosse ho pricipe, foy logo cotra ho tône, & por força fez q se detenesse, & soube que hia nele hu señor de Paliporto: que visto por hû Christão da terra que hia co Nuno vaz pera conhecer ho principe, lhe disse que era aquele senhor, & ouuera ho Nuno vaz de matar, se não fora por hû dos seus remeiros, que affirmou na ser aquele ho principe, se na hu señor de Paliporto. E Nuno vaz ho deixou ir, sabedo primeyro dele-

como ho prîcipe ficaua no pagode de Vaypî co tudo prestes pera se ir meter e Cochi, & ficaua coele ho Mangate caymal, & tambe ho Nambia de Parau que se ficaua embarcado pera ir visitar el rey de Cochim, por ser grande seu amigo: o que cuydou Nuno vaz que seria manha do principe pera co ho nabia meter gete em Cochi pera ho ajudar, & por isso indo na volta de Vaypî ôde topou cô ho Nãbiâ q trazia consigo tres tônes de guerra carregados de gête, não ho quis deixar passar co aquele aparato, dizedolhe que a cousa não estava pera deixare entrar gete estranjeira em Cochi, que se ele quisesse ir acopanhado de ate trîta nayres q ho poderia fazer, & ho Nabia não gria, & quisera forçadamête passar auate, ao q lhe Nuno vaz resistio. E nisto ouue tanta deteça q foy recado do Nâbia a elrey de Cochi, q madou dizer a Nuno vaz per Candagora, q Nabia era seu amigo, q lhe pedia q ho deixasse passar, do q se Nuno vaz agastou muyto vedo ho pouco recado que el rey tinha em Cochí a tal tepo que assi deixaua etrar nele gete: & disse a Cadagorà q se el rey queria cosentir q entrasse e Cochi pera ho despoer do reyno, q ele ne os outros nossos ho não auião de cosentir: & se el rey queria desistir do reyno q eles ho sosterião ate ho mandarê dizer ao gouernador que hiria tomar posse dele. E cotudo Càdagorà insistia que deixasse ir ho Nabia com toda sua gête: o que Nuno vaz consentio, co tato que Cădagorà ficasse em arrefês ate ho Nabiá ir a elrey & tornar. E sabedo ho principe a goarda q estaua no caminho por ode ele auia dir pera Cochi não quis ir acoselhado dos seus, & tornouse a recolher no pagode, ode os nossos na forão por nao tere gete co que podesse pelejar coele e terra: & por isso acordarão q eles & elrey de Cochi escreuesse ao gouernador o q passaua, pedidolhe que acodisse logo, & assi ho fizerão.

## CAPITOLO XXXIX.

De como ho gouernador chegou a Cochim, & ho principe alcuantado fugio de Vaypi com seu medo: & de como nenha dos capitaes à autão dir pera Portugal quiserão ir com ho gouernador a Goa, & do que dizião contrele.

Dabido isto pelo gouernador, embarcouse logo na nao de lorge da silueira, & partiose pera Cochim leuando consigo a Gonçalo da siqueyra, & assi todos os outros capitaes à ausao de ir aquele anno pera Portugal, saluo a Duarte de lemos que ficou com a outra armada da India com todo seu poder & mando, pera q teuesse tudo prestes, & fossem a Goa em ele tornando de Cochi. E chegado ho gonernador a Cochim, ho alcayde mòr & os outros lhe derão côta da afronta em que estaua el rey de Cochi por amor do principe aleuantado que lhe pedia ho reyno. E o que Nuno vaz & Bastião de mirâda tinhão feyto na goarda de Cochim pera ho prîcipe se não meter de posse do reyno, & como estaua no pagode de Vaypî. El rey de Cochim como soube que ho gouernador era chegado ho foy logo ver, & lhe côtou ho trabalho em que estaua, pedindolhe estreitamête que ho liurasse dele. E antes que lhe ho gouernador respondesse, quisera q lhe fizera el rey de Cochi duas cousas que importauão muyto ao serviço del rey seu senhor, & ao proueito de sua fazêda, & a quietação de Cochim: a hûa foy que visto quatos males os mouros de Cochim cometião contra os nossos consentisse que el rey seu senhor teuesse jurdição sobreles, & com aquilo ele mesmo ficaria mais senhor deles: a outra foy que mandasse aos mercadores de Cochim que dessem na feytoria a pimenta por cobre, & que ho deuia de fazer, pois por causa da nossa feytoria ele tinha dobrada renda que dantes. E dambas se el rey escusou mostrado como ho não podia fazer. E por ho gouernador estar de partida não a-

pertou muyto sobrisso: porem prometeo a el rey de ho liurar da fadiga em q estaua, affirmandolhe que não auia de consentir que outre fosse rey de Cochi se não ele, & que ele ho ajudaria, porque assi lho mandaua el rey seu senhor, & não foy necessario fazer ho gouernador nada contra ho principe, porq̃ como ele soube que ho gouer-nador era em Cochim se retirou logo pera dentro das terras del rey de Calicut, ode os nossos não podião ir. E sabendo ho gouernador del rey de Cochim, & del rey da pimenta como auia carga pera as naos daquele anno, & pera as que ficarão do outro, & pera húa que trouvera Duarte de lemos: tornou a propor em conselho co os fi-dalgos & capitães as causas q auia pera tomar Goa, pera ver o q lhe dizião. E eles disserão o q tinhão dito, & assi ho assinarão: & ho mesmo tornarão a dizer em outro conselho, que sobrisso oque. E despois que assinarão seus ditos, disse ho gouernador que a ele tâbem parecia muyto bem ver se podia tomar Goa, ou ao menos queymarlhe a frota quando a não podesse tomar: & despois de assinar seu parecer disselhes, Em cousa tão certa como he crer que cada hû de vossas merces tem tato cuydado do seruiço del rey meu señor como das suas cousas proprias, & que assi ho farão, parecia escusado lebrarlhes que ho fação, especialmente vendose tão claramente que lhes lembra, como parece nos conselhos que me derão tantas vezes que tome Goa, tirado sempre ao fito que tomada seria grande seruiço del rey meu senhor, porque não se tomando perdersehia o que të ganhado na India. Mas quando vejo q este conselho não vem acompanhado dofrecimento de suas pessoas, & gente de suas capitanias pera este feyto, pareceme muyto necessario lembraruos senhores que a gente que eu tenho não he cousa nenhữa pera hữ feyto tão façanhoso como este: & porque ves não pareça que falo de graça, eu não tenho mais que mil & duzentos homês, duzentos & cincoeta das naos de Diogo mendez, setenta da nao de lorge Nunez de lião, trinta & seys do naujo de Fran-

cisco marecos, quarenta da não de Duarte de lemos, & cem malabares os outros sam da ordenança da India. E estes como digo he cousa muyto pouca pera cometer hûa cidade, de que agora sahi desbaratado que ha destar apercebida pera se defender da vingança que sabe que auemos de querer tomar, porque este credito temos na India. E se eu for pera isso, & por falta de gente não poder com sua resistencia, perderseha de todo o que el rey meu senhor tem ganhado na India, com vir a lume a grande armada que hi faze os turcos, cujas fustas ja não deixauão nauegar as nãos de nossos amigos, & por isso eu fuy a Goa & deixei a ida do estreito. E a fora esta armada dos turcos que he tão boa gente de peleja como eu sey, farão logo corpo coela ho poder del rey de Cambaya, ho del rey de Calicut & ho do grão soldão, a que nenhu nosso podera resistir, os quaes todos estão liados & confederados pera nos deitarem fora da India, & com eu ir a Goa, de maneyra que co ajuda de nosso senhor a tome desfarseha esta liga, porque ho cabayo ficara destrocado, & ho poder do soldão, ne ho del rey de Cambaya, ne ho del rey de Calicut na terão onde se ajuntar, nem onde fação corpo, porque não tinhão na India outro lugar mais proprio pera isso à Goa. E pois senhores vedes ho pro & côtra do seruico del rey meu senhor, da sua parte vos requeyro, & da minha peço muyto que me ajudeis neste fevto co vossas pessoas, & com vossa gente: porque a fora fazerdes o que soys obrigados ao seruiço de S. A. ganhais muyta honra, que sem duuida sera toda vossa porque com vossa ajuda despois da de nosso senhor se fara este feyto tão honrado que mais não pode ser. A esta pratica do gouernador respôdeo logo Gôçalo de siqueyra: dizendo que ele dera sempre de si muyto boa conta nos carregos que lhe forão encomendados, & q ele não fora á India pera pelejar, por isso que não auia dir a Goa. E tambem que as cousas da guerra erão incertas, & muytas vezes sahja ho fim delas be desujado do que se

cuydaua, & se gastaua mais tempo em se fazer hum feyto do que parecia antes que se começasse, & assi poderia ser naquele, & q̃ se gastaria ho tepo da partida pera Portugal, & q̃ inuernarião na India ou em Moçâbique no q el rey perderia muyto, por isso que não podia ir a Goa. E ho mesmo disserão os outros capitâes, não lhes lembrando o que tinhão prometido ao gouernador que irião coele se fosse a Goa, parecendolhes que não fosse: o que lhes ele trouve a memoria, & disselhes q ho feyto de Goa prazendo a nosso senhor se podia a-cabar ate a entrada de Dezembro, & que ate a fim dele era ho verdadeiro partir pera Portugal, & que entre tan-to que eles fossem a Goa ficaria recado ao feytor de Cochim, que com ho alcayde môr lhes carregasse as naos, o que se faria facilmente porque auia carrega em abastança. E desta maneyra em chegando a Cochim da vinda de Goa se partirià logo. Porem como os capitães não desejauão nada a honra do gouernador, & lhes parecia que naquele feyto lha ajudarião a ganhar núca quiserão ir coele por mais que nisso insistio com grãdes requerimetos. E vedo que lhe não aproueitaua nada, determinou de se tornar a Cananor, & encomedou a carrega a Góçalo de siqueyra, que deixou em seu lugar pera que a fizesse có Antonio real alcayde moor & feytor de Cochim, & mandoulhes q se carregassem primeyro as naos que ficarão na India do anno passado. E isto ordenado mandou chamar todos os capitães que auião dir pera Portugal, & peràte Gonçalo de siqueyra & outros fidalgos lhes disse, Senhores eu vos requeri da parte del rey meu senhor, & pedi muyto por merce da minha que fosseys comigo a Goa por importar tanto a seruiço de S. A. como me tendes dito: digoues que vou embarcar pera ir a Goa com ajuda de nosso senhor, quem me quiser seguir sigame. E logo se foy embarcar na galè de Bastião de mirada, q ainda não estava be acabada de concertar, & assi como se embarcou sayo pola barra fora, não indo coele mais q Iorge da silueira na nao bo-

tafogo, que lhe ho gouernador deu pera ir aquele anno pera Portugal, & este quis ir com ho gouernador a Goa, porque vio que auia tempo pera ir & vir. E chegado a Cananor achou Duarte de lemos muyto fora de ir coele a Goa, como lhe prometera, porque entre tanto que foy a Cochim não faleceo quem andasse a Duarte de lemos com a cabeça ao derredor, & lhe dissesse que pera que queria ir a Goa ganhar honra pera ho gouernador, que se ele fora capitão moor como era dantes que fora bem ir: mas capitão raso que ho nã deuia de fazer, porque ho gouernador não ho auja de deixar ir da maneyra q lhe tinha prometido, nem auia de fazer cousa algûa por seu côselho, antes ho auia dabater. E neste conselho foy culpado leronimo teixeira, & não abastou mudarêse Duarte de lemos & outros capitaes q estauão e Cananor, mas fazià todos jùtos conselho, contra o que ho gouernador tinha determinado sobre a ida de Goa, dizendo que era impossiuel tomarse por sua fortaleza, & por estar nela grande multidão de gente, & que não seruia de nada tomarse pera o que compria ao seruiço del rey: & posto à a ho gouernador tomasse, que a tornaria a perder como fizera da outra vez, & que eles não querião ficar cercados, & perder a viajem pera Portugal, & zôbauão muyto daçla ida, & dizião muyto mal dele: & escarnecião de Diogo mendez de vasconcelos, porque deixaua de ir a Malaca fazer seu proueito, & se hia a perder com ho gouernador, & se fiaua em suas palauras. E tão danada andaua a cousa pera estoruarem q ho gonernador não fosse a Goa, que foy dito ao secretario ê segredo per Ieronimo teixeira q dissese ao gouernador a diogo mêdez lhe queria fugir pera Malaca co os seus capitaes. E isto era metira, & por tal lho teue ho go-uernador quando ho soube, & dissimulou co ho secretario. E vêdo estes q na podião estoruar a ida do gonernador, amotinarão be quinhentos homes dos que auião de ir coele todos sãos, & os melhores da India, que quado ho gouernador se ouue dembarcar ficarão alapardados, & se forão por esses palmares fingindo que fugião porque ho gouernador os queria ter na India por força.

#### CAPITOLO XL.

De como ho princepe leuatado quisera tornar a Cochi despois da partida do gouernador: & como foy desbaratado per Nuno vaz de castelo braco, & per Lourenço moreno.

artido ho gouernador de Cochi, soube o ho pricipe aleuatado, & a determinação q leuaua de ir a Goa. E vedo ho tepo desposto pera auer efeyto fazerse rey de Cochi tornouse a Vaypi co a gente que tinha dantes, & com outra que lhe deu el rey de Calicut. E sabido isto por el rey de Cochim socorreose logo a Gonçalo de siqueyra, pedindolhe ajuda: & ele mandou logo goardar os rios a Nuno vaz de castelo branco, que ficou em Cochi pera mandar acabar de concertar a sua nao, & assi a Lourenço moreno, & a outro, & todos tres forão em bateys armados. E antes que fossem foy discuberto a Gonçalo de siqueyra como ho princepe tinha dous tónes em hua enseada cuberta daruoredo, pera se embarcar secretamête com hû seu regedor, pera ao outro dia ante manhaã se ir meter ê Cochi. O que sabido por Nuno vaz, Lourenço moreno, & polo outro se deitarão secretamête hû de hûa parte da enseada onde estaua ho principe, & outro da outra, que se não vião os bateys por estarem debaixo do aruoredo, & ho outro estaua mais afastado, & tinha antre si seus sinais, & ali esteuerão toda a noyte. E querêdo amanhecer chegou ho principe com sua gente, & ele se embarcou com ho seu regedor cada hum em seu tone com algus nayres pera ir mais dissimuladamete, & partirão ficandolhe a outra gente à borda dagoa: E os nossos em ho pricipe emparelhado coele fizerão seus sinais, & remeterão aos tónes. E como ho principe cuydaua que hia muyto secre-

to, em os vedo deuse por perdido por quao pouca gete leuaua, & por isso mandou remar pera terra co tenção de fugir, & tomou terra em húa grande vasa, por the tere tomado ho canal, & ali se lançou na vasa onde os nossos não poderão chegar por os seus bateys demandarem mais agoa que os tônes: mas a pressa dos immigos foy tamanha que lhes ficarão os tônes que os nossos tomarão, & achara neles as insinias do principe, que erão ho seu sombreyro de pê, suas trombetas de marfim, & seus atabales: & assi hûs panos que se chamão purauas que sam dalgodão muyto fino co lauores douro. E posto que a gente do principe apareceo e terra os nossos não quiserão sayr a eles, porque não podião por amor da vasa, & tornaranse pera a fortaleza, onde foy el rey de Cochí a saber aquelas nouas, que forão parele de muyto contentamento por saber q ficana seguro no reyno, pois o que ho pretedia perdera as insinias que forão dadas a el rev de Cochim pera sinal de sua vitoria. E porque ho principe vio quão mal lhe socedera naquela empresa, & por ficarem suas insinias a seu immigo (que antreles he grande agoyro) perdeo a esperança de ser rey, & na intentou mais de tornar a Cochim. E vendo Nuno vaz de castelo branco q a sua nao tardaua em se acabar de concertar, & que se chegaua a partida do gouernador pera Goa, quis antes ir coele que esperar pola nao: & partiose pera Cananor com recado del rey de Cochim, & de Gonçalo de siqueyra sobre o que acontecera ao principe leuatado: com que ho gouernador folgou muyto quado ho soube. E a este tempo estaua ele pera se partir pera Goa, porq tinha auiso de Timoja que ho Hidalcão estaua bem metido pelo sertão da terra firme, porque tinha guerra com el rey de Narsinga sobre Rachol, pelo qual auia de ter leuado muyta parte da gête q estaua ê Goa. E sabêdo q toda-uia Duarte de lemos não auia de ir coele a Goa não quis deixar de lhe comprir o que lhe tinha prometido, que era fazelo capitão môr das naos que ficarão do outro ano pera hirem pera Portugal, que erão sete, & deulhe hûa nao pera seu hirmão: & deulhe licença que fosse carregar a Cochim seu ordenado, porque de ho conhecer por assomado não queria q fosse por nã auer là reuoltas antrele & Gonçalo de siqueyra. E ele lhe deu sua fé de não enteder em Cochi em mais, que em carregar seu ordenado: & com todas estas boas obras, ele & os outros amotinarão os quinhentos homens q disse.

# CAPITOLO XLI.

De como ho gouernador partio pera a cidade de Goa, & do conselho que ouue sobre a cometer.

I restes ho gouernador pera sua partida, embarcouse com mil & duzêtos homés de peleja, os mil & cêto Portugueses, & os cento malabares q hião debaixo da capitania dhù navre que fora goazil del rey de Cananor, muyto boo home & esforçado, & grade seruidor del rey de Portugal. E esta gete se embarcou em perto de trinta velas antre naos grossas, naujos redondos, carauelas & galès, cujos capitães a fora ho gouernador forão estes: do Ieronimo de lima, dom Ioão de lima, Simão dãdrade, Fernão perez dandrade, Francisco pereyra coutinho, Manuel de lacerda, Ayres da silua, Garcia de sousa, Duarte de melo, Francisco pantoja, Pero dafonseca de crasto, Bastião de miranda, Antonio de saa, Diogo mêdez de vasconcelos, Gaspar de payua, Baltesar da silua, Pero quaresma, Iorge nunez de lião, Anibal cerniche, Iorge da silueira, Manuel dacunha, Ruy galuão, lorge botelho, Diogo fernadez de beja, Gaspar cão, Simão martiz & Antonio de matos. E partindo ho gouernador em Nouembro foy ter a Honor & hi souhe de Timoja que Goa estaua muyto forte, porq tinha hûa tranqueira daltura de dez palmos, & de duas faces entulhada darea, que começaua onde agora sam as casas Dantonio correa que se chamaua naquele têpo ho estei-

ro de Timoja, & acabaua abaixo do cays da cidade em hủ canto do muro que se ali faz, onde està hum baluarte antes da porta que se agora chama de sancta Caterina, & auia nela muytas estàcias dartelharia grossa & miuda, è cuja goarda estauão muytos turcos, & mouros brancos do mar roxo que ho Hidalção trazia a seu soldo: & daquela tranqueyra pera dentro estauão as naos & fustas dos immigos, que por todos quatos estanão na cidade serião ate noue mil homês, & ali cocertou ho gouernador com Timoja que fosse coele a Goa pera ho ajudar a tomala, & q fosse por terra co a mais gente que podesse. E saindo ho gouernador do rio Donor foy a tormeta tamanha que se lhe cocobrarão dous bateys, em que se afogarão algûs homês, & perderanse muytas armas, & daqui foy ter á barra de Goa, onde quisera auer conselho sobre ho modo q teria em cometer a cidade: & foylhe dito por todos os do conselho q se não deteuessem, & que entrassem logo pera dentro, & assi como vissem assi farião: porque poderia ser q estaria a cidade doutra maneyra do que dizia Timoja. E entrado dentro despejouselhe logo Pagi, & os nossos que sayrão em terra tomarão ainda algûs dos immigos & leuaranos ao gouernador: & estes lhe disserão q ho Hidalção estava na terra firme sobre a cidade de Rachol, que lhe el rey de Narsinga tinha tomada, & na disposição de Goa, concertarão com o que Timoja tinha dito. E com tudo ho gouernador mandou a dò loão de lima que fosse no seu batel ver a cidade, & forão coele dom Christouão de lima seu hirmão, & hũ capitão da ordenança, & hũ Antonio de moura. E começãdo dom loão demparelhar com a traqueyra, começarão de chouer sobrele as bôbardadas, & por se coser cô terra ho mais que pode não recebeo delas nenhû dãno: & fazendo remar muyto rijo foy perlogado pola tranqueyra ate chegar à fortaleza defronte dhû baluarte que estaua acima da porta da ribeyra q tinha as bobardeiras tapadas, & destapandose com a vista do batel lhe tirarão

os îmigos co a artelharia, & chegou dom Ioão tão perto que os outia falar, & assi os que estatão em terra & pelos muros, q era muytos & todos gente limpa segundo mostrauão seus atabios. E visto por do Ioão muyto bem ao que hia, tornouse com muyto perigo, & da volta achou dom Ieronimo seu hirmão, & outros capitães que hião em bateys pera ho recolher receando que ho metesse no fundo a multidão dos pelouros. E indo assi todos ouuera hũ pelouro dhûa bombarda grossa de leuar a dom Ieronimo. E escapado deste perigo & doutros chegarão ode ho gouernador estava surto acima de Rabandar defronte de Banganim, & ali se passou â nao de Manuel da cunha, porq soube q dela melhor que da sua veria de rosto a trăqueyra da cidade que estaua dali muy perto, & assi a gente pelos muros & pelos oyteiros. E tambem estauão coele os capitáes da frota pera vere ho mesmo co quato a artelharia da tranqueyra va-rejaua amiude. E sabedo ho gouernador de do loão de lima o q vira, ouue conselho co todos os capitaes & fi-dalgos da frota: em q despois de muytos debates, foy assentado que por quato se não podia dar cobate a cidade se não do mar, donde era impossiuel fazerse cousa que prestasse: era necessario tomarse a tranqueyra, & fazela despejar dos immigos, porque ganhada a ri-beyra & a artelharia poderião mais á sua vontade escolher lugar pera ho cobate antes que os immigos fossem socorridos: & q ao dia seguinte em amanhecendo desembarcaria ho gouernador com todos os capitães: de q Diogo mendez de vasconcelos, do Ieronimo de lima, dom Ioão de lima, Diogo fernandez de beja, Manuel de lacerda, Simão dandrade, Fernão perez dandrade, Antonio raposo, Gaspar de payua, Nuno vaz de caste-lo branco, Manuel da cunha, Ayres da silua & Gaspar cão cổ ate quinhentos homês repartidos ê tres escoadrões cometerião juntamête a tranqueyra no meyo & nos cabos, & hirião assi repartidos, porq també se repartissem os que a goardauão é tres lugares, & teuessé

menos forca: & nas costas destes escoadrões hirião algus mestres dos naujos com marinheiros, & bombardeiros que leuarião rocas de fogo, pera que em os capitães entrado a tranqueyra posessem fogo à frota dos îmigos que estaua varada: & desta gête hiria por capitão Antho vaz ho mestre da nao de Diogo mendez por ser mais antigo que todos os outros. E entre tanto que estes capitaes desembarcassem, ho gouernador co os outros co todo ho resto da gete soberia por aglas ladeiras onde agora estão nossa señora do rosayro & sancto Antonio, & se hiria dereyto à cidade pera a porta dos bachares, porque saindo por ali gente pera acodir à tranqueyra lhe atalhasse, & se não acodisse, se não pola porta de sata Caterina somente, pera lhe dar nas costas, porque cometidos os immigos por diàte & por detras fossem mais asinha desbaratados: & quando não fosse necessario pera nenhua cousa destas buscaria por onde entrasse na cidade daquela parte ate ho Madouim. E porque os immigos não acodissem todos aa tranqueyra, & se repartissem & teuessem menos força, ordenouse que as galès, & ho naujo de Bastião de mirâda com outros que demadanão pouco fudo fossem surgir do cays ate ho Mâdouim, & tirassem de noyte com a artelheria, porque cuydassem os mouros que naquele lugar auião os nossos de desembarcar, & acodissem ali & não fossem tantos na tranqueyra.

## CAPITOLO XLII.

De como ho gouernador tomou a cidade de Goa em dia de scta Caterina com grande destroyção dos immigos.

Tomado este assento, pedirão todos os do coselho ao governador muyto estreytamente que ficasse nas naos, por que sendo cousa que nosso señor não quisesse que lhe acontecesse algû perigo que ficavão todos perdidos, & se perderia o que le rey de Portugal tinha na India. E ele

respodeo que por nenhu modo auia de deixar de ir coeles, porque quando lhe acôtecesse o que eles receauão, cada hû deles era pessoa pera ter ho cargo que ele tinha: & que lhe não repricassem mais nisso porque auja dir coeles, & assi ho fizerão. E tornandose a seus nanios os que auião de surgir do cays ate ho Màdouim ho fizerão com muyto grande perigo & trabalho, porque não tinhão conto os pelouros q lhe tirarão da trâqueyra. E surtos os nossos diate da cidade no lugar que digo, dali a pouco ouuirão rumor de gente sobre ho muro daquela parte & crecia de cada vez mais, pelo que pareceo que os îmigos cuydauão q daquela banda auia de ser ho cobate, & por isso acodião ali. E fazêdose os nossos prestes pera o que auião de fazer, quado foy antemanhaa vinte cico de Nouebro de mil & quinhetos & dez em dia da be aueturada sancta Caterina de monte sinay, embarcouse ho gouernador co todos os capitaes em seus bateys, & em ropendo a alua saltou em terra co a badeira real, co grade estrodo de trobetas & gritas: & tomâdo por açlas ladeiras por ode auia de ir, começou de sobir per elas acompanhado destes capitães, Francisco pereyra coutinho, Pero dafonseca de crasto, Antonio de saa, Baltesar da silua, Pero quaresma, Iorge nunez de lião, Iorge da silueira, Anibal cerniche, Ruy galuão, Iorge botelho, Antonio de matos, Bastião de miranda, & Simão martiz, q todos leuauão a melhor gête q ti-nhão. E os bombardeyros somente & algua gente do mar ficação oulhando polos nauios: & ho mesmo fizerão os outros capitães que auião de cometer a tranqueyra, que juntamente desembarcarão e ho gouernador desembarcado, & a cometerão com grade impeto do Ieronimo de lima, Manuel de lacerda, Diogo fernandez de beja: & do Ioão de lima no cabo que acabaua no canto do muro da cidade, Diogo mendez de vasconcelos, Gaspar de payua, Nuno vaz de castelo branco, & Gaspar cão no meyo: & no cabo q acabaua no esteiro de Timoja, Simão dadrade, Ayres da silua, Fernão perez dandrade.

Manuel da cunha & Antonio raposo. E e os nossos desembarcando começa a artelharia dos ímigos a desparar da trangvra, & cobrirse tudo de fumo, & soar muyto grande tornoada das bombardadas, que os nossos parecia, q não tinhão em côta, assi ropião por antre os pelouros, que sendo tão bastos não matarão nenhus deles (o que foy milagre de nosso señor). E ropendo os nossos por âtre tamanhos perigos, chegarão â tranqueyra, a que os îmigos acodirão pela porta de sancta Caterina. & co os primeyros acodio ho capitão da cidade, & parou ali, mandando â gente que acodisse a todas as partes, porque em todas a peleja era muy crua: & como os îmigos erão sem conto pera os nossos, resistialhe fortemente a entrare a tranqueyra, principalmete onde estaua ho capitão, que aqui era a môr força da peleja. E també aqui os îmigos recebião mayor dano de mortos & feridos com sectadas, espingardadas & lançadas. E passada be mea ora que pelejauão, começarão os do escoadrão de dom Jeronimo de sobir a tranqueyra hûs per troços que tinhão arrimados, outros por piques, & entrarão por força por mais que se os îmigos defendião: & ho mesmo começarão logo de fazer os outros escoadrões, mas co tudo os immigos teuerão esforço & tornarão de nouo a pelejar, tão bem que se deteuerão hû pedaço sem se retirar. È neste espaço è que muytos forão mortos acabarão os nossos de romper a tranqueyra, & entrarão todos, & mesturaranse com os immigos cada hū por onde podia, que de muyto feridos (& mortos os que digo) se começarão de retirar pera a porta de sancta Caterina, que os de detro da cidade tinhão mea aberta pera os recolherem, & acertouse que denuolta com algüs que se primeyro quiserão recolher, forão Diogo fernandez de beja, Dinis fernandez de melo, dom Jeronimo de lima, Vasco dafonseca, Antonio vogado, João lopez dalui, Gaspar cão, & outros ate dez. E recolhidos aqueles poucos de îmigos, que os de dentro quiserão fechar a porta porque os nossos não entrassem,

chegou Dinis fernandez, & meteo por antre as portas hũa chuça que lenaua & não a deixou fechar, ao que lo-go acodio Diogo fernandez de beja, & ajudou tambem a Dinis fernadez, q por mais q os îmigos carregarão de dentro nunca a poderão fechar: & bradando Diogo fernandez, & Dinis fernandez q lhes acodissem, & esteuerão è risco de lhe não podere acodir, porq co os muy-tos mouros quasi que os nossos não podião romper nem podião ir se não hu diate do outro, & estes forão dom Ieronimo & os outros, & hus trabalhaudo por abrir a porta, outros pola defender dos îmigos que estauão de fora & querião entrar. E vendo estes como os nossos a defendião não curarão detrar por ela, & tirarão ao longo do muro pera a porta dos bachares, & outros se hião pera ho oyteiro de sancto Antonio: & quado os mouros de dentro que trabalhauão por ter os nossos q estauão na porta os virão fugir, & virão que os nossos começauão de recrecer, desesperados de a defender a deixarão: pore como homês acordados, & que determinauã de se defeder, porq se retirauão co os rostos nos nossos, tirandolhe muytas frechadas, porque os mais destes erão frecheiros. E co tudo assi como a porta foy aberta êtrou logo Dinis fernadez, que ao entrar foy ferido em hubraço, de que despois ficou aleijado, & Diogo fernandez de beja, dom Ieronimo de lima, Vasco dafonseca, Antonio vogado, Ioão lopez daluim, Gaspar cão, & outros fidalgos & caualeyros ate dez, & em eles entrando começarão de vir muytas pedradas, frechadas, & azagüchadas que tirauão muytos immigos q estauão sobre ho muro daquela porta, & tão amiude q parecia que chouião & fazião ter estes nossos que estauão dentro, mas nisto entrou Manuel de lacerda & apos ele dom Ioão de lima, q ao entrar lhe derão tamanha pedrada na cabeça que lha fez incrinar, & ouueraho de matar se não fora ho capacete: & assi entrarão Mendafonso ho de tangere, & Ayres da silua que foy ferido de hua frecha-da em hu calcanhar, & isto do muro, & coestes entrarão algús de suas capitanias, de que logo foy morto ho meyrinho da nao Dayres da silua & nas costas destes forao Gaspar de payua, Fernão perez dádrade, Manuel da cunha, Antonio garcês & outros, que serião ate trinta, que cô leronimo de lima & com os outros se fizerão em hù corpo & derão nos immigos tão brauamente que os fizerão retirar, porem com muyto concerto, & retirauanse espalhados, hús pera as casas do cabayo indo por onde agora he a orta de sam Francisco, outros pera a porta da cidade ao longo do lanço do muro que vay desta porta de sancta Caterina parela, & outros ao longo do muro que vay da mesma porta pera a da ribeyra. E vendo isto os nossos espalharanse també apos eles seguindo cada hû ho capitão que conhecia, porque ja a ordem das capitanias era peruertida, & seguião pelos mesmos lugares por onde hiào os mouros. E indo dom Ieronimo ao longo do muro pera a porta da cidade com outros capitaes adiantouse deles, & desuiouse co Gaspar cão, Mendafoso, Antonio vogado, Vasco dafonseca, Ioão lopez daluim & outros ate quize apos os mouros que hiào fugindo pera as casas do çabayo, & sobiào per hua ladeira que se fazia ôde agora está a orta do mosteiro de sam Francisco, onde a este tepo estaua hu tanq & duas aruores, & mais acima ôde agora he ho dormitorio deste mosteiro, se fazia hum muro que corria dali ate as casas do çabayo, de modo q cercaua ho terreyro, que agora he da see, & destas casas que ficaua tão alto sobre agla parte por onde hia dom Ieronimo, que sobião a ele per hua grade escada de pedra, & por isso era a cidade ali muyto forte. E îdo dom Ieronimo co os que digo apos os immigos vinhão ja outros de refresco acodir a estes, & aos que fugião pelas outras partes, & derão de roldão sobre dom Ieronimo & os de sua copanhia junto do tanque que digo: & foy aqui hua muyto braua peleja, & bem pera espantar: porque sendo os immigos tâtos, que auia bem trinta pera cada hû dos nossos, eles tinhão a barba em teso como homes que se não

lembrauão da morte, com quanto todos estauão muyto feridos, principalmente Vasco dafonseca que cayo morto, & dom Ieronimo que de se lhe ir muyto sangue, & serem as feridas mortais cayo desmayado: & como ele estaua por escudo dos seus retiraranse em ele caindo, & tambem porque ho peso dos immigos foy tamanho que ho não poderão soster, com quanto aqui ja pelejauão Ayres da silua, & outros algüs que acodirão, & começando os nossos de se retirar Mendafonso de tangere cando os nossos de se retirar Mendafonso de tangere que era muyto esforçado bradou, dizendo volta a eles, & Ayres da silua que estana pegado coele, lhe disse que da hoca lho tirara, & bradou q fizessem volta: & eles ambos forão os primeyros que voltarã & os outros os seguirão, & apertarão com os immigos tão de verdade, ferindo os, & matando os que os fizerão retirar ate ho pé da escada que digo indo apos eles, & dom Ieronimo ficou desabafado, & como aqui a reuolta fosse muy grande, assi pola peleja como pola grita dos immigos, que cuydauão q lhe não auião os nossos descapar, acodirão hi esses capitães que entrarão primeyro: & dos primeyros q chegarão onde estana do Ieronimo ainda viuo, forão dom Ioão seu hirmão, Gaspar de payua & outros. E dom Ioão se quisera deter coele polo assi ver tão ferido & fraco: & ele lhe disse q nã se deteuesse, & fosse acodir aos nossos que pelejauão, & ele ho fez leuando as lagrimas nos olhos com magoa de ver como do Ieronimo ficaua, que acabou logo seus dias. E passando dom Ioão auante foy ajudar aos nossos, dantre os quaes sayo húa voz que lhe disse. A senhor dom Ioão q esta he a de Calicut, & isto porque se vião tão poucos antre tantos Calicut, & isto porque se vião tão poucos antre tantos immigos: & disse dom Ioão que não seria se não vitoria que lhe nosso senhor daria. E a este tempo começarão de recrecer muytos dos nossos, porque os mais dos capitães que cometerão a traqueyra erão entrados na cidade, & entrou coeles Diogo mendez de vasconcelos, fazendo tocar as trombetas pera esforçar os nossos q estauão em muyto grâde trabalho, por serê todos tão pouc s pera tamanha multidào dimungos como auia na cidade, & Diogo mendez tomou pera a porta da ribeyra por onde vinha hû grande corpo dimmigos, & antreles algûs de caualo: & Diogo mendez com os que hiào coele, deu neles com tão grande furia que os fez retirar pera a porta da ribeyra ficando muytos mortos, & îdo muytos feridos. E se despois de nosso señor Diogo mêdez não acodira a este tempo, & não fizera retirar os immigos, ouueranse os nossos de ver em grande afronta & perigo segundo os mouros recrecerão pera os tomarem antreles, & os que defedião ho pé da escada, & matarênos a todos porque viá quão poucos entrauão dos nossos de fora pera os ajudar: & co a fugida destes os que defendião ho pé da escada começarão dafroxar, & retirarse por ela acima pera as casas do cabayo, & porem cò grande teto: & a barafunda era muy grande, assi do arroydo da gente, como da braueza das frechadas, pedradas, & zagunchadas que os immigos tirauão indo se retirando porque não fossem os nossos apos eles como hião com quanto forão aqui feridos quasi todos: & Manuel de lacerda foy ferido na maçaâ dhûa face com hûa frecha, de que ho ferro lhe entrou todo na carne, mas ne por isso deixou de ir com os outros ate cobrarem encima ho terreyro, onde forão ter coeles Fernão perez dandrade que hia ferido & Manuel da cunha, que com algûs dos nossos hião socorrer a dom Ieronimo (que virão dali decima onde ja andauão quando cayo) & despois de sere encima no terreyro, vedo os immigos quão poucos erão, & que lhes nã hião mais nas costas, remeterão a eles com hum geyto de homês que auião vergonha de fugirem de tão poucos: & como os nossos ho erão não podendo sofrer ho peso de tamanho corpo como fazido os immigos retirarase pera hus degraos que estão a modo de theatro ao longo das casas do çabayo: & os immigos com quanto erão tantos & assôbrauão muyto aos nosses não se chegauão a eles, como que se lhes punha diate algua cousa de q aurão medo. E despois se

soube q̃ vião hû homê muyto grãde de corpo armado darmas brãcas de q̃ auião tamanho medo que não ousauão de chegar aos nossos: & creose que este homem era ho apostolo Sanctiago, em que ho gouernador tinha muyta deuação & era caualeyro da sua ordem. E não ousarem os immigos de se chegar aos nossos, lhes deu tamanha ousadia que tornarão sobreles, & derribarão morto hum de caualo que era abexim: & ho caualo deste foy tomado per hum criado de Manuel de lacerda, a quem ho deu, que logo caualgou nele trazendo ainda metido na face hũ troço da frecha que ho ferio, & remeteo aos immigos de caualo, que serião ate oyto, & andauão diante dos de pee, & com a lança derribou algüs. E coisto & com Diogo mendez chegar ao terrevro desbarataranse os immigos de todo & fugirão sem ordem hûs pela banda do Mandouim & dali ate a porta dos bachares lançando se porcima do muro os que não podião sayr pela porta, & antrestes foy dos primeyros ho capitão da cidade, & os nossos os seguião, não dando vida a ninguem, não somête dos mouros más dos gentios de qualquer genero & idade que fossem, porq assi ho tinhão jurado por mandado do gouernador, por amor da treyção que fizerão. E despejandose assi a cerca & fortaleza, vinha ho gouernador cotra a cidade, & sem a ver nem saber o que hia nela, se não ouuindo ho estrondo da artelharia, & despois a grita da gête, mandou saber por Simão martîz o que hia na cidade. E chegando ele aa porta de sancta Caterina achou algüs dos nossos que sayão a dar a noua ao gouernador, que despois de despedido Simão martiz tirou a diante, & chegado quasi aa rua dos bachares achou os mouros que fugião da cerca & da tranqueyra, & assi outros & deu neles, & porque se desenderão se deteue ele todo aquele espaço que os nossos esteuerão em perigo sem lhes poder acodir, & os nossos pelejarão tambem que pose-rão os immigos em desbarato & os fizerão fugir. E nisto foy dito ao gouernador o que hia na cidade, & que-

rêdo entrar pola porta dos bachares achouha fechada, porque quando os mouros se despejação algûs deles se ajûtarão & tornarão a entrar, & resistiranlhe do loão de lima & Manuel de lacerda com outros, tão rijo que os tornarão a deitar fora, & porq outros não fizesse ho mesmo fecharão as portas. E abertas entrou ho gouernador na cidade com grande arroydo de trôbetas porq se ajuntassem os nossos. E entrado na cidade dando muytas graças a nosso senhor por tamanha merce como lhe fizera, que quatrocetos ou quinhentos homes forão os que a tomară a noue mil turcos, coracones & outra gente branca do mar roxo toda boa gête de peleja: & ele êtrado na cidade, foy ela despejada de todo dos îmigos, apos quem os nossos quiserão ir, mas ho gouernador não quis, dizendo q eles estauão muyto cansados, & que se os immigos voltassem sobreles q se virião em grande perigo, & poderião perder o q tinhão ganhado, que despois de descâsados ho farião se os îmigos não quisessem despejar a ilha: & então se apoderou da cidade, & mandou trazer os feridos, antre os quaes forão Simão dandrade, que ho trouuerão muyto ferido da tranqueyra que là ficou, & assi forão feridos Manuel de lacerda & do Ioão de lima, a que ho gouernador beijou nas faces & os abraçou, dizendo. Filhos que não sey que vos faça, se não q romperey as vestiduras diante del rey porq vos faça merce, q vos horrastes a vos & ami. E assi forão feridos outros muytos capitães & fidalgos, que chegarião quasi a trezentos, & morrerião trîta pouco mais ou menos: dos quaes forão do Ieronimo de lima, Vasco dafőseca, Antonio vogado, & Antonio garcés, a primeyro q morressem matarão muytos mouros, de que nesta tomada morrerião perto de quatro mil almas. É despois de tomada a cidade, armou ho gouernador muytos ca-ualeyros, & hũ deles foy Manuel da cunha, cujo padrinho foy Fernão perez dadrade, & ambos de dous fizerão aque dia tão boas cousas, q merecerão muyto be ho nome de caualeyros, & não sômente eles mas quantos

se acharão naquele feyto, q se começou em ropendo a alua, & se acabou às dez horas do dia, que foy como disse da be auenturada sancta Caterina, a cuja honrra & memoria esta porta por onde os nossos entrarão se chamou dali por diate de sancta Caterina, como agora se chama.

# CAPITOLO XLIII.

Do grande & rico despojo que foy achado em Goa, & do mais que ho gouernador fez.

A rmados pelo gouernador os caualeyros q disse, mandou dar fogo ao arrabalde, polo ter assi jurado por a treyção q lhe fizera os canarins q morauao nele quando receberão os mouros da outra vez q se lhe deu a cidade: & ho arrabalde foy todo queymado & arrasado, & ho mesmo ouuera de ser na cerca se ho gouernador não teuera necessidade dela pera gasalhado dos seus. E tambë mandou arrasar o arrabalde, porq se os mouros fossem sobrele q não teuessem lugar e que assentassem estâcia pera lhe dare bateria como da outra vez. Feyto isto ordenou suas estancias dartelharia co capitaes pelos muros, & baluartes da cidade pera goarda dela: & ho mesmo fez nas naos dos rumes, de q alguas achou acabadas, & assi galeotas & fustas: & a fora esta fazenda q se tomou forra pera el rey de Portugal, se achou dentro na cidade muyta artelharia, & muytas armas & munições, & grande soma de diuersos generos de bôs mãtimetos. E assi foy achado muyto marfi & lacre, mercadorias de grade preço e toda a India, & duzentos & cincoenta quitais de cobre, q també valiao muyto, & a fora esta rigza & outra muyta de muyta diuersidade que se repartio antre el rey & as partes, q todos ficarão ri-cos: se tomarão cativos pera el rey q renderão de resgate mais de vinte mil cruzados. E recolhido o gouernador à fortaleza ode auia de pousar, foy logo a ele Crisna pedir seguro pera os bramenes & gete da ilha, & as-

si pera os q fugirão da cidade co medo dos nossos: & ho gouernador lho deu pera todos, saluo pera os mouros ou neyteâs, ne pera nenhûs desta casta, porq determinaua de os destruyr & desarreigar de Goa. È quando Crisna foy pedir este seguro leuou ao gouernador os liuros dos redimetos da alfandega de Goa & suas tanadarias, & assi os em q estauão os gastos da armada dos rumes, & os nomes dos reys & señores, & grandes mercadores q dauão ajuda parela, & erão el rey de Calicut, elrey de Cananor, el rey de Cambaya, muytos señores do mesmo reyno & do Balagate, & algüs mouros mercadores de Cochi, & hû de Cananor chamado Mamele, q da soma q tinha prometida ficaua aida deuedo hu resto, & assi os de Cochi, & por isso despois ho gouernador lho màdou pedir, pera q soubessem q sabia suas royndades & pouca lealdade. É sabodo os mouros & nevteàs de Goa a exceição q ho gouernador fizera no seguro, não quiserão esperar ho effeyto de sua determinação, & em tres dias se despejarão da ilha, & os gêtios ficarão. E sabendo ho gouernador a ida dos mouros, mãdou logo a esses passos dela homes baixos, que forão degradados de Portugal dous a cada passo cada hû cô cê piães canaris, & madoulhes q seguissem ho alcaço aos imigos que fugião, & q não dessê vida aos q tomassem: & não quis mandar a isto outros homes, porq perdedose perdiasse muyto, & nestoutros não. É co quanto aqueles erão de baixa sorte, & degradados, lebrandolhe que erão Portugueses, coprirão també o q lhes ho gouernador mãdou a matară na terra, & fizeră afogar nos rios mouros & mouras sem côto, & catinarão alguas aluas & de boo parecer q leuarão ao gouernador, q ele despois co ajuda de nosso señor fez tornar Christañs & as casou em Goa: & estes homes q assi forão correr aos mouros. mandou ho gouernador tomar posse das tanadarias da terra firme: & assi ho fizerão, & entretato proueo ele as da ilha de Goa pera q esteuesse a recado. E por ho seguro q tinha dado aos getios, lhe não quis bolir em

suas fazedas, sômente q pagassem ho tributo q paga-uão ao Hidalcão: & as dos mouros & Neyteas tomou pera repartir pelos Portugueses, q esperaua de casar em Goa, porq co ajuda de Deos todo poderoso determinaua de fazer ali corpo de gête pera poder sostêtar a India: o q se podia fazer muyto be por esta terra ser propria del rey de Portugal, & não emprestada como Cochi & Cananor, & muyto abastada de mâtimetos. s. trigo, arroz, carnes, & outros muytos q lhe hiao da terra firme, como ja disse. E por esta causa determinou de a fazer muyto forte, & pera a deixar assi se fosse fora da India, como esperaua: & porq pera isso tinha necessidade de gête, fez co Diogo mendez que ho ajudasse co a sua, & q partiria pera Malaca na moução grande q era em Março: porq pera ho auiamento de sua partida pera Portugal, não montaua ir mais em hũa moução que em outra, pois auia desperar na India a co que partisse pera Portugal, & que em satisfação do serviço que faria a el rey seu señor em dilatar sua partida pera Malaca, ele ho ajudaria como lhe tinha prometido, & mandaria logo hũ feytor a Cananor pera que entretanto lhe fizesse prestes as cousas necessarias pera sua viajem. E isto lhe disse ho gouernador perante algûs fidalgos, pedindolhe à ho quisesse fazer. E vendo Diogo mêdez camanho seruiço fazia naquilo a el rey, cocedeo a dilação de sua partida, & ajuda pera fazer a fortaleza: & a mesma ajuda cocedeo tambe lorge Nunez de lião, prometendo ao governador de se não ir de Goa co sua gente ate não ser tempo de sua partida pera Portugal. É ho gouernador despedio logo pera Cananor ho feytor pera as cousas de Diogo mendez, em copanhia de Manuel da cunha, a que deu a capitania de Cananor q vagaua porq Rodrigo rabelo que estana nela por capitão ania dir pera a de Goa, por ter hua prouisam pera lhe ser dada hûa que el rey mandaua fazer em Baticalà ou outra qualquer que se fizesse. E chegado Manuel da cunha a Cananor achou ainda hi a Duarte de lemos & os outros

capitães que não quiserão ir co ho gouernador ao feyto de Goa escusandose com a partida de Portugal, & quando souberão quão bem socedera: & como ho gouernador ficana pesoulhes a todos muyto de suceder tambem, porque ficarão mentirosos no que quiserão adjuinhar que aquele sevto auia de suceder mal, & com inueja de tanta honrra quanta se nele ganhou, dizião q ho gouernador fizera mal de tomar Goa porq a não ania de poder soster, & q lha auiào de tornar a tomar como da outra vez, & q era cousa de q el rey não ania dauer nenhu proueito, se não perda: não lhe lebrando q assinarão cico coselhos em q acordarão que sem se tomar Goa não se podia soster a India, & dizião muyto mal do gouernador, assacandolhe muytos falsos testemunhos se lho merecer, porq a todos tinha feytas boas obras: & sobre tudo muyto amigo do seruiço de Deos & del rey.

### CAPITOLO XLIIII.

De como ho gouernador começou de fazer a fortaleza & cerca de Goa, & do q̂ fizerão Fernão perez dandrade & Iorge botelho.

Chegado Manuel dacunha a Cananor, êtregoulhe Rodrigo rabelo a fortaleza, & partiosse logo pera Goa õde achou ho gouernador trabalhando na fortaleza q fazia muyto forte: & era ho mestre daqla obra Thomas fernadez de q faley no liuro segundo, & a pedra parela se ouue de muytos & muy bõs edificios de câto laurado q auia ao derrador da cidade, & por toda a ilha, que por na seruire aos nossos, & assi pola necessidade que ho gouernador tinha os madou desfazer pera fazer a fortaleza & cerca. E todas estas obras forão repartidas pelos capitaes q co a gête de suas capitanias trabalhauão nelas a quartos, assi altos como baixos, & hûs erão cauouqueyros, outros fazião cal, & outros erão pedreyros, & quanto mais honrrados & fidalgos, tanto melhor traba-

lhauão & se prezauão do officio que lhe era dado polo gouernador: & ho desejo de ho fazerem lho fazia saber sem ho nuca aprêderem: & pão sòmete tinhão os nossos trabalho na fortaleza, mas tambem na ribeyra, trabalhãdo em acabar a armada dos immigos & deitala ao mar, porque se tornassem que não ficasse a armada em terra como da outra vez. E a gente da terra se espantana do muyto grande trabalho que tinhão: & tambem ajudauão a trabalhar em tudo: & as despesas que se gastauão nestas obras não custauão nada a el rey, porque todas se pagauão com ho grande despojo que se tomou na ci-dade de que lhe veo muyta parte, antes co pagarse assi a gente do seu soldo, & mantimeto se poupaua pera del rey ho dinheiro em que se lhe ouuera de pagar, & isto foy assi & nã como despois algûs quiserão dizer, cuydando q danauão ao gouernador q fizera mal de tomar Goa, porque auia mais de custar a fazer & a manter do que ela rendia. E isto por lhe auorrecer ho trabalho que leuauão em fazer a fortaleza, que logo pola primeyra com ho aluoroço que tinhão lhe não pareceo nada: & despois que ho esprementarão, & vira que a gente adoecia coele, então lhes pareceo mal a tomada de Goa, & peor fazerse a fortaleza: & coisto dizião do gouernador mil males, que posto que ho sabia dissimulaua, fazedo a todos muytos fauores, assi com obras como com palauras, & porque naquele tempo era a moução da vinda das naos Dormuz a Goa pera trazerem caualos, & quiça que não virião por sabere que era dos nossos, no que se perderia muyto, mandou a Fernão perez q fosse no seu nauio correr a costa do Balagate ate Chaul, mandandolhe q quantas naos achasse, assi com caualos como com mantimentos, que a todos desse seguro em seu nome & as fizesse arribar a Goa, & trabalhasse por saber nouas Dormuz & do mar roxo se auia rumes, ou se esperana que fossem à India: & lhe mãdasse logo as nouas como as soubesse, & madou por seus capitães pera seguirem sua bandeira, Pero dafonseca de

crasto & Antonio de saa. E partido Fernão perez coeste regimento foy ter ao porto de Dabul, dando caça a hua nao de mouros Dormuz que leuaua caualos, & os mouros não dizião que erão de la: & metidos no porto vararão a nao em terra, & saluaranse em duas atalayas. O que visto por Fernão perez, & que não podia tomar a nao, mandou dizer ao tanadar de Dabul, q lhe madasse logo toda a fazenda daqueia nao, se não que não sayria do porto nenhûa vela que a não tomasse. E ho tanadar não somête mandou reposta, mas em surgindo tiraranlhe com algus tiros dartelharia dhu baluarte q estaua na entrada da barra, & por isso Fernão perez desembarcou com sua gente & ho tomou por força se receber nenhũ dano, & despois ho mandou derribar, & recolher os tiros que tinha. E feyto isto tornouse ao mar, onde andou ate março: & entretâto que Fernão perez isto fazia, Iorge botelho & Simão Afonso bisigudo partirão por mandado do gouernador em duas naos pera andarem darmada sobre ho porto de Calicut, assi pera tomarem hũa galé que ho gouernador sabia que auia de leuar pilotos ao mar roxo, pera que trouuessem rumes á India que dizião que estauão pera hirem, & pera que toruassem que de Calicut não fosse nenhua nao a Meca, & andarão abos ali quatro meses sem sayr a galé, ne menos sayo nao nenhua. E andado ali foy ter co lorge botelho hûa nao grande que trazia muyta gente branca com que pelejou, & morrerão na peleja algüs dos nossos porem dos immigos morrerão muytos, & a nao foy espedaçada das nossas bombardadas que quanto hia nela se perdeo, saluo algüs fardos de roupa, & cento & vinte mil cruzados em hú cesto: & assi se estoruou que não fosse nenhũa nao de Calicut ao mar roxo. E coestas presas & outras que os nossos fazião se pagaua ho soldo, & mantimeto à gente que ho gouernador trazia.

### CAPITOLO XLV.

Do q Duarte de lemos fez em Cochim, & do que Francisco de saa & Manuel da cunha fizerão em Cananor.

Avendo tâbê oyto dias ou dez q Goa era tomada, despachou ho gouernador a Nuno vaz de castelo branco pera q fosse a Cochi acabar de cocertar a sua nao que lá ficara, & acabada a carregasse de especiaria, & se tornasse a Goa pera ir coele ao mar roxo, onde esperaua dir, & deulhe hũa carta pera el rey de Cochi, em que lhe escreuia ho feyto de Goa, & pedia que desse auiamento á carrega das naos com breuidade. E escreueo ao feytor à fizesse acabar de cocertar algus nauios darmada q estauão em Cochi & lhos mandasse logo. E chegado Nuno vaz a Cochim, foy dar a carta do gouernador a el rey, co que estauão muytos mouros mercadores desses principais que ja tinhão noua da tomada de Goa, mas não muyto certa, & pesaualhes muyto. E el rey de Cochim folgou muyto douuir a tomada de Goa ğ lhe Nuno vaz contou: & ainda ğ Mamalemacar & Chirinamacar hirmãos mouros ho ounirão, com ho pesar que disso tinhão como homês desacordados preguntarão a Nuno vaz se era verdade o que dizia: & ele lhe disse que si, & q era ainda muyto mais do que tinha dito: & Mamale que era ho mais velho meteo ho dedo na boca despantado (que assi faze quando sespantão muyto) & disse. Agora acabou ho gouernador de dar volta â chaue da India è fauor de seu rey. E andando Nuno vaz occupado no corregimento da sua nao, mandoulhe ho gouernador hû regimento, em que lhe mandaua que das moças q tomara em Goa a primeyra vez, que estauão em Cochi como disse, tomasse vinte quatro que logo hião nomeadas, & as repartisse por tres capitães dos que auião dir pera ho reyno, q era Gonçalo de siquey-ra, Garcia de sousa, & Ioão nunez pera as leuarem de

sua parte à raynha, & que as outras madasse vender em pregão & arecadasse ho dinheiro como quadrilheiro mór g era, & Nuno vaz ho fez assi. E estas moças mandaua ho gonernador à raynha pera seu seruiço por serem nobres & fermosas & as ter por virges: porem neste tempo se soube que Duarte de lemos sendo elas mouras peccaua carnalmente com húa delas, & assi outros co outras. E isto se soube, porque indo hu dia Nuno vaz a velas pera lhes dar de vestir, sobindo pela escada sentio que bulia hu degrao, & porq lhe pareceo mal & a escada ser escura mandou trazer hua tocha com que vio que ho degrao estaua fendido, & encerado por cima da fenda por se não enxergar: & parecendolhe aquilo algum misterio porq Duarte de lemos pousaua e hua casa pegada com a torre em que estauão as moças, quis saber a causa da fenda daquele degrao, & enceramento dela: & pera isso mandou açoutar hûa moura velha que tinha cargo de seruir alguas daquelas moças, que confessou antes de a açoutarem, q Duarte de lemos despregara açle degrao, & por ele tiraua de noyte a moça que queria, & assi outros dous que tambem tirauão as que querião, & as tinhã de noyte e suas camas, & antemanhaã as tornauão: & isto por hûa casa a que hião ter da em que pousauão per hua tauoa que tirauão dhu repartimento q as repartia, & a mesma confissam fizerão outras molheres. O que Nuno vaz escreueo ao go-uernador a Goa: & assi de hũ grande aluoroço que Duarte de lemos fizera e Cochi sobre a carregação da sua nao, porque querêdo ho feytor carregar primeyro as naos que ficação do anno passado, como tinha por regimento do gouernador. Sabêdoho Duarte de lemos foyse ao peso ôde pesauão a pimeta leuando cosigo seu hirmão, & os capitaes da sua capitania, & assi outros homes, & disse ao alcayde mòr & ao feytor que hi estauão que se não auia de dar carga a outrê primeyro que a ele, & quando lha não quisessem dar primeyro q a tomaria âs cutiladas. E respondedolhe ho feytor mansamete que auia

de comprir o que lhe ho gouernador mandaua: ele muyto menêcorio começou de dizer que não tinha de ver com ho gouernador, në ele podia mandar na sua carga. E por aqui começou de se soltar em muytas palauras soberbas & mal insinadas, assi contra ho gouernador como contra ho feytor, & contra ho alcayde mor, & quasi q ouue arrancar das espadas, & se não acodira Gonçalo de siqueyra ouuera de ser hũ muyto mao recado, & ho alcayde môr sayo dali quasi arrepelado, & cô a loba rasgada. E com tudo as naos que ho gouernador mãdaua se carregarão primeyro: do que Duarte de lemos ficou muyto menencorio, & tão brauo q não podia ninguem coele, & sobre hûs serradores que serrauão madeira pera ho corregimento da nao de Nuno vaz q ele quisera tomar, ouue tambe mâs palauras com ho alcayde mór, que lhe tolheo que os não tomasse, & jurou que alargaria as escoras aa nao pera que se fizesse em pedaços. E sobre ho mesmo caso ouue tambê rezões co Nuno vaz, & lhe disse q lhe daria co a nao à costa. Porem não ouue os serradores, ne deu com a nao aa costa: & tudo isto com ho das moças escreuia Nuno vaz ao gouernador, & assi ho alcayde mòr & feytor: & auisos de cousas de Calicut que erão necessario q ho gouer-nador soubesse. E indo ter estas cartas a Cananor, forã tomadas per Frãcisco de saa, & per Manuel da cunha capitão da fortaleza que era seu primo, & abrirannas, & virão o que dizião. E como Francisco de saa era grande amigo de Duarte de lemos auisouho do que hia nas cartas cotrele: & não abastou a Francisco de saa & a Manuel da cunha abrirem estas cartas & não as deixarem ir ao gouernador, se não tomarão tambem as que mâdauão ho feytor & alcayde mòr ao gouernador, em que hião cousas que releuaua muyto sabelas ele, pelo que compria ao seruiço del rey de Portugal. E ho mesmo fizerão a outras cartas que ho gouernador mandaua a Cochim: & assi abrirão hữa via de cartas que ho gouernador mandaua a el rey seu senhor, em que lhe es-

creuia ho feyto de Goa, & como Duarte de lemos & os outros capitaes não quiserão ir coele tendolhe prometido de ir. E tudo isto Francisco de saa escreueo a Duarte de lemos com que ho fez estar peor com ho gouernador do q estaua, & dizer dele piores cousas do que dantes dizia, & assi os outros todos. E esta via q foy aberta mandou ho gouernador a Manuel da cunha pera que a desse a Goçalo de siqueyra q a leuasse, & ele lha não quis dar, & deu a a Francisco de saa, q partio primeyro pera Portugal, q como digo a abrio, & vio os segredos que hia dentro: & destas éburilhadas se seguio muyto deservico de Deos & del rey, assi em todos estes capitães que hião pera Portugal dizerem muyto mal do gouernador, & semearem grandes escandolos antrele & a gente da India co que lhe leuarão pera Portugal algũa da ordenaça dela, de q ho gouernador tinha muyta necessidade. E indo Goçalo de siqueyra & Duarte de lemos ter a Moçambiq quando hião pera Portugal, acharão hi hữ Ioão serrão que hia por capitão de duas naos pera a India: & dizedolhe eles muyto mal do gouernador polo que escreuia deles a el rey: ele lhes disse q não curassem disso porque el rey estaua muyto bê coele. & se auia por muyto bem seruido dele. E isto os abrandou tanto que lhe escreuerão, pedindolhe perdão do passado, & pedindolhe que escreuesse bem deles a el rey & mandaralhe bem oytenta homes q lhe leuauao enganados pera Portugal. E isto soube despois ho gouernador por Ioão serrão quado foy ter a India.

### CAPITOLO XLVI.

De como el rey de Câbaya mandou ao gouernador Diogo correa & Francisco pereyra de berredo, & de como o gouernador tirou a capitania de Cananor a Manuel da cunha.

Ho gouernador que na sabia nada destas cartas que se tomauã em Cananor, estaua muyto espantado de lhe não respondere de Cochim & julgaua mal que ho não fazia atribuindolho a ter pouca lembrança do seruiço del rey, & pouco temor de ho ele castigar por isso: se não quando começou de lhe ir aas orelhas o que era que ele não podia crer por a cousa ser tão fea, que se não esparante dos comos de la como de la com peraua dos que a fazião. E estando nesta duvida de isto ser assi, tirou ho dela Nuno vaz de castelo branco que chegou de Cochim com a sua nao acabada, & carregada de especiaria, & lhe contou tudo o que disse. E mandando ho gouernador pedir a Manuel da cunha a via das cartas que lhe mandara pera dar a Gonçalo de siqueyra, respondeolhe q a dera a Francisco de saa que a leuasse porque a fora partir primeyro que Goçalo de siqueyra, soubera que estaua Gonçalo de siqueyra tão de vagar (por lhe el rey da pimenta entreter a com q auia de carregar) que lhe parecera melhor dala a Francisco de saa. E estado ho gouernador confuso sobre o que faria neste caso, porque sentio muyto o que fizerão Francisco de saa & Manuel da cunha por perjudicar tãto ao seruiço del rey & assessego da India, chegarão a Goa Diogo correa & Frâcisco pereyra de berredo q estauão catiuos e Câbaya, & vinha coeles ho Chatí getio de Cananor, q o gonernador madara a saber delrey de Căbaya se fria resgatar os nossos que laa estauão cati-uos: & contarão ao gouernador como Miligupi, aquele priuado del rey de Cambaya, sabendo ao que ho Cha-tim hia, tomara ho negocio nas mãos, & fizera com el

rey de Cambaya, que alem de dizer que era contente de resgatar os catinos dera aqueles dous pera mostra do gouernador saber q os nossos estauão catiuos. E estes dous forão escolhidos, por Miligupi ter coeles amizade, & per eles escreueo ao gouernador quâto desejana de ho ter por amigo, & que era verdadeiro seruidor delrey de Portugal. E Diogo correa & Francisco pereyra, pedirão ao gouernador que os tornasse logo a mandar a Cambaya, ou mandasse resgatar os outros cativos q laa ficauão, porque quando lhes el rey de Cambaya dera licença pera hirem à India fora com aquela codição, & eles lhe derão suas fees de ho fazere assi. E ho gouernador lhes disse que os madaria, ou mandaria resgatar os cativos: porem como soube que dom Afonso seu sobrinho era morto arrefeceo disso, & mais polas grandes ocupações q tinha: & não mandou a Diogo correa porq teue necessidade dele pera ho mandar por capitão de Cananor, por estar determinado de tirar a capitania a Manuel da cunha pelo q sabia dele. E assi ho fez, & mandou a Diogo correa que tomasse a menaje a Manuel da cunha, & lho mandasse a Goa: donde despois de vindo. lhe ho gouernador tomou a menajem que não sayse da cidade. E esta foy a causa porque Diogo correa não tornou a Cabaya, & tão pouco tornou Francisco pereyra: porque receandose ho gouernador que não passassem algûs mouros â ilha, lhe mădou & a Duarte de melo q em bateys armados rodeassem a ilha do passo seco: ate Benastariin. E andando eles nesta goarda, tirando hũ dia hũ berço do batel de Fracisco pereira deulhe ho rabo dele na canela de hua perna, & fezlhe hua grande ferida, de que ficou tão mal que foy necessario deixar a goarda do passo, & foyse à cidade, dode despois ho gouernador (por ela ser muy perjudicial pera feridas de pernas) ho mandou a Cananor pera se hi curar, porq ho capitão era seu tio. E despois disto sucedeo ir ho gouernador fora da India, & por isso não madou mais recado a Câbaya.

### CAPITOLO XLVII.

Dos embaixadores que algús reys & principes da India mandarão ao gouernador a fazer coele paz: & como o gouernador arrédou as tanadarias da terra firme a Merlao hirmão del rey Donor.

La neste tempo estaua ho gouernador de posse das tanadarias da terra firme da ilha de Goa, & tinha postos nelas tanadares Portugueses, & escrivães homens conhecidos. Na tanadaria Dantruz estaua por tanador hū Diogo camacho, & por escrivão Diogo guisado: & na de Caste a pedraluarez que fora paje do conde dabrâtes, & Gaspar machado por seu escriuão: ê Cintácora Bras vieyra criado del rey & Diogo de salas: & em outras pos outros homens de menos calidade porque erão mais perigosas. E determinando ho gouernador de fortalecer & ennobrecer Goa pera o que disse, começou de casar daquelas moças que tomou em Goa, assi mouras como bramenas que tinha feytas Christaãs & casaua as co homes Portugueses. E pera comouer outros a fazerem ho mesmo daua a estes que casauão tanadarias dos passos da ilha almoxerifados na alfandega, & na fortaleza: & assi escreuaninhas destes cargos, & dos da justica a hus perpetuos a outros por annos segudo lhe parecia: E a estes & a outros em q não cabião officios daua da fazêda de raiz que fora dos mouros, & Neyteâs, & aos criados del rey pagaua també em casamentos, & a algüs mais ale do q era ordenado, & a todos daua grandes priuilegios de prihiminecias de suas pessoas, & de nã pagare tributos: & assi muytos fauores mandandolhes cada dia presentes, chamando filhas a suas molheres, saindo a recebelas á porta da igreja quando lá hiã & fazendoas assentar em seus lugares, & indo as a visitar por sua pessoa muytas vezes, & tratandoas propriamete como a filhas, pelo q se comouião os homês a casar:

de maneyra que antes que ho gouernador partisse de Goa, casară mais de cento & cincoenta homes, em que entrauão muytos criados del rey, & outros homês conhecidos. E era pera louvar a nosso senhor a inclinação com q casauão sendo tão loge de sua terra, & co molheres tão estranjeiras de sua natureza, & e terra tão noua pareles & tão cercada de îmigos, onde ho perigo estava tão certo: & be parecia que aquilo era ordenado por nosso señor, pera que aquela cidade fosse a que agora he. E a fora os officiais que ho gouernador pos na fortaleza, fez juizes de que foy ho primeyro hu Fracisco da madureyra casado, & assi vereadores & almotaces. E porque sendo Goa do Hidalção se lauraua nela moeda, mandouha ho gouernador també laurar, assi de prata como douro & de cobre, & madou apagar a moeda dos mouros, & q se cunhasse do cunho da Portuguesa, & a de prata se chamasse esperas, & meas esperas por amor da divisa del rey que era espera, & a do ouro Manuels, por ho nome ser Manuel, & a do cobre leais, por amor da lealdade dos Portugueses: & tiroulhe ho nome de bazaruco, como lhe chamauão os mouros a esta moeda de cobre. E coisto se enobrecia a cidade de cada vez mais, & crecião as mercadorias, & a noua dos nossos a terem tomada: & do fundamento que ho gouernador fazia se diuulgaua cada dia por essas terras comarcas, & dahi mais auante. O q quebrou grandemete os corações aos reys & senhores da Índia, que todos cuydauão que com a armada que ali fazião, & com se fazer em hû corpo ho poder do soldão, del rey de Cambaya, do Hidalção & del rey de Calicut que lançarião os nossos fora da India, & os desarrevgarião dela, porque assi estaua ho cocerto feyto antre estes principes: & por isso todos os outros da India dauão ajuda pera a armada que se fazia em Goa. E quado a virão e poder dos nossos ficarão enfreados de todo: & sabedo como ho gouernador queria fazer nela cabeça, desesperando de os nossos não sayrê núca da India, determinarà de pedir paz ao gouernador, & reformar as que tinhão dantes, & pagar as parias que pagauão. E ho primeyro foy el rey de Baticalâ que auia muyto que as não pagaua, mandou logo coelas seu ebaixador, offrecedo ao gouernador lugar pera fazer logo a fortaleza e seu porto, q sabia q el rey de Portugal desejaua de fazer. E o gouernador tomou as parias & cocedeolhe paz & amizade & não quis a fortaleza por não auer dela necessidade. Ho senhor de Chaul tambem madou embaixador co as parias q deuia do tempo do viso rey, & assi mandou hûa nao carregada de mantimentos: & ho mesmo fizerão, Meliquiaz capitão de Diu, el rey Donor, el rey de Vengapor. E el rey de Narsinga tambem mâdou seus êbaixadores, & como soube q̃ Goa era tomada, não quis desistir da guerra que fazia ao Hidalcão, nem lhe quis pagar parias que pagaua dantes. E era fermosa cousa de gar parias que pagaua dantes a constante apprehensião. ver todos estes ébaixadores quanto ennobrecião Goa, que parecia que estaua ali hũa grande corte, & ho gouernador os detinha pera q hũs vissem os outros, & todos jūtos vissem fazer aquela fortaleza, de que se todos espantauão muyto, & muyto mais a gête da terra de tamanhos principes terem necessidade de paz cô ho gouernador, & ja se contentauão de serem vassalos del rey de Portugal. E despois que ho gouernador vio que os embaixadores tinhão bê visto a fortaleza que fazia, & lhe pareceo q não virião mais êbaixadores, começou de lhe pareceo q não virião mais ébaixadores, começou de despachar aqueles, concedendo a hûs o que pedião, & respondêdo aos outros que ele respoderia por seus embaixadores aos que os mandauão. També neste têpo veo ao gouernador hû embaixador de Merlao capitão gentio, & de grade fama antre os gétios, que era sobrinho daquele rey Donor q deu Mergeu ao viso rey, & per sua morte pertencia ho reyno de dereyto a este Merlao que digo: mas seu tio por descontentamento que tinha dele lho tirou quado faleceo & ho deixou a outro hirmão de Merlao que era mais moço, que despois que reynou nue a mais pagou as parias que seu tio pagaua, & era gran-

de immigo dos nossos, & co medo da tomada de Goa mandou as parias ao gouernador como disse. E este Merlao despois da morte de seu tio esteue sempre com gête sua de pê & de caualo nas terras de Batecalâ por serem perto Donor a que fazia guerra côtinuamente pera ver se podia cobrar ho reyno q era seu de dereyto. E sabedo que ho gouernador tomou Goa, mandoulhe dizer por este embaixador que digo ho agrano q lhe seu tio fizera em lhe tirar ho reyno, & a força q lhe seu hir-mão fazia em lho ter: & q se ho quisesse receber por vassalo em nome del rey de Portugal que ele seria muyto contente de ho ser, co tanto que ho fauorecesse pera cobrar seu reyno, pera que não queria mais q arrendar as tanadarias da terra firme de Goa: & cobrando ele ho reyno que era seu, ele pagaria as parias que seu tio pagaua, & seu hirmão queria pagar, & seruiria sempre a el rey de Portugal como seu vassalo & sua feytoria. E considerando ho gouernador a valentia de Merlao, & ho poder que tinha & valia antre os gentios, & que costumara sempre fazer guerra aos turcos, & per duas vezes os teuera cercados e Goa sendo capitão del rey de Narsinga, pareceolhe que compria muyto ao seruiço del rev seu senhor lançar mão deste homê & recolhelo: & que ele muyto melhor q nenhu dos nossos saberia go-uernar a terra firme, & teria a gente assessegada por ser conhecido antreles. E respodeolhe que era contente de fazer o que pedia, & madou por ele a Batecalà, onde embarcou com sua gête & caualos, & foranno receber a Cintacorá, onde auia de desebarcar dous capitaes des nosses com dous mil piães da terra pera que ho acopanhassem ate Goa, & madou cartas aos tanadares da terra firme por onde passasse que ho recebessem, & obedecessem como a pessoa del rey de Portugal. E isto porque Merlao folgasse mais de fazer o que mandara dizer que faria, porque fazendo ho tinha por muyto certo acrecentar grademente no proueito da fazenda del rey sem lhe custar gente nem outro gasto. E todos os tanadares fizerão muyto be o que lhes ho gouernador mandou. E vindo Merlao a Goa, lhe fez ho gouernador grande recebimento, & assi a outro gentio chamado Içarae, que fora capitão pricipal del rey de Narsinga, & a ambos de dous deu caualos & Ioyas, & os mandon apousentar muyto honrradamente, & fez cotrato co Merlao, q tirado tres meses de hua paga de soldo que a gente da terra ficaua deuedo aos turcos, dali por diante pagasse da renda por as tanadarias q el rey de Portugal tinha na terra firme corenta mil pardaos douro, que pola nossa moeda erão trinta & oyto mil cruzados: & que lancandose fora da tanadaria de Podâ Melicagi mouro capitão do Hidalcão que ainda estaua nela, que ficasse també aquela tanadaria, & pagaria então cadano sessêta mil pardaos douro, que erão cincoenta & seys mil cruzados: & isto pagaria e quatro pagas, como ho pouo era obrigado de pagar ao Hidalcão. Feyto este cotrato, & assinado por Merlao & polo gouernador: ele madou ajuntar todos os veiquibaris, que sam capitães gêtios, que antes da vinda dos mouros madauão a terra, & erão naturais dela, que os mouros tinhão laçado fora do senhorio, & despois da tomada de Goa ho gouernador os recolheo, & agasalhou. E a estes entregou ele Merlao pola mão, pera q ho teuessem por seu gouernador, dizendolhes ho côtrato que tinha feyto coele. E todos ho receberão por seu capitão & gouernador co muytas festas & tâjeres a sua vsaça: & peratestes entregou ho gouernador a Merlao a gouernança das tanadarias da terra firme. Pera ode se partio logo com Içarao acopanhado de cinco mil piães da terra seus, & cincoeta homes de caualo. E chegado às tanadarias tomou posse delas, & a gente da terra folgou muyto de ser gouernada por ele.

### CAPITOLO XLVIII.

De como determinando ho gouernador de ir ao mar roxo, mandou a Diogo fernadez de beja derribar a fortaleza de çacotorà: & do que ho gouernador passou com Diogo mendez de vasconcelos.

L'endo o gouernador por noua certa que os rumes estauão em Ade pera vir á India a chamado del rey de Calicut, & do Hidalcão, & del rey de Cambaya, pera que todos e hu corpo deitassem os nossos fora da India, determinou de os ir buscar & pelejar coeles, esperando em nosso senhor de os desbaratar, & despois tornarse a Ormuz, & inuernar hi & acabar a fortaleza q deixara começada, porque sentia muyto a treição que lhe fez Cojeatar. E estando a fortaleza de Goa em tal ponto que lhe não falecia mais que a caua pera se acabar, madou a Diogo fernandez de beja que fosse diante esperalo a cacotorá, cuja fortaleza mandaria entretanto derribar & arrasar, & recolheria os nossos q estauão ne-la, & assi a gente da terra q se quisesse recolher coele. E madaua a derribar porque a gente da terra geralmete era mais amiga dos mouros que dos nossos & leuantauasse muytas vezes cotreles quado lhe os mouros fazião guerra: & mais a terra era tão pobre de mantimetos que os nossos se não podião manter & por isso aujão de ser muyto poucos, pelo que estauão em grande perigo se lhe os mouros, que auia muytos ao derrador fizessem guerra que lhe não podião socorrer da India tão asinha, & mais não seruia ali de nada agla fortaleza, porque não queria el rey de Portugal trazer ali armada cotra ho estreyto porque não podia inuernar em cacotorâ polas causas q digo: & mandou mais ho gouernador a Diogo fernadez que ho esperasse em çacotora ate a fim de Mayo, & quando não fosse ter coele q se fosse a Ormuz com cartas q lhe deu pera el rey Dormuz &

pera Cojeatar que pagassem as parias a Diogo fernadez, notificandolhe que ra gouernador da India, & que tinha tomada Goa, & dali se tornasse a Goa em Agosto, & se ajútasse com a armada que hi achasse, & deulhe pera esta viajem ho rey grade que foy de dom Ieronimo de lima, & assi a capitania mór de Antonio de matos, & de Gaspar cão que madou coele. E partido Diogo fernandez pera cacotorá foy dito em segredo a Diogo mendez de vasconcelos que ho gouernador ho na auia de deivar in a Malaca & ho queria levar ao mar royo. O que xar ir a Malaca & ho queria leuar ao mar roxo. O que sabido por ele não ho pode crer pola promessa que lhe o gouernador tinha feyta, & por quão bem ho tinha ajudado, que ele com a sua gente ajudou a fazer a for-taleza & cerca, & fez aquele Baluarte que està sobre a porta que se chama ho de Malaca, por amor que aqueporta que se chama ho de Malaca, por amor que aque-les que ho fizerão hião pera la: & co tudo Diogo mendez disse ao gouernador perante algüs fidalgos que le tinha muyto be comprido coele que se chegaua ho tempo pe-ra a sua ida de Malaca, que lhe pedia que ho ajudasse como tinha prometido. E ho gouernador respondeo que ele lhe prometera de lhe dar toda a ajuda que podesse pera ir a Malaca, porque indo como hia não era serui-ço del rey seu senhor, polo grade perigo a que se auen-turaua de ho matarem com quantos leuaua, & lhe to-marem as naos & mercadoria de que hião carregadas, porque muyto mais gente leuara Diogo lopez de siquey-ra & mais naos, & melhor armadas que as suas, & não ousara de pelejar com a armada de Malaca. E pera ir como compria a seruico del rey seu senhor, ho deteuera como compria a seruiço del rey seu senhor, ho deteuera & pedira que fosse coele na tomada de Goa, cuydando que lhe podesse dar ajuda, que lhe não podia dar por quâto as cousas sucederão doutra maneyra q ele cuydaua: porque be sabia por quão certa se tinha na India a vinda dos rumes a ela. E pera seu assessego & credito del rey seu senhor, era necessario ir ele ao mar roxo a buscalos pera pelejar coeles, donde não podia tornar a inuernar à India, senão a Ormuz, ode tinha mandado

del rey q fosse acabar a fortaleza que ficara começada. & assessegar elrey Dormuz nas pareas que auia de pagar: & pera isto não tinha ele tâta gente quanta lhe era necessaria, & ainda dessa que tinha de necessidade auia de deixar em Goa, ao menos quatrocetos homes Portugueses, porque se os mouros tornassem como da outra vez que achassem quem lhes resistisse: & por esta rezão lhe não podia dar, não sômete a ajuda que ele quisera mas nenhãa, do q lhe pesaua muyto pola obrigação em q lhe era: & pera ele ir a Malaca, assi como viera de Portugal, que lhe não parecia bem porque tinha cartas de Ruy daraujo, em que lhe dizia q ho Bendâra & el rey de Malaca esperauão que fosse sobreles grande armada a vingar o que fizerão a Diogo lopez: E coeste medo tinha tirado da prisam a ele, & aos outros: & apousentado em húa casa, em que lhes mandarão dar algua mercadoria da q fora tomada na nossa feytoria, pera que Ruy daraujo começasse de tratar co os mercadores da terra, & a fora isto lhe fazia ho Bendâra cada dia mil auodanças, dizedo q desejaua de ser vassalo del rey de Portugal, & q por isso castigara muyto rijo os que fizerão ho alegantameto cotra os nossos. E estando em Malaca coeste medo se ele fosse como viera de Portugal, perderião os immigos de todo ho credito dos nossos, & aluoraçarsehião pera fazere o que fizerão da outra vez & começarião logo nos nossos q tinha em poder. E sua ida a Malaca não seruiria mais que disto, por isso q não devia dir là. E porq ele não ficasse desaviado, & pola obrigação em que lhe era, & a amizade q lhe deuia, lhe queria fazer hû de dous partidos qual ele mais quisesse. Ho primeyro era que se quisesse ir coele ao mar roxo com suas naos que se obrigaria a carregarlhe a sua camara, & as de seus capitães & quintaladas de drogas. E as naos de pimenta q ho seu feytor faria prestes no inuerno: & em quato as naos andassem em sua companhia, a sua gente seria paga de soldo aa custa del rey, & isto por as naos serem de mercadores.

Ho outro partido era que se por cansado na quisesse ir coele, que lhe daria aquela fortaleza de Goa onde ficasse: pore que as suas naos auia dir coele com ho parti-do que dizia: & q nisto não sòmete faria a el rey muy-to seruiço, mas que seguraria sua armada. O que ou-uido por Diogo mendez, se agastou muyto, & respodeo que ele auia dir a Malaca como lhe el rey mandaua, que ele auia dir a Malaca como lhe el rey mandaua, posto que soubesse q os perigos de là erão em dobro. E começou de se aqueixar do gouernador: q muyto masamente lhe disse que se não agastasse, & que cuydasse no que lhe cometia, & ho praticasse com os seus capitães & com seus amigos: & auido seu conselho, lhe desse ou mandasse a reposta. Ao q Diogo mendez respondeo que aquela lhe daua por final, & q logo se aparelhaua pera sua partida. E porque ho gouernador se começou dagastar desta reposta meteranse no meyo os que hi estauão, dizendo a Diogo mendez que se não agastasse, que sem payxão madaria despois dizer ao gouernador o q assentaua co seus capitães, & logo ho fizerão ir pera a pousada: & ho gouernador ficou dizedo aos que hi estauão por quatas rezões vinha bem a Diogo medez ir coele, rogando a todos que lho conselhassem, especialmête a Fernão perez dandrade que era grande seu amigo, q ho fez assi, mas Diogo mendez nunca quis tomar seu conselho. O que sabido polo gouernador, porque via claramête que se Diogo mendez fosse a Malaca no mais que com ho apercebimento que tinha, não podia deixar de se perder: porque não parecesse que ho encôtraua como imigo, pos aquele feyto em conselho, & propondo nele tudo o que dissera a Diogo mendez, foy acordado por todos que ele nã fosse a Malaca de masera a porque por todos que ele nã fosse a Malaca de masera a porque a sera a sera a ma armada fosses a sera a sera a ma armada fosses a Malaca de masera a porque por todos que ele nã fosse a Malaca de masera a porque por todos que ele nã fosse a Malaca de masera a porque por todos que ele nã fosse a Malaca de masera a porque por todos que ele nã fosse a Malaca de masera a porque por todos que ele nã fosse a Malaca de masera a porque por todos que ele nã fosse a Malaca de masera que com porque por todos que ele nã fosse a Malaca de masera que com porque por que que ele nã fosse a Malaca de masera que com porque porque por que que ele nã fosse a malaca de masera que com porque porque porque porque porque porque porque porque por dez, foy acordado por todos que ele nã fosse a Malaca da maneyra que estaua, & que a sua armada ficasse sobre ho gouernador pera dar cota dela, & da perda q recebesse el rey ou as partes por não ir a Malaca. Isto a que Diogo mêdez fugisse com a armada pos lhe pena de degredo, & perdimento da fazenda que se não fosse de Goa sem sua licença & a cada hũ dos pilotos de sua ar-

mada, mandou sopena das vidas, & perdimento das fazedas, que posto que se Diogo mendez quisesse ir eles não fossem coele, & sob a mesma pena lhe descobrissem sua ida como a soubessem. E com tudo isto Diogo mèdez determinou de ir a Malaca, & por segurar ho gouernador dissimulou coele fazendose muyto esquecido de sua ida: & assi se fazia a todos, porq ninguem sospeytasse que ele se queria ir: & deu côta de sua ida a seus capitaes, & Pero quaresma lha contrariou, dizedo q era escusado falar nisso, pois estaua certo não poder sayr da barra sem ho gouernador ho saber. & como ho soubesse auia de mandar apos ele, & pera se defender seria necessario pelejar, & farsehia hū muyto mao recado, por isso que não curasse de tal ida, & visse se podia acabar por be com ho gouernador que lhe desse licença pera ir. O que Diogo mendez não quis fazer, & disse que fosse o que quisesse que não auia de deixar de ir a Malaca: & Baltesar da silua não estaua em Goa que adoeceo & foyse curar a Cananor, & Diogo mendez insistia em ir, porque ho piloto de Baltesar da silua chamado dalcunha ho pereyra, lhe dizia que ele ho tiraria de novte fora da barra & ho leuaria a Malaca, & não deixasse de ir porque se faria lá muyto rico, & ho mesmo lhe dizia ho seu mestre. E este piloto de Baltesar da silua, ho fora tambe Dafonso lopez da costa quando com os outros capitães fugio Dormuz ao gouernador, & ele foy o que lhes prometeo de os leuar â India, & por esta promesa lhe deu Diogo mendez a capitania do nauio. E també Anibal cerniche disse a Diogo mendez que não deixasse dir, porque ele ho seguiria. E Diogo mendez fez conta que se os outros capitães não quisessem ir, que faria capitães os mestres das naos, & faziasse prestes quanto podia.

### CAPITOLO XLIX.

De como querêdo Diogo mendez de vasconcelos fugir pera Malaca foy preso com outro capitão seu, & do mais q se sobrisso fez.

Urdenando Diogo mendez assi sua partida, soube o gouernador como hum Duarte tàuares escudeyro do conde dabrantes que ele tinha por tanadar na ilha de Chorão, fora fazer hû salto na terra firme, onde ho catiuarão os immigos: & cuydando ho gouernador q se poderia ainda auer, mandou laa Diogo mendez, Manuel de lacerda, Pero dafonseca de crasto, & Nuno vaz de castelo braco com a gete das suas naos & nos seus bateys. E chegando eles ao passo de cancalim por onde Duarte tâuares passara, poyarão na terra firme, onde auendo lingoa da terra souberão que Duarte tâuares era ja muyto metido polo sertão, que ho leuauão ao Hidalcão. E vendo que não podião fazer nada nem leuauão mantimêto pera fazerem todos detença, acordarão que Diogo mendez, & Manuel de lacerda se tornassem pera a cidade, & Nuno vaz & Pero dafonseca ficarião e quato lhes abastasse esse mantimeto que tinhão: & assi se fez. E tornandose Manuel de lacerda & Diogo mendez pera a cidade chegarão ja noyte: & como Diogo tinha mãdado recado aos mestres das naos que esteuessem a pique, porque aquela noyte auião de partir: não curou de desembarcar na cidade, & foyse às suas naos que estauão antre Rabandar & Pangim, & hi achou dos seus capitães Anibal cerniche somente, que Pero quaresma não quis, & Baltesar da silua não era vindo de Cananor. È estando as naos a piq, partiose logo Diogo medez leuando os bateys as naos atoadas, & em toda a noyte não pode mais chegar que ate a baya da agoada, & ali lhe começou de vêtar a viração que ho detinha, & assi Anibal cerniche & ho naujo de Pero quaresma, que

ho de Baltesar da silua era ja fora da barra. Disto foy logo ho gouernador auisado por Manuel de lacerda que era goarda do rio de Pangi, & acodindo à ribeyra despedio lames teixeira em hua fusta co hu escriuão perãte que regresse da sua parte a Diogo mendez que se não partisse & se tornasse pera dêtro, & quado não quisesse que lhe tirasse por alto: & quando coisso não quisesse que ho metesse no fundo, & ho mesmo mandou a Dinis fernandez de melo, q mandou em hu parao des-pois de lames teixeyra: & també forão outros bateys, antre os quaes foy ho de Manuel de lacerda, & madou a Simão dandrade que fosse por terra com gente de caualo, & se posesse fora na praya, & fauorecesse os q mandaua nos naujos, & se lhe parecesse be que sosse falar co Diogo mendez & lhe conselhasse que não posesse sua honrra no risco em que a punha. É assi mandou muytos bateys & paraos com gente pera que ajudassem os que hião diante, de q chegou primeyro lames teixeyra, & achou Diogo mendez que andaua âs voltas na baya da agoada pera sayr por lhe ser ho vento ponteiro, & achou na boca da barra Duarte da silua deluas capitão da galé que fora de Diogo fernandez de beja, & fazia requerimentos a Diogo mendez q se tornasse pera detro, & por não querer lhe tirou naçla hora hũ tiro por alto, co que lhe derribou a verga grande, & Iames teixeyra lhe mandou tirar outro, co que lhe matou dous gormetes. E vendose Diogo mêdez sem remedio de poder sayr amaynou & surgio: & mais porq lhe disserão que estaua ali ho gouernador, co que não queria pelejar, que co os outros be ho fizera. E entretato adaua tambe Dinis fernandez as bobardadas co Anibal cerniche, que quado lhe faziao requerimentos da parte do capitão mór que amaynasse, respondia que não co-nhecia outro capitão mòr se nã Diogo mêdez de vasconcelos, cuja bădeira lhe elrey de Portugal mandara q seguisse, në quis nunca amaynar në surgir ate que não vio que Diogo mêdez amaynaua & surgia. Ho mestre

da nao de baltesar da silua que andaua de fora quando vio surto Diogo mendez arribou a ele co a viração q vetaua, & preguntoulhe em voz alta, q todos ho ouuirão que lhe mandaua que fizesse, & ele respondeo q surgisse, & assi ho fez. Surtas todas as naos, Rodrigo rabelo q estaua em terra com muyta gente de caualo & de pê (& fora por madado do gouernador pera leuar Diogo medez) se foy a sua nao, & nela & nas outras predeo os pilotos, mestres & escriuaes delas, & assi Anibal cerniche & despois mandou apregoar em todas, q ho gouernador em nome del rey seu senhor perdoaua aos outros todos, & lhes daua seguro de nüca recebere pena por sere naçle feyto. E isto fez ho gouernador por se lhe não amotinar a gente com medo. Feyto isto pe-dio Diogo mêdez a Rodrigo rabelo q comessem primeyro que partissem, porq era tarde pera ser antes de comer, & assi ho fizerão. E em todo este tempo nunca Diogo mêdez se queyxou do gouernador, nê disse ne-nhûa cousa contrele, & sempre se mostrou muyto ledo & prazenteiro. E acabando de comer deixou Rodrigo rabelo nas naos pessoas de recado, que ho gouernador mandaua que ficassem por capitães ate q ele prouesse: & foyse pera Goa leuando Diogo mêdez no batel de Manuel de lacerda, & Anibal cerniche & os mestres, pilotos & escriuães em outros a muyto recado, & no caminho acharão Nuno vaz de castelo brãco, que aquele dia â tarde se fora à cidade do passo em que estaua. E como chegou madouho ho gouernador na sua nao, & que fosse coele ho seu ouuidor Pero dalpõem, pera q requeresse a Diogo mendez que se não fosse, & quâdo não quisesse que ho metesse no fundo, & aos nauios da sua companhia: & vendo os Nuno vaz vir meteose no seu batel com ho ouuidor & foyse pareles: & assi forão de companhia ate a cidade, onde chegarão bem noyte. E leuado Diogo medez ao gouernador, & assi os outros, despois de falar coeles hum pouco forão postos em bo recado: & dali a poucos dias ho gouernador com votos

dos do conselho, julgou com ho seu ouuidor que Diogo mendez fosse degradado pera Portugal pera ôde seria leuado nas primeyras naos que partissem co os autos de suas culpas. E entretato estaria preso sobre sua menajem na fortaleza de Goa, & q Pero quaresma perdesse a capitania da nao, & fosse degradado pera Portugal posto que não quisera ir com Diogo mêdez, porque não disserão ao gouernador q se queria ir como lhe ele tinha madado que dissesse, & em quato não fosse pera Portugal esteuesse preso em Goa. E que Anibal cerniche fosse degolado, & assi os mestres & pilotos das naos fossem enforcados & perdidas suas fazendas pera el rey. E logo que a sentêça foy dada, se veo a ela com exceição por parte de Antão vaz mestre de Diogo mendez, & do piloto Danibal cerniche, co priuilegio pera não morrere eforcados, & por isso se mudou q morressem degolados, & entre tâto que durou a dilação desta excepção forão enforcados ho piloto de Baltesar da silua & o mestre Danibal cerniche nas vergas das mesmas naos, em q cometerão aquele delito: o que a todos pos muyto espanto, principalmente a algûs embaixadores que ainda estauão em Goa, & todos sayrão a ver aquela justica: & quando souberão a causa porq se fazia pareceolhes bem. E por amor destes embaixadores porque auião de saber a desobediencia de Diogo mendez a castigou ho gouernador tão rijo & pera exemplo dos nossos, & assi era necessario pera ho credito do gouernador: & despois que aqueles dous forão enforcados logo se ele moderou contra os outros, & deu suas vidas a hu dos embaixadores q lhas pedio por conselho dos nossos, leuando os ja a padecer, & mudoulhe a pena de morte em degredo pera outras naos, & despois reuogou a senteça Danibal cerniche em degredo pera Portugal por quanto era estranjeiro, & deu a capitania de sua nao a dom Ioão de lima, & a de Pero quaresma a Gaspar de payua, & a de Baltesar da silua a Iames teixeyra, & a de Diogo mêdez a Fernão perez dandrade, que co licêça

do gouernador teue coprimeto com Diogo mendez sobre a tomar, & Diogo mendez foy muyto contente q a ele tomasse, & logo Fernão perez se foy pera a não & se êtregou dhủ cofre que tinha quatorze mil cruzados pera a armação da não, de q ho feytor dela auia de ter a chaue, mas não ho auia dabrir sem Fernão perez.

# CAPITOLO L.

De como indo ho gouernador pera ho mar roxo achou ho veto cotrayro, pelo qual mudou sua ida pera Malaca.

Peytas todas estas cousas, ordenou ho gouernador sua partida pera ho mar roxo, assi polas causas que disse, como també por se escusar ho gasto de mantimento & soldo que faria a gente que tinha, & por escusar despeza que as naos farião se esteuessem e porto, porq de necessidade se auião de tirar a môte, & elas estauão ainda as mais pera nauegar. E assentada sua partida deixou e Goa perto de quatrocetos homes com os casados, em que entrauão oytêta de caualo: & os soldos desta gente se auião de pagar das redas da ilha q ficauão arrendadas por doze mil cruzados, & tâbe das redas das tanadarias da terra firme, & assi de seyscetos mil res porque ficaua arrêdada a casa da moeda, ho ouro & a prata somente porq no cobre se ganhaua muyto pera el rey, & a fortaleza ficaua muyto be bastecida de mâti-mêtos. s. trigo, ligumes, arroz, mâteiga & carne: & be prouida de muytas munições & de muyta artelharia, & por seu alcayde môr Francisco pantoia, & no mar ficaua por capitão mòr Duarte de melo co algus paraos & fustas, de q ficauão por capitães algûs casados, & assi ficaua a nao lionarda, & ho rey peqno, & Sacto spiritu pera as corregere: & assi a rumesa que fora to-mada e Diu & hua nao noua das de Goa que ainda estaua è picadeiros, & outro nauio nouo dos turcos que seria dovtêta toneys, co regimento aos capitaes q no

começo do mes Dagosto sayse logo fora da barra pera geardare ho mar & fazere presas, & assi deixou encomendado ao capitão q fizesse hua torre em Benastarim pera defender a entrada aos mouros se quisessem por ali entrar, & a traça da torre ficaua a Thomas fernadez: & no mesmo passo auia pedra laurada em abastãça. E prestes todas as cousas pera a partida do gouernador, ele se partio de Goa na fim de Março, & os capitães que hião coele, que hia em frol de lamar, forão Fernão perez na nao trindade, dom Ioão de lima na anunciada, Gaspar de payua em sancto Antonio, lames teixeyra è Sancta cruz, Bastião de miranda no bretão, Ayres pereyra na taforea, lorge nunez de lião em Enxobregas, Dinis fernadez de melo na nao cabaya que os mouros fizerão em Goa, Pero dalpõem em sancta Caterina, Simão dandrade na joya, Antonio dabreu em Sanctiago, Nuno vaz de castelo braco em sam loão: tâbê naos de Goa, Duarte da silua na galé grade, Simão martiz na pequena, Afonso pessoa em húa galeota de Goa, Simão Afoso besigudo em húa carauela latina. lorge botelho e hûa redôda, Pero dafonseca de crasto em sancta Maria dajuda, Simão velho de soure na garça: doutra sancta Maria dajuda Medafoso de tangere, Antonio de saa do rosayro. E aos dous dias de sua nauegação q gria dobrar os baixos de Padua, achou ho vento tão ponteyro, & ho mar tão grosso que lhe foy forçado payrar. E sabedo ali por todos os pilotos & mestres que não podia ir a Ormuz por aquele vento ser geral, arribou a Goa, & na barra fez conselho, em que se acordou: que por aquela armada não fazer tamanho gasto como faria se inuernasse na India, seria seruiço del rey ir a Malaca onde estavão os nossos cativos, & a fazenda del rey tomada. E feyto disto assento que os do conselho assinarão, mandouho ho gouernador dizer ao capitão de Goa, & mandoulhe mais algua gente & dali se foy a Cananor, onde deixando por alcayde moor da fortaleza a Ruy galnão foy a Cochim, onde sabendose que queria ir a Ma-

laca ficarão muy tristes Cherinamarcar, & Mamalemarcar hirmãos, por amor do trato que laa tinhão, & coeles tambem Antonio real & Diogo pereyra, porque indo laa ho gouernador, & assentando feytoria ficauão eles sem mais trato: & por isso determinando de ho estoruar fizerão com el rey de Cochí que ho fosse ver aa nao, & lhe conselhasse que não fosse a Malaca porque era a moução gastada & perdersehia, & quando não quisesse tomar seu conselho que lhe fizesse sobrisso requerimentos da parte del rey de Portugal, & eles não ousarão de os fazer, porque os ho gouernador não entendesse, porque sabião que era muyto prudente, & por isso entendeo ele muy bem os requerimentos del rey de Cochim quando lhos fez & não quis se não ir. E porque pera ir a Malaca algús naujos de sua armada que aujão mester corregidos corrião risco de se perderê por nã saber se lâ aueria onde se concertassem, deixou os ê Cochim co seus capitães, que forão estes, Pero dafonseca de crasto, Mêdafonso, Simão velho, Antonio de saa: & assi hũa nao noua que se fizera em Cochim, cuja capitania hũa nao noua que se fizera em Cochim, cuja capitania tinha Diogo pereyra de Cochim, & tambem ficou Manuel de lacerda no cirne por capitão moor de todos com regimento que entrando Agosto fosse logo correr a costa de Calicut, & despois se fosse a Goa aiuntar com Diogo fernâdez de beja, pera quem lhe deixou prouisam que com os seus capitães ho ouuessem por seu capitão moor, & assi Duarte de melo & os outros que ficauão em Goa: & por amor da gente que ficou aqui lhe não ficarão mais que oytocentos Portugueses & duzentos piães gentios despadas. & escudos & frechas: com tos piàes gentios despadas, & escudos, & frechas: com que se partio a vinte Dabril.

## CAPITOLO LI.

Do que aconteceo ao gouernador indo caminho de Malaca, ate achar el rey de Pacem.

Partido o gouernador de Cochim, seguindo por sua viajem, à queria acabar de passar a ilha de Ceilão, lhe deu hum temporal de vento com que se perdeo a galé de Simão martiz, a que Fernão perez dandrade acodio tão asinha no seu batel que lhe saluou a gente toda, & assi hũ tiro dartelharia. E cessando a tormêta que se fazia leste oeste com a ilha de çamatra, topou hùa nao de Cambaya que hia pera Malaca, & os nossos a tomarão por hir sem seguro do gouernador, que vendoha foy muyto ledo, porque teue sua viajem por segura de que hia muy receoso: que cuydaua pelo que lhe disserão em Cochim que não seria a moução verdadeyra, & coesta nao assentou que ho era: & desta parajem donde se tomou esta nao ate auerem vista da ilha de camatra. tomarão os nossos outras quatro naos tambê de Cambaya q hião pera Malaca sem seguros, & todas leuauão muyta mercadoria & de muyto preço. Tomadas estas naos fov o gouernador aferrar ho porto da cidade de Pedir na ilha de camatra como ja disse, & el rey de Pedir lhe mandou noue Christãos dos nossos q fugirão de Malaca, & hũ deles era Ioão viegas, que deu ao gouernador recado damizade da parte del rey, & lhe disse que era grande amigo delrey de Portugal, & bem ho mostrara no boo tratameto que fizera a ele & aos outros nossos despois que ali forão: & contoulhe como despois de Ruy daraujo lhescreuer, matara el rey ho Bedara por se the querer leuantar com ho reyno, & mais queria ho matar, & na cojunção de sua morte fugira de Malaca pera Pacem hum mouro principal dela que auia nome Nahodebeguea xabandar dos guzarates, que fora ho principal que fizera leuantar Malaca contra os nossos,

& despois disso quisera fugir Ruy daraujo & os outros catiuos, & forão setidos na noyte em que ho querião fazer, & por isso se na saluarão mais que ele co oyto, & Ruy darauio ficou com cinco, & que outros erão ja tornados mouros & leuados fora de Malaca. E assentada amizade com el rey de Pedir, partiose ho gouernador pera a cidade de Pace tambem na mesma ilha de çamatra, & porque não pode fazer agoada em Pedir, mãdou-ha fazer no reyno de Achê onde estaua hũa pouoação de pescadores, & forão a isso dom Ioão de lima, Antonio dabreu, & Nuno vaz de castelo branco nes seus bateys: & dom Ioão & Antonio dabreu leuauão as pipas âs naos, & Nuno vaz ficaua ê terra fazendoas encher a oyto marinheiros q estavão coele. E partidos dom Ioão & Antonio dabreu com ho primeyro caminho, começa de savr gente de hum mato, em que estaua hua cilada de mouros & todos trazião armas. Nuno vaz como os vio sayr, mandou de pressa chegar as pipas que tinha ao mar, & cercandose coelas lhes ficou detras com os oyto que tinha pera se defender dos immigos, de que sayo grade soma da cilada, & cometerão os nossos muyto ri-jo com muytas frechadas, & cico deles que erão bestei-ros se defendião aas seetadas, que se isso & as pipas não forão não escaparão segundo a furia dos immigos era grande. E por Nuno vaz fazer sinal aa frota com hữa bandeira, lhe mandou ho gouernador acodir, & dom Ioão, & Antonio dabreu vendo a bandeira fizerão volta aa terra, posto que estauão perto da frota: & quando chegarão aueria quasi hûa hora que Nuno vaz & os outros se defendião, & tinhãolhe feridos tres homens, & os nossos tambem ferirão algûs dos immigos, que vendo ho socorro que vinha fugirão, & os nossos acabarão de fazer a agoada. E feyta ho gouernador seguio sua rota & foy surgir no porto de Pace, ode se deteue algús dias pera saber se auia carga pera as naos da armada de dio-go mêdez q na se achou: e assi pera auer del rey de Pacem Nahoda beguea, que ele deseiaua dauer, & el

rev andou em dilações, dizêdo que ho daria, ate que madou dizer que era fugido: & soubesse que el rey ho deixara fugir pera ir dar auiso a el rey de Malaca, pera por 1880 ho perdoar. E també tinha ho gouernador vedidas duas naos das de Cambaya a el rey de Pacem por vinte cinco mil cruzados, & dilatouse tâto a compra que entêdeo que ho querião deter, & ficando coele ê amizade sem mais detença se partio. E nauegando ao longo da costa de camatra tanto auante, como húa ilha chamada Poluoreyra, ouuerão os nossos vista dhũ iungo grande que fazia mostra de setecetos toneys, & por ho vêto ser pordauante não poderão as naos ir a ele, & forão por mádado do gouernador os bateys de dom loão de lima, de Nuno vaz de castelo branco & de Dinis fernandez de melo sem os capitáes hirê neles, somête do Ioão de lima, & assi foy ho batel do gouernador & ho de Pero dalpõem: & chegado ao jugo hus agora, & despois outros se ajuntară ao derredor dele dizedolhe da parte do gouernador q amaynasse, & madasse ho piloto â capitania. E o piloto q era ho capitão & señor do jungo, & era jao & os que hião coele q serião trezentos homes, disse que na podia ir á capitayna, mas que mandaria lâ dous homês, & não deixaua seu caminho apercebedo os seus pera a peleja, & os bateys hião coele. E vendo os nossos que os îmigos na amaynauão, determinarão de abalrroar coeles. É chegado a este tepo Afoso pessoa na sua fusta, aferrou primeyro por que era mais alta que os bateys: & sendo ele ho primeyro que quisera sobir ao jugo fov ferido em hua perna que os îmigos lhe atranessarão cổ hữa lança, tirando decima cổ muytas & co outros arremessos, & defenderão que os nossos os não aferrassem: & nisto a nao de Pero dalpoem à estaua perto do jungo & lhe ficaua debalrrauento (que as outras estauão ajudaueto) foy sobre ho jungo & quisera abaltroar, mas nã pode, & dizê que por culpa do piloto & do que hia ao leme, & escorrêdo ho jungo ficoulhe aiudauêto & não pode mais tornar sobrele, & as-

si anoyteceo. E sabedo ho gouernador o que passaua tedo la tempo pera isso, ao outro dia âs dez horas ho foy aferrar, & entrarão os nossos os îmigos por mais que se defederão, & em entrado matarão obra de corenta & ferirão muytos, & os nossos erão duzentos homês, de q morrerão tres. Os îmigos que se virão tratar tão mal, ordenarão hũ fogo artificial co azeyte de terra, & outros matereais que faze grade labareda mas na queyma tanto como parece. E isto faze quado se ve em taes apertos. E auisado ho gouernador disso leuaua ho seu batel muy be esquipado com hu cabo dado pelos escouves, co tal recado que poedo os immigos ho fogo se podesse logo desaferrar, & assi ho fez recolhendose os seus na nao. E desaferrado ho iungo os immigos apagarão ho fogo: & apartãdose hû pedaço da frota surgirão, & assi surgirão os nossos muyto perto deles. E nisto apareceo hũa pangueiaoa q sam hûs nauios dagla terra côpridos & rasteiros, veleyros & remeyros em estremo, & nesta hia Nahoda. E auedo os nossos vista dela, madou o gouernador a Nuno vaz, & a Ayres pereyra q a fossem tomar: & forão, & Ayres pereyra chegou primeiro no seu batel: os marinheiros de nahoda vêdo os nossos ir pareles lançarase logo ao mar q era perto de terra, & ele ficou sò & sò pelejou tão brauamente que ferio todos os nossos, & de muyto ferido cayo ainda viuo nem morreo ate que lhe não tirarão hûa manilha que trazia em hũ braço, & nela andaua hũ osso que se não pode saber de que era, somente dizerse que que ho trazia na podia morrer a ferro & parecia ser assi segundo as grandes feridas q tinha aqle mouro, cuja morte o gouernador tomou por boa estrea de sua empresa, porque ele fora causa de matare os nossos em Malaca, & porque se a panguejaoa não pode leuar ao gouernador foy queymada despois de a despejarê. E estando os nossos assi surtos sem hire ao jungo q eles chamauão brauo por quão bem se defendera, apareceo outro q era de mercadores, que hião de Ceilão & Choramandel pera Ma-

laca, & forão a ele do loão de lima no seu batel, & Anrrique de saa no de Nuno vaz de castelo branco, & Bastià de miranda & Simào afonso nos seus naujos, & ho jungo amaynou logo como lhe mandarão q amaynasse & surgio juto da poluoreyra. E surto madou o gouernador meter nele a loão viegas q fez quadrilheiro pequeno, & achouse que estaua carregado de roupa fina de Paleacate & de begala, & doutras cousas q fora aualiadas em ceto & cîcueta mil cruzados: & nisto pareceo outro ao mar, & Nuno vaz foy a ele por mandado do gouernador, & como era tarde não pode chegar se não noyte, & os q hião nele na quiserão amaynar. E aparelhadose Nuno vaz pera pelejar coeles, saltou ho capitão & outros muytos em hu parao grande, & em hua almadia q trazião por popa, & saluaranse leuado hu cofre com quatorze mil cruzados, segundo se despois soube doutros que forão tomados no jungo, em que ainda se achou fazenda que foy aualiada em vinte mil cruzados. E leuado ho jungo ao gouernador, soube dalgûs que ficarão nele que Ruy daraujo era viuo, & despois da fugida dos outros nossos el rey de malaca quisera por força fazer mouro a ele & aos que ficarão ate fanare algûs deles, & q passara muytos tormentos porque negassem a fé de nosso señor Iesu Christo.

#### CAPITOLO LII.

Do côcerto que ho gouernador fez com el rey de Pacé despois de ho ter em seu poder, & de como chegou a Malaca.

Em todo ho espaço que ficou deste dia despois que ho gouernador se desaferrou do jungo brauo, ele në outro nenhu capitao o podera tornar a abaltroar, & porq por a noyte que sobreuevo não podia ser se não ao outro dia, encomendou a todos os capitaes que vigiassem com muyto cuydado que se lhe não fosse, porque determi-

naua de ho queymar se ao outro dia se se lhe na êtrenaua de ho queymar se ao outro dia se se lhe nã etregasse, & eles teuerão tâta diligencia em fazelo fazer, que parece que desesperando os do iŭgo de se saluar. E sabendo por Fernão perez dandrade que naquela frota hia ho gouernador, determinarão de se lhe entregar, pera o que ho outro dia quasi aas dez horas se meterão dous deles no parao do jungo, & foranse ao gouernador, a que disserão que não sabião que ele ali hia porque se ho souberão logo se lhe etregarão, & agora q ho sabião ho faziã: o q soubesse q erão mercadores de Pace que vinhão com mercadoria da outra banda da ilha de çamatra. The nedião que goardasse a paz & amizade que ho faziã: o q soubesse q erão mercadores de Pacê que vinhão com mercadoria da outra banda da ilha de çamatra, q lhe pedião que goardasse a paz & amizade que estaua assentada com el rey de Pacem auia annos. Ho gouernador porque vira quão bem se os do jügo defenderão, & q ho trajo daq̃les que lhe falauão não era de mercadores, pareceolhe q̃ era gente q̃ hia ẽ ajuda del rey de Malaca, & mais por a sospeyta que teuera delrey de Pacem q̃ ho quisera deter, & por isso apartou aq̃les dous homes, & preguntoulhes q̃ gente erão, dizedo q̃ lhe dissesse a verdade, se não q̃ ficarião obrigados a grade castigo, porq̃ ele sabia algua cousa do q̃ preguntaua: eles parecedolhes q̃ era assi, lhe disserão q̃ naq̃le jungo hia ho verdadeyro rey de Pace a pedir ajuda aos señores da ilha Dajaoa, pera q̃ ho restituysem ẽ seu señorio q̃ lhe tinha tomado aq̃le que se chamaua rey de Pace, que sedo gouernador de coltazina (que assi se chamaua ho rey q̃ hia no jugo) se leuatara co a terra, porque coltazina queria gouernar ho reyno sem ele enteder nisso, o que ele não queria sena q̃ esteuesse metido em hua casa como statua, & por isso ho deitou fora do reyno co ho muyto fauor & ajuda q̃ teue pera isso: & q̃ a detença q̃ ho rey de Pace quisera que ho gouernador fizera ẽ sua terra fora porq̃ não topasse co coltazina, temendo q̃ se cocertasse coele, & se fizesse vassalo del rey de Portugal porq̃ ho restituyse em seu reyno. O q̃ sabido polo gouernador folgou muyto co aq̃le acerto, & logo assentou de restituyr coltazina em tomo 1111.

seu estado se ele quisesse ficar vassalo del rey seu senor & seu tributario. E coesta determinação ho mandou visitar por Fernão perez dandrade, & por ele lhe mãdou hũ presête dandosse por muyto seu amigo pera o q lhe dele cûprisse, & q ho mesmo fizera logo como ho achou se se lhe dera a conhecer, mostrando que lhe pesaua muyto do mal q fora feyto aos seus, o q lhe ele teue muyto em merce desculpadose de ho não ir ver por estar doente. E por isso, & porque ho gouernador o queria granjear pera ho atraher a restituyrse por ele em seu señorio, & ficar por isso vassalo delrey seu señor ho foy despois ver, & ele lhe disse ho mesmo que lhe mandara dizer, & q teria a cidade a obediecia del rey de Portugal, & lhe pagaria cadano pareas: & ho gouernador lhe deu palaura de ho fazer, porq a fora a causa q ho obrigaua como disse, ficaua el rey de Portugal co grande credito naçlas partes, & mais era Pace a pricipal cousa de çamatra, & muy importante ao trato de Malaca por amor da pimenta. E assentada esta amizade ficou coltanzina por seguro na companhia do gouernador, q se lhe acôtecer mais outra cousa q seja de côtar, seguio sua viaje, & foy demadar os baixos de Capacia, & não entrou por ode êtrou Diogo lopez de siqueyra quando foy a Malaca, se não polo canal dos jungos q he de doze braças peracima, & dali foy ter ao porto de Malaca ho primeyro dia de Iulho, ode achou muytos jugos de diuersas partes dagla banda do sul de q Malaca he a mayor escala, & assi auia naos doutras partes da bã-da do norte: & ho gouernador surgio jūto da ilha das naos, que como disse está hū tiro de bobarda da cidade, ode foy grande aluoroco co sua chegada, principalmête nos mouros que estauão no mar, temêdose que lhes fizesse algũ dãno: o que ele podera fazer, mas não quis por abradar mais a el rey de Malaca, pera que por bê fi-cassem amigos, do que el rey estaua bem fora, porque da ida de Diogo lopez de siqueyra a Malaca perdeo muyto ho credito da valetia dos nossos. E com tudo porque

não estaua tão fortalecido como lhe era necessario, dissimulou com ho gouernador mandandolhe dizer que a ele lhe pesara muyto do que fora feyto aos nossos em sua terra, tanto que mãdara por isso matar ho Bendàra que fora ho culpado neste caso, de que nunca soubera nada se não despois de feyto, que se ho soubera não consentira que se fizesse. E porque quiça ele não saberia como isto fora, lho mandaua dizer pera que ho nã culpasse: & tambem pera saber se hia de paz, ou de guerra, porque pera paz erão escusadas tantas naos: & que ele estaua muyto prestes pera a receber, & pera ter amizade cõ el rey de Portugal. Ho gouernador posto que lhe pareceo a disculna enganosa, recebeo ha porque ouque ele estaua muyto prestes pera a receber, & pera ter amizade co el rey de Portugal. Ho gouernador posto que lhe pareceo a disculpa enganosa, recebeo ha porque ouuesse Ruy daraojo & os outros nossos que estauão catimos, & respondeo a elrey que ele sabia bem que a morte de Bendara fora pola treyção que ordenara aos nossos, & sabia que et inha toda a culpa, & por isso lhe não
daua nenhúa no que era feyto, nem hia se não pera paz
& pera guerra a quem a quisesse: & que as naos que
trazia não erão de carga se não da gouernança da India: pore que leuauão muytas & muy ricas mercadorias, & que leuauão muytas & muy ricas mercadorias, & que as naos que efalar na paz nem assentar nenhúa amizade ate lhe
não serem entregues os nossos, & a fazenda del rey seu
senhor que fora roubada. Ao que el rey respondeo fora
de proposito, dizendo que a fazenda que se roubara fora muyto pouca, & que os Christãos deles morrerão &
outros se tornarão mouros, & erão espalhados por diuersas partes, que era necessario tempo pera os auer:
que ele faria de maneyra que tudo se fizesse â sua votade, & nã se passou mais este dia. E despois q foy
noyte forão falar ao gouernador cinco capitães chis de
cinco jungos da China que estauão no porto, & disserãlhe que tanto que ele chegara, que logo el rey de Malaca lançara mão deles, & de todos os capitães estranjeiros que estauão em terra, & assi de sua gente, pera
que ho ajudassem a pelejar co os nossos, & que eles te
z 2

uerão maneyra pera fugir, porque não querião ajudar el rev, que lhes tinha roubada sua fazenda como tirano, & homem sem verdade: & sobrisso lhe mandara aquele dia reter dous jungos pera a guerra que esperaua, & era certo que auia de querer, porque na cidade auia vîte mil homês, & os dez mil muyto bos de guerra & be armados, & de laudeys, de laminas, despadas & escudos que lhe leuarão os guzarates, & a fora estes vinte mil que erão naturays, em que tambem entrauão muytos jaos, auia muytos turcos, rumes, coraçones & persianos, que era muy bos frecheiros, & mais tinha el rey vinte alifantes de guerra, & por isso a não duuidaria quando a quisessem coele. Ho gouernador folgou muyto com estes capitaes chis, & agardeceolhe muyto ho auiso que lhe derão, & prometeolhes de lhe restituyr os seus jungos, quer el rey de Malaca quisesse paz quer guerra, & eles se lhe offrecerão pera ho ajudar.

#### CAPITOLO LIII.

De como Ruy daraujo auisou ho gouernador de tudo quato el rey de Malaca determinana, & do mais que sucedeo.

Despois destes recados dantre ho gouernador & elrey, se passarão dous ou tres dias q lhe el rey nã mãdou nhũ o q ele teue logo a mao sinal, mas dissimulaua pera ver se podia auer por bẽ os nossos. E nestes dias lhe mãdou Ruy daraujo recado por intercessã de Ninachatu q sempre lhe fizera muyto boas obras: & por este lhe escreueo q soubesse certo q elrey de Malaca sabia quantos Portugueses trazia & quantos malabares, & que tinha em muyto pouca côta sua armada por amor do grande poder de gente que tinha que era tanto como lhe os chatins tinhão dito, & q todos os estranjeiros trabalhauão muyto com el rey que nã fizesse paz coele, porque não auia dousar de cometer a cidade com tão pouca gente,

& que vinda a moução de se tornar pera a India se tornaria: & posto q ousasse de a cometer que lhe não desse disso pois tinha gente em abastança pera se defender, porque não auia ali nenhũ que não morresse sobrisso, & q não gastasse quâto tinha. E os mouros de Cambaya insistião nisto grademete, & pera ajuda da defensa da cidade lhe derão corenta bombardas, & ajudauaos ho seu xabandar q era estante de todos os mercadores de Cambaya, pessoa muy prîcipal e Malaca, & de muyto credito com el rey. E os mouros malayos lhe persuadião ho mesmo per seus cacizes que sobrisso lhe fazião muytas pregações, dizendo que os nossos erão arrenegados, ladrões & querião senhorear todo ho mundo, & como assentassem em Malaca não auião mais de deixar tratar nela os mouros & auião de tomar a terra pera si: porque dessa maneyra ho tinhão feyto na India, por isso que os não recebesse em sua cidade nem fizesse paz coeles. E a fora todas estas persuasões peitarão a el rey tão grossamente que a fora ele de si ser mal inclinado pera os nossos, se inclinou muyto mais, & desejaua de os destruyr. E mandara logo recado ao seu lasamane, que era almirante do mar, que andaua correndo a costa com grade frota, que se fosse a Malaca & desse supitamente na nossa & a queymasse, & que a!gua de pagueiaoas que estaua da pôte pera dentro sayria naquele instante, pera q tomassem os nossos no meyo & não ficasse nenhũ, & entre tanto el rey se fortalecia de traqueyras & cauas, & que a fora a gete que tinha & alifantes, tinha oyto mil tiros de fogo antre bobardas & espingardões, & pera ho deter ate que viesse ho lasamane dissimulaua coele, por isso que se não fiasse em suas palauras, në falasse na paz ate não ser entregue dele & dos nossos que estaua cativos, & da fazeda que fora tomada, porque sem el rey fazer primeyro esta en-trega não auia dauer paz nem amizade, nem fizesse conta dela. E isto vio ho gouernador claramente porque el rey insistia em fazer paz sem entregar os nossos nem a

fazēda, & tātas vezes falou nesta paz sem fazer o que lhe ho gouernador pedia, que ele lhe mandou dizer que lhe não parecia boo sinal de paz ter por força os nossos, porq el rey de Pedir que tinha noue que forão ter coe-le fugidos, como fora em seu porto lhos mandara á nao antes de lhe falar em paz, & ele não queria mandar os lejar, mandouha ver por quatro capitães, que forão em quatro bateys armados ao logo da ribeyra, a q logo sayrão de dêtro do rio vinte panguejaoas armadas. Ho gouernador que as vio, & se temeo q pelejassem cô os nossos, mandou em seu socorro outros, & cô sua ida se tornarão as panguejaoas a recolher dêtro no rio: & despois disto tornou ainda el rey a mandar ao gouernador os mesmos recados que dantes, & ele lhe respondeo co-mo das outras vezes: acrecetando mais que se os nossos forão tomados é guerra, ou por represaria, q se não espantara de os não dar, mas sendo tomados debaixo de seu seguro andãdo desarmados, & sem auer causa pera seu seguro andado desarmados, & sem auer causa pera que os espedaçassem que se espantaua muyto de não querer dar aqueles que escaparão pois reqria amizade, & que não auia de falar nela atelhos não entregar, & que soubesse que leuaua muyto trabalho co os seus que não importunauão muyto que pelejasse pois não auia concrusam naquele negocio. Ao que el rey não respondeo, & logo se passauão tres ou quatro dias que não madaua recado. E ho gouernador ainda que não madaua recado. E ho gouernador ainda que aquilo era desprezo sofriao por amor do que digo, & assi porque el rey de Portugal lhe mandaua quão fizesse guerra, se não despois que todo não podesse mais, que se isso não fora nem a ele lhe falecia juyzo pera entender ho pouco medo que el rey auia dos nossos, & q tudo o que fazia era pera escarnio deles, në lhe falecia animo pera se vigar por guerra, & assi lho aconselha-uão esses capitães homês mancebos desejosos de pelejar polo seruiço de Deos & del rey de Portugal, & dizião que se não auia de sofrer tanto desprezo, & que têpo era que se vingasse a treição que fora feyta a Diogo lopez de siqueyra. E ho gouernador dissimulaua, alegado ho regimêto que tinha, dizendo que quando de todo em todo el rey não quisesse o que lhe pedia que então se vingaria. E vendo coltanzina tamanha dilação, cuydou que nos deventos que que poderia escapar que não fosse tomado, & por isso fugio & se foy pera el rey de Malaca, & assi fugio a mais da gête que estaua coele, que coltanzina estaua com el rey por auiso de Ruy daraujo, que não ho auisaua de quâto se fazia na cidade: & isto por meyo de Ninachatu.

## CAPITOLO LIIII.

De como Fernão perez dådrade com outros capitães poserão fogo á cidade por mandado do gouernador, pelo q elrey lhe mådou logo Ruy daraujo & os outros nossos.

Entendendo ho gouernador ho mao proposito del rey, & determinando de lhe fazer algüa mostra de guerra pera saber que forças erão as suas, quis primeyro dar cota disso a Ruy darauio & aos outros, & esforçalos, temendo que receberião dos immigos algum dano: & escreueolhe hua carta, cuia sustancia foy, que ele era obrigado a morrer em iusta guerra por seruiço de Deos, & del rey de Portugal, seu señor & que aquela era muy justa, pois via bem a determinação del rey, a que era necessario desenganalo com lhe poer as mãos: & que se por isso ele com os outros corressem algu perigo que

ouuessem paciecia. Ao que Ruy daraujo respondeo como canaleyro, & como Christão, & dizia q não quisesse nosso senhor que a nossa armada recebesse reues nem abatimeto por se dar vida a ele & aos outros, que erão obrigados a morrer polo seruiço del rey de Portugal, cujos vassalos erã: que qualquer perigo que padecesse ho tomana das mãos de nosso senhor, & ho ania em boa ventura, que soubesse certo que elrey de Malaca não queria paz por lho estoruarem os estranjeiros & os guzarates de Malaca, por isso q lhe posesse as mãos, & que fosse logo, porque quanto mais tardasse, tanto mais daua lugar a el rey que se fortalecesse. Mostrada esta carta polo gouernador em conselho, posto que ho parecer de todos soy q dessem logo na cidade, quis ele primeyro fazer hu requerimento a el rey, & apos isso algua mostra de guerra, resumindo no requerimento (q foy assinado por ele & per todos os capitães) o que fora feyto a Diogo lopez de siqueyra, & as delongas que fazia sobre a entrega dos nossos & da fazêda: certificandolhe que pois os não queria entregar q lhe auia de fazer todo ho mal que podesse, desenganandoho que as naos que leuaua na sua armada não agoardauão moução, nem perdião viajem, nem querião carga, ne a deixauão tomar aos immigos del rey seu senhor, porque como lhe mandara dizer erão da gouernança da India, por isso q lhe não daua estar ali mais dous annos que dez, & que se não quisesse se não guerra que fosse certo que auia de perder seu estado, & que sua fosse a culpa, porque não podia ter coele mais coprimetos dos que ateli teuera, & que do que auia de fazer, lhe daua por sinal mudar hù anel dhù dedo ao outro, q logo mudou perante ho messejeiro del rey de Malaca, por quem lhe mandou este requerimento. A que el rey respondeo q ho seu co-ração era boo, & que ele não tinha em conta Ruy daraujo në os outros, & q̃ logo os mandaria: & nã hião com a reposta, porque lhes ficauão fazendo de vestir, & q̃ entretanto madasse tirar as nossas naos diante do

porto, pera lhe parecer que na estauão de guerra: & assi outras palauras boas, de que ho gouernador fez muy pouca cota, porq todas lhe parecerão enganos. Porem porque el rey não tiuesse achaque de não entregar os nossos & a fazeda, mandou afastar os nauios de diâte do porto, & esperou cinco ou seys dias sem el rey comprir o que dissera, antes como ho gouernador soube por Ruy daraujo nestes dias, mandou assentar sua artelharia em todos os lugares, de que podia offender aos nossos. O que sabido polo gouernador, mãdou a Fernão perez dandrade, em q tinha muyta confiança, que com dez capitães outros fossem em seus bateys a queymar alguas casas dos immigos que estauão metidas no mar, & assi a tres naos de Cabaya, porq os guzarates perdesse a cofiança que tinhão de leuar sua carga nem trabalhassem por estoruar a paz. E vinda a preamar, parbalhassem por estoruar a paz. E vinda a preamar, partiose Fernão perez com os outros capitães, & pegados co as casas deranlhe fogo: & começãdo darder mandou el rey com muyto grade pressa Ruy daraujo & os outros, madando dizer ao gouernador que lhe não fizesse guerra, porque nã queria se nã paz, & que a fazenda ele a mandaria logo, que mandasse aos nossos que lhe nã queymassem a cidade. E Ruy daraujo disse ao gouernador, que tudo o que el rey dizia erão mentiras, & que a sua armada de panguejaoas não sayra a pelejar com os nossos bateys, porque ouuera el rey medo que entre tanto lhe fosse ho gouernador tomar a boca do rio com os outros bateys, & com a galé & fusta, & forçadamente pelejassem as panguejaoas: & que ele não queria que os seus pelejassem no mar sem ho Lasamane. E com tudo por ho gouernador comprir de todo com el rey, mandou cessar ho fogo das casas, porem q se posesse âs naos de Cãbaya polas causas que digo, & assis foy feyto. E nesta reuolta mandou ho gouernador tirar os dous jungos dos chins donde os immigos os tinhão, & mãdoulhos dar: & disse aos capitães que estauão liures pera fazere o que quisessem, mas que lhes tomo III. pedia muyto que se deixassem estar algüs dias pera vere como pelejauão os nossos, & ho fim que auia dauer Malaca pera leuarem nouas a sua terra. O q eles fizerao dizendo que erão vassalos del rey de Portugal, & que õde lhe seruirião sere remidos por seus vassalos q estauão prestes com sua gente que ja tinhão cobrada pera ho seruirem se pelejasse, & que se a vitoria ficasse coele & os nossos teuessem assento em Malaca, que cadanno virião a ela cem jügos carregados da China.

## CAPITOLO LV.

De como vendo ho gouernador que el rey de Malaca queria coele guerra, assentou com seus capitaes de dar na cidade.

Cobrado Ruy daraujo & os outros nossos, mandou ho gouernador dizer a el rey que dali por diàte tomaria concrusam na paz que assentaria com certos apontametos que lhe mandou, de que erão os principais, que lhe auia de dar lugar pera fazer hua fortaleza, porque pelo que fora feyto a Diogo lopez não ousaria de deixar feytoria em Malaca, se não em fortaleza, & q auia de pagar a dinheiro a fazenda que fora roubada na nossa feytoria: ao que elrey respondeo que tudo faria, mas nunca o quis comprir, nem nunca mais mâdou sobrisso nenhũ recado ao gouernador, & por seu mandado leuauão a vender â frota algûa especiaria & hû papo dalmizgre, & algûas galinhas: & âs vezes como q fazia escarnio do gouernador hia hū daqueles q lhe leuarão ho derradeyro recado, & falaualhe em outras cousas muyto fora da sustancia do recado que lhe leuara, & muyto esquecido de responder a bem de feyto, & isto tã sem nenhữa vergonha, como q ho gouernador fora algu doudo, & ele se espâtaua de tamanho desauergonhameto, & de tanta soberba como el rey lhe mostraua, não somente nisto, mas em sayre alguas vezes as panguejaoas fora da pon-

te com muytos espingardões tirados por cada parte, outras apareciá todas as estancias embandeiradas, & desparaua toda a artelharia, & outras vinhão echadiços da cidade, que dizià ao gouernador que auiào logo de chegar ao porto tantos jungos armados, que respensados que energar ao porto tantos jungos armados, que respensados que nacembro se ir. E tantas sobraçarias recebeo, que não podendo mais sofrer, determinou de roper a guerra com elrey, a pera saber que modo tinha de defensam, a que soma de contestinha que soma que s de gente tinha, & onde estaua sua artelharia assentada, madou dar na cidade hu rebate com bateys armados de bôbardas grossas, & assi duas barcaças côpridas q ti-nha tomadas. E neste rebate se vio que acodio da banda do norte onde estaua a pouoação dos mercadores muyto mais gête, que da banda do sul onde moraua el rey, & que a ponte era ho lugar mais forte, & em que el rey tinha mais confiança, por ele estar ali có a sua principal gente de guerra & com seus alifantes, & estar pegada có a pôte a sua mezquita, que dizia Ruy daraujo que era hū lugar muy forte pera os îmigos: & tambem pera os nossos se lha ganhassem, porque podião segurar sua embarcação có pequenas tràqueyras, & ficaua em sua mão poderem pelejar com a gête da poucação, grande, ou ção a da pequena onde moraua el rev. ção grande, ou co a da pequena onde moraua el rey: & entrado por outro cabo acodiria todo ho pouo de Malaca, que era tamanho como ja disse, & mais ganhada a ponte ficaua a força dos immigos partida em duas partes, & hûa não podia socorrer a outra, se não pola ponte, que cem homês poderião defender despois de ganhada a quanta força de gête os cometesse, fazêdo como digo hûa tranqueyra pequena. E dizia mais Ruy daraujo ao gouernador, que se hũa vez ganhasse a ponte que não lhe seria necessario pelejar mais porque el rey se lhe entregaria: mas segûdo se despois vio, não foy assi, në Ruy daraujo não sabia isto també como lhe parecia, & os capitães dos Chins que estauão melhor instrutos na força de Malaca, & vião a dos nossos quam 188

pouca era a seu respeyto por serem as dezanoue partes da gente menos que os immigos: coselhauão ao gouernador à não sayse em terra, dizêdolhe a grande força de gente que auia nela, que melhor tomaria os immigos a fome, porque como na terra não auia mantimentos de sua colheita, se lhe tolhesse ho carreto que lhe hia por mar, não terião que comer & entregarselhehiao. E porque isto era cousa muyto coprida, & ho gouernador tinha necessidade de tornar à India na moução não quis esperar tanto, & chamando a conselho, disse aos que se ajuntarão q lhe dissessem se auião de pelejar, porq ele tinha pera si que não deuia de poyar e terra, se não auendo de fazer fortaleza de qualquer maneyra que podesse ser, porque se não podia segurar Malaca doutro modo: porq pera assentar feytoria sem fortaleza e poder de tão maa gente como a de Malaca, lhe não parecia seruico del rey seu senhor, & lhe parecia muyto grande ter ele feytoria em Malaca por ela ser escala de todo mudo & tão principal como sabião: por isso que lhe dissessem todos seus pareceres. E todos forão de comu acordo que se deuia de castigar el rey de Malaca, & derribarse sua soberba, & se se podesse fazer fortaleza, q se fizesse porq seria muyto seruico delrey de Portugal. E coeste acordo, assentou ho gouernador que no dia seguinte, que erão vite quatro dias de julho vespera do apostolo Santiago, em que ele tinha singular deuação, se desse na cidade, & antemanhaã como ouuissem tanjer hua só trôbeta se ajuntarião todos abordo da capitayna embarcados com sua gête nos seus bateys, & assi na galê & na fusta, & q desebarcarião os capitaes co a gete fevta em dous esquadrões, hu em q fossem dom Ioão de lima, Gaspar de payua, Fernão perez dandrade, lames teixeyra & Bastià de miranda desembarcarião no cabo da pôte dodestaua a mezquita & as casas del rey, & ele co a bandeyra real desembarcaria no outro cabo da ponte da banda da cidade. E desembarcarião coele Duarte da silua, lorge nunez de lião,

Simão dadrade, Ayres pereyra, Ioão de sousa, Antonio dabreu, Pero dalpõem, Dinis fernandez, Simão martîz caldeyra, Simão afonso besigudo, & Nuno vaz de castelo branco, & que desembarcados acodirião todos ao meyo da pôte, & q dali lhes diria ho tempo o que auião de fazer, porque como ele na tinha visto a cidade, não se sabia determinar no q faria. E sabido polos capitães dos Chis como ho gouernador tinha assentado de peleiar, offreceranselhe co toda sua gente pera ho ajudare, & ele lho agoardeceo, & não quis dizêdo que a vitoria estaua nas mãos de Deos: & que se por ventura ele não sayse coela, & eles ho aiudasse, poderião despois receber mâs obras dos immigos tornado a Malaca, ou pelo mesmo feyto tomarião vingança em algüa gête sua que ainda andaua em terra: & tambe não queria que fossem feridos em suas pessoas ou mortos algüs deles. Mas que lhes rogaua q se posessem todos na galé que auia destar mais perto dode os nossos auião de pelejar, pera vere como pelejauão, & dessem disso novas em sua terra, & q lhe emprestassem as barcas dos seus jugos pera a desembarcação dos nossos, porque os bateys da sua armada não abastauão: & eles ho fizerão assi.

# CAPITOLO LVI.

De como ho gouernador acometeo a cidade, & ganhou a pôte & a mezquita com grande destruyção dos immigos: & de como se tornou aa frota, & a causa porque.

Ao outro dia q foy vespera de santiago, chegarase os capitaes co sua gente a bordo da capitayna duas horas ante manhaa. E feyta per todos a conssam geral a hu clerigo que os assolueo, abalou ho gouernador coeles: & em amanhecendo que os immigos os virão ir, começão de tirar co sua artelharia q tinhão assentada em suas estancias, de hua & da outra bada da pote, & era tanta & tiraua tão a miude que fazia tremer ho mar &

a terra, & tudo era cuberto de fumo. E certo q nunca ate aquele dia despois que os nossos começarão a conquista da India, cometerão cousa tão forte como estaua aquela ponte, në em que esteuesse tanta artelharia, nem que teuesse tanta gête pera a defender, & tão determinada a morrer sobrisso como esta: & jugando a artelharia dos îmigos, receberão os nossos dela algû dăno ate chegarem a terra, onde poyarão repartidos como estana determinado dando hûs & outros hûa grande grita, & tanjedo as trôbetas, & os immigos derão outra, tocado tambem seus instormentos de guerra, que fazem hû som aspero & espantoso, & assi era a cousa muyto espatosa, porque os îmigos erão muytos em demasia, & a mor parte deles be armados darmas defensiuas, & todos deofesinas, hûs co arcos & frechas, outros co lanças & padeses tão compridos como os de Biscaya, & outros com zarauatanas co que tirauão huas frechas curtas & delgadas emheruadas co tanta força que logo trancauão: & as feridas destas sam sem cura. De todos estes generos darmas forão os nossos be seruidos despois que chegarão âs trăqueyras q estauão dhita banda & da outra da pôte, & em ambas a peleja foy muy crua, & du-rou hù boo pedaço que os îmigos se defendião valentemête: & assi morrerão deles muytos, & muytos dos nossos forão feridos. E co tudo os q hião com ho gouernador como erão mais q os outros que pelejauão na outra tranqueyra da bàda da mezquita entrarão primeyro, & fizerão recolher os îmigos â boca da rua principal da cidade, onde se teuerão, & se defendião com muyto esforço. Do loão de lima, Fernão perez, Gaspar de payua, Bastião de miranda & Iames teixeyra como entrarão a tranqueyra da banda da mezquita forão dar co el rey, que vinha co muyta gente & a principal que auia na cidade, & trazia seus alifates armados co grandes espadas atadas nos dentes & seus castelos encima cheos de frecheiros, & el rey vinha encima dhú destes alifantes diate de todos: & foy este esquadrão tão medonho

que essa gête miuda dos nossos auedo medo se começarão de retirar, & Fernão gomez de lemos & Vasco fernandez coutinho se deixarão estar quedos, & poserão as lãças no alifante del rey, & feriranno tão mortalmente que por mais que ho mestre q ho mandaua o quisete que por mais que ho mestre q ho mandaua o quisera fazer passar auante nuca pode, antes ho alifante ho acolheo co a troba, & ho lançou fora de si, & co grande furia virou atras, & deu nos outros alifantes, & desbaratou os, & ele morreo: & aqui foy hua muyto grande briga, porque vendo el rey que ho alifante fugia, lançouse fora dele, & começou de pelejar: porque os nossos erão ja muytos, que acodio logo dom loão de lima, & coele Martim guedez, & assi acodirão Ferna perez, Bastião de miranda, Gaspar de payua, Iames teixeyra, & sua gente vedo que seus capitães pelejauão. Dos immigos també auia muytos, & pelejarão muy brauamente, & forão mortos muytos, & el rey foy ferido em hua mão de hua laçada, & saluouse polo nã conhecerê, q doutra maneyra fora tomado, & forão feridos muytos dos nossos, principalmente os capitães & outros homês assinados que pelejauão na diateyra: & como el rey foy ferido q fugio, os seus se retirarão logo pera ho oyteiro onde estauão as suas casas, & fizerase ali em corpo: os nossos os não quiserão mais seguir, por acooyteiro onde estauão as suas casas, & fizerase ali em corpo: os nossos os não quiserão mais seguir, por acodire ao gouernador que estaua em grade aperto. Porq ao tepo que os nossos começarão de pelejar co elrey, se apartarão dele tres capitaes seus co obra de setecentos dos îmigos, & acodirão a pote pera a bada da cidade & derão na traseira do gouernador q pelejaua co tamanho peso de gête dos îmigos, que ne ele ne os seus se podião valer hus aos outros. E sentindo eles os îmigos que lhe dauão na traseira, porq se os seus não desbaratassem, mandou a loão de sousa, Ayres pereyra de berredo, & a Antonio dabreu q co a gête de suas capitanias fizessem rosto aos îmigos: & eles ho fizerão co tanto esforco, que sosteuerão ho seu impeto que não passo to esforço, que sosteuerão ho seu impeto que não pas-sassem da pôte. E estâdo nisto acodirão os outros capi-

tães que desbaratarão el rey, outindo a reuolta q hia na pôte, & derã nas costas dos îmigos co grade grita, ferindo os muyto rijo. E quando se eles virão tomados no meyo lançarase todos ao rio co medo da morte, cuydando de se saluar, mas não poderão porq ho peso da môtante dagoa que hia pera dêtro os leuou todos a terra, & os nossos os matarão, & antreles forão os tres capitães del rey, de q hu ania nome Tuambadam homem muyto principal & priuado del rey sobre todos. Feyto isto tornarão estes capitães a acodir ao gouernador que estaua pelejando com ho corpo da gete na boca da pricipal rua da cidade porq os îmigos como erão muytos, & via a pouquidade dos nossos fazialhe rosto muy ousadamēte, & pelejauão co muyto esforço: & todauia os nossos os fizerão retirar pola rua a diante ate dar em bocas doutras ruas que sayão a ela, & os immigos se meterão nelas. E vendo que aqui podião tomar os nossos no meyo, teueranse muy rijo. O que vendo ho gouernador, como sabia que el rey co sua gente ficaua do outro cabo, & podia vir sobrele: & porq pera quão poucos tinha não podia entender em duas partes, recolheose à ponte com determinação de se fazer forte nela, & da bada da cidade começou de fazer hua tranqueyra co a mesma madeyra que ali tinhão os immigos, & mandou assentar logo hum par de tiros tambem dos que forão seus que varejauão aquela rua principal toda ao longo. E encomendou isto a Nuno vaz de castelo branco, & a Iorge nunez de lião, & q feyta a tranqueyra a goardassem. E começando estes tiros de varejar, os immigos, se recolherão ás outras ruas da cidade: & porem não deixauão por outras partes por onde os tiros não varejauão de dar rebates aos nossos, & torualos do que querião fazer, & co muytos espingardões que tinhão sobre os terrados das casas lhe fazião algu nojo: & no cabo da ponte da banda da mezquita, quisera ho gouernador começar outra tranqueyra, mas não pode polos muytos rebates que lhe dauão os immigos. E os nossos andauão

tão cansados de pelejar, & tão desuelados da noyte passada que se na podião ter em pe, porque passaua de meyo dia & a calma era muyto grande, assi pola fazer como por se lhes dobrar co ho trabalho, o que os fazia enfraquecer, tanto que não auia que os fizesse trabalhar, porque ja a natureza não podia sofrer mais trabalho & desfalecia, & não auia co que lhes tornar as forças, porque como os bateys erão poucos pera a gente desembarcar não ouue neles lugar pera mantimento, & tambem por ho gouernador polo dito de Ruy daraujo se confiar que se faria forte na ponte, & que dali mandaria por mantimeto aa frota quando lhe fosse necessario: & mais q como ganhasse a ponte el rey quereria paz. E quando vio que tudo era ao cotrayro do que trazia imaginado, determinou de se tornar aa frota, porque pera mandar laa por mantimento não podia ser sem ir laa algua gente, & qualquer que tirasse da que tinha, lhe fazia tamanha mingoa que mais não podia ser: & pera se fazer forte na ponte não podia, porque gête tão cansada como a sua não podia fazer tranqueyras, & sem elas postoq se recolhesse na mezquita sem mantimeto, estaua certa sua perdição, por quão certo tinha acodirem os immigos sobrele, & por isso determinou de se tornar aa frota. Mas në por isso deixou de prouar se se podia fazer forte, animando os nossos a trabalharem. E vindo a viração, mãdou a Gaspar de payua que com cento dos nossos posesse ho fogo aa cidade daquela parte que estaua junto da ponte, & ho mesmo mandou a Simão martiz que fizesse da banda da mezquita onde estauão as casas del rey: & ambos ho fizerão assi, & dhũa banda & da outra arderão muytas casas, & nas del rey se queymou ho seu estrado, & hũa cadeira dourada, & muytas alcatifas, & cortinas de seda borladas douro, & muyta riqueza. E être tanto ho gouernador deu conta a algus dos capitaes de sua determinação de se recolher, dizendo as causas porque: & pois sabião por onde auião de desembarcar, & como auião dir apercebidos, que esperaua em nosso senhor de tornarem muyto cedo a ganhar a cidade & ficar senhores dela. E parecendo bem aos capitães o que ho gouernador dizia, madou fazer sinal de se recolherem, & seria ao sol posto, & ele foy ho primeyro q se recolheo, porque vendo a gente q se recolhia se recolhesse logo, q se desmandauão algûs a roubar, que roubarão duas casas del rey cheas de mercadoria, & isto leuarão da cidade, & setenta & duas bombardas que estauão naquelas estancias da ponte, delas de metal & outras de ferro, & huas tiraua pelouro de serro cuberto de chumbo, & outras de pedra. E isto feyto foy posto fogo aa mizquita, de que ardeo ho telhado q era dola, & por dentro muytas obras que erão de madeyra: & assi foy queymada hua grande casa de madeyra que estaua assentada sobre hum carro que tinha trinta rodas, cada hua tamanha como hum quarto. E esta casa mandara fazer el rey de Malaca pera andar nela pela cidade el rey de Pão que ele casaua com hũa sua filha. & tinha pera isso aparelhadas grandes festas, & hua das inuenções dela era esta casa, que estaua toldada de seda por dentro, & embandeirada por fora, & toda ardeo. E vedo el rey de Pão o que os nossos fizerão desta vez, fugio logo pera sua terra. Feyta esta destruyção que os nossos sembarcanão, acodirão os immigos de todas as partes & fizeranlhe algum nojo de feridas, mas në então nem dâtes não morreo nenhũ, & dos feridos tão pouco, se nã dos que ferirão com sétas heruadas, de q morrerão algus a que não fizerão logo defensiuos, porque a Fernão gomez & a outros a que os fizerão viuerão, & os feridos passarão de setenta, & dos immigos forão feridos sem conto & morrerão muytos.

## CAPITOLO LVII.

De como hû mercador jao principal homê de Malaca mâdou pedir seguro ao gouernador, & lho deu, & de como ho gouernador mandou hum messajeiro a el rey de Sião.

N esta cidade como disse auia muytos Iaos, q̃ sam os mais valentes homês, & mais determinados de todas aquelas partes, & antreles auia dous principais que auião nome, hũ V tetimutaraja outro Quatepatir: & estes competião ambos sobre quem precederia na honrra, estado & valia, & Vtetimutaraja leuaua sempre auataje em tudo por ser mais rico de dinheiro, que tinha mais jungos que Quatepatir nem nenhu outro mercador de Malaca, & tinha moor trato, & mais poderoso de gente, porque tinha seys mil homes Iaos seus catiuos os mais deles casados que morauão ao derrador dele, & dhû seu gerro & dhu filho que tinha. E era tão poderoso q el rey de Malaca lhe auia medo, & por isso ho amimaua muyto, & ho deixaua ter pouoaçã sobresi na pouoação dos mercadores, & por esta causa valia muyto mais sem preço que Quatepatir & desprezauase dele, que nunca lhe quis dar por molher hua filha que tinha solteyra, & por todas estas rezões erão immigos. E vendo Vtetimutaraja ho desbarato q os nossos fizerão na ponte, & que não aproueitou a el rey ter a gente que tinha pera lhes resistir, temendose que ho gouernador tomasse a cidade, & destruyse tudo, quis segurarse pera isso, & mandoulhe hum grande presente de sandolos & outras cousas, mandandolhe pedir seguro pera toda sua familia, assi na terra como no mar. E por ho gouernador saber sua valia & poder & ho ter de sua parte, lhe concedeo ho seguro com condição que não fosse cotrele: & pera ainda ho mais segurar, & fazer dele amigo, ho mandou tambem visitar com presentes, & por amor dele não tocou em nenhum jugo Dajaoa. E posto que teue coele todas estas amizades, nem por isso ele deixou de dar ajuda a el rey de Malaca despois deste seguro. E mandandolho ho gouernador estranhar, respondeo que ele daua ajuda a el rey ainda que era pouca, & que ho fazia por ser estranjeiro, & não podia viuer em Malaca se ho assi não fizesse. E com tudo ho gouernador lhe manteue ho seguro por ter menos immigos com que pelejar. E segundo se despois soube V tetimutaraja na pedia este seguro ao gouernador se não pera se poupar & ficar inteiro, porque esperaua cedo por hu grande senhor Dajaoa chamado Patehonum, que auia de ir sobre Malaca co hua grande armada, que auia annos que fazia pera a tomar, & fazerse senhor dela, & pera isto mandaua diante tantos jaos a morar nela, & hião poucos & poucos pera dissimulação, porque quado fosse teuesse em terra grande corpo de gente que se leuantasse contra os malayos, & por esta rezão queria Vtetimutaraia estar inteyro com seu poder: & tambem fazia conta que tão desbaratados podião ficar os nossos ou os malayos quaesquer que vencessem, que lhe seria facil cousa acabar de desbaratalos com ho poder que tinha, & fazerse senhor da cidade, antes que Patehanum chegasse, & coesta determinação quis ho seguro. E ho gouernador por ter tambem de sua parte mercadores de Malaca, lhes mandou dizer por Ninachatu que não gria coeles nenhua guerra, senão paz & amizade, & por amor deles não destruyra a cidade, & deixara de a roubar, porque esperaua de a soster coeles, o que eles crerão ainda que não mandarão reposta: mas dali por diante aconselharão a elrey que fizesse paz com ho gouernador. & se lhe offrecerão a pagar por ele a dinheiro a fazenda que lhe pedia. E el rey não quis assi por amor dos mouros estranieiros lho contrariarem, como por ele se auer por muyto iniuriado dos nossos lhe entrarem a cidade, & tornou a reformar todas as estancias que tinha, & fazelas muyto mais fortes, & assentar nelas muyto

mais artelharia da que tinhão dantes. E a rua principal da cidade que começaua da ponte, mandouha atalhar com hua tranqueyra, em que tambem mandou assentar artelharia, & polos lugares por onde os nossos desembarcarão madou meter muytos abrolhos heruados: & pera mais animar os jaos liures que auia na cidade, mandoulhes pagar soldo. E de tudo isto foy logo ho gouernador auisado por Ninachatu, o que quisera storuar q não fosse auate co madar leuar hu jugo grade cheo de gete & dartelharia: & madou a Antonio dabreu q hia por capitão q fosse surgir junto da pote, & dali defedesse co a artelharia q se não fortificassem os îmigos. E este Antonio dabreu era bû fidalgo da ilha da madeira, & por ho jugo ser grâde não pode passar do banco com quantos remedios lhe fizerão, nem menos outro mais pequeno, porque erão ja as agoas quebradas, & foy forçado esperar polas viuas. E vendo os Chins que a tomada de Malaca se dilataua, pedirão licença ao go-uernador pera se hirem, & pediranlhe arroz, porque da cidade por causa da guerra não podião auer nenhum mã-timento. E ho gouernador lho deu em abastança, & assi lhes deixou leuar a pimenta que tinhão nos seus jungos, posto que sabia que era dhu mouro malayo. E coestas honrras & fauores que lhes ho gouernador fez forão os Chins muyto contentes & dauão muytas graças a Deos por os tirar do poder de tão maa gente como os mouros malayos, & prometerão ao gouernador, que se os ele lançasse de Malaca que viria nela tanta riqueza dos Chins que se espantasse, porque polo mao trato que re-cebião dos mouros não vinhão ja tantos jungos como soyão. E porque hum senhor destes jungos que auia no-me Pulata auia dir aa cidade de Sião fazer mercadoria, lhe rogou ho gouernador que lhe leuasse hum messejeiro a el rey de Sião, que polos Chins sabia que era hum grade principe muyto rico & poderoso de gente: & por isso ho gouernador desejaua de ho ter por amigo, assi pera se fauorecer coele como pera auer mantimentos de

seu reyno, que era tão perto de Malaca como ja disse. E ho messejeiro que lhe mandou foy hum daqueles que forão catiuos com Ruy darauio que sabia a lingoa, por quem lhe mãdou hữa carta em que lhe dizia como ficaua no porto de Malaca, & o que tinha feyto, & o que determinaua de fazer, que folgaria muyto se ho ele quisesse fazer de mandar gente dos portos a pouoar Malaca despois de tomada: & isto lhe mandaua dizer porque sabia que el rey de Portugal seu senhor pola fama que tinha dele, & saber que era gentio, lhe era muyto afeyçoado, & folgaria de ter coele paz, amizade & trato, & coesta carta lhe mandou hữa espada rica. E coisto se partio ho messejeiro em companhia de Pulata.

#### CAPITOLO LVIII.

De como ho gouernador se apercebeo pera tornar a peleiar com os immigos, & como assentou com os seus que ho fizesse.

Determinado o gouernador de tornar outra vez a cometer a cidade & ir prouido pera a tomar, & não tornar atras, madon leuatar alguas pipas pera coelas cheas de terra fazer tranqueyra sem trabalho, & assi mandou fazer machados, enxadas, & picões, porque de tudo teue necessidade da outra vez, & muyta soma dalmazem de sétas porque não auia nenhũ. É isto tudo & mãtimetos mandou carregar no jungo, porque coele determinaua dabalrroar a pôte, & nele & nela se fazer forte. E vindas as agoas viuas, porq ho iungo não podia ir sem muyto trabalho & perigo, madou a certos capitaes (de que hu foy Fernão perez dandrade, posto q estaua ainda ferido) q fossem em seus bateys pera ho goardare. & pera ho leuarem â toa, & por a carrega que leuaua ser grande não ho poderão leuar sem se passarem nisso alguas marês, porque não podia ir sem a montante dagoa, & coela ainda surdia muy pouco espaço. E

vendo isto os immigos, determinarão de ho queymar vendo isto os immigos, determinarão de ho queymar com balsas de fogo, o que ho gouernador soube logo por Ninachatu, que tinha muyto grade trabalho de saber o que se ordenaua contra os nossos. E sabido polo gouernador ho ardil pera lhe queymarê ho iûgo, mandou fazer prestes todos os bateys da frota co garoupezes muyto compridos, & nas pôtas arpeos com cadeas de ferro, & madou aos capitaes que fossem dormir iunto do iûgo. E na primeyra noyte em que os îmigos anião de laçar as balsas com a decête dagoa, ve polo rio abaixo tres barcos hem compridos que vinhão ardendo. abaixo tres barcos bem compridos que vinhão ardendo com hũa chama muy forte, & furiosa que alomeauão tudo ao derrador por grande espaço, a que os nossos bateys sayrão logo dando a gente hũa grande grita, & com os arpeos dos garoupezes desuiarão as balsas que não chegarão ao jungo, ne lhe fizerão nenhû noio, & dali por diâte teuerão noue noytes este trabalho, porque em todas arreo laçarão os imigos tres balsas em cada hua, & as vezes quatro. E co todas estas balsas não desxauão estar ociosa a muyta artelharia que tinhão com que tirauão ao iungo por todas as partes, & muytos dos pelouros acertauão nele & ho passauão de parte a parte, principalmente despois que passou ho banco que estaua hum tiro de beesta da ponte, & erão os pelouros de ferro cubertos de chumbo do tamanho dos despera, & erão em tanto numero, assi estes como outros tiros despingardões, que se ho iungo não fora cercado darrõbadas nenhũ dos q hião nele escapara de ferido ou morbadas nenhũ dos q hião nele escapara de ferido ou morto. E cổ tudo Antonio dabreu foy ferido dhũ tiro despingardão que lhe deu polas queyxadas, & lhas passou quebrandolhe a mór parte dos dentes, & leuandolhe hũ pedaço da lingoa. E sabendo ho gouernador mandaua poer è seu lugar Pero dalpõem & Dinis fernandez: do que se ele agrauou, dizêdo que estaua ainda vivo, & tinha pés pera andar, & mãos pera pelejar, & lingoa pera mandar o que se auia de fazer, que em quâto teuesse vida nă auia dalargar ho lugar a ninguê, que da

cama mandaria o q se fizesse. E coisto não quis ho go-uernador poer outros capitães no jügo: & vedo q ele es-taua ja perto da pôte & e nado que podia surdir auante co qualquer toa, & que se mais dilatasse ho cometimeto da cidade que lhe meterião ho jugo no fundo, ou lhe matarião quatos hião nele, determinou de a etrar. E auedo dezasseys dias q a cometera da outra vez, chamou a coselho, & disse a todos os q nele estauão. Deos nosso senhor he muyto boa testemunha, q da primeira vez q̃ cõ sua ajuda, & por vosso esforço etramos a cidade: eu a tornei a alargar cotra minha votade, assi por não irmos prouidos pera ficar, como por vos assi parecer bem, porque doutra maneyra eu me não tornara aa frota, posto que soubera perder a vida, porque nela não se perdia nada pois cada hũ de vos pode ter ho cargo q tenho. E em perderse esta cidade, se perdia muyto sem comparação, assi do seruiço de Deos nosso senhor, como del rey de Portugal, cujos vassalos somos, porque ela he fonte de toda a especiaria, droga & riqueza de todo mundo: pouoada dos mais ricos mercadores que ha nele, viueiro do trato dos mouros que morão em todas as terras descubertas na India & fora dela, de que se todos mantem, & com que se todos sostem, porque sem Malaca não podem tratar em tantas partes como tratauão, nem podem abastar ho Cayro, Alexandria & Veneza de tanta especiaria, droga & riqueza, porque ela he a fonte de que corria pera Calicut antes que os nossos conquistassem a India. E lançados os mouros fora de Malaca, não somente se apagara ho fogo da seyta de Mafamede que não laure mais por diante, mas ainda parece ho mais certo caminho que pode ser pera os mouros despejarem a India, porque despois que lhe tirarão a mama de Calicut, se lhe tiramos esta não tem mais com que se mantenhão, pois em todas estas partes se não sabe outro de que se tire especiaria, se não deste que he a principal cousa com que tratão, & tomandolho nos com a despesa que se fez na armada

que trouvemos, escusamos fazerense outras muytas, & muyto grandes em continuas armadas que sera necessario andarem no mar pera defenderem que não leuem a Meca tanta riqueza como leuão, o que podeis bem ver por oyto naos que aqui temos tomadas que leuão mais que vinte das nossas, pois que fara em quantas daqui partem cada dia a fora as dos estranjeiros: & este he partem cada dia a fora as dos estranjeiros: & este he ho caminho por onde hia mais pimenta a Meca que de Calicut. E com esta chaue de mea volta, que he tomar Malaca se carra este caminho, & el rey meu senhor fica senhor de tudo: & posto que Malaca seja muyto grade, & pareça trabalhosa de soster, isso seria se ho rey dela teuesse mais terra donde se podesse reformar o que ele não tem, se não se a perder fica de todo perdido, & que me digais que tomada por força se despoucara dos mercadores gentios, & despoucada deles não presta mais pera nada, nê auera hi mais mantimentos, porque por amor deles os trazem de fora. Digonos que abasta por amor deles os trazem de fora. Digouos que abasta que fique Ninachatu, & seus parentes & amigos, a que por amor dele tenho dado seguro, que confiados nele hão de ficar, & estes farão tornar os outros que eu sey que hão de permanecer, porque como eles estauão costumados a viuer debaixo do poder & tirania dos malayos, sem verdade & sem justiça, desarrezoados & soberbos, & gostarem da nossa justiça, verdade, & frâqueza, mansidão, & brandura, & a maneyra de que el rey meu senhor manda que tratem aos que se fazem seus vassalos nestas partes: & não digo eu tornarem eles a pouoar Malaca, mas da India virão outros a viuer nela, & farão as paredes douro. Todas estas cousas que ditas terba usa pura diante, por ma diagrados autra vera se usa para nho vos pus diante, pera me dizerdes outra vez, se vos parece bem fazermos fortaleza nesta cidade: porq he minha determinação de em quanto gouernar a India não desembarcar com gente, nem pelejar se não no lugar que ouuer de soster co fortaleza, porque auenturar a perder gente em cousa que não ha mais que tomala & deixala, não me parece que he seruiço del rey meu senhor, aueturar a perder hu homem por quanta riqueza se pode ganhar. Ouuidas todas estas cousas polos do conselho, a moor parte deles se assirmarão q se deuia de tomar Malaca & fazer fortaleza, & laçar os mouros fora, a outros lhe parecia muy dura cousa de pelejar co tanta gente quâta tinhão visto na cidade, & muyto mais dura fazer fortaleza, & dizião q vendo os îmigos que lhe entrarão suas tranqueyras, as tornarião a fazer tão fortes que as não podessem os nossos entrar sem muytos perderem primeyro a vida, & que os que ficassem a perderião tambem despois por ser muy demasiada a multidão dos immigos q auia dentro, que com as frechas heruadas os matarião todos: & posto que se tomasse a cidade, que os nossos auião de ficar taes da batalha, que ficarião mais pera jazer em cama que pera fazer forta-leza, em que se não deuia de falar por ser ho tempo muy curto pera tornarem a India na moução: & que lembrasse ao gouernador quanto importaua tornar laa âtes do inuerno por ho perigo em que ficaua Goa se ho Hidalcão tornasse sobrela. E porem como os outros que dizião que se tomasse Malaca erão mais, não se tomou ho parecer destes, & disse ho gouernador que ele tinha por sem duuida que nosso senhor queria que se tomasse Malaca, pera que ho seu sancto nome ali fosse louvado & exalçado, & ho sinal que tinha disso era, que sendo os mouros tão auisados & sesudos, & tendo prouadas suas forças com ficar desbaratados, & sem esperança de socorro de nenhua parte querião ainda guerra, que nosso senhor lhes cegaua os entendimentos pera que não entendessem o que fazião. E assentado que se pelejasse, determinouse que ao outro dia que era sesta feyra alez dias Dagosto, duas horas antemanhañ com a preamar cometessem a cidade, & ho jungo abalrroasse a ponte, & juntamente poyasse ho gouernador em terra com sua gente da banda da pouoação dos mercadores, & que não sayse em duas partes como da primeyra vez, porque os immigos estarião melhor apercebidos pera sua

defensam do que então estauão: & pera que a gente fosse mais aa sua vontade, fosse tambem a galee & a carauela latina. E pera que se impidisse que os immigos não acodissem tantos a defender a ponte, que hirião com ho gouernador duas barcas com algüas peças grossas dartelharia, que como ho jungo aferrasse a ponte porsehião dambas as partes da angra a tirar aos îmigos que acodissem, & goardarião as costas aos nossos que auião de trabalhar em hữas tranqueyras que ho gouernador auia de mandar fazer pera sua segurança.

# CAPITOLO LIX.

De como ho gouernador desbaratado ho poder del rey de Malaca lhe tomou a cidade, & ho fez fugir dela.

Ao dia seguinte, dia do bem auenturado martir sam Lourenço duas horas ante manhaã forão todos os capitàes a bordo da capitayna com sua gente embarcada nos bateys, onde feyta a confissam geral, & assoltos per hum clerigo, partirão pera a cidade com preamar: & se muytas bòbardadas & espigardadas teuerão da outra vez muytas mais teuerão desta, porem nã deixarão de passar auante, & ho jugo parecia hua torre com suas arrobadas & seteiras, & artelharia por proa, & por ambas as bandas, & com hù masto & gauia, & nela muytas lanças, & arteficios de fogo & pedras, & em chegando à ponte abaltroou logo coela por mais que se os immigos defederão, atre os quaes a reuolta era muy grande, hus por defenderem a ponte dos que hiào no iungo, outros por defender a desembarcação do gouernador: & erão as bombardadas & espingardadas tantas da tranqueyra, a q os nossos hião desembarcar, que parecia que a cada pao estauão duas bôbardas, & a cada bombarda cinco espingardões. Com tudo isto os nossos romperão auante, & poyarão em terra co grande arroydo de gritas & tanger de trôbetas: & nisto começão de chouer da trăquevra grande multidão de frechas, de zarauatanas & darcos, & muytas pedradas, & lanças darremesso, & ferirão bem oytenta dos nossos: mas eles a tora ferirem sem coto dos îmigos, matarão muytos, & como eles erão muito mais dos que os nossos podião ferir & matar, defenderanse hû boo pedaço primeyro que os entrassem. Entrada esta tranqueyra, apartaranse logo Dinis fernandez, lorge Nunez de lião, Nuno vaz de castelo branco & lames teixeyra, que por mandado do gouernador hião ordenados pera ganhar a mezquita com a gente de suas capitanias, & assi se apartarão outros q també hiào ordenados pera cometer a traqueyra que atalhana a rua grande da cidade, porque não acodissem ali os immigos, de que morrerão nela muytos pola defender, & por derradeyro ficou dos nossos. E deixando ho governador nela os capitães que digo co corpo de gente, foy logo com a gente de sua bandeira dar costas aos capitães a q mandou tomar a mezquita, & estes quando forão acharão ja despejada a ponte por Antonio dabreu, que assi como abaltroou coela assi a axorou dos immigos que não ousarão desperar os tiros que ho iungo leuaua por proa, & recolheranse aa tranqueyra que estaua daquela banda antre a ponte & a mezquita: & os nossos capitães que hião tomar a mezquita, derão naquela tranqueyra, onde os immigos forão tão apertados, assi dos nossos por diante, como da artelharia das barcas que jugaua por detras, que alargarão a tranqueyra & foranse retirando pera a mezquita, & os nossos apos eles: de maneyra que indo ho gouernador pera lhe dar costas, achou que leuauão os immigos de vencida. E neste tempo acodio tambem el rey de Malaca pera ajudar os seus, & hia sobre hum alifante: & quando soube ho termo em que a cousa estaua, fez volta pera os seus paços, & hião coele obra de tres mil homens apadessados os mais deles. E Dinis fernandez de melo q hia na dianteira dos nossos como chegou aa mezquita (que estaua despejada) não quis passar auante, nem se-

guir el rey posto q chegou perto de sua gête, porque tinha o gouernador defeso a ele & aos outros q não passassem da mezquita por cousa nenhua: & tambem segudo se despois soube não quis Dinis fernandez, & os outros capitães seguir a gente que hia com el rey, porque por outra rua grande parecia infinda gente dos immigos que lhes ficaua nas costas se seguissem el rey. E vêdo ho gouernador ganhada a mezquita, deixou ê goarda dela Nuno vaz de castelo branco, Iames teixeyra, Dinis fernandez & Iorge nunez de lião, & tornouse â pôte a fazerse forte, onde achou ja fora do jungo pipas, enxadas, pâs & cordas que Antonio dabreu tinha mandado tirar pera se fazer das pipas cheas de terra hũa trăqueyra no cabo da ponte da banda da cidade, & outra da banda da mezquita: & entre tâto que se as pipas enchião entrarão pera dentro da ponte as barcas com a artelharia, que postas dhû cabo & do outro varejauão co os tiros fortemete & goardauão as costas aos nossos que trabalhauão nas traqueyras da cidade que forão feytas breuemente, porque não somête os baixos, mas os altos trabalhauão a que mais podia, & co muyto prazer cauauão area, & tomandoa as costas enchião as pipas, & delas & de algua madeyra fizerão duas tranqueyras, & e ambas foy assetada artelharia: & forão feytos toldos na ponte & no jungo pera se apousentar a gete. E entre tanto que se esta obra fazia, os îmigos fazião assaz de nojo aos nossos co sua artelharia & espingardões, pricipalmête da banda da pouoação grade, onde tinhão as bombardas & espigardões postos sobre os terrados das casas, & a estes não podia a nossa arte-lharia fazer nenhũ nojo. O que vêdo ho gouernador por atalhar ao que fazião, mandou a Gaspar de payua, Fernão perez, Simão dandrade, Pero dalpõem, Antonio dabreu, do Ioão de lima, Ayres pereyra, Simão martiz & Simão afonso, que repartidos em duas partes fossem com sua gente por duas ruas da cidade, & q a corressem toda, & não dessem vida a cousa nenhua. E ele

206

pera es fauorecer se pos em corpo na rua principal com Bastião de miranda, Duarte da silua, Ioão de sousa, Iorge botelho, & Afoso pessoa. Entrados estes capitaes pola cidade, acharà logo algûa resistêcia nos immigos, co que apertarão tão ousadamete que os leuarão de vencida, & metendose pola cidade, matarão tanta gente do pouo que não se pode crer, & com pressa se lançarão muytos ao mar, parecendolhe que laa se saluarião, & asogouse a mayor parte, & a outra foy morta por algüs dos nossos que acodirão em dous esquifes a fazelo: & desta maneyra forão desapressados, & acabaranse as tranqueyras. Recolhidos os nossos capitães de fazerem esta destruyção na cidade, mandou ainda ho gouernador tomar duas casas junto com a pôte da parte da ponoação grande & assestar artelharia nos terrados, & bastecelas de gente com capitâes: & ho mesmo fez na mezquita, & forão os capitães, lorge nunez, Mono vaz, Dinis fernandez de melo, lames teixeyra, Ayres perevra & Bastião de miranda, & algûs dos bateys mandou entrar pera dentro da ponte, porque goardassem de noyte ho rio, & mandou aos q estauão neles que tirassem os tiros que podessem em cada quarto da vigia, & os outros mandou os pera a frota, pera que a gente do mar que hia neles a ajudasse a goardar aos bombardeyros q laa ficarão: & nestas obras que digo se gastou todo ho dia. E vinda a noyte que ho gouernador se auia de recolher na pôte, foy primeyro visitar os nossos feridos que estauão agasalhados no jugo, q não forão mais que os q disse, & nenha na morreo, & dos immigos forão mortos sem conto.

# CAPITOLO LX.

Do q ho gouernador fez em Malaca despois de a ter ganhada de todo, & do que el rey fez despois que a perdeo.

Vinda a noyte q ho gouernador se recolheo com a gente be cansada de tanto trabalho como leuou aqle dia, assentou com seus capitaes de ao outro dia e amanhecendo cometer a pouoação onde el rey viuia, q ele não cometeo no mesmo dia que ganhou a pôte, porque em a fortalecer se gastou a parte que ficaua por passar despois de gauhada. E como ho gouernador sabia ho grão poder de gente q el rey tinha consigo, & quão boa era de guerra, & quão be armada: & ele quão pouca tinha, pareceolhe q era melhor irse metêdo pola cidade pouco & pouco a saluo da sua gente, que meterse de roldão co perigo de se perder. E agla he a prudencia do boo capitão tomar por manha o q não pode ganhar por força: que se ho gouernador quisera logo esbarrodar quiça q se perdera segudo os jaos com que auia de pelejar sam determinados, & mais estando a soldo del rey que os auia danimar a pelejare por amor do grade tesouro que tinha, & sabia que entrando os nossos as suas casas lho auião de roubar. E isto que os nossos sabião os fez muy aluoroçados pera ao outro dia cometerê a pouoação onde viuião el rey & ho principe com seus mãdarins, que sam os fidalgos. Porem el rey não quis esperar este cometimento, que bem lhe pareceo que auia de ser como amanhecesse: & como sabia q aos nossos não se tinha nada, não quis perder ho tesouro pois perdia a cidade. E aquela noyte ho mandou carregar e alifantes, & partiose ate manhaa co ho principe, leuando consigo esses capitaes que lhe escaparão na batalha, & assi os gouernadores da terra & seus mandarins, q todos leuarão suas familias, & foyse el rey meter polo sertão é quintaâs coesta gente ate ver o que ho gouernador determinaua, q lhe parecia q na quereria mais q roubar a cidade & irse. E partido el rey soube ho ho gouernador em amanhecendo, & acodio logo com grande pressa, mandado diante esses capitaes com sua gente, q quando sobirão ao oyteiro onde el rey morana virano ir tao longe que desesperarao de ho poder alcançar, & por isso ho não seguirão, & ficarão tão agastados de se lhes ir assi el rey com seu tesouro, que se quiserão vingar em queymar as casas del rey & do principe, & dos màdaris, & poseralhes ho fogo: do que pesou muyto ao gouernador porq sabia quanto fato auia dauer dentro, & quando quis madar apagar o fogo ja era tudo ardido, & perdeose ali muyto mouel & muy rico: & por isso ele defedeo co grades penas q ningue não posesse mais fogo, & como os mouros acabassê de despejar a cidade, q ele a mandaria roubar. E è algus dias q se passarão nisso, sepre o gouernador esteue na pôte & no jûgo, & e algûas casas, e sepre armada a gete de dia & de noyte co grade vigia, porq os îmigos como nã podião logo despejar por serê muytos dauá muytos rebates. Neste tepo pedira os mercadores Pegus seguro ao gouernador pera hirem a sua obediêcia, & deralhe quinhentos cruzados porque lhes não mandasse buscar os seus jugos, que era seys, & ficarão em sua amizade: & apos eles lhe foy Timutaraja falar & etregarselhe por seruidor delrey de Portugal, & seu: & disselhe que hũ filho seu que fora na batalha fora muyto ferido. Desapressado ho gouernador dos rebates dos îmigos, deu lugar que roubassem a cidade, saluo as casas de Ninachatu, q estaua coele do primeiro dia q ganhou a ponte. E repartidos os nossos em quadrilhas roubarão a cidade, & com quâto se não bolio com as casas dos Quelins, nem dos Pegus, nem dos laos: somente nas dos Malayos & Guzarates, & outros estrangeiros, se achou muyta & muy grossa riqza de mercadorias, & acharanse soterrados trinta & cinco marcos douro & vinte cinco de prata, & em hû almazem del rey se achou

infindo metal, & assi forão tomados passante de dous mil tiros dartelharia de metal & algûs poucos de ferro: & antre esta artelharia de metal se achou hûa bombarda grossa, que dize que el rey de Calicut mandou a el rey de Malaca, & assi forão tomadas muytas armas: & com o que se tomou na cidade, & mercadoria que se tomou no porto, assi nas naos de Cambaya & em algüs jungos, & algus jungos que se venderão, & outros que ficarão pera el rey, & assi em cico mil fardos darroz, ficarão pera el rey pagas as partes da gête passante de duzentos mil cruzados, a fora muytos escrauos & escrauas que se tomarão neste desbarato & despois dele. E porq ho gouernador assessegasse a cidade & se tornasse a pouoar como dantes, fez gouernador & justiça dos Chatîs, çlîs, a Ninachatu, & assi de todos os outros gentios de Malaca, & també por lhe pagar quanto seruiço fizera no fauor que dera a Ruy daraujo & aos outros cativos, & assi naçla guerra è lhe dar avisos das determinações del rey de Malaca. E dos mouros fez gouernador a Temutaraja, que seria home doytenta annos, & coestes dous se assessegou ho pouo de Malaca, & se tornou a pouoar como dantes de mercadores, saluo dos Malayos, à estes não queria ho gouernador consentir na cidade, ne onde os nossos os achauão lhe dauão vida. Neste tempo soube ho gouernador como el rey de Malaca se fora apousentar oyto legoas de Malaca ao logo dhù rio q se chama Muar, & deixou ho principe seu filho com seu arrayal, esperando como digo que deixasse ho gouernador a cidade: & por ho arrayal do principe estar perto do rio, mandou fazer nele estacadas muy fortes porque os nossos bateys não podessem lâ ir, & mais porque teue noua q Lasamane estaua perto de Malaca com sua armada, & assi el rey da ilha de Linga que era sugeyto a el rey de Malaca, caualeyro mancebo, & muyto esforçado, & vinha socorrer a el rey de Malaca, & quado souberão que ho gouernador estaua de posse da cidade tornaranse. E sabedo ho gouernador

a estacada que ho principe madara fazer, mandou logo là Gaspar de payua, Ferna perez, Simão dadrade, Ayres pereyra, Fracisco serrão, lorge nunez & Ruy daraujo, que a fora a gête dos nossos legarão mil & nouecetos homes da terra. s. mil laos q deu Temutaraja, seyscetos getios q deu Ninachatu, & trezetos Pegus q derão os señores dos iúgos de Pegú. E estes capitães chegado as estacadas as arracarão, & o pricipe como o soube fugio pera odestaua seu pay & ates q se levatasse o seu arrayal derà os nossos nele, & tomaralhe sete alifates co seus castelos de madeira & suas seelas com andores destado lauradas de marfim, & pintadas douro de pao muy bem assentado, & titas de muytas cores, & leuarão tudo ao gouernador, que andaua ocupado em fazer hua fortaleza de madeyra onde estava a mezquita, & por detro desta fortaleza no mesmo dia em que se começou, mandou abrir aliceces doyto pês de largura pera ho muro doutra de pedra & cal, & quis fazer primeyro esta de madeyra, porque se auia dacabar primeyro que a de pedra & cal, que se fazia de cantaria, assi de sepulturas nobres como da mezquita, & doutros edificios de que ho gouernador não sabia parte nem Ruy daraujo lhe soube dar rezão deles, & achouse cantaria, & tão fermosa que não podia mais ser: & muytas destas sepulturas q erão de reys antigos estauão metidas debaixo do chão, que forão tiradas com muyto grade trabalho: & assi acharão outra pedra de cabeça de que se fazia cal. E pera esta obra em que os nossos trabalhauão muyto, foy grande ajuda pera os aliuar do trabalho muytos malayos escrauos, antre os quaes entrarão muytos escravos casados com molheres, & filhos que foră del rey de Malaca, q os Iaos & Chatîs hião buscar por esses matos por madado do gouernador, & âtreles trouuera outros malayos principais que ho gouernador madou justicar por saber claramente que forão culpados na morte dos nossos que forão mortos em tepo de Diogo lopez. E vendo quatro mercadores dos principais de

Malaca que estauão com el rey ho fundameto que ho gouernador fazia da cidade, & sabedo como se tornara a pouoar tornarase parela fugindo a el rey, que neste tepo estaua em muyto grande necessidade de mantime. tos porque não auia dode lhe fossem, & era a fome tamanha em Muar q os seus escravos lhe fugião pera a cidade, & ele & ho pricipe se ouverão dapartar por jornada de tres dias hum do outro, & na lhe aproueitou, que crecia a fome de cada vez mais. E vendo eles que a sua gente os deixaua por essa causa, & desesperados de tornar acobrar Malaca tão asinha, porque não ficassem sòs de todo foranse pera ho reyno de Pão, cujo rey como disse era gerro del rey de Malaca, onde segudo despois foy dito ao gouernador morreo elrey de Malaca de fruxo de sangue, & ho principe se chamou dali por diante rey de Malaca, & se tornou a Muar leuando muytos mantimentos & gente, & ali se fez forte com tranqueyras, & com artelharia.

# CAPITOLO LXI.

De como o gouernador por apagar a moeda dos mouros em Malaca, mandou laurar moeda: & da solenidade com que foy pregoada.

Tornada Malaca apouoarse como dantes, estauão todos seus moradores muyto contêtes da justiça em q ho
gouernador os mantinha, & da verdade q achauão nos
nossos, & dizião que ateli nã ouuera nuca aquelas duas
cousas em Malaca, & que estauão seguros dos roubos
passados, principalmente ho pouo que era mais tirânizado. E coeste contentameto madarão os mercadores
seus jugos carregados pera os portos onde os custumauão de mandar, & dali por diante hião muytos a Malaca carregados de mantimentos & despeciaria, com o q
ela estaua muyto abastada & rica, & porq nela não auia moeda se não dos mouros, determinou ho gouerna-

dor de a mandar fazer, assi pera apagar de todo a dos mouros, como pera que mandasse poer na que se laurasse as insinias reaes del rey seu senhor. E tomado sobrisso ho parecer dos Chatins gentios, & outros homes honrrados moradores da cidade, mandou logo laurar moeda destanho, & de duas moedas pequenas q se chamauão caixas, mâdou fazer hũa a que pos nome dinheiro, & de dez dinheiros outra, a q pos nome soldo, & outra de dez soldos, a q pos nome bastardo: & porque não auia moeda douro nem de prata, nem nunca a ouuera (se não por peso fazião os mercadores suas compras & vedas) determinou co coselho dos q digo de mandar fazer moeda douro & de prata, & â do ouro foy posto nome catholico & pesaua mil rs, & a de prata outro tanto, & chamouse malaques, & ambas forão do mais fino ouro & prata q se poderão afinar: porque auia homês que sabião fazer prata baixa & alta, & assi ouro. Acabada de fazer aquela quâtidade de moeda, que pareceo ao gouernador que abastaria pera começar dapagar a dos mouros, madouha apregoar desta maneyra. No alifante del rey co seu castelo cuberto de veludo, hia aruorada a bandeyra real, & dentro no castelo hião Antonio de sousa de Santarem, & hũ filho de Ninachatu cada hū vestido à sua maneyra muyto ricos & galantes, & diate deles algus alifantes adestro com seus castelos també cubertos de panos de seda, & diàte hião os nossos trombetas & outros muytos instormentos da terra, & hião dous pregoeiros que pregoauão em lingoa malaya, que aquela moeda era a que mandara laurar ho muyto alto & muyto poderoso rey do Manoel rey de Portugal & de Malaca pera proueito dos seus moradores, & q ho seu capitão mor & gouernador da India mâdaua em seu nome que dali a vinte dias não corresse mais a moeda dos mouros sopena de perdimento da fazeda. E dando este pregão tocauão as nossas trombetas, & despois todos os outros instormêtos, & Antonio de sousa com ho filho de Ninachatu espalhauão decima do alifante a moeda assi douro como de prata & estanho, & assi correrão toda a cidade acopanhados de gente sem coto, que hião pasmados da grande solenidade co que esta moeda foy apregoada. Isto acabado mandou logo ho gouernador poer carbo da mesma moeda que se apregoou, & coisso foy apagada a dos mouros, & dali por diante correo a Portuguesa.

CAPITOLO LXII.

Em que se descreue ho grade reyno de Sião, & de como el rey de Sião mandou hum embaixador ao gouernador.

Os capitães chins que leuarão ho messeieiro do gouernador pera elrey de Sião: partidos de Malaca fizera seu caminho via da china, & dagla bada passando ho estreyto que se chama de Cincapura, entrarão em hugrande rio, & dahi se forão nos paraos dos seus jungos pelo rio acima ate hua grande cidade q se chama Vdia onde estaua elrey de Sião, que he muy grande senhor, assi de terra como de gête, & foy ja mayor porque começaua na cidade de Tenaçarim em passando Pegu, & dali indo ao longo da costa se estendia ate a pota de Cincapura, de modo que tomaua do mar da enseada de Begala ate a outra enseada em que a costa faz volta pera a China: & de Tenaçari cortaua dereyto pelo sertão ate a mesma enseada, em que entraua ho reyno de Malaca, ho de Pão & outros reynos q se lhe aleuantarão, & estão fora de sua obediencia. E com tudo he muy grãde señor, & tem muytos & bos portos em ambas estas costas, & todos sam grandes cidades em q se tratão muytas & muy ricas mercadorias. Em todo este reyno geralmente ha ouro, prata, beijoim q he rezina daruores, lacre, estanho, a que os da terra chamão calim, almizgre, & assi muytos mantimetos: chamasse Sião por amor da principal cidade que se chama assi, que estâ metida pelo sertão trinta legoas ao longo dhũ rio tão largo & tão fundo, que nadão nele jungos carregados, he

cidade muyto grande & populosa, & de ricos & fermosos edificios, & de muy grosso trato, abastada em grãde anôdança de muytos mantimentos, he ho principal assento dos reys deste reyno, & tê aqui hūs riquissimos paços & muy deleytosos com jardins de diuerso aruoredo, & de muytos generos deruas cheirosas, & de muytos canos dagoa & tanques muy apraziueis, & casas douradas de dentro & de fora. Este rey de Sião como digo he muy rico de thesouros, grão señor de terra, muy poderoso de gente, assi de pé como de caualo, & tê muytos alifantes de guerra, he gentio, & assi ho sam todos os de seu revno tirando os dos portos de mar que sam mouros: & estes se vão negociar ao sertão não lhe consentem leuar armas: te os gentios deste reyno costumes muy desuairados das outras gêtes. Dão as filhas a quem lhas gaba de fermosas, quando algum morre seus paretes ho come assado, & assanno em tres paos q estão empinados, & juntas as pontas huas com as outras, & no meyo hũ gãcho de ferro em que ho morto estâ dependurado polas curuas sobre hũa grade fogueyra, & em quato ho assam ho chorão os filhos se os tem, & despois dassado começão de comer & apos eles os outros, & queymão os ossos naquela fogueira: & a rezão que dão porque fazem isto, dizem que porq sua propria carne não pode ter melhor sepultura que eles mesmos. E chegando os capitães Chins a esta cidade Dudiâ onde estava el rey de Sião, mandaralhe dizer do porto como lhe trazião hũ messajeiro do gouernador da India por el rev de Portugal q ficaua em Malaca, & logo foy aos paraos dos chins hû capitão del rey de Sião com duzentas lancharas cheas de muyta gête: & sabêdo do nosso messejeiro ao q hia màdou o dizer a el rey, que lhe mandou que lho leuasse: & assi ho fez, & forão coeles os capitaes chins acompanhados de toda a gête das lacharas. Indo ho nosso messejeiro pela cidade, assi por ir com grade festa, como por ser home de nação, & trajo tão nouo nagla terra todos sayão auelo: & acompanha-

do de grande numero de gente foy ter aos paços del rey, que achou em hua grande sala assentado em hua cadeyra alta destado dourada, & a sala paramentada de borcados, & ele vestido muy ricamete ao modo chim: & todas suas molheres & filhas assentadas dhûa banda & da outra da sala, acompanhadas de suas damas ataujadas de borcados & de sedas & com muyto ouro & pedraria. E recebido ho messejeiro del rey com muyto gasalhado, deulhe a espada & a carta: & com tudo folgou muyto, principalmete despois que ouuio o que dizia na carta que lhe ho messejeiro leo, & preguntou muy miudamente pelo que ho gouernador fizera em Malaca, & por el rey de Portugal, & seu estado de que ho messejeiro lhe deu rezão, porque era discreto: & por lhe el rey fazer horra lhe mandou mostrar toda a cidade, & assi hu alifante branco que não ha outro no mundo, & tê el rev isto em tata estima q se chama señor do alifante branco. El rey ficou tão contente do q o gouernador fez em Malaca, q determinou de ter amizade coele, & madarlhe seu embaixador sobrisso, & pera fazer coele paz em nome del rey seu senhor, & despachou logo ho messejeiro que auia de tornar co os capitaes chis, & madou coeles seu embaixador. E assi se partirão todos dagla cidade & forão por terra ate os baixos de Capacia, & ali sembarcarão e tres panguejaoas co que chegarão a Malaca, onde ho gouernador tinha os muros da fortaleza em tal ponto que começauão de fazer as ameas, & estaua muyta artelharia assentada. E os capitães chins lhe entregarão ho messejeiro, dizedo q tinhão comprido o que deuião. E ho messejeiro lhe trouve hũa carta del rey de Sião parele, & hũ anel com hũ robi, & hum estoque douro, & hua copa douro. E a may del rey de Sião lhe mandou hũas manilhas de pedraria & tres bucetas douro, & pera el rey de Portugal húa carta do mesmo rey de Sião selada & çarrada: & na carta do gouernador lhe daua el rey muytos louvores sobre ho feyto de Malaca, que tinha por muyto grade, offrecedo seu

revno, sua pessoa, sua gente pera seruiço del rey de Portugal, & assi os mantimetos & mercadorias q fossem necessarias de sua terra pera isso, & dandose por muyto grâde amigo do gouernador, & outras muytas cousas damizade. Ho gouernador fez muyta honrra ao embaixador del rey de Sião, & ouuiolhe sua ébaixada, & por não ser têpo pera se partir pera sua terra ho não despachou logo: & assi fez muyta honrra aos capitães chins a q fez merce em nome del rey seu senhor. Apos este embaixador chegou outro del rey da Iaoa, que he hũa ilha grande q està da banda de leste da ilha de çamatra, & tão perto que se apartão ambas per hũ canal de dez ou doze legoas de largo que te muytas ilhas peqnas, & antrelas està cunda que he pedaço da de camatra, em que ha muyta & muy boa pimeta, & passada çuda está pera leste a ilha da jaoa, q jaz leste oeste. A costa da banda do norte sera de ceto & seteta legoas, & a do sul não he aîda discuberta, & por isso chamão os marinheiros ao q he discuberto ho meyo desta ilha: të na parte discuberta muytos portos q sam cidades grades. s. Tùba, Panaruca, Cidayo & Agaci, & este he ho melhor porto & de moor trato. He esta ilha a mais abastada darroz, carnes, assi saluajes como domesticas que se sabe no mundo, & assi doutros mantimetos & todos muyto baratos, nace nela pimēta, canela inda que tão delgada como papel, gingibre, ouro & cobre. A gete do sertão desta ilha sam gentios, & os dos portos do mar mouros: sam os naturais da ilha baços, grossetes aparrados & mal feytos, pore as molheres são aluas & de boo carão, & de fermosos corpos, grades musicas & engenhosas, & tratanse muyto be. Os homes andão nuus da cinta pera riba sem nada na cabeca, trazem os cabelos tosões & arrepiados pera cima, & as barbas peladas, o que custumão por galătaria: a mayor jura que faze he por sua cabeça, & dizem que não ha dauer sobrela nada, & matão quem lhe põe a mão sobrela, & por não andarem hũs mais altos que os outros não fazê casa

de sobrado. São muyto soberbos, metirosos & tredores: sam muyto ousados & pelejão sem medo. Suas armas sam boas lanças compridas de ferro, de folha doliueira sem espigão, trazê outras armas q chamão crises que lhes serue como a nos as adagas, traze cimitaras como turcos, & padeses de pao muyto leue & estopento que os cobre dalto abaixo, traze zarauatanas co que tirão frechinhas de palmo heruadas, & arcos tão compridos como arco de pelouro de corno de bufaro de duas peças, não estimão a vida por matarem hum grão senhor, & se adoecem promete à Deos de tomare outra morte mais horrada se lhe der saude, & como sam sãos vanse polo lugar ode morão & matão quantos topão ate q os matão. São tã soberbos q desprezão todas as outras nações do mudo, & cre q não ha nenhua tão boa como a sua: sam todos muy engenhosos e officios machanicos & grãdes artilheiros, & por isso os estimão muyto na India, & fazem poluora, & sam bos bobardeiros: faze muyto boas armas lauradas de tauxia & de motamo, & fazenas em horas & pôtos por feytiços de que sabem muyto, & dize que que as traz q não pode morrer em batalha ne ser vencido, & faze outras q matão como auentão sangue: & estas que faze co feytiços estão em as fazer dez annos pera esperar pelos pontos, em q as hão de laurar, & estas estimão os reys muyto. São grades monteiros & caçadores, te muytos caualos, caes & aues de caça, & leuão a caçar & a montear suas molheres em carretas cubertas co fermosos leytos de maçanaria & dourados. Ho principal rey desta ilha he gentio, & mora no sertão, & he grã señor de terra & poderoso de gête. Pola fralda do mar ha outros reys q sam mouros & obedecem a este gentio, & as vezes se lhe rebelão & ele os torna a sugigar. Este rey sabendo q ho gouernador tomara Malaca ficou muyto espantado, & determinando de ter coele paz & amizade, lhe mandou sobrisso seu embaixador, q despois de chegado a Malaca & darlhe sua embaixada, lhe deu hu presente da parte del rey, que forao hũa duzia de lanças com fundas de pao muy bẽ pĩtadas metidas nos ferros: hũ pano tào coprido como hũ beirame, em que estauão pintadas todas as suas batalhas co suas carretas co castelos de madeyra o tiração caualos, & alifantes armados com castelos do mesmo. & el rey naglas carretas com quatro bandevras, & pintado com seu estado, & cada cousa destinta por si, & tão natural que não podia mais ser, & deulhe vinte sinos pequenos de sua vsança que sam de fuzileyra. & não da feição dos nossos, & tangense co paos como atabaqs, & tagedores coeles, q os tagião acordadamete. E ho gouernador folgou muyto co a ebaixada deste rey e co sua amizade por amor dos muytos mátimetos q auia ë sua terra, de q Malaca tinha necessidade polos não auer nela, & fez muyta honrra ao embaixador, & mandouho muyto bem apousentar.

## CAPITOLO LXIII.

Dos muytos chaixadores que vierão ao gouernador dos reys comarcãos de Malaca.

Nestes dias chegou ao gouernador hũ messejeiro del rey de Campar que he hũ peqno reyno na ponta da grande ilha de çamatra defrôte de Malaca, não ha nele se não matas daruoredos que dão ho lenho aloes, a que na India chamão calambuco: as aruores sam grandes, & como sam velhas cortânas & tiranlhe ho lenho aloes, q he ho seu amego ou cerne, & ho de fora se chama aguila. E ambos estes paos sã de muyto preço, principalmente ho calambuco que val na India a peso douro, & dão cheiro suauissimo esfregâdo ho âtre as mãos, & a aguila queimado. Este messejeiro del rey de Căpar, pedio seguro ao gouernador de sua parte, & assi hũa bandeira das armas reaes pera lhe ir falar, que queria ser vassalo del rey de Portugal, & ficaua no rio de Muar com dez lancharas. E dandolhe ho gouernador ho se-

guro & a bandeira, foy el rey a Malaca, & fezlhe ho gouernador grandissima horra por ser aquele ho primeyro rey que naquelas partes se fazia vassalo del rey seu senhor por sua votade, & deulhe muytas dadiuas. E ele lhe deu de presente pera el rey de Portugal oyto fardos de lenho aloes & aguila, & dous de lacre. E feyto vassalo del rey de Portugal, se tornou pera sua terra muyto contête com muytas cousas que lhe deu ho gouernador, que tambem despachou ho ébaixador del rey da Iaoa, outorgandolhe paz & amizade da parte del rey seu senhor, com codição que ele deixasse trazer pera Malaca os mâtimentos q os nossos quisessem trazer, & mandoulhe peças de veludo & dezcarlata, & hũ alifante pequeno porque os estimauão lá muyto. També ho almirante do mar del rey de Malaca que se chamaua Lasamane, homê discreto & boô caualeyro de idade doytenta annos sabendo ho fundameto que ho gouernador fazia de soster Malaca, & q ho rey velho que fora dela era morto, & seu filho não tinha esperança de a cobrar, determinou de se ir pera ho gouernador, & madoulhe pera isso pedir seguro & badeira. E ho gouernador lha mandou, fazendolhe muytos offrecimetos por ser da qualidade q era: mas ele não veo, & dissesse q por lhe escreuerem de Malaca que se não fiasse do gouernador porque ho queria matar. E isto lhe escreueo quem receaua que vindo ele ho tirassem do mado q tinha & ho darem a Lasamane, q receoso de sua vida não quis ir a Malaca, & deixouse estar em Muar com a armada q tinha. & cada dia vinhão ao gouernador embaixadores de muytos reys comarcãos, assi da terra firme como das ilhas: & erão tantos que se não fiaua deles parecendolhe q hiao mais a espialo que a pedir paz & amizade. E era tão prudente que sempre fazia crer a estes estranjeiros que tinha muyta gente de guerra, tendo ele muyto pouca & a mais dela doente, & pore todos trabalhauão: de que os estranjeiros se espatauão muyto. E tanto se estêdia a fama do gouernador por aquelas partes,

que não auia nenhũ rey nem senhor que não quisesse sua amizade, & ele a daua a todos. E com ho gouernador ganhar Malaca se desfez quasi de todo ho trato da especiaria dos mouros do mar roxo, porque esta era a principal fôte de que a leuanão & nã de Calicut. E ganhada malaca ficou aos mouros algũa especiaria q auião de Calicut, que era pouca cousa (a respeyto da q leuanão de Malaca) por amor das nossas armadas que goardauão a costa do Malabar: & era Malaca tamanha cousa q tinha necessidade doutro gouernador com gente & armada como a India, porq muyto mais mouros & muyto mais grossa rigza ha de Ceylão pera dêtro, & muyto mores mercadores & mais ricos do que ha na India.

## CAPITOLO LXIIII.

De como Pulatecão êtrou hũa noyte na ilha de Goa cổ grade poder de gête: & da treyção q ordenou aos nossos.

Dahêdo ho Hidalcão q ho gouernador era fora da India, & 6 Merlao tinha pouca gente nas tanadarias ondestaua, determinou de lhas tomar, & pera isso madou Pulatecão seu capitão co tres mil homes em q entrauão muytos turcos de caualo. E sabedo Merlao sua ida, lhe sayo ao encontro co quatro mil piàes da terra & trîta de caualo, & desbaratouho. E seguindolhe ho alcaço os turcos de caualo a hião fazendo voltas aos de Merlao, matarão Içarao seu capitão, & co sua morte oune nos seus tamanho desconcerto q os turcos que hião desbaratados se tornarão a fazer e corpo, & voltado sobre Merlao ho poserão em desbarato com tanta gente morta, q lhe foy forcado fugir & deixar a terra, q cobrada por Pulateca cuydou detrar a ilha de Goa como da outra vez, & mandou cometer a gente da terra que se leuantasse contra os nossos, notificandolhe sua determinação de tomar Goa. E como na cidade ja na ania se na getios, & estauão escaldados da destruyção q ho gouernador fizera

neles pola treyção passada, não quiserão conceder na q lhe Pulatecão cometia que fizessem, antes Crisnâ ho disse logo ao capitão, & como Pulateção estaua de posse da terra firme: pelo que ele & Duarte de melo entenderão em goardar os passos da ilha co fustas & bateys que tinhão, & assi hữa caraueleta & hû carauelão q poserão no passo de Naroá, porq por ali podião passar, da terra firme á ilha de Goa, pera o q Pulatecão se apercebia quanto podia tedo feytas suas jangadas q fez em Antruz, & assi alguas fustas de cayro que fez; pos em obra sua passaje à ilha que sez meado Março e hua noyte de grâde escuridão & tepestade de vento & de chuua, assi como da outra vez. E porque sabia a grande vigia que os nossos tinhão no rio de Benastarim & no passo Dagacim, não quis ir a nenhu deles por não ser sentido, & lhe embaçarem a gête como fizerão da outra vez que se ouuera de perder, & foyse ao ilheo dos bugios que está defronte Dagacim & perto dele, & dali costeado a ilha pera Goa a velha, se meteo por esteiros & acudadas darrozais, onde desembarcou com grande parte de sua gête sem ser sentido dos nossos q vigiauão ho mar por estarem apartados dali, & por a escuridão da noyte ser grande, com que parece q enganados os nossos q goardauão ho passo de Naroa no carauelão & na caraueleta q não virião os immigos, tenerão tão mà vigia que não sintirão algüs capitães de Pulateção, q por seu mandado també entrarão por ali, & derão tão de supito nos nossos que os matarão, & lhe tomarão ho carauelão, & a caraueleta. E Pulateção espalhou assi os seus, porque os nossos não podêdo acodir a todos os passos da ilha entrassem por algü, & por isso os madou tambem entrar por Benastarim, onde forão sentidos do tanadar, que com os que estauão coele por serem poucos fugirão logo pera Goa, & ho mesmo fez ho tanadar Dagacim, & os q estauão no mar despois que foy manhaà q souberão que a ilha era entrada dos immigos. que aquela noyte entrarão tantos que quando foy sol

saydo tinha Pulatecão mais de mil & quinhentos homês consigo, & os outros não fazião se não passar da terra firme & ajuntarse coele em corpo: os da terra que morauão por ali ao derredor lhe forão logo dar obediencia. E como ele se temia que os nossos por serem poucos senão atreuerião a pelejar coele em batalha campal, & se auião de querer defender dos muros a dêtro co que não poderia auer esfeyto sua determinação que era tomar a cidade, intentou hû ardil com que não somête os acolhesse fora dela, mas que se lhe não podessem la acolher se os desbaratasse, & madou a hu piao da terra que fosse muyto correndo a Goa & dissesse ao tanadar mor que em Goa a velha estauão obra de duzentos mouros que entrarão a ilha, & que os Găcares darredor vendo que não erão mais se ajuntarão & os tinhão cercados q fossem os nossos asinha & q os tomarião, & matarião antes que fugissem. E quado ho pião chegou a Goa coeste recado que foy pola manhaã, achou ho capitão a cavalo com obra de corenta homes dos pricipais que inuernauão em Goa, que queria ir socorrer a Benastarim a pelejar coesses mouros q lhe ho tanadar dissera que entrarao na ilha, & defender a outros que na entrassem: & tinha mandado a Diogo fernandez que era adail que fosse descobrir dhû cabeço contra Benastarim se parecião os immigos & que gente era. E em quato Diogo fernadez foy fazer isto com cico de caualo que forão coele, chegou ho pião canarim co ho recado falso de Pulatecão, & deuho ao tanadar mòr q tambem estaua a caualo com ho capitão. E porque com aquela noua ouue aluoroço antre os outros piães, que erão seyscentos, preguntou ho capitão que era aquilo, & ele disse que não sabia o q dizia aquele pião que lho preguntasse ele. E sabendo o que dizia, aluorocouse logo ho capitão como homem mancebo pera ir matar agles mouros, & pregutou ao tanadar mor que faria: dizedolhe ele que não sabia, não curou mais de ho preguntar a outrem. E sem tomar conselho sobre cousa de tanta importancia como

aquela, në esperar polo adail & pelos outros, se mudou do caminho que estava pera fazer a Benastarim, & abalou pera Goa a velha co trinta & cinco de caualo com ho tanadar mor & quinhentos piães, de que os trezentos erão canarins & os duzêtos Malabares muyto bõs frecheiros, & era seu capitão hũ que fora goazil de Cananor valête homem de sua pessoa & muyto amigo dos Portugueses. E indo assi descobrio ho piao Canari (que leuara o recado falso) aos outros piães a treyção que estaua ordenada aos nossos, coselhandolhes que fugissem, porque assi ho auia ele de fazer: & assi ho fizerão que todos os piães Canarins se deixarão ficar poucos & poucos como que cansauão & escondianse, & també os Malabares ficauão atras de câsados, que ho capitão leuaua tamanha pressa, que sobindo ao cume de húa serra que està sobre Goa a velha não hião coele mais q treze Nayques que sam como cabos desquoadra dos piães: & estes por serem homês de vergonha & muyto amigos dos nossos. E chegando ho capitão ao cume desta serra, vio quasi ao pê dela em hû campo obra de mil & quinhentos mouros bem armados todos fechados em hua pinha, & antreles cinco capitaes a caualo com seus sombreiros & rabos com que os abanauão. Ho capitão que era mais esforçado pera pelejar, que repousado pera capitanear, como vio aquela gente preguntou ao tanadar que farião: ao q ele respodeo que não sabia porq lhe parecia aquilo royndade, pois via quanta auantajem auia do numero daquela gente ao que lhe dissera ho pião que leuara ho recado que não parecia nem nenhu dos outros Canarins, que visse ele o que queria fazer.

## CAPITOLO LXV.

De como o capitão de Goa pelejou com os immigos & os desbaratou: & como despois foy morto & desbaratado, & do que os nossos fizerão despois disto.

Ouuida a reposta do tanadar, pregutou ho capitão aos nossos ho mesmo que lhe pregutara. E na respodedo ninguem, disse ele. Senhores vos calaisuos, pois eu tambem sou bonito vamos auante. Ao que logo respondeo Manuel da cunha como homem desejoso de ganhar horra, auate: então disserão todos outro tanto. E dizendo isto decerão todos pola serra abaixo, q era tão ingrime ă quasi ă lhe corriă as selas sobre os pescoços dos caualos, que se os mouros teuerão acordo ao decer os matarão todos. E chegados dous tiros de bésta dos îmigos pouco mais ou menos, deteueos ho capitão & fezlhes hua fala, dizendo. Bem vedes senhores como estes perros estão quedos, que não he se não co medo de nos outros de nos verem tão determinados a cometelos, & pasmão de ver nossa determinação pola deferêça que ha de sua multidão á nossa pouquidade. Esperemos em nosso senhor que pera sua destruyção nos trouue aqui: por isso señores como tiuestes ousadia pera decer da serra, assi tende pera dardes neles. E lembreuos q os q morrere terão certa a gloria pera as almas, & os viuos a horra pera os corpos: & coisto moueo pera os immigos que nunca se desfizerão da pinha em que estauão. O que vendo ho capitão, em chegado deles hum tiro de pedra deteuesse, màdado ao tanadar que fosse com os seus a trauar coele. E disse Pero coresma ao capitão, que se auião destar com os immigos aos itês q receberião deles muyto danno, porque no mais que hua frecha que cada hum lançasse abastaria pera os matarem a todos, que dessem Santiago & não esperassem mais. Ho capitão lho teue em merce, & lounado muyto seu conselho fez de

todos hua fieira pera darem melhor nos imigos, & correos duas vezes, esforçando os, & dizendo que auia de ficar detras pera ver como cada hum fazia. É mandado tanjer as trombetas, dizendo Santiago foy ho primeyro que cometeo os immigos, & os nossos coele, & os rom-perão hãa vez, & dando logo volta os romperão outra, deixando hûs mortos & feridos das lanças, & outros pisados dos caualos, & dos nossos tambem forão feridos algus poucos, antre os quaes foy mestre Afonso com hum zagucho: porem os immigos se desbaratarão logo & fugirão contra ho mar jûto dondestaua Pulatecão, reco-Ihendo a sua gente que passauão da terra firme em jangadas & fustas, & ajuntauanse ali em corpo coele que estaua a caualo. E quando estes virão vir fugindo os outros & os nossos apos eles, começarão de fugir sem aproueitar a Pulatecão esforçalos, & remeterão ao mar pera se saluarem nas jangadas, & tão desatinados hião que se afogarão obra de trezentos, & os outros se espalharão pelo campo indo os nossos depos eles, & assi os piaes Malabares que ja erão chegados, & eles às fre-chadas, & os nossos as cutiladas matarião bem quatrocentos dos immigos, & tomarão os caualos aos capitaes. Pulateção q vio ho desbarato dos seus, como homem acordado determinou de se fazer forte, porque bem vio que estaua certo que fugindo, nem ele nem quantos fossem coele poderiào escapar, porque os auia os nossos de seguir, & como os seus hia desbaratados não avião de fazer volta aos nossos por mais que os esforçasse. E porque ja não podia recolher todos por quão desmandados andauão, recolheose com os que mais prestes pode ajuntar, que forão oytenta turcos homens de preço, & que seruião muytas vezes de capitães, & que estauão bem armados, acolheose coeles a hûa mama de terra que se leuantaua naquele campo, & era cercada de pedra com duas etradas, & antre hua & a outra estaua hum padrão de pedra como que antigamente seruira de fortaleza. E vendo ho capitão fazerse aquele corpo, conheceo pelos sinaes que ali estava ho capitão dos immigos, & assi ho disse a Manuel da cunha, pregutandolhe o que faria, & ele disse que fossem auante, & ajuntou ho capitão consigo & com Manuel da cunha ate quatorze de caualo, Pero Coresma, Antonio correa, Francisco de madureyra, Fernão caldeyra, Fernão correa, Manuel de sousa tauares, mestre Afonso, Bastião rodriguez contador & escrivão da camara da cidade & outros quatro. Ho tanadar como vio a determinação do capitão, disselhe que por nenhû modo fosse cometer aqueles que erão liões, q deixasse ajuntar os seus piães que ja começauão de chegar, & que eles lhos matarião aas frechadas ou farião que se lhes entregassem, porque a cavalo não lhes podia fazer nojo pola colheita em que estauão: do que ho capitão parece que se agastou, & com soberba de sua grande & demasiada vitoria, disse que quem vencera mil & quinhentos homes não auia nada. que não auia de temer corenta ou cincoenta mouros fanados & alfenados. E vendo ho tanadar que não queria seu conselho calouse, & ho capitão cometeo os immigos, ele com Manuel da cunha, & algüs destes quatorze por hûa parte do padrão & os outros pela outra: & pera ainda os immigos os mais conuidarem a cometelos, sayrão ate quasi ho padrão, & como ho capitão & Manuel da cunha (que forão os primeyros) entrarão foranse recolhendo de vagar, & acolhendo os dentro da cerca, desfechão com seus zagunchos muy brauamente, & dos primeyros trancarão hum pelos peytos ao caualo do capitão que logo lho derribarão & tomouho debaixo se se poder leuâtar, & ao de Manuel da cunha deranihe hua cutilada polas ancas com que tirou tantos couces que deu coele no chão, & quasi que ho capitão & ele cayrão ambos a hū tepo, & logo forão mortos per algus dos îmigos, de que os outros ferirão muyto mal sete ou oyto dos nossos, & tanto que ouverão por seu barato de se sayr & não ir mais auante, especialmête vêdo morto ho capitão & derribado seu guião. E aqui parece q nosso

señor quis goardar estes porque se Goa não perdesse & a Christindade da India não recebesse tamanha quebra, quando os nossos sayrão da cerca assi apertados ne Pulatecão os seguio, ne outros dos seus q ali estauão juntos se lhe poserão diâte pera os deter & mal tratar. mas vedo os vir denodados lhe derão lugar q se sayse. E quis nosso señor q os nossos se ajutarão logo & forãse caminho da cidade se falecer mais à ho capitão & Manuel da cunha: & pore ho feyto foy tao façanhoso q mais não pode ser, mas ho capitão não soube agardecer a nosso senhor a merce que lhe fazia, & quis atribuyr tudo a sua valentia, não tomando ho conselho do tanadar quando lhe disse q não cometesse Pulateção q os seus piães lho matarião. E este tanadar ho fez ali muyto valentemête, que a fora matar muytos dos îmigos ajudou com Pero coresma a meter os nossos e acordo de -se ajuntarem & hirese logo pera a cidade, onde chega--rão indolhe os immigos ladrando ate as duas arnores q nunca ousarão de carrar coeles: ne o q Pulatecão fez foy se não como desesperado de se nã poder saluar. E chegados os nossos à cidade, foy grade aluoroco na gente co a entrada dos mouros, & com a morte do capitão pola guerra q se esperaua, & quiserão logo todos fazer seu capitào a Francisco pantoja, q por ser alcayde môr era sua a capitania: mas ele a não quis por a terra estar tão reuolta como estaua, & assi ho disse, o que lhe todos tacharão muyto. E vedo os officiaes da camara da cidade, & assi os da fazenda del rey, & todos esses fidalgos & caualeyros q auia em Goa como Francisco pantoja não queria ser capitão, lhe fizerão assinar hũ auto q se disso fez, & assinado elejerão todos e camara por capitão a Diogo mêdez de vasconcelos posto q estaua preso, vista a necessidade q ania de capitão, & q pera ho tempo outro ho não podia melhor ser, assi por esforçado, como prudente & autorizado. E despois de ho fazerem capitão Francisco pantoja se arrependeo de ho não ser, & requereo que ho fizessem, mas não lhe apro-

ueitou. E feyto Diogo mendez capitão, Crisna lhe disse que bem sabia q os turcos erão seus immigos por amor dos nossos, & que estava certo queymarenlhe as casas & destruyrennos, que lhe pedia que os recolhesse na cerca, & que hi se agasalharião nas ruas em tendilhões, do que ho capitão foy contête, & a Crisnâ deu casas onde pousasse com sua familia, & os outros agasalharanse polas ruas da maneyra que digo, & hi tinhão suas mercadorias, assi de panos como de mantimentos, de que na cidade auía poucos se ho cerco fosse perlongado, & por isso ho capitão mandou recolher na cidade quato gado pode auer, fazendo conta que ho mandaria tirar apacer com goarda se os immigos não assentassem ho arrayal perto da cidade: & se não que ho mandaria matar & salgar, que mayor medo auía aa fome que aos immigos co quanto não tinha mais q duzetos Portugueses que fossem pera pelejar, antre os quaes auia corenta de caualo, & tinha seyscetos piñes Canaris & Malabares, & a outra gête que se recolhia na cerca era muyta, & ho mâtimêto pouco parela, & por isso pos ele grãde goarda no q auia no almaze del rey pera a necessidade. E porque ho arrabalde a que êtão chamauão vila velha (que era daquela parte onde agora está a hermida de Santiago) não ficasse desemparada, mandou ao tanadar moor & a Araulu branco hu valete canarim, que co seus piães a goardasse & vigiassem de dia & de novte, & a defendesse dos immigos se viessem, & por os muros da cerca & baluartes, ordenou suas vigias & roldas, & proueo tudo como era necessario.

## CAPITOLO LXVI.

De como Pulatecão assentado seu arrayal em Benastarim hia correr á cidade, & de como lhe os nossos sayão & leuauão a melhor.

Lintrada na ilha toda a gête de Pulatecão que erão tres mil homes de peleja, turcos, coraçones, persios & canarins, em q auia cento & cincoeta de caualo, recolheose ele a Benastarim onde assentou seu arrayal, assi por ser ho passo onde lhe podia mais asinha acodir socorro da terra firme, como por não ser mais de hua legoa da cidade & estar a hi perto hûa alagoa pera dar de beber aos caualos & ao gado. E como assentou seu arrayal, começou de edificar hua cerca de muro com algus baluartes co determinação de fazer hua fortaleza pera se recolher nela & defenderse do gouernador posto que socorresse a cidade, & q daqla fortaleza a poderia o Hidalcão tornar a coquistar, & assi lho escreueo. E tedo assentado seu arrayal, foy co toda sua gête dar vista â cidade, & pos a mòr parte dela em cilada, & mostrouse co a outra aos nossos, porq parecedolhes poucos os prouocasse a pelejare coele, & q os leuaria ate a cilada como que fugia, & ali os mataria a todos, que não ousaua de pelejar co os nossos e batalha capal, por quão escaldado ficou de ver tão asinha desbaratados os seus quado Rodrigo rabelo os foy buscar a Goa a velha. E Diogo mendez como vio os immigos, & q erão poucos sayo a eles, pore doendolhe ho cabelo de lhe tere armada algũa royndade hia cổ grande têto. E isto lhe fez q chegando a cilada ho tomarão os îmigos apercebido, & pelejou coeles co tanto esforço, assi sen como dos seus que os desbaratarão co matarem & ferire algús ficado os nossos todos sãos, & tambem ho tanadar môr & Raulu ho fizerão muy valetemente. E desbaratados os îmigos, recolheranse os nossos a cidade, & forão recebidos co

grande festa: & dali por diate corrido os immigos muytas vezes a cidade, & pelejanão co os nossos por recotros & com voltas & poendolhe ciladas, porg como disse não ousauão doutra maneyra. E sempre nosso señor seja louvado os nossos levavão a melhor dos îmigos & matauño muytos, & dos nossos erão feridos algus: & logo como ho cerco começou, chegou a Goa Francisco pereyra de herredo e hua fusta, em que leuou trinta homes Portugueses que lhe deu Diogo correa seu tio capitão de Cananor ode se esteuera curado de húa doeça q lhe dera e Goa ates que ho gouernador fosse pera Malaca. E sabedo ele q Goa estaua cercada, disse a seu tio q se queria ir pera là, & ele madou coele agles trinta Portugueses, co que ho capitão de Goa folgou muyto por ser em tal tepo, & deu a goarda de hua estancia a Francisco pereyra, pera q a goardasse co os que trouuera de Cananor, & mandoulhe dar hū caualo pera quado ouuessem de sayr aos immigos.

## CAPITOLO LXVII.

De como ho Hidalcão deu a conquista de Goa a seu cunhado Roçalcão, & do engano que Roçalcão fez aos nossos pera ho ajudarê côtra Pulatecão: & de como ho deitou fora da ilha & ele ficou nela, & cercou Goa.

Sabedo ho Hidalcão como Pulatecão ganhara as tanadarias da terra firme de Goa, & tinha senhoreada a ilha & cercada a cidade, determinou de a tornar a cobrar, tanto q̃ fosse desocupado da guerra del rey de Narsinga: & pera entre tanto começar de fazer ho alicece, mãdou a hū seu cunhado chamado Roçalcão boo caualeyro & turco de geração q̃ fosse fazer hūa fortaleza no passo de Benastarim porque receaua de a fazere ali os nossos & lhe tolhere a passaje pera Goa como ja disse, ode despois de acabada se recolheria & faria guerra à cidade ate a tomar, pera o q̃ lhe deu seys mil homes

de peleja, turcos, coraçones, persianos, arabios & abexins, & deulhe prouisam pera Pulatecão lhe entregar a gete que tinha & se ir parele. E pera sostetameto de tudo isto lhe deu as redas das tanadarias da terra firme. E coeste despacho se partio Roçalcão, & chegou defronte de Benastari da banda da terra firme, dode mandou recado a Pulateção, a nunca quis obedecer as provisões do Hidalcão, dizedo q pois ele ganhara a ilha q auia de fazer a fortaleza & conquistar a cidade. E vedo Rocalção queria obedecer as provisões que trazia, determinou de ho laçar fora da ilha por força, pera o q lhe pareceo que lhe era necessario ajuda dos nossos, que determinou dauer por engano, a que deu còr com algus dos nossos q forão cativos na nao em q hia Ferna jacome quando indo de çacotora deu a costa e Dabul q ele trazia cosigo, & andauão na capitania de Ioão machado q vinha coele: & assi andauão també Duarte tauares q fora catiuo na terra firme despois do gouernador tomar Goa a seguda vez, & por este mandou Rocalcão dizer a Diogo mêdez, q ele vinha por mãdado do Hidalção pera destruyr Pulateção q andaua leuantado cotrele, & tomara as tanadarias da terra firme se seu mandado, & como tredoro lhe comia as rendas, q se ele o quisesse ajudar a destruyr q se liuraria da guerra q lhe fazia: & q ele lhe prometia q fizesse paz coele em nome do Hidalcão, & pera isso trazia os catiuos q digo, & em sinal disso lhe madaua logo aqle: & assi outras palauras, mostrando quanto desejaua a paz. E cuydando Duarte tauares que aquilo era verdade, afeycoouho ainda mais quando ho disse a Diogo medez como Rocalção trazia os nossos q dizia, & com canalos & armas como liures & lhe fazia muyto gasalhado. E ouuindo Diogo mendez isto, & vendo algua mostra em lhe Roçalção madar Duarte tauares, creo q falaua verdade, & assentou paz coele, & deulhe ajuda por mar contra Pulatecão que foy coela desbaratado, & deitado fora da ilha: no que Diogo mendez errou muyto, porque saben-

do que Roçalção era cunhado do Hidalção, que sabia q desejaua de cobrar Goa não ho ouuera dajudar, se não a Pulatecão que era auentureyro, & por ser soo, & não ter quem ho ajudasse, ouuera de folgar de se fauorecer com os nossos & ouuera de fazer corpo coeles, & por isso fizera qualquer partido q lhe cometerà, & ouneraho de manter polo que lhe relevaua. O q estava certo que Roçalcão não auta de fazer polas causas q digo: & assi ho fez que entrado na ilha não deu os cativos como foy cocertado no assento da paz, antes mandou dizer a Diogo mendez q lhe desse a fortaleza da cidade q era a casa do Hidalção & cabeça de seu reyno, que senão auia de dar a outre se não a ele. E Diogo mendez lhe respodeo que a cidade era del rey de Portugal, & que quando todos os q estauão detro perdesse as vidas que entào a deixarião. O q ounido por Roçalção, determinou. de fazer guerra guerreada aos nossos, porque be entedeo em sua reposta que os não auia de tomar facilmête, & mandaua correr a cidade de gente de caualo & de pê, & isto muyto amiude pera que os nossos saysem a pelejar coeles: & logo pola primeyra que os îmigos hião todos, não queria Diogo mendez q lhe os nossos saysem descubertamète, mas mandou os poer em ciladas antre valos & aruoredos à entao auia daquela parte, que entranão na vila velha indo de Benastari, & os îmigos recebião muyto dano dos nossos quando lhe sayão, porque como os tomavão de supito posto que erao poucos fazianlhe muyto dano de feridos & mortos. E vedo Roçalcão ho ardil de Diogo mêdez, mudou a seruêtia do caminho por aquela parte, & entraua pola rua que agora he dos bachares, & també Diogo medez teue ali ho mesmo ardil de cilada & sempre os immigos leuauão ho peor: do que eles andauão muyto agastados, prîcipalmête os turcos q presumião de muyto valêtes. E estando hỹ dia hûs poucos na têda de loão machado q era seu capitão, começou de falar na guerra, & disse q não cuydaua q se os nossos defendesse tão be, que auia ne-

les muyto esforço. E auedo os turcos menecoria de Ioão machado gabar os nossos, disserão que se eles forão tão esforçados como tinhão a fama q ja ouuerão de sayr a pelejar coeles, & trabalhar polos làçar fora da ilha, & nao sofrere estar encurralados como gado, & por sere couardos ho sofrião, & grião co manhas ganhar horra, & assi disserão outras muytas palauras em desprezo dos nossos. E co quato isto pareceo mal a loão machado como a verdadeyro Christão q era, não ousou de respoder como Christão por não dar de si sospeyta que ho era: mas disse aos turcos que mandasse hu desafio aos nossos de tantos por tantos, & q saberião se erão valêtes ou nà. E os turcos que desejauão de se prouar coeles de corpo a corpo, mandarão logo hũ cartel ao capitão, em q dizia q no arrayal de Roçalcão auia homês que desejaua de se prouar co os nossos e batalha particular, que se quisesse mandar algûs a isso que ho madasse dizer. & q quatos quisesse que saysem, tantos turcos achariao diante da cidade armados de terçados, adagas & cofos que auião de ser as armas com que auião de pelejar, & que as mesmas trarião os nossos. E o ĝ mais sobrisso sucedeo eu ho não pude saber: porem despois que Roçalcão pos ho cerco aa cidade, ele fez a guerra mais apertada aos nossos do q Pulatecão a fazia, & não ania dia q lhe não corresse & desse cobate: mas sempre os nossos co quão poucos erão lhe sayao, porque Diogo mêdez era muy esforçado & sempre leuaua cô ajuda de nosso señor ho melhor dos îmigos, & mayor me-do auia da fome q deles porque erão poucos pera a muyta gete q sobreueo pera os gastar como ja disse.

# CAPITOLO LXVIII.

De como cayo hú pedaço de muro da cidade có a torméta do innerno, & do grande trabalho que os nossos teuerão em defender ĝ os îmigos não entrassem por ali.

N estes dias começou dentrar ho inverno com suas têpestades de grades chuuas & vetos como ha nagla terra, & co a força da tormenta arrunhou da parte de fora hã làço do muro da cidade da bada do Madouim q estaua aida velho do têpo dos mouros, & cayo todo agle pedaço g arrunhou mas ficou daltura dhu home, & quis deos que isto foy de noyte, porq se acertara de ser de dia q os îmigos ali esteuerão viranse os nossos ê muyto grande trabalho. E co tudo ho teuerão assaz em acarretare algus falcões q assentarão sobre ho muro quebrado pera se defenderem dos îmigos ate buscare madeira pera fazere ali hua tranqueyra pore a na tinhão prestes. E despois of foy manhaa of os nossos a andauão buscado, sobreueo Rocalção co sua gente pera etrar por açile quebrado à logo ho sonbe: ho capitão estaua ali co todos os o tinha que podião pelejar, & mandou desparar os falcões q estanão assestados, q fizerão hua grade esborralhada nos îmigos de muytos q cavrão mortos feitos e pedaço, & outros aleijados: pore erão tâtos q nã deixauão de se chegar a lança darremesso, & os nossos se defedião també q não lhes aproveitava serê muytos. E assi durou a peleja todo agle dia em peso se nuca deixare de peleiar: & nosso señor quis fazer tanta merce aos nossos q co quão poucos erão sempre tenerão ho rosto dereyto aos îmigos, de q matarão & ferirão muytos, & deles també morrerão algüs & forão feridos, & hu deles foy ho tanadar, q foy ferido de hua espingardada, de q despois morreo dahi a hus dias, que foy muyto grande perda pera os nossos por ser muyto valete homê de sua pessoa, & grade imigo dos mouros, & q ajuda-

ua muy be a matalos. E estando assi na cama ferido, dizia q lhe não pesaua de morrer, se não porq não morria às cutiladas, matando quantos mouros ele deseiaua de matar. Coesta grande perda dos seus, se recolheo Roçalcão ja quasi noyte, & tão destroçado ficou q não pode tornar ao outro dia, co que os nossos teuerão tepo pera fazer hua tranqueyra naçle quebrado do muro, & fizerana de palmeyras de duas faces entulhada de terra muyto forte, & assentarão nela artelharia. E parecendo todauia a Roçalcão q poderia entrar por aquele lugar, & q tomaria os nossos de sobre salto, foy logo aquela noyte muyto caladamete & chegou ao quarto da modorra, & cometeo a tranqueyra de supito co grande grita dos seus: os nossos que ali vigiauão ouverase tão esforçadamête q sosteuerão este primeyro impeto dos îmigos. E nisto acodio ho capitão com a gente de sua sobre rolda: & porque se temeo que os mouros coesta reuolta cometessem as outras estàcias & entrassê por qualquer delas mandou aos que estauão nelas q por nenhû modo as deixassem, & ele ajudou com os que trazia a defender a tranqueyra, q foy tambem defendida que se afastarão os îmigos que ja estauão pegados coe-la: & esteuerão assi pelejado ate a madrugada recebendo muyto dano dos nossos de mortos & feridos, & dos nossos nenhũ. E vêdo Roçalcão quão pouco os seus faziào, & ho dano que recebião, recolheos & tornouse ao seu arrayal, & tornou logo outra noyte com ho mesmo rebate, & fez tão pouco como esta. E vedo ho capitão isto cuydando q os imigos ho fizessem mais vezes, mandou logo fazer muytos abrolhos de ferro q mandou meter ao pé daquele muro por onde os immigos cometião, que tornarão ainda outras duas vezes de noyte, & como não vião os abrolhos estreparâse neles, & receberão muyto mayor dano que das outras. O q vedo Roçalção nà quis mais cometer os nossos de noyte, & porque lhes desse maa vida mandaualhes tanjer hua trombeta donde a podessem ouuir, porq ouuidoha cuydassem que hia ele

& acodissem à tranqueyra & não teuessem nhũ repouso: & assi foy que acodião logo & estauão nela toda a novte esperado polos îmigos, sofredo muyto grande trabalho, assi destarem armados como do vento & choua que fazia, & os îmigos estauão em seu arrayal descansados & rindose deles, do q Ioão machado madou anisar ao capitão por escripto, & mais que Roçalcão tinha âs duas aruores hûa soma de piães q vigiauão em hûa estancia pera darem goarda a agla trombeta que mandaua tanjer, que se os nossos dessem sobreles de supito q matarião todos on a mayor parte deles. E como Ioão machado era auido por verdadeyro antre os nossos polo q fizera quando ho gouernador esteue cercado em Goa creolhe ho capitão o que lhescreuia. E determinado de matar os îmigos que vigiauão as duas aruores, mådou a isso Diogo fernandez adail com algüs nossos de caualo, & Araulo co seus piães, q forão tão quietamente que núca forão sentidos dos immigos se não quãdo derão sobreles, & cercãdo os de todas as partes matarão muytos & os outros fugirão pera ho arrayal de Rocalcão, & contarâlhe o que os nossos fizerão, & ele dali por diante não madou mais tanjer a trombeta: & os nossos ficarão desapressados do trabalho que leuauão de noyte.

# CAPITOLO LXIX.

De como pelo grande trabalho q hia na cidade, assi de fome como doutras perseguições da guerra algús dos nossos fugião pera os mouros: & de como Ioão machado se foy pera os nossos.

Despois disto sabendo Roçalcão q festa era ho domingo antre os nossos, & como ho solenização & ounião missa pola manhaã, determinou de cometer a tranqueyra quado a ounissem, & deitouse a noyte do sabbado e cilada perto da cidade, porq ho na visse os nossos senão quando desse neles. E ao domingo a horas q lhe pa-

receo q estarião na missa, sayo de supito & deu co sua gete na tranqueyra, & como ela era muyta (& os nossos no mais q os ordenados á vigia) etrarana quasi em a cometêdo esses q hiào na diàteyra que seriào bem cem homens. O que visto por Roçalção começou de bradar a todos que entrassem antes q os nossos acodissem, lembradolhe que se aquele dia fossem valentes homês q se lhes acabaria nele ho trabalho dos muytos dias que auião de leuar sobre ganharem aquela cidade, posto que todos morressem sobrela: mas nisto acodio ho capitão com quantos auia na cidade, & derão nos immiges com tão grande impeto ferindo os co as lanças, & outros co espingardadas & sêtadas que os fizerão tornar pola tranqueyra fora ficando algús mortos dentro, & dos nossos nă morreo nenhu, & todos ho fizerão ali muy esforçadamente: & se assi nă fora a cidade esteue muy perto de se perder, & perderasse se entrarão mais mouros. E saydos os mouros, mandoulhes ho capitão tirar com a artelharia, & Roçalção se tornou muyto descontente dos seus: & por se vingar dos nossos mandou assestar hũ camelo no oyteiro onde agora está a forca da cidade, que he muyto perto dela, & dode se parece toda, & màdaua tirar coele muyto amiude, & deitaua muytos pelouros dentro, o que fazia muyto nojo, não somente nas casas mas na gente q sempre mataua algus, & adauño os nossos tão assombrados deste tiro que não segurauão em nenhũ lugar, porq nas casas & fora delas sempre fazia dâno. E coisto corria Roçalção a cidade muytas vezes, & como os nossos lhe sayão mandaualhes tirar com ho camelo & fazialhes muyto mal: & este foy ho primeyro trabalho que começação de sentir da guerra que era muy grande, & apos este outro muyto mayor, q foy ho da fome que sobreueo despois que se gastarão os mantimetos q tinhão os bachares da cidade gentios, que não ficarão mais que os que auia no almazê q se dauão por muy estreyta regra: & estes erão arroz & algüa carne do gado q ho capitão tinha viuo pera estas

necessidades, & era a carestia tamanha que hu fardo darroz custaua mil rs & hua galinha hu cruzado, & por mar não podião ir nenhūs mantimetos aos nossos, assi por ser inuerno como por amor de huas fustas dos mouros q estauão em Cintacora, com cujo medo os gentios darredor não ousauão dir, que bem ho podião fazer em paraos co hirem ao logo da terra: assi que por esta causa de não poderem os mantimêtos hir a Goa ania nela grande fome, principalmente antre a gente da terra, a q se não daua regra do almazem se não aos que pelejauão, porque se a dessem a todos não auta remedio pera abastar dez dias, & por isso aos que pelejauão se daua regra somête, & os outros não comião mais que pescado cozido em agoa tal, & este fresco q cada dia ho pescauão os pescadores, & de não comerê outra cousa adoecião muytos de corrêça & morriao. E era piedade velos deitados por essas ruas doentes & mortos de fome, que não auia que andasse por elas coeles & com ho gado, & erão as moscas tantas que não auia que se valesse, & tambem despois que ho arroz faltou aos nossos adoecerão eles de corrêça & morrião, & cada dia auia couas abertas, & cuestes trabalhos começarão algüs dos nossos denfraquecer, & desesperar de poderem viuer, & pera escapar da morte fugião pera os immigos deitàdose de noyte do muro abaixo & estes erão espingardeiros & bésteiros pera os receberem co melhor votade, & como erão no arrayal dos immigos, preguntauão logo por Ioão machado nomeandoho por seu nome mourisco. E isto cuydando que era mouro, & rogauanlhe que os apresentasse a Roçalção, dizendolhe que vinhão com muyta vontade de ho seruir naquela guerra com suas béstas & espingardas. E Ioão machado por se encobrir fazia seu rogo: & Roçalcão folgana muyto coeles, & eles lhe dizião ho estado em q estauão os nossos. E estes por comprazer a Roçalcão se tornauão mouros, & todos estes erão entregues a Ioão machado, que era capitão da gente branca, que andaua muy agastado por se os nossos hirem pera os immigos & tornarense mouros. E indose assi algûs dos nossos pera os îmigos que serião ate sesenta, hua sesta fevra dendoenças fugio hum caualevro, q se chamaua Fernão lopez homem de boa casta. E vendoho loão machado como andaua agastado, preguntoulhe que dia era aquele antre os Christãos: & ele Îho disse, & a rezão porque lhe chamauão assi: ao que Ioão machado disse que lhe parecia q goardauão muyto mal sua ley, & se não deuião de lançar com os mouros em dia e q ho seu Deos morrera por eles. E não passando mais sobristo, determinou leão machado de e todo caso se ir pera a cidade pera esforçar os nossos, & darlhes maneyra como ouuessem mâtimentos, & mostrarlhe como os mouros não tinhão tanto poder que os entrassem por força. E esta determinaçà trazia ele de dias, & sobrisso se vira alguas vezes no campo com ho nosso capitão, dissimulando que lhe dava recado de Rocalcão, & mandou â terra firme polo seu dinheiro que la estana, & que lhe trouvessem dous filhos pequeninos que tinha de hua moura, & mandou os trazer com proposito de os matar, porque os não podia leuar consigo sem ser sentido, & pareceolhe que se ficassem sem ele antre os mouros que se farião mouros, que ateli erão Christãos que ele mesmo os bautizava quado nacião, & lhes insinou despois que forão de idade ho Pater nr & outras orações que insinão aos meninos, com proposito de se ir ainda pera os nossos & leualos consigo: & por a necessidade que então auia de se ir, não quis deixar de se ir posto que os não podesse leuar. E porque se não seguisse o que receaua pedio perdão a nosso senhor se naquilo fazia peccado, & afogou os, & deu a entender que morrerão supito fazêdo por eles grande prato. E como ja tinha seguro do capitão, tomou seu dinheiro & hũ dia fazendo que hia folgar pola ilha, leuou consigo todos os de sua capitania, & assi os nossos que andauão na terra firme, como os q fugirão da cidade. E chegando perto dela, disse aos nossos q de la fugirão se

se querião tornar coele parela, principalmente a Fernão lopez, & ele nem nenhû dos outros na quiserão se não os q forão cativos em Dabul q se forão coele pera a cidade, onde foy recebido com procissam, & assi foy leuado à igreja, & ali forão dadas por todos muytas gracas a nosso sentior por thes fazer tamanha merce, como era trazerlhes aquele home em tempo de tamanha necessidade. E certo que ela foy muy grande merce, porq se loão machado não fora muy poucos ficarão na cidade que se não forão pera os mouros segudo ho trabalho q hia da fome & das doenças que dela nacião. E quando virao que ele que estaua fora deles & em lugar onde vima tato aa sua vontade se vinha meter neles sem nenhu constrangimeto, os que tinhao proposito de se ir pera os mouros se arrepêderão, & os que ho nao tinhão forão confirmados pera ho terê nunca: & todos cobrarão nouo esforço pera soportarê a fome & se defendere dos immigos.

# CAPITOLO LXX.

De como despois de passado Ioão machado pera a cidade apertou Roçalção mais ho cerco, & de como Frãcisco pereyra de berredo foy por mantimentos a Batecalá, no que passou grande perigo.

Muyto sentio Roçalcão a ida de Ioão machado pera os nossos, & mais por ser em tempo que cuydana que se lhe anião detregar por amor da fome que ania antreles. E então dundou muyto de os poder tomar, porque irse Ioão machado em tal têpo não era sem grande misterio, & pregutana aos arrenegados se sabião a causa de sua ida, ou se ania algú trato âtre ho nosso capitão & ele, & eles dizião que não sabião, somete q se falanão algúrs vezes no capo. E coisto ficou Roçalcão mais temeroso, porq se receou dalgúa treyção com quâto lhe os arrenegados dizião que não se receasse de nada, por-

que os nossos estauão tão trabalhados da fome, que quãdo se bem podessem desender que não farião tão pouco, & q lhes corresse muyto amiude, & que os tomaria ou se lhe entregarião, & que ho camelo que estaua na estâcia da forca, não cansasse de tirar porque este daua grande opresam na cidade, em tato que ninguem ousaua dandar por ela. E ouuído Roçalção isto tornaua esperar de tomar a cidade & corrialhe quasi cada dia, às vezes de madrugada, outras em amanhecendo, & à tarde, outras ao meyo dia & em anoytecendo, pera ver se podia tomar os nossos de supito & entralos: porem eles estauão apercebidos a todas as horas q parecia q sempre ho esperauão. E vêdo ho capitão quão amiude vinhão os îmigos punhalhes ciladas por todas as partes, & como vinhão descuidados disso fazialhes muyto dâno sem receber nenhũ. E cổ tudo Roçalcão não deixaua de mandar correr a cidade, & de cada vez co mais gête & ele hia coela as mais das vezes, & muytas se chegauão os seus tanto aos muros, principalmente de noyte que sobião por escadas q sempre trazião, & chegauão ate as ameas, & auia muy grandes pelejas, & os nossos pola virtude de nosso señor sempre ficauão com a vitoria: porque sem sua ajuda não poderão eles tanto têpo resistir à muyto grande força dos îmigos sendo eles ja muy poucos, porq a este tepo os mais erão doetes q não podião pelejar, se nã fazião gête nos muros. E esses sãos assi poucos como erão fazião grandes façanhas, mayormête ho capitão Manuel de sousa tauares, ho adail loão machado, Fernão caldeyra, Pero coresma & outros, de maneyra que sempre os îmigos leuauão ho peor. É co tudo Roçalção não deixaua de perfiar em os perseguir de dia & de noyte co lhes correr, & co nuca ho camelo da estacia da forca estar quedo sem desparar, & pera q não arrebetasse co tantos tiros, resfriauano a cada tiro co vinagre. E estes pelouros que de contino cayão na cidade dauão muyta opresam aos nossos com lhe danefi-car as casas & matar algüs. E os Canarins q estaudo agasalhados pelas ruas em tedas padecião dano incoportauel deste camelo, porque não auia dia que não matasse deles. E com todos estes trabalhos que os nossos tinhão, teuerão outro que quato hia mais ho inuerno por diante tanto lhe mais cayão pedaços dos muros com as continuas tormentas de brauas chuuas & furiosos ventos, & isto por estarem ainda frescos. E estes lanços que assi cavão erão logo tapados com tranqueyras q os nossos fazião, & ho esforço que tinhão lhe daua forças pera isso, que por via de natureza eles as tinhão assaz deblitadas, assi com comerê muyto mal como com dormirem peor, como com nunca deixarem de pelejar. E certo que não forão igoais aos trabalhos que leuarão neste cerco os que teuerão os da cidade de mutina ne os da fome que sofrerão os de perosa. E viuendo assi nesta fadiga, hum dia de sam loão pela manhaã (em que fazia tres meses que ho cerco duraua) aparecerão obra de duzentos mouros de caualo no oyteiro da forca com que vinha Rocalção correr a cidade. E sabedo ho capitào sayolhe no mais que com os nossos de caualo que erão ate oytenta, & savo tão depressa que tomou os immigos ao pé do oyteiro: & começando os nossos de trauar coeles escaramuça, saem de detras do oyteiro obra de seyscêtos de pè que Roçalção tinha em cilada, & começão de os querer cercar, pera que ficassem antreles, & os de caualo que ficauão cotra ho oyteiro. O que vedo ho capitão apartou logo ametade, & mandou ao adail que co vinte, & a loão machado que outros tantos rompessem os immigos de pee por duas partes, & que os fizessem espalhar, & être tanto ele com os outros quareta teria ho rosto aos immigos de caualo, que vendo vir os seus piães apertarão muy rijo co os nossos: porem ho capitão com os seus quareta feytos em hum tropel resistio co muyto esforço a seu impeto fazendo os ter com lhe os nossos matarem & ferirem muytos, & entre tanto ho adail & loão machado romperão os de pee per duas partes, derribando algüs com as lanças & atropelado muytos com os caualos, & assi como os romperão tornarão sobreles outra vez & os romperão, pelo qual eles ouverão tamanho medo que se espalharão & foranse ajuntar com os outros de caualo, & os nossos se ajuntarão tambem vendose liures do que os immigos lhe querião fazer. E co quato nisto todos os nossos ho fizerão muy valentemete: ho peso dos immigos era tamanho que forão feridos muytos, antre os quaes foy ho adail, & foy morto hum de saa fidalgo cujo nome não pude saber. E estando os nossos em grande aperto, souberano na cidade & forão logo os piães em socorro: & sintindo os immigos sua vinda fugirão que nunca os Roçalção pode ter: & ho capitão os nã quis seguir, assi polos muytos feridos que tinha, como porque em começando os immigos de fugir, lhes começou a nossa artelharia de tirar, que ateli não tirara por os nossos andarem mesturados coeles. & a artelharia matou tambem muytos, que os virão os nossos leuar âs costas aos viuos. E passado isto, & etrado ho mes de lulho por a fome ir de cada vez em mór crecimeto & apertar mais os nossos co adoecerem cada dia, mandou ho capitão por conselho de todos que fosse Francisco pereyra de berredo, que era capitão de hũa fusta a Baticalá, & trouvesse os mais mantimetos que podesse, & se achasse algüs paraos que lhos quisessem trazer afrete que os tomasse pera isso, & co quanto a ida era muy perigosa por ser na força do inuerno Francisco pereyra foy de boa vontade, & quis Deos que nem da ida nem da vinda não correo nenhum perigo, se não em chegando â barra de Baticalà que se ouuera de perder com hum temporal, & despois disso negoceou també que leuou a Goa vinte paraos carregados darroz, & assi muytas galinhas & outro refresco, com que os doentes forão muy remedeados, & os sãos tomarão hum verde, & isto foy aida no mes de Iulho. E despois disto em Agosto, mandou ho capitão a Bastião rodriguez da moeda escrivão q então era da camara de Goa que sosse a Baticalà em outra fusta, & que a leuasse carregada de cobre, pera que a troco dela trouvesse mantimétos & ho outro vendesse, porque tinha necessidade de dinheiro, & deulhe cartas pera dar acs capitães dalgüas naos que fossem de Portugal se os achasse da ida ou vinda: a que escrevia ho estado em que estava, pedindolhes q ho fossem socorrer, & não achãdo nenhûas naos deixasse as cartas nagoada Danjadiva, & ele ho fez assi q não achou nenhũas, & passando muyto perigo, assi da ida como da vinda, fez ao q hia, & levou mantimentos & socorro, & entrou pelo rio de Goa com a fusta toldada de pano vermelho & ebandeirada de muytas bandeiras, & tirou muytas bombardadas. O que vêdo os immigos se lhes quebrou muyto es corações, parecedolhes que vinha socorro aos nossos, porque entrava ho verão.

### CAPITOLO LXXI.

Do q fez Diogo fernadez de beja indo a Ormuz, & de como tornou a Goa, & do socorro que veo a Goa despois que étrou ho verão

A tras fica dito como antes que ho gouernador partisse de Goa, mandou a Diogo fernandez de beja com tres nauios que ho fosse esperar ao cabo de Goardafum, & que se não fosse ter coele ate meado mayo, que se fosse a cacotorá & derribasse a fortaleza, & recolhesse os Christãos da terra que quisessem ir coele & dali fosse a Ormuz a pedir as pareas a Cojeatar & coelas se fosse a Goa. E partido coeste regimento, indo por sua viajem tomou húa não de mouros que se lhe entregou em paz: & chegado ao cabo de Goardafum vêdo que ho gouernador nã hia tornouse a cacotorá, & mostrou a prouisam delrey a Pero correa capitão pera se derribar a fortaleza, & a do gouernador como iha mandaua derribar. E derribada a fortaleza & recolhida a gête & artelharia, foyse a Ormuz & não achou hi Cojeatar nem el rey que se nacionador nem el rey que participado a cabo de como de com

erão idos aa ilha de Baharem que lha tinhão tomada seus immigos, & leuarão consigo toda a gente de peleja, em tâto que não ficarão em Ormuz mais de duzentos homês que podessem pelejar, & bem ho podera Diogo fernandez tomar, mas não ousou por amor das pa-zes, & esperou a vinda de Cojeatar & del rey, q tornarão muy vitoriosos que cobrarão Baharê & mais hũa cidade na costa da Persia q se chama Catifa. E sabendo eles como ho gouernador gouernaua a India derão logo as pareas que deuião. Coeste boo auiameto se partio Diogo fernandez pera a India, & chegou a Goa em fim Dagosto, onde foy muy bem recebido, assi do capitão como de todos por chegar a tão boô tempo cô gente que era tão necessaria como digo, que traria perto de cem homens & estes sãos, & coeles se reformarão as estancias tirando os doêtes & cansados que estauão nelas, & poendo destes, saluo os que erão da nao de Diogo fernandez (que serião bem quarenta) porque estes ho acompanhauão sempre: & ele lhes daua de comer, fazia corpo por si por ser pessoa de preço & de muyto credito, assi co ho gouernador como com todos, & porem obedecia ao capitão, que a este tempo saya mais sem perigo aos immigos quando lhe corrião. E logo despois de chegar Diogo fernandez lhe correrão hum dia hus poucos de caualo: a que ho capitão sayo com os seus de caualo, & Diogo fernandez não sayo logo coele por andar a pee, que por não auer caualos pera os seus não quis ele andar a caualo. E despois de ho capitão ser saydo da cidade que chegou aos immigos, sayo Roçalcão cô todos quantos tinha com que estauão em cilada. O que vendo ho capitão tornouse a recolher pera a cidade donde Diogo fernandez ja saya acompanhado dos seus, & assi dalgüs piães da terra, & não sabendo ho grande poder de immigos que vinha por virem por antre valos & aruores que por ali auia seguio seu caminho dereyto pela estrada de Benastarim, & indo assi foy dar de supito com os immigos, que como ho tomarão a pee

poseranno em muyto aperto: & a cousa se baralhou de maneyra que se ferião com as espadas tâto se chegação hus aos outros, & dos nossos forão feridos quize nas pernas, antre os quaes foy Manuel de sousa tauares, que aquele dia pelejou muy valentemente. E com tudo se ho capitão não acodira co os de caualo Diogo fernandez & os outros estauão em risco de se perderem, posto que pelejarão muyto bem & ferirão muytos dos immigos, & matarão algûs. E recolhidos os de pee, tornouse ho capitão co todos pera a cidade sem afronta, que não ho quis Roçalção seguir. E despois disto ouverão os nossos muytas pelejas com os immigos, em que fizerão muytas valentias, que porque as não soube particularmête as não escreuo principalmente, em hũa peleja em que ho capitão foy ferido de hũa frecha em hum artelho, & em quanto a peleja durou que foy hum boo pedaço trouue metida a frecha, & despois de se recolher lha tirarão. E durando assi ho cerco, na entrada Dagosto chegou a Goa hum Ioão serrão que fora de Portugal (com outro capitão que se perdeo) a carregar de gimgibre â ilha de sam Lourenço, & por não achar carga se passou aa India, & foy ter a Goa onde deixou da gente que leuaua. E neste tempo soube Manuel de lacerda que andaua na costa de Calicut ho cerco de Goa, & por isso partio logo pera laa, & com sua partida poderão partir seys naos de mouros de Meca que estauão em Pandarane, porem perderanse cinco com tempo, & hua que arribou a Baticalà foy despois tomada. E partido Manuel de lacerda, chegou a Goa com seys naujos grandes, de que erão capitães ele, Pero dafonseca de crasto, Mendafonso de Tangere, Francisco sodrê, Simão velho & Antonio de saa natural Dalhandra. E com a vinda de Manuel de lacerda se esforcarão os nossos muyto mais que dantes, porque forão coele bem cento & cincoenta homens, & assi leuaua matimentos em abastança. E sabendo Rocalcão ho socorro que era vindo aa cidade por lhe mostrar que ho não tinha em conta lhe corria mais amiude,

& de noyte daua rebates mostrado que a queria escalar que trazião os seus escadas & sobião ao muro: porem não se poderão gabar disso, porque acodindo os nossos matauão muytos deles. E vendo Roçalcão q lhe não aproueitauão aqueles feros, deixou de os fazer & corria de dia, & tambem lhe sayão os nossos, & de todas as vezes sava Manuel de lacerda com sua gente acompanhãdo a bandeira real, & alguas não saya ho capitão despois que veo Manuel de lacerda, & daualhe ho cargo de capitanear a gente por lhe fazer horra. E Manuel de lacerda ho fazia sempre muy bem, & assi esses principais que forão coele de Cochim: & antrestes erão Mendafonso de tangere & Antonio ferreyra, & não auia vez que pelejassem com os mouros que não matassem muytos. E Roçalcão em vingãça disto fazia amiudar os tiros do camelo da forca, que era o q mayor oppressam daua aos nossos q as corridas dos immigos, & se os da cidade se atreuerão a poder trazer ho camelo be ho forão tomar, mas não se atreuião por a distancia ser grande. E passandose isto assi veo ter a Goa hua nao de Portugal, em que hia por capitão hum fidalgo chamado Christouão de brito que aquele anno de onze partira de Lisboa a dezanoue Dabril com outro capitão doutra nao chamado dom Ayres da gama hirmão do conde almirante, & erão da conserua de dom Goarcia de noronha que no mesmo anno partira de Lisboa pera a India por capitão moor de seys naos, ele de santa Maria dajuda, Pero mazcarenhas de santa Maria da luz, Manuel de crasto alcoforado de sam Pedro, Iorge de brito de scta Ofemea, Christovão de brito em Belem do Ayres na piedade. E as quatro primeyras em que hia dom Garcia ( que ao sayr da barra el rey foy ver em hum batel ) leuarão tão má viajem que chegarão a Moçambique em Feuereyro do anno de doze, como direy a diante. E Christouão de brito & dom Áyres dobrarão ho cabo de boa Esperança a vinte tres de Iulho, & forão ter a Mocambique a treze Dagosto, & do Ayres ouue vista de

Baticalá vespera de nossa senhora de Setembro, & dahi se foy a Cananor, & Christouão de brito foy ter a Goa onde deu noua da armada que ficava a tras, & no tempo que hi esteue que forão algús dias, a primeyra vez que Rocalção correo a cidade lhe sayrão os nossos, q foy hû boo quinhão de gente: pelejarão tão rijo com os mouros, que despois de matarem muytos os fizerão fugir & forão apos eles ate as duas aruores, & por os mais dos nossos irem a pee & cansarem se tornarão pera a cidade. E esta foy a primeyra vez despois que duraua ho cerco que os nossos desbaratarã os immigos & es fizerão fugir, porq dantes não fazião mais que remeter a eles & recolherse, & não que os desbaratassem, porque os mouros como se vião acometer não querião mais pelejar & hianse: & os nossos nã curauão mais deles por serem poucos & recolhianse. E deixando Christouão de brito ali da sua gente, se foy pera Cananor, & da hi a Cochim.

# CAPITOLO LXXII.

De como Roçalcão acabou a fortaleza no passo de Benastarim, & do mais que se fez em Goa.

Vendo Roçalcão ho socorro que cada dia vinha a Goa, a que a não podia tomar nem fazerlhe mais mal que tela cercada apressouse a acabar a fortaleza de Benastarim, assi pera comprir o que lhe ho Hidalcão mandara, como pera se fazer ali forte se ho gouernador ho fosse buscar, que bem sabia que ho auia de fazer se tornasse aa India, a nem pola ocupação da fortaleza deixaua de dar rebates aa cidade como dantes: porem os nossos como disse não ho sentião, a ja viuião descansados, assi por serem muytos como por terem mantimentos em abastança que lhe hião por mar, a ate Meliquiaz sabêdo em Diu ho cerco de Goa por se mostrar seruidor del rey de Portugal a amigo do gouernador, mandou duas naos carregadas de trigo a doutros

mantimentos, mandando ao capitão de Goa muytos of-frecimentos, porque bem sabia que ho gouernador era fora da India. E tão pouco sentião os nossos ho cerco, que deu ho capitão liceça a Fernão caldeyra paje que fora do gouernador & casado em Goa, que fosse tratar pela costa ate Chaul com hum nauio que ho gouernador lhe dera em casamento com hum aluara que podesse fa-zer presas nas naos & paujos que não lausses proposes para zer presas nas naos & nauios que não leuassem seguros do gouernador, ou não fossem vassalos delrey de Portugal pera quem daria a quinta parte do que tomasse. E esta licença se disse que ho capitão dera, mais por da-nar ao gouernador que pera goardar seu aluara, porque ainda que ele deuia de goardar seus mandados, enten-diase em outro tepo & não naquele em que Goa estaua em tanta necessidade de gente, & mais de tal homem como Fernão caldeira que era boo caualeyro, & ho em que ho capitão fazia conta de danar ao gouernador era em acusar a sua licença a Fernão caldeyra, pera a ele executar em tal tempo, & mais que se Fernão caldeyra executar em tal tempo, & mais que se Fernão caldeyra fizesse algum erro naquelas presas, que ao gouernador se auia de tornar a culpa & não a ele que era seu sudito, & auia de comprir seus mandados, o que era seu sudito, & auia de comprir em tal tempo. E assi deu ho capitão licença a alguas pessoas que se fossem pera Portugal, que não foy bem darlha, assi como a hum Gonçalo rabelo que rodrigo rabelo posera por tanadar na ilha de Chorão, & se foy sem dar conta do dinheiro que recebeo, nem ho entregar na feytoria, & mais roubou muyta fazenda a Rodrigo rabelo (cujo criado foy) despois de seu falecimento. E neste roubo foy hum aluara do gouernador o ficana na mão de Rodrigo rabelo per que gouernador q ficaua na mão de Rodrigo rabelo per que fazia seu sucessor a Manuel de lacerda, se nosso senhor desposesse dele algũa cousa, & da capitania moor do mar a Diogo fernandez de beja. E todas estas licenças que ho capitão deu forão contra ho regimento do gouer-nador, que quado se partio deixou com grandes defesas que a gente que ficaua em hua fortaleza se não passas-

se pera outra, quanto mais ir tratar nem fazer presas nem irse pera Portugal. Tambem no tempo que ho gouernador esteue fora da India se fizerão alguas desordes com as molheres desses Portugueses que casarão em Goa, sem ho capitão as querer casar: & dizião que ho fazia por serem os casamentos obras do gouernador a quem ele queria mal pelo que lhe fizera como a tras disse. E dizem que os desfauoreceo muyto no tempo que foy capitão, principalmente no começo do cerco, dizendo ele & Pero coresma & outros que bem escusado fora casar ho gouernador homens em Goa, nem fazer dela ho fûdamento que fazia estando tão vezinha ao Hidaleão que era hum senhor tão poderoso que não auia de tardar mais em a tomar que em quanto se não desocupasse da guerra que tinha, & que ela tomada ficarião os casados bem auiados sem terem com que se manter, & casados com mouras & com gentias. E posto que ho Hidalcão não tomasse Goa logo, que continuamente lhe auia de fazer guerra ate a tomar, & os casados auião de leuar todo ho trabalho por defender suas fazendas: porque ho gouernador não auia de poer outros fronteiros. Porem nosso senhor que he piedoso quis que sucedesse tudo ao reues.

# CAPITOLO LXXIII.

De como ho gouernador soube a treyção que Timutaraja ordenaua, & de como ho prêdeo & a outros que entravão nela.

Prosseguindo ho gouernador a edificação da fortaleza de Malaca: & ela posta em ponto pera se defender dos immigos foy ele enformado que Timutaraja & seu filho, & mais hum genrro & hum neto se carteauão com ho rey moço que se chamaua rey de Malaca, offrecendose a ajudalo se a quisesse tomar. E pera melhor testemunho da verdade, forão dadas ao gouernador duas cartas, hua de Timutaraja assinada por ele, em que se discul-

paua a elrey de não poder fazer outra cousa, se não estar aa obediecia do gouernador, offrecendolhe sua pessoa & a de seu filho, neto & genrro, com toda sua gente pera ho ajudar a cobrar Malaca. E a outra era del soa & a de seu filho, neto & genrro, com toda sua gente pera ho ajudar a cobrar Malaca. E a outra era del rey em reposta desta, rogădolhe que esteuesse prestes pera quando lhe escreuesse que auia de ir sobre Malaca, porque esperaua de ser muyto cedo. E com quanto ho gouernador vio estas duas cartas que erão proua abastante pera castigar Timutaraja segundo merecia tamanha treyção, não quis logo bolir coisso pera ver se por bem ho poderia assessegar por nã fazer aluoroço na terra, de que se despois poderia seguir cousa que ho obrigasse a muyto, pera o que ele não tinha gente que ho podesse ajudar, porque os mais dos oytocentos Portugueses que trouuera estauão doentes, & muytos erão falecidos, assi do trabalho que tinhão em edificar a fortaleza & em mal comer & peor dormir, como da mudança do clima em que estanão & Malaca ser de sua natureza doentia. E sabendo Timutaraja a doença que hia antre os nossos tinha grande deligêcia em mandar cada dia saber por pessoas de que se fiaua quantos doentes auia & quantos morrião, & por saber que erã muytos & desprezar os que ficauão viuos por serem poucos & doentes, tomou ousadia de fazer treyção, não somente ajuntandose com el rey mas cõ sua gente & parentes quando el rey nã viesse, & matar todos os nossos & fazerse senhor de Malaca. E pera ter rezão de ho fazer, começou de querer ir contra as ordenações que ho gouernador tinha feytas acerca da gouernança da terra, & daua lugar que a moeda dos mouros corresse na pouoação onde ele moraua, por ele ser cabeceira principal nela, nem quis ir com seu filho, neto & genrro ao apregoar da moeda, com o que ho gouernador dissimulaua remedeando tudo ho melhor que podia pera não vir a rompimento de castigo, se não quando soube que Timutaraja sem nenhum temor tinha tomada grão soma descrauos, assi del rey como de seus mandarins que fi-

carão quado el rey fugio da cidade, & os tinha sonegados pertencendo eles por dereyto a el rey de Portugal. & assi com muy grande soberba & tiranica ousadia roubou ho pouo de Malaca quando a el rey despejou. & assi aos mercadores que se tornarão parela com seguro do gouernador: & assi atrauessou despois todos os arrozes que vierão de fora, em tanto que ja ho pouo padecia necessidade de mantimentos. E por derradevro de todas suas diabolicas maldades, indo ho nosso meirinho da fortaleza aa sua pouoação leuaua hum Nayre Christão que era seu piào: & parece que Timutaraja tinha dele algum queixume, mandouho tomar & prendelo com quanto lhe ho meirinho disse que ho não prendesse porque era Christão, que se fizera algum nojo que ho mandasse dizer ao gouernador & que ele ho castigaria: mas ele não quis se não prendelo. É como se determinou em fazer treyção, fez fortes as suas casas com cauas & palicadas, & erão tamanhos os roubos que fazia & tão excessiuas as tiranias de que vsaua, que quasi que não auia dia em que os mercadores, assi mouros como gentios não fossem com queixume dele ao gouernador, & isto porem secretamente, requerendolhe com grande instancia que ho tirasse da terra que era tredor, soberbo & reuoltoso, & que andara sempre em diuisam com el rey de Malaca & tentara por vezes de se lhe leuantar com a cidade, afirmando que eles não ficarião nela indose ho gouernador se Timutaraja ficasse. E Ruy daraujo q també sabia de suas maldades, dizia ho mesmo, & que se hiria, dando muytas & muy euidentes rezões pera que desfizesse de todo sua casa, mostrando por elas quao pouco necessario era pera gouernar Malaca. E isto aconselhou Ruy daraujo ao gouernador per muytos dias, em tanto segredo que ninguem ho sabia se não eles ambos. E sendo as maldades de Timutaraja tantas que se não podião sofrer, principalmente de atrauessar todos os arrozes, determinou ho gouernador de ho castigar & prendelo com seu filho, neto & genrro. E isto

determinado consigo mandou os chamar, dizendo que queria auer conselho coeles, & eles se escusarão sempre dir a seu chamado. E vendo ho gouernador que se chegaua ho tempo pera se partir andaua muy agastado de ho não poder acolher sem lhe custar mais que prendelo com os que digo, & não apertaua coeles que fossem a seu chamado porque na lhes parecesse o que era. E cuydando em algüa manha com que os prendesse, acertou que hum mouro Persiano morador na cidade chamado Cojeabrahem, & grande liado de Timutaraja & muyto seu amigo, pedio ao gouernador ho officio de catual da cidade: & como o gouernador sabia a amizade q ele tinha co Timutaraja, determinando de ho acolher por esta via respondeo a sua petição que não auia de dar os officios da cidade sem côselho dos homens honrrados que morauão nela, que os chamasse todos pera isso: & que perante eles lhe daria ho officio que pedia. E Cojeabrakem disse isto a Timutaraja, rogandolhe que quisesse ir ao gouernador co seu filho, neto & genrro. E ele disse que seu filho estaua doente, & por isso não poderia ir laa: porem que iria ele com seu neto & seu genrro. O que sabido polo gouernador, não quis se não que fossem todos, porque os que não fossem presentes não se escusassem que ho não forão. E ouue sobristo recados, & por derradeyro foy Mutaraja com seu filho, neto & genrro, por hum recado que lhe ho gouernador mandon per Simão dandrade, que foy armado secretamente com oyto capitaes & outros fidalgos, pera que não querendo ir todos, os prendesse. E porque a gente que fosse com Mutaraja não entrasse na fortaleza, & não ounesse algum aluoroço na sua prisã & na dos outros, esperou os ho gouernador quando ounerão de ir em hua casa fora da fortaleza, bem acompanhado de fidalgos armados secretamente, & outra gente prestes, & os quatro entrarão nela. E sentados, disselhes ho gouernador que antes de falarem em outra cousa, lhes fazia saber que certos mercadores de Malaca q logo hi nomeou, se

lhe queixauão deles que lhes deuião certa soma de dinheiro que lhes não querião pagar. E por quanto ho costume del rey de Portugal seu senhor era fazer justiça, assi dos altos como dos baixos, porque nisso erão todos igoaes, assi como em nacer & morrer, era necessario que ele como seu gouernador a fizesse deles, & por isso auião logo de pagar ou ficar na fortaleza ate que pagassem, & auia de ser sem armas, & lhas auião de dar. E Mutaraja disse que verdade era que deuião ho dinheiro que ele dizia, & que logo mandarião por ele & pagarião: porem que as armas era costume dos laos não as darem sem perder a vida: & seu genrro lhe disse que não era tempo de vsarem de seu costume, se não do dos Portugueses, pois erão vassalos del rey de Portugal, & logo deu ho cris que tinha ao gouernador & ho mesmo fez aos dos outros. E em quanto Mutaraja mandaua polo dinheiro, leuou os ho gouernador pera a for-taleza, não consentindo que nenhũ dos seus entrasse dentro. E despois que entrarão, mostrou a Mutaraja a carta que ele mandaua ao rey que se chamaua de Ma-laca. E confessandolhe que era ho sinal seu, madou a Ruy daraujo que a lesse alto pera a ouuirem aqueles fidalgos & capitaes que estanão coele, & assi a que el rev lhescreuera. E ounindo eles as cartas ficou fora de si, & oulhou pera ho filho, q lhe disse em sua lingoa que esforçasse, porque dos grandes como ho gouernador, era perdoare grades erros. E apos estas cartas leo Ruy daraujo os capitolos das culpas de Timutaraja, que ele negou, saluo a carta del rey & a que lhe ele escreuia, & quanto aos arrozes que atrauessara, disse que ho fizera pera ganhar neles & não a outro fim. Ho gouernador the disse que ate se aquilo prouar auião todos quatro destar presos na fortaleza, & entre tanto q mandassem derribar as tranqueyras q tinhão & çarrar as cauas q mandarão fazer, & que ele lhes prometia de lhe goardar sua justiça tão inteiramente como que forão naturais Portugueses, & entregou os ao alcayde moor pera que os goardasse.

### CAPITOLO LXXIIII.

De como Timutaraja & hum filho seu & hu neto, & hu gerro forão degolados por tredores.

Com a promessa do gouernador mostrarã os presos algum contentamento, & mandarão logo fazer o q lhes madou: & assi restituyrão per seu mandado o que tinhão roubado a muytos mercadores, & todos os escrauos que tinhão tomados que forão bem quinhentas almas. E logo ho gouernador entendeo em seu despacho, & processouse tanto pelo feyto que se veo a prouar contra os presos tudo o que dizia nos capitulos de suas culpas. E foy dada sentença contreles que morressem degolados com pregão na praça de Malaca que manifestasse sua culpa. E dada esta sentença, quis ho gouernador poer em côselho qual seria melhor matarem estes homes ou telos presos, porque se morressem logo, erão muyto poderosos de gente & dinheiro, & sua gente se poderia leuatar & daria fadiga aos nossos por quão poucos erão, & mais estando ho gouernador de caminho pera a India, & tendo os viuos estarião fora destas duvidas & sua gente com receyo de lhos matarem estarião sempre assessegados, que seria grande be ate a terra ser de todo assentada. E postas muytas rezões de cada parte, os mais dos capitães acordarão que os presos fossem degolados pera exemplo doutros: & posto que ao gouernador parecia melhor que os teuessem viuos, mandou executar a sentença. E forão degolados na praça de Malaca pubricamete Timutaraja & seu filho, neto & genrro ao modo que se costuma em Portugal. E por mandado do gouernador esteue dom Ioão de lima com muytos dos nossos armados e goarda da praça em quanto se esta justiça fazia por se temer que a gente dos mortos fizesse algum aluoroço, mas não ouue nada. E os da terra vendo fazer justica daqueles quatro homens

que erão tão poderosos ficarão muy pasmados, porque sabião quâto erão timidos do rey que fora de Malaca: & todos folgarão com suas mortes por se verem liures da sojeição que esperauão despois da partida do gouernador, & assi algús embaixadores estranjeiros que ainda estauão em Malaca ficarão fora de si, & dizião que não auia homê tão esforçado como ho gouernador, nem de tamanho coração. E tinhão por tamanho feyto a morte de Mutaraja & dos outros, como desbaratar & vencer ho rey que fora de Malaca.

#### CAPITOLO LXXV.

De como foy Antonio dabreu a descobrir a ilha das maças & as do crauo: & de como ho gouernador mandou hum embaixador a elrey de Sião.

este tepo viera ter ao porto de Malaca tres panguejaoas da terra de Menàcabo q estâ no topo da ilha de camatra da băda do sul q he reyno onde cauão ouro, & o apanhão sobre a terra como ja disse. Estas tres panguejaoas trazião grande soma douro a vender a Malaca, & por isso ho gouernador fez muyta honrra & fauor aosdonos delas. E porque isto era quasi na fim de Dezembro, que era a moução de Malaca pera as ilhas do crauo que agora sam as que chamă de Maluco: & assi pera a ilha de Banda onde ha a noz & a maça, despachou ho gouernador hua armada pera ir descobrir estas ilhas, & deu a capitania môr dela a Antonio dabreu, que era tão esforçado caualeyro como ja disse, & deulhe a nao santa Caterina pera ir, & por piloto dela hum Luys botim, & por sota capitão Dantonio dabreu hum Frâcisco serrão na nao çabaya q se tomou em Goa, & por seu piloto hum Gonçalo doliueyra: foy mais Simão afonso bisigudo na carauela latina que ho gouernador mandou fazer redoda pera esta viajem, & ho seu piloto hum Francisco rodriguez. Ho feytor desta armada & das merca-

dorias que hião nela auia nome loão freyre, criado da raynha dona Lianor, & seu escriuão hum Diogo borjes criado del rey de Portugal. Hião nesta armada cento & vinte Portugueses & em cada vela vite escrauos pera a bomba, & todas muyto bem fornecidas de todo ho necessario, & a principal cousa q ho gouernador deu ao capitão moor em regimento, & que lhe mais encomendou, foy que naquela viajem não fizesse presas nem to-madias, nem arribasse sobre nenhua nao, nem lhe desse caça, nem sayse em nenhum porto, saluo hua pessoa ou duas, & em todos os portos a que chegasse desse presentes aos reys & senhores da terra, ou aos gouernadores delas, & pera isso lhe deu escarlata baixa & outros panos somenos, & veludo de Meca, q foy tomado em hua nao de Calicut, & assi que não toruasse a carrega a nenhua nao de Malaca nem doutras partes, assi nas ilhas do crauo como na das maças, ou fossem de mouros ou de gentios, antes lhes desse todo fauor & ajuda que lhes fosse necessario: & que do mesmo modo q eles carregassem carregasse ele, goardando em tudo os costumes da terra, & em Maluco nem em Banda não saysem nenhus criados dos capitães nem outras pessoas, saluo ho feytor & seu escriuão, & ate quatro pessoas que lhe pera isso ordenasse. E deu liceça a todos os darmada que podessem resgatar ouro, prata, aljofar & pedraria sem pagarem disso nenhûs dereytos. Despachada esta armada, partiose na fim de Dezembro de mil & quinhentos & onze, & o que lhe sucedeo se dira a diante: & dous dias antes de sua partida, partio Nacoda ismael chim em hum juco seu pera Maluco que ho gouernador mandou carregar de mercadoria delrey de Portugal pera se vender em Maluco, porque não podia a armada leuar quanta era necessaria, & deu parte da carga a Nacoda que tinha molher & filhos em Malaca, & ficou por seu fiador Ninachatu, a quem ho gouernador deu parte da mercadoria que mandou carregar em outro jungo, que mandou a Pacem a carregar de pimenta pera os Chins & Guores quando viessem. E logo na entrada de lanevro do anno de mil & quinhetos & doze, despachou ho embaixador del rey de Sião, a quê fez muytas merces, & assi aos capitães Chis q vierão coele. & madou e sua copanhia seu ebaixador a el rev de Sião, à fov hum fidalgo chamado Antonio de miranda, a que deu hum presente pera el rey de Sião. s. hũas couraças de veludo carmesim, & outras armas brãcas muyto boas & bem goarnecidas: hua adarga danta com hus cordões ricos & hua fuda de borcado, tres panos darmar grandes de veludo de cores & cetins antre talhados que forão del rey de Malaca, borlados douro, obra muyto rica & fermosa, hum bacio dagoa as mãos laurado de bestiães, hûa caldeira de prata & duas albarradas, & duas taças, tudo muyto be laurado, hua bésta com seus tiros & gafa, & quatro ramais de coral muvto fino & grosso, & hûa peça dezcarlata: & com Antonio de miranda mandou cinco Portugueses escolhidos gentis homês a fora outros pera seruiço, de modo que hia hum honrrado embaixador. E tambem direy a diate o que lhe sucedeo. E apos Antonio de miranda partio hum jûgo de Pegú, em que ho gouernador mandou outro embaixador a el rey, que foy hum gomez da cunha que també leuaua presente a el rey & carta damizade: & isto porque nesta cidade auia muytos mantimentos que podião ir a Malaca. E aa partida deste jungo hum filho do piloto dele se deixou ficar em Malaca, tão afeyçoado estaua aos nossos, & ficarão coele seseta Pegûs que ho gouernador mandou assentar em soldo pera trabalharem na fortaleza.

#### CAPITOLO LXXVI.

De como se leuatou Patequatir contra ho gouernador, & de como o gouernador proueo Malaca querendose partir pera a India, & de como lhe fugio el rey de Pacs.

Despois de degolados Mutaraja & os outros ho gouernador deu o cargo que tinha Mutaraja de gouernador dos mouros a hu loa, q auia nome Patequatir morador em Vpe homem honrrado & principal, & compitidor de Mutaraja, com que estava mal, porque desprezando ho Mutaraja por auer que na era tão rico como ele, lhe não quis dar por molher hua filha que lhe pedio, & daqui ficou Patequatir seu immigo. E por esta causa & por ao gouernador parecer que sendo Patequatir gouernador ficaria a terra mais assentada, lhe deu a gouernança dos mouros. E seruindo este officio foy cometido pola molher de Mutaraja q se quisesse casar com sua filha que lha daria por molher, & coela grade tesouro, com condição que fizesse guerra ao gouernador, & trabalhasse por vingar a morte de seu marido, & que lhe daria ajuda de todos os seus escrauos, & de todos seus parentes & amigos, que passarião de seys mil homens: o que Patequatir aceitou. E aparelhado muy secretamente pera a guerra, deu hũ dia na pouoação grande a que começou de poer ho fogo & matar a gente, & a grade grita acodio logo ho gouernador co os nossos: & foy hua grande peleja antreles & os laos, em q morrerão muytos & dos nossos forão algüs feridos, & Patequatir se recolheo pera Vpe, em que se logo fez forte com tranqueyras, & porque dali por diante corria a pouoação grande, conueo ao gouernador porque a não queymasse de noyte mandar logo fazer hua tranqueyra, que começaua no mar, & chegaua ate onde se fazia a terra alagadiça q seria espaço dhum tiro de bêsta & tolhia não poderem os immigos chegar aa cidade, & mais antre a

tranqueyra & Vpe faziasse hum esteyro que se enchia dagoa co maré, & em quanto se esta tranqueyra acabaua cada noyte madaua o gouernador vigiar a pouoação. E ela acabada deu a goarda dela a Afonso pessoa hum boo caualevro, & deulhe seteta besteiros & espingardeiros: & pera a tranqueyra estar tambem goardada por mar, armou no cabo dela hûa albetoça com hũ camelo & estava amarrada aa tranqueyra, & a capitania deu a Afôso chainho & deulhe dez dos nossos pera que ho acompanhassem. E coesta tranqueyra assi goardada ficou Malaca muyto segura de Patequatir, que vendose atalhado daquela maneyra não curou mais de cometer a cidade, & mandou pedir ao gouernador que lhe perdoasse & lhe desse seguro, & que tornaria a sua obediencia. E ho gouernador lho concedeo, mas Patequatir não se fiou disso, & não quis tornar & ficouse assi. E por isso & por ser a moução da India, determinou ho gouernador de se partir, porque a fortaleza era quasi acabada a que pos nome a famosa, a barreyra era em quadra posto que ho corpo da fortaleza não fosse quadrado. A grossura do muro era doyto pés todo de cantaria: tinha a torre da menajem sobre a ribeyra do mar junto do paço da ponte, & dagoas viuas podia ali chegar hũa nao de duzentos toneys sem carga. Na quadra q a fortaleza fazia ao monte se fazião duas torres que senhoreauão a coroa dele, & em cada quadra das torres que goardauão ho pé do muro auia bombardeiras com artelharia, & porque ho sitio da terra ho requeria assi, & a mezquita que ali estava: era a fortaleza etulhada em altura de mea lança darmas, & mais a torre da menajem podia receber socorro por mar, & tinha detro em si hũ pedaço de cantaria, & outro è outra torre, & auia agoa pera fazere outros muytos. A igreja desta fortaleza era da auocação de nossa senhora danunciada. E determinado ho gouernador de se partir com conselho desses capitães, fidalgos & caualeyros que andauão coele, fez capitão da fortaleza Ruy de brito hũ fidalgo

de Santarë, & alcayde môr & prouedor da fazenda Ruy daraujo, & capitão mòr do mar Fernão perez dandrade. E porq antreles não ouvesse deferenças de que se seguisse muyto deseruiço de Deos & del rey seu señor, mandou que Fernão perez desse a menajem a Ruy de brito, & que com seus capitaes lhe obedecessem em tudo, & por tudo assi como a sua propria pessoa. E que fazendo nosso senhor algûa cousa de Ruy de brito a ficasse Ferna perez por capitão da fortaleza, & por capitão môr do mar hum fidalgo chamado lopo dazeuedo que ficaua por sota capitão de Fernão perez, que ficaua na nao de do Ioão de lima, & lopo dazeuedo na carauela de lames teixeira: & ficauão mais estes capitães, Ioão lopez daluim, que ficaua na nao de Gaspar de payua, Vasco fernandez coutinho no nauio de Bastião de miranda, Pero de faria filho do comendador Aluoro de faria na galee de Duarte da silua, Ayres pereyra de berredo na nao de Nuno vaz de castelo branco. Christouão mazcarenhas na nao Santiago, Christouão garces na nao de Simão dandrade. E ficarão por escriuães da feytoria hum Francisco dazeuedo, Pero salgado & Ioão jorge, por almoxarife dos mantimentos hu lacome fernandez & seu escriuão Fracisco cardoso, almoxarife do almazem Bras afonso, & seu escrivão Diogo camacho, que tambem ficou por prouedor dos defütos & do espirital, & por meyrinho da fortaleza & da cidade, todos criados delrey de Portugal & de sua mãy, & da raynha sua hirmaã. Ficarão por gouernadores da terra (não tirado a superioridade ao capitão da fortaleza) Ninachatu dos getios, & dos mouros hu Caciz, dos Iaos Duperagunataraja, da pouoação da banda da fortaleza a Tuão colascar jao de nação, & a Ruy daraujo por determinador de seus agrauos, & apagador de suas defereças, & que sempre interuiesse em concerto antreles. Deixou dordenado ao capitão da fortaleza duzetos mil rs cadano, & cincoeta quintais de crauo, de q pagaria e Cochi a vintena, & em Portugal quarta & vintena, & ao alcayde

mór duzentos mil rs & cincoenta quitais de cravo no primeyro anno, & da hi por diante trinta, & dos trinta auia de pagar quarta & vintena em Portugal, & dos cincoenta vintena, & a Fernão perez capitão mor do mar ceto & cincoenta mil rs dordenado, de que se ele agrauou muyto, & na quisera ficar ne os outros capitaes por lhe na deixar mais ordenado q certa cousa cada dia. E ho gouernador insistio em ficare ate dizer que os prenderia: & por apacificar a Fernão perez, lhe deixou hu assinado seu de fora em que dizia que não mandando dali a hũ anno que seruisse bo cargo que lhe ficaua q ele se podesse ir pera a India, & hiria na nao em que ficava por capitão mòr doutras duas q forão da armada de Diogo mendez, & que podesse carregar a sua camara de drogas. E tendo ho gouernador determinada sua partida, que era caminho da India soube ho coltanzina rey q fora de Pace, & mandou dizer ao gouernador q lhe dizião que se quiria ir dereyto à India, q lhe pedia que lhe lembrasse q lhe tinha prometido de ho restituyr em seu reyno. A que ho gouernador respondeo que bem lhe lembraua, & tinha muyta vontade pera ho fazer: mas que não podia ser daquele ferro, porque ele se deteuera em Malaca mais do que cuydara, & que não podia perder a moução pera a India polo muyto que lá tinha que fazer, que de laa ho restituyria em seu reyno. E parecendo a coltanzina que erão aquilo delongas & receando que ho gouernador ho leuasse á India, & que nunca mais tornasse a sua terra, fugio tão secretamente q nunca se soube pera onde fora.

#### CAPITOLO LXXVII.

De como os mercadores de Malaca conselharão & requererão ao gouernador que se não fosse, & do que ele respondeo.

Fazendo ho gouernador prestes sua partida, foranno ver os moradores, & esses principais de Malaca, pera lhe persuadirem q se não fosse dela, porque se recea-uão que ido ele se ajuntasse Quatepatir com el rey que se chamaua de Malaca, & a tomassem ou lhe dessem grande opresã com que se todos poderião perder, ou lhes seria forçado irse dela. E hû deles è nome de todos lhe fez esta fala na sua lingoa. Não ha nenhum de nos outros que não estee fora de si com espanto (muyto esforçado & famoso capitão mais que quantos temos visto, & que quâtos ounimos dizer) de tua singular pru-dencia, que tendo ganhada co trabalho tão immenso & com vitoria tão sobre natural, a môr cousa q ha no mudo & mais rica de todas as riquezas dele, queres a desemparar sem ter ainda de todo tomado aquele assento que he necessario pera permanecer, porque se a das por segura co desbaratares el rey & ho fazeres fugir com tanta gête morta & ferida, & perdido de todo seu estado & sobre tudo morto: ainda seu filho que representa sua pessoa, & diz q he herdeiro de sua terra & da vingaça de sua morte está viuo, & oyto legoas daqui em sitio forte & com gête na terra, & grade armada no mar, & muyto liado per parentesco & amizade com todos os reys comarcãos, q tudo isto lhe da muyta esperança de estando tu na terra se restituyr em seu estado, quato mais se te virido, porque então todos seus parentes & amigos, que co receyo de tua preseça lhe negão sua ajuda, lha darão sem medo. E pera confirmação del rey fazer o que digo, não he mais necessario alegar se não que quando Patequatir por yingar a

morte de que ho engeitou de parente, com gete emprestada se atreueo aleuatarse cotra ti, que fara el rey contra os teus que sabe certo que lhe matarão seus parentes, seus vassalos, & que lhe tem por força a terra que foy de seu pay: & pera mais facilmente os desbaratar, ajuntara consigo Patequatir com seu poder, & que logo não tome a fortaleza a fome lha entregara, porque por guerra sempre faleceo mantimeto em terra abastada, quanto mais nesta que não tem se não o que vem de fora. E posto que por teu muyto grande esforço não tenhas tudo isto em conta, & a faças q os Portugueses tem fortaleza em que se emparar, armada no mar pera se desender & buscar mantimeto. Lembrete que os mercadores fojem como do fogo dos lugares em que ha guerra, & que sò a fama de a auer neste fara fugir dele todos os mercadores q sovão de vir a ele fazer suas mercadorias, & se elas fica ele hû deserto & terra esterile, & coelas hûa casa de tisouro de todas as riquezas do mudo, porque? que se pode desejar delas, que se aqui na ache? ouro a motes? prata & outros metais sem conto, especiaria & droga se medida? Na falo em lenho aloes, aguila, sandolos, almizquere, seda solta & tecida, beijoi & outros perfumes, roupa branca, porcelanas & outras cousas muy deleitosas aos humanos, porque sam tantas que enfastião a quem as tem em costume, & por cima de tudo ser propria & isenta del reyde Portugal & sem nenhũ sobrosso como sam as fortalezas da Îndia, q todas sã feytas demprestado em terra alhea, onde os Portugueses estão como parceiros, & nesta como moradores na terra de seu rey, ode ele sò reyna sem parcaria, em q sempre ha discordia. E pois ha tantas rezões pera te não partires, te pedimos muy-to de nossa parte, & te requeremos da delrey de Portugal que te não vas, porq por seu seruiço gastaremos quantas mercadorias, quatas fazendas & quanto dinheiro te-mos, com tanto q te não vas de Malaca. Ao q ho gouernador respondeo co muytos agardecimetos dos louuo-

res, & conselho que lhe dauão, & dos offrecimetos que lhe fazião, & sobre tudo a boa votade que entendia que lhe tinhão, & q ele conhecia quao be ho acoselhauão, porem que forçadamête lhe era necessario ir visitar a India, principalmete a ilha & cidade de Goa, que auia no mais de hu anno que ganhara ao Hidalção, q era tão poderoso como eles ounirião dizer, & que estana tão vezinho dela: & se lhe não tiuesse dada algua oppressam, no inuerno passado q ele não esteuera na India, lha daria com cerco se passasse outro sem ele estar nela: & pera dar fauor a Goa hia visitar a India & não pera deixar Malaca, que bem sabia que era tudo o q eles dizião, & por isso fazia dela muyto fundameto: mas que në por isso auia de deixar perder os lugares da India que se perderião com ele estar muyto tempo ausente dela, & o que ele determinaua destar de Malaca seria no mais que ho inuerno da India, que com o q gastaria em sua viajem ate tornar seria hū anno, em q se muy bem poderia soster a gente que auia de deixar na fortaleza & na frota que ficaua no mar. E que posto q não viessem neste tepo mercadores a Malaca, da tornada que ele tornasse assentaria a terra de maneyra q eles tornassem como dantes, & que se ele podera escusar de ir â India folgara muyto, mas q nã podia por nenhữa maneyra: & assi lhe deu outras muytas rezões pera sua ida cô grandes esperancas da tornada ser em breue, do que eles ficarão contentes.

## CAPITOLO LXXVIII.

De como nauegado ho gouernador pera a India, se perdeo a sua nao: & como foy morto Simão martins com outros nossos: & do q aconteceo a Simão dandrade.

Lao outro dia despois disto deixando na fortaleza trezentos homes Portugueses & muytos piaes da terra, & na frota duzentos, se partio de Malaca não leuando mais q tres naos & hum jungo, & nele leuaua muyta fazenda del rey seu señor q lhe coubera do seu quinto, & assi algua sua que valia na India: & hia por capitão do jungo Simão martíz, & hião coele dez ou doze Portugueses, & assi hião mais sesenta Iaos casados, carpiteiros, calafates & ferreyros que leuaua pera a India que erão del rey, & auião lá dinsinar outros escrauos del rev a estes officios. E a causa porque ho gouernador não meteo aquela fazeda do jungo ne os escrauos em frol delamar que era a capitayna, foy porque fazia tanta agoa que temeo que se fosse ao fûdo, & por esta causa quisera ir na trindade q era hua das outras naos de sua conserua, & deixou de ho fazer porque vendo a gete a rezão porque ele fugia de frol delamar não se queria ningue embarcar nela, & todos grião ir nas outras naos, & porq ele desejaua de ir nela a India pera a renouar embarcouse nela, & nela nem nas outras não levou mais gête que a necessaria pera as marear. E continuando por sua viajem indo atraues da ilha de camatra defronte da costa Dauru, deulhe hua grande toruoada, & por a sua nao ser podre & fazer muyta agoa que não podia nauegar se não em tepo feyto, pareceo bem ao seu piloto que surgissem, & assi se fez. E despois de surtos foy ho mar tão grosso q fez caçar a não & foy ter sobre hua lagia, em que tocou, & como era podre fezse em dous pedaços, & a popa com ho masto grande que ficou mais sobre a lagia & assentou nela ficou ali

sem a cobrir a agoa: & ho gouernador co os que esta-uño nela se saluarão, & assi algu fato, porque acodio logo ho batel da Tridade que estaua mais perto surta com as outras, & saluou o que digo, & da proa que acertou fora da lagia se não saluou nada, porque assi como se partio se foy logo a fundo. E foy cousa misera-uel ver assi partir hua nao, de q a fora os q digo se saluarão algüs a nado com se pegarem a arcas, & estes fo-rão ter a Pacem, porque a revolta era tamanha por acodire ao governador que ninguê oulhou por estes. E ho gouernador co os outros foy leuado a nao Tridade, & ali se agasalhou pera ir ate a India: & coesta mesma toruoada com q se perdeo a capitayna, se apartou lor-ge nunez de lião capitão da nao Enxobregas, do iugo de que hia por goarda por mandado do gouernador, por recear ho gouernador que os Iaos se leuâtassem contra os nossos, que como disse não serião mais que ate tre-ze. E vendose os laos apartados da nao, leuantaranse contreles atando crises que leuauão escondidos em paos compridos como hastes, & feytas lanças deles peleiarão com os nossos, que se defenderão bem & por muytos que matarão dos laos forão mortos todos por derradeyro. E ficando os laos señores do iugo, se forão â ilha de çamatra á cidade de Temião. E tornando ho gouernador a sua nauegação, passou muyto trabalho com a gente no golfão que se faz de çamatra a Ceylão, porque como a gente creceo na nao, & se deteuerão mais dias dos que cuydarão, faltoulhes a agoa, & morrerão todos com sede se lhes nosso senhor não deparara hũa nao de Dabul, q foy tomada por força, & achouse nela muyta riqueza, & assi catiuos, & agoa: & logo dali a pouces dias topou outra nao, que se rendeo como lhe madarão que amainasse, & nesta tambem se achou agoa. E ho dono desta nao disse ao gouernador que era de Chaul, & que não trazia cartaz, ou seguro, porq ho não trazião as naos dos lugares que pagauão pareas, & porq Chaul as pagaua ho não trazia. E porq ho gouernador temeo LL 2

a ho dono da nao lhe não falasse verdade, mãdou que ficasse na sua nao com algüs outros, & que a nao fosse em sua conserua ate Cochim pera hi saber se era como ele dizia: & na nao mandou que fosse Simão dandrade por capitão, & mandou que fossem coele quinze dos nossos, & ho piloto & marinheiros da nao ficarão nela pera a gouernarem. E cuydando eles que os leuauão catiuos, por se liurar hua noyte sendo tanto auante como ho cabo de Comorim, gouernou ho piloto mouro a tal rumo, que se apartou muyto da coserua do gouernador, & em amanhecendo foy aferrar porto na ilha de Cadaluz hûa das principais das ilhas de Maldiua, onde estauño muytos Malabares de Calicut, co cuja ajuda os mouros da nao preuderão Simão dandrade & os outros nossos, & os atormentarão com muytas injurias & males que lhes fizerão, & não ousarão de os matar por amor do dono da nao que hia em poder do gouernador que ho matarião, & roubaranlhe quâto leuauão na nao, & despois disto os deixarão ir pera Cochim, onde chegados acharão ja ho gouernador.

#### CAPITOLO LXXIX.

De como ho gouernador chegou a Cochim, & das nouas que achou da vinda dos rumes: & de como deu a capitania de Goa a Manuel de lacerda.

Do cabo de Comorim foy o gouernador ter a Cochim na entrada de Feuereyro de mil & quinhentos & doze, & hi foy recebido com grandes alegrias quando ho virão viuo, & souberão como deixaua Malaca, porque muytos cuydanão que fosse perdido, assi polo que Lourenço moreno & Antonio real disserão quâdo partio pera lâ, como perq despois de partido deitarão fama os mouros de Cananor & de Cochim que se perdera com toda a frota, & que auião os rumes de vir muy cedo â India, porque assi lho escreuera Mirocem ho capitão môr q

fora da armada do soldão, que ho viso rey dom Francisco dalmeyda desbaratou è Diu, & ele se acolheo á corte del rey de Cambaya que então reynaua, q nuca ho mais deixou ir pera sua terra, & criasse porque não trouuesse rumes â India. E despois que este rey morreo que foy no anno passado de mil & quinhentos & onze. ho filho que lhe sucedeo, deu logo licença a Miroce que se fosse, & quando se foy escreueo a el rey de Calicut, & assi a todos os reys da India nossos immigos, que se não hia se não pera trazer tantos rumes que deitassem os nossos fora da India, pedindolhes que se fizessem todos prestes pera os ajudar. E os mouros de Cochi & de Cananor forão os que mais assoalharão esta noua. E parecedo aos mouros de Cananor q isto era verdade, & assi de ser ho gouernador perdido, começarão de fazer duas naos de quilha pera mandarem a Meca carregadas despeciaria, & tornare carregadas de rumes. E coesta reuolta que andaua na India, deu a chegada do gouernador muyto prazer. E sabedo ele o q os mouros pronosticauão de sua perdição, mãdou soltar doze mouros horrados de Cãbaya & do Balagate & doutras partes q trazia catiuos de Malaca, q se fossem por onde quisessem pera que contassem a tomada de Malaca & como estava na India. E eles ho apregoarão por onde forão, & nas terras donde erão. E sabedo ho gouernador a etrada dos turcos na ilha de Goa & ho mais que era feyto despachou logo pera la oyto Catures Dantonio real carregados de gente, & mandou neles prouisam a Manuel de lacerda pera ser capitão de Goa, & Manuel de sousa tauares alcayde moor, & Diogo fernandez de beja capitão do mar, & escreueo a Manuel delacerda q lhe mandaua aquela gente em quanto não hia, porque se ficaua apercebedo pera ir ho mais de pressa que podesse. E chegados estes Catures a Goa, foy metido Manuel de lacerda na capitania, & Manuel de sousa & Diogo fernadez nos outros carregos. E vedo Manuel delacerda a carta do gouernador sobre sua ida, respondeolhe logo

que não devia de ir, porque não tinha tanta gête que rodesse tomar logo a fortaleza a Roçalção, & pera esfar & Goa sem mais que seria grande abatimento terenlhe os mouros hûa fortaleza no rosto & ele não a poder tomar, por isso que não fosse ate as naos de Portugal não chegarê que auião de trazer muyta gente, & q então hiria a Goa como cupria ao estado del rey de Portugal & a sua honrra, & entre tanto ele esperaua em Deos de a cidade não correr nenhů perigo, porque ele tinha seyscentos Portugueses com que a defender, a fora os piães da terra. E por este recado que foy em breue tepo ao gouernador, desistio ele de ir a Goa & ficouse em Cochim, onde achou bem q concertar em desmâchos que se fizerão em quanto foy a Malaca. Primeyramète na justiça em que Antonio real & Lourenco moreno fazião ausolutamente o que querião: & porque lhes foy dito que hum Simão ragel natural de Coimbra praguejaua do que eles fazião degradaranno pera Goa, & mandarano è hua nao de mouros mercadores de Cochim, que no caminho forão tomados por mouros de Calicut, que leuarão là Simão rangel cativo, & hi ho venderão em pregão, & foy vendido a hum mouro do cayro q ho leuou pera laa. E não somete fazião estas cousas & outras na justica, mas outros muyto grandes excessos na fazeda, fazedo gastos muy desordenados, assi como em fazerem hua nao noua de que não auia necessidade & deixare perder a nao cirne que era ainda pera poder nauegar, & com se correger escusara ho gasto da nao noua: & assi achou que tratauão em mercadorias defesas polo regimento del rey, & gastauão ho dinheiro que mandaua pera a carga da especiaria em outras cousas, & assacauão ao gouernador que ele ho gastaua: & porq ele quis apurar a verdade disto & atalhar q ho não fizesse mais, lhe quiserão dali por diate muyto grade mal, & despois fez Antonio real capitolos dele como direy a diante.

#### CAPITOLO LXXX.

Do q o gouernador fez em Cochim, & de como ha rey das ilhas de Maldina se fez vassalo del rey de Portugal.

lambem ho gouernador acodio a outros grandes males que auia em Cochi na nossa pouoação, que se fazião por estarem os getios mesturados com os Christãos da terra, & as molheres Christaas da terra mancebas do mudo tinhão em suas casas de quinze ate vinte parentes gentios todos, & peccauão coeles carnalmête, & outras Christaas peccauao nas casas dos gentios com mouros: & assi auia casas em que pousauao gentios & mouros de fora de Cochí que tinhão por officio eganar escrauos dos nossos q lhe fugissem & os roubassem. E hia este roubo tanto auante q muytos erão roubados de passante de ce cruzados: & nestas mesmas casas dos gentios tinhão muytos dos nossos parte com as gentias. É dando ho gouernador cota de tudo isto a el rey de Cochim, ouue dele que lhe desse demarcação pera a nossa pouoação estar sobre si: & auida, mandou que sopena de morte todo ho gentio, assi homem como molher se despejasse logo da nossa pouoação në tornasse mais a ela. E feyto isto tornaranse Christaas bem quatro cetas pessoas gentias, em que entrarão algus panicaes & outros honrrados. E neste inuerno madou o gouernador fazer em Cochim trinta catures que sam nauios de remo mais pequenos que bargatis, & isto porque soube que entre tanto q ele foy a Malaca, mandou el rey de Calicut fazer hüs sesenta nauios destes, & como as naos de Cochim sayão do porto hião a elas, & ou as tomauão ou as punhão em grande afronta, & tomaua paraos & pagueres que hião de Cananor pera Co-chim pera a nossa fortaleza com cousas necessarias que os feytores mandauão de huas as outras, & assi que hião de Goa, & pera pelejarê coestes catures, fez ho gouer-

nador os que digo & pera outras cousas necessarias. Tambem neste inuerno por industria do gouernador se tornarão e Cochim Christãos muytos moços filhos de homes honrrados, & pera sere melhor insinados na fê catholica & terem melhor criação, madou os insinar a ler & a escreuer em escola pubrica que ordenou pera isso, & achou obra de cem moços pera deprenderê. E neste inuerno lhe foy dada hua carta de quatro marinheiros nossos q se perderão coele em frol delamar, em que dizião que forão ter a Ace hũ porto del rey de Pace, que lhes fizera muyta hõrra, & os madara a Choramandel em hû jungo de Chatins, que també por sere Portugueses lhes fizerão muyto gasalhado, & madauão pedir seguro ao gouernador pera suas naos & jugos irem a Malaca como costumauão, & mais lho pedião pera hu jungo q hi inuernaua que leuaua roupa de algus mercadores de Malaca & assi do rey que fora della, cuja porte lhe entregarião. O que ho gouernador lhes concedeo, & mais fez merce ao capitão do jungo da parte delrey, que valeria be quinze mil cruzados, & neste tempo lhe chegou hû messegeiro de Merlao aqlle q lhe arrendara as tanadarias da terra firme de Goa, que era rey Donor por morte do hirmão q lhe tinha ho reyno por força: & mandoulhe por carta muytos agardecimetos da horra que lhe fizera em Goa, sendo hû pobre auentureiro. E assi ofrecimentos damizade & desejos de seruir a el rey de portugal com todo ho reyno & co sua pessoa, & mandoulhe hua trepeça q fora del rey de Narsinga toda forrada douro & os pés feytos de torno, obra be feyta & rica. E o gouernador lhe respodeo pelo messejeiro, cofirmadose por muyto seu amigo è nome del rey de Portugal, & seu, & mandoulhe hu presente: E sempre Merlao durou nesta amizade, & pagou be a reda de Mergeu q seu hirmão não fazia. Na entrada deste inuerno q foy e Mayo, chegou a Cochi Pero mazcarenhas capitão dhữa nao da conserva de do Garcia de noronha, q aquele anno partira por capitão môr da armada da car-

ga. E partido de Lisboa, chegou ao cabo de sancto Agostinho co toda sua frota, & por ho não poder dobrar tornou à costa de Guinê a buscar veto pera nauegar, & foy ter aa ilha de sam Thome, onde fez agoada, & hi lhe adoeceo & morreo muvta gete: & ido dali co muyto trabalho parecendolhe q tinha dobrado ho cabo de boa Esperança, foy reconhecer a terra & achouse atras dele. E tornando a sua nanegação q foy em estremo trabalhosa, chegou a Moçãbiq co toda a frota e feuereyro de mil & quinhetos & doze, & então passauão por ali do Ayres & Christouão de brito o hião pera Portugal: & por ser ja boca dinuerno da India & a gete ir muyto trabalhada, foy necessario ter ali ho inuerno da India, & deu liceça a Pero mazcarenhas que lha pedio pera se ir â India na nao sctă Ofemea de Iorge de brito q era nauio pegno, & por isso do Garcia ho mandou â India co noua ao gouernador de como ficaua em Moçâbiq. E partido, chegou a Cochi na fi de Mayo & deu noua ao gouernador como do Garcia ficaua em Mocabio, & coela folgou ele muyto por do Garcia ser seu sobrinho, & logo etregou a capitania de Cochi a Pero mazcarenhas q a trazia por elrey de Portugal. E quasi no cabo do inuerno chegou ao gouernador hum embaixador dhû rey das ilhas de Maldiua q se madaua offrecer por vassalo delrey de Portugal, co tanto q lhe restituyse alguas ilhas que lhe tinha tomadas hum mouro principal de Cananor chamado Mamale co ajuda dhûs hirmãos o tinha, & elrey de Cananor lhe tinha dado nome de rey. E ho gonernador aceitou este offrecimento, & prometeo de liurar el rey do Mamale, & assi ho fez despois fazendo co Mamale que renúciasse ho titulo que tinha de rev dağlas ilhas de Maldiua.

## CAPITOLO LXXXI.

De como os îmigos tomarão a barcaça que goardaua a truqueyra da banda do mar, & de como os nossos desburatarão os inmigos & cobrarão a barcaça com ho camelo que tinha.

Partido ho gouernador de Malaca, foy ho desmayo tamanho na gente da terra q todos poserão toucas pretas, o que Ruy de brito & Fernão perez estranharão muyto a Ninachatu, & prometeranlhe de fazere de tal maneyra a guerra a Patequatir que ho laçassem fora de Malaca: & nisto veo noua q Lasamane que estaua em Muar, se dizia que queria ir a Malaca pelejar co a nossa frota. E sabido isto foy acordado q Fernão perez fosse buscar Lasamane & peleiasse coele, assi pera esforçar a gente da terra, como porq no rio de Muar por ser lugar estreyto peleiaria melhor q no porto de Malaca q era largo. E em quato Fernão perez la foy, veo Quatepatir de noyte, q fazia muy grande escuro, & co muyta gente q trazia deu na nossa barcaça q estaua no cabo da nossa tranqueyra, & tomâdoha sem se os nossos podere valer leuouha coeles & co ho camelo q tinha à sua fortaleza, & meteo ho camelo detro, & madouho assestar defronte de hua porta q saya pera ho mar, pera que dali jugasse côtra que a cometesse. E ao outro dia n isto acoteceo, logo pola manhan chegou Fernão perez que se tornou por na achar a armada do Lasamane: & sabedo a tomada da barcaça, disse a Ruy de brito q lhe parecia q logo se deuia de vingar agla offensa, porq se assi se não fizesse Catepatir cobraria mor esforço do q tinha. & a gête da terra mayor desmayo do a andaua neles. & perderia de todo o credito dos nossos. E estas rezões deu no cõselho q se logo fez sobrisso: & algus lhas cotrariarão, dizendo q não era be pelejar co a fortaleza da trăqueyra, pois ho gouernador co a gente q tinha a não podera desbaratar: & eles não erão mais sãos q duzetos & cincoeta Portugueses. Ao q Fernão perez disse q o gouernador na tiuera tata necessidade de cometer a fortaleza como eles tinhão, & q quato era a sere poucos, q nosso senhor os faria muytos no esforço, porq pera isso erão Christãos. E ho parecer de Fernão perez se aprouou, assi polos nossos como polo Bedara & Catual q estauão no conselho, & se offrecerão a ir co Fernão perez co mil & quinhentos piães da terra: & foy ordenado q fosse coeles ao logo do mar Afonso pessoa com os espingardeiros & bésteiros q tinha na tranqueyra: & Fernão perez auia de ir por mar ao logo da ter-ra co seus capitães e bateys & em calaluzes, & serião os nossos duzentos: & hião assi ao logo de terra, perq se fosse cousa q sayse os îmigos aos q hiao por terra, os defendese co a artelharia dos bateys. E indo perto da fortaleza, mandou Fernão perez a lorge botelho de pôbal, q era hū dos capitães q hião nos bateys q desembarcasse primeyro q todos, & pegasse co a traqueyra, & visse a disposição dela: & ele ho fez assi. E em saindo ho nosso camelo, começa de desparar muy rijo, & como disse estava na porta da tranqueyra defronte do mar, q estaua aberta, & estarião em goarda dele obra de ce mouros. E lorge botelho & os q hia coele como nã tinhão em côta os tiros do camelo, chegarão co muyta pressa à porta dode ele estaua & entrarão: & começando de pelejar co os îmigos q estauño em goarda, a-codio Fernão perez co os seus, & assi Afonso pessoa co os q trazia por terra, & co sua chegada na curarão os îmigos de mais resistêcia & alargarão a porta, & os nossos entrarão todos: & Fernão perez mandou logo poer fogo, porq se os nossos não carregassem de muyta & muy rica fazeda q ali auia, & etre tato viesse Quatepatir co ho corpo da sua gente do q se receaua, & os nossos não podesse pelejar co ho roubo & se desbaratassem como ele ja vira acotecer alguas vezes, & por isso ele mesmo andaua mandado poer ho fogo co deixar os capitães cô a môr parte da gête feyta ê corpo, pera q resistisse a l'atequatir se viesse, & fizesse entre tanto recolher ho camelo aos bateys, & queredoho os nossos fazer acharão ho cepo do camelo cheo de sangue fresco: & sonbesse despois q era do nosso codestabre q fora catiuo na barcaça co os outros, a q Patequatir mandou q tirasse co ho camelo quado os nossos forão vistos, & por ele núca querer tirar lhe cortarão os îmigos a cabeça sobre ho cepo. E estado nisto deixaranse vir perto de quatrocetos mouros, & diate deles tres alifantes co castelos, em à hirião trinta ou quarenta frecheiros. E assi como os nossos os virão de supito, começão de bradar. Alifantes, alifâtes: & coisto fugio a mayor parte deles pera os bateys, principalmete os q estauão mais pegados co a tranqueyra. E jorge botelho q estaua na dianteira co obra de trîta dos do seu batel, se teue esperado os îmigos, de q be sesenta se adiatarão co hu dos alifantes q era ho mais pequo de todos. E lorge botelho como os vio mandou aos que estauão coele que dessem Santiago, & que não curassem do alifante se não do homem que ho regia que hia assentado na cabeça, porque este morto ho alifante se desbarataria por si mesmo: & assi ho fizerão, & remeterão com grande grita ao alifante chamando Santiago, & leuão o que ho regia espetado nas lanças. E assi como foy leuado q ho alifante não teue que ho gouernasse, atrauessouse, & ainda se bem não atrauessava quando ho codestabre que hia no batel de lorge hotelho despara nele hua espingarda & dalhe polo coração: & dando ho alifante hũ medonho hurro cavo morto. E neste instâte acodio Fernão perez sentindo a fugida dos nossos, & assi por ele sobreuir como pola morte do alifante se desbaratarão os immigos de maneyra que fugirão, & por a terra ser alagadica & de vasa por amor dos muytos esteyros que ha nela, não quis seguir ho encalço, & mandou roubar muytos gudões, em que auia tanto crauo, noz, maça & sandolo, que de os nossos ho na poderem leuar todo forão chamar ho pouo de Malaca que ho acabasse de leuar. E saqueado tudo & recolhido ho camelo & outra artelharia que estaua na tranqueyra, foylhe posto fogo, & assi aa pouoação que estaua despejada, & tudo foy queymado sem nunca Patequatir ousar de acodir. E isto feyto tornouse Fernão perez aa fortaleza, onde forão dadas muytas graças a nosso senhor por aquela vitoria, q foy muy grande pera quanta gente tinha Patequatir, & pera quão poucos os nossos erão, de que nenhum não foy morto, somente ouue algus feridos, & dos immigos muytos & muytos mortos: & logo Patequatir se mudou dali pera hũa enseada hũa legoa abaixo, porque he ho costume desta gente não estarem mais onde hũa vez sam veneidos. E nestoutro lugar pera onde se foy, se fortaleceo de tranqueyras muyto mais que dantes, & com sua ida ficou ho pouo de Malaca desabafado, & com muyto credito nos nossos & sem nenhum medo de Patequatir.

# CAPITOLO LXXXII.

De como Fernã perez tornou outra vez a cometer Quatepatir, & da perda que recebeo.

Despois desta vitoria, pareceo bem a Ruy de brito & a Fernão perez com conselho de todos os outros capitães & fidalgos, q Fernão perez tornasse sobre Patequatir em quanto a vitoria passada estaua fresca. E isto acordado, partio de Malaca hũ dia ante manhaã com os mesmos capitães & gente que leuara da outra vez, & chegado a Vpe, que assi se chamaua ho lugar onde estaua Quatepatir, desembarcou com os seus sendo bem contrariado dos immigos, com que pelejou hum pouco na primeyra tranqueyra, porque erão tres ou quatro. E desbaratados com morte de muytos deixarão a tranqueyra, & Fernão perez a entrou com os seus, & chegando aas primeyras casas mâdoulhes dar fogo: & por saber que a terra era alagadiça & de muytos esteyros, & não

se poder andar se não por minhoteiras que era grande ajuda pera os immigos que andauão leues & despejados, & pera os nossos grande impedimento por andarem armados, determinou com conselho de seus capitaes de não passar mais auante & contentarse com o que tinha fevto & recolherse, & tambem porque os immigos erão muyto mais que da primeyra, por lhe el rey de Malaca mandar socorro, & despois que queymou alguas làcharas que estauão em hum esteyro junto desta tranqueyra, comecou de se recolher & embarcarse nos bateys muyto a seu saluo, bem que os immigos lhe hião nas costas, mas sem fazerem cousa algûa. E recolhendose assi acertou de se embarcar tanta gente em hum parao, em que hia Ruy daraujo por capitão, que não pode nadar com ho grande peso dela, & porque a maré vazaua. O que vendo os immigos & entendendo o que era, derão todos sobre ho parao com muyto grande grita, & comecarão hūs de tirar com lanças darremesso & outros com frechadas, tratando muyto mal os nossos que estauão nele, & como estauão empilhados não se podião defender: ao que Fernão perez que estaua embarcado acodio logo bradando aos nossos dos outros bateys que estauão de largo que acodissem. E tornando eles pera isso, em chegando a eles arremessanse todos neles a quem mais podia & com muy grande desordem, & Ruy daraujo se lancou tambem, mas em se lancando ficou preso em hum tolete do parao pola fralda de malha que leuaua, & como a pressa era grande & ho tempo pouco mataranno aas lançadas primeyro que se podesse desembaracar do tolete, & sobrisso foy grande peleja dos nossos que acodião com os immigos que erão tantos que co-brião a terra & metianse pola agoa a pelejar com os nossos, & tanto os apertarão que se ouverão de retirar, indo Fernão perez ferido, Pero de faria & outros muytos, & ficarão mortos Ruy daraujo, Christouão pacheco, Antonio dazeuedo capitão dhũa carauela, que primeyro que morresse pelejou muy valentemente, & assi forão mortos outros: de modo que donde os nossos tinhão a vitoria tornouse aos îmigos. De que Patequatir ficou muyto mais soberbo do que era, & mandou logo esta noua a el rey que fora de Malaca, que lhe mandou disso muytos agardecimentos, pedindolhe muyto que continuasse a guerra, porque coela esperaua de cobrar Malaca, & que ele ho ajudaria no que podesse: & logo mandou ao Lasamane que estaua com sua frota no rio de Muar que he dez legoas de Malaca que sayse fora & tomasse os jungos que fossem pera Malaca ou quaesquer outras velas, & que fauorecesse el rey Darguim, & ho Dujentana & outros: & assi andaua fazendo guerra a nossos amigos & fauorecendo nossos immigos.

# CAPITOLO LXXXIII.

De como Fernão perez foy buscar ho lasamane que estaua no rio de Muar pera pelejar coele, & do que fez: & de como chegarão da India Francisco de melo & Martim guedez.

Tornado Fernão perez a Malaca muyto descontente polo que lhe acontecera, deuse a capitania da carauela Dantonio dazeuedo a Iorge botelho por seu boő esforço & seruiço que naquela guerra fazia. E dali a algüs dias sabendo Fernão perez como ho Lasamane era fora do rio de Muar, partiose logo em sua busca pera pelejar coele, porque ho desejaua muyto: & ale dos bateys leuou a galé de Pero de faria & ho nauio de Iorge botelho, que chegado perto do rio de Muar acertou dir diàte de todos, & por isso foy logo visto da armada do Lasamane, & não virão os outros porque a frota estaua detras de húa ponta. E sendo dito ao Lasamane que aparecia ho nauio, quis lhe fazer crer que lhe fugia, & meteose pera dentro do rio & pos se detras da ponta que digo pera ho tomar mais asinha. E lorge botelho que ho entendia em a nossa frota sendo tanto auante como a po-

ta detras de que ho Lasamane estaua, meteose no rio & passou a diâte da frota dos îmigos co determinação de lhes atalhar que não podessem fugir da nossa frota se ho quisessem fazer. Ho Lasamane pola teção q tinha deixou passar lorge botelho, senão quando Fernão perez aboca ho rio co sua frota, dando os nossos grandes gritas, & começãdo de tirar muytas espingardadas. Ho Lasamane conhecedo o q era, posto q tinha coreta lancharas & muytos calaluzes, receaua tato os nossos que não ousou de pelejar coeles: & pera que ho não podessem aferrar, mandou logo alagar algûs calaluzes & lancharas q estavão afastados da terra, pera que ficassem em bastida antrele & os nossos: & como a marê vazaua ficarão logo alagados, & ele ficou seguro de lhe os nossos poderem chegar tão asinha. E nisto os tiros erão muytos de hua parte & da outra, assi de frechas como de setas, & espingardas, & bőbardadas, de que os immigos tirauão em mais abastança que os nossos por terem muyto mais bombardas, & assi erão eles tambem muytos em demasia, porq a fora os q estauão na frota auia muytos em terra q logo acodirão, & as frotas estauão tão perto dela que podião os îmigos que estauão nela chegar aos nossos co as frechas, de q ho ar andaua todo cuberto. E co tudo os nossos remarão auate & chegarão a abalrroar os calaluzes & lancharas que estauão alagadas, & dali saltarão em outras que ho não estauão. E aqui foy a batalha em estremo aspera, porque como os q andauão co ho Lasamane fossem laos que sam muyto ousados, chegauanse tanto aos nossos que se ferião com as espadas, & forão muytos deles mortos & dos nossos algús feridos. E porque nisto vazaua muyto a marê & não ficarem os nossos bateys em seco, foy necessario mādar Fernão perez que se afastassem, & eles afastados poderão a galê & a carauela jugar com a artelharia, & fizerão muyto grande dano nos îmigos, & os bateys entre tanto poserão fogo às lancharas & calaluzes q tinhão tomados: & isto porq por estare em seco os nossos

as não poderão tirar pera se aproueitar delas, porê ardeo delas pouco, porq em se os nossos afastado, os imigos que erão e demasia muytos ho apagarão logo. E sobreuindo a noyte neste tepo, recolheose Fernão perez a galé & â carauela pera curare hi os feridos, & duraria esta peleja be tres horas: & porque ao outro dia se não podessem sayr os imigos com a maré, fez Fernão perez hũa bastida diâte deles dos bateys & da galé & da carauela que tomana ho rio de terra a terra. O que entendedo ho Lasamane, & parecedolhe que se perderia se esperasse ao outro dia a peleja dos nossos, açulla noyte varou toda sua armada, & fez diante hũa tranqueyra de duas faces entulhada de terra em ç assentou sua artelharia, & coela ficou seguro de os nossos ho podere entrar. E esta traqueyra & varação de sua armada q ele mandou fazer aqueyra & varação de sua armada q ele mandou fazer aqueyra & varação de sua armada q ele núca ho Fernão perez setio, & ele estaua espatado de quão pouco arroydo se fazia em terra, pelo q cria q ho Lasamane era ido co toda sua gente & deixara a armada vedo q a não podia saluar. E isto fazia ele porq não outindo os nossos ho rumor dos seus lhe não tirassem cõ a artelharia. E em amanhecêdo mandou dar hũa aluorada a Fernão perez de sinos, & doutros instormêtos que os Iaos costumão na terra, & despois de bôbardadas: do q̃ os nossos ficarão muy espatados, & muyto mais da obra q̃ estaua feyta. E por Fernão perez ter tão pouca gête como tinha, lhe não pareceo bê poiar em terra & pelejar cõ os îmigos, & côtêtouse cô lhe fazer do mar muyto dâno cõ os esbôbardear a môr parte do dia, & despois se partio pera Malaca, õde achou Fracisco de melo ho galego q̃ então chegara da India, q̃ o mãdara ho gouernador por capitão môr de Martí guedez, & de lorge de brito, & vinhão cada hũ e seu nauio fornecidos de cl. homês Portugueses, & dartelharia, poluora & outras munições, & mãtimetos, & aparelhos pera tirarê nauios a môte & pera os cocertarê: & atre a gête dos nauios hião ferreyros & carpinteiros, & mãtomo III. co a artelharia. E em amanhecedo mandou dar hua aldou o gouernador prouisà pera fazere seys galés, & mãdou por patrão da ribeira de Malaca a hũ Ferna trigo, que deu industria pera se tirar amonte ho naujo de Vasco fernandez coutinho que fazia muyta agoa, & foy tirado co muyto trabalho, & també ho naujo de lorge botelho, & este por ser pequeno foy logo corregido & tornado ao mar: & Fernão perez se foy aa ilha das naos onde estaua co os naujos grossos todo ho tempo q não pelejaua, & isto por goardar milhor ho mar, q não viesse os îmigos por elle & tomassem a fortaleza de supito: porq como todos os comarcãos ho era, era necessario estar aa lerta, perag tambe não lhe fezessem treição que a gente daquela terra vsa muyto. E sempre quando nacia ho sol & se punha, tinha Fernão perez muy grade vigia se saya algua vela donde estaua Quatepatir ou da banda do estreyto de Sabão: & a fora isto tinha muyto grande trabalho em ir muytas vezes buscar os îmigos hũas vezes os da armada do Lasamane, outras os de Patequatir, a q saya por esses esteyros nos bateys a queymarlhe suas lancharas q lhe trazião por eles algus mantimetos que lhe mandauão seus amigos.

# CAPITOLO LXXXIIII.

De como Fernão perez foy buscar mantimétos pera a fortaleza, & os trouue com grande perigo de sua vida, & da grande fome q auia antre os immigos.

Neste tepo que estes dous capitaes chegarão da India auia em Malaca muytos trabalhos, assi de doenças como de fome que hia em grande crecimeto, por os mantimentos não acodire como dates, que nenhas mercadores ousauão dir a Malaca por amor da guerra: & chegou a pouquidade dos mantimetos a tato que não os nossos mais, que arroz cozido em agoa & sal, por regra, & no mais que ha vez ao dia, & a mesma esterilidade auia antre os îmigos, & por isso cessou a guerra antre has

& outros, & a fome foy causa de tregoas antreles sem falar nenhû deles. E vêdo Fernão perez ho destroço q hia nos nossos co a fome, determinou co conselho de todos de ir ao estreito de Cincapura, por ode naçle tem-po ç era na fim de Setebro passauão jugos da Iaoa carregados de mâtimetos pera partes ode tinhão valia: & deixando a mayor parte da gête de sua armada nos navios grossos pera os goardar, se partio indo no nauio de Marti guedez, em q ele tambe hia, & leuaua em sua coserua Pero de faria & lorge botelho, & assi outros tres capitães em tres lancharas: & ho timugão de Malaca, q he o que arrecada as ancorajes das naos estrangeiras, & este hia por guia que sabia a terra. E chegado ao estreyto, achou no canal de Sabão hũ grade jugo da Iaoa q estava surto, que em vendo a nossa frota se quis fazer â vela, mas não pode porq Pero de faria mandou apertar tão rijo ho remo, q antes q desferisse estaua metido antrele & a terra, & impidiolhe q na chegasse a ela co muytas bobardadas que lhe tiraua. E nisto chegarão os outros capitães & rodearano, & os q estauão detro se renderão porq os não metessem no fudo. Tomado ho júgo achouse q era de laos q o leuauão carregado de mantimetos & darmas. E do señor do jungo soube Fernão perez que leuaua aqueles mantimentos & aquelas armas a Patequatir, que escreuera a Iaoa q lhe mandasse: & neste jugo hia hu seu filho, & por seu conselho se rederão os do jugo co determinação de fazere o q despois fizerão, & logo Fernã perez mandou baldear os mantimêtos do jugo nos naujos da sua frota, & a ela mandou també passar a gête, & ho capitão dele & esses horra-dos ao seu nauio, & adauão soltos porq lhes madou tomar as armas: pore ficarão a cada hu seu cris q trazião secretos, esperado tepo pera fazere o q determinauão, & foy matare Fernão perez & leuantarse co ho nauio, & cometeranno hū dia pela sesta. E estando Fernão perez encostado, remeteo ho capitão do jugo a ele & fe-rio pelas costas co ho cris q trazia escodido, & nã lhe

deu mais de hua so ferida, porq neste tepo remeterão os côpanheiros aos nossos, q lançando mão das espadas & lanças q tinhão na tolda começarão de ferir os îmigos, o q embaraçou ho seu capitão de maneyra q não pode dar a Fernão perez mais feridas q hua, porq tambě algũs dos nossos se abraçarão logo coele. E foy o primeyro Martin guedez, q antes de ho abraçar lhe deu cô hû marrão da nao cô que ho derribou, & nisto acodirão outros & tomaralhe ho cris & prenderano, & não ho matarão porq Fernão perez ho mandou assi. Os outros laos vedo q não auia efeyto o q começarão, derão consigo no mar esses q poderão, & saluaranse a nado por ser perto de terra, & os outros forão mortos & catiuos. E assessegado tudo, Fernão perez mandou meter a tormeto ho capitão do jugo, pera q confessasse co que fundameto cometera matalo, & se vinhão mais jugos e socorro de Quatepatir. E ele confessou a causa porq ho quisera matar, & q ainda ficanão tres jungos em Cincapura, & q na auião de ir ate lhes não mandar recado. E assi disse como vinha ali ho filho de Quatepatir & mostrouho. Isto cofessado, madou os Fernão perez prender a boo recado pera os leuar a Malaca, pera ode logo partio co os mantimetos, & fez cota q certos tinha os tres jungos q ficauão e Cincapura, pois não auião de partir se recado do capitão do jugo. E chegado a Malaca foy grademete festejado por trazer tão boo socorro, & em chegado logo despedio pera Cincapura a Lopo dazeuedo & a lorge botelho, pera q tomasse os tres jugos q là ficauão. E eles os tomarão se lhes ficar gête algua porq toda fugio primeyro, & coeles ficou Malaca be abastada de mantimetos. E tâbe chegou Gomez da cunha de Pegù co outro jungo co mantimetos, que deixaua assetada amizade co el rey de Pegû, & concertado q mandasse mâtimentos a Malaca: & assi chegou Antonio de miranda do reyno de Sião, ode foy muyto be recebido. E neste tepo fugio da prisam ho filho de Quatepatir, q estaua em estrema necessidade de matimetos polos que lhe tomarão, & assi muy falecido darmas & de gente, q ne el rey de Malaca lhe podia socorrer por estar da mesma maneyra.

## CAPITOLO LXXXV.

De como Fernão perez desbaratou Quatepatir & lhe tomou a fortaleza: & de como Quatepatir fugio pera a ilha da Iaoa.

Sabendo os nossos isto, & parecendolhes q era tepo determinarão de o destruyr de todo & deitalo fora de Malaca: pera o que se ordenou que fosse Fernão perez & leuasse a galee de Pero de faria & a carauela de lorge botelho, & os outros capitães nos bateys & calaluzes, em que hirião passante de duzêtos Portugueses antre sãos & doetes, & por terra ao longo dagoa ho catual com mil & seyscentos piães da terra, os mais deles frecheiros, & da banda do sertão ho feytor Pero pessoa, a que se deu a feytoria despois da morte de Ruy daraujo com obra de seteta espingardeiros & bésteiros. E confessados todos os nossos, & recebido ho Sanctissimo sacrameto. partio Fernão perez de Malaca hû dia âte manhaã, & tanto que foy perto donde estaua Patequatir, desembarcou lorge botelho per seu mandado com a gente de sua capitania, pera q jutamente com Pero pessoa cometessem a fortaleza, è quanto ele hia desembarcar com toda a gente defronte da porta principal da primeyra tranqueyra, donde ja estaua muyto perto Pero de faria na sua galé varejando com a artelharia tão fortemente que quasi não ousauão de se descobrir os immigos q hi estauão. E ajutandose lorge botelho & Pero pessoa ambos derão Santiago co grande grita, & achando aberta a porta desta primeyra tranqueyra, entrou logo Iorge botelho diante com ate oyto homens, rompendo por muytas frechadas que os immigos tiravão de dentro, & entrado por muy bastas lançadas que lhe arremessauão. E vedo

eles a concrusam de lorge botelho que foy entrar, & vedo os que lhe hião nas costas, que não fazião se não despender em espingardadas, virão as costas & arremessanse pera detro doutra tranqueyra que hia alem desta, cuja porta fecharão muy bem. A este tempo era Fernão perez desembarcado com toda a gente, & cada hû cometia por onde podia pera entrarem a segunda tranqueyra q estaua muyto forte, & que os immigos defendião com grande instancia, & a reuolta era muy grade & perigosa: Iorge botelho & Pero pessoa que andauão diantevros por aquela parte onde estaua a porta que era pequena, remeterão ambos a ela pera ver se a podião leuar fora do couce. E andando ambos nesta ocupação, meterão os îmigos hũa làça jaoa por debaixo das portas & ferio Pero pessoa em hũ pé, & como ele era muyto boo caualeyro a menecoria disto lhe acrecentou a força de maneyra que ele & Iorge botelho derão com as portas fora do couce, & de detro apareceo hu muro de imigos que tinhão feyta hữa muy forte bastida de lanças com q forneauão sem descansar, & por cima delas vinhão infindas frechas assi darcos como de zarauatanas. & os îmigos estauão assi medonhos porque estaua ali Patequatir que os animaua. E com tudo Pero pessoa & lorge botelho se melhorarão dode estauão, & passarão da porta pera dentro auendo hu pouco q pelejauão, & assi todos os outros por todas as partes da tranqueyra que os imigos defedião como homes que tinhão ali sua saluação & ela perdida ficauão perdidos. E vedo eles a porta entrada por Iorge botelho & Pero pessoa, por ode os nossos começauão de carregar, acodem com quatro alifantes armados com seus castelos. E os nossos que lhe tinhão perdido ho medo não fizerão conta deles, antes hu Francisco machado christão nouo & alfayate natural de torres nouas da capitania de lorge botelho em vendo ho alifante dianteiro que se chegaua a eles, foy ho primeyro que remeteo a ele & feriolhe ho ayo com a lanca, & apos ele outros & derão coele morto, & sobre

ho alifante forão tâtas as espingardadas q ho ferirão, & a dor das feridas ho fez virar contra os seus. E coisto & co os nossos que entrarão de roldão apertare muy rijo com os immigos, os fizerão fugir desbaratados, & em virando os dianteyros desbaratarão os traseiros & fugirão todos & mais dous alifantes, porque ho ferido morreo & outro foy tomado dos nossos, q nesta peleja matarão tatos dos imigos q ho chão ficou cuberto deles, & assi de feridos q sena poderão leuantar, & Ferna perez não quis seguir os viuos, assi por os nosses estarem muyto cansados, que durou a peleja hum pedaço, em que ho todos fizerão muy bem, como por ser a terra alagadiça & de vasa que se não andaua se não por minhoteiras. E vencidos os immigos sem falecer nenhú dos nossos, somente auer algûs feridos, achouse tanta riqueza de mercadorias que por aqueles que forão na ba-talha as nã poderem leuar todas, mandou Fernão perez chamar os que ficauão em Malaca pera acabarem de le-uar tudo, & todos vierão assi Christãos como mouros & gentios, que pasmauão de como os nossos poderão desbaratar os immigos em cousa tão forte como agla era cercada de cauas cheas dagoa que se nã seruião se não por pontes muy estreytas. E roubado ho lugar, foy queymada toda a fortaleza: & carregados todos de muyto despojo, & assi os nauios, se tornou Fernão perez pera Malaca, onde foy recebido com grade solênidade & forão dadas muytas graças a Deos polos desapressar daquele immigo que tâta opressam lhes daua, que ficou dali tão destroçado & com tão pouca gête, & sem nenhuas munições de guerra, & se lugar em q se podesse acolher, q desesperado de tudo tomou por remedio acolherse a sua terra aa ilha da Jaoa & fugindo por esses matos com sua molher & sogra & algüs poucos de escrauos, se foy embarcar onde tinha algüs nauios, & dali se partio pera a Iaoa. O que sabendo el rey que fora de Malaca ficou muyto triste & sem esperança de se restituyr em sua terra, & co tamanho medo de os nossos ho hirem buscar ao pago ondestaua, que he hûa fortaleza em hû ilheo hûa legoa pelo rio de Muar acima, leuou suas molheres & casa a ilha de Bintão, onde se começou de fazer forte, & dali hia aas vezes estar no pago como fronteiro, & dali mandaua ho Lasamane com sua armada a fazer saltos quando podia.

# CAPITOLO LXXXVI.

De como Fernão perez foy ao estreyto de Cincapura, & de como Antonio dabreu que foy descobrir Maluco tornou a Malaca.

Dabido em Malaca q Patequatir era fugido pera a jaoa temendo Ruy de brito & Fernão perez que se não fosse laa refazer de gente & tornasse a fazer guerra a Malaca, determinarão q Fernão perez ho fosse esperar ao estreyto de Cincapura por onde auia de passar, pera onde se partio logo no nauio de Martí guedez, & forão coele Iorge botelho no seu nauio, & outros homes principaes em lancharas, porque os naujos grossos ficauão com Lopo dazeuedo em goarda de Malaca, como ficauão sempre quado Fernão perez hia fora. E etrando ele antre as ilhas de Bintão, ouue hû dia vista da armada do Lasamane que andaua espalhada per antrestas ilhas, & ele be descuydado da vin andauão pescando, q aquela armada era do Lasamane, passouse a hua lanchara pera chegar a ele primeyro que se ajuntasse a sua armada: & isto por se a lanchara remar & ser mais ligeira q ho nauio. E ajutando as outras cosigo, ho Lasamane como ho vio ir que ho conheceo fugio logo a vela & a remos caminho do estreyto de Cincapura, que he tão estreyto, que se se hũa nao atrauessar nele tomara de terra a terra, & por ali passam todos os jungos q ve da China, Patane, Sião & de todas aglas partes do sul pera Malaca: do q os nossos ficarão espantados quando ali chegarão, & parecialhes que fazião muyto

em passarem cousa tão estreyta co ho nauio & a cara-uela: & estes forão os primeyros nauios nossos que passarão este estreyto. E vendo ho Lasamane a võtade que Fernão perez leuana pera lhe chegar, alargou hûa pa-guejaoa carregada darroz & munições de guerra, parecendolhe que occupados os nossos naquele despojo ho deixarião: mas não ho fizerão assi, & se não sobreuiera a noyte sempre ho alcançarão. E posto que ho Lasamane fugisse tanto de pelejar com Fernão perez, ne por isso deixaua de ser muy esforçado caualeyro, & tão nomeado antre os mouros, que em quanto ouuer gête em Malaca sempre durara sua fama: porê conhecia q os Malaca sempre durara sua fama: pore conhecia q os nossos tinhão auantajem aos seus, & por isso nã queria pelejar com Fernão perez, & quando se queria louvar, dizia que muytas vezes começara de pelejar com os nossos & q não fora desbaratado, o que auia por muyto polo q digo, & por isso fugia a Fernão perez, q como vio a noyte, & q lhe não podia chegar deixou de ho seguir & surgio. E ao outro dia fez volta pera Malaca, onde achou Antonio dabreu q chegara de descobrir Maluco, a que não chegou por culpa dos tempos lhe terçarê mal, & ele co Simão Aforso não node mais chegar que as ilhas & ele co Simão Afonso não pode mais chegar que as ilhas Damboyno q sam perto das de Maluco, & hi achou algũ crauo em poder de mercadores que resgatou, & Frãcisco serrão foy ter perto de hûa ilha das de Maluco, que se chama Ternate, & hi se perdeo a nao, & ele se saluou com algüs no batel da nao & nele foy ter a Ternate, onde lhe ho rey desta ilha fez tanta honrra & ga-salhado, & lhe deu tanta fazeda, que ele se deixou ali ficar & não quis mais tornar a Malaca. E este Francisco serrão foy o que mandou enformação de Maluco a Fernão de magalhaes, q fez despois treyção aa casa real de Portugal, querendolhe tirar estas ilhas da sua coquista, & dalas â coroa de Castela, metêdo em cabeça a Carlos quinto emperador & rey dela que estauão na repartição do mar, que coubera a Castela. E Antonio dabreu que não sabia da perdição de Francisco serrão,

vêdo q não vinha despois de ho esperar muyto têpo, se tornou pera a ilha de Banda, que he hûa ilha grande, em que ha as aruores que dão a noz nozcada & a maça, que dizê que se parecem com os nossos pessegueiros, ao menos na frol, se não que he branca, & as aruores sam mayores, & nesta frol nace a noz: & a frol he a maça despois que se seca. A gente he como saluajê & carece de toda policia humana, nê tem rey, se não gouernase pelos mais antigos: & nesta ilha achou tambê algũ crauo. E carregado de noz & de maça, se tornou a Malaca, que co a destruyção de Patequatir ficou pacifica, & abastada de mantimentos que vierão dali por diante.

# CAPITOLO LXXXVII.

Do que passou em Goa sendo capitão Manuel de lacerda, & de como foy morto Médafonso de tanjere em Benastarim.

Em quanto isto passaua em Malaca, Roçalcão q estaua na fortaleza de Benastarim sobre a cidade de Goa que tinha cercada por terra, lhe corria muytas vezes cuydando de afrontar os nossos, que por serem muytos os não tinhão em nenhûa conta, & sayanlhe sempre ao encontro & leuauanos de vencida, & fizeranse nestas escaramuças muy boas cousas da parte dos nossos, que os mais deles erão muy bõs caualeyros, principalmête esses homes conhecidos, assi como Manuel de sousa, Mědafoso, Ioào machado, Diogo fernadez ho adail, Diogo fernadez de beja, Simão velho, Antonio ferreyra, Pero dasonseca de crasto, & Diogo mendez, que fora cipitão, que posto q hia debaixo da capitania doutrem sempre sava aos mouros & fez muy boas cousas, principalmente hua vez que os nossos pelejarão com os îmigos antre os bachares, & fugindo os que acompanhauão Diogo mendez ficou ele sô sobre hu valado, & pelejou ali muy fortemente ate que lhe acodirão: & posto q os

immigos erão muytos de que ele se defendeo tambem que nunca lhe poderão chegar posto que ho ferirão de muytas frechadas. E outra vez que ho capitão sayo aos immigos, em se recolhendo disse aos seus que se algüs dos immigos que os seguião se desmandassem que te-uessem tento quando ele dissesse volta que voltassem logo, & nisto desmandarâse obra de cento de caualo pera pegar co os nossos, que voltarão logo polo sinal que lhes tinha dado ho capitão, que em voltando escorregoulhe ho caualo & cayo, & por ser ho perigo muy grande q carregauão os immigos poseranse os nossos diante do capitão ate tornar a caualgar, em q ouue deteça por lhe fugir ho caualo. E neste espaço pelejarão os nossos milagrosamete, porque a peleja foy muy crua & chea de sangue, assi dos îmigos como dos nossos & todo ho chão estava cuberto de frechas: & tornando ho capitão a caualgar recolheo os nossos, com que os immigos estauão tão pegados q forão coeles quasi ate a caua, & ali fez a artelharia muyto nojo neles, & coela se afastarão ficando muytos mortos & indo muytos feridos: & tambem dos nossos ho forão muytos, & assi os caualos. E muvtos outros feytos em armas se fizerão polos nossos neste cerco, q não ponho particularmente porque os não pude saber por orde, mas forão todos muy assinados & de muyta fama, com que sempre os îmigos leuarão ho peor. O que vedo Roçalção vingauasse em mandar tirar muyto amiude com ho camelo da forca, & cayão os pelouros tão bastos na cidade q hũ dia estando ho capitão a hữa jenela da fortaleza cayo hữ pelouro dos que tirava ho camelo, & ele vendoho mandou a hũ moço gentio que passaua que lho trouuesse, & ho moço lho leuaua posto na cabeça: & nisto ve outro pelouro & dalhe nele sem fazer nenhũ noio ao moço, & isto foy a vista de muyta gente. E sendo neste tempo dito ao capitão que tinhão os mouros hũas fustas em Benastari, mandou ele a Diogo fernadez q fosse ver se as podia to-mar, & visse a disposição da fortaleza pera mandar recado disso ao gouernador que lho mandara pregütar. E Diago fernandez foy leuado consigo os capitaes de sua armada q hião nos bateys, armados & apadessados, & bem esquipados de gente, & forão pelo Passo seco. E chegado diate da fortaleza acharão húa muyto grade estacada, & virão que as fustas estauão recolhidas ao rio Dagacim. E querendo Diogo fernandez lâ ir, mandou remar muyto rijo, que assi era necessario pera fugirem as muytas bombardadas que os immigos tirauão da fortaleza: & passando os nossos com grande impeto, ve hù pelouro & deu em Mêdafonso de tâgere q hia em pê na popa do seu batel bradando que remassem, & matouho co outros dous. O que vedo Diogo fernandez & quão loge estação as fustas, não quis passar agante & tornouse ficando todos muyto tristes por a morte de Mendafonso q era hu especial caualeyro. E segundo se soube ele foy muyto cotra sua votade a este feyto por sonhar toda aquela noyte q se via antre frades que cantauão respõso de finados: & carregado muyto coeste sonho nã quisera ir, mas foy por lhe não dizerem q deixaua dir por couardo. E dali por diante não se fez mais neste cerco cousa assinada, se não sayrem os nossos quasi cada dia a pelejar co os imigos que lhe corrião. E como Roçalção teue acabada a fortaleza de Benastarim, mandou passar a ela ho camelo da forca & assestalo em hû baluarte sobre ho mar, com que os nossos ficarão de todo desapressados do cerco. E Rocalção madou tirar ho camelo ta cedo porq se receou q chegasse ho gouernador de supito & lho tomasse.

# CAPITOLO LXXXVIII.

De como do Garcia de noronha, & Iorge de melo pereira capitães mores das naos da carga chegarão a Cochim, & de como ho gouernador se partio pera Goa.

Neste anno de mil & quinhentos & doze partio de Lisboa è Março lorge de melo pereira pera a India por capitâ mor de cinco naos com a sua: & cô lorge de melo hia Gaspar pereira que fora secretario do Viso rev dom Fracisco dalmeida, & hia por proueedor da fazeda del rey de Portugal na India & por secretario do gouernador. E chegado a Moçâbique com toda sua armada partirão ambos pera a India com onze naos, & chegarão a cochim em Setembro, & forão muyto bem recebidos do gouernador que folgou muyto com sua vinda, assi por do Garcia ser seu sobrinho & por leuare muyta gente, de q ele tinha necessidade pera ho feyto de Benastarim: & parece que nosso señor tinha cuydado dele, porq como auia de fazer algua cousa pera q teuesse necessidade de gente logo lha ajuntaua, que assi foy quando ouue dir tomar Goa q lhe ajuntou vinte tantas naos. E vendo ho gouernador q Gaspar pereyra hia por seu secretario, & saber q fizera naqle officio co ho viso rey alguas cousas que não ouvera de fazer, apontoulhe os erros que nisso cometera pera se emedar deles & não fazer outros em seu tepo: & ele lho prometeo pedidolhe muyto q ho fauorecesse. E logo neste tepo pedio Garcia de sousa a capitania de Malaca ào gouernador por îtercessam de Iorge de melo pereyra: & querendo ho hû dia ho secretario despachar, disselhe o gouernador q Malaca era grade cousa pera Garcia de sousa, & por isso lha na podia dar. E ho secretario foy logo dizer isto a lorge de melo & a Garcia de sousa, auendoho de ter em segredo. E Garcia de sousa se começou dagrauar do gouernador, pedindolhe licença pera se ir pera Portugal se lhe na desse Malaca. E sabido polo gouernador como a cousa hia, disse a Garcia de sousa q ao presente não podia entêder em cousas de Malaca, que deixasse vir recado do que lá hia, & que então proueria: & coisto amansou Garcia de sousa. E pondose ho gouernador em orde pera se partir pera Goa, ho secretario se comecou descusar dir coele, dizedo que era doente, & que não podia adar apos ele ne sofrer ho seu trabalho, & que pera lhe aturar era necessario que despachasse em dias aprazados, & que não desse reposta às partes sem ho madar chamar primeyro. Ao que ho gouernador respondeo que se espantaua muyto de lhe ele regrer tal cousa, que antes lho ouuera de reprêder se ho ele quisera fazer, pois sabia q ho despacho das partes era hua das cousas que na India copria muyto ao seruiço de deos & del rev, por isso q as não auia de deixar de despachar ode quer q lhe pedissem despacho, ou lhe dessem as petições, q se não podia adar apos ele, que ele lhas mandaria, pera q lhe posesse a vista, & que despois as assinaria ele: porem que dias aprazados que os não auia de dar, porque gastauão ho tempo de que na India auia muyto grande necessidade. E por isto se quisera ho secretario agrauar do gouernador & ficar em Cochi: mas ele não quis por atalhar a emborilhadas que entendia q começaua de fazer antrele & el rey de Cochi, & tabe por serem îmigos ele & Loureço moreno & podersehia recrecer disso muyto grande deseruiço del rey & perda de sua fazeda. E vedo ho secretario como ho gouernador o gria leuar a Goa, se agrauou muyto mais, & começou logo de afirmar q Goa na era pera se soster sem el rey de Portugal estar nela, & q não auia sua alteza dauer por be que se matasse a gete Portuguesa sobre ho castelo de Benastari que estaua muyto forte & não se auia de poder tomar sem isso. E tudo isto dissimulaua ho gouernador, posto que ho sabia, porq não parecesse q fazia caso disso. E tendo ele prestes sua partida, partiose em Outubro de mil & quinhêtos & doze.

& ele hia na nao santo Antonio de seyscentos toncys que viera aque anno, & assi leuou outras naos da carga pera lhe leuare gete que leuaua muyta, assi Portuguesa como Malabar, & hia coele do Garcia de noronha seu sobrinho que na seguda pessoa despois dele, & hia Pero mazcarenhas, que não quis ficar em Cochi dizendo ao gouernador que não ficaria indo ele a hû feyto tão horrado como aquele auia de ser. O que ho gouernador lhe teue muyto em merce, & prometeolhe de lhe dar outra capitania melhor que a de Cochi pois a deixaua e tal tepo.

# CAPITOLO LXXXIX.

Do q ho gouernador fez em Cananor, & das nouas q soube da determinação do Soldão, & da do Hidalcão acerca de socorrer a fortaleza de Benastarim.

l'artido ho gouernador de Cochî foy ter a Cananor pera êtregar a capitania da nossa fortaleza a lorge de melo pereyra que a trazia de Portugal, & pera fazer q desistisse Mamale do titulo q tinha de certas ilhas de Maldina por quato ho rey delas se fizera vassalo del rey de Portugal coessa codição, & em Cananor deu carta de vassalaje a seu ebaixador. E metido lorge de melo de posse da capitania de Cananor, negociou ho gouernador co el rey que fizesse com Mamale, que desistisse do titulo q tinha de rey, & que tirasse das ilhas a gente de guerra que la tinha, & não ho queredo fazer acodiria a isso como era obrigado. E vendo Mamale como el rey das ilhas de Maldina era vassalo del rey de Portugal, & o gouernador entendia naquilo, desistio do titulo que tinha, & mãdou pedir seguro ao gouernador pera lhe ir falar, & leuoulhe hua pera dambar goarnecida douro & pedraria, & hus diamães & esmeraldas, que despois ho gouernador madou a el rey de Portugal. E a fora Mamale desistir do titulo que tinha perate ho gouernador, prometeolhe de logo madar vir a gente q

tinha nas ilhas: & coisto se partio ho embaixador das ilhas de Maldiua. E porque ho gouernador sabia que ho feytor de Cananor & outros officiaes da fazenda tinhão todos tratos com os mouros, & auia antreles grandes onzenas do q se seguia muyto perigo à fortaleza, porque os mouros, que erão os que tomavão ho dinheiro a ozena não querião pagar, & sobrisso auia briga, & leuantauanse, & auia sempre grades aluoroços, & erão os nossos desacatados: do q ho gouernador reprendeo muyto ao feytor & aos outros officiaes perante lorge de melo, & deulhes por regimento q sopena de perdimento da fazenda & dos officios q nenhù home não trouvesse seu dinheiro em copanhia dos mouros, ne tiuessem coeles contas, ne lhes dessem dinheiro ao ganho: somente mandassem sua fazenda em suas naos apartada sobre si, & co sua marca. Aqui começou ho secretario de querer semear odio atre ho gouernador & lorge de melo, a que disse que não deuja de consentir q ho gouernador reprêdesse em sua presença ho feytor ne os outros officiaes da fortaleza, que aquilo era seu pois era capitão, & q tinha muyta rezão de se agrauar do gouernador, pois sendo ele hua pessoa principal & tato pera se har em seu parecer & conselho, que não deuia de falar cousa nenhua com os capitães sem ho primeyro praticar coele, & que assi ho ouvera de fazer sobre ho negocio das ilhas de Maldiua. E tato ho persuadio a crer isto que lorge de melo se agrauou do gouernador, & esteue abalado pera vender a capitania a Francisco pereyra pestana, & deixouho de fazer por lhe ho gouernador não dar licença pera isso, & assi ho disse ao mesmo Francisco pereyra que lha pedia. E daqui ficou lorge de melo bazcolejado co o gouernador, de maneyra q não quis ir coele a Benastarim: pore ele não era obrigado a isso por amor da sua capitania. E assêtadas as cousas de Cananor, ho gouernador se partio pera Baticalà, onde soube que estaua metida hua nao de Masamede macari, q se hia de Calicut pera ho cayro como ja disse: & indo co tres naos atraues de çacotorá, lhe deu hu teporal co que se lhe perdeo hua das naos, & arribando as ilhas de Maldina se lhe perdeo outra, & outra arribou a Baticalâ, q foy esta q o gouernador hia buscar. E sempre Mafamede maçari escapou & se foy ao Cayro, leuando Simão rangel catiuo, que coprou em Calicut como ja disse. E chegado ho gouernador â barra de Baticalà, mandou dizer a Damechati gouernador do lugar que lhe mandasse entregar a nao pois era de Calicut que tinha guerra co el rey de Portugal: & Damechatí a madou logo êtregar co a carga que tinha, que era de muyta especiaria & canela, & dali a mandou ho gouernador a Cochi pera se leuar a carga a Portugal. E estando ele aqui, lhe foy falar hu judeu morador no Cayro de nação espanhol que falaua Portugues, q lhe trazia cartas de cinco Portugueses q estauão catiuos em Ade, & forão do Barganti de Duarte de lemos q se perdeo como disse no segudo liuro: & estes lhescreuião q auia fama naglas partes q ho soldão fazia fudameto de tomar as portas do estreyto de Meca, & fazer hi hũa fortaleza, & de tomar a cidade Dadem. E por isto ser a cousa mais danosa q podia sobreuir pera a coquista da India, apertou ho gouernador q lhe dissesse a verdade daglas nouas. E ele disse que auia dous annos que partira do Cayro, & q então se soaua lá o que os nossos escriuião, & que ouvira dizer que ho soldão mandara per hû embaixador pedir a el rey Dade ce mil xerafins, & q lhos não quisera dar, pelo q ho Soldão lhe mandara dez mil frechas co outros tatos arcos, & hua arredoma de balsamo, mandandolhe dizer que co aqueles arcos & fre-chas ho auia de matar, & embalsamalo co aquele balsamo: & co tudo el rey não quisera dar ho dinheiro. E este judeu conselhou ao gouernador que deuia aquele anno dir tomar Ade, & que em Honor estauão dous judeus que bu deles que auia pouco que viera do cayro, lhe daria nouas mais frescas: & por isso ho gouernador foy á barra Donor, onde lhe ho judeu foy falar leuando

consigo outro natural da cidade de Beja. E disseranlhe que aquele mesmo anno partirão do Cayro, & que era certo fazer ho Soldão armada e çuez, de que estaua feyta grade parte, & era sua determinação ganhar coela as portas do estreyto & fazer hi hûa fortaleza, pera que lhe ho gouernador não podesse entrar ho estreyto, porque tinha disso muyto grande medo: & por essa causa queria tomar Ade, a cujo rey madara seus ebaixadores, como ho outro judeu lhe dissera, & que ele falara com ho derradeiro embaixador no sertão ondestaua el rey Dade. E por ser seu amigo, lhe dissera q aquele anno podia ir seguro á India, porg não auião dir aquele anno rumes, se não pera ho outro, em que ho Soldão os auia de mandar pera tomare a porta do estreyto & Ade. polo medo q tinha de a ho gouernador tomar: & que no ano seguinte não tornasse a Ade, porq se fosse seria roubado, & q ele tinha isto por tão certo q se auia de tornar a Ormuz. E ele & ho outro aconselharão ao gouernador, que è todo caso tomasse aquele apno Ade & as portas do estreyto, & pediranlhe seguro pera ire a Ormuz, porq não ousauão de tornar a Ade. E ho gonernador lho deu: & ali lhe foy tambem falar el rey Merlao, & lhe disse q se apressasse muvto a tomar a fortaleza de Benastari, porq sabia certo q ho Hidalcão fazia prestes vinte mil homês pera madar em seu socorro, & por isso se ho gouernador deu pressa em partir.

#### CAPITOLO XC.

De como o gouernador chegou a Goa, & de como cercou per mar a fortaleza de Benastarim & lhe deu bateria.

Chegado ho gouernador a Goa, que se enformou do sitio do castelo de Benastarim, & das estacadas q os imigos tinhão feytas, assi no rio Dagacim como no de Benastari pera os não entrarem por mar, & assi de como Roçalcão tinha seys mil homês, em q entravão tre-

zetos de caualo. Ouue logo conselho com esses capitâes & fidalgos que andauão coele & com os q estauão em Goa, em que propos quão necessaria era Goa pera ho estado del rey se soster na India, & quanto perjuizo se lhe seguiria de se perder, de q estaua muy certo se os îmigos permanecessem naquele castelo que tinhão fey-to, porque tinha sabido q ho Hidalcão fazia prestes vinte mil homes pera mandar em seu socorro que farião muy grande disficuldade pera se tomar ho castelo, & se ho eles tomassem antes de chegar este socorro ficaua Goa segura de todo, & ainda q ho Hidalcão viesse sobrela com quanto poder tinha, que não somete se de-federião dele, mas ainda lhe faria muyto dano. E praticado isto, & examinado polos do conselho, todos derão sua voz que ho castelo se deuia logo de tomar, saluo Fracisco pereyra pestana, que disse que ho gouernador deuia de carregar as naos da carga & mandalas pera Portugal, porq a pimenta era o q queria el rey de Portugal & não cercar aquela fortaleza. E ho gouernador lhe disse que lhe não preguntaua se a cercaria, se não como a tomaria: & sobrisso lhe disse alguas palauras asperas: a que Francisco pereyra respondeo que lhas não dissesse, porque ele não era Frâcisco pereyra coutinho a quem as dissera, se não sam Frâcisco pereyra. E co tudo assentouse que a fortaleza se tomasse, & q se cobatesse por mar & por terra, & primeyro se cercasse por mar, porq se atalhasse ho socorro q lhe po-dia vir, & assi os mantimetos q lhe traziao da terra firme, & cuydassem os mouros q per mar somete os auião de combater, & ali posessem a força de sua defesam & artelharia: & ho cobate se lhe podia dar por mar & por terra, porq auia gête pera tudo, que erão quatro mil Portugueses com os que estauão em Goa, & assi Malabares & Canarins, & dos nossos erão quatrocetos da ordenança, de que estada em Coa, a assimilada ordenança, de que esta em Ioão fidalgo & hû Ruy gonçaluez de caminha: & foy esta a melhor & a mais gête que en a guntou na India ate aquele dia. Auido

este coselho, ho gouernador começou logo de se perceber pera a execução, & madou fazer arrobadas muyto fortes ate meos mastos, assi ao naujo de Duarte de melo como à carauela de loão gomez cheira dinheiro, porq determinava dabalrroar coeles a fortaleza dos immigos. E por os muros sere mais altos do que eles erão, & lhe eles não matarê decima a gente, màdou os toldar todos de taboado trincado, & porq não cocobrassem co a altura das arrôbadas, mâdoulhe arricar pipas vazias dambos os bordos: & mandou a do Garcia de noronha o fosse co certos capitaes que hiriao nos seus bateys, & assi coestes dous naujos & entrasse polo passo seco: & os capitães co sua gente cortarião tato da estacada q os mouros tinhão feyta daquela parte, que os nauios podessem entrar & hirião abalrroar co a fortaleza. E em partindo do Garcia, partio ele co a armada pera entrar per Goa a velha, & dali ir ter ao rio de Benastarim a outra estacada que estaua da bada Dagaci. E indo do Garcia co os dous naujos & bateys ja perto de Benastarim, deu ho naujo de Duarte de melo em hua lagia, em q abrio & foyse ao fundo. E sabedo isto ho gouernador, màdou a do Garcia q se tornasse, & q fosse ter coele por Goa a velha, onde ho achou em muyto grande trabalho de fazer chegar os naujos â estacada pera a cortare porque não podião ali nadar os naujos se não co marés: & ho gouernador andaua e hua fusta fazedo os leuar às toas aos bateys em que andauão os capitães dos mesmos naujos co sua gente, & todos tinhão muyto trabalho & adauao e grande perigo, polas muytas & muy continuas bôbardadas que os mouros tirauão, que vendo eles a perfia que ho gouernador tinha de chegar por agla parte, pareceo a Roçalcão que por ela ho queria cometer, & por isso madou ali passar toda sua principal artelharia, que fazia muyto nojo aos nossos, de q algus forão mortos, & a mayor parte dos naujos arrombados, especialmete do camelo q fora nosso. E erão os tiros tão bastos, q andando ho gouernador hua vez em hu ca-

tur pequeno de Malabares diante de todos os bateys, mostrandolhes por onde auião dir & animando os, ve hũ pelouro dhũ tiro pequeno & pescou ho Malabar q hia gouernando ho catur & leuouho ë pedaços, & çujou ho gouernador cõ ho sangue de maneyra q todos cuydarão que era morto, & parece que assi ho cuydarão os mouros tão perto estauão, & leuantarão hũa grande grita. O que entendedo ho gouernador, fez dar outra aos seus, & leuantouse em pé pera q ho vissem os îmigos: & trabalhou tâto naquele dia co os nossos, q ao outro amanhecerão pegados de baixamar com a estacada ho navio de Pero dafonseca de crasto, & a caravela de Ioão gomez cheira dinheiro, & estauão arriçados a ela com muy grossos aparelhos. E foy cousa despanto as bôbardadas q lhe tirauão da fortaleza, & eles tambe a ela, & começarão logo darrancar das estacas, q quado veo a preamar tinhão feyto lugar por onde caberia hu batel, & assi forão co alguas marés arrancado tatas q ja podia caber a nao sam Pedro que seria de trezetos toneys, q esta era a co que ho gouernador quia abaltroar a forta-leza, & pera isso a leuaua marauilhosamete fortalecida co arrombadas de taucado muy grosso & balas de Cayro & pipas por fora das amuradas, que parecia mais mos-truo que nao, & a meyo masto leuaua guindado hú ba-tel toldado de toldo de coyros crus pera emparar os q hião dêtro das panelas de polucra & outros arteficios de fogo q̃ os îmigos poderião deitar. E ao entrar desta nao, de q era capitão Ayres da silua, foy cousa medonha ver as bobardadas q se tirarão, assi da parte dos mouros como da nossa, & mais quando eles virão q ela queria abalrroar co ho baluarte em q estaua ho camelo, q
pera fazer mais nojo aos nossos tiraua ao lume dagoa,
o q era grande impedimeto pera a nao poder abalrroar
co ho baluarte: & porq a não metesse no fudo, a mãdou ho gouernador desuiar dele, têdo ele ja cortado hu braço dhûa vnha dăcora q leuaua por proa dhûa bobar-dada q lhe ali acertou. E vêdo ho gouernador ho impe-

dimento q lhe fazia ho camelo pera na poer a nao ôde queria, prometeo hu grande preço ao seu codestabre se lho quebrasse, & mandoulhe pera isso embarcar hûa espera em hua barcaça grade cercada darrobadas de cay-ro por dentro & por fora, pera que os tiros dos imigos embaçassem nas arrombadas. E aparelhada esta barcaça, foy posta de noyte defrôte da bôbardeira do camelo, que como digo ficaua ao lume dagoa com a montante, & detras da barcaça estaua hũ parao a piq, pera que se por caso fosse arrobada recolhesse ho condestabre & outros que estauão nela. E quado veo ao outro dia que os îmigos virão a barcaça infiada com ho camelo & da maneyra q estaua aparelhada, começão de lhe tirar co sua artelharia, & os nossos acode logo com a sua, & assi a barcaça, & começasse ho mais espantoso jogo de bom-bardadas que se podia ver, de que saya tâto fumo que quasi se não enxergação húis aos outros, & durou todo agle dia sem nunca ho condestabre poder acertar ho camelo, porq como os tiros da fortaleza erão tão bastos não ho deixauão apôtar a sua espera pera acertar: & por isso lhe errou todo aquele dia, mas fez tanto dano no baluarte q ho abrio todo, & se ho dia mais durara ho posera por terra, & os immigos tornarão a fazer de nouo na noyte seguinte & ficou muyto mais forte que dantes. E tato q ao outro dia foy manhaa, assi eles como os nossos tornarão ao jogo passado, q durou muyto aspero ate a tarde. E têdo ho condestabre acabada dapotar a sua espera, desfecha no camelo & metelhe ho pelouro dentro & felo em pedaços, matado ho bombar-deiro dos imigos, que era hu galego arrenegado q fu-gira da cidade, & assi dous ou tres homes que ho seruião naçle mester: & a isto derão os nossos hua grande grita de prazer. E quebrado ho camelo, madou ho gouernador chegar sem medo a nao sam Pedro, que se chegou tanto que quasi punha a ponta do garoupez no baluarte. E despois de estar aqui surta, deixou ho go-nernador encomendado a Ayres da silua que coela & co

barcaças, & outros nauios que ficauão, desse continuamente bateria á fortaleza, & foyse a Goa pera lha ir dar por terra. E deixando tudo a muyto recado se tornou por mar.

CAPITOLO XCI.

De como se ho gouernador tornou a Goa a fazer prestes pera ir cobater a fortaleza por terra, & do que lhe aconteceo com os mouros q forão correr a cidade.

Chegado ho gouernador a Goa, começou de se fazer prestes pera ir combater os immigos por terra. E andando nesta ocupação, hûa sesta feyra pola manhaã veyo Roçalcão dar vista â cidade, por mostrar ao gouernador que ho não temia, & que ainda era señor do capo, & trazia obra de duzentos & cincoenta de caualo & muytos de pê: & apareceo às duas aruores, & hũ facheiro q estaua no oyteiro de nossa señora do monte como os vio derribou ho facho. E ho sino da vigia da cidade começou de repicar, ao que logo sahio Manuel de lacerda co a gete que tinha na cidade, o como disse serião seyscetos Portugueses a fora os canarins. E a pos ele sahio Pero mazcarenhas com quatrocentos da ordenança. E assi sahio dom Garcia com muyta gente & outros capitães, sem esperare por madado do gouernador que andaua por antre a vila velha a pee, vendo que soma de gête era a dos mouros, & quando assi vio ir os nossos sem esperarem seu parecer, mandou de pressa por hu caualo em q caualgou & se foy a pos eles pera os meter em orde, posto que disso não auia necessidade, porque Pero mazcarenhas & dom Garcia os meterão nela, & leuauão ordenadas suas batalhas, & que aueria mais de dous mil Portugueses a fora Malabares & Canarins: & Manuel de lacerda hia com os da cidade diante de todos. E quando Roçalção vir ir os nossos naquela ordenança & tatos, começou de se retirar pera a fortaleza, fazendo rosto aos de Manuel de lacerda que pegauão

com os seus, & apertarão tanto coeles que fizerão apartar hum grande magote deles pera hûa vala dhûa alagoa que estaua contra ho passo seco: & em se estes apartando, foy sobreles Ralu branco nayque canarim muy valente homem, & com seus piães começou de pelejar coeles, & acolheraselhe sobre a vala, & os seus se metião sem nenhum receyo pola agoa pera lhes chegar: o que vendo Simão dandrade & dom Ioão deca & Ioão nauarro, & outros de caualo que serião ate dez, forão acodir aos Canarins, & fizerano tambem todos, que fizerao saltar muytos dos mouros na alagoa, onde se afogarão muytos & outros forão mortos aas lançadas & frechadas. E lançados dali os mouros, forão os nossos mesturarse com os outros que andauão sobre ho oyteiro de Benastarim aa calcada com os mouros que fugião ho mais que podião pera a fortaleza, onde por terem lugar de se saluar, & que não entrassem os nossos coeles de mestura na fortaleza, poserão fogo a hũa aldea que estava derredor dela, & tamanha pressa leuauão que os primeyros que chegarão entrarão logo na fortaleza & fecharão as portas sem esperarem por algüs que ficaudo de fora, que chegados ao muro os alarão acima por toucas que lhe lançarão, & isto a vista dos nossos, que por amor do fogo se deteuerão algum tanto que não poderão entrar com os mouros ne chegar quando alauão os que ficarão de fora. E com a menencoria disto, remeterão assi como hiào aos muros da fortaleza, a que dos primeyros q chegarão forão Lopo vaz de sam Payo & Pero mazcarenhas, que pos hum pique pera sobir ao muro, com os da ordenança que tambem querião sobir. E assi chegarão outros muytos fidalgos & caualeyros, muyto desejosos de pelejar com os mouros & lhes tomarem a fortaleza, & segundo ho desejo que leuauão fizeranno se tiuerão escadas por onde sobir, mas como a pressa foy grande de sayr a pelejar com os mouros, & não cuydarão de vir a tanto, não ouue a quem lebrasse de as leuar. & como eles não podião sobir, & os immigos tirauão muytas bombardadas, frechadas & pedradas, não servio a arremetida dos nossos ao muro mais que de ferirem obra de vinte, de que forão reridos Lopo vaz de sam Payo de tres frechadas, & Ruy galvão & Manuel de lacerda que derribarão do caualo com hum penedo que lhe deu na cabeça, & acodiolhe dom Ioão deça que ho leuantou, & assi forão feridos outros a que não soube os nomes, & forão mortos de bombardadas Diogo correa, que fora capitão de Cananor, & lorge nunez de lião capitão da nao Enxobregas, & hum Martim de melo. E vendo ho gouernador ho dano que os nossos recebião sem fazerem nenhum aos immigos, mandou os afastar, & recolheose ao oyteiro, onde os recolheo a todos. E ali perante todos beijou na face a Pero mazcarenhas porque quisera sobir ao muro polo pique, louvandoho grandemête desforçado: & isto porque lhe queria dar a capitania de Goa, & tirala a Manuel de lacerda. E assi ele como outros ouuerão grande menencoria do gouernador beijar na face a Pero mazcarenhas, & murmurarão disso: a que dom loão deça disse rindo que se calassem, porque se ho gouernador por cousa tão pouca beijaua na face a Pero mazcarenhas, auia dali a poucos dias de beijar a eles no traseiro por outras muyto grandes que auião de fazer. E recolhidos todos os nossos, ho gouernador se foy pera Goa.

#### CAPITOLO XCII.

De como ho gouernador cercou a fortaleza por terra: & de como dadolhe bateria sayrão os mouros húa noyte a darlhe rebate, & do que fizerão.

E acabado de aparelhar todo o que lhe era necessario pera combater a fortaleza por terra, madou assentar sua tenda, & as dos outros capitaes ao derrador da fortaleza, com muytos dos nossos que as goardassem ate ho outro dia, que foy acompanhado de tres mil Portugueses com os quatrocentos da ordenança: & hiào coele es-

tes capitães, dem Garcia de noronha, dom Ioão de lima, Pero mazcarenhas, Manuel de lacerda, Simão dandrade, Diogo fernandez de beja, dem loão deça, Diogo mendez de vasconcelos, Lopo vaz de sam Payo, lorge dalbuquerque, Garcia de sousa, Fernão gomez de lemos, Duarte de melo, Ieronimo de sousa, Antonio de saldanha, Ruy galuão, Antonio de saa, Francisco pereyra de berredo, Gonçalo pereyra, Antonio ferreyra fogaça. E Anriq homem, Ruy gonçaluez, Ioão fidalgo todos tres capitaes da ordenança, & assi ontros muytos fidalgos & canaleyros: & a fora estes nossos hião muytos piàes Canarins & Malabares, cujos capitâes erão Crisnâ & Ralu branco, & diante de todos hia a artelharia de campo em carretões, & assi mantas parela & bances pinchados. E a goarda disto foy encomendada a Manuel de sousa tauares que era alcayde moor de Goa. E chegado ho gouernador a Benastarim, aquela novte assentou suas estancias dartelharia que podessem bater os baluartes & lanços do muro da fortaleza, de que estavão as estancias no mais que trinta passos, & todos tinhão mantas porque os tiros dos immigos lhe não fizessem danno. È porque ho tambem não recebessem os bombardeiros antre estácia & estancia, estauão pipas cheas de terra, detras das quaes se eles acolhião. E detras desta tranqueyra estaua a tenda de dom Garcia, & mais abaixo a de Pero mazcarenhas com as dos capitães da ordenança & a gente dela ao derrador delas, & assi a dos outros capitães, & todos detras do oyteyro de Benastarim que as emparaua da artelharia dos immigos que lhe não podesse fazer nojo. E quando amanheceo ao outro dia começou logo a nossa artelharia de bater ho muro & baluartes q estauão nagla frotaria, de que tambem lhe respoderão os immigos muy asperamente porq tinhão ali assentada parte da sua artelharia, & a outra tinhão da banda do mar, dode lhe os nossos també dauao bateria, posto questanão ali mais pera tolhere socorro de gente & de mâtimetos aos immigos, que pera

lhes darem bateria do mar, que por se não dar dele bem a foy o gouernador dar por terra: & era a reuolta muy grade & medonha, porque se os nossos tirauão, na fortaleza não estauão quedos, & tão amude que nem hûs nem outros se enxergauão co fumo, & assi a fortaleza como ho arrayal parecia que ardião em fogo. Mas com tudo os nossos fazião muy pouco nojo na fortaleza, por os baluartes que estauão naquela frontaria das nossas estancias serem todos mociços, nem no muro que era detulho ate as ameas: porem dentro na fortaleza fazião os nossos muy grande danno com dous quartaos que tinhão nas estácias, com que lhe deitauão detro muytas pedras & matauão muytos. E coisto se achara os immigos muy salteados, & muyto mais com lhes faltarem os matimetos, porque lhes não acodião da terra firme como quando erão señores do mar. E vendose Roçalção naquele estado, & que não podia fazer nenhum nojo aos nossos de dia, quisera lho fazer de noyte mandando acender feixes de palha, a cuja claridade os arrenegados tirauão âs espingardadas aos nossos quado parecião, & este ardil tinhão quando fazia escuro: & porem os nossos se goardauão tambem que firião muy poucos. E vendose Roçalção desesperado com ho aperto do cerco, determinou com conselho dos arrenegados de cometer os nossos hua noyte & tomarlhes a artelharia, ou matar no arrayal muytos deles, ou ao recolher dos seus que os seguirião, & pera isso mandou estar prestes sua artelharia na noyte deste rebate que foy ao quarto dalua, porque então lhe pareceo q os nossos dormirião melhor por estarem desuelados da vigia dos outros quartos, & quãdo acodissem teria ele acabado hű façanhoso feyto: & coesta determinação sayo com muytos dos seus ao quarto dalua fazendo grande luar. E ficado ele aa porta da fortaleza, remete esses seus principaes capitaes aas nos-sas estacias, cuja goarda tinha Manuel de sousa taua-res, que logo acodio como muy esforçado caualeyro que era: porem como ho corpo dos immigos era grande, não

pode resistir a seu impeto, & mais porque foy ferido. E neste cometimento algús dos immigos passarão das nossas estancias pera dentro & sem valer a dom Garcia acodir, duuera de ser hû grande desmancho se não acodira Pero mazcarenhas com os da ordenança, que começarão âs lançadas com os immigos, & assi outros fidalgos & gente que acodio. E com tudo os immigos leuauão tamanha vontade de se prouar com os nossos, que algûs sem darem polos botes das lâças que lhes tirauão, carrauão coeles pera os matarem aas adagadas, o que fizerão se não carregarão muytos dos nossos que os fizerão retirar pera a fortaleza, onde se recolherão co tanto têto que todos escaparão. E os q estauão no muro como os virão apartados dos nossos, desfecharão tãtas espingardadas, frechadas & pedradas q os fizerão recolher ao arrayal, onde antes q chegassem pescarão algus cô a artelharia, a fora outros q tinhão ferido do muro: de maneyra q ainda q não foy em todo, em parte comprio Roçalção o que determinou: do que ho gouernador ficou muy agastado, & mais porque se lhe forão assi os îmigos sem se vingar deles.

#### CAPITOLO XCIII.

De como Roçalcão fez cocerto com ho gouernador pera lhe dar a fortaleza, & de como lhe foy entregue.

Vendo ho gouernador ho atriuimento dos mouros, logo na noyte seguinte madou fazer hua caua aa nossa tranqueyra, pera que lhe os îmigos não tornassem a dar outro rebate, & fortaleceoha mais do q estaua, & dali per diante amiudou mais a bateria, porque se vingasse do passado. É entendendo que daquela parte era ho muro mociço & os baluartes, mandou mudar das estácias pera juto dhu esteyro, onde se fazia hua ilharga da fortaleza pera ver se acharia ali ho muro menos forte: & achouse que não era ali entulhado, porq dos primeyros

tiros foy vazado em claro. O que visto por Roçalcão desesperou de se poder defender, porque a durar mais a bateria lhe darião com ho muro no chão & ho entrarião, que bem sabia ele que onde os nossos punhão ho rosto que hiào auâte. E determinado de ver se podia fazer paz com ho gouernador, madou pedir tregoas por hu dos arrenegados, que aparecendo antre as ameas co hua bandeira de paz, chamou Bastião rodriguez da moeda, que andaua falado com do Garcia, & disselhe que dissesse ao gouernador que Roçalcão pedia tregoas, pera ver se poderia auer antreles paz, & que da sua parte pedisse a dom Garcia q mandasse cessar a bateria em quanto se leuasse ho recado ao gouernador, & que ele tambem mandaria aos seus que não tirassem aos nosses. E assi foy mandado dhữa parte & doutra, & Bastião redriguez leuou logo este recado ao gouernador, a que foy dito por algüs questauão coele que não concedesse as tregoas, porque Roçalcão as pedia pera entre tanto fazer outro muro por dêtro: o que parecendo verdade ao gouernador, não queria côceder as tregoas, nem as concedera se dom Garcia não acodira que lhas fez conceder. E por amor disso disse despois ho secretario q Ro-çalcão dera seys mil cruzados a dom Garcia, & isto por dizer mal dele, & nã por ser verdade. E assentadas as tregoas antre Roçalcão & ho gouernador, forão ordenadas pessoas pera q falassem na paz. Da parte de Roçalcão, forão dous capitães turcos de muyto credito & autoridade, que forão entregues ao gouernador, em cujo poder auião destar ate ho cocerto da paz ser acabado: & da nossa parte auia destar em poder de Roçalção Ioão machado com quem foy Bastião rodriguez pera trazer reposta do que lhe mandaua dizer per loão machado, que era que visse como estaua sem remedio de saluação por não ter por onde lhe fosse socorro de gente nem de mantimentos, ne menos muros com que se emparas, se dos nossos. E pois sua vida estaua no risco que via que deuia de querer paz, que por ele ser pessoa de tan-

to preco, & tão boo caualeyro lha daria, com côdição que lhe entregasse todos os nossos que durando ho cerco se lançarão coele, ou fossem mouros ou Christãos, & lhe auia de tornar a carauela & ho carauelão que se tomarão no passo de Noroâ quâdo os îmigos êtrarão a ilha & a fora isso lhe auia dentregar todos os caualos & toda a fustalha que teuesse, & se isto fizesse lhe daria a vida & a quatos estauao coele, & quato teuesse na fortaleza, & lhe daria passaje pera a terra firme. E ouuido este recado por Roçalcão, ouue conselho co seus capitaes & pessoas principaes: & co seu parecer respodeo ao gouernador q todas as condições da paz aceitana, saluo tornar os arrenegados, porq lho defendia sua ley, & era por ela grande peccado. Mas ho gouernador na quis outorgar a paz se lhe entregare os arrenegados, dizendo q por cousa do mudo os deixaria. E isto era porque erão espingardeiros, & fazião aos nossos muyto mal, & mais pera castigo q outros não fizesse outro tanto. É tornandolhe Bastião rodriguez esta reposta, achou ho muyto triste & tão cansado do spirito q se lhe pegaua a boca, & quasi que não podia falar. E vedo a determinação do gouernador, por conselho dos seus lhe outorgou a entrega dos arrenegados, co condição o lhes desse a vida: & coesta reposta mandou ao gouernador hũ diamão de valia de noue mil cruzados, dizêdo o lho mandaua em sinal damizade, porque lhe parecia q auia de ficar è seruiço del rey de Portugal, & auia de ter necessidade do gouernador pera isso: porq polo pecca-do que fazia em entregar os arrenegados, não ousaria daparecer diate do Hidalcão seu cunhado. E vedo ho gouernador ho diamão, nã ho quis tomar, & pelejou muyto co Bastião rodriguez porque lho trazia, & mais sem ho cocerto ser acabado, q dirião q por amor do diamão ho fazia, & disselhe q estaua em poto de lhe dar co hu punhal polos peytos, & que logo leuasse ho diamão, & . q dissesse a Roçalção que lhe prazia de dar a vida aos arrenegados. E tornãdo Bastião rodriguez coesta repos-

ta, & dâdoa a Roçalcão passaua de mea noyte, & como lhe foy dada perante seus capitães, leuatouse sem falar palaura & foyse a seu apousentameto, donde logo se passou aa terra firme co alguas de suas molheres, & co hu arrenegado, q se chamaua Fernadinho, muyto valete de sua pessoa, de que se ele fiaua muyto, & a q fazia mais be que aos outros, & ele lhe negociou a passajem em hûa almadia que tomou fazendose que era dos nossos, & por ser de noyte, & lhe ouvire falar Portugues ningue não atentou nele: & Roçalção se foy assi sem acabar a execuçã da paz, porq cuydaua q auia detregar os arrenegados, nã ho podia acabar cosigo polo auer por peccado grandissimo, & por isso se foy sem ho dizer a nîgue. E os capitaes q estauão coele, esteuerão esperando hũ grande pedaço q viesse, & vêdo q não vinha mandarano chamar: & quado souberão que na estaua na fortaleza, & se presumia ser ido polos sinais que auia disso, ficarão tão tristes q não souberão de si parte, porq lhes parecia q por não ser a paz aca-bada dassentar de todo ficauão em grande perigo, & q lhe não goardaria ho gouernador as codições pois Roçalcão era ido. E coesta tristeza se foy cada hũ deles a sua estácia determinados de morrere, & os arrenegados ficarão co Bastião rodriguez, também muyto fora de si como os mouros por terê ho mesmo temor que eles tinhão. E vêdo os Bastião rodriguez daçla maneyra, lhes disse q nã ounesse medo, por q ho gouernador prome-tera de lhe dar as vidas, & q cria dele goardarlhes esta palaura, se eles côfiados è sua piedade se lhe fosse entregar aconselhandolhes q assi ho fizessem: o que eles fizerão de muy boa võtade. E âs duas horas despois de mea noyte se sayrão da fortaleza com Bastião rodriguez, o q fizerão dificultosamete porq os porteiros os não que-rião deixar sayr ate os capitães não madare que saysem, prometendolhes Bastião rodriguez q ho gouernador auia de côprir o que tinha assentado cô Roçalcão. E partido co os arrenegados, leuouos ao gouernador, a cujos pés

se lacarão pedindo misericordia: & ele disso q ja lhes prometera as vidas, porem mádouos arrecadar muy be. E sabedo o que Roçalcão fizera, & o q os capitâes estaudo pera fazer, ao outro dia ordenou seus esquoadrões & foyse chegado a fortaleza co determinação que se os mouros se lhe não entregassem de não deixar nehû a vida. E vedo os capitaes como se chegana a fortaleza, começară de dizer hûs q lhe abrissem as portas, q ele goardaria o que tinha prometido, outros diziao q se defendessem. E assi cotradizendo hus aos outros, forão abertas as portas da fortaleza, & ho gouernador entrou nela co todos os nossos: & como essa gete miuda ho vio entrar se arremessarão pera a bada do rio, onde se lancauão hús sobre os outros, & sobre taboas nadando, & outros pegados a rabos de caualo. E era grande espato de ver como se laçauão tão sem medo, & a braua reuolta q hia, em que muytos se afogarà, & mais forão se ho gouernador não acodira a isso, madandolhes dar embarcação co muyta pressa, & apregoar q sopena de morte nenhua pessoa ousasse de lhe tomar nenhua cousa sua në tocarlhe nela, në fazerlhes nenhû nojo em suas pessoas: & por isso os que não teuerão tanta pressa de se lançar a nado passarão em paz & sem perigo cô toda sua fazenda, & dos q morrerão ficou algua pouca, & quasi todos os caualos ou os mais deles, & os q escaparão a q ho gouernador deu embarcação, se passarão a terra firme, onde se ajuntarão co muytos dos que forão a nado que estauão co Rocalção, que tinha assentado seu arrayal, & estaua esperando reposta do Hidalcão, a n escreuera ho feyto como passara, & pedidolhe perdão dalgũa culpa se a tinha.

### CAPITOLO XCIIII.

Do recado que ho gouernador mandou a Roçalcão estando na terra firme, & da justiça q fez nos arrenegados que se lançarão co os mouros no cerco de Goa.

Despejada a fortaleza dos mouros & metido ho gouernador de posse dela, deu co todos os nossos muytos louuores a nosso señor por lha dar, porq coela ficaua a ilha de todo pacifica & se se temer de ser entrada, posto q ho Hidalcão viesse co todo seu poder. E ficado senhor daçla fortaleza, acharão os nossos algũ pouco de mouel q ficou co pressa, & assi os caualos de Roçalção quasi todos que ho gouernador tomou pera el rey por virtude do cocerto que tinha feyto co Roçalção, & madou logo repayrar a fortaleza do dano que tinha recebido da bateria, & deixouse ali estar pera saber o q Roçalcão faria, que be sabia ho recado q tinha mandado ao Hidalcão, & q lhe hia tardado a reposta. E como sabia q ele estaua muyto agastado pelo q lhe acotecera & temeroso do q lhe ho Hidalcão respoderia, quis cometelo co hû partido, parecedolhe q ho aceitaria pois estaua e duuida: & madoulhe dizer por Bastião rodriguez que lhe pesaua muyto de sua ida ser tão supita, porque lhe quisera falar, & offrecerlhe sua ajuda, porque pesto que ateli fossem immigos, dali por diâte determinaua de ser seu amigo. E como a quem ho tinha nessa conta, lhe acoselhaua q se não fiasse è nenhu seguro q lhe ho Hidalcão mandasse, porq posto q fosse seu cunhado tinha coele muyto grande priuaça camalcão seu gouernador, & tanta q madaua ausolutamente todo ho Balagate: & este era seu immigo mortal, & avia dafear muyto suas cousas ao Hidalcão, & polo acolher & se vîgar dele lhe madaria mil seguros, & por isso ele os não deuia daceitar, mas irse pera Goa pera estar mais seguro, & q ho não matasse algũ dos seus a treyção por comprazer a camalção. E como ho Hidalção estaua desgostoso dele polo desastre q lhe acotecera, na lhe daria nada de sua morte: & q se se ele quisesse tornar a Goa & ficar e serviço delrev de Portugal, que ele lhe daria ajuda co que tomasse as terras firmes de Goa co tanto o desse ametade a el rey de Portugal, & q a outra ametade co ho mais q ganhasse fosse parele. E pera ho mais atraher a isto, lhe madou por Bastião rodriguez hu bede de pano azul muyto fino, cairelado, atorçalado & frâjado douro, & hū alaude muyto boo, & outras peças miudas todas muyto louçãs & pera folgarê coelas. E chegado Bastião rodriguez a Rocalcã deulhe ho presente do gouernador, & despois seu recado, a q ele disse q daria a reposta co conselho de seus capitaes, & entre tanto mandou agasalhar muyto be a Bastião rodriguez, a q foy discuberto secretamete q Rocalcão trataua co seus capitaes de lançar mão dele, & dhũ Portugues que se chamaua Frutus de Ceyta q hia coele pera ho seruir & os terê reteudos ate q lhe ho gouernador mandasse os dous turcos q dera e arrefes de loão machado, q ficarão la pelo desarrajo q Roçalção fez. & assi ficou loão machado. E sabido isto por Bastião rodriguez, mandou logo muy dissimuladamete a Frutus de ceyta pera Benastarim a dizer ao gouernador o q passaua, & q ele não bia porg se na atrevia a salvar, & se quando se fosse algus mouros o quisessem deter, dissesse q hia buscar hù papel q lhe esquecera, em q estavão hus apotamentos de cousas q o gouernador regria a Roçalção: & coisto se foy Frutus de ceyta. E sabêdo Roçalção como era ido, & que não podia reter mais que ha sô home, mudouse de sna determinação: & despachando Bastião rodriguez, não respodeo nada ao q ho gouernador lhe mãdara dizer, se não q lhe dissesse q quado lhe concedera darlhe os caualos que lhe pedia, o não fora sua tencão darlhe os caualos Darabia & da Persia, se não os de Cambaya: por isso q lhe pedia q lhe mandasse os seus caualos. & os dous turcos q lhe dera em arrefens:

LIVRO III. CAPITOLO XCHII.

& quantity and the fazedo assi que aueria guerra antreles, porquinha reposta do Hidalcão que elexasse estar, & que do lhe madaria gente & recado do que auia de fazer. E tornada esta reposta ao gouernador, ele se foy pera Goa deixando a fortaleza a boo recado, & não quis madar os dous turcos por amor dalgüs arrenegados quanda na terra firme, a cujo troco os esperaua dauer: & como foy em Goa, determinou de castigar os arrenegados quinha e seu poder, co tanto quão fosse matalos pola palaura quinha dada de lhes dar a vida, & disse que perdoara a vida mas não a justiça: & isto respondeo a algüs lhe disserão que quebraua sua palaura. E ho prîcipal ho moneo a fazer isto, foy por ser exeplo a outros quão fizessem outro tâto, & també por não ficar sem castigo hu crime tamanho como aque foy. E a justiça foy co lhes mandar pubricamete & com pregão cortar narizes, orelhas, mãos dereytas, dedos das ezquerdas, & entregalos aos moços que lhes depenassem os cabelos das barbas & das cabeças, & que o enlameassem, & injuriassem, & a Fernão lopez sobre todos porque e de mais qualidade: & por derradeiro foy degradado pera Portugal, & eu ho vi na ilha de santa Helena, onde por seu rogo ho capitão da nao que ho leuaua ho deixou sò: & ali viueo muyto têpo, seruindo a nosso señor arrepêdido do peccado que fizera. E disserâme quante peccado que cometerão. que cometerão.

### CAPITOLO XCV.

Do que ho gouernador fez em Goa despois que tomou a fortaleza de Benastarim.

Pelo muyto q ho gouernador tinha que fazer e Goa, não pode ir a Cochi a despachar as naos da carga pera Portugal, & por isso mandou dom Garcia que ho fosse fazer, & que leuasse esses naujos que lhe os mouros arrombarão & espedaçarão em Benastarim, pera que se corregessem em Cochi em quanto durasse a carregação das naos, & madoulhe també que despois de corregidos âdasse sobre a barra de Calicut ate lhe mandar recado, & q entre tanto deixasse hi algus naujos q lhe deu pera isso, porq tolhesse a ida das naos dos mouros a Meca, & foy coele o secretario co achaq de ir a Cananor polo seu fato q lhe hi ficara: & como la foy madou dizer ao gouernador q era quebrado, & muyto mal desposto, & que lhe fazia muyto mal adar no mar, q por isso na podia andar nele que estaria em Cananor. E isto tudo era por não andar co o gouernador, a o tinha odio polas rezões que disse. E ho gouernador q be ho entendia, madoulhe defender q na fosse a Cochim, & isto porq temia que danasse el rey de Cochi contrele como começara de dannar. Porem ho secretario não quis fazer o que lhe madaua, & foyse a Cochim, onde fez o direy a diante. E desejando ho governador de tornar a fazer Goa tão nobre como era dantes, mandou aos capitães desses naujos q ficauão coele em Goa q fosse ate Chaul & fizesse arribar a Goa quatas naos achassem q trouuessem caualos, q sem eles na se podia ennobrecer, & por amor deles vinhão a ela os mercadores do reyno de Narsinga, & do reyno de Daque que trazião muytas & muy ricas mercadorias, no q el rey de Portugal receberia proueito muy grosso em sua alfandega, & còrigaria a el rey de Narsinga & ao Hidalção a quererê

paz coele. E co a diligecia q ho gouernador sez em mandar estas naos a fazerem arribar as dos caualos a Goa, vierão a ela ter muytos, a q ele madou fazer estrebarias em abastança, & deu muytos piães da terra pera lhe dare herua: & mandou ao feytor de Goa q lhes desse todo ho mâtimeto necessario, & que despois faria conta com os donos dos caualos, & lhe pagarião o que deuessem, & mandou os apousentar muyto bem, & darlhes todo ho necessario pera concerto de suas naos, & darlhe carga despeciaria, maça, arroz & cobre: pelo qual as naos daçle anno forão mais ricas que outras nenhuas que fosse doutros portos. E tudo isto fazia pera prouocar os mouros q folgassem de ir a Goa, ode os mouros Dormuz q vinhão nas naos que digo derão nova q Cojeatar era finado, & socedera em seu lugar Rais Noradî, & q os arabios tornarão a ganhar a ilha de Bahare, & que el rey Dormuz tinha recebida a carapuça do Xequeismael & hu liuro de sua seyta. De que ho gouernador ficou assaz agastado, porq se lhe ordenaua mais trabalho em tornar a ganhar Ormuz do q tiuera se tomara dantes agla empresa, & se na fora terse por tão certa a vida darmada do soldão âs portas do estreyto pera fazer hi fortaleza, ode se ele determinaua dir pera ho estoruar, ele deixara de ir la por ir a Ormuz & ganhala antes q ho Xequeismael fizera mais pé nela. Tabe nestas naos que vierão com os caualos, foy achado hũ mercador mouro chamado Cojeamir, a que ho gouernador da primeyra vez q tomou Goa entregou duas naos da terra carregadas de mercadoria del rey de Portugal, & co ho embaixador do Xequeismael, & co ho messejeiro o lhe o gouernador madaua como atras disse, & por esse respeyto foy Cojeamir bem despachado em Ormuz. E sabendo ele em vindo pera a India como Goa estaua leuantada contra ho gouernador, se meteo no porto de Dabul, & leuou os caualos q leuana ao Hidalcão, & por isto que ho gouernador sabia ho mandou prêder em ferros & a hû seu filho, & tomoulhe vinte tàtos

caualos pelos que leuara ao Hidalcão. E a fama dos muytos caualos d estauão em Goa forão nela em poucos dias mercadores do reyno de Narsinga a copralos pera el rey, & foy hù messejeiro del rey de Vengapor co embaixada pera ho gouernador de grades desejos de paz co el rey de l'ortugal, & de ho seruir na guerra contra ho Hidalcão se a quisesse emprender, & offrecimento de madar a Goa muytos mantimentos, & de gouernar as tanadarias da terra firme de Goa & dar por elas o que daua Merlao quando as gouernaua, pedindo ao gouernador & lhe deixasse tirar cadano de Goa trezentos caualos. E coesta embaixada folgou ho gouernador muyto, & respondeothe por seu embaixador, que foy Gaspar chanoca, q mandou també co embaixada a el rey de Narsinga, de quem desejaua dauer Baticala, porque não teuesse onde lhe fossem caualos, & ficasse em necessidade de os coprar todos em Goa, & mandoulhe dizer que devia de dar Baticalá a el rey de Portugal seu senhor, pois todos os reys & senhores da India lhe tinhão dado lugares pera trato, & que lhe deixaria tirar de Goa todos os caualos que quisesse. També vierão ao gouernador dous ébaixadores do Hidalcão, por quem lhe mandou pedir paz & amizade, & licença pera coprar caualos è Goa: & o gouernador fez merce aos embaixadores & os despachou logo, & em sua copanhia mandou por seu embaixador a Diogo fernandez adail de Goa, & por seu lingua Ioão nauarro, & mâdou coeles ho filho de Gil vicente por escriuão da embaixada, & todos bem vestidos & écaualgados: & hia coeles hû capitão Canarim co trinta piàes pera os seruir. E por este embaixador mandaua ho gouernador pedir ao Hidalção as tanadarias da terra firme de Goa, & que se as desse que lhe seguraua Dabul, & não impidiria irlhe a gente branca do estreito, & lhe deixaria tirar de Goa quantos caualos quisesse. Neste mesmo tempo chegou a Goa hûa nao de Meliquiaz, que madaua ao gouernador carregada de matimetos, & nela hu messejeiro por quem ho madaua

visitar & dar ho prolfaça da tomada de Malaca & de Benastarim: o que lhe ho gouernador agardeceo muyto, & despachou logo ho messejeiro com presente a Miliquiaz, com ratificação de grande amizade. E assi despachou hũ embaixador delrey de Cambaya q auia sete meses q andaua coele, & viera ter a Goa com os cativos q estauão em Cambaya q el rey mandaua ao gouernador, com quem determinadamente quis assentar paz como soube a tomada de Malaca, porque sem ela não era nada ho trato de Cabaya. E pera se assentar esta paz, madou logo os catiuos que seu pay ho rey passado sempre dilatara de dar: & na verdade Meligopi ajudou a isto muyto. E assi mandou el rey ao gouernador hû terçado douro, & hũ catle laurado de pedraria falsa, porê muyto rica & galante, com hûas cortinas de seda brâca da China lauradas com ouro de pão. E não achâdo ele ho gouernador em Goa, esperou sabedo que era em Malaca, & como soube que estaua em Cochim se foy lâ, & lhe deu ho presente & a embaixada. A q ho gouernador não respondeo logo, porque como ho assento dagla paz era consa de muyta importancia, & por onde ele esperana de fazer fortaleza em Diu quisera ir em pessoa assentar esta paz & verse com Meligupim em currate ou em outro porto, & fazia conta de ho fazer despois da tomada de Benastarim, & por isso trouve ho embaixador consigo: mas quado soube as nouas da armada do Soldão & quato lhe relevaua ir ao estreito, cessou de sua ida a Cambaya, porq se fosse perdia a nauegação do estreyto, & se mandasse là do Garcia não podia acodir âs torres que fazia nos passos de Goa, ne ao corregimento dos naujos em Cochim, ne à carrega das naos do reyno. E auendo sua ida por impidada, lhe pareceo be deixala pera quando ho nosso senhor trouuesse do mar roxo, & que de caminho iria a Cambaya, & entre tanto madou por embaixador a el rey de Cambaya a Tristão degâ, hû caualeyro fidalgo da casa delrey de Portugal, & por escriuão da ebaixada hu loão gomez, cuja concrusam foy pedir fortaleza em Diu. E este chaixador auia de ir na nao de Meliquiaz com ho embaixador del rey de Cambaya, a quem & ao messejeiro de Meliquiaz primeyro q se fossem ho gouernador mandou mostrar a fortaleza de Benastari que ele fazia muyto forte, & ho lugar por onde sam Pedro abaltroou coela: & isto porque Meliquiaz teuesse pouca confiança no baluarte de Diu, & assi lhe màdou mostrar as estrebarias dos mercadores, & as del rey, em que estauão ate quatrocetos caualos, & auião destar sempre pera qualquer necessidade que sobreuiesse. E coisto lhes mandou mostrar muytas cubertas darmas q se fazião pera estes caualos, & duzentos espingardeiros & outros tantos bésteiros que ordenaua e Goa pera estarem em frontaria, assi casados como solteiros: & os ébaixadores se espátauão muyto de como tudo estava concertado, & assi ho contarão em Cambaya despois que lá forão.

# CAPITOLO XCVI.

De como ho gouernador soube q hu embaixador do Preste que vinha pera el rey estava preso e Dahul, & que era ho Preste Ioão & onde teue seu senhorio.

Despois da partida destes embaixadores, lhe foy dado recado per hû mercador gêtio, que em Dabul ficaua preso hû Abexim que dizia ser embaixador do emperador de Ethiopia, a que nos chamamos Preste joão, & q lhe trazia sua embaixada, & chegando a Dabul ho prendera ho tanadar da hi: & q pedia muyto a sua senhoria que lhe mandasse pedir que ho soltasse & deixasse ir pera Goa, porque releuaua muyto a el rey de Portugal saber a êbaixada q trazia. E sabido isto polo gouernador, mandou a Lopo vaz de sam Payo que fosse na sua nao a Dabul, & mandasse dizer ao tanadar da sua parte, q sespataua muyto de prêder ho embaixador q hia pera el rey seu señor sem ter recebida nenhúa offensa

de sua armada, q lhe pedia q logo lho madasse, se não q seria necessario fazer o que ele não queria: & não ho querêdo fazer se posesse na boca da barra de Dabul & não deixasse sayr nenhũa nao q nà metesse no fudo. O a foy escusado fazerse, porque sabido ho recado do gouernador polo tanadar, logo entregou ho ebaixador & Lopo vaz se foy coele pera Goa. E porq no liuro primeyro toquey breuemête que ao emperador da Etiopia chamamos erradamête preste joão, direy agora como, segudo Marco paulo escreue. Açle ç se soya de chamar preste joão, teue seu señorio comarcão co as terras do grão cão de Cathayo, que ficaua antrelas & ho grande reyno de Deli, be dentro no sertão da India, & era Christão, & foy vencido & morto em hûa batalha q lhe deu ho grão cão de Cathayo q lhe ocupou seu señorio, & nuca mais ouue preste joão: & segudo isto o q agora chamamos preste johão ho não he, në menos të tal nome ë sua terra, & assi ho diz Fraciscaluarez no liuro q fez das cousas do señorio deste preste, onde andou muyto tepo & soube todas suas particularidades, ne menos he bispo, pera q se diga que de presbiter nome latino, q quer dizer bispo se mudou em preste, porque na terrà do preste ha hû patriarca q gouerna a igreja daqlas partes, & q ao preste lhe chamão vniuersalmête em sua lingoa neguz & agacé, q na nossa quer dizer rey ou emperador. E tabe lhe chamão precioso joão, segundo afirma Damia de goys, home de grande erudição & de marauilhoso engenho, & de curiosidade singular. E este nome precioso parece q se corropeo em preste, & daqui lhe chamão os nossos, & outros preste joão. O q reynaua a este tepo era Christão, & seus âtecessores també teuerão a ley euangelica, & procederão da raynha Candacia em Etiopia, cuja terra foy aquela que el rey Salamão deu a hũ filho q onue na raynha Sabba, onde despois de Ierusale forão os primeyros Christãos q se conuerterão na primitiua igreja, de cuja conuersam foy causa ho apostolo sam Felipe, porq indo ele por amoestação do anjo côtra a parte do meyo dia pelo caminho que vay de Ierusalê pera Gaza a deserta achou ho mordomo da raynha Candacia que vinha de visitar hotêplo de Salamão cô offerta da mesma raynha, & despois de lhe sam Felipe declarar hua profecia de Isayas, da paixão de nosso senhor que ele hia lendo, ou cantando, cõuerteoho à sctã fee catholica & bautizouho. E chegado ho mordomo a casa da raynha, ela se cõuerteo logo cô toda sua familia, & despois fez baptizar todos os de seu reyno, õde sempre durou a Christàdade ategora, & os sucessores desta sctã rainha forã acrecêtado sempre neste reyno ê tâta maneira que veyo alargarse tato como agora parece, no que tinha ho preste que então reynaua.

### CAPITOLO XCVII.

Do señorio do Preste, & de seus costumes: & de como a mây do preste mandou hû embaixador a el rey de Portugal.

Que era emperador de Etiopia & señor de quize reynos muyto grades & todos juntos. Te este seu señorio da banda do sul ho mar roxo, em q tinha algûs portos pouoados de mouros, que estauão leuatados contrele, se não hũ que se chamaua Macuâ & estâ em ilha, & da bada do norte os montes da lua, do leuante ho Egipto, & do ponête os môtes de Etiopia: a terra de sua natureza he grossa, & daria tudo o q semeassem, mas a gente não he pera isso, cô tudo da muyto trigo & ceuada, & outros muytos legumes, como e nossa terra & doutros generos. Ha nela muytas carnes, & algũ pescado dagoa doce, & do mar nenhû por estarê os portos loge: ha muyto boas agoas, muytas minas douro, de prata, destanho, de cobre. Em toda esta terra não ha nenhita cidade nobre, ne castelos nem fortalezas, tudo sam aldeas & lugares grades, mas na passa nenhu de mil & quinhentos vezinhos, & nenhu não he cercado, as ca-

sas comumete sam redondas & terreas, cubertas de terrados ou de palha co currais ao derrador pera se agasathar ho gado. A gête deste señorio he geralmête preta & baça & de boo parecer, he magra & barbara, fraca & pera pouco: & assi te poucas armas & rois, não come mais q hũa vez no dia & esta â noyte, bebem vinho de mel, porq ho não tê duuas, come no chão em huas gamelas grandes, & muytos come carne crua, outros as-sada nas brasas. Tirado os fidalgos & religiosos todos andão nus da cinta pera cima, & hua pele de carneyro polas costas atada do pê a mão: ninguê nã morre por justica, & castigão co açoutes ou mebro cortado, segudo a qualidade do crime, as demandas não se tratão senão verbalmete, não costumão escreuer hus aos outros, & por recados madão dizer o q quere. Neste senhorio os mais sam Christãos, porq tabe algus sam mouros & getios, pore estes sam tributarios ao preste: os christãos të em suas igrejas conegos & clerigos, & sam muytas & de grossas redas, & por isso se lhe não paga dizimo: & assi te muytos mosteiros de frades & de freyras, tambe muyto ricos, assi de redas como de jurdições, & sam da orde de santo Antão, ne ha outra ordem em toda a terra do preste, estão todos situados em mõtes & em vales, em muytos deles nã come carne todo ho anno, & pescado poucas vezes por ho na auer na terra: os frades & os clerigos traze as cabeças rapadas & as barbas copridas, os clerigos & conegos pode casar, & se lhe morre a primeyra molher não casam outra vez, morão todos em hū circuito q tem derredor das igrejas, & as molheres mora fora & la vão estar coelas: os filhos dos conegos de necessidade hão de ser conegos, & os dos clerigos não, se nã por sua võtade: as demandas das pessoas ecclesiasticas se tratão perate a justiça secular. As igrejas sam suntuosas, & os seus adros sam cerca-dos & fechase nelas, & nos mosteiros se reza ho officio divino co salmos & prosas em lingoaje caldeu, todas te hûa cortina polo meyo da vssia cô campainhas, & desta

pera detro não entrão se não os sacerdotes: outra te polo meyo do corpo da igreja, & dela pera detro não entrão se não pessoas dordes, & por isso muytos fidalgos & pessoas horradas se ordenão pera entrare detro. Ha nestas igrejas muytas imagês de nosso señor & de nossa senhora & dos apostolos, & não tê nenhũ crucifixo, porq se ha a gete por indigna de ho ver: não se diz cada dia mais a hua missa, & esta co diacono & sodiacono, as epistolas & os auagelhos se dizem as portas. Ho pão de q se faz ho sacrameto da eucharistia he hũ bolo cozido em hua grade fornalha com grande cirimonia, në ho coze se na hu sacerdote, & o q diz a missa na mostra ho bolo ao pouo despois de cosagrado como se faz antre os latinos. Todos os q ouue missa hão de comugar ou a não hão douuir, & ho sacerdote lhes vay dar a comunhão â porta da igreja, q he do mesmo bolo a cosagrou: não tomão lauatorio, mas lauão a boca co agoa beta, nenhua pessoa se ha dassentar nas igrejas, & por isso estão sepre as portas muytos caiados de trauessa pera se encostare, ne pode ningue entrar calçado në cospir, në falar. A vestimëta com q se diz missa, he feyta como camisa, & a estola furada polo meyo pera a metere pola cabeça, não te manipulo, ne amito, ne cito: os frades dize a missa co os capelos nas cabeças, & os clerigos as të discubertas. Nhũa missa se diz por esmola në por defuntos, quado se fina algua pessoa vão os clerigos co cruz & agoa benta & encenso, & despois de rezarê certas orações a leuão a enterrar muyto depressa, & ao outro dia leuão as offertas. Os Christãos desta terra se confessam em pê & assi os absoluë: os frades, clerigos & señores trazem nas mãos cruzes peqnas de pao, & a gente comû pequeninas ao pescoço. Trazem també os clerigos & frades hús cornichos de cobre co agoa beta q deitão aos hospedes co que pousam, & no comer & no beber deitão tres gotas. Celebrã as festas mouiueis no mesmo tepo que atre os latinos, as outras huas, & outras não; ho seu anno se começa

a vinte noue Dagosto, & he de doze meses, & cada hũ tem trinta dias, acabados os meses sobejão cinco dias, & no anno bisexto seys, & chamanlhe coprimeto do ano. Ho ieium da coresma se goarda muy estreytamête, môrmête os clerigos & frades q não comê mais de tres vezes na somana. s. terça feyra, quinta & sabbado: neste tepo não bebe nhû vinho: a outra gete a ieiua toda, ne come ningue carne, nem ouos, ne leyte posto q este pera morrer. Todos os leygos, assi grades como pegnos jeiuão as quartas feyras & sestas do anno, tirando do natal ate a purificação, & da Pascoa ate a Tridade: Todos andão na somana santa vestidos de preto ou azul, ne falão hus co os outros por dó da paixão de nosso senor, dizedo q Iudas por beiio de paz trahio a seu señor. Te muytas cirimonias iudaicas no goardar dos sabados. & e outras. Qndo se da iurameto a algue, vaisse agle o ho ha de tomar à porta da igreia, & vão coele dous clerigos q të hi encëso & brasas. E poëdo o q ha de jurar ambas as mãos nas portas da igreia, lhe diz hū dos clerigos q diga a verdade, & se iurar falso, q assi como ho lião come a presa no bosquo, assi coma ho diabo a sua alma, & lhe moa seus ossos como he moido ho trigo âtre as pedras, & se disser verdade q a sua alma estê co os be aueturados, & a cada cousa diz Ame: e isto acabado toma ho iurameto. E co tudo a gete popular diz pouca verdade, aîda q he co iurameto, saluo se iurão pola cabeça del rey. Teme tanto esta gente a excomunhão, q por não cayre nela farão qualquer cousa ainda q seia e seu periuyzo. Ha no señorio do preste hum patriarcha q na sua ligoa se chama Abima, q na nossa quer dizer padre. E este da ordes, porq não ha outro nenhû bispo. E falecido este, mada ho preste pedir outro ao patriarcha Dalexadria. Ho preste na të lugar determinado em q more, ada sempre no capo co toda sua corte, & traz no seu arrayal ate seys mil têdas antre boas & mâs: a somenos gête de caualo he de mulas, & auera cotinuamete cincoeta mil de mulas, os de

caualos sam també muytos, & os de pê não të conto. Te sempre guerra co os mouros seus comarcãos o faz por seus capitàes, & quado ha necessidade vay ele & pessoa. Ho preste q nagle tempo reynaua se chamaua Dauid de idade de oze annos, & a raynha sua mây gouernaua seus señorios por ser muyto pera isso. E gouernado ela a terra, forão ter â sua corte loão gomez hojardo, & Ioão sâches, & Cide mafamede, de q disse no liuro segudo, q leuauão cartas damizade del rey do Manuel pera ho preste, q lhe derão nouas do q os nossos fazià na coquista da India. E ouvido q erão Christãos que hião de muy lõge, desejou de saber a verdade pera tomar coeles amizade & liança, & fazer iuntamôte coeles a guerra aos mouros. E madou a saber isto a hu mercador christão natural do Cayro q tinha coela grade credito chamado Mateus: & a este madou muyto secretamete q fosse à India, & hi falasse co ho gouernador. & da hi a Portugal a ver agle rey que mandaua coquistar a India, pera que lhe deu hua carta e nome do Preste seu filho, & assi hu pedaço do lenho da vera cruz feyta em hûa cruz pegna. E pera ir mais encuberto quis q fosse sô, porq na podia sayr da terra do preste por nenhua parte q não fosse de mouros, que se entederão ĝ era embaixador, & onde hia matarâno, porĝ receauão q ho poder dos nossos se aiuntasse co ho preste & que carrassem ho mar roxo. & por isto que a raynha sabia, determinou de mandar este embaixador secretamente: E ele se partio pera a India, ode foy ter a Dabul, & hi foy preso polo tanadar, por saber q hia ao gouernador co recado do preste. E madandolho ho gouernador pedir por Lopo vaz de sa Payo, lho deu: o q sabêdo despois ho Hidalcão, cuio vassalo era ho tanadar, esteue pera lhe cortar a cabeça.

### CAPITOLO XCVIII.

Do que dizia a carta q a may do preste mandaua a el rey de Portugal, & do mais que passou em Goa.

L sabido pelo gouernador como ho embaixador vinha & trazia a cruz do lenho, sayo a recebela co procissão muy solene, & ele & todos a adorarão e giolhos dando graças a nosso señor q permitira tão grade cousa, como era vir ebaixador dhu señor tamanho como era ho preste & Christão. E foy leuada a igreja, ode despois foy posta em hua custodia douro que lhe ho gouernador mandou fazer, a que despois do embaixador contar a causa porq vinha, & tudo o q atras disse, lhe mostrou a carta q trazia do preste pera el rey de Por-

tugal, q dizia.

Em nome do padre, & do filho & do Spirito scto, tres pessoas em hû sô deos. A saluação & graça de nosso señor & redeptor Christo Iesu, filho de N. señora Maria a virgë, ho qual foy parido na casa de Belë: a graça & benção seja sobre o amado hirmão, ho Christianissimo rey Manuel, caualeyro dos mares, sugigador & forcador dos infieis & descridos mouros, prospereuos ho senhor Christo, & vos de vitoria sobre vossos îmigos, & alargue & estêda vossos reynos: pelos rogos & deuações dos messejeiros do redemptor Christo, os quatro euagelistas, Ioane, Lucas, Marcos & Mateus, suas schidades & orações vos goarde. Fazemos saber ao amado hirmão q a nos chegarão da vossa grade & alta casa dous messejeiros, hū se chamaua Ioane, dizêdo q era clerigo, & outro Ioão gomez, & disserã. Queremos mâtimetos & gentes. E pera esto enuiamos a vos nosso embaixador Mateus hirmão do meu seruiço, co liceça do patriarcha Marcos q nos da a benção, & mada os clerigos a lerusale, padre nosso & de todo meu señorio estevo da fé de Christo & da setà Trindade. E ele enuiou por nesso

mandado a hu vosso porto da India, dizendo que vos dariamos tatos mantimetos como os montes: & assi vos dariamos gentes tantas como as areas do mar, & foy nos dito q ho señor do Cayro fazia armada de naujos pera madar cotra vossas armadas, & nos vos daremos tâtas gêtes q estê no estreyto de Meca. s. Beb, Almandeb, ou pera enuiardes a ludá ou ao Toro q façais desterrar estes mouros de sobre a face da terra, & nos por terra, & vos hirmão por mar, que nos somos poderosos em a terra, pera q os offrecimetos & offertas que se apresentão ao sepulchro scto, não as de mais a comer aos cães. E este he ho têpo achegado da promessa q disse Christo & sancta Maria sua madre, que disserão q no derradeyro tepo se aleuataria ho rey da parte dos fracos, & este daria fi aos mouros. E este he prometimeto q disse Christo & sua madre, & todo o q vos Mateus nosso embaixador disser recebey como nossa pessoa & o crede, porq ele he ho principal q temos, q se outro teueramos q soubera ou entedera mais que ele. nos volo enuiaramos, & quiseramos enuiaruos nossa embaixada pelos vossos q ca enuiastes, & tememos de vos não apresentarê nossas cousas como queremos. E coeste ébaixador Mateus vos enuiamos hua cruz do lenho em à foy crucificado nosso senhor lesu Christo è lerusale, q me foy de là trazido, de q fiz duas cruzes, hua nos fica. & a outra vos enuiamos co nossa embaixada: & ho dito lenho he preto, & leua hua argola pequa de prata, & quiseramos enviaruos muyto ouro, mas co medo dos mouros q ho tomassem nos caminhos por ode auia de passar, ho deixamos de fazer. E se vos ouverdes por be, do q nos teremos muyto cotentameto quererdes nos dar vossas filhas pera nossos filhos, ou tomardes nossos filhos pera vossas filhas q sera mais rezão, no mais se não q a saluação & graça de nosso redeptor Christo lesu, & de nossa señora scta Maria virge se esteda sobre vossos estados, & sobre vossos filhos & filhas, & sobre toda vossa casa amē. Mais vos fazemos a saber q se ordenassemos nossas gentes q encheriamos a todo ho mudo, mas não temos nenhu poder no mar. Christo Iesu vos queira ajudar, q certo as cousas que tendes feyto na India sam milagrosas. E se quiserdes armar mil naos, nos as abastaremos de mantimentos.

Vista polo gouernador esta carta, e a menção q fazia dos nossos, q ele mesmo laçara e Felix andado no cabo de goardafu, como ja disse, deu se ao q lhe disse Mateus q era embaixador do Preste, & q queria ir a Portugal co agla embaixada. E prometeolhe q naglle ano ho madaria e hua nao: & foy em hua em q auia dir Bernaldim freire por capitão, q auia de partir mais tarde q as outras & logo lhe ordenou nela seu gasalhado & lhe fez merce è nome del rey pera se aperceber, & encomedouho a Bernaldi freire. E andado nisto veyo da terra firme Diogo fernades, ho adail, q fora co embai-xada ao hidalcão, sobre q soltasse a el rey as tanadarias da terra firme, em q se não tomou nenhua cocrusam: assi polo hidalca não querer, como por auer descocerto antre Diogo fernàdez & Ioa nauarro q hia por sua ligoa, por mil desmachos q la fez, ate dizer q era neto do turco, & q sabia fundir artelharia, & q não era christão se não turco, & queria ficar co ho hidalção. E coisto fugio pola terra firme detro, & tornou se mouro. E ho Hidalcão respôdeo ao gouernador q ele alargana de todo as ilhas de Goa, posto q erão casa de seu pay & cabeça principal de seu reyno: & as terras ele as não daua então, porque auia vergonha dos outros señores do reyno de Daque, que lhe lançauão cada dia e rosto q os nossos lhe tomarão Goa, & que lha não podera defender. E co tudo q vedo ele a amizade do gouernador assentada por algüs dias, que não parecesse q lhe daua as terras com medo & por força, q então faria o que ho gouernador pedia, que deixasse assi estar tudo ate que tornasse do mar roxo, & que os dereytos q as mercadorias pagassem em Goa, saindo por suas terras que não pagarião outro dereyto nenhũ, në menos as q fosse de

sua terra, ou doutras partes & passassem por ela pera Goa, não pagarião mais dereytos que os q era costume q pagassem, & q não tolheria a seruetia de Goa pera a terra firme, ne que lhe leuassem muyta soma de mantimetos. E pore ho alargar das ilhas de Goa foy fazer de necessidade virtude, porq be sabia ele q a fora a fortaleza do passo de Benastari, fazia ho gouernador hua torre em Pangim, & outra na ilha de Diuari, ode se agora chama ho passo de Noroâ, & outra no passo seco. E a pos a tornada de Diogo fernadez, se vio ho gouernador co Roçalção no passo de Benastarim, por lhe ele mådar muytas vezes requerer que se vissem ali: & a concrusam desta vista foy pedirlhe Roçalcão perdão de lhe não agardecer ho offrecimento q lhe mandara fazer por Bastião rodriguez quado se fora de Benastarim, & fazendo muyto grandes offrecimetos de servidor del rev de Portugal, a q ho gouernador respodeo desapegadamête à ne os aceitaua ne engeitaua. E despois disto forão algüs dos nossos ao seu arrayal, & assi vinhão de la cada dia a Goa, & os moradores da ilha que fugirão pera a terra firme por amor da guerra acabação de se tornar, os gentios somente, & tornarão a laurar & a proueitar a terra, & antrestes tornarão muytos officiaes q fazião bombardas & espingardas, q també fugirão da cidade co medo que a tomassem os mouros, & dali por diante se fazião muytas bombardas de ferro, & tão boas espingardas como em Bohemia.

### CAPITOLO XCIX.

De como do Garcia foy a Cochi fazer a carrega pera ho reyno, & como Nabeadari assentou coele paz antre o gouernador & el rey de Calicut, & com que códições.

Dom Garcia que hia pera Cochim, assi a fazer a carrega das naos do reyno como pera mandar correger os nauios que ficarão espedaçados do combate de Benastarim, em passando por Calicut deixou hi algus nauios darmada pera goardare ho porto que não saissem naos pera ho mar roxo, & daqui se foy a Cochim, onde os nauios forão corregidos, & as naos carregadas com muyta diligecia. E nestas escreuco ho gouernador a el rey seu senor a vitoria de Malaca & ho feyto de Benastarim co todo ho mais q se passara na India, & assi lhe mandou hũ robi grãde, de muyto preço q lhe mandara el rey de Pegû, & á raynha outro co as tres bucetas douro & manilhas de pedraria que lhe mandou a may del rey de Sião, & hûs chagueres de coyro pera esfriar agoa, & sam de muyta estima, porq as peles sam cortidas co hũa cõpostura q val muyto, & ficão cõ hũ cheiro muy suaue, & mais hũas peças de pano dalgodão branco finissimo do reyno de Deli. E ao prîcipe mâdou ho catele de pedraria q lhe mandara el rey de Cambaya, & hu punhal douro & pedraria, & dous moços Iaos pequos, & assi outras peças ricas pera a infante dona Isabel, q despois foy emperatriz, & pera a duquesa de Bragaça hirmaa del rey. E andando do Garcia nesta ocupação, lhe foy dada hûa carta de Nambeadari principe de Calicut, em q lhescreuia q se ho gouernador quisesse fazer paz co el rey de Calicut, que ele faria coele q a fizesse. Ao q do Garcia respodeo que ele ho não sabia, porq elrey de Portugal mandaua ao gouernador q a não aceitasse polas muytas vezes q el rey de Calicut a tinha quebrada: pore que co tal condição a poderia ele fazer, & tal seguraça poderia dar q ho gouernador quebraria ho regimeto del rey. E despois de auer antreles algûs recados sobreste concerto, offreceose ho principe de fazer com el rey q desse fortaleza e Calicut no lugar q ho gouernador quisesse, & que lhe daria ametade dos dereytos que tinha dos seguros das naos q hião a seu porto. O que do Garcia escreueo logo ao gouernador, do q ele foy muyto contente, & assentou em ho fazer posto q tinha recado del rey seu señor pera destruir Calicut: & isto lhescreuia el rey por induzimento del rey de Cochim & del rey de Cananor, a que pesaua mortalmente de Calicut estar em paz, porg estando de guerra tinhão seus portos pouoados de muytos mercadores q trazião muytas mercadorias, & pagauão muyto grades dereytos, & por esta causa ho na querião eles destruir, ainda q ho podião fazer ajûtandose ambos de dous, & dissimulauão fazêdo q não podião, & eles mesmos ho sostinhão, mandadolhe mantimêtos nas suas naos & armandolhe paraos, & etão escrevião a elrey de Portugal q el rey de Calicut era ho mais mao home que podia auer no mundo. E ho mesmo fazião escreuer aos feytores das fortalezas de Cochí & de Cananor & a seus escriuães, & ao secretario, & eles ho fazião porg os reys escreuesse bem deles. E vedo ho gouernador quato mais proueitosa era esta paz que a destruyção de Calicut, determinou de a aceitar, & porq estaua pera ir ao mar roxo, onde tinha necessidade de leuar grande armada, & deixando algûa sobre Calicut, nem deixaua cousa q lhe fizesse dano, nem leuaua de que se podesse aproueitar no estreito, & por isso escreueo a do Garcia q aceitasse a paz, & se fosse logo a Goa, porque auia dir ao mar roxo, & que se chegaua a moução, & quando fosse leuasse consigo a Pero mazcarenhas, que auia de deixar por capitão de Goa co seu consentimeto, & auia de leuar consigo Manuel de lacerda, polo auer assi por seruiço del rey seu señor, & que ficasse a capitania de Cochim a lorge dalbuquerq. E do Garcia se vio co Nambeadarim e Cragalor, & assentarão ambos q mandasse ho gouernador dous homês dautoridade pera acabarê dassentar co el rey de Calicut onde auia de ser a fortaleza. E concertado isto, partiose do Garcia pera Cananor, onde achou Bernaldim freyre & Francisco pereyra pestana que forão ali abarrotar. E despois de partido do Garcia queredo hu dia ho embaixador do preste castigar hua sua escraua por algua cousa que lhe fizera, bradou ela & gritou de maneyra que acodio ho capitão da fortaleza co muyta gete, & achando as portas fechadas as madou abrar & etrou detro co grade onião, & a escraua do embaixador como ho vio, lhe disse q era molher do ébaixador, & que ele a queria matar & lhe daua vida que a não podia sofrer, nã por outra causa, se não porque ho reprêdia de peccar cô hũ seu moço no vicio côtra natura, q lhe requeria da parte de Deos & del rey de Portugal q a tirasse de seu poder. E deu por testemunhas outras escrauas q ho ebaixador tinha. O que ho embaixador contradisse em tudo, affirmandoho co juramento, & q aquela não era sua molher, se não escraua: & segundo se despois disse assi era, porem ao embaixador não lhe valeo. E ho capitão lhe tirou a escraua de casa, & tambe as outras & entregouas a Bernaldim freyre, & ele & ho secretario q lhe aquilo fez fazer, disserão logo que Mateus não era êbaixador do preste se não truâo, mouro & espia dos rumes & do Soldão, q o madauão à India a saber o q elrey determinaua de fazer, Não lhe lebrando q de Venezianos q andauão em Portugal, ou podião lâ ir, ho podia ho soldão saber mais dissimuladan. ete ou por mouros mercadores q hião a India, & dizião mais o sabedo ho gouernador isto madaua Mateus a portugal como verdadeiro ebaixador, & g se ele fora amigo do seruiço del rey q ho não ouuera de mådar, se nå queymalo, & por isto não fez Bernaldî freyre nhûa hôrra në gasalhado a Mateus antes toda a desonrra & vituperio, assi na viaje como em Moçâbiq, onde inuernarão: & e Portugal, ele & cartas q leuaya do

secretario pera el rey, quasi q lhe fizerão crer q Mateus era truão enganador, & por esta causa. E escreueo despois el rey ao gouernador, dandolhe achaqs sobre lhe madar Mateus por ébaixador, em tâto q foy necessario ao gouernador escreuerlhe muytas rezões por õde era verdadeyro ébaixador, principalmete despois que deu e Ade, dôde se lançarão na nossa frota certos Abexis catiuos do feytor q ho Soldão tinha em ajuda, que disserão que conhecião Mateus, & que sabião certo que a mãy do preste tinha nele muyta confiança, & ho mãdaua a muytas partes co recados dimportâcia. E coisto perdeo el rey de Portugal a sospeyta que tinha, & ho despachou & mandou com Lopo soarez, como direy a diante.

# CAPITOLO C.

De como Pateonuz foy sobre Malaca com hua grossissima armada, & do que os nossos sizerão.

l'assando assi estas cousas na India, Fernão perez capitão mór do mar de Malaca vêdo q ela estaua segura de guerra, determinou de se tornar pera a India, & porq tinha recado do gouernador q se fosse na moução de l'aneiro se quisesse, & q leuasse consigo as naos de carga que leuara Diogo mendez. E estadose apercebedo pera sua partida, veo noua â fortaleza que Pateonuz senhor de lapora na ilha da laoa passara polo estreyto de Sahao co hua grande armada, & assi era. E este Pateonuz era mouro, & muy esforçado caualeiro & fora vassalo do rey gentio da laoa, côtra quem se reuelou como outros senhores mouros que se chamauão reys, & ãtes q o gouernador fosse a Malaca auia anos que fazia hũa grossissima armada, assi com seu cabedal como com ajuda doutros señores seus parentes & amigos, & isto co teção de ir sobre Malaca, & tomala ao rey q então reynaua & fazerse rev dela: & coesta determinação mandaua ele muytos laos morar a Malaca pera os

ter de sua mão quando fosse, & estaua confederado co Mutaraja, ağle que ho gouernador mandou degolar, q lhe tinha prometida toda sua ajuda. E acabada a armada não disistio de sua determinação, posto q soubesse q Malaca estaua em poder dos nossos, porque lhe disserão q erão muyto poucos & que facilmente os poderia tomar, por amor da sua armada que era muy poderosa, q seria be de trezentas velas antre jungos, lancharas & calaluzes, & chea de gête q era espanto. E Pateonuz leuaua por sota capitão hù grã señor seu parête, em q tabe auia muyto esforço, & ho jugo de Pateonuz era ho mayor q se nuca vira naglas partes, & ho sota capitão apos ele. E fornecida esta armada como digo, partiose pera Malaca, & passando ho estreyto de Sabão foy visto dalgüs de Malaca, q ho forão logo dizer a Ruy de brito, q ho disse a Fernão perez, pera q fosse saber q armada era aquela, & se era tamanha como dizião: & Fernão perez se partio logo a ver se via os îmigos, & forão coele Ioanes impolim em sancto Antonio, & Lopo dazeuedo, Iorge botelho, Iorge de brito, Marti guedez, & Pero de faria nos seus naujos, & forão todos ate Sábão & não virão nenhũa cousa dagla armada, porq como savo do estreyto de Sâbão se meteo logo por outro estreyto que chamão dos Saues, & foy por ele ate se poer defronte de Malaca pera tomar ali lingoa & saber o q fazião os nossos, & por isso não pode Fernão perez auer vista dela. E crendo que era mentira a noua de sua vinda, tornouse a Malaca: & fazendose prestes pera a viajem da India, & estando perto sua partida, pareceo ao mar hum dia aa tarde a armada, que era tamanha como disse, & como vinha espalhada, quasi que cobria quato os nossos alcançavão co a vista: do q eles ficarão espatados, q não crião q se podesse ajuntar tamanha armada, & logo Fernão perez se foy a terra pera mandar embarcar a artelharia das naos de sua coserua que ja tinha descarregada pera se melhor carregare de mercadoria. E andando nisto, falado ele co Ruy de bri-

to sobre se pelejarião co os îmigos, se leuantarão de palaura è palaura, que Ruy de brito como superior de Fernão perez ho mădou prêder por lhe não querer obedecer como ho gouernador mandaua è seu regimeto. E preso Fernão perez, determinou Ruy de brito de peleiar ao outro dia com a armada dos îmigos, & hila buscar ôde estaua, porq lhes parecesse que a não tinha e côta, & por isso sembarcou agla noyte na galé de Pero de faria: & como lhe parecesse que tinha muyta necessidade da aiuda de Ferna perez, madou ho soltar, madadolhe dizer que se fosse pera a sua nao: o que Fernão perez fez (posto ĝ estaua muyto agrauado) porque vio que em tal tepo como aquele, & em que ho serviço del rey estaua em tamanho perigo, que os homes da sua qualidade por lhe acodir não se auião de lembrar dagrauos del rev quato mais de seus capitaes, & por isso se recolheo logo à nao. E è amanhecedo a nossa armada se fez aa vela pera ir buscar a armada dos îmigos, q no dia passado não pode aferrar porto, & cayo abaixo da fortaleza obra de tres legoas, & surgio ao longo de terra. E erão os nossos estes capitães, Pero de faria, co que hia Ruy de brito, & Ayres pereyra de berredo, que era alcayde môr da fortaleza & ficaua nela por capitão: Fernão perez, lorge de brito, Fracisco de melo, Martî guedez, Ioão lopez daluim, lorge botelho, Lopo dazeuedo, Antonio dabreu, Vasco fernandez coutinho, Christouão mazcarenhas, Christouã garces, Afonso pessoa, & Simão afoso bisigudo hia co Fernão perez, por ser ho seu naujo podre & não aproueitar de todo pera nada. E todas as nossas velas hião embandeiradas & de festa co trobetas & atabales, fazêdo grades alegrias por obrarê ho coração aos îmigos, & ao longo da terra hia Ninachatu & Tuão mafamede co a gente dela pera ajudarê de terra se podessem, & quado não, pera q soubessem os îmigos que tinhão os da terra contra si, & que ajudação os nossos.

#### CAPITOLO CI.

De como os nossos começarão de pelejar com os îmigos, & da causa porque não acabarão.

Indo os nossos co esta orde forão ter co os îmigos vetado a viração co que se eles começarão de fazer a vela, & estavão todos embandeirados & co grade alegria de gritas & fêstas & grade estrondo de seus sinos & doutros instormetos que costumão na guerra, & era ho arroido tamanho q parecia destruirse ho mudo, & sô ele abastaua pera os nossos sedo tão poucos auere medo, quato mais tanta gete & tão be armada & atabiada doutros muytos & muy ricos atabios, q era fermosa cousa & espantosa de ver. E ho mesmo espato punha ver a pouquidade dos nossos cometer tamanho numero de gente & tão sẽ medo, q parecia q os não tinhão em conta: em tanto que lorge botelho que leuaua ho nauio mais ligeiro que os outros, se adiantou & sô chegou primeyro aus îmigos, de que se logo apartarão ate quinze calaluzes, & a remo endereytarão parele dando grande grita como que ho tinhão nas vnhas, o q ele nà crêdo pos a proa neles & passoulhes polo meyo sem lhe tirar ne fazer nenhûa mostra de peleja: & como hia á vela, & eles a remo na lhe podera chegar. E passando ele por eles, não parou ate ho jûgo de Pateonuz, q conheceo ser a capitayna, assi por trazer bandeira na gauea, como por ser ho mayor de toda a frota: de maneyra que indo lorge botelho pera abalrroar coele, vio que a gauca do seu nauio não chegaua ao chapiteo da popa do jugo, & por isso deixou de ho aferrar, & começou de lhe tirar as bôbardadas q lhe ficauão ao lume dagoa, pore ho iungo era tão forte q os pelouros tornauão pera fora, & o mesmo fez aos da galé de Pero de faria q vinha a pos Iorge botelho, & tàbe se pos às bobardadas ao iûgo. E nisto chegou ho resto da nossa frota, & a dos îmigos

neste tepo se acabou de fazer aa vela, & se carrou toda como hua espesa mata: o q vendo lorge botelho & Pero de faria se tirarão a fora porque os não colhesse no meyo. q os matarão todos ás frechadas & laçadas pola grade altura dos jungos, & por esta rezão nenhu dos nossos ousou daferrar com os imigos, que co suas gritas & estrodo q digo assi carrados tirarão caminho do porto de Malaca, indo os nossos de pos eles âs bobardadas co que lhe fizerão assaz de dano ate ho sol posto que surgirão os nossos pegados co terra, se não lorge botelho, que por ser ho seu nauio muyto veleyro & ligeiro ficou antre os îmigos esbôbardeado os & assi os outros ate noyte. E despois danoytecer, aiûtaranse todos os nossos capitães & outras pessoas principais da armada na galé de Pero de faria, & Ruy de brito lhes disse q bê viã quã poderosa a frota dos îmigos vinha, & a gête mais esforçada q auia naçlas partes, & eles quão poucos erão, & metidos e nauios muyto pegnos a respeito dos g trazia os îmigos: & q se fossem desbaratados q se perderia agla fortaleza, & q tabe pola multidão dos îmigos, q auia medo que se repartissem, & q em quanto hus pelejasse no mar co a frota, pelejarião outros em terra co a fortaleza, em que não auia que a defendesse por qua poucos lá ficauão, & estes doêtes & fracos, que sobristo lhe dessem seus pareceres. E despois q sobristo ouue muytos & muy diuersos, disse Fernão perez que por se escusar ho perigo da fortaleza, Ruy de brito se deuia logo de recolher a ela, & defendela co essa gete que teuesse, assi nossa como da terra, & q ele ficaria co a que estava na frota, co que pelejaria co a dos îmigos, q esperaua em nosso señor de desbaratar, porq ainda q fossem muytos & os seus jugos tão altos q se não podião aferrar, ele os queymaria com panelas de poluora & meteria no fundo co artelharia, & que nisto na tenha du-uida porq os imigos a não trazião: & q quando lhe acotecesse algu desastre, q a gete que estaua na fortaleza abastaria pera a defender ate q mandasse pedir socorro

á India, o que seria em breue por ser a moução pera ir lâ & tornar da hi a sete meses. E parecedo isto be a todos, & feyto disso auto, & assinado por todos, foy Ruy de brito leuado â fortaleza na galé em q estaua, & despois que foy lâ mudouse do que deixaua assentado co Fernão perez & co os outros capitães. E fazendo nouo coselho co os q estauão na fortaleza, acordou coeles que a nossa armada não era poderosa pera resistir ao peso de tâtos como trazia Pateonuz, e por isso os nossos q estauão no mar se deuiã recolher â fortaleza, & q a galé & nauios pequos se gete do mar q abastasse pera os marear se fossem pera a India a dizer ao gouernador ho perigo em que ficaua a fortaleza pera lhe man-dar socorro. E este acordo assinado por todos, foy leuado a Fernão perez & aos outros capitães co regrimento q se fossem pera a fortaleza. O q visto por Fernão perez, respondeo co conselho dos outros capitães, q pois Ruy de brito dera a menaje ao gouernador por aqua for-taleza que a desedesse co a gente que tinha, & q ele co aques fidalgos & caualeyros q ali tinha, & a armada q lhe ho gouernador êtregara, esperaua ê nosso señor de desbaratar os îmigos, & q assi ho verião como amanhecesse: & coisto se tornou o que leuou ho requerimeto de Ruy de brito, & ele ido disse Fernão perez aus q ficauão coele. Não tenha señores tâto poder a descôfiança q të os da fortaleza q nos mude do proposito em que estauamos de a manhaã co ajuda de N. señor pelejarmos co os imigos & desbaratarmolos co a ajuda, q espero è sua misericordia q nos dara pera isso, do q oje vi grandes sinais & muy verdadeiros, q be vistes quão pouco perfiarão è nos cometer, sendo eles tatos & nos tão poucos, & vindo co determinação de nos destruir por sabere certo quão poucos eramos, pois se seu esforco & valetia fora tâto quato promete ho numero deles, & juntamete a votade q trazião pera nos sumir: naçle primeyro impeto de sua chegada ho ouuerão de executar co nos aferrar logo, porq segudo a opinião co que

partirão de sua terra, q os muytos vece os poucos, auião de dar a vitoria por muy certa da sua parte, & pera ficare coela nos auião logo daferrar, & mais têdo muyta confiança de si & nenhûa de nos. E pois ho na fizerão quando não sabião como nos defendemos, não ho farão sabedo como offendemos, antes nos hão de ter medo, porq muyto mayor ho hão dauer agora cuydando nas muytas bobardadas, & espingardadas de q escaparão, do que ho terião quando andassem em voltas na peleja: & isto estâ clara, porq ningue não ha medo ao perigo se não quem se vio nele. E eu tenho perami o ho começo da nossa peleja doje foy obra de nosso señor q quer q a Christindade permaneça nestas partes, & a manhaã ho aueis de ver craramête na vitoria q nos ha de dar cotra estes caes, q porq sam do diabo, teue ho mesmo diabo poder pera meter em cabeça a Ruy de brito & aos do seu conselho q era impossiuel resistirmos a tâtos îmigos, não atêtado quão fracamete se ouverão oje no primeyro cometimeto. Por tanto señores vos peço q isto vos lebre co ho mais q vos tenho dito, & q não vos esqueça, q pois pelejamos por seruir a deos & a el rey, a nosso señor he servido de sostermos esta fortaleza: como quis q Duarte pacheco de q ja ouvirieis dizer sosteuesse a de Cochim co menos gente do q nos somos cotra ho poder del rey de Calicut q era tres vezes mais q ho de Pateonuz, & mais q ao primeyro jugo q lhe meterdes no fundo ha de fugir: & como somos poucos, ho menos füdameto q aueis de fazer, ha de ser dabalrroar coeles, se não queymalos, & trabalhar polos meter no fundo.

### CAPITOLO CII.

De como Pateonuz sem ousar de pelejar co Fernão perez, lhe fugio com toda sua frota, & da grade destruyção que os nossos fizerão nela.

La acabadas coisto suas rezões, co que todos ficarão persuadidos pera a batalha. E assentado q desse co agla orde, cada hû se tornou a seu nauio, & se aperceberão todos, assi das almas como dos corpos pera entrare naqla peleja, que certo era muy temerosa porq os nossos ao mais q podião ser, serião trezentos homês, & os îmigos de vinte cico mil pera cima, & os mais esforçados & melhor armados, & mais determinados q auia do cabo de boa Esperaça pera dentro pera qualquer das quatro partes do mudo. E co quanto os nossos sabião isto não os temião, antes a gête comu parecedolhe q os assombraua, toda a noyte cantarão & foliarão, & dauão muytas gritas, & eles tambe lhe respodião co outras, & co muyto tanger dos seus sinos. E na cidade se fazia o mesmo, em q auia grâde duuida de podere os nossos escapar daque laço: & aquela noyte todos esses laos principais da cidade, & també algûs Malaios forão visitar Pateonuz, q acharão em coselho co todos os seus capitães sobre o que farião contra os nossos, porq receaua de pelejar coeles no mar pelo grade dano q recebera dos nossos tiros, & parecialhe melhor desembarcar & cercar a fortaleza. E estes q digo q forão da cidade visitalo, ouvidos os pareceres de seu conselho, lhe coselharão q não pelejassem co os nossos no mar, porq tinhão muyta poluora & artelharia, & que os anião de meter no fundo: & també se desembarcassem ficando os nossos no mar q lhe avião de queymar a sua frota & fi-carião perdidos, porque tendo os nossos ho mar, eles não podião fazer aa fortaleza nenhum nojo, antes ho receberião muy grande, porque os nossos erão muyto es-

forçados, & sabião muytos ardis: & que o que deuia de fazer era meterse no rio de Muar, & dali mandar recado a el rey de Bintão que lhe mandasse sua armada que trazia artelharia, & ajuntada a sua coela desbaratarião a nossa, & despoys tomarião a fortaleza. E parecendo isto be a Pateonuz, mandou q se leuasse a sua frota toda ante manhaà. E assi se começou de fazer a voga surda, mas não foy tão calada q os nossos ho não sintissem: & sabedoho Fernão perez, se meteo logo no seu esquife, & correo os nossos naujos, dizedo do mar aos capitaes q dessem muytas graças a Deos, porq sem peleja lhe fugião os îmigos, q se leuassem porq se lhe não fosse, & q lhes encomendaua muyto q trabalhassem polos queymar & meter no fundo, & q nenhu desse á vela ate lhe não ver desferir ho traqte: & assi ho fizerão. E saido ho sol ambas as armadas tinhão as velas disfiridas co ho terrenho q vetaua: & Pateonuz q vio a determinação dos nossos, quiserasse acolher, & começou de fugir co todos os seus, & os nossos derão apos eles, & em os alcançãdo começão de lhe deitar panelas de poluora & outros artificios de fogo com q os iungos começarão de arder. E como isto foy tão de supito & tâto cotra a esperança q os îmigos trazião de ser a vitoria sua. por sere tatos como erao, foy tamanho ho desmayo destes, em cuios iñgos se ateaua ho fogo, q não teuerão acordo pera mais q pera se deitare ao mar, & recolherse aos naujos de remo, & os outros tirauão muytas frechadas, porem não fazião mais que gastalas deualde, & os nossos empregação be seus tiros, que assi como metião a hús nauios no fundo, assi desaparelhauão outros & lhes ferião & matauão muyta gente. E vendo Fernão perez a cousa como hia, temendose q falta de polvora lhe não fizesse alcançar a merce q lhe nosso señor fazia, madoua buscar a fortaleza & outras munições pera fauorecer mais sua vitoria, & madou chamar toda a gête da terra q fosse roubar ho despojo que ficasse dos naigos, porq os nossos nao auião de poder roubar tato.

E sabedo Ruy de brito a vitoria q os nossos hião alcançando, mãdou desparar a artelharia da fortaleza & fazer grandes alegrias. E sabendo a gente da terra a causa disso, ficarão todos pasmados, porq por a grande valetia dos immigos, não se lhe podia meter em cabeça que auião de ser vencidos, mas por mais valentes que erão de cada vez se achauão peor & perdião mais gête. O q conhecedo Pateonuz, amarrouse co cinco jungos de seus parentes porque nestes confiaua mais, & ho seu sota capitão se amarrou co outro jungo têdo q os nossos os aferrarião, & mandarão aa outra frota q ainda não era queymada, que os rodeasse & lhes ficasse como bastida: & isto porque virão q não tinhão remedio pera fugir porq os nossos os alcâçauão, & assi era q chegarão a eles antre as onze & as doze do dia. E parece q quis nosso señor que se aiuntassem assi os îmigos, pera qos nossos sem andare a caça coeles fizessem a espantosa destruyção q fizerão. & é chegando Martí guedez q foy ho primeyro os do seu nauio lhe deitarão panelas de poluora em hua pangueiaoa com q lhe fizerão saltar ao mar a gente q trazia, & apos isso aferrarão co hu iungo & começarão de peleiar co os imigos, peleiando muy esforçadamête: & Ioão lopez daluim aferrou co outro q trazia obra de duzêtos laos, & ele não trazia mais q trinta & dous homes. E co tudo abaltroou ho jungo por mais cotrariado q foy dos q estauño nele & entrou dentro, & dos outros capitães, hus aferrauño, outros queymauño, & não auia nenhu que não fizesse brauezas nuca cuydadas, & assi durou a cousa be quatro horas ou cico, q de toda a frota dos imigos não ficou mais por queymar q a capitayna, & sota capitayna co os iungos co que estauão amarradas, q as outras assi velas de ga-uea, como de remo todas forão gastadas do fogo, & morta muyta gente, & outra se saluou nos iungos que di-go. E por isso & por eles sere alterosos e demasia, estauão muy afoutos: o q conhecedo Fernão perez, mã-dou passar á sua nao os capitáes de tres ou quatro na-

uios da sua armada, & coeles sua gête com determinação dabaltroar com Pateonuz, ou co ho seu sota capitão, porq pera quanta gente eles tinhão a q ele trazia era muy pouca, & ainda assi não era muyta. E isto feyto seguio Pateonuz, que entre tanto que se deteue nisto se hia acolhendo, & os outros naujos hião apos ele: & como lhe o veto seruia a popa, alcançou a sota capitayna que hia mais traseira, & determinando de a aferrar, mandou a Fracisco de melo capitão da nao sã Christouão q achon iunto consigo q aferrasse pola proa, & ele aferraria por popa, & assi foy feyto, & co muyto grande perigo dos nossos, que como os îmigos fossem muytos & muy valetes, peleiaua como homes q nisso tinhão sua saluação: & assi ferirão muytos dos nossos & matarão algüs, antre os quaes foy Simão afonso besigudo, & Fernão perez foy ferido tão mortalmete q cayo. E co tudo os nossos ho fazião tàbê que dauão que fazer aos immigos & tinhão muytos mortos. E estando a cousa em peso sem se declarar a vitoria por nenhua das partes, chegou lorge botelho, & quando ouuio a reuolta que andaua no jugo, quisera abaltroar coele, mas não pode & por isso aferrou com ho outro que andaua atraquado coele, & entra por ele com sua gente. Os îmigos à ho sintirão entrar, repartense logo é duas partes, & hus ficarão pelejando co os de Fernão perez, & outros acodição de roldão a lorge botelho, & como ele trazia poncos foy tamanho o peso dos immigos que não ho podendo sofrer lhes foy forçado recolherse ao seu galeão, & os immigos forão de volta coele, & apertauano rijo: mas nisto Fernão perez que se tornou aleuatar, pelejou tão brauamente com ajuda dos seus q venceo os îmigos com que pelejaua: & ficando muytos mortos no jugo, se lançarão outros ao mar, & estes muyto feridos. E assi como estes forão desbaratados, acodio logo a lorge botelho, & ambos de dous com sua gente tratarão os îmigos de maneyra que não escaparão se não algüs muyto feridos q se deitarão ao mar, que com seu sangue se

tornou logo vermelho: & assi como os dous jugos forão despejados, assi lhes foy posto ho fogo: & ficado bem ateado, deu Fernão perez caça a Pateonuz que se hia acolhendo com os cinco jungos, q lhe não ficauão mais de toda a armada que leuara. É dandolhe os nossos caça, desfizeranlhe todos os altos às bòbardadas: & indo Fernão perez pera ho abaltroar ja quasi noyte, deixasse vir hûa toruoada tão forte que os espalhou a todos, & a nossa frota correo muyto risco de se perder, principalmête as naos grandes que era perto de terra, & surgirão em duas braças, & todas muyto espalhadas & assi os outros naujos: & os jungos dos immigos tambem surgirão, & assi lorge botelho que lhes hia mais perto que todos. E ao outro dia se achou sô coeles, porque Fernão perez & os outros esgarrarão muyto, & como foy manhaã lorge botelho se pos a pelejar com os jügos que tinhão cercado ho de Pateonuz, & queymou os, & meteos no fudo sem lhes valer frechadas sem conto que lhe tirarão, & quisera fazer outro tanto ao de Pateonuz, & nã pode por lhe falecer a poluora, do que ele tirou hũ estormento pelo escriuão do galeão, pera que se soubesse que ho jungo não se deixaua de queymar por sua culpa, & não aferrou coele por ser tão alto como disse que era: & ainda q ho não fora, fora doudice aferrar com vinte homes que ele teria ou pouco mais, com passante de mil homês que andarião no jungo. E feyta a diligencia q digo pera sua honrra, tornouse a Malaca, onde Fernão perez chegara aquela manhaã co a frota, & ainda estaua na ilha das naos, & dizendolhe lorge botelho como deixaua ho iugo de Pateonuz, & que hia por poluora pera ho acabar de queymar, mandoulha dar & logo se lorge botelho partio em busca do jungo, que não achou, porque tanto que ele foy ido logo veyo gente da terra & tirouho á toa pera ho alto. E dali se foy Pateonuz não leuando mais jûgos que aquele de sesenta que leuara de sua terra, a fora os naujos de remo, que tudo foy queimado & morta a mais de sua gente, que fo-

rão bem oyto mil homês, & ele foy ferido: & ainda aquele jungo hia tão arrombado de bombardadas que escassamente se podia ter sobre a agoa, & lenaranno com grandissimo trabalho a sua terra: & Pateonuz ho mãdou varar, & ho teue sempre be goardado, & quado outros señores ho vinhão ver & consolar de seu desbarato lhe dezia que elle estaua consolado, porq naquella viagë ganhara muyta honrra, pois pelejâra co a mais esforcada gente que auia no mundo, & que se saluara naquele jugo, que ele teria sempre goardado pera testemunho de sua honrra, que os laos ouverão por tamanha à ainda agora falào neste fevto, & por ele ho fizerão despois rey de hũa cidade chamada Adema. Assi que por se Pateonuz ir ho não achou lorge botelho, & não ho achando se tornou pera a ilha das naos, & se foy dali co Fernão perez aa fortaleza, com os outros capitâes & gente que fora na peleja, de que forão mortos muy poucos. E chegados aa fortaleza, foy Fernão perez recebido, assi dos nossos como dos da terra, com tanta honrra & alegria que mais não podia ser, porq coesta vitoria ficarão todos liures de guerra & de fome, & com muyta abastança. E porq a fortaleza ficaua segura, & se acabaua ho anno que Fernão perez prometera ao gouernador de ficar em Malaca, & por estar descôtente de Ruy de brito, partiose pera a India no mes de la-neiro de mil & quinhentos & treze, & forão coele Lopo dazenedo no seu naujo & Antonio dabreu em santo Antonio, & na sua nao foy coele Vasco fernandez coutinho por ser desfeyto ho seu naujo, & a capitania môr do mar ficou a Ioão lopez daluim.

#### CAPITOLO CIII.

De como ho gouernador disse a seus capitaes que auia dir a Ade: & de como se partio.

Ho gouernador que estaua em Goa fazêdo a fortaleza no passo de Benastari, lhe acabou a cerca em todo Ianeyro de mil & quinhentos & treze: & assi acabou hua torre de quatro sobrados toda de câtaria com suas goaritas em cada quadra, & outra torre pegada nesta, que ficaua daltura com ho adar do seu primeyro sobrado, & estaua sobre ho rio, & era enmadeyrada sobre grossos piares, & cuberta a modo deirado que fazia rosto aa terra firme pera ode jugava a artelharia grossa, & ao pê da torre grande estaua hû poço dagoa. E assi mâdou edificar outra torre em Pangim, de q as paredes parecião sobre a terra, & outras no passo de Noroâ & no passo seco. E têdo ho gouernador isto neste pôto, sabendo que vinha do Garcia, embarcouse pera hire ao mar roxo, & despois de ele vido fez ainda detêça obra de cinco dias, em que despachou a hu Francisco nogueyra, & a Gonçalo mêdez que fora feytor de Cananor pera q fossem abos de dous assentar a paz co el rey de Calicut & lhes dar fortaleza como ho principe tinha dito a dom Garcia. E partidos estes tendo ho gouernador juntos os seus capitães na sua nao, lhes disse que as cousas que ele tinha por regimento del rey, não as auia de poer em coselho se as faria ou não, & por isso lhes noteficaua que a determinação del rey seu senhor era q fosse a Adem pera a tomar se podesse, & despois entrar ho estreyto de Meca. E co tudo se ouuesse algüs incouenietes pera aquela ida que lhos dissessem: todos disserão que não sentião nenhũ, mas que era necessario fazer aquela viajem que el rey madaua que se fizesse, & assi ho assinarão em hũ auto que se disso fez, & despois se tornarão os capitães aas naos & nauios da fro-

ta, q erão dezoyto com húa carauela. E os capitães a fora o gouernador, erão estes, do Garcia de noronha, Manuel de lacerda, Lopo vaz de sam Payo, dom Ioão de lima, do loão deça, Pero dafonseca de crasto, Simão velho, Fernão gomez de lemos, Ayres da silua, Simão dandrade, Antonio raposo, Duarte de melo, Ruy galuão, lorge da silueira, Garcia de sousa, Diogo fernandez de beja, & Ioão gomez cheira dinheiro. E hião nesta frota mil & sete cetos homes Portugueses, & mil Canarins & Malabares: & deixaua ho gouernador quatro centos dos nossos e Goa a fora os da terra, & seys fustas no mar, & por capitão môr delas Ioão machado, & na fortaleza de Benastarim por alcayde môr Ruy pereyra, & assi ela como a de Goa muy bem basticidas dartelharia. E ao outro dia despois deste conselho que digo, q era em Março de mil & quinhentos & treze, se partio da barra de Goa leuado a rota do cabo de Goardafü, & por achar bonanças no Golfam, se deteue mais dias do que leuaua gizado, pelo q lhe faleceo a agoa, & por isso a foy tomar a çacotorâ, dode algus mouros fartaquis que hi estauão fugirão co medo da nossa frota. E antes que ho gouernador surgisse, mandou a Ioão gomez q fosse espiar a ponta de Calancea se auia nela algu barco de Fartaque, pera que ho tomasse por não ir dar noua de sua ida ou algua nao do estreyto, o fizesse hi agoada. E tornandose loão gomez se achar nada, topou hûa nao de Chaul que hia pera ho estreyto. q ho gouernador reteue pera se ajudar do seu piloto na carreyra Dadem porque ho não leuaua. E porque ele sabia camanha cousa era Adem, & quão prestes tinha ho socorro, quis ir dali determinado no modo que auia de ter no combate, porque pouco mais ou menos tinha enformação do sitio Dade: & ajútando seus capitães, lhes disse. Todos señores sabeis que em muyto mór medo põe ho perigo que se não espera, que aquele pera que homem vay apercebido. Isto digo a proposito da cidade Dadem q himos cometer, do que seus moradores esta-

rão bem descuydados, porque de lhes parecer que na India teremos muyta ocupação, estarão descuydados da nossa ida: & quato menos apercebidos esteuerem parela, tanto mayor espanto terão de nossa chegada, o como louuado seja nosso señor tem noua de quanto nos ajuda na India, hão de crer que pois os himos buscar, que auemos de fazer a eles o que fizemos a outros. E coeste credito muyto môr medo nos hão dauer se os cometemos em chegado do que auerão se ho dilatarmos, porque auedo dilação pode ser q entrarão em si, & conhecerão q sam homês, & que te armas offensiuas & defensiuas, & quererão prouar dita, & mais tendo ho socorro tão perto que lhe não tardara nada. E por isso não auendo algu impidimento que nolo impida, logo em chegando lhe ponhamos as mãos, ou polas portas com vay & ves se as fecharem, ou polos muros a escala vista. É assentado isto se partio, & em saindo de çacotorâ, lhe deu hû temporal de vêto sul & susueste muy grande, em tâto q as nossas naos co a força dele perderão os catures que leuauão por popa, & forão assi ate aferrar a terra da costa do cabo de Goardafum pera dentro. E costeando dali foy a frota auer vista Dadem.

## CAPITOLO CIIII.

Do sitio da cidade Dadê & de sua nobreza, & de que senhorio he.

Que he hũa cidade porto de mar na costa Darabia trinta legoas das portas do estreyto de Meca, & está e doze graos da bâda do norte, a sua cerca era então mayor que a Deuora, & a pouoação de dêtro do tamanho de beja. Era muyto fermosa de casas altas de sobrados & terradas por cima, de muytas genelas & chaminês a nossa maneyra, & tudo acafelado de gesso. E assi os muros, torres, cobelos & baluartes, pelo q se parece de longe. Está quasi como em ilha situada ao pé de hûa

serra q ve do sertão acabar no mar, & he talhada a piq & nela carrão os muros da cidade, & a serra por sua fortaleza, escusa ali tanto lanço de muro quanto ela ocupa, & por isso ho não ha ali: & desta banda estavão duas torres & hû baluarte be artilhados. Esta serra que digo se chama aizina & he toda de pedra sem nenhûa aruore ne herua, ao pé dela se faz ho porto da cidade, em que geralmente ancorão as naos estrajeiras & chamasse focate. Të mais neste porto ao pê da mesma serra hũa ilheta q se chama Cira, & atrauessa dela hũ molde ao porto q lho abriga dos leuantes, & no cabo deste molde të na terra firme hu baluarte muy forte: & esta ilha não tem agoa. Tem esta cidade duas portas, hũa da bãda do sertão outra da bãda do mar, tem outro porto q se chama Hugufu detras desta serra da banda do leuante abrigado de todos os ventos & de boo fundo, mas não he de tanta seruentia como ho de focate: & desta banda sae do mar hu esteyro co que a cidade fica quasi em ilha, porq ho esteyro não se torna ao mar, mas fazse em alagoas per hu campo, per que atrauessa hua grande estrada a cidade, & ho esteyro tem hua ponte grande & fermosa por onde se serue a cidade da terra firme, q se chama Zebid, onde ho xeque Dade està ho mais do tepo. Deste porto de Hugufu a duas legoas defronte da serra Dade está hua aldea chamada Rubaca, em que auera dezaseys poços dagoa, donde vay por canos cayr em hu grande tanque hua legoa da cidade, & não ha nela outra pera beber se não esta porque he a terra tão quête & seca que logo se faz dous tres anos que não choue, se não se ha algua toruoada. Pela cumiada desta serra daizina estão muytos castelinhos q parecem do mar, & sam tantos que parece que forão mais pera fermosura da cidade que pera fortaleza, & fazense neles fogos de noyte quado ha immigos, pera que socorrão da terra. E com quanto esta terra he seca, a cidade he muy abastada de mantimentos. s. carnes, trigo, fruytas como as nossas, arroz que

lhe vay da India, & he ho seu porto de grade escala, pricipalmente despois que os nossos ganharão a India, porq as naos do estreito de Meca co medo das nossas armadas não podião nauegar em seu tepo verdadeiro, & por ser tarde quado tornauão da India não podião entrar ho estreyto & ficauão em Adem, & por isso se forão hi morar muytos mercadores de Iuda, & coestes & com os que dantes morauão se fez de grande trato & ha sempre no seu porto muytas naos de Iudâ que lhe leuão cobre, azougue, vermelhão, coral, panos de seda & de laa, & assi de Barbora & Zeyla com ouro & marfim, & do Malabar com especiaria & droga, de Cambaya co roupa dalgodão & muytas cousas ricas. He pouoada de mouros & dalgûs judeus, sam todos brancos, assi homens como molheres, & comunmente bem despostos, falão lingoaje Arabica: he gête muyto viciosa & mimosa, & tratasse muyto bem no comer & no vestir, vestëse de panos dalgodão muyto finos, & de seda & de laã, não sam pera fazer guerra fora de suas casas, mas se os cometem defendese bem: os fidalgos andão a caualo, porque ha antreles muytos & muyto bos, & assi camelos de q se seruem nos seruiços de casa. Tem senhor sobre si, que se chama Xeq, grão senhor de terras & de tesouros, estaua sempre no sertão, como disse em boas cidades. E em Ade tinha hu gouernador de nação Abexim chamado Mira mergena valente caualeyro com muyta gente de guerra.

CAPITOLO CV.

De como ho gouernador surgio no porto Dadé, & se apercebeo pera a combater.

Despois do gouernador auer vista Dadem, que foy á quinta feyra da cea á noyte. Ao outro dia que foy sesta feyra dêdoenças ao meyo dia, chegou ao porto, & com quanto hia determinado, que em chegado se lhe desse combate, não pode ser por vetar logo tanto leuan-

te, & tão rijo que as nossas naos corrião risco, & mais porque não poderão entrar no mais abrigado do porto, por amor das naos q ho tinhão ocupado, assi estranjeiras como naturais, que serião be sessenta. E por isso aos nossos lhes conueo surgir quasi fora do porto, & com a tormenta que fazia se deteuerão hû pedaço em segurar a frota das amarras, que naos ouue hi que se não segurarão co menos de quatro ancoras. E esta tormenta & detença, começou de ser causa de se não tomar a cidade, porque se a cometerão em chegado, estauão os mouros tão medrosos da supita vinda dos nossos que se não ouuerão de defender, nem sômente tinhão portas à porta q estaua da bâda do mar. E como Mira mergena vio q ho não cometião, mandou logo pedir socorro aa terra firme, & fortaleceose ho melhor q pode. E pera antreter ho gouernador com enganos de paz, despois dacalmar ho vento, mandoulhe preguntar per hu mouro de Cananor quem era, & que queria. E ho gouernador lhe respondeo que era capitão geral, & gouernador da India por el rey de Portugal, & q vinha ali pera poer aquela cidade a sua obediecia, & despois ir buscar os rumes a Indá & a quez pera pelejar coeles. porq lhe dizião os mouros da India q fazia là ho Soldão hûa armada pera a madar â India cotra os Portugueses. & por lhes escusar trabalho & saberem quão pouco os temia os hia buscar. E ho gouernador deu assi esta reposta, porque sabia que os mouros sam muyto rebolões, & hão grade medo de feros. E Mira mergena algu tanto ouue medo destes, & madou hu presente ao gouernador de carneyros, galinhas & muytas fruytas, dizendo q a cidade era del rey de Portugal, & que se auia de fazer nela tudo quato ele quisesse. Ho gouernador pera mais assombrar os mouros, & os prouocar a se lhe entregarem, fez que não queria tomar ho presente, dizendo q os não auia de tomar ate não assentar amizade. E por ho messejeiro de Mira mergena aprefiar que ho tomasse, & que desse a amizade por assentada: o

gouernador lhe disse que oulhasse bem o q dizia, porq cõ aquela cõdição tomaua ho presente & q assi ho dissesse a Mira mergena & que se ele estava a obediecia del rey de Portugal que abrisse as portas da cidade, & recebesse sua bâdeira & gête, porque assi ho fazião os reys & senhores da India. E mandou dizer aos mercadores estranjeiros & naturais, senhores das naos que estauão no porto que se viessem pera suas naos, & que lhes daua seguro, & lhes faria tornar o que lhe os nossos tinhão ja tomado. E isto lhes mandaua dizer pera os tirar fora da cidade & ficar menos gente a Mira mergena, porque vendose com pouca se etregasse mais asinha. E pore como ele andaua com enganos, respodeo ao gouernador, q como ele estaua nagla cidade por mão do Xeque, cujo gouernador era, não a podia entregar sem fazer coele algü comprimento, q ja lho tinha mãdado dizer, & que entre tàto lhe pedia q se vissem ambos na ribeira da cidade cada hû com vinte homens. E os mercadores respoderão que se as suas naos não forão ja entradas dos nossos que eles se forão parelas, mas pois ho erão q melhor estauão na cidade. E logo pareceo ao gouernador nestas repostas, que os recados pas-sados de Mira mergena erão dissimulações. E porque era tarde & não auia tempo pera nada, quis tambem dissimular coele: & respondelhe que era escusado verense ambos, se não dentro na cidade, & aos mercadores que lhes prometia de lhes mandar tornar tudo quanto dissessem q lhes faltaua, por isso que não deixassem de ir pera suas naos. E como Mira mergena vio que por aquele dia ho gouernador não podia cometer a cidade, & que tinha tempo pera se fortalecer, escreueo logo hua carta pera ho desenganar, em q dizia que os mercadores naquela terra fazião o que ho senhor dela ou seu gouernador lhes mâdaua, & por isso a cada hû deles & não aos mercadores auia descreuer, q eles lhe responderião, & que mal podera ele cuydar q indo os frangues pera tomar Adem, se auião de contentar dhûs

poucos de paos. E entendendo ho gouernador por esta carta que auia de tomar a cidade por força, chamou a côselho os capitães da frota somete, & disselhes. Pois nosso senhor por sua piedade nos quis fazer tamanha merce, q fossemos os primeyros Portugueses que cometamos esta cidade, rezão he q confiados em sua misericordia nos esforcemos, & façamos de maneyra que se não possa dizer por nos, que se outros vierão ho fizerão melhor, & se assi ho fizeremos vingaremos as brasfemias com q estes perros offendem a magestade diuina, & ganharemos fama, & aquiriremos proueito com tão boo seruiço, como sera ganhar hũa cidade tão populosa, escala de toda a nauegação dos mouros do mar roxo, & chaue de toda a fortaleza do estreyto, que tomada tira toda a esperança ao Soldão de mandar armadas aa India, & a nos de todos os sobre saltos em q nos põe cada dia a vinda dos rumes, & tirara a esperança dela aos mouros da India, & acabarão de se entregar por vassalos del rey meu senhor, no que receberemos grande descanso com ficar liures do trabalho da guerra: & pois acabada esta que temos antre as mãos se acaba pera nos tanta fadiga, posto que agora a leuemos co pelejar não nos pareca se não descanso pois coela ho alcançamos: & toda nossa vitoria consiste è pelejarmos tambe q ganhemos a porta da serra, & se a na ganhamos não fazemos nada, porque como somos poucos, & ho socorro dos immigos esta certo ser muyto endemasia, tendo esta porta por sua tornarão a entrar facilmente, & por força nes hão de fazer recolher aas naos, & se lhe tomamos esta porta por mais q venhão leuemente lhe defenderemos a entrada pola fortaleza do lugar por onde ha de ser. Por isso senhores vos peço muyto que isto leueis na memoria, despois de vos lembrar que pelejais por amor de nosso senhor. Todos responderão que assi ho farião, & que com sua ajuda esperauão de poder acabar aquele feyto, & que do mais tinhão confiança em sua piedade que proueria tudo como era necessario. E ali

se assentou que a cidade fosse cometida pela banda do mar, que era hu lanço de muro tamanho como da porta doura de Lisboa ate a da ribeyra. & que os capitães fossem repartidos em duas partes, & hua em que entrarião Manuel de lacerda, Ayres da silua, dom Ioão de lima, dom Ioão deça, Garcia de sousa, Iorge da silueira, Duarte de melo, Antonio raposo, Ioão gomez cheira dinheiro, & Iohão fidalgo capitão da ordenança, hirião com ho gouernador & escalarião a cidade pela parte que dire. E co capitão que forma a como direction de como te que digo. É os capitães que ficauão, que erão Simão dandrade, Diogo fernandez de beja, Lopo vaz de sam Payo, Ruy galuão, Pero dafonseca de crasto, Simão velho & Fernão gomez de lemos irião com dom Garcia, & em os que fossem com ho gouernador começando des-calar, cometerião a porta da cidade, que estaua pera ho mar, neste lanço por onde auia de ser ho combate, & alem desta porta escalaria Ioão fidalgo com a sua gente da ordenança: & tanto que sobissem ao muro, trabalhasse logo por ganhar a serra. E não pareceo bê que a cidade se escalasse por mais partes q por esta, porque os nossos erão poucos como disse & tinhão poucas escadas, & por muytas partes não poderião dhũ golpe poer gente no muro que corresse por ele sem medo & decesse â cidade, o que seria ao contrayro escalando por aquela sô parte. E isto assentado, entederão todos em se confessar: & nesta noyte ou na passada fugio da ci-dade hu Abexim Christão, que fora catiuo dos mouros indo em romaria pera Ierusalë, & estaua em Adem. E deste soube ho gouernador que Mateus ho embaixador do preste que na India dizião, que ho nã era, se não espia do Soldão, que no ma cra, se nacespia do Soldão, que no ma cra, se nacespia do Soldão, que no ma cra, se nacespia do preste tinha muyta confiança, & que no ma cra, se nacespia do preste tinha muyta confiança, & que no ma cra, se nacespia do preste tinha muyta confiança, & que no ma cra, se nacespia do preste tinha muyta confiança do preste tinha cra, se nacespia do preste tinha muyta confiança do preste tin dizer nada do que os îmigos determinavão, se não affirmarlhe que se os nossos pelejassem be que a tomarião: & assi era, porq Mira mergena se soube despois que

estaua descôhado dos seus ho ajudarem, & toda sua confiança tinha nos estranjeiros, & assi lho disse, & os animou pera a peleja, lembrădolhe quão pouco duraria sua ley naquelas partes se os nossos tomassem a cidade, & que muy cedo tomarião a casa de Meca & a destruyrião, o que seria muy grande desonrra de sua ley. E assentou coeles que toda sua força fizessem em defender a serra, onde se recolherião se os nossos entrassem a cidade, & que dali se restaurarião com ho socorro que esperauão, & fizerão tranqueyras nas bocas das ruas q sayão pera a serra, em que assetarão artelharia, & assi taparão a porta do mar com lemes de naos, tamanha era a pressa q não poderão com mais, & esperarão o que os nossos farião.

# CAPITOLO CVI.

De como a cidade Dade foy escalada pelos nossos, & do que lhes aconteceo.

A o outro dia ante manhaã, que foy vespora de Pascoa, se ébarcou ho gouernador co todos os capitaes & gête da frota, & em rompêdo ho dia abalarão pera a cidade, & hũ capelão do gouernador que hia coele no seu batel leuaua vestida hua sobrepeliz, & nas mãos aruorada hua cruz de prata com hu crucifixo, & dezia alto como aquela imagê que vião representaua a de Deos verdadeyro crucificado por lhes dar a gloria do paraiso, por isso se deuião desforçar pera exalçar sua scia fe, & assi outras cousas co que mouia todos a deuação, & coisto chegarão a terra, em que pojarão sem nenhu trabalho, porque os immigos estauão todos recolhidos na cidade, & algus aparecião sobre ho muro, mas tão poucos que não abastauão pera resistir aos nossos, que coisto receberão muyto grande danno, porque os capitães que hião ordenados pera escalar, ou por cobiça da gloria da primeyra entrada na cidade, ou por se prezarem

mais de bos caualeyros que de bos capitaes quiserão sobir primeyro que a sua gente. E ho primeyro que pos a sua escada no muro foy dom Ioão de lima, & logo sobio por ela com hũ paje seu chamado Diogo estaço natural Deuora que lhe leuaua ho seu guião, & hia diante dele. E vendo os mouros q estauão sobre ho muro sobir estes dous acodirão logo ali, & começarão de lhes tirar muytas frechadas, zagunchadas & pedradas: & de tudo isto foy morto Diogo estaço, & dom Ioão ferido de seys feridas & pisado de muytas pedradas, pelo q nin-gue quis sobir a pos ele. E vendo que ninguem sobia & que só não podia resistir aos que lhe cotrariação tornouse a decer, bradando se auia algus caualeyros que quisessem sobir por aquela escada & pos se ao pé dela. Acodio então dom Garcia de noronha & disse que ele queria sobir: o que lhe dom Ioão estoruou, dizendo que não era bem que sobisse, porque acontecedolhe algu desastre se perderia muyto, & por isso não sobio dom Garcia & sobirão outros. Neste tempo tinha ja sobido ao muro Iorge da silueira, q foy ho segundo que sobio a pos dom Ioão & hu criado seu coele, & sobio se cotradição por os mouros q estauão sobre ho muro estarem afastados daquele lugar onde sobio, & logo aruorou seu guião, dizendo. Vitoria, vitoria. E os nossos que tinhão postas as escadas aluoraçaranse tanto vendo ho sobre ho muro, que começarão muyto de pressa a sobir por elas, & sobio logo do loão deça, & coele Gaspar cão & hû lorge dorta & outros ate oyto homês: & isto sem resistencia, por ser perto donde sobira lorge da silueira. E com quanto os mouros que estauão no muro erão pou-cos, não fugirão logo em vendo sobir os nossos, antes resistião muy fortemête, prîcipalmête ode sobião Ma-nuel de lacerda & Ioão gomez cheira dinheiro & forão feridos algüs dos nossos, antre os quais soy Antonio ser-reyra sogaça, q soy derribado da escada abaixo. E co-mo os capitães erã os primeiros q sobia & a sua gête si-caua sem que os madasse, começa dauer tamanha de-

sorde no sobir, & carregar tanta gete sobre as escadas q começarão de quebrar, & a primeyra foy a de Garcia de sousa, îdo ele tão perto do muro que sentindo quebrar a escada lançou as mãos a ele & ficou depedurado. Ho gouernador estaua ali muyto agastado de ver a desorde dos capitaes no sobir, & assi de sua gête, bradando a todos q se não desordenassem pore aproueitaua pouco, q ho aluoroço dos nossos era tamanho, & assi a desorde, que nem dauão polos brados do gouernador ne polas pancadas q daua pera meter a gente em orde. E vedo ele quebrada a escada de Garcia de sousa, mãdoulhe acodir co outra por onde se deceo: & Garcia de sousa não quis tornar a sobir ao muro por escada & foyse ao longo dele, & logo hi perto estava hũ cobelo q tinha hùa bobardeira rasteira co hûa bobarda q Garcia de sousa co outros da sua nao afastou & entrou por ali coeles, à serião ate seseta homes, & apossouse do mesmo cobelo co determinação de se fazer ali forte ate etrar mais gête, pera q feytos em corpo decessê à cidade & pelejassem com os mouros à parecião muytos & estauão recolhidos pera a bàda da serra sem ousare ate então de resistir aos nossos, q como digo se apressauão muy-to a sobir polas escadas sem dar pelo q ho gouernador lhes dizia, q temedo o q foy mandou aos alabardeiros da sua goarda q posessem as alabardas por forquilhas de baixo das escadas pera as ajudare a soster q não quebrassem, mas tudo isto não aproueitou nada, & as escadas gbrarão, & quebrarão as alabardas & os alabardeiros cayrão debaixo da gête, de que hūs forão escalaurados outros pisados, & co tudo aleuantaranse logo. E neste tepo quebrou també a escada dos da ordenanca, tendo ja sobido sobre ho muro Anrig home hu dos seus capitaes co obra de ce homes, & loão fidalgo ho outro capitão estana ao pê do muro, a q ho gouernador logo mandou q fosse ao logo dele contra a serra, & trabalhasse por sobir a ela, & dali decer à cidade, ode se ajuntaria co Anrrig home que també hia perala. E man-

dandolhe ho gouernador isto, tornou sobre os nossos onde quebrarão as escadas, & achou de posse do cobelo a Garcia de sousa & co seu guião leuantado: & assi outros polo muro q estauão encima quido as escadas qbrarão, q forão Vicete dalbuquerq, Ruy palha de Satare, Ioão goçaluez de castelo branco, Manuel da costa feytor das presas, Ioão datayde, & do Aluaro de crasto. E os nossos muyto aluoroçados q carregauão todos ao pé do cobelo pera entrar, & porq não cabião pola bôbardeira, mandou ho gouernador destapar outra també rasteira q estaua no muro apartada desta tato espaço quato ocupaua a roda do cobelo: & por esta q ho gouernador mandou abrir aparecerão muytos mouros e hû terreyro q̃ se ali fazia, a q̃ ho gouernador madou logo ti-rar pelos bêsteiros & espigardeiros q̃ os fizerão afastar pera hûa ilharga, & os nossos começarão detrar, & ho primeyro foy ho clerigo q leuaua a cruz, pedindo a todos por amor de nosso senhor q entrasse, & logo entrarão, Ayres da silva, Antonio raposo, Duarte de melo com ate coreta homes. E nisto chegou ali do Garcia, o indo cometer a porta q lhe era encomedada q cometesse, achou as portas muy be fechadas q não erão fortes, & tinhão hữas gretas porq se via o q estaua detro, q era pouca gete, ne em duas torres q goardauão a porta dhũa banda & da outra. Bradarã então os capitães por hũ vay & vẽ que do Garcia mandara leuar pera quebrare a porta, & os q ho leuauão poserão tão pouca diligecia q quado chegou tapauão de detro a porta de pedra & barro sem os nossos podere estoruar q a não tapasse, & nas torres & sobre ho muro auia muytos mouros & derribaua de cima grades pedras, & co hua derribarão a Simão dadrade: & assi se acabou a porta de tapar. O q vedo do Garcia, & parecedolhe trabalho perdido estar ali mais, por lhe na matare os nossos se foy odestaua ho gouernador, rogando aos capitães & â outra gête q estaua hi toda jûta q entrasse pola bôhardeira q mã-dara abrir, & dô Garcia tambe lho ajudou a rogar, mas

nenhũ dos capitães quis êtrar. E a causa disso, foy porq dò Garcia não entraua, q mostraua q era capitão mòr & eles capitaes pequenos, & onuerão isto por tamanha desonrra q não quiserão entrar, & se do Garcia entrara, eles êtrarão. E ho porq tambê deixarão dêtrar, foy com enueja de Garcia de sousa q entrou primeyro q todos, & se se tomara a cidade, ele ouuera de leuar toda a hôrra, & não queredo entrar, não quis êtrar a outra gete, q se entrarão a cidade fora tomada, porq segudo parecia os mouros não ousauão de bolir consigo. E be se vio, porq despois dentrare Antonio raposo, Ayres da silua co outros que disse aida q erão poucos, nã ousarão os mouros de os cometer. E esperando Ayres da silua q entrasse mais gete pera se fazer em corpo & dar nos mouros q ali parecião polas bocas das ruas que erão muvtos, posse naçle terreyro ç se fazia diante do cobelo em q estaua Garcia de sousa, & vêdo q tardaua a gête em entrar, requereo a Garcia de sousa que decesse do cobelo & se ajûtasse todos, & darião nos mouros. E ele lhe pedio q sobisse & q se fariào fortes nagle cobelo ate entrar mais gête, porq assi ho fizera ho côde de Monsanto na tomada Darzila, & q isto seria melhor que ire cometer os mouros sendo tão poucos, pois dali a pouco os podião cometer sendo muytos, & estava mais certo desbaratalos do q então estaua. E Ayres da silua não quis, o q tambe foy causa de se a cidade nã tomar. E em quato estavão nestas praticas polos rogos q do Garcia fazia à gête q entrasse, pois os capitaes não queriào entrar. Hù home que tinha ho guião de Manuel de lacerda (cujo nome não pude saber) fincou a lança na area, & arrâcâdo da espada, & embraçãdo a adarga, disse q lhe desse lugar q queria etrar, & entrou, & apos ele entrarão hû Ioão de meira & frey Christouão carnache, caualeyro da orde do spirital de sam Ioão de lerusale, q agora he comedador de Poiares jûto de Lamego, Baltesar moteiro do porto, Anrriq figueyra filho dhữ alcaide de Lisboa, & loão de caminha q agora he

védor da isante dona Isabel: & estes erão da capitania de Manuel de lacerda, q na quis êtrar coeles ne entrou mais ningue. E cuydando eles que entrassem, passarão auante, & forão dar Santiago nos mouros, assi Ayres da silua & os outros que estauão coele, & então deixarão de tirar os nossos espigardeiros & bésteiros porque os não matassem. E cuydando os mouros que entrassê mais dos nossos, deixauase estar com quanto erão muyto mais que eles, & defendianse dali muy bem, & os nossos matarão algus deles, a fora muytos que os espingardeiros & bêsteiros tinhão mortos pola bőbardeira. E estado nisto, Anrrique home que ficou no muro com os q disse da ordenança foy correndo por ele ate chegar à serra onde sobio pera decer à cidade, & os mouros que estauão nela ho não deixarão, & resistiranlhe tão fortemente co frechadas, & galgas que deitauão pela serra abaixo q ho fez fugir co lhe matar algua gente, & tão desmanda-da vinha que desbaratou a de Ioão fidalgo que queria sobir, & assi hûs como os outros se desordenarão de maneyra que aîda que ho gouernador acodio pera os fazer tornar a sobir nunca pode. E entêdêdo Mira mergena ho desbarato dos da ordenaça que hião cometer a serra, & que nem polo muro nem polas bombardeiras não entrauão dos nossos mais que os que disse, ouue os que estauão detro por perdidos: & armado de hua saya de malha & de hū capacete encima de hū caualo, ajūta dos seus hũ boo golpe pera ir sobre os nossos. E passando polo pé do muro onde estaua lorge da silueira, como ho muro da parte de dentro não era daltura dhu homem, lançou hũ mouro mão da haste do seu guião & leuouho: o que vedo lorge da silueira como era caualeyro de muyto esforço, lançouse logo do muro abaixo antre os îmigos pera cobrar o seu guião, & começou de ferir neles, em que fez muyto pouco danno porque aco-dio logo Mira mergena, & encontrouho co ho caualo & derribouho, & ali foy morto: & també ho ouuera de ser do Ioão deça q estaua abaixo do cobelo de Garcia de

sousa, & saltou em baixo pera lhe acodir, & quando ho vio matar retirouse pera ho muro, donde lhe deu a mão hũ bombardeiro chamado Gales, que ho ajudou a tornar a sobir, & dali se defendeo com outros algüs dos mouros que ali ficarão pelejando coeles. E Mira mergena passou auante & deu em Ayres da silua & nos outros nossos que estauão pelejando com os seus que cobrarão coração com a vinda de Miramergena, & derão tão rijo nos nossos que os fizerão retirar pera ho pê do cobelo onde estaua Garcia de sousa, & neste retirar forão muytos dos nossos feridos, principalmente Ayres da silua, que dizem que ficou quasi sem acordo & Ioão de meira, a quem quasi deceparão hữa perna, & Ioão de caminha ouue hãa frechada em hũ dedo da mão dereyta de que despois ficou aleijado, & ficarão tão mal tratados q se os mouros apertarão coeles ouveranos de matar a todos, mas não ousauão de se chegar muyto pord ficauão descubertos da bombardeira por ode lhe os nossos espingardeiros & bésteiros q estauão de fora tirauão. E Garcia de sousa que estaua no cobelo, ne os outros que estauão sobre ho muro nã lhe podião acodir, porque tinhão be que fazer em se defender dos mouros q neste tempo os apertauão muyto co frechadas & pedradas, & eles lhe nã podião fazer nenhữ nojo porg não tinhão laças, q como auião descalar não as leuauão, & també erão tantos, & ho cobelo tão pequo q se nã podião revoluer, & ne podião valerse a si ne acodir aos q digo, a nosso señor saluou milagrosamete de na sere todos mortos, porque estado neste côfiito, vendo os mouros que lhes não podião chegar co medo de se descobrir aos nossos espingardeiros, determinarão de os queymar, & foy com feixes de palha que algüs poserão nas pontas das lanças pera lhe chegarem de longe & se não descobrirem. E este ardil da palha inuentarão por não terê nenhûs arteficios de fogo, & ele foy o que fez saluar os nossos, porque posto ho fogo na palha foy tão grande ho fuino que se não vião hûs acs outres. E vendo os

nossos como nosso senhor os ajudaua, sayranse com muyta pressa, & os muyto feridos leuão os outros aas costas & a rasto, & assi se saluarão com sua ajuda, que ele parece que foy o que ordenou que os mouros os quisessem queymar daquela maneyra, que doutra nenhú ouuera de ficar viuo.

# CAPITOLO CVII.

De como morreo Garcia de sousa & se saluarão os nossos que ficavão no cobelo.

Com tantas desordes, como polos peccados dos nossos aqui ouue pera não se tomar a cidade, ficarão os mouros tão vitoriosos que logo se ajuntarão todos diâte do muro & do cobelo, & co grade furia chouia sobre os nos-sos pedradas, frechadas & zagunchadas, que vendo co-mo eles os não podião offender polas causas que disse, chegauanse a eles tão sem medo q os ferião a bote de zaguncho. E Garcia de sousa preguntou ao gouernador (que bem via de fora ho aperto em q ele estaua) q faria, & por ele ser tão esforçado caualeyro como era ainda em tamanho perigo, não queria fazer cousa que se podesse chamar couardia, & por isso se não quis deitar do muro abaixo como algüs fizerão por lhe dizerem de fora que ho fizessem. E ho gouernador estava tão agastado de perder assi hûa cidade, que por desordês perdera, que lhe não respondeo: & do Garcia ordenou cor-das pera lhe darê com lanças atadas húas nas outras pera se decer por elas com os seus. E vendo Garcia de sousa que lhe não respôdia ho gouernador, parecendolhe que na tinha saluação, quis antes morrer como caualeyro que como desesperado, lançandose do cobelo abaixo
que era muyto alto, & tomando consigo a Gaspar cão,
& a Diogo estaço Deuora tio do outro Diogo estaço,
que leuaua ho guião de dom Ioã de lima, pos se diante de todos, & com grande furia lançarão mão dalgüs

zagunchos dos immigos que lhes leuarão das mãos. & coeles se poserão por escudos dos outros, & certo que defederão que não entrassem os immigos coeles: & Diogo estaço foy ferido de hûa pedrada no nariz o quasi lho quebrou, & ouuera de cayr da grande dor que sentio, & Gaspar cão foy ferido de hûa frechada per hũ hombro, a fora terem ambos as adargas empenadas de frechas, & assi Garcia de sousa, a que tambem derão hũa frechada na testa por debaixo da borda do capacete que lhe chegou aos miolos, & dela cayo morto. E neste tempo estana ainda dom Ioão deça sobre ho muro, que se não quis deitar abaixo como os outros, posto que lhe dizião que ho fizesse em quanto se não acabauão daparelhar as cordas. E ele não queredo, respodeo a Manuel de lacerda que lho dizia, que o que seu pay ne auôs nuca fizerão não auia ele de fazer a se ho quisesse saluar q posessem hua escada, & que deceria como sobira. E então se remedeou hûa escada de pedacos atados & por ela se deceo, & despois de decido ele. deu aos do cobelo húa corda posta em duas lanças atadas hũa na outra tão alto era ho cobelo. E tomada a corda que era tão comprida como ele foy atada nas ameas do cobelo, & por ela se deitarão os nossos abaixo. E ja neste tempo se recolhia ho gouernador, & dom Garcia com os outros capitães, & sua gente com muyto grande desordem, & como por força porque recebião muyto dano de dous tiros q Mira mergena mandou assestar nas duas bombardeiras por onde os nossos entrarão, & tambem porque começaua decher a maré co que se cobria a praya da cidade. E coesta pressa se embarcarão logo os capitães como virão ébarcar ho gouernador & dom Garcia, & quasi que ficaua a gente por embarcar: & se os mouros sayrão a este tempo poderão os nossos verse em grande perigo, o que vendo Manuel de lacerda, na se quis embarcar & deixouse ficar ate se embarcarem todos, & mais madou recolher todos os pedaços das escadas, porque não ficassem por testemunhas do desarranjo dos nossos. E estando nisto sendo os do cobelo todos deitados abaixo, apareceo sobrele Gaspar cão, que estaua na escada, ode se pos despois da morte de Garcia de sousa, & ali defendia a entrada aos îmigos, & tão embebecido estaua na peleja que não sentio que se recolhião os outros, & quado se achou sô foy demadar as ameas, onde as cordas não estauão. E Manuel de lacerda & Antonio ferreyra fogaça q estaua coele & outros, lhe bradarão q se fosse onde estauão, o que ele não pode entender por os mouros estarê quasi pegados coele, & a grita ser muy grade de detro & de fora. E não achando ele as cordas, fez ho sinal da cruz & deixouse cayr do cobelo abaixo, & quebrou hûa perna, & polas feridas que trazia lhe arrebetou muyto sangue, & despois morreo disto na ilha de Camarão, & apos ele saltou hũ bombardeiro da nao de Garcia de sousa q trazia hûa bésta debaixo do braço, & este ficou são. É despois de todos ébarcados, se embarcou Manuel de lacerda sendo despois de meyo dia, ode logo foy chamado do gouernador pera conselho, sobre se hiriào tomar ho baluarte do molde que atrauessaua da ilha de Cira aa cidade, de que os immigos tirauão aas nossas naos (que estauão quasi pegadas coele) muytas bombardadas, especialmente àa nao de Manuel de lacerda que estaua mais a tiro. E estando ho gouernador em conselho com seus capitães como ho mandaria tomar, ho mestre da nao de Manuel de lacerda, que se chamaua Aluaro marreyro sem saber ho conselho em que ho gouernador estaua, começou de se agastar com as bombardadas que tirauão aa nao, & disse que não auia ele de sofrer que lhe tirasse hû negro: & isto dizia polo bombardeyro mouro. E ajuntando os marinheiros da nao, saltão no esquife, & co essas armas que tinhão, que erão lanças & espadas, foy abalrroar ho baluarte, & como nele não estaua mais que ho bombardeyro que tiraua como vio os nossos fugio, & ho baluarte ficou em poder dos marinheiros, que acharão dentro vinte sete peças dartelha-

ria de ferro, & antrelas auia alguas que tirauão pelouro de pedra do tamanho dos nossos camelos: & quado ho gouernador acabou ho coselho com os capitaes que tomassem ho baluarte: ele era tomado, de q ficou muyto ledo, & fez muyta honrra & merce a Aluaro marreyro & aos que forão coele naquele feyto, & mandou recolher a artelharia. E com a tomada deste baluarte, a gente que estaua muy escandalizada de se não tomar a cidade, se aluoroçou de maneyra q dizia que lhe desse bateria, & que desembarcasse pera isso a artelharia, & coela derribassem hu lanço do muro pera entrar. O que ho gouernador não quis, dizendo que pera isso era necessario fazer detença, & que não tinhão agoa em abastança, në a poderião tomar se não na ilha de Camarão q estaua das portas do estreito pera dentro, onde não podião ir se não com a moução dos leuantes q estaua no cabo, & acabàdoselhe a agoa de necessidade auião dinuernar naquele porto, & punhase em codição de se perder, & pera tornar a tras auião desperar dous meses & meyo pera se acabar ho inuerno da India, & na podião tomar nenhu porto dos nossos, quanto mais q naqueles dias que ali estenessem poderia vir à cidade tamanho socorro q eles na poderiao coele, & por isso lhes era forçado não se deterem. Porem a verdade era querer ir ho gouernador a cuez & a ver vista da armada do Soldão & pelejar coela, ou quando não ir a Maçuâ pera saber a verdade do preste, & fazer hi fortaleza se a não podesse fazer nas portas do estreyto, & quado não podesse, ir inuernar a Ormuz & tomala. Mas isto na dizia ele a ningue, & trabalhou dali por diante e reuocar a frota fora do porto à toa, no que se deteue dous dias, em que mandou descarregar essas naos que estauão no porto & queymalas. E assi mâdou descobrir ho porto Dugufu per Simão dandrade, Manuel de lacerda, Pero dafonseca de crasto & Simão velho, q forão em seus bateys pelo estevro ate se poerem onde virão os piares da ponte q disse.

#### CAPITOLO CVIII.

De como ho gouernador se partio pera ho estreyto, & da descripção deste estreyto.

lo gouernador como tinha e segredo a sua ida ao estreito tanto que teue a frota fora do porto Dadem a derradeyra ou segunda oytava de Pascoa se fez aa vela caminho das portas do estreyto (que sam trinta legoas Dade) sem tomar parecer de pilotos nem dos capitaes, do ų todos teuerão muy grade descontetameto. E os pilotos se ajutarão & lhe forão requerer que não fosse ao estreyto, porque não podião laa nauegar se não com leuates, cuja moução não duraria mais que ate fim Dabril, que seria muy cedo, & pera se tornar aa India que seria inuerno, & que a não poderião tomar, & g se perderião: & pera innernarem no estreyto não tinhão se nã a ilha de Camarão, q ainda que teuesse agoa não tinha mâtimetos & que morreria a gente â fome, que oulhasse o q fazia porque se hia a perder. E ho mesmo requerimeto lhe fizerão os capitães. E ele respondeo que sabia o que fazia, porque era por mandado del rey. E ainda q eles viào todos q era assi como dizião, & conhecião claramete q hião a morrer, a lealdade Portuguesa os forçaua ir por sua vôtade soltos sem irê presos co quê sabião q os leuaua ode se anião be daueturar á morte. E prosseguido sua viaje pos nela dous dias por amor do roi tempo q lhe fazia & achou q toda agla costa era lipa & parcel de boo fundo pera surgir em qualquer parte. & isto ate as portas do estreyto a que os mouros chamão Babel Mandeb, q estão em altura de doze graos & dous terços da bâda do norte: he aqui ho mar muyto estreyto, & por isso lhe chamão as portas. Da bâda do sul vay a Abexia terra do preste a que os mouros chamão Ajē, & he na Ethiopia: & da banda do norte vay a Arabia deserta ou Petrea a q eles chamão a ilha darabia.

Nesta boca ou portas do estreyto está húa ilha a que os mouros chamão Mihû & jaz atrauessada neste estrevto da banda Darabia, he toda de pedra grossa, & minda solta, não ha nela nenhữa agoa, në aruore nem herua, & choue nela muy poucas vezes. Antresta ilha & a terra firme se faz hû canal daltura de doze braças de menos largura hũ pouco que Dalmada a Lisboa, & passam por ele todas as naos dos mouros que vão pera dentro do mar roxo. E defrote desta ilha està outra ilheta tambe sem agoa, em que morão os pilotos que leuão as naos que vão a ludâ que os mouros chamão rubês, & sam grandes sabedores daquele mar no conhecimento dos baixos, & leuão por cada húa ate trinta cruzados, & de Mihum a esta ilheta se passa de baixa mar a pê enxuto. Fazse mais outro canal antre Mihum & a terra do preste, que tem de fundo altura de vinte cinco ate trinta braças, & de largura como de Lisboa onde chamão de barra a barra, & por este nauegão poucas naos: chamão os mouros a este mar na lingoa arabiga baharquezû, que quer dizer na nossa mar carrado, pore mar roxo como lhe nos chamamos he mais proprio vocabulo, por auer nele muytas malhas dagoa vermelha como sangue. E da causa desta vermidão não pude mais saber, senão que se causa do reuoluimeto da agoa com as marés, no que parece q a lugares he ho fundo deste mar darea vermelha, & ainda se affirma que he todo, porque nele não ha correntes dagoas se não motante & jusante que êtra dêtro & sae pera fora, & por ser aparcelado & de pouco fundo, quando faz vento rijo se he ponête corre a agoa mais rijo pera fora, & se he leuante pera dentro, & estes dous vêtos sam os naturais que cursain neste mar, & terrenho poucas vezes, nem ha nele trauessões ne toruoadas ne outras nenhuas tormentas, & em todo tempo se pode nauegar em hús nauios pegnos q se chamão geluas q andão a remos, & a vela se lhe faz tempo pera isso. Das portas deste estreyto ate a cidade de cuez que he no cabo dele ha trezentas

& cincoenta & cinco legoas, que he ho comprimento, & no mais largo te trinta legoas, em que os mouros faze tres repartições pera sua nauegação, & fazem deste mar doze gemas q sam tres singraduras de dez legoas cada hua, & repartenas assi. Fazem quatro gemas (que he hũa singradura) de mar cujo ao longo da costa Darabia ate çuez co ilhas, baixos & parceis, que tem de fudo de noue ate doze braças, & as nossas naos pode nauegar por ele co boo teto de dia mas não de noyte, & outras quatro també de mar cujo ao longo da terra do preste ate hũ porto g se chama coçaez, que està quasi norte sul co ho Toro na costa Darabia ao pee do monte Sinay trinta legoas de çuez, & fazem outras quatro gemas de mar lipo pelo meyo do estreyto a q chamão mar largo, que te fundo de vinte cinco atecoreta & cinco braças, pore he tão estreyto que os q vão por ele ve terra dambas as bandas. E os rubães que se tomão não sam pera este mar limpo, se não pera quando sam tempos contrayros, pera buscare qualquer das costas & lhe darem surgidoyros, & antre aglas ilhas & baixos: porque por este mar largo mandão a via os pilotos que vão da India, & nele a meyo estreyto estaa hua ilha que se chama Zebelçocor, & alem dela contra ludâ está outra que se chama ceibão, & tê boos portos. Das portas do estreyto ate a ilha de Camarão da bâda Darabia he tudo señorio do xeque Dadem, & ao longo do mar sam tudo aldeas, nem ha portos principais, somente pôtas, que huas abrigão de leuates outras de ponetes: & da ilha de Camarão ate perto da cidade de Iuda q sam cento & sesenta legoas, tinha seu senhorio hû grande senhor mouro chamado ho Xarife de gizem, q teria seyscentos de caualo. E de Iudà ate Toro que sam cêto & trinta legoas era de Xarife porcate señor de Meca, & assi dalgüs alarues que morauão por esses desertos: & de Toro ate quez ha trinta legoas, & era do senhorio do Soldão. E nauegando ho gouernador caminho das portas, madou diate a nao de Chaul que leuaua em sua

conserna, & vinte Portugueses nela, pera q lhe tomasse hû rubão de que tinha necessidade pera sua viajem: & assi ho fizerão. E ho gouernador chegou com toda a frota aas portas do estreyto vespera da vespera da pascoela. E dando muytas graças a nosso señor de ser ho primeyro gouernador que fora ali ter com armada, & onde nunca chegara nenhû Christão, mãdou saluar as portas com artelharia de toda a frota, & despoys co as trôbetas, co grâdes gritas & féstas de folias: & foy toda a frota embâdeirada & surgio das portas pera dentro no pouso dos leuantes.

# CAPITOLO CIX.

De como ho gouernador chegou aa ilha de Camarão.

porque leuaua pouca agoa não se quis mais deter pera ir a Maçua onde desejaua de fazer fortaleza, por ser do senhorio do Preste, porque vio que era ali mais proueitosa que nas portas, nem em Camarão. E tomados os rubães de q tinha necessidade seguio a rota de Zebelçocor, & porq de la por diâte auia de nauegar polo mar cujo da bada Darabia, por onde as nossas naos não podião nauegar se não de dia, mãdou pubricar pola frota q dali por diante auia de surgir duas horas âtes de sol posto, porq não se fizesse algu mao recado se surgissem de noite. E surgindo agle dia tomara os nossos duas naos de Barbora & de zeila, q hião pera luda carregadas de mâtimêtos: & da gête dela algûa foy tomada, outra se saluou a nado. E despejadas as naos forão gymadas, & aos mouros mádou ho gouernador decepar as mãos, & cortar os narizes & orelhas, & mãdou os lãçar em terra q era do senhorio do xeq Dade, & assi ho madou fazer dali por diate a quantos mouros tomou, somête aos de Camarão. E proseguindo daqui sua viagê, querêdolhe os rubes dar porto e hua enseada du lugar chamado Luia arribarão a terra: & ho rubão do gouer-

mador grendose mostrar mais sabedor g os outros, bradou q fossem a orça quanto podessem, & por agle caminho não dobraua hữa pôta & restiga detras dôde auião de surgir. E indo sondado, migoaua ho cordel de tres & quatro braças de cada golpe, como fundo dalfaques., & não de parcel. E nisto deu a nao em hũ bãco questaua em fundo de quatro braças & mea: & ho gouernador que se vio naquele perigo, prometeo a nossa senhora de madar fazer em Goa á sua honrra húa casa da auocação de nossa senhora da serra, que assi era ho nome da sua nao, & assi a mandou fazer despois, & mandou ao seu piloto q surgisse no baixo, cuydando que fosse mais baixo a diante. E não querendo ho piloto, lhe disse ho gouernador que lhe cortaria a cabeça. É ele respondeo que cortasse, porque se surgisse que se perderia a nao, que logo sayo do baixo em cinco braças & meya, & então surgio, & assi surgira Lopo vaz de sam Payo, do Ioão deça, Pero dafoseca de crasto, Fernão gomez de lemos & Simão velho que hião na esteira do gouernador & dom Garcia, Simão dandrade, Manuel de lacerda & Aires da silua q hião ao pego, & todos lhe forão acodir em seus bateys. E os outros capitães q hião diante não surgirão, pelo que ho gouernador auedo disso menecoria, madou a Lopo vaz de sam Payo que ficasse na sua nao, ordenando como se tirasse dali, porque ainda não estaua segura de todo, & foy e hu batel a pos os outros capitães & mandou os surgir, & forãolhe todos ajudar a tirar a nao do banco reuocandoa co os bateys, & sayo segura ao pego, & sem fazer nenhũa agoa, & dali mãdou diante a dom Garcia co algús capitães nos bateys de seus nauios, pera que se posessem nos portos da ilha de Camarão que estaua perto, & deteuessem os mouros se a quisessem despejar: & quado os nossos chegarão acharão que os mouros a despejauão, & se hião pera a terra firme com medo do gouernador que sabião que vinha, & os nossos tomarão algûas gel-uas, em q catiuarão homes & molheres, & tomarão húa nao do Soldão & outra de mercadores q estauão surtas & duas q estauão varadas. E despeis disto chegou ho gouernador a Camarão q está da bada Darabia em quinze graos da parte do norte, & está tão longe da terra firme como de Lisboa a Almada: por antrela & a terra firme passam as naos que vão pera fora do estreyto, & pera dentro. Tem boo porto & seguro de todos os ventos & boa tença das ancoras. A terra em si he areosa, & somête em hûa parte que he alagadiça do mar, tem algû aruoredo de mangues, porê muyto pequenos, të muyta agoa, & em muytas partes, & e todas ha termedays derua tamanhos como hu punho, & esta cria ho gado tâto como se fosse muyta & viçosa, & assi ha muyto na ilha & gordo, & no mar muyto & boo pescado. Aqui faze todas as naos que nauegão ho estreyto suas agoadas & carnajes, & era grande escala Dade. Foy antigamente pouoada de muytos mercadores que tratauão na terra do preste, de que trazião muyto ouro, & Darabia lhe hiào muytos mantimetos de trigo, carnes & fruytas como as nossas: & aida ho gouernador achou muyto rasto de quão nobre fora em outro têpo, assi em edificios antigos de casas como de mezquitas, & tudo de cantaria, & aqui achou que vetauão já os ponentes, que erão cotrairos pera passar auante, & por lhe os rubaês dizerem q ainda auião de tornar leuantes, se deu tanta pressa em fazer agoada, & carnajem, que a fez em sete dias, & neles forão tomados algûs mouros que ficarão na ilha sem poderem passar à terra firme, & antreles hû que fora xeğ da ilha de Dolagua, & da de Macuâ, & da ê g se pesca ho aljofar, & hũ seu sobrinho. E tornado os ponetes, ho gouernador se partio muyto cotra votade de todos os da frota, parecendolhe que podesse chegar a Indá. E era ho clamor da gête miuda muy grande côtrele, dizêdo que os leuaua a morrer, & ele bem ho ouuia, mas dissimulaua. E estado de Iuda no mais à quatro dias de caminho, tornarão os ponêtes, & sobre perfia se deixou ali estar surto ate se lhe aca-

bar a agoa que tinha, & acabada se tornou a Camarão a tomar outra, & se tornou donde surgira dantes por lhe dizerem os rubaes que como sayse da banda do sul hữa estrela a que eles chamão tária tornarião dous ou tres dias de leuantes & que ho poerião da bada da terra do preste, que era nauegação de dous dias & hua noyte, & ali desejaua ele de ir pera fazer fortaleza ë Maçuâ por amor da amizade do preste q era Christão & poderoso, & îmigo dos mouros, & q lhe daria socorro, assi de gete como de mantimetos. E esperando pola estrela que digo, apareceo no ceo hu sinal de cruz muyta clara & resprandecente, sobre que veo hua nuuem que em chegado se partio em duas partes sem tocar na cruz nem encobrir sua claridade. E ho gouernador com todos os q virão esta cruz a adorarão em giolhos chorado co deuação: & daquela cruz tomou ho gouernador sinal que queria nosso senhor que fosse pera aquela parte, & assi ho disse a todos os capitães & pilotos que chamou pera isso, & que bem poderião ir âs voltas. E os pilotos disserão que não podião nauegar sem vêto, & que assi como ho gouernador dizia irião dar em algüs baixos onde se perderião todos, & então se deixou ho gouernador estar surto ate q entrou Mayo. E vedo que não auia remedio pera tornare leuantes se não dali a dous meses & meyo, tornouse a Camarão, & despois que chegou lhe resgatarão da terra firme os catiuos que tinha, q deu por mantimentos. E lhe foy dada hua carta de Mira mergena, em que dizia que se espantaua muyto de sere os frangues os homes que conquistauão a India, & tinhão tamanha fama: & porem que a tinhão porque pelejauão com homês melharis, que como pelejarão co homês como erão os Dade logo se soubera a verdade. Ao q ho gouernador respodeo que a fama dos Portugueses era verdadeyra, & que não tinhão ganhada a India a homês molharis, se nã a turcos & a mouros do mar roxo, & se as escadas não quebrarão q ele perdera a vida & mais a cidade, & que em os nossos so-

birem tatos veria que homes erão, & como desejavão de pelejar. Porem ainda que Mira mergena isto escrenco, nem ele nem ho xeque Dade estauao sem muyto grade medo desta entrada do gouernador no estreito. E tanto que ho xeque Dadem soube que os nossos poserão as escadas na cidade, logo ho mandou dizer ao Soldão pola posta de camelos corredores, & foylhe ho recado em quize dias. E ho Soldão lhe respondeo à se os frangues tinhão entrado ho mar roxo, que goardassem bem seus portos, & q ele goardaria os seus: & esta reposta deu porque estaua mal coele. E Mirocem que isto soube, despejou logo Iudá com medo dos nossos, & ho Soldão ficou tão assombrado coesta noua polo q sabia do que os nossos tinhão feyto na India q partio logo pera çuez, cuydando q os nossos auião ali dir desembarcar. E no cayro ouue grande revolta, porque foy logo fama que assi como ho gouernador entraua polo estreito, assi os Christãos da Europa auião de dar por Alexandria entrando polo Mediterraneo, & que ho Xeque ismael era chegado com seu arrayal sobre Alepo que está no cabo do deserto. E coesta noua ho gouernador de Damasco polo Soldão não quis ir a seu chamado, & se leuantou: & os mouros estauão todos muy assombrados, cuydando que se lhe carraua ho caminho per mar pera a casa de Meca, que perdia nisso grande perda, por as mais das esmolas que tinha lhe ire per mar em hua nao chamada mucumari, que tinha pera isso.

### CAPITOLO CX.

De como não ouve effeyto a paz que ho governador deixou assétada co el rey de Calicut, & doutras cousas que fizerão na India.

Partido o gouernador pera ho mar roxo, foy & Cananor a desorde tamanha cotra ho seruiço del rey de Portugal, que ho feytor nosso que então era tornou a dar dinheiro a ozena aos mouros, ficando defeso polo gouernador que se não desse, & deu mil & quinhêtos cruzados a Pocarace, hû mouro principal de Cananor que tinha coprados ao feytor de Goa caualos del rey, em que se montauão doze mil cruzados q auia dacabar de pagar despois que os vendesse. E estando ele em Cananor pera se ir caminho de Narsinga a vender os caualos, receandose ho feytor de Cananor q na tornasse de la, pediolhe ho dinheiro que lhe tinha dado: ao q ele disse q não podia ate nã tornar de Narsinga pera ôde os tinha empregados nos caualos: do q ho feytor se queixou ao capitão, dizendo q Pocarace fugia pera Narsinga, & q deuia agle dinheiro a elrey de Portugal, & crêdo o ho capitão, mandoulhe q ho fosse prêder à pouvação dos mouros, porque ho não pode auer em outra parte, o q foy contra ho regimento del rey, q mandaua que nenhu. capitão de fortaleza prêdesse nenhũ mouro ne getio principal da terra onde a fortaleza esteuesse: & isto por se a terra não aluorogar côtra os nossos, como se aluoraçou desta vez, porq indo ho feytor pera prender Pocarace acodio a gête da terra com suas armas, & derão sobrele, & se não fugira matarâno: & a gête ficou tão escãdalizada, q quatro dias esteue leuatada cotra os nossos, & ningue não ousaua de ir á pouoação dos mouros. É assi ficara a cousa se se ho capitão não socorrera ao q fora goazil de Cananor, q ho gouernador fez tirar por ser îmigo do seruiço del rey de Portugal, & defendera

ao capitão & officiaes da fortaleza que não falassem coele por essa causa, ne ho deixassem ir a ela. E coeste fez ho capitão que fizesse co el rey de Cananor q prendesse Pocarace: q preso bradaua q não deuia nada q esteuessem a conta, & mostraua as cartas q tinha comprados caualos & ho seguro do gouernador pera os leuar a Narsinga, regrendo q ho não prêdessem, porq por sua prisam se perderião os caualos. E co tudo não ho soltarão ate q não pagou o dinheiro co todo seu ganho: & em quato esteue preso foy roubado polo goazil, & por Mamele ho mouro q se chamaua rey das ilhas de Maldiua, q ambos querião mal a Pocarace, porq era seruidor del rey de Portugal & amigo dos Portugueses cujos îmigos eles erão. E vedose Mamale fauorecido, não quis desistir do titulo q tinha de rey como ficara ao gouernador: & tambe porque ho secretario q estaua em Cananor dizia q ele sabia certo q aquele anno auia de vir de Portugal outro gouernador, & q pera este se deuiño de goardar os q ouuessem dassentar paz ou vassalaje com el rey de Portugal. E como era secretario criãno todos, & coesta fama q deitou se deixarão de fazer muytas cousas do seruiço del rey de Portugal, & a principal foy a paz de Calicut que ficaua tão assentada. E el rey sabedo o que Gaspar pereyra dezia da vida doutro gouernador, despedio a Francisco nogueyra & a Gocalo mendez, dizêdo que pois auia de vir outro gouernador q coele assentaria a paz. E assi despois que ho secretario foy em Cochi, disse a el rey de Cochim tantos males q lhe vinhão desta paz, q lhe fez desejar de a estoruar, & pera ho poder fazer ajudou a hû grão senor côtra el rey de Calicut q tinha coele guerra, porq sendo seu vassalo ho não queria ajudar e suas guerras. E esta ajuda lhe deu el rey de Cochim, porq teuesse rezão de dizer ao gouernador q não fizesse paz co el rey de Calicut porque tinha guerra coele: & isto porque estaua no cotrato de pazes que ele fez co el rey de Porgal em tepo do viso rey, que el rey de Portugal ho ajudasse sempre cõtra el rey de Calicut. E també Loureço moreno, Antonio real, & Diogo pereyra de Cochim erão cõ Gaspar pereyra em aconselhare a el rey de Cochim que fizesse isto, porq querião todos mal ao gouernador, polos repreder de muytas cousas que fazião contra ho seruiço delrey seu señor. E a mesma fama de vir gouernador deitou ho secretario em Cochim: & em tanta dissulução hia estes quatro, que Lourenço moreno finadose em Cochi, A fonso passoa q viera de Malaca co Fernão perez dandrade, tomou húas cartas que ele trazia pera ho gouernador, em que lhescriuião culpas de Ruy de brito, & abrio as co hú Iohão viegas, q també viera de Malaca, & mandou ho terlado das cartas a Ruy de brito co lhe dizer cujas erão, pelo q Ruy de brito se vingou despois de que as escreueo.

## CAPITOLO CXI.

Como el rey de Bintão quisera por treyção tomar Malaca, & nã pode.

Vendo el rey de Bintão que ne a treyção de Mutaraja podera auer effeyto pera tornar a cobrar Malaca, në ele tinha possibilidade pera a tomar por força, andaua muyto agastado por isso & nunca em outra cousa imaginaua: o que entêdendo hû mouro escriuão de sua fazêda, Bengala de nação, disselhe q se não agastasse, porq ele lhe prometia de lhe tomar a fortaleza de Malaca, com tanto que lhe desse cartas suas de credito pera homes principais da cidade. E sabedo el rey de Bintão ho ardil por ode se ho escrivão fundava, como sabia dele q ho saberia fazer, deulhe as cartas de credito que lhe pedia, & assi muyto dinheiro co que se partio caminho de Malaca, fingindo q era mercador que se hia de Begala assentar lá, & mostrou logo aparato de ter grande & rico trato, o que foy causa de ser logo conhecido do capitão & do feytor, co que tomou muy estreita amizade, & como era muy sagaz & manhoso nessas copras & vedas daua muytos ardijs com que aproueitana muyto a fazenda del rey de Portugal, & assi a do capitão, feytor & de todos os outros officiaes da fortaleza co o que teue grade amizade com todos & muyta familiaridade, principalmête co ho capitão & feytor com que tinha entrada cada vez q queria, & parele na auia neles ocupação nenhua, & em todo ho tepo etraua na fortaleza, que era o que ele desejaua pera effeytuar sua treição. É como teue segura esta familiaridade com ho feytor & capitão, descobriose a esses mouros principais de Malaca, pera que trazia as cartas del rey de Bintão, & deulhas dizendo pera o que vinha, & que el rey de Bintão lho encomedaua, porq sem sua ajuda não podia dar fim ao q desejana, & disselhe a familiaridade q tinha com ho capitão & com ho feytor, & q a do feytor estimaua muyto mais que a do capitão, porq não auia medo se na ao feytor que lhe parecia pera muyto, & por isso determinaua de ho matar primeyro que ho capitão, que polo que conhecia dele se ele ficasse viuo. posto q matasse todos os outros da fortaleza, ele só abastaria pera a cobrar, & que ja tinha dentro na fortaleza quem ho ajudasse, q erão certos homês principais de Bintão que forão cativos, & estavão presos no apousentamento do alcavde môr, & tinha quem lhos soltasse por peita, dando a enteder que era pera fugirem, & à não queria deles outra cousa se não que lhe acodissem como ho capitão, feytor & alcayde moor fossem mortos & ho liurassem dos nossos que auião dacodir, & que teuessem pera isso prestes a mais gente que podessem. O que lhe eles prometerão, mostrado q folgarião muyto de ser Malaca tirada do poder dos nossos. É posto q ho desejauão nã ousauão de bolir côsigo, porq não tinhão caheça q os regesse. E q se ele acabasse o q dizia, ale de fazer tamanho seruico a Mafamede como aale seria, eles ho farião ho mais principal de Malaca despois del rev. Animado coisto ho escriuão a fora a

ousadia q tinha de seu natural pera fazer qualquer treyção, buscou dia pera fazer esta & nã curou desperar mais, porq nesta cojunção adoeceo ho capitão, não que esteuesse è cama, mas não saya da fortaleza, & assentou de fazer o que determinaua hû dia ao meyo dia, q era ho tepo pera isso mais desposto, porq então repousauão todos. E ho capitão, & ho feytor estauão sôs, & auia menos gête na fortaleza q em nhua parte do dia. E tedo dado auiso aos mouros pera q esteuesse prestes, foyse a fortaleza as horas q digo, & entrou logo detro & deixou â porta ate trinta homes q sempre trazia consigo, q sabião parte do feyto, & estauão auisados que como ouuissem rumor matassem ho porteiro, & etrassem & matassem dos nossos quatos podessem. E entrado na fortaleza, foyse primeyro a casa do feytor, & antes que entrasse a ele pos se a hua genela que estaua parede meos com hua casa do alcayde mòr, onde os catiuos de Bintão estauão presos, q por peitas que derão lhes foy aquele dia deixado ho troco aberto. E posto â genela, tirou hua carta que trazia escripta em sua lingoa, em q dizia aos cativos como hia matar ho feytor, que matassem eles être tâto ho capitão que estaua soo, & leoha tão alto q os cativos a ouvirão & entêderão & fizeranse prestes: & ele entrou onde estaua ho feytor soo em sua camara laçado em hu esquife pera dormir a sesta, & começou de lhe dar conta de seus tratos. E vindo sono ao feytor, rebolueose pera a outra parte, & em se reboluendo leua ho escrivão dhum cris & dalhe hũa crisada que ho passou de parte a parte: ho feytor como era muyto esforçado & de grande acordo, dá consigo fora do esquife & lançasse por húa escada abaixo caminho da porta da fortaleza, bradando. Treyção, treição, & ho escrivão confiado nos q deixava à porta que ho acabarião de matar não quis ir a pos ele, & ele correndolhe grandes enxurrados de sangue chegou à porta da fortaleza, & carrou ho postigo que estaua aberto, metedo dous ou tres dedos do ferrolho polas armelas,

bradado. Treyção, treyção, & não pode mais meter porque cayo morto. E isto foy tão de supito que os do escriuão que estauão de fora não poderão acodir, porque parece que quis nosso senhor que desatentassem da porta, & quando acodirão era fechada, & ainda algûs meterão es crises polas gretas, cuydando q ferissem que fechaua ho postigo, que se eles acodirão a fortaleza fora tomada. Os catinos em ounido os brados do feytor, sairão logo dodestauão, & quis Deos que acharão dous criados do alcayde moor com que se deteuerão em os matar, & aos brados destes se pos ho capitão em saluo, carrando muy bem suas portas. E sentindo esta volta tres nossos que estauão na torre da menaje, bradarão muyto alto que auia treição na fortaleza, ao q logo acodirão oyto dos nossos assi desarmados como andauão q forão mortos polos do escriuão que estauão aa porta da fortaleza, & eles tambem não viuerão muyto, porque como os nossos acodirão mataranos logo. E buscando maneyra pera abrir ho postigo da porta da fortaleza, etrarão dentro, & matarão ho escriuão & os catiuos de Bintão. E ouuindo os mouros ho rume que hia na fortaleza, cuydando que teuesse ho escrivão sua treyção posta por obra, acodirão todos com suas armas pera se leuantar contra os nossos, & quando os acharão senhores da fortaleza & morto ho tredoro, dissimularão, & disserão ao capitão que lhe hião acodir, & fizeranse muyto de nouas da trevção do escrivão, & mostrarão folgar muyto com sua morte: pore a eles lhes pesou assaz de ele não leuar auante o que começou, que eles fazião conta que a fortaleza era del rey de Bintão, & assi esteue ela tomada se ho nosso senhor não atalhara por sua misericordia, porque a fora a cousa estar assi armada, auia neste tempo pouca gente em Malaca, porque Ioão lopez daluim capitão moor do mar era aa laoa com tres nauios pera trazer certos bahares de crauo que hi mãdou Nacoda ismael do emprego q leuou a Maluco, & sendo laa Ioao lopez, indo ter ao porto onde Pateonuz

tinha varado ho seu jugo em que escapara a lorge botelho, mandoulhe grandes presentes porque lho não que ymasse, & dizendolhe quanto se honrraua de ho ter ali, & offrecedose por muyto grande amigo dos Portugueses. E lea lopez aceitou sua amizade, & prometeolhe de na fazer nenhû mal ao jungo. E tomando ho crauo que hia buscar, tornouse a Malaca, onde tabem ao tempo desta treyção não estaua lorge botelho que era darmada sobre Bintão. E neste mesmo dia pelejou com certas lancharas del rey, & as desbaratou co morte de muytos mouros, & sem morrer nenhum dos nossos. E por amor desta treyção se não fiou dali por diante de nenhum mouro na fortaleza, & quando entrauão nela era cô muyto recado. E sabendo el rey de Bintão a fim q ouvera ho seu escriuão, perdeo a esperança por hûs dias de poder tomar Malaca por nenhű ardil.

### CAPITOLO CXII.

De como ho gouernador invernou na ilha de Camarão, & das causas porque não fez hi fortaleza.

Licando o gouernador aquele inuerno em Camarão, mandou dar pendor a todos os nauios da sua frota: & pera saber se da pedra da ilha se poderia fazer cal, mandou que se fizesse. E quando a gente vio que se arma-ua forno pera isso, & despois fazerse cal, ficou toda pasmada cuydando q queria ho gouernador fazer fortaleza, & darlhe nouo trabalho sobre o que tinhão passado na viajem, & passauão em inuernar naquela ilha sem terê que comer, & trabalharem no pendor que se daua aos nauios da frota, & assi ho dizião. E ho gouernador ho sabia, mas dissimulaua: & bem quisera ele poder deixar ali hûa fortaleza, mas não se atreueo a fazela, porque pera a deixar segura tinha necessidade de ver primeyro ho porto de çuez pera saber que força tinha criada ho Soldão, porque sendo grande ficaua a fortaleza

em perigo de se perder, ou era necessario pera sua seguraça ficar ho gouernador sobrela com toda a frota, porque pera ir à India & mandarlhe de laa socorro, não podia se não em Feuereyro, & ele auia de partir pera a India em Agosto, & pera ficar com toda a frota em goarda da fortaleza não podia ser, que lhe era forçado tornar aquele anno aa India, porque quando partira de laa não sabia ainda nenhữa noua de Malaca, në deixaua assentado de todo a Calicut nem a Diu, que vendoho tanto tepo fora da India, se poderião fazer em corpo & darlhe oppresam co tomar algua fortaleza. Assi que segurando ho estreito com a fortaleza de Camarão, que não seguraua sem ver çuez arriscaua a India que era o principal daquela conquista. E pera tambem deixar parte de sua frota sem saber o que hia em çuez, era muyto pouca cousa pera pelejar com a armada do Soldão que se dezia ser muy grande, & que leuaria nas vnhas a nossa que ficasse, & ela leuada leuarião tambem a fortaleza. Assi que se teuera fora a duvida de quez, cuja vista foy a principal causa que ho fez entrar no estreito, podera fazer a fortaleza em Camarão, & deixarlhe no mar alguas carauelas latinas & nauios de remo, porque podem em todo tempo nauegar ho estreito, & atrauessalo de hua banda a outra, & senhorearão toda a costa Darabia da porta do estreito ate ho Toro, porque os lugares que jazem nesta costa sam pequenos, & por se na verem destruidos pagarão parias, com que os nossos, assi os da fortaleza como da armada que lhe ficara forão pagos de seus soldos & mantimentos, & desta maneyra dera esta fortaleza grande trabalho aas terras do Xeque Dadem que jazião naquela costa, porque lhes tolherão os mantimentos que lhes vão de Barbora. Zeyla & doutros lugares da terra do Preste. E não auendo armada do Soldão em çuez, não auia outra que podesse impedir a nossa, porque se não podia fazer por não auer em todo ho mar roxo lugar em que aja madeira pera isso nem ferro, nem outros materiais necessarios pera fabrica de nauios, saluo das geluas que disse que sam como grandes barcas: E algüas naos grossas que, a Cambaya & ao Malabar as vão fazer. Assi que por causa do gouernador não auer vista de çuez, ouue por escusado fazer fortaleza em Camarão por todas estas rezões: & com quanto se não fez fortaleza, a gente -como digo leuou assaz de trabalho com ho pendor das naos & nauios da frota, & com grandes doenças, & com não auer na ilha que comer mais que algus camelos que ficarão amontados com a fugida dos mouros, que leua-rão consigo quanto gado auia na terra: & tambem comia a gente desse pescado que pescaua. E passado ho mes de Iunho, vendo ho gouernador que se lhe chegaua a moução pera a India, & que lhe era forçado não entrar mais polo estreito deste ferro, mandou a Ioão gomez que fosse na sua carauela fora ao mar & tomasse algũa gelua pera saber nouas do estreito & da armada que ho Soldão teria em çuez, & que visse se podia afer-rar a ilha de Maçuâ ou a de Dolaqua, & Dolaqua estaa em quinze graos & meyo da banda do norte, & nouenta & cinco legoas da porta do estreito da banda da terra do Preste, de cujo senhorio foy: he pequena, & não tem agoa se não de cisternas, & estas em abastança, & assi tem muytos mantimentos que lhe vão da terra firme que estaa a vista dela, assi como riba tejo de Lisbea. Tem esta ilha muyto boo porto. E por lhe vir muyto ouro da terra do Preste, era pouoada de muytos mer-cadores mouros que não obedicião ao Preste com quanto a terra era sua. E partido Ioão gomez, nunca pode topar nenhua gelua, nem pode aferrar esta ilha na carauela por lhe ser ho vento contrairo, mas chegou tão perto que foy laa no seu esquife: & estando quasi pegado com terra, vio nela muyta gente & toda armada de terçados, arcos & frechas, & preguntarão aos nossos que querião. E dizendo eles que saber, se lhe comprarião algüas mercadorias, disserão os mouros que não auia ali mercadores, se não gente de guerra, que goardassem suas mercadorias. E coesta reposta se foy Ioão gomez, & correo a ilha em redondo & descobriolhe toda a costa, & por lhe ho gouernador não mandar que chegasse aa terra firme não chegou, & não foy a Maçuâ porque estaua dali dez legoas, & foy ver a ilha de Nura onde se pesca ho aljofar que estaa derrador de Dolaqua. E ho aljofar he muyto & muy fino, & dali se tornou pera Camarão, leuando estas ilhas pintadas pera ho gouernador as ver.

## CAPITOLO CXIII.

Da causa porque ho gouernador não quis fazer fortaleza na porta do estreyto, & do que fez em Adem.

Chegado Iohão gomez a Camarão q foy meado Iulho, partiose ho gouernador pera a porta do estreyto, onde chegado, sayo na ilha de Mihum pera ver se se podia fazer ali fortaleza, & por lhe não achar agoa, & por não ver çuez: & por amor do Xeque Dadem que estaua muy perto, & por não ter dode se prouesse de mantimentos, lhe pareceo escusado fazela. E pareceolhe melhor pera goardar aquele porto, mandar ali cadano hua armada, em q aueria menos trabalho de se prouer de mantimetos que húa fortaleza. E tambem considerou que ainda que fizesse fortaleza & lhe desse hua armada, que auia destar ali ho menos do tempo, porque estaua certo que desapegandose da fortaleza pera algua parte, ou dando caça a alguas naos de mouros, que auia de ser cousa muy trabalhosa tornar tão asinha ao porto se não com outros ventos, & entre tanto ficaria a fortaleza sô & em muyto grande risco. E por todas estas rezões a não quis fazer, & por sinal que fora ali ter, madon aruorar em terra hua cruz feyta de duas antenas, & mandou que dali auante se chamasse aquela ilha a da vera cruz, donde se partio pera Adem: & em partindo madou a Ruy galuão (por ter dele experiecia des-

forçado caualeyro) que fosse por capitão moor de Ioão gomez a descobrir a cidade de Zeila que está cinco legoas da porta do estreito pera fora, na costa da Ethiopia em onze graos da bada do norte, cuja comarca da muyto trigo, muyta ceuada & muyto milho: ha grade criação de gado grosso & miudo de q se ordenha multidão de leyte, de que se faz manteiga sem medida: & de tudo isto se carregão naos pera fora, & assi de muyta cera braca que ha na terra. Crianse tambem nela muytos caualos, & nace infindo encenso macho. Esta cidade he de grande trato: he rasa & bem arruada, as casas sam de pedra & cal, & de sobrados & cubertas de terrados: te as genelas & portas lauradas de maçanaria: he pouoada de mouros, que pola mayor parte sam pretos, assi homes como molheres, & outros sam brancos, tratanse muyto bem, assi no comer como no vestir, & andão a caualo. Chegado Ruy galuão a esta cidade quisera auer pratica com os da terra como leuaua por regimento do gouernador, & por eles não quererem, lhes queymou quantas naos estauão no porto, porq não leuassem mantimetos aos lugares do mar roxo, que assi lho mandou o gouernador: & nisto ho fez Ruy galuão muy esforçadamente, & aqui se deitou coele hû Abexim Christão q fora catiuo do feytor que ho Soldão ti-nha em Iudá. E feyta esta destruyção no porto de Zeyla, partiose em busca do gouernador q hia caminho Dade, & chegou ao seu porto sem lhe acontecer no caminho cousa algua. E surto no porto, achou muytas naos grossas & geluas varadas em terra bem pegadas ao muro, & assestada nelas muyta artelharia, que logo comecou de jugar em surgindo a nossa frota, & assi auia na ilha de Cira mais fortaleza que dâtes, & no alto da serra desta ilha estaua armado hu trabuco q tiraua pedras darrezoada grandeza, que tambem logo começou de lançar: porem quis nosso senhor que não fez nenhũ nojo aos nossos. E segundo pareceo pelo muro da cidade, auia nela mais gente que da outra vez, & muyto mais TOMO III. CCC

artelharia & melhor, & deitaua tamanhos pelouros como os nossos camelos, como se despois vio, que tornauão a tirar com os pelouros co que lhe os nossos tirauão. E como ho gouernador surgio, os mercadores da cidade lhe mandarão cometer resgate das naos que tinhão no porto. A que ele respondeo que as não auia de dar, se não por cinco Christãos Portugueses que tinhão catiuos em Adem, que forão catiuos no bargantim de Gregorio da quadra como atras disse. E os mercadores não madarão a isto reposta, & segundo despois pareceo foy polo remedio que tinhão achado pera lhe não queymarem as naos que tinhão em terra. E vendo ho gouernador que lhe não vinha reposta, quiserase vingar dos mouros com tomar a cidade, & tambem porque auia desperar no porto ate a lua noua Dagosto, & mais quatro dias alem que erão obra de quinze dias de detença, & no cabo deles era ho verdadevro tempo pera ir demandar a costa da India. E por todas estas cousas quisera cometer a cidade, & ver se a podia tomar. E chamados todos os capitães a conselho, proposlhe sua determinação, que por todos lhe foy contrariada, dizendo que era cousa muy fora de rezão por vir na frota muy pouca gente & a mais dela doête, que quasi não auia quem mareasse as naos se não os fidalgos que estes hião menos doentes, & na cidade auia dobrada gente da que acharão da outra vez, & ela muvto mais forte, de maneyra que parecia que se perderião se a cometessem. E vendo ho gouernador que todos erão contrele no cometer da cidade, buscou hû ardil pera cometer tomala sem parecer a ninguem que a cometia, & foy dizer que lhe queymassem as naos que estauão varadas, porque como elas erão os instrumentos com que negociação suas fazendas & tratauão coelas, tanto mõtaua queymarenlhas como queymarihe a cidade, porque tão desabrigados ficavão sem elas como sem ela. E isto dizia com tenção que vendo os mouros queymarlhes as naos sayrião da cidade a defendelas, & os nossos lhes auião de querer resistir, &

dali se trauaria a peleja antreles de que poderia resultar tomarse Adem como se tomou a Goa, o que podera ser se os nossos forão tantos como forão no feyto de Goa, & tão sãos. E porque os capitães sabião que não era assi, forão também contra o que ho gouernador dizia, dizendolhe que posto que os mouros ficassem perdidos de todo co perderem as naos, muyto mais se perderia em perderse hū sô dos nossos, pois estaua certo ainda que hum soo podesse queymar as naos correr muyto grande risco, quanto mais indo tantos como ele dizia que fossem, que de necessidade auião de morrer algûs, & estes auião de ser dos fidalgos q não auia outros, & que se ele daria cincoeta naos por hû Portugues qualquer q fosse, como queria auenturar cincoenta fidalgos por qua-tro naos. E vendo ho gouernador como lhe contrariauão em tudo, ouue menencoria, & coela disse que verdade era q daria cincoeta naos por hu Portugues, pore que aueturaria cincoeta fidalgos por quatro vacas, & que ele nă queria que os fidalgos queymassem as naos, senão os marinheiros, & que eles ho farião sem os homes darmas: & foyse muyto agastado pera a carauela de Ioão gomez que ja era chegado co Ruy galuão, & ali ajûtou obra de ce marinheiros co mestres & pilotos & deulhes por capitào a Ioão teixeira bo caualeiro, & como foy noyte mandoulhe q saltasse ë terra & qymasse as naos & e partido deitoulhes a beção, dizedo. Meus caualeyros a benção de Deos vâ conuosco, queymaime as naos desses câes, que vos aueis de fazer melhor que os homens darmas. E coisto partirão muyto ledos indo ele em sua companhia no seu esquife, em que leuaua suas trombetas, que tocarão co hum som muy esperto em os nossos saltando em terra, a que acodirão obra de trinta mouros que estauão em vigia das naos, & os nossos como os virão, hūs remeterão a eles, & outros aas naos a lhe poer fogo com poluora: porem não pegou nelas se não tão pouca cousa que lhes não fez nenhum nojo, & isto por os mouros as terem cheas dagoa receandose de lhas

os nossos queymarem. E vendo eles quão pouco danno lhes fazião, contentaranse com matar os mais dos mouros que vigiauão, & sem acodirem outros da cidade se tornarão os nossos a recolher. E ho gouernador lhes fez muyta honrra, principalmête a Fernâdafonso mestre da nao sancta Maria de serra, & a Domingos fernandez seu piloto, & a Bertolameu gonçaluez mestre da nao sam Gião que ho fizerão dauantajem dos outros.

# CAPITOLO CXIIII.

De como ho gouernador chegou a Diu, & do que passou com Meliquiaz.

Vendo ho gouernador que nã podia fazer nhũ mal aos îmigos, & que auia aîda ali destar tatos dias, trabalhou por tomar ho baluarte do molde que atrauessaua da ilha de Cira aa cidade, & tomado fez assestar no alto dele hum camelo nosso com que forão derribadas muytas casas da cidade, & assi lhe desmacharão duas vezes hu trabuco q os mouros tinhão armado: & isto fez hu Ioão Luis fundidor dartelharia muyto boo bombardeiro. E assi mandou ho gouernador chegar bem ao muro da cidade ho nauio de Ruy galuão, que escolheo pera isso. E estando cercado de grandes arrombadas, esbombardeou muy ousadamente as naos q estauão varadas, & lhes fez muyto danno, de modo que a cidade ficou assaz dâneficada. E sendo quatro días Dagosto, partiose ho gouernador com toda a frota pera a India, & auendo vista do cabo de Goardafum, correo a costa do reyno de Vleinde (que he a primeyra India ate ho rio Indo). E chegando aa costa de Cambaya, auendo vista da cidade de Magalor & da de Pate, foy demandar a ponta de Diu, & por ser tarde a não quis dobrar, & surgio com toda a frota, somente Simão velho & Ieronimo de sousa que hião diante, que dobrarão a ponta & forão surgir defrôte de Diu: do que ho gouernador ouue muyto grande menencoria, porque leuaua em tenção de tomar Diu se ho achasse em desposição pera isso, o que ele fizera se aqueles dous capitães não forão diante, porque Meliquiaz estaua em hua quintaa sua duas legoas de Diu, & tinha consigo toda a gête darmas. E tanto que os nossos nauios surgirão, foylhe dado auiso per fumaças & recolheose aa cidade com toda sua gente: & quando ao outro dia chegou ho gouernador não pode fazer nada do que trazia determinado, & prêdeo Simão velho & Ieronimo de sousa por se adiatare dele & surgire primeiro, & madouos meter debaixo da cuberta da sua nao, & mandou que perdessem as capitanias dos naujos que tinhão. E despois de passada aquela menencoria os soltou & lhas tornou a dar. E surto ho gouernador, Meliquiaz ho mandou visitar, mostrandose muyto ledo por sua vinda, & mandoulhe tanto pão, & tantas vacas & galinhas, & tantos carneyros, & tanta soma de fruita que abastou a toda a frota, & mandoulhe dizer que lhe perdoasse de lhe mandar tão pouca cousa, porque ele não era mais que hum almoxarife delrey de Cambaya, & que ele ho iria ver aa nao. E ho gouernador lhe respondeo que lhe não podera mãdar cousa com que mais folgara que aquele refresco, & que ho tomaua como dhum homem que tinha por muyto grande seu amigo, & que folgaria muyto de ho ver pera falar coele cousas que importauão muyto a ambos, & mandoulhe algûas peças, com que lhe pareceo que folgaria. Porem Miliquiaz não ho foy ver nem ao outro dia, nem em tres mais que ali esteue, porque com quanto tinha paz coe-le, não se fiaua dele pera ho ir ver aa nao, & cada dia ho mandaua visitar com refresco, & lhe mandaua dizer que ho iria ver: & mandoulhe pedir que lhe mandasse os capitães pera os ver & festejar, pois ho não podia fazer a ele como desejaua. E ho gouernador os mandou pera verem Diu & sua disposição, & Miliquiaz lho mostrou & todos seus almazões com as munições de guerra que tinha, & assi sua armada de fustas, & banqueteou

os & festejou os ho mais que pode, & a todos deu peças, & todos se tornarao muyto contentes dele pera ho gouernador, a que contarão que Diu não era tão forte como diziao, & que era mais fortificado com artelharia que por natureza de seu sitio, como disse no liuro segundo. E nestes dias que ho gouernador aqui esteue, concertou com Meliquiaz por recados que deixasse ali hum feytor com cobre & especiaria pera se gastarem em Diu & comprar roupa, & outras cousas que tinhão valia em cofala & em Malaca, & que podesse ali mandar fazer hûa soma de bizcoyto, por quanto auia trigo, & se poderia fazer sem nenhûa opresam: & deixou por fevtor da mercadoria que auia de ficar a hum Fernão martinz euangelho & hum lorge correa por seu escriuão. E pera fazer ho bizcoyto a hum Christão nouo chamado andrade. E pesando despois a Miliquiaz de se fazer este bizcoyto por lhe os mouros dizerem que era pera ho gouernador tornar coele ao mar roxo, ordenou de fazer como Andrade teuesse parte com húa moura com que fugio pera ho sertão, & assi não ouue ho bizcouto effeyto. E vendo ho gouernador que Miliquiaz não ho queria ir ver aa nao, & entendendo bem ho porque, determinou de se ir, & mandandose despedir, se fez hûa manhaã aa vela caminho da India, & como ho Miliquiaz vio aa vela, savo com toda sua armada que serião bem cem naujos de remo todos artilhados & apadessados & fornidos de muyta gente. E sabendo ho gouernador que Miliquiaz ho hia ver per hua fusta que mandou diante, virou sobrele com toda a armada, & saluando ho com toda a artelharia & grita dos nossos & arroydo de trombetas, chegon Miliquiaz a bordo da capitayna na mais pegna fusta da sua armada, & ele mesmo a gouernaua: & ho gouernador se pos abordo & fezlhe muyta cortesia, & falarão hũ pouco, pedindo ao gouernador muyto perdão de ho não poder seruir como desejana, & q era seruidor del rey de Portugal, & seu. E dandolhe o gouernador muytos agardecimetos, lhe madou deitar na

fusta quatro mouros de grâde resgate q leuaua catiuos, & co grandes offrecimetos damizade dhu & doutro se despedirão. E ho gouernador seguio a rota de Chaul, dizedo aos fidalgos da sua nao q aque mouro sabia muyto, & q sempre tinha leuatado hu pé pera dar hu couce, & q ho não quisera ir ver a nao estando surto, porq podera ser q se entrara dentro q ho não deixara sair, & q viera despois de ir à vela por lhe mostrar a sua frota.

## CAPITOLO CXV.

De como ho gouernador achou em Chaul Tristão dega com reposta da embaixada com que foy a el rey de Cambaya.

Partido o gouernador de Diu, mandou diâte a Antonio raposo no seu nauio, que fosse dizer a Goa como hia, & a Ruy galuão & a Ieronimo de sousa ho mesmo a Cananor & a Cochi. E ele se foy dereyto a Chaul, onde Nizamaluco lhe mandou fazer grade festa, & madou muyto refresco & assi as pareas q devia. E por seu consentimeto deixou tabe aqui ho gouernador feytoria com fazeda pera se feytorizar, & mais deixou hu loão faleiro pera fazer duas carauelas: & assi madou daqui leuar muyto salitre, enxofre, linho, trigo & arroz. E aqui achou Tristão déga que tinha mandado com embaixada a el rey de Cambaya sobre lhe dar fortaleza em Diu, & vinha coele hũ messejeiro do mesmo rey q deu de sua parte ao gouernador hu caualo muyto grande & fermoso com hûas cubertas daceiro, & hûa sela do mesmo â sua maneyra & hûa adaga de sua pessoa, & pera el rey de Portugal hua douro: & assi deu hua carta del rey ao gouernador, em que lhe dizia q faria tudo o que ele pedia por seu embaixador como lhe diria Miligupi em sua carta a que se referia. E Miligupi escrevia ao gouernador q el rey de Cambaya era contête de dar feytoria em Diu, & fortaleza, & que cadano se gastarião

em Cambaya corenta mil quintais de cobre a preço de nouenta xerafins ho bahar, & assi se gastarião outras mercadorias de Portugal, & das de Cabaya darião ao feytor de Diu as q quisesse, & q el rey de Cabaya queria mandar a Malaca hū stâte dos Guzarates, & que pedia seguro pera quantas naos de Cambaya lá fossem: & q rogana muyto ao gouernador que lhe madasse a nao meri. E Tristão dega disse ao gouernador que achara el rey de Cambaya na raya de seu reyno com hû poderoso campo de gente de pé & de caualo, & q tinha guerra cô elrey do Mado seu vezinho, & que quando ho vira lhe fizera muy boo recebimento, & ho mandara agasalhar muyto bem, se não que tardara bem tres meses em ho despachar, dizêdo que ele sabia que auia de vir outro gouernador de Portugal, & que isto sabia certo, porque ho secretario da India ho dissera ao seu embaixador que mandara ao gouernador quando viera de Malaca. E se tão cedo auia de vir outro gouernador, que pera que era fazer nenhû concerto pois o que viesse ho desmacharia se lhe viesse à votade: & q despois de muyto trabalhosamete lhe fazer perder ho credito de vir outro gouernador, nă auia remedio pera conceder fortaleza em Diu, se não feytoria, & isto acoselhado de Meliquiaz, a quem Meligupim lhe dissera que pesaua muvto de se fazer fortaleza, & q el rey daua fortaleza em Maim, ou em hua ilha que esta no canal de Goga, onde outra vez a daua, mas o gouernador a não quis aceitar, & em Mai disse Tristão dega que era muyto longe de Căbaya, & q farião as mercadorias muyto custo em as leuar là, & que a ilha não tinha boo porto pera as nossas naos. E por derradeiro dissera el rey que ele diria a Miligupi o que escreuesse ao gouernador, & pois ele escriuia que el rey daua fortaleza em Diu que assi seria: porem não foy assi segudo direy a diante. E cofiado o gouernador que seria verdade, despachou logo ho messejeiro del rey de Cambaya, a que escreueo muytos agardecimetos da fortaleza em Diu, & que el rey

seu senhor por ho amor, amizade & trato que folgara de ter coele, não mandara núca fazer guerra a sua terra, & se suas naos & gente tinhão recebido algũ danno, fora por ajudarem seus îmigos, assi como fizerão em Malaca & em Ade. E a Miligupi escreueo agardecimetos da parte del rey seu senhor mais miudamête por fazer be as cousas de seu seruiço, dandolhe muyta esperança de receber por isso grandes merces, & q dissesse a elrey de Câbaya q ele tinha corregida a nao Meri pera lha mandar, & que logo lha mandaria: & pera a leuar ficou ho messejeiro delrey de Cambaya com ho gouernador, & mandou estas cartas a elrey. Despachadas estas cousas em Chaul, partiose ho gouernador pera a vila de Danda que he de seu señorio, onde sabia q estaua metida hûa nao de mouros do Cayro, q partindo de Calicut co outras pera Iuda arribarão com ho temporal que disse à costa da India & meteranse por esses portos de Căbaya ate mote deli. E esta vila de Danda está na costa atre Chaul & Dabul: he muyto viçosa & abastada de mantimetos, & te hu muyto boo porto em que pode entrar carracas quanto mais naos, tem defronte seys braças da terra firme hûa pegna ilha em que os mouros (de que Danda he pouoada) tem hãa fortaleza do tamanho dos paços de cima de Lisboa: he em si muyto fermosa com inuytos jardins de diuersos aruoredos & de muytos tanques dagoa que a faze grademete fresca, & tem ao derredor grandes varzeas que dão muyta soma darroz, & de linho. E esta ilha foy a primcyra cousa que os turcos ganharão quando tomarão a epresa do reyno de Daque, & dali ho começarão de conquistar. E chegado ho gouernador, madou dizer ao tanadar de Danda que be sabia que agla nao q ali estaua era de mouros do Cayro nossos îmigos que lha deuia detregar como a capitão môr del rey de Portugal, cujo vassalo era Nizamaluco señor de Chaul, q tambe ho era daquela ter-ra: & co licença q ho tanadar de Danda mandou pedir a Nizamaluco pera entregar a nao, a entregou assi cas-TOMO III. DDD

co como aparelhos & toda sua carga q forão tres mil quintaes de pimeta & gingibre. E em quanto ho gouernador ali esteue, andou costeando agla ilha de Dada de q tinha noticia, & desejaua de a tomar aos turcos, a sabia q era hua das boas cousas q auia naglas partes, & q era abatimeto seu terena turcos, & sabia q tedoa q ficaua el rey de Portugal señor de Chaul de todo & de toda sua comarca: & pera se soster agla fortaleza não erão necessarios mais de ce homes que a mesma ilha manteria, & a mais se mais quisessem, & q estaua perto de Goa: & despois escreueo sobrisso a el rey seu señor. mas não ouue effeyto. E êtregue ho gouernador da nao d digo, soube d os mouros leuarão per hu esteiro dali a cico legoas hus coreta fardos de pimeta, madou por eles a lorge dorta, & a Afonso Anrriquez è dous batevs armados, & os donos da pimeta quado os virão ir não ousarão de lhes resistir, & fugirão deixando a pimenta d eles leuarão ao gouernador, q se partio logo pera Dabul, ode sabia que estauão outras naos de mouros da conserua q digo, & mandou as pedir ao tanadar, q respodeo q escreueria sobrisso ao Hidalção seu señor & faria o que lhe màdasse. E porq o gouernador vio q auia dauer deteca ate ir recado ao Hidalcão & tornar, não quis esperar, & tâbe não quis tomar as naos por ter paz co ho Hidalcão, & desejar dauer dele as tanadarias da terra firme de Goa, & quis ter coprimeto coele desperar sua reposta. E como digo porq auia dauer nisso dilação, & era necessario não se deter, deixou a Lopo vaz de sam Payo na sua nao surta na boca da barra de Dabul co regimeto o não deixasse sair as naos nem outras nenhuas ate não ver seu mandado, & mandou ficar coele a Vicente dalbuquerque na nao de Pero dalbuquerque seu primo: & mandado dizer ao tanadar que lhe leuasse a Goa a reposta do Hidalcão, se partio pera lâ.

#### CAPITOLO CXVI.

De como partio de Portugal Ioão de sousa de lima por capitão mór das naos de carga, & do que lhe aconteceo.

N este anno de mil & quinhetos & treze, partio de Portugal por capitão môr darmada da India hũ fidalgo chamado Ioão de sousa de lima. E os seus capitães a fora ele forão Anrriq nunez de lião & Fracisco correa. E partindo de Lisboa a quatorze de Março, forão todos jutos ate ho cabo de boa esperaça, ode se apartarão cada hũ por seu cabo cổ hũ grande teporal q lhes deu naqla paraje. E seguido a capitayna sua rota, foy ter sò a Moçâbique a vinte dous de Iunho da era sobredita, q foy a mais breue viajem q ate então se fizera. E estado ali esperando polas outras naos, chegou Anrrig nunez despois dele dez ou doze dias: & vendo q não chegaua Francisco correa, não se quis mais deter, porq tinha detença em Melinde, a cujo rey leuaua hû presente del rey de Portugal, & cartas pera ho soster em sua amizade. E partido pera Melinde, chegou la e obra dovto dias, & deu ho presente a el rey, & assi a carta de muytas palauras damizade, q el rey de Melinde muy be merecia por quão fiel seruidor fora sempre del rey de Portugal, & quão verdadeyro amigo dos nossos, socorrêdolhe sepre e suas necessidades & agasalhando os como a seus vassalos. E em quato se loão de sousa aqui detinha, Francisco correa q se apartou dele co ho teporal seguio sua viaje pera Moçabiq: & cuydando q fazia boa viajem hia por isso muyto soberbo, dizedo q metido em hûa pipa leuaria hũa nao â India. E indo assi, foy por fora da ilha de sam Lourenço sem ho saber: & auendo vista dela, cuydou q era Moçabique, & foy a demandar. E chegado perto de terra conheceo a ilha, & como sabia muyto em vez de tirar caminho da India, rodeou a ilha pera ir a Moçãbique. E leuado esta rota despois

de rodear a ilha q hia be epegado, foy ter as ilhas de sam Lazaro: & indo por elas, começou daparecer hu fogo em terra, & algüs dos nossos atetarão parele, dizêdo q parecia sinal que lhe fazião. E ho piloto disse q não era nada, q não auia ali de que fazer sinal, & sem lançar prumo pera saber q fundo auia por ali, indo quasi onde parecera o fogo (q auia hua hora q vião) supitamête foy dar a nao em hû parcel onde assentou na area & abrio, & por ser a agoa baixa se poderão os nossos saluar no batel & no esquife da nao, a q fizerão arrobadas, & metedo ho matimento q poderão & ho cofre del rey se partirão pera Melîde, ode chegarão quasi mortos co fome & co medo de se perdere no mar. E chegados a Melinde, remedeou os ho capitão môr co soldo q lhes pagou dos cofres del rey. E vindo hua vez de terra Anrrig nunez de lião & Francisco correa pera as naos, fazia ho mar tamanho escarceo co ho vento grade q vetaua q çoçobrou ho esquife em q hiao, & afougouse Francisco correa co outros algus, & Anrrid nunez escapou ás costas de hu marinheiro o ho saluou: & despois disto partiose Ioa de sousa pera a India & coele Anrrique nunez, & chegarão a Goa quando ho gouernador estaua no porto de Diu q vinha Dade. O q sabido por Ioão de sousa, partiose pera Cochi, pera ele & Anrique Nunez descarregare a carga q as naos leuauão & carregarê despeciaria.

#### CAPITOLO CXVII.

De como ho gouernador ouue as seys naos de mouros que arribarão a costa da India.

Chegado ho gouernador a Goa, achou hi hū presente dhūs panos ricos da Persia q̃ se chamão camarabãdos, q̃ sã douro & seda, & hū anel dhū diamão de preço. E isto lhe mãdou hū ēbaixador do Xequismael, q̃ ele mãdara a el rey de Daquē & ao Hidalcão cõ grâdes & ri-

cos presentes, pera q tomasse as suas carapuças & os liuros da sua seita q eles não quiserão tomar. E este êbaixador pola fama q achou do gouernador, & pola q auia dele no capo do Xequismael, desejou de ter coele amizade & conhecimeto, & por isso lhe madou aquele presente, & não achando o q ho leuou ao gouernador, o deixou co recado parele o como chegasse ho iria ho embaixador visitar & tornouse parele. Assi tambem achou ho gouernador em Goa hu judeu Portugues morador em Ierusalem, que lhe deu da parte do goardião de sam Francisco de Ierusale huas cotas tocadas em muytas reliquias, & hûa câpainha da capela de nossa señora do mesmo mosteiro com q tangião â missa, & por se-re aquas de aquas peças de muyta estima lhas madaua. E este judeu disse ao gouernador q ho goardião ficaua no cayro, onde fora a chamado do Soldão, & assi achou hûa carta do Hidalção q lhe mandou por hû Bramene sendo ele ao mar roxo, & hũ diamão rico & tres turquesas, & dizia na carta q mandasse hum homem de peso pera se acabar a paz q estaua começada, porq Diogo fernadez que là fora não lenaua mais poder q pera pedir as terras de Goa: ode estado ho gouernador lhe foy dada outra carta do hidalcão, em q lhe pedia muyto q lhe quisesse alargar as duas naos q estauão e Dabul, assi por serem de mouros seus amigos, como por se lhe fazer naquilo horra muyto grande, pois sendo os mouros nossos îmigos, valia ele tanto por amigo del rey de Portugal que escapauão em seu porto. Ao q ho gouernador respondeo que bem sabia de quanto os senhores sentião fazere os vassalos cousas contra seu regimento. E que ele era vassalo del rey de Portugal & seu gouernador, & que no regimento que tinha nenhûa cousa lhe era tão encomedada como a destruyção dos mouros, principalmente dos q quisessem guerra coele, & os de Calicut (q erão os por que lhe rogana) a quiserão sempre com os nossos, & â treyção matarão muytos deles em tempo de Pedraluarez, & por isso não podia fazer o que lhe ro-

gaua, & mais que oulhasse ele sem paixão, q se tendo a mesma causa que el rey seu senhor tinha, hu seu ca-pita fizesse o que lhe ele rogana quanto folgaria coisso, & que pena lhe daria se ho fizesse, & por hi veria se era rezao que fizesse o que lhe rogaua. E vista polo Hidalcao esta reposta do gouernador, ouuesse por satisfeyto, porem quis que pois ho não fazia por seu rogo que ho fizesse por justiça, dizendo q aquelas naos por derevto erão suas, & que forão â costa com têpo, & pois estaua isto claro que como lhas queria tomar. Ao q ho gouernador respondeo q ir a costa se chamaua quando hua nao se fazia em pedaços, ou abria & se perdia a mercadoria, mas que as naos estauão saas & com toda sua carrega, & que entrarão e seu porto como etrauão outras naos, & por isso não erão suas, q os dereytos da mercadoria bem os podia leuar como señor do porto, porem que as naos & especiaria erão de nossos immigos. E pois ele desejaua a amizade del rey seu senhor & sua, não deuia de receber seus immigos no seu porto. E vê-do ho Hidalcão que nem por ali ho podia leuar, come-teolhe que fizesse algũ partido com os mouros, porque não ficasse de todo destruydos, & que nisto receberia muyto boa obra. E porq não parecesse ao Hidalcão q ho gouernador chegaua ao cabo coele, & porque fazia ho proueito del rey seu señor co fazer prazer ao Hidalcão, fez cencerto co os donos das naos que lhe dessem ametade da especiaria de graça, & a outra lhes pagaria com mercadorias. E estando pera acabar este côcerto, veo ter à barra de Dabul hûa nao de mouros de Magadaxó, que auendo vista dos nossos porq na podião fugir enca-lhara co a nao em terra, pera ode logo fugirão, & Lopo vaz tomou a nao q achou carregada de cera & de marfim, co que pagou ametade da especiaria que auia de pagar aos mouros com mercadorias. E desta maneyra ouue de graça toda a especiaria, que soy tanta que a carregou na sua nao, & na em que estaua Vicete dalbuquerque & foyse a Goa, onde ho gouernador fez ho

mesmo partido q fizera com os mouros que estauão em Dabul, com outros de Calicut que estauão em Cangicar, por ser tambem porto do Hidalcão, & isto sem lhe ele falar nisso pera ho obrigar. E em goarda desta nao de Căgicar estava Antonio nogueira capitão de hua nao. E sabedo ho gouernador q estaua outra em Baticalá, mandou laa Antonio raposo com recado a Damechati gouernador por el rey de Narsinga, que com medo do gouernador a entregou logo, & outro tanto se fez em Mangalor, ode tambe arribara outra nao de Calicut, & foy là Fernão gomez de lemos. Assi que das seys naos que partirão pera Iuda como disse nenhua não passou de çacotora, è cuja parajem lhes deu a tormenta com q arribarão à costa da India, & todas forão tomadas & descarregadas pera se carregarem as naos que auião dir aquele anno pera Portugal, saluo duas q ho gouernador deu a el rey de Calicut que lhas mandou pedir, dizendo que erão suas, & isto quando lhe pedio paz & lhe deu fortaleza em Calicut.

## CAPITOLO CXVIII.

De como el rey de Narsinga mádou húa embaixada ao gouernador sobre os caualos de Goa.

E estando ho gouernador em Goa, chegou hũ embaixador del rey de Narsinga, q̃ lhe trazia sua embaixada
sobre fazer paz & amizade com el rey de Portugal, co
determinação de fazer guerra ao Hidalcão, & a outros
senhores do reyno de Daquê: & assi que ho gouernador
deixasse ir aos seus portos que tinha naquela costa os
caualos Darabia & da Persia q̃ auião de ir a Goa. E a
primeyra vez q̃ ho ebaixador foy ver ho gouernador, lhe
deu hũas manilhas douro & pedraria, & assi algūs aneys
& outras joyas ricas, & panos de Bisnegar que lhe el
rey de Narsinga mandaua de presente, & a pos isto lhe
propos sua embaixada. E como ho gouernador desejaua

muyto q el rey de Narsinga fizesse guerra ao Hidalcão pera que se saysem os turcos do reyno de Daquem: ho primeyro pôto da ébaixada sobre que praticou foy esse, persuadindo com muytas rezões ao embaixador por õde el rey de Narsinga deuia de fazer esta guerra, a que lhe ajudaria com todo ho poder del rey seu senhor, & mais tolheria q não viesse mais gente branca ao Hidalcão do estreyto. O que pareceo bem ao embaixador, & lhe affirmou q el rey de Narsinga estaua muyto abalado pera fazer esta guerra, & mais se fossem os caualos a seus portos como pedia. Ao q ho gouernador respodeo que antes ele daria os caualos a el rey de Narsinga que ao Hidalcão, mas deixalos ir a seus portos, pola perda que el rey seu señor perderia na renda dos dereitos que tinha deles. Que darlhe os caualos ates q ao Hidalcão entediase comprandolhe ele os dereytos, ou fazendo a isso hû partido que fosse boo pera ambos, & com condição que ele teuesse com el rey seu señor verdadeira paz & amizade. E ho embaixador disse que não trazia comissam pera ho cocerto dos caualos: porem ho gouernador entendeo nele outra cousa, & por isso falou em al, o q logo se pareceo porque dali a dous dias ho ebaixador tornou ao gouernador, & disselhe que posto que não trazia comissam del rey de Narsinga pera fazer partido coele sobre os caualos, que lhe daria polos dereytos de mil caualos sessenta mil pardaos, mas que os mercadores q os trazião os não auião de veder se não a el rey de Narsinga, & que lhe auia de dar hua fusta das nossas q fosse em sua goarda ate Honor. E que el rey de Narsinga quando mandasse a Goa por estes caualos, mandaria todas as mercadorias que soyão dir ao porto de Baticalà, & que as daria pelo preço q la valião. E ho gouernador não quis, & pedia cem mil pardaos, & mais que auião os mercadores de vender os caualos a quem quisessem, porque nã se fazendo assi este partido, elrey seu señor perdia muyto nos dereytos dos caualos, & mais desfaziasse ho porto de Goa, q coestes

caualos ficaua dos melhores da India, & mais assentadose Ormuz como ele esperaua em nosso senhor, & el rey de Portugal quisesse que os caualos fossem a Goa & não a outro nenhũ porto (o que podia tolher com a armada q̃ trazia) sem nenhũ cabedal podia ganhar tanto como na mina. E por isso por mais que ho embaixador apertou sobre ho gouernador assentar no partido dos sessenta mil pardaos nũca quis, & despedioho com hũ presente pera el rey de Narsinga em nome del rey seu senhor, & forão dous caualos Arabios de preço de setecentos pardaos cada hũ, & vintoyto couados de veludo preto & trīta de damasco, & seys barretes vermelhos. E primeyro q̃ se fosse, lhe mãdou o gouernador mostrar as estrebarias & caualos que el rey seu senhor tinha em Goa, & os alifantes: & assi as galés que mandaua fazer.

## CAPITOLO CXIX.

De como faleceo el rey de Calicut, & lhe sucedeo Nambeadarim seu irmão.

Sabendo ho gouernador que não ouuera effeyto a fortaleza que deixara assentado que se fizesse em Calicut, & a causa porque, como foy e Goa despedio do Garcia de noronha q se fosse a Calicut, & tornasse a reformar a paz que assentara com Nambeadarim, q tinha pera isso comissam del rey de Calicut, & que pedisse a fortaleza no lugar em q lha dates dauão, & dandolha começasse logo de a edificar. E partido dom Garcia de Goa, foy ter a Cananor, onde soube as reuoltas que forão sobre a prisam de Pocarace quado ho gouernador era ao mar roxo. E achou Pacaracem vsurpado de sua fazenda que lhe ho nosso feytor tomara por consentimeto del rey de Cananor que fauorecia contrele ho goazil q era seu imigo por ele ser muyto amigo do seruiço del rey de Portugal: o que sabedo dom Garcia ho fauoreceo, & disselhe que se não agastasse pelo que lhe fora

feyto & pola perda q recebera, porq ho gouernador lhe faria justica & lhe satisfaria sua perda, & leuouho cosigo pera lhe ajudar no negocio de Calicut, por quato era conhecido do camorim & de Nambeadarim & tinha credito coeles. E chegando ele a Calicut, soube que el rey de Calicut era falecido, & socederalhe Nambeadarim seu irmão q adaua occupado em assentar cousas do reyno pelo que não podia entender no negocio a que dom Garcia hia, & por isso ele se ouue dir pera Cochim a fazer a carrega das naos que avião de partir aquele anno pera Portugal, & deixou Pocarace em Calicut pera que quado visse tempo conselhasse a el rey de Calicut, que pois ele sendo principe procurara tanto que el rey seu irmão fizesse paz com elrey de Portugal & lhe desse fortaleza em Calicut, que agora q era rey ho fizesse pois podia. E chegando dom Garcia a Cochim, soube como a el rey de Cochim lhe pesaua muyto da paz co el rey de Calicut, & muyto mais del rey de Por-tugal ter fortaleza na cidade, porque tendoha temia que tornasse Calicut a sua prosperidade, & q se desfaria ho perto de Cochim & ele perderia muyto de suas rendas, & tornaria a ser tão pouca cousa como dâtes. E assi soube q ele & elrey de Cananor, a que pesaua tambem desta paz, coselhauao secretamete a el rey de Calicut que não fizesse a paz, nem desse fortaleza, & que se quisesse proseguir a guerra de seu antecessor contra os nossos, q eles ho ajudarião com toda a despesa q lhe fosse necessaria pera a guerra. E assi també soube que el rey de Cochim tinha muyto grande pesar de se tomar Goa & sosterse, que recebia nisso grade perda: porque não auendo hi Goa auião os da nossa armada inuernado na India dinuernar em Cochim, & hi se auia de reformar a armada, & pera isto acodião muytos mantimetos a Cochi, de cujos dereytos ele leuaua tres mil cruzados, a fora outras cousas em que ficava muyto dinheiro dos nossos com que Cochim se fazia muy rica, o q não auia de ser inuernado os nossos e Goa. E foy certo que el rey

de Cochim induzido de Antonio real & de Lourenço moreno q querião mal ao gouernador escreueo a el rey de Portugal muytos males de se soster Goa como lhe eles també escreuerão, principalmete Antonio real em que el rey tinha muyto credito, por se lhe ele mostrar em suas cartas muyto dorido de sua fazenda & grande aproueitador dela. E aos capitães & homês que lhe parecia que auião de falar co el rey, mostraualhe em Cochim as boas obras q ho gouernador mandaua fazer, & dizialhes que dissessem a el rey que ele as fazia, & as q ele fazia que não erão boas, dizia q ho gouernador as mãdaua fazer: & coisto fazia com el rey de Cochim que nas cartas que escreuia a el rey que ho abonasse, dizendo quanto se doya de sua fazeda & quato aproueitaua sendo tudo ao contrairo. E em tâto ho abonaua el rey de Cochi que escreueo a el rey, q quado ho principe herdeiro de Cochim quisera tomar ho reyno q lhe resistio Gôçalo de siqueyra & os outros capitães como ja disse, q Antonio real & Loureço moreno forão os q ho sosteuerão em seu estado, o que se soube pola reposta q el rey de Portugal escreueo a esta carta q ho gouernador vio. E por estas cartas taes q el rey de Cochim escreuia a el rey de Portugal, & assi Antonio real, Lourenço moreno & Gaspar pereyra, madaua ele naquela armada q posesse ho gouernador em conselho com os fidalgos & capitães da India, se era be sosterse Goa ou não, & que lhe madasse o gouernador os pareceres de todos, pera fazer o que fesse mais seu serviço. E isto co outras cousas, mandou a Gaspar pereyra q ho dissesse ao gouernador, a que Gaspar pereyra queria mal como disse, & por isso sendolhe dadas estas lembranças ê Cochim, começou logo de dizer pubricamente que el rey lhe mandaua que fosse ver Goa, & que se lhe parecesse que não era pera se soster que a mandasse derribar: & mais que mandaua que se não fizesse paz co el rey de Calicut antes ho destruysem: & isto tudo por lhe parecer q danaua ho gouernador, & lhe fazia perder ho credito com a gente.

## CAPITOLO CXX.

Do q ho gouernador fez em Cananor.

Despachadas pelo gouernador em Goa as cousas que tinhão disso necessidade, partiose pera Cochim. E estando na barra de Goa ates de sua partida forão hi ter coele Fernão perez dadrade & outros fidalgos que ho hiào ver, & pedirlhe licença pera se irem aquele anno pera Portugal: & Fernão perez lhe deu côta de como fora desbaratada a grande frota de Patehonuz, & da disposição em que deixara Malaca. E seguindo daqui sua rota foy ter a Cananor, onde foy necessario deterse pera tornar a soldar muytas cousas que se fizerão contra ho seruico del rey sen senhor em quanto ele foy ao mar roxo, assi como não disistir Mamele do titulo de rey das ilhas de Maldiua, & mâdar fazer guerra ao rey da ilha de Candaluz, & em se tornar a Cananor ho goazil que ele tinha fevto co el rey que ho lançasse fora por ser immigo do seruiço del rey seu señor, & querer grade mal aos nossos, & tambem porque soube a morte do çamorim & da sucessam de Nambeadarim no reyno de Calicut. E estando aqui soube que era feyta hua conjuracão antre Antonio real, Loureço moreno, Diogo pereyra de Cochi, ho vigayro geral, & Gaspar pereyra pera tratarem todos com a fazenda del rey seu senhor & ganharem coela quato podessem, & assi ho faziao que aquele anno comprarão oytocentos quintais de calaim & obrigarase a pagalo em pimenta a seus donos, & Antonio real comprana soldos aos nossos a cincoeta por cento & pagaualho em cobre, que lhe tornaua logo a comprar por muyto menos do que valião. E desta maneyra todos os portos da costa da India erão cheos de cobre, & assi de muyta pimeta que vendião aos mouros, o que era muyto defeso por el rey de Portugal. E assi Antonio real & Lourenço moreno fazião que dauão ho cobre

dante mão aos vendedores da pimenta pera a feytoria: & Diogo pereyra hiase á serra com dinheiro seu & compraua a pimēta muyto barata, & na feytoria vēdia a polo preço que valia nela. E assi fazião outras muytas cousas côtra ho regimeto del rey de Portugal e muyto seu deseruiço & destruyção de sua fazêda. O que sabido pelo gouernador, destruyo esta copanhia, & de Cananor madou que ho vigayro geral se fosse aquele anno pera Portugal, pera onde tambem ouuera de madar Antonio real se não soubera que se queria ir, & a Diogo pereyra madoulhe q não esteuesse mais em Cochim & se fosse logo pera Ĝoa, indo primeyro a Cananor pera se ver coele, & madou chamar Gaspar pereyra pera ho trazer cosigo pois era secretario. E se lhe não fora por dar desauiamento á carrega das naos de Portugal, ouuera de priuar do officio de feytor a Lourenço moreno & mandalo pera là: & isto sem nenhû deles saber a causa porque, nem ho gouernador quis que a soubessem porque os não auia de castigar como merecião, por ho grande credito que tinhão com el rey seu senhor, em tanto q os isentaua dele, & lhe madaua que não entendesse miudamente em sua fazenda. E chegado Gaspar pereyra a Cananor como se vio com ho gouernador, que foy na camara da sua nao, disselhe das lembranças que el rey de Portugal mandaua que lhe fizesse, dizendo q não ouuesse por mal fazerlhe sua alteza aquela honrra & merce, & confiar aquilo dele, porque ho mandara â India com grandes carregos. E ho gouernador porq ho conhecia, & sabia que el rey não mandaua aquelas lembranças se não por sua enformação & dos outros q disse, riose do q lhe dizia, & disselhe que ele não se escadalizaua de lhe S. A. madar q fosse seu lebrador das cousas que comprião a seu seruiço, antes lhe fazia nisso a mayor merce do mundo, porque como ele era home não podia acertar e tudo, & madoulhe que lhe mostrasse as lebranças, que forão estas.

Que posesse em pratica com os capitães & fidalgos

da India se lhes parecia bem sosterse Goa, & lhe mã-dasse seus pareceres.

Que não se tomasse nenhũa nao Dormuz, por quan-

to el rey pagaua pareas & era seu vassalo.

Que se não occupassem as naos da carga em cousa que lhes desuiasse não partirem a tempo, & que se corregessem com tempo pera se não dilatar sua partida.

Que dali por diante se não dessem quintaladas se não aos capitães, porq dantes dauanse a outros officiaes.

Que em nenhu lugar da India se não dessem casa-

mentos a nenhum dos nossos que casassem neles.

Que se tirassem os acrecentamentos dos soldos que dera ho viso rey.

Que se fizesse paz com el rey de Cambaya.

Que se cometesse a Meliquiaz que desse fortaleza em Diu, & q el rey ho faria senhor de Diu.

Que Timoja fosse recolhido pelo gouernador, & muy-

to he tratado.

Que não leuassem os meyrinhos das fortalezas nenhũas penas.

Que se fizesse paz com Malaca & ouuesse laa feytoria.

Que se tomasse Adem.

Que se aproueitasse bem a fazenda de sua alteza.

Que madasse insinar dos escrauos del rey a calafates, pedreiros, carpinteiros & a outros officios machanicos de edificar.

Que se tomasse assento de paz com Calicut.

Que se fauorecesse el rey de Cochí contra el rey de Calicut.

Que se mandasse Goçalo fernadez pera Portugal.

Que se prendesse Fernão caldeira paje q fora do gouernador, & assi hũ Nuno vaz, & que os mandasse presos pera Portugal, & que se mandasse pera laa loão serrão que el rey cuydaua q estaua ainda na India.

Que se assentasse paz com toda a costa do Malabar.

Que se buscasse algua maneyra pera não auer tantas despesas na ribeira de Cochim. Que lhe mandasse certas joyas.

Que se prouesse el rey de Cananor de cousas de que se agrauaua.

Que lhe mandasse os quadrilheiros & escrivães que

achara culpados em furtos.

Que lhe mandasse algüs frades da terra do Preste se os ouuesse na India.

Que lhe mandasse dizer porque fizera Antonio real

a nao noua è Cochi.

Que se fauorecesse elrey Donor cotra Merlao seu irmão.

Que entendesse em certas culpas q se punhão a Dio-

go pereyra de Cochi.

Ouuidas estas lembranças polo gouernador, disse a Gaspar pereyra que bem sabia ele que as mais daquelas lebranças não auia necessidade de lhas fazerem, porque as que podião auer effeyto ele teuera cuydado de as poer em obra: & quâto a Goa ele a tomara com parecer de todos os fidalgos & capitães da India, que ho derão em quatro coselhos que teuera sobrisso, & o ho tornaria a tomar sobre o que el rey seu senhor mandava aos que estauão em Cananor por sua pessoa, & aos o estauão ausentes lho mandaria pedir por escripto, & que ele faria as instruções & cartas pera ver como fazia o que el rey seu senhor madaua: & assi foy feyto. E quato aos fidalgos & capitães que estauão em Cananor, ho gouernador os ajutou em conselho, & disselhes estando Gaspar pereyra presente.

#### CAPITOLO CXXI.

Do que se determinou em conselho acerca do que el rey de Portugal queria saber de Goa.

Que a el rey seu senhor fora escripto da India q recebia grande deseruiço em se soster Goa, assi pelas grandes despesas que erão feytas nela, como por outras que parecia que se auião de fazer de necessidade, & por ser a terra muyto doêtia, & morrer nela muyta gente, como porque ho Hidalcão & assi os rumes auião de trabalhar pola ganhar, & pera isso lhe auião de fazer guerra côtinuamente: & que as rendas de que se fazia fundamêto q S. A. teria nela como tinha do çabayo, era impossiuel podela ter, porq ho çabayo a tinha a poder de muyta gête de soldo q trazia na terra firme, q sua alteza não podia trazer.

E tambe lhe fora escripto da India que Goa he porto principal pera se meterem nele rumes vindo à India, como estauão metidos nele quando ho gouernador foy sobrela a primeyra vez que se lhe deu, & que era muyto grade incoueniente pera seu seruiço deixala, assi por isso como por estar tão perto de Cananor & de Cochim, cujas fortalezas podião receber dela grade dano se fosse dimigos, & mais por a ilha ser muyto fertil & poder manter quanta gente esteuesse nela, & ser abastada de madeira & officiaes pera corregimeto das naos, & assi materiaes pera todas as munições de guerra q fosse necessarias.

E mais lhe fora escripto que ho Hidalcão folgaria de fazer qualquer boo partido com ficar seu tributario, & que ficasse na ilha sua fortaleza forte & segura pera se defender, assi dos îmigos de fora, como dos da terra, com tanto que a ilha ficasse por sua. Proposto isto aos capitães & fidalgos que estauão jutos, derão todos seus pareceres, & concluyrão todos que Goa se deuia de soster por estas rezões.

Porq el rey pera soster as fortalezas da India, & the auerem medo os mouros dela & do mar roxo, & crerem que fazia fundamento de as soster, era necessario ter na India hû corpo de gente em terra, assi pera se tirar dos grandes gastos que lhe fazia a armada q trazia, como pera dalı acodir âs fortalezas se teuessem necessidade, porque trazer somente armada a fora o que gastaua, andaua auenturada a perderse co hua toruoada que sobreuiesse, & parecia q não fazia fundamento da India në de soster as fortalezas que tinha nela, porque perdida a armada ficação elas perdidas por não terem gente que as defedesse, & auendo hû corpo de gête em lugar forte, posto que se perdesse a armada ficaua cabedal com que se podesse restaurar, & co que se defendessem as fortalezas. E ho lugar pera estar este corpo não se podia achar de Diu ate Ceylão mais conueniente que Goa, assi por seu boo porto como pola fertilidade da ilha, & pola abastança que tinha de carnes, pescados, trigo, arroz & doutros mantimentos, assi de sua colheita como das quatro ilhas de seu senhorio, & doutras terras comarcas, & ser muyto sadia, assi de agoas como de âres: & se os nossos forão doentes fora com ho trabalho quando fizerão a fortaleza, & ç ho sitio da ilha era muyto forte, & assi ho da fortaleza, porq não tinha combate se não pela banda da vila velha que era a quarta parte. E da bada do mar tinha as tres, & que não era trabalhosa cousa sosterse, porque sempre se sosteuera por muyto tepo a todo ho poder de gente q ho Hidalcão mãdara sobrela, de que fora morta muyta & dos nossos nenhus, & ja estaua deseganado de a poder tomar, & por isso cometia paz. E segundo a experiencia que tinhão da guerra passada, & co as fortalezas que Goa tinha nos passos abastarião quatrocêtos homes pera a defender a todo ho poder do mundo sem nenhũa oppressam, & leuado cada hũ destes seyscetos rs de soldo cada mes, & hû cruzado de mantimento, fazião de gasto por anno doze mil cruzados, que se pagarião do que Goa redia, porque as quatro ilhas estauão arredadas por treze mil pardaos segundo ho gouernador mostrou por carta de Fracisco coruinel feytor de Goa à lhescreuera então: & em quato fora ao mar roxo renderão os dereytos dos caualos cinco mil pardaos a fora os doutras mercadorias, q forão dous mil & nouecetos, q erão vinte hũ mil por todos no q elrey não punha nada de sua casa: & mais q aqueles homes auião de fazer ho mesmo gasto, assi como assi estando em outra parte da India, & sem fazerem ho proueito q ali fazião, porque os q estauão nas fortalezas de Cochi & de Cananor, não fazião mais q goardar o q lhe metião detro: e os de goa não somete ho goardauão, mas se elrey ali quisesse ter mais gente, poderia comer as redas das tanadarias de Caste, Antruz & bardes, q sam na terra firme, que co as rendas de Goa, erão perto de dozētos mil pardaos, co que se podia pagar todos os nossos q esteuessem em Goa, & sobejaria dinheiro, & el rey seria temido: & creriã os mouros q fazia fundamento de ganhar a India, & ho Soldão perderia a esperança que tinha de mandar armada pera lançar os nossos fora della, porq das quatro cabeças (que era elle, el rey de Cabaya, elrey de Calicut & ho hidalcão) que determinauão de se fazere em hu corpo pera lançare os nossos fora da India, ho hidalção era a principal, & por ser senhor de Goa, de que se fazia todo fundamento, assi pera a frota como pera se ajuntar gete por sua abastanca, & estar em paraje, por ode de necessidade auião de nauegar todas as naos da India pera qualquer parte, & dali fazião conta de saltear com sua armada, assi as nossas q fossem de Portugal & a nossa armada da India, & as naos de nossos amigos q por ali auião de passar. E pois nosso senhor dera a el rey húa cousa tão boa & tão principal na India como era Goa, & de q os immigos fazião tato fundameto pera lhes fazer mal, q el rey a deuia de soster pera lho fazer a eles, & mais pois era sua se mestura de ninguem, como as fortalezas de Cochim & de Cananor, & seus vassalos, & dali podia señorear sem cotradição ate Chaul, & ate Cintâcora, & lançar fora do reyno de Daquem os turcos que ho senhoreauão, que rao mais pera temer por estarem na India que os rumes que vinhão por mar & erão estranjeiros. E por todas estas rezões se deuia de soster Goa, & não alargarse nem ao Hidalcão co ser tributario del rey & ficar fortaleza nossa na ilha. Tomada esta coclusam, que se assinou por todos os capitões & fidalgos, mandou ho gouernador fazer tres vias dela pera a mandar a el rey seu senhor, como mandou por tres capitões que hião aquele anno pera Portugal. s. Ioão de sousa de lima, dom Ioão de lima & Antonio dabreu.

## CAPITOLO CXXII.

De como ho gouernador assentou paz com el rey de Calicut, & de como se começou de edificar a fortaleza.

La dantes disto ho gouernador tinha mandado falar a el rey de Calicut polo goazil q fora de Cananor, & por Pocaracem que acabassem de fazer a paz que ficara começada com seu antecessor, pedindolhe que pois sendo ele principe procurara tanto de a fazer, que a fizesse agora que era rey. E ele bem desejaua de a fazer, mas tinha muytos que lhe contrariauão que a não fizesse, não digo ainda de Calicut nem de seu reyno, mas de fora: & estes erão os reys de Cochi & de Cananor polas causas que ja disse. E todauia despois que Gaspar pereyra foy fora de Cochim, que não matinou a el rey de Cochim que lhe pesasse desta paz: dom Garcia que ho persuadia a lhe não pesar, ho achou mais obediente aa rezão que dantes, & assi ho escreueo ao gouernador, que reprêdeo Gaspar pereyra na camara da sua nao. E pera lhe mostrar quão mal fazião, ele & outros que prouocauão a el rey de Cochim que lhe pesasse da paz com el rey de Calicut, mostroulhe hũ capitulo de seu regi-

mento, em que lhe el rey seu senhor mandaua, que dandolhe el rey de Calicut fortaleza fizesse paz coele: & deulhe juramento que na dissesse a ninguem daquele capitulo, porque el rey de Cochim não teuesse achag de se agrauar del rev seu señor, como tinha pera se agrauar dele por a paz que fazia com el rey de Calicut, a quem ho gouernador foy falar duas vezes sobresta paz fazendolhe grandes abastanças de cousas que lhe el rey seu señor faria se desse fortaleza & outras cousas q lhe pedia, q el rey de Cochi, & el rey de Cananor, & algus dos nossos lhe fazião enteder que erão falsas, que ho gouernador lhas prometia porque lhe desse fortaleza, & despois de a fazer as não auia de comprir, porque auia de vir outro gouernador. E a fora el rey de seu natural ser boo & fiel, & inclinado a toda virtude, prouocaranno muyto a não crer estas cousas a raynha, que era a sua molher principal, & tambem hua sua irmaa dele: & não somente não quis crer o que lhe ellas dizião, mas ainda por lhe algûs mouros de Calicut contrariarem que não fizesse esta paz, os lançou fora da cidade & os não cosentio nela, não estimado os dereytos que lhe pagauão de suas mercadorias, que erão muytos, & a algûs senhores seus vassalos que erão da mesma openião, respodeo que ele queria restaurar Calicut a seu estado primeyro, & não acabalo de destruyr como seu irmão começara em ter guerra co os nossos, & isso não se podia fazer se não por paz, & por isso a fazia, & não deixaria de a fazer posto que lhe custasse do seu: & assi ho fez, que deu fortaleza ao gouernador da segunda vez que foy a Calicut no lugar em que ele quis, & que teuesse elrey hi feytoria, onde lhe daria pimenta quanta quisesse a troco de mercadorias que foy cousa que se nunca vio na India, & que ho gingibre se comprasse na praça ao preço da terra, porq não ounesse nisso nenhum egano, & que pagasse a valia da fazenda que se tomara em tempo de Pedraluarez, & pagasse de tributo cadanno ametade da renda dos seguros das naos, de

que co a paz auião dir ao porto de Calicut grande so-ma delas, & por isso tambem a renda dos dereytos auia de ser muyta. E a fora esta fortaleza de Calicut segurar muyto ho estado da India a elrey de Portugal por Calicut ser hua das quatro cabeças da India que fazião conjuração pera deitare os nossos fora dela, com que ho Soldão que era a quarta ficaua de todo desesperado disso, forraua el rey de Portugal ho gasto do castelo de cima de Cochim que não sostinha se não por amor da guerra de Calicut, & cento & cincoenta mil rs que daua cadanno ao senhor de Repelim porque não ajudasse a el rey de Calicut, & deixasse vir de sua terra pimenta a Cochim, & tença que pagaua a Candagorâ, & a outros escriuães gentios por negociarem a pimenta, & mais com a fortaleza & feytoria de Calicut, se podia escusar ho gasto da feytoria de Cananor que era sem nenhum proueito: & tambem darse esta fortaleza foy hum grande açoute pera os mouros, & desesperarem de os nossos poderem sayr nunca da India, a fora os que tinhão recebidos com a entrada do gouernador no mar roxo por saberem que não podião nauegar por ele seguros. E com a entrega das naos dos mouros do Cayro que se fez em Danda, Dabul, Cintâcora, Baticalâ, & Mangalor, que virão que era de puro medo dos nossos que se tinhão por tão arreygados na India & tão poderosos nela, que conuinha aos reys & senhores dela fazerlhe a vontade pera que os não destruyssem: & por isto que el rey de Calicut sabia folgou de dar fortaleza ao gouernador. E el rey de Cananor posto que da primeyra lhe pe-saua coesta paz & a estoruaua, por derradeyro lhe pareceo bem, & entrou nela pera a ter com el rey de Calicut, & mandou por seu embaixador aconselhar a el rev de Cochim que fizesse outro tanto, & deixasse a guerra pois ho camorim era morto.

E assentada esta paz de tanta honrra & proueito pera el rey de Portugal, começouse a fortaleza de edificar perto do carame del rey na ribeyra do mar no pouso das

naos de Calicut, & remanso do arrecife, que lhe podião socorrer por mar sem trabalho. Era mestre da obra Thomas fernandez, que ho foy das outras fortalezas: goarda della, & dos nossos Francisco nogueyra, a que ho gouernador prometeo que feyta a torre da menajem & a porta carrada, se chamasse capitão dela. Feytor & pagador das obras hū Gonçalo mendez, & seu escriuão lohão Serrão. El rey de Calicut deu muyto grande ajuda nesta fortaleza, assi com muytos pedreyros, carpinteiros, como com muyta gente de trabalho, & assi com grande soma de cal, & de pedra, & abastança doutros materiaes necessarios, mostrado sempre muyto boa votade a esta obra: & fauorecendo os nossos com amor, & mandando aos seus que lhe fizessem todo boo gasalhado que podesse ser. E pera mayor ratificação da paz que tinha assentada, nas naos que estauão de caminho pera Portugal, mandou hum embaixador a el rey de Portugal pola confirmação desta paz, porque coessa condição a assentou ho gouernador. É escreueolhe, que desejando ele de ter coele paz & amizade despois q reynara, deixara de prosseguir a guerra, & posto que a teuesse assentada co seu gouernador, pera mor firmeza queria que fosse confirmada por ele per carta assinada de seu sinal & selada de seu selo, em que lhe pedia que se posesse que lhe mandaria quantas mercadorias se podessem gastar em Calicut, & que mandasse hi carregar alguas das naos que mandaua aa India. E estas que ouuessem de carregar em seu porto, fossem dereytas a ele sem descarregarem primeyro em outro, porque ho aueria ele por grande merce, & que esta carta & reposta de sua embaixada, lhe mandasse per hum homem honrrado, que lhe fosse dirigido por embaixador, porque coisso tornaria Calicut a seu primeyro estado & cobraria ho credito que tinha dâtes, & que esta merce lhe merecia pois fizera a paz de tão boa vontade & com as condições que ho gouernador quisera, & deixara por amor de sua amizade as mercadorias dos mouros do Cayro, & as do

Soldão, de que recebia muyto proueito. E assi lhe fazia nesta carta offrecimeto pera lhe deixar fazer no rio de Chale as naos & galés que quisesse porque era pera isso: & coesta carta deu ao embaixador hum presente de muytas joyas douro & pedraria de preço. E tambem ho gouernador escreueo a elrey, pedindolhe muyto que confirmasse o que assentara com el rey de Calicut pois ho fizera com sua autoridade.

## CAPITOLO CXXIII.

De como ho gouernador soube que dauão capitulos dele a el rey de Portugal.

Fazendose a fortaleza em Calicut, & estando ho gouernador em Cananor, lhe disse hū dia Antonio raposo estando soo coele q Gaspar pereyra mandaua capitulos dele a el rey de Portugal: & que a maneyra porque ho soubera, fora que ho mesmo Gaspar pereyra lhe descobrira que dom Ioão deça, Manuel de lacerda, dom Ioão de lima, Fernão gomez de lemos, Ioão gomez cheira dinheiro & Gonçalo pereyra tinhão feytos capitulos do gouernador, que assinasse ele tabem neles, ou escreuesse a sua alteza sobrisso, & que ele lhe preguntara que auia de escreuer. Ao que Gaspar pereyra respondeo, que bem sabia ele que ouuera ho gouernador hum cofre cheo douro dos mouros de Benastarim, & por isso os alargara sem conselho dos capitães, & que ninguê não sabia parte disto se não do Garcia seu sobrinho. E que isto sabia ele, porque estando ho gouernador pera dar combate aa fortaleza, lhe mandara dizer dom Garcia que ja tinha acabado: & em lhe dizedo aquilo, dissera ele a Gaspar pereyra q estaua coele. Afastaiuos assi pera laa: & era porque não ouuisse o que dom Garcia lhe mandaua dizer q lhe dauão q era ho cofre cheo douro como despois soubera. E Antonio raposo lhe dissera, q ele estaua a esse tepo no mar na sua nao q não sabia parte

disso, mas q lhe mostrasse os capitulos q auia dassinar, & ele lhos mostrara, & dizião q ouuera hu cofre douro e Benastari por deixar ir os mouros e saluo: q das presas que tomana não dana á gente suas partes se não o q queria, que não daua de comer aos capitães, que não daua os officios nem as capitanias aos criados del rey, q nunca falaua verdade co os reys & senhores da India, deixaua gouernar a India a Francisco dalbuquerque, & a Alexandre dataide christãos nouos q trazia por seus lingoas. E acabado ele Antonio raposo douuir estes capitules, lhe dissera que queria ver os assinados deles, & por ventura os assinaria, & q Gaspar pereyra lhe respodera que não fizesse assi, mas que escreuesse sobrisso a el rey & ao bispo da goarda. E preguntando ele de q manevra auia descreuer, lhe dissera q escreuesse a el rev, a bem sabia S. A. quantos desejos teuera sempre de ho seruir, polo criar & ser sua feytura: & por isso era obrigado a lhe descobrir & dizer toda a verdade da India, porq não ho fazedo assi, lhe parecia q erraua a Deos & a ele, & apos isto poeria os capitulos. Ao que Antonio raposo respodera que aquilo era cousa de muyto peso, por isso era necessario cuydar nisso: & isto pera lho descobrir. E o gouernador lhe disse q se calasse, & ouue dele a minuta dos capitulos, não pera os toruar, mas pera mostrar a verdade das cousas da India, & a grande malicia de Gaspar pereyra, a que despois disto tomou em hua casa co do Ioão de lima, Ioão gomez cheira dinheiro, lorge de melo & Diogo fernandez de beja: & disselhes que lhe releuaua muyto, q lhe dissesse hua cousa que eles sabião, & q lhes juraua polo jurameto dos sanctos euagelhos, em q pos a mão de lhes nuca ir mal por sua causa se lhe dissessem a verdade, antes os louuaria muyto. E dizedo eles q lhe dirião o q soubessem. disselhes q Gaspar pereyra q ali estaua dizia q eles co outros capitales q nomeou fazião capitulos dele, q lhe dissessem se era verdade, ou se sabião que os fazia, porq ele mandaua os mesmos capitulos a el rey seu se-

nor se lhos eles na quisessem madar. E todos affirmarão pelo jurameto dos euangelhos q tal não fizerão, nem sabião que ho fizesse: leolhe então os capitulos. E tornãdo eles a jurar q os não fizerão, në sabião quem os fizesse, madou fazer hu auto do g passaua a Antonio dafonseca escriuão dante ho seu ounidor q estaua presente, & ouuio tudo: & aques capitaes ho assinarão, mostradose muy espantados dos capitulos, & de dizer Gaspar pereyra q eles co outros os fazião, & disserão ao gouernador q lhe pregutasse dode ho sabia. E ele disse q não era necessario, q ele sabia o q avia de fazer. E sabido isto pelos outros capitães, conselhauano que mandasse Gaspar pereyra pera Portugal, co escreuer a el rey a causa porq ho mandaua, & assi ho auto q se fizera sobre os capitulos. E o gouernador não quis, dizêdo q faria primeyro tirar deuassa pelos capitulos ao mesmo Gaspar pereyra, & q coela ho madaria pera Portugal, pera q el rey lhe desse ho castigo q merecesse: o q não pareceo be aos capitães, & dizião que pera assessego da India era bem mandalo a Portugal. È vendo ele q se descobria sua maldade, & q ho gouernador mandaua fazer autos dele pera os mandar a Portugal, começou de dizer que ho gouernador ho fazia por mal q lhe queria, polas lebraças q elrey madara q lhe fizesse, & porq lhas fizera. E ho gouernador foy tão prouido que manhosamente lhe fez confessar perante testemunhas, o q lhe respondeo quando lhe fez as lembranças, & fez tirar as testemunhas & autuar seus ditos, porque se temeo de mudar Gaspar pereira sua reposta em algû tempos

#### CAPITOLO CXXIIII.

De como foy discuberto ao gouernador que Antonio real mandaua delle capitulos a el rey de Portugal.

N esta conjunção foy dito ao gouernador per hu Antonio madeira q ho anno passado mandara Antonio real hũa carta a el rey de Portugal que lhe escreuera Diogo pereyra de Cochi, cujo terlado lhe ele vira em hu saco, & a lera, & que dizia nela muyto mal dele a el rey. É se lhe não parecera que ele estimana pouco os mexericos que Antonio real escrevia a el rey das cousas da India, que ele terladara aquela carta & outras que vira que ele escriuia a el rey, que lhe não lembrauão tambe como a do anno passado, posto que lhe não lebraua toda. E como isto era cousa que tanto importava ao gouernador, rogoulhe q lhe dissese o que lhe lembraua, & que fosse fielmente. E ele lhe disse que escreuera, q despois que ele gouernaua a India não gastara ho tempo se não em guerrejones com nigrinhos nuus & sem armas, & em fazer fortalezas em lugares de pouco proueito & de muyto gasto, & em matar gente sem necessidade, & q sempre punha sua pessoa em saluo, & em lugar sem perigo: & que nunca se fizera fortaleza de tão pouco proueito, & de tanto gasto, & de tantas mortes domes como a de Goa, & que lhe parecia mais seu seruiço mădala desfazer q sostela, porque ho Hidalcão comia as rendas dela & aproueitaua as terras, & el rey não tinha dela nenhum proueito, & isto podia saber per seus feytores & escriuaes.

E que não cresse el rey q os homes q ho gouernador casaua na India erão os que ele cuydaua, & que ate ho presente não erão casados se não bargates que fugião cada dia pera os mouros, polos enganos & falsidades que lhe ho gouernador fazia nos casametos, que despois de os ter casados, descontaua a cada hum corenta

ou cincoenta pardaos polas molheres em seus soldos, & cuydando que tinhão molheres, achauase co escrauas, & como a taes as tratauão. E estas sam as molheres que forão tomadas em Goa, & ho gouernador tinha aquela maneyra pera as vender & aproueitarse delas.

Que casara ho gouernador hû criado seu chamado Fernão caldeira, a q deu em dote de casameto hû nauio co certas fustas com regimento & poder, como se uio co certas fustas com regimento & poder, como se fora gouernador: & por virtude do tal poder tinha roubada toda a India & aluoroçada toda a costa, & tinha tomadas muytas naos de Cabaya & Dormuz, & doutros muytos lugares de paz, & lhe rompia os cartazes & seguros, & despois as metia no fundo, & mataua a gente delas por não ser descuberto: que vindo ho gouernador de Malaca, lhe fora feyto queixume dele, & por lhe não dizerem os mouros que lhe não fazia justiça dele, ou se não presumir que consentia no que ele fizera, mandara tirar hûa inquirição á sua votade por Pero dalpõe que era seu ouuidor, & por Francisco coelho seu escriuão, que leuauão todalas partes que erão dos defuntos de Malaca, por serem privados do gouernador, funtos de Malaca, por serem priuados do gouernador, & fazer coeles todolos enganos & falsidades que queria fazer na inquirição, & por muyta fazenda que lhe Fernão caldeira peitou, ho liurou de tudo o que tinha feyto.

E q ho gouernador nunca era farto de naos pera fazer guerrejones, & não tinha carrego das naos da car-ga, de q elrey auia dauer mais proueito que dos guerrejones: & pera saber se era assi, lhe madara a nao nazaré pera se ir nela, & a leuar carregada, & q ho go-uernador a tomara sem necessidade, se não por lhe fazer mâ obra & toruar sua ida, & por se doer pouco da fazêda del rey, & não lhe lembrar a grade perda que recebia em não carregar, & porq fazia sempre tudo a seu saluo, que fizera coselho com mestres & pilotos se madaria esta nao ou na, & todos lhe disserão q madas-se q estava pera isso. E ele lhes dissera que iria a seu risco de todos, por isso que vissem o que fazião, & q a

fossem bem oulhar outra vez, & outras ameaças, & eles entao com medo se disdisserão, dizendo que não era pera ir: & estes erão os proueitos que fazia na India.

Que não sabia porq el rey não vsaua ho costume Ditalia, que era tomar conta a todo ho capitão & gouernador na fim do anno do que fizera nele: porque sabedo q se lhe auia de tomar cota, não fazia as cousas que ho gouernador fazia, & que home era Gaspar pereyra

pera lhe tomar esta conta.

Que a issenção que lhe elrey mãdara de Pero mazcarenhas quisera q fora do gouernador, porque soubesse el rey que qualquer capitão q esteuesse e Cochim deuia de ser isento do gouernador da India, porque doutra maneyra não se faria a carga das naos a têpo divido: porq ao têpo que elas avião de carregar se hia ele darmada, & leuava quâtos calafates & carpinteiros avia na India & todalas cousas necessarias pera adubio das naos & muy desnecessarias pera onde hia, nem menos deixava em Cochim barca nem batel pera a carregação das naos, se não leuava tudo pera os guerrejones.

Que quando se partio pera ho mar roxo lhe não deixou nenhua gente da ordenada â fortaleza në quë vigiasse, & q deixou a torre da menajë, & hua sala & duas torres cheas de putas, onde não entraua nenhu homem sopena de morte, & aques erão os homes darmas que

deixaua em goarda da fortaleza.

Que quado viera de Malaca se ajutara em Cochim com sessenta putas que mandara trazer de Goa & as tinha em hua torre, & assi como acabaua de comer se metia sò coelas, o que fizera todo aquele inuerno, em que nenhua pessoa lhe podera falar, nem despachar coele, & que Mafamede não teuera mais deleyte com moças virges do que ele teuera aquele inuerno, & que a gente andaua clamando sem a ele querer outir.

Que não sabia pera que el rey queria que ouuesse na India igrejas, nem pera que mãdana là vigayros, pois não anião de valer aos homes: q̃ Ioão Fernandez vigayro geral que laa mandara fora desonrrado & tirado da igreja pola defender. E que ho gouernador fizera vigayro de sua mão a hũ frade bebado bombardeiro chamado frey Iohão, porque lhe descobria as confissões: & vendo os homês que lhe não valião as igrejas fugião pera os mouros.

Que ho anno que ele fora capitão de Cochim, & Diogo pereyra feytor q se correjerão muytas naos pera andar darmada, & carregarão muytas pera Portugal, & não se gastarão mais de trinta & tatos mil cruzados, & despois de Loureço moreno ser feytor erão gastados cen-to & tantos mil, não se corregendo ametade das naos que forão corregidas no tempo que Diogo pereyra fora feytor: q home era Diogo pereyra mais sufficiete pera ser feytor de Cochim que Lourenço moreno, & de seu coselho, lhe deuia el rey de dar a feytoria, porque tinha mais cuydado de lhe aproueitar sua fazenda que denrriquecer, o que não fazião Lourenço moreno nem ho seu

capitão môr.

E que andando ele seruindo el rey em varar as naos, que mandara ho gouernador entrar de noyte em sua casa dous rapazes seus criados pera lhe casarem com duas escrauas suas, como casarão, & lhe roubarão muytas cousas de casa: & vedo despois que era mal feyto remetera ho feyto ao vigairo mais co vergonha que com vontade, & disse q ho que dizia era ho terço porq ho mais lhe esquecia, & que dizia por derradeiro que goardasse elrey as cartas que lhescreuia, & que indo ho gouernador a Portugal lhas mandasse ler perâtele: & se não prouasse tudo, q lhe madasse cortar a cabeça, & q aglas cartas forão nas naos seta Maria da luz, & seta Maria dajuda, & hião coformes co as que Ioão serrão escreuera a elrey sobre Fernão caldeira, & q seu filho de Ioão serrão as leuara. E q ho notairo destas cartas fora Diogo pereyra, porque Antonio real não sabia notar, somente dizia a Diogo pereyra os casos sobre q queria escreuer, & ele escriuia com aquela cor que lhe parecia necessaria. E as notas destas cartas ficauão na mão Dantonio real, & dali as terladaua em boa letra hũ Garcia gõçaluez que viera de Portugal com Gaspar pereyra, & que ele lera todas as terladadas por ser seu amigo.

### CAPITOLO CXXV.

De como ho gouernador mádou tirar testemunhas sobre os capitulos q Antonio real daua dele.

Pabido isto pelo gouernador, assentou consigo pelos capitulos que Gaspar pereyra queria dar dele, & polos q Antonio real tinha dado, que por enformação dambos de dous lhe mandara el rey seu senhor fazer as lembranças que lhe mandara fazer acerca de Goa & doutras cousas, & deu muytas graças a nosso senhor por lhe descobrir aquela mina de cartas, & donde lhe vinha ho mal pera ho remediar com tempo, antes que lhe fizesse dano. E pera se mais affirmar se era verdade o que lhe dissera Antonio madeira, madou chamar a sua casa Diogo pereyra que estaua em Cananor, & segurandoho por juramento de nunca lhe fazer mal nem lhe ser feyto por sua causa, lhe preguntou a verdade dos capitulos que lhe dissera Antonio madeira. Ao que ele respondeo que hem conhecia que lhe tinha errado, q lhe perdoasse polo amor de Deos, & que lhe diria a verdade. E dizedo ho gouernador que lhe perdoaua, lhe confessou algüas cousas, falando como quem auia medo que não ousaua de falar. O que conhecendo ho gouernador, lhe disse que se espantaua muyto dachar Antonio real quem fosse por ele ao inferuo, & ele não quem quisesse ir ao parayso com dizer a verdade a el rey: & a isto lhe tornou Diogo pereyra outra vez a pedir perdão. E perdoandolhe ho gouernador, & segurandoho de não receber nenhû mal por dizer a verdade, lhe confessou todos os capitulos q lhe dissera Antonio madeira, & q era verdade que ele fizera a carta em q forão, & isto com jura-

mento, & q dizia muyto mais cousas que aquelas dos capitulos, & assi em outras que escreuera âtes dela. E ho gouernador lhe disse q era necessario auerlhe todos os terlados daquelas cartas pera mostrar a el rey seu senhor os enganos q lhe Antonio real tinha escripto, se não que seria necessario mandar a Portugal a ele Diogo pereyra pera q desse rezão de tudo a sua alteza, & por ele se tiraria hua inquirição de quanto tinha escripto. E ouuîdo ele isto, lhe pedio por amor de nosso senhor q não fosse el rey sabedor de tal cousa, prometedolhe dauer os terlados que lhe pedia, & que ho da carta que dizia Antonio madeira lhe daria logo, & assi lho deu. E auido este terlado, o gouernador madou ao bacharel Antonio de vilhana ounidor da India que cô ho seu escriuão tirasse por testemunhas Antonio madeira & Garcia goçaluez acerca dos capitulos que virão que Antonio real mandara dele a el rey na carta que lhescreuera, & assi em outras, & ambos testimunharão os capitulos que atras disse, & conformarão ambos em seus testemunhos, se não que Garcia gonçaluez disse mais que Antonio madeira, que na ida de Malaca & tomada dela morrerão ao gouernador setecetas pessoas de doeça, de trabalho & de fome, & que ho proueito q el rey auia dauer ele ho veria: & que querendo ho gouernador partir de Malaca, lhe leuauão os doentes pera os mandar leuar â India, & ele não queria mandar que os lenassem, & dizia que coeles auia de soster Malaca pelo que eles morrião de pasmo, & quando se fora pera a India ninguem ho soubera, se não quâdo se fizera à vela, ao que a gente acodira á praya. E fora cousa espantosa as pragas que lhe rogauão, & apupadas que lhe da-uão por se ir assi, & que a gête andaua cramâdo sem lhe nûca dar as partes que lhes vinhão das presas, nê lhes pagar soldo: & que as presas erão de quê primey-ro chegaua, & que alargara os mouros de Benastarim porque lhe peitarão, & que faria el rey bem de mãdar por dous judeus que trazia, que sabião quãtas roynda-

des fazia, & q erão seus lingoas, secretarios & despenseiros: & que por estes saberia como passauão as cousas da India. E tiradas estas duas testemunhas, foy tambem tirado Diogo pereyra por testemunha se escreuera aqueles capitulos a Antonio real, & jurou que si. E despois de tudo isto estar assi feyto, veo ter Antonio real a Cananor nas naos q se hião pera Portugal q auião hi dabarrotar. E ho gouernador ho madou chamar à camara da sua nao estando coele muytos fidalgos & capitães, assi dos que hião pera ho reyno como dos que ficauão na India, & estaua hi ho ouuidor da India & Antonio dafôseca seu escriuão, & Gaspar pereyra: & perante todos mandou ler os ditos das testemunhas pelos capitulos. E lidos, the foy dado juramento por Gaspar pereyra, que ho mandou ho gouernador se era verdade o que dizião aques capitulos, & se sabia que os fizera: jurou que não sabia parte daqueles capitulos nem os mandara fazer, në era verdade o que se continha neles. E despois disto mandou ho gouernador ler perante todos a carta que Diogo pereyra dissera que Antonio real es-creuera a el rey: & lida ho ounidor da India deu jura-mento a Antonio real que jurasse se escreuera ele a-quela carta a el rey, & assi outra que lhe tambem escreuera Diogo pereyra. E ele jurou que era verdade q Diogo perevra escreuera hua carta que ele mandara a el rey per Manuel de crasto capitão da nao scta Maria dajuda. E dizendolhe ho gouernador que desse ho terlado dela, ele disse que ho não tinha. É de tudo isto que se aqui passou foy feyto hũ auto pelo escriuão do ouuidor, que ho gouernador mandou a el rey com os ditos das testemunhas sobre os capitulos, peraq soubesse a verdade: & algus cuydarão que ele quisesse castigar Antonio real, porem ele não quis ne por todas estas cousas lhe deixou de dar boa embarcação, nem a ele nem a Gaspar pereyra, & a Diogo pereyra disse nenhũa mà palaura, se não quando leo a carta pubricamente, lhes disse que se espantaua de serem tão immigos das cou-

sas do seruiço del rey seu senhor, & tão enuejosos de as verem acabadas com boo cuydado, que trabalhauão com seus enganos & falsidades de danar hû homem que com tanto desejo & amor ho seruia na India. E porque muytos dos fidalgos & capitães isto sabião, tiuerão gran-de descontentamento de ver a falsidade dos capitulos, & pera dizerem a verdade a el rey, lhescreuerão os mais deles hua carta em que se assinarão, & quiseranna meter no maço do gouernador pera el rey, mas ele nã quis porq não cuydasse el rey que a pedira: & como Gaspar pereyra queria mal ao gouernador por lhe tornar esta carta em vituperio dizia que ele fizera fazer aquela carta aos capitães, não pera a mandarem a el rey, se não pera q enganassem coela ao gouernador que não deteuesse aquele anno a Antonio real & ho deixasse ir pera Portugal. E parecendo a Gaspar pereyra q faria pesar ao gouernador, conselhou a Antonio real que antes de sua partida mostrasse ao gouernador pubricamente húa carta que tinha del rey assinada por ele, & passada pola châcelaria da capitania de Cochim, & outras duas cartas, hũa pera fazer hũ naujo, & outra pera poder tratar com pimenta: & isto pera lhe mostrar quata merce lhe el rey fazia & quanto folgaua co seu seruiço. O que ele fez estado ho gouernador bem acompanhado de capitães & fidalgos que forão coele ao mar roxo & leuarão lâ a vida que disse, que todos embruscarão vedo tatas merces a hu homem que leuaua boa vida è Cochim, & logo murmurarão daquilo: & por isso pesou muyto ao gouernador do alardo que Antonio real fez de suas cartas, & secretamente ho reprêdeo disso. E ele lhe disse q ho diabo ho tomara, & que Gaspar pereyra lho fizera fazer, & descobrio ao gouernador ho concerto per juramêto, q ele, Diogo pereyra, Lourenço moreno, ho vi-gayro & Gaspar pereyra tinhão feyto pera tratarem com a fazenda del rey, & isto dizia porq se hia pera Portu-gal. E acabadas as naos dabarrotar e Cananor, partiranse pera Portugal & forão cinco bê carregadas despeciaria.

# CAPITOLO CXXVI.

De como o gouernador fez étéder a elrey de Cochi q nã era agrauado na paz co el rey de Calicut.

Listando ainda ho gouernador e Cananor, chegou hi ho messejeiro do embaixador do Xeque ismael, a fora a el rey de Daque, & ao Hidalcão, que como disse ho fora buscar a Goa & não ho achou por ser no mar roxo. E sabedo ho embaixador q era vindo, tornou ao madar visitar, & não ho achando ho messejeiro ho foy buscar a Cananor, onde soube que estaua, & deulhe ho recado do ébaixador, q era q sabendo ele as grandes cousas q tinha feyto na India, desejaua muyto de ho ver, & por ho na poder fazer ho mandaua visitar, & offrecerselhe por amigo. E deste messejeiro soube ho gouernador, q assi ho embaixador pera el rey de Daquem & pera ho · Hidalcão, como o que fora a elrey de Cambaya, leuaua cada hû cem ēcaualgaduras, & baixelas de prata de seu seruiço: & que os reys a que hião dirigidos não quiserão tomar as carapucas que lhes leuaua da parte do Xeque ismael ne os liuros da sua seita. E vendo ho gouernador que ho messejeiro do embaixador era inclinado a ver as cousas dos nossos, mandoulhe mostrar a fortaleza, & porque estaua de caminho leuouho cosigo, & detendose em Calicut, lhe madou tambem mostrar a fortaleza, que estana em tanta altura que podião assentar nela artelharia, & era quadrada & na quadra q ficaua na banda do mar estauão duas torres de fora do muro, & antrelas da parte de dentro estaua a torre da menaje pegada no muro em que estaua, & ao pé dela hu postigo pequeno pera receber socorro por mar. Nos outros dous catos que ficauão da banda da cidade tinha duas torres, & hua mayor hu pouco que baluarte & mais alta na porta da fortaleza que ficaua daquela parte, & suas bombardeiras ao derredor, & as torres q goardauão ho

pé do muro. E vista esta fortaleza, em cuja goarda ficou no mar dom Garcia com parte da armada ate ser tepo de se recolher, partiose ho gouernador pera Cochim, onde despachou ho messejeiro do embaixador, & lhe deu hũ presente que lhe leuasse, & se mostrou muyto grande amigo do Xeque ismael, & lhe madou pedir por sua carta q da sua parte fizesse muytos offrecimentos damizade ao Xeque ismael, & q tudo faria por amor dele, porque sabia q el rey de Portugal se aueria por muyto seruido disso. E por estas palauras & boo gasalhado, madou despois ho xeque ismael hû embaixador ao gouernador, como direy a diante, & despachou bem hã Miguel ferreyra que lhe mandara com recado. E despois q ho gouernador foy em Cochim, com quato el rey se daua por agrauado dele pola paz com el rey de Calicut, & porq lhe dizião que a carregação das naos auia lá de ser dali por date, foy ho ver. E praticando sobristo, disselhe ho gouernador que não tinha rezão de se agrauar da paz co el rey de Calicut, porque el rey de Portugal lhe tinha be satisfeyto os seruiços que lhe fizera, & q a guerra que tinha dantes com Calicut era pola treyção que fizera ho çamori, & pois era morto, el rey seu senhor queria auer piedade dos mercadores gentios de Calicut, & del rey, que se metia em suas mãos, & mais não sendo sua têção de fazer guerra se não a mouros, como se via nos lugares que lhes tinha tomado, & por isso se el rey de Coulão fizesse como el rey de Calicut també se lhe daria paz. E por esta ser a teção del rey seu senhor, & ele ganhar coele, denia de querer paz com el rey de Calicut & não agrauarse, que bem via ele que ho preço da pimenta de Cochim & os custos que fazia ate Portugal, não deixauão ganhar nela cousa q abastasse às desordenadas despesas que fazia com a grande armada que trazia na India por amor da guerra. Ao que el rey de Cochi disse que be via tudo, pore que ele auia de ter guerra com Calicut, porque assi o queria seu costume. E ho gouernador lhe respondeo

que se a teuesse pareceria contrariar as cousas del rey, como era Calicut pois tinha nela tanta parte: & q̃ a obrigação pera lhe fazer guerra era muy pouca, ou nhũa, pois ho camorim era morto q̃ fora causa da guerra. E a isto preguntou el rey onde se faria a carrega das naos, & ho gouernador disse que ode a especiaria fosse mais barata, que assi ho fazião os mercadores, & pois ho fazião, que assi ho auia de fazer el rey seu senhor, q̃ rezão era que teuesse a sua mercadoria a liberdade que tinhão as dos mouros. E coestas & co outras rezões que ho gouernador deu a el rey de Cochí, ficou ele desagrauado do gouernador, & ouue por bem a paz com que dantes lhe pesaua.

### CAPITOLO CXXVII.

De como ho gouernador deu a capitania de Malaca a Iorge dalbuquerã, & mandou Diogo fernadez de beja com embaixada a el rey de Cambaya.

Entrado Ianeiro do anno de mil & quinhetos & quatorze, quiserase ho gouernador fazer prestes pera ir a Ormuz a ver se podia acabar e paz a fortaleza q lhe ficara começada, mas não pode por achou que as naos & naujos de sua armada adauão todos tão abertos & fazião tanta agoa que se hirião ao fundo se nauegassem, & que de necessidade se auião de tirar a môte pera se corregerem. E vendo ele q não podia sayr aque anno fora da India, pos em conselho se inuernaria em Goa, ou è Cochim pera fauorecer a fortaleza de Calicut, em que ainda aquele ano auia que fazer. E chamando a conselho, foy acordado que do Garcia por amor da fortaleza de Calicut inuernasse è Cochim com a gente co que lhe podesse socorrer auendo disso necessidade, & q ho governador cô ho resto da gente fosse invernar a Goa: & isto porq em Cochim não auia dinheiro pera pagar mantimèto aos lascaris, nem auia mercadoria pera lhe ser dada em descoto, porque ho feytor a tinha toda vedida aos mouros (com que tinha trato) fiada por tres annos, que enrriquecião coela, & el rey não tinha co que pagar aos q ho seruião: do q ho gouernador reprêdeo ho feytor muy asperamete, & lhe disse que como não tinha ele dinheiro pois deuia de ter ho cabedal de seys naos que se perderão & se saluarão os cofres, & q não tornarão pera Portugal, & assi dividas dos mouros do anno passado, que passauão de quinze mil cruzados, & de tudo isto a armada não fizera nenhũ gasto, në fora nela hũ vintem pera se pagar soldo nem mantimeto aos Lascaris, porq tudo se pagara de algua pimenta que ele leuara ao estreito. Ao que ho feytor não respondeo palaura, achandose alcançado, & ho gouernador não aper-10u mais coele, porq lhe defendia el rey que não entedesse miudamente em sua fazenda, & isto a petição do mesmo feytor & Dantonio real quando estaua na India, porq se temião do gouernador que bem sabião quanto oulhaua pola fazenda del rey. E sabedo ele que auia dir inuernar a Goa, despachou a hû seu parente que auia nome lorge dalbuquerque por capitão de Malaca, porque por algus respeitos que sentia serem seruiço de deos & del rey, mandaua vir Ruy de brito pera a India: & coesta capitania q deu a lorge dalbuquerq, conuidou primeyro a Pero mazcarenhas, & pola na querer lha deu. E ao mesmo lorge dalbuquerque que deu hu regimento de cousas que auia de fazer em Malaca, & lhe deu algũa gente q leuasse em hũa nao em q auia dir. E deixandoho prouido de tudo, partiose de Cochim, & de caminho visitou a fortaleza de Calicut q estaua em boa altura: & prouida tambem a de Cananor, se foy caminho de Goa, & chegado a ela, porq por carta de Meligupim tinha promessa de lhe el rey de Cambaya querer dar fortaleza & feytoria em Diu, pareceolhe be com conselho de lhe mandar sobristo seu ébaixador pera auer effeyto. E ho embaixador foy Diogo fernandez de beja, & coele lames teixeira por sota ébaixador, & hû Francisco paez

escriuão da ebaixada, & ligoa Duarte vaz, & hião com Diogo fernandez per inadado do gouernador algus caualevros criados del rey, & a todos ho gouernador fez merce pera se atauiarem pera esta ida: & Diogo fernandez & eles auião de ir na nao rume, & ate Chaul auia dir em sua conserua a nao Enxobregas, que dali a auja Diogo fernadez de mandar a Diu pera ode hia carregada de mercadoria que se auia de entregar a Fernão martinz euangelho que la estaua por feytor, & de Chaul auia Diogo fernandez de ir desembarcar a hua cidade chamada currate na enseada de Cambaya, donde lhe auia de ser dado caminho por terra pera ode esteuesse el rey de Cambaya. E tudo isto era assi ordenado por Meligupi senhor de currate, & primeyro que Diogo fernadez partisse de Goa, q foy em Feuereyro, mandou diâte pedir seguro a el rey de Cambaya por Pero queymado, & por hu bramene chamado Anagapatu, pera ele & pera toda sua copanhia, & isto como que lho mandaua pedir de currate, porque quado hi chegasse ho achasse & fizesse menos detença. E partido Diogo fernadez, despachou ho gouernador a Pero dalbuquerque seu primo que fosse ao cabo de Gardafum fazer presas, & desse vista a Adem, & da hi fosse a Ormuz a recadar as pareas que se deuião de dous anos, & soubesse del rey & do seu goazil, se lhe deixarião acabar a fortaleza que deixara começada, & ter hi feytoria. E mais lhe madou que fosse descobrir a ilha de Baharem de que tinha fama que era muyto rica, & deulhe a capitania moor de quatro naos, ele capitão de hũa, & das outras Ruy galuão, Antonio raposo & Ieronimo de sousa. E despachado, se partio pera ho cabo de Gardafum.

### CAPITOLO CXXVIII.

De como Pero dalbuquerq foy a Ormuz, & do q la fez.

Onde chegado tomou duas naos de Meca que hião de Cambaya, & sentidoho os mouros arribarão a Ormuz bem cincoenta naos co medo dele, & na entrada de Mayo se foy a Ormuz, em que ja não reynaua el rey çafardim, que ho madara matar Raix noradim por ser goazil despois de morto Cojeatar, a quem el rey çafardim não queria que sucedesse no goazilado: & morto el rey cafardim sucedeo no reyno seu irmão Raix turuxa que fez goazil a Raix noradim, & destes foy Pero dalbuquerque be recebido, & porq ele auia de ir descobrir Baharem, não se quis mais deter, & seguio sua rota pera esta ilha, que está no sino persico, ou mar da Persia duzentas legoas Dormuz em vinte tres graos & meyo: he ilha grade, & muyto viçosa dagoas, ortaliça, & daruoredo. He pouoada de mouros que obedecião a el rey Dormuz, de cujo senhorio soya de ser, & então a tinha tomada hum capitão do Xeque ismael: nace ao derredor dela no mar muyto aljofar & perlas que os morados dela pesção & vêdeno a mercadores estantes que ganhão muyto, & ho senhor da terra tem disso grandes dereytos, & daqui leuão os mercadores este aljofar & perlas, não somete per toda Persia & Arabia, mas pera a India. E sendo Pero dalbuquerque co sua armada tanto auante como estaa Baharem, achou que os ponentes ventauão ja muyto, que lhe impedirão sua viaje, & porque pera esperar por leuantes seria muyto tarde pera tornar à India ao prazo que lhe posera ho gouernador, não se quis deter & tornouse pera Ormuz, & chegando a Reyxer dous dias de caminho de Baharem, achou hi Mirabuçaqua hum capitão do Xeque ismael que dali começaua de fazer guerra por mar a el rey Dormuz, & tinha tomadas vinte terradas que ele ali trazia darmada,

& por rogo de Pero dalbuquerque as alargou. E ficando muyto amigos, partiose Pero dalbuquerque & tornouse a Ormuz, onde inuernou. E estando aqui, falou com Raix noradim, & com el rey Dormuz, & pediolhes da parte do gouernador a fortaleza que hi deixara começada. Do que se eles escusarão, dizendo que el rey a tinha tomada pera si & a metera com os seus paços: & pera que queria ho gouernador fortaleza naquela cidade, pois ela era del rey de Portugal & lhe pagaua pareas, que se quisesse hi ter feytoria tão segura podia estar sua fazenda como em sua casa, quanto mais que esperação cada dia recado del rey de Portugal, que o que ele mandasse que isso farião, porque pareceria mal não esperarem por reposta da embaixada que mandara ho rey que falecera. Pero dalbuquerque vio que aquilo era escusa, & não quis falar mais nisso, & pedio as pareas que se deuião, que erão dez mil xerafins que lhe pagarão: & tambem em quanto aqui esteue vendeo alghas presas q fez nesta viajem, que tomou a mouros de Meca nossos immigos que nauegauão sem seguros do gouernador. E por fazer estas sem peleja as digo assi em soma. E elas vendidas, assomou ho dinheiro a trinta & cinco mil xerafins, que com os das pareas erão corenta & cinco mil a fora hua nao carregada de roupa branca que ficou por vender: & vindo ho tempo, se partio coeste dinheiro caminho da India.

## CAPITOLO CXXIX.

De como chegou Iorge dalbuquerque a Malaca, & foy entregue da capitania.

Chegado Iorge Dalbuquerque a Malaca, q foy em Iulho de mil & quinhetos & quatorze, mostrou a prouisam que trazia do gouernador a Ruy de brito perate todos os officiaes da fortaleza & outras pessoas principaes dela, & assi perante ho capitão do mar & seus capitães,

em que lhe mandaua entregar a capitania de Malaca, & que ele se fosse pera a India, a que Ruy de brito obedeceo, & lhe entregou logo a fortaleza, dandolhe Iorge dalbuquerque hum conhecimento de como a recebia, & com quanta gente, & com quantas peças dartelharia, que foy feyto por hum tabalião pubrico. E como Malaca estaua em paz & muyto farta, & abastada, não teue Iorge dalbuquerque q fazer logo pola primeyra mais que leuar boa vida, & Ruy de brito ficou em Malaca ate Dezembro que era a moução da viaje da India. E estado ele pera se partir, chegou a Malaca el rey de Campar de que ja disse atras que fora ho primeyro que pedio amizade ao gouernador, & sempre dali por diante fov muyto amigo dos nossos, nem então não hia se não a visitar ho capitão de Malaca, & saber se tinha necessidade de sua ajuda, porque a daria de muyto boa vontade ate perder nisso seu estado. E recebendo muyta honrra de lorge dalbuquerque, & merce em nome del rey de Portugal, se tornou pera sua terra despois destar algüs dias em Malaca. E por esta amizade que lorge dalbuquerque entendeo nele, desejou de ho fazer bendara de Malaca, que era tamanho officio q no tempo del rey de Malaca era a seguda pessoa depois dele: & sabendo dele que ho seria se lho ho gouernador desse, mandoulho pedir per hûa carta que lhe escreueo per Ruy de brito quando se foy, dizendolhe que muyto mais ennobrecida auia destar Malaca com ser bendara el rey de Campar que Ninachatu hum mercador, porque assi gentios como mouros se desprezauão de ser mandados por ele, & não se desprezarião de ho ser por el rey de Campar: & assi outras muytas rezões que sam largas de contar.

### CAPITOLO CXXX.

Em q se escreue ho reyno de Cambaya, & de quão poderoso he ho seu rey, & dôde começarão os reys de Cambaya.

Despachado Diogo fernandez de beja, partiose caminho de Chaul com sua companhia è Feuereyro, & por ho tempo ser ja quasi contrairo a sua viajem, chegou laa em vinte sete dias, & dali madou logo a nao Enxobregas a Diu, & ele seguio sua viajem pera currate hum lugar do revno de Cambaya, que he dos principaes revnos da India, confina do leuante que he polo sertão com dous grandes & ricos reynos, hum se chama Mandou, outro Sangà, & do ponente com ho mar Indico, & do norte com ho reyno de Dulcinde, & aqui começa a sua costa em hûa cidade chamada Mangolor: & dura ate quasi Chaul que he da banda do sul, que he ho primeyro lugar do revno de Daquem com que Cambaya comarca por esta parte. E a costa he de muytas legoas, & ha nela muytas cidades de bõs portos que sam muyto ricas. He geralmente muyto abastado de todo genero de mantimentos, em tanto que em qualquer parte dele seys legoas de terra, podem abastar de mantimêtos seys meses a hum grande exercito. He terra muyto viçosa & de muytas cacas, assi de monte como de ribeyras: he de grande criação de gado grosso & miudo. Crianse tambem muytos caualos, ainda que pequenos, de fora lhe vem muyto ouro & grande soma de prata: ha nele hua pedraria dalaquecas, de que se fazem muytos brincos que vão ter aas nossas partes. He pouoado este reyno polo sertão de getios, & nos portos de mar pola mayor parte de mouros, antre os gentios ha hûs que se chamão resbutos, que quando os reys deste reyno erão gentios (porque agora sam mouros) erão caualeyros & defendião ho reyno, & ho gouernaua, & despois que os

mouros ho tomarão recolheranse aas montanhas sem nunca se lhe quererem entregar, & ali viuem, & dali lhe fazem guerra ás vezes & eles se gouernão per si que não tem rey nem senhor que ho faça. Ha outros gentios a que chamão Baneanes, que não comem cousa nenhûa que padeça morte, & tem por ley de a não matar, nem ver quando a matão, & os pobres lhes leuão aues viuas & dizelhe que as querem matar, & eles as comprão por mais do que valem porque as não matem, & despois as soltão, & tambem comprão os condenados aa morte pela mesma causa, & tanto estimão de matar que quando acendem candeas tê nas em alenternas por se não matarem nas candeas as berberetas. E se lhe comem algüs piolhos, mandão chamar outros da sua ley que viuem apartados do mundo como hermitães, & te nos por santos, & estes lhos tirão & os põe em si por seruiço dos seus idolos. Estes Baneanes tem os mouros em tanta veneração, que onde quer que os achão catiuos os resgatão logo, sam muyto namorados, & andão bem atauiados ao seu costume, & casam, & tem molheres muyto fermosas. Ha outros gentios que se chamão Bramenes, que sam antreles sacerdotes, & tem em grande reuerecia ho numero de tres, & confessam auer hum soo Deos verdadeyro, criador de todas as cousas, & que sam tres em hita soo pessoa, & quando rezão, rezão tres vezes a estas pessoas, & tem que Deos verdadeyro tem outros muytos deoses que gouernão por ele, em que tambem crem, pelo que parece que aquela terra foy de Christãos, & por tempo se veo a perder a Christindade nela. E estes bramenes achandose onde estão nossas igrejas, etrão nelas & adorão as images, pregütando sempre por santa Maria, como que tem dela conhecimento. Destes não casam se não os hirmãos mais velhos, & no mais que hũa soo vez, & com hũa soo mulher, nem ela não casa mais morto ho marido. E ele a mata com peçonha se lhe faz adulterio, tirando se ho cometem com os irmãos de seus maridos, porque a estes he

licito dormir coelas. Neste reyno dizem que ha sesenta mil pouoações antre grandes & pequenas, & muytas sam cercadas & arruadas, & de casas altas de pedra & cal como em espanha: chamasse do guzarate & tambem de Camba, por amor de hua cidade que tem ho mesmo nome, que he hua das principaes de todo ele, está oyto legoas do mar por hum pequeno rio acima por onde lhe leuão as mercadorias que lhe vão per mar, & he muyto grande & fermosa com casas lauradas por dentro de maçanarias & pintadas douro, & de diuersas côres, & todas com jardins muyto frescos, & tem derredor muytas hortas de singulares agoas, & muy sabrosas fruytas. Ha nela grandes mercadores, assi gentios como mouros, naturaes & estranjeiros, & todos muyto ricos, que tra-tão em todas as partes, & tem em todas muyto credito, & tem nelas seus fevtores & estantes. Estes se veste de sedas & brocados, & calção no inuerno brozeguis, marroquis laurados douro, & capatos de pontilha, & nas cabeças fotas muy ricas, & costumão muyto cheiros & perfumes & outros deleytes: ha muytos officiaes machanicos que fazem obras tão sotis como em Frandes, & tecem panos dalgodão brancos & pintados, brocadilhos, veludos, cetins, chamalotes & alcatifas. E assi ha grandes lapidairos & salsificadores de pedraria. Costumanse nela hüas carretas com leytos de tauoado pintados, & carrados com porta, que tem pera vista húas janeletas de gelosia, & estas carretas trazem caualos, & andão coelas homens a ganhar pola cidade em leuar pessoas de hûas ruas pera as outras, assi a ver parentes, ou amigos, ou fêstas, ou pera ver a cidade, & ali vão muy secretamente, leuando dentro musica de vozes, & instormentos aa sua maneyra com que se desenfadão. Ha tambem como disse outras muytas & muy ricas cidades pela costa, & pelo sertão, & as mais da costa estão na enseada que disse que faz este reyno, que começa em Diu, & acaba em outra cidade chamada Damão. É nesta enseada enche a maré & yaza tanto que espraya duas

& tres legoas & mais, & he muyto perigosa por auer nela muytos rochedos, & ha antreles grades pégos, em que se as naos não ficão de baixa mar perdense nos rochedos, & por isso he necessario entrar nos portos desta enseada com pilotos da terra. As naos de Cambaya sam enseada com pilotos da terra. As naos de Cambaya sam sem quilha & cosidas com cayro como as do Malabar, & carregão muyto, porque não tem cubertas. El rey de Cambaya he mouro, & tem bem seyscêtas molheres com que dorme, & seruesse com muyto grande estado, & muy polidamente como os reys nas nossas partes: & por ser senhor de tamanho reyno tinha muyta renda, & muyto grande tesouro, & trazia gente sem coto em sua corte, principalmente darmas de caualo, & sam bõs caualgadores, trazem escudos redondos, & algüs sayas de malha, & os caualos acubertados. Antresta gête darmas os mais sam estranjeiros. s. Turcos, Abexins, Mamelucos, Coraçones, Turquimaes, Arabios & Persios, que se ajuntão aqui, assi por a riqueza da terra, como polos grandes soldos que lhe pagaua el rey. Trazia tambem el rey muytos alifantes, que compraua por muyto dinheiro, com que fazia a guerra a seus immigos: trazem nestes alifantes castelos de madeyra em que andão quatro & cinco frecheiros ou espingardeiros, & se os alifantes nã fossem tão doridos pelejão muyto bem, porque ferem os caualos & a gente dos immigos com os dentes: porem se sam feridos fojem logo, & desbaratão os da sua parte. Estes reys de Cambaya auia pouco que erão reys, que soyão de ser capitães do emperador de Deli hum grandissimo reyno no sertão da India: & era senhor desta royno. Este de Deliginale. te reyno, & do de Dulcinde, & do de Sangâ, do Mando, do Daquem, de Narsinga, & deste de Cambaya & tinha em cada hum hum capitão que ho gouernaua. E concertandose todos de lhe tomarem ho senhorio, se lhe leuantou cada hum com ho reyno que gouernaua, & se chamou rey dele, & ele ficou soomente com ho de Deli em que residia. E este rey que então reynaua em Cambaya, era ho quarto contando do primeyro que se leuãtou: & hum destes foy criado com peçonha, que assi ho quis seu pay polo não matarem coela: porque os reys destas partes costumão muyto mandarse matar hûs aos outros coeste genero de morte. E as molheres com que dorma por não morrerem lauauanse todas com çumo de limões, & despois comião outras cousas côtra a peçonha.

## CAPITOLO CXXXI.

De como Diogo fernadez de beja chegou a çurrate, & partio da hi pera Champanel.

Prosseguindo Diogo fernandez sua viajem chegou aa boca do rio de currate por ode ela estaa obra de duas ou tres legoas do mar: he hûa cidade pequena rasa com casas como ja disse, & chegou aqui a quinze de Março. E sabendo na barra como não era ainda vindo Pero queymado com ho seguro del rey, ho mandou pedir ao regedor da cidade, que era mouro & chamauase Destrocão, que logo lho mandou, & que lhe fosse feyto grande recebimento, que assi lho tinha mandado el rey de Cambaya que ho fizesse, porque sabia que auia de ir ho nosso embaixador, & sayrão a recebelo Meâcoje & Meâbabu capitaes del rey, & hum irmão de Meligupim acompanhados de muyta gente & leuarão caualos pera os nossos & carretas pera ho seu fato: & Destrocão não sayo coeles por estar doente de boubas. E recebido ho embaixador com muyto amor dos capitães mouros leuaranno aa cidade a casa do regedor, de que tambem forão muy bem recebidos, & lhe mandou logo dar hûa cabaya que he trajo da terra, & outras aos que hião coele que assi costumão de fazer aos estranjeiros, porque vestindose do trajo da terra parece hum grande sinal damizade, & que estão seguros na paz, & ho embaixador as não queria tomar, dizêdo que não auião de tomar cousa algúa se não do rey com que viuião. E dizendolhe ho regedor que elrev de Cambaya lhas mandaua dar, &

que ho aueria por grande desonrra se as não tomasse, as tomou & vestio logo com os de sua companhia, dizendo que ho fazia pois era del rey de Cambaya, & por estarem em sua terra, & por comprirem seu costume. E dali foy ho embaixador leuado aa sua pousada, que foy em hûas casas de Meligupim que erão grandes & ri-cas. E logo ao outro dia mandou ho embaixador hum presente ao regedor por Duarte vaz & Francisco paez, & assi por outros dos nossos, mandandolhe dizer que pois por lhe fazer honrra tomara as cabayas, que tomasse aquele presente por amor do gouernador, & por lhe fazer a ele honrra, & que lhe perdoase por ho presente não ser segundo seu merecimento, porque como era homem que andaua sempre com as armas aas costas, que não podia dar cousas ricas: & assi mandou presentes a todos os capitães, & ao irmão de Meligupim, & ao seu feytor, & todos os receberão de boa vontade & folgarão coeles, posto que ho regedor se encareceo em tomar ho seu. E mandados estes presentes, forão visitar ho em-baixador, ho filho herdeiro de Meligupim, & duas filhas por lhe fazer honrra, que he a mayor que se pode fazer, & a estes deu ho embaixador alguas peças ricas. E logo neste comenos se começou de soar que Meligupim estaua agrauado del rey de Cambaya, & se fora da corte por algüs desfauores que lhe fizera, & que el rey partia muyto de pressa socorrer a húa fortaleza que se lhe leuantara, & era muy longe. E sabédo ho embaixador isto, não quis partir pera a corte ate não saber a certeza de tudo, & por se escusar do regedor que lhe dizia que partisse, disse que não era vindo ho seguro del rey, com que chegou Pero queymado a vinte sete de Março, & trouue hûa carta del rey pera ho regedor, em que dizia que desse aos nossos todo ho necessario pera seu caminho ate a cidade de Madauá, onde ho embaixador auia dir falar a el rey, & outra de Meligupim pera ho gouernador, em que se auia por mofino de não estar na graça del rey como dantes pera ho seruir, como sem-

pre desejara. E ambas as cartas hião abertas, & ho embaixador as vio: & sabendo ele por Pero queymado ho desfauor de Meligupi, & que se fora pera a cidade de Champanel, & el rey ido a socorrer ho castelo que se lhe leuantara que era muyto longe, quiserase dali tornar por ter regimento do gouernador que por nenhum modo inuernasse em Cambaya, hora ouuesse concerto antre el rey & ele, hora ho não ouuesse. E que ho tempo da moução pera tornar aa India, era ja tão curto que como abalassem de currate auião por força dinuernar em Cambaya, pera o que não leuauão a despesa necessaria por ho gouernador fazer conta que não auião laa dinuernar, & se ho fizesse seria com seu grande abatimento & desonrra, & com passar ho regimento que lhe ho gouernador dera: & por isso determinou de se tornar de currate tanto que chegasse a nao rume, em que ho embaixador mandara ver per ho capitão della os lugares em que se podia fazer fortaleza. E determinando de se tornar ho mandou dizer ao regedor, dizendo as rezões que pera isso tinha, que elle contrariou com dizer que como se auia de tornar tendo seguro del rey, & estar tudo prestes pera seu caminho por seu manda-do, & que conta lhe daria se fosse sem ir a ele pois vinha a isso, & que se de todo se quisesse ir que primeyro ho auia descreuer a el rey, & vindo seu recado farião o que mandasse. E vendo ho embaixador a vontade do regedor, & por não ser chegada a nao deixouse estar ate ver o que el rey respondia ao regedor que lhe logo escreueo, & ele escreueo a Meligupim tudo o q passaua, pedîdolhe q lhescreuesse miudamête o q era bê que fizesse, & lhescreuesse o q lhe mandara dizer e segredo por Pero queymado, & a Ganapatu pera lhe ho gouernador dar a isso credito. E nisto chegou a nao rume, & ho ebaixador se quisera ir, & na foy por ho regedor lhebaraçar a ida dizendo que auia de escreuer a el rey como a nao era chegada, & deulhe a enteder q sabia onde fora, & que sospeytaua a que. E por enten-

der no regedor que ho não auia de deixar ir, & dandolhe a entender que ficaua por fazer a vôtade a el rey de Cambaya ficou, & ho regedor mandou mostrar ao lingoa & escriuão da embaixada hûa carta del rey, em que lhe escreuera q em todo caso fosse ho ebaixador velo. E tedo prestes sua partida se partio aos vintoyto de Março pera a cidade de Madauâ onde el rey estaua. E ho regedor & feytor de Meligupim lhe derão trinta & tres caualos, que tatos erão necessarios pera os que auião dir a caualo, & doze carretas pera ho fato, & vinte piães da terra frecheiros, & hum capitão de gête de caualo chamado Meâcamadim. E com toda esta companhia que era muy grande começou ho embaixador seu caminho, & sendo hûa jornada ou duas de currate, lhe derão a reposta de Meligupim â sua carta em que aprouaua sua ida a el rey. E despois desta carta, mais a diante lhe foy dada outra sua, em que dizia que tâto que aquela visse se fosse a Champanel onde ele estaua, que he hûa cidade das mayores que el rey tem & a mais forte. Estaa no sertão trinta legoas do mar situada em hum grande campo, em que se leuanta húa serra pequena em redodeza, mas muyto grade em altura, em tanto que pola parte mais baixa tem quatrocentas braças daltura, & he toda cercada de rochedo. Nesta serra està situada a cidade cercada de muros & torres, & dentro desta primeyra cerca të outras seys & todas de muros muy fortes: a primeyra cerca não tem mais que hũa soo entrada por hua porta muyto alta feyta ao picão, & entrão por baixo do chão trinta ou corenta braças. E diâte desta porta estaua hua caua muyto funda de largura de cem passos com hûa pôte leuadiça. Nesta cidade estão hûs paços dos reys de Cambaya, que ocupão tanto espaço como Euora, & sam cercados de muro, q se serue por tres portas de ferro, & dentro não pousa mais que el rey com suas molheres, & os recebedores de suas rendas que andão na corte, & os officiaes de sua casa, & estão os almazes de armas & munições de guerra, & todo ho mais sam jardins que dão fruytas como as nossas com fontes de jaspes, & estão todos ao derredor de muytas casas de prazer, de que as mais sam de hum sobrado, & as outras terreas, & quasi todas abertas por duas partes, & hũas tẽ as paredes lauradas douro & dazul, & outras brâqueadas com betume de gesso & claras douos, & outras confeyções com que ficão tão aluas & resprandecentes que fazem perder a vista, & ho chão he ladrilhado dazulejos: seria esta cidade de cento & trinta mil fogos.

## CAPITOLO CXXXII.

De como ho embaixador se vio com Meligupim na cidade de Châpanel, & de como se partio pera a corte delrey de Cambaya.

A esta cidade chegou ho ebaixador aos quatro dias Dabril ao meyo dia, & deceose em hija horta pera ali se despir dos vestidos de caminho, & ir ver Meligupim, que sabendo que era chegado, lhe madou caualos pera sua pessoa & pera os de sua copanhia, & madou muyta gête de caualo q ho acopanhasse & muytos tangeres que ho acompanharão ate a casa de Meligupi, q ho sayo a receber à primeyra casa das suas, & lhe fez todo hogasalhado que se podia fazer: & ho embaixador lhe deu ho presente que lhe ho gouernador mandaua, & mais hãa carta, & despois lhe mostrou ho presente que ho gouernador mandaua a el rey de Cambaya. E porque Meligupim ho ouue por pouco, conselhou ao embaixador que lhe acrecentasse mais hum bacio dagoas mãos de prata dourado per partes, & hũa albarrada do mesmo, & hûa adaga forrada douro, punho & bainha, & muyto bem obrada, & estas tres peças erão do embaixador. E sabendo Meligupim como ho gouernador mandaua pedir a el rey hua fortaleza em Diu pera goarda da muyta fazenda que el rey seu senhor auia hi de ter: & pera conseruação da paz, disse que era muyto bem

pedir fortaleza, posto que Meliquiaz escreuera muytas vezes a el rey que ho gouernador lhe pedia em Diu hua fortaleza, & que lha não desse, porque a não queria se não pera lhe tomar sua terra: & não lhe dando fortaleza, não ouuesse medo de lhe tomar Diu que estaua muyto forte. E passados tres dias, partiose ho embaixador pera Madauà onde el rey estaua, mandandolhe Meligu-pim dar caualos, & a lames teixeira pera ho caminho, & outros que leuassem a destro pera a entrada dalgüs lugares, & assi outras carretas, & quatro camelos que lhe leuassem tedas se lhe fossem necessarias: & assi mandou coele hum homem principal de sua casa & seu capitão ate Madauá co seys de caualo & vinte de pee, & ho auisou que não pousasse se não ôde lhe aquele seu capitão dissesse. E antes de chegar a Madauâ (que he hũa cidade mayor que Champanel & mais nobre de edificios) foy aquele capitão dizer ao goazil moor del rey de Cambaya que se chamaua Codamação a vinda do embaixador. E por quato el rey era aa caça, & não se sabia certo se tornaria aquele dia, madou Codamacão dizer ao embaixador que ficasse aquela noyte em húa sua horta junto da cidade ate lhe mandar recado. E ao outro dia logo pola manhaà, mâdou Codamacão hum turco principal de sua casa com trinta de caualo, & diante muytas trobetas & outros instormentos, pera que fosse com ho embaixador a sua casa onde auia de pousar em hum apousentamento apartado sobre si. E os nossos hião espantados da multidão da gente que auia na cidade, assi de caualo como de pee, & todos com atauies muy custosos, & assi da nobreza dos edificios da cidade, & a gente que se ajuntaua a ver os nossos lhe impidia que não podessem passar, & deteueranse muyto ate chegar a casa de Codamação, a cuja porta estaua Melique quadragi filho do regedor de currate que era paje del rey esperando polo embaixador, a que fez muyto grande cortesia, & ho leuou a Codamação. E despois de seu recebimento ho embaixador lhe deu ho presente que lhe leuaua do gouernador, que forão duas peças de cetim, hua roxo outro pardo: & outras duas, hua de camarabado verde, & outra de damasco branco. Dezoyto couados de graã, & hũa albarrada de prata, & alem disto hua taça que ho embaixador acrecentou mais de sua casa, porque nele estaua ser seu despacho boo ou mao por ser ho mais priuado que el rey aaquele tepo tinha: & assi lhe den a carta do gouernador. E mostrado Codamação que folgaua muyto com ho presente, recolheose ho embaixador pera as suas pousadas, que erão muyto boas & cercadas, & em que todos os que hião com elle couberão aa sua vontade. E Codamação lhe mandou muyto largamente de comer: & ao outro dia antes de comer lhe mandou recado do paço que fosse falar a el rev, que assi ho mandaua, & pera hirem, lhe mandou muyto bos caualos, & a todos os seus, & foy coele Melique quadragi, & muyta gête de caualo & de pé que forão do paço pera isso, & com muytos & diuersos instormentos. E com muy grande aparato abalarão pera ho paço, indo ho embaixador & todos os nossos muyto be vestidos. E legação ali tres dos nossos ho presente que ho gouernador màdaua a el rey, que era hum colar douro esmaltado, & hil punhal forrado douro, bainha & tudo, & anilado que parecia muyto bem, & a adaga do embaixador posta em húa arelhana douro, & ho seu bacio dagoas mãos & albarrada, & hũa peça de borcado verde da Persia, & duas da China, & noue couados de veludo preto, & assi chegarão aos paços que erão terreos (que assi os tinha ho emperador de Deli quando senhoreaua Cambaya.) E entrado ho embaixador nos pacos com Melique quadragi, despois de passar por muytos patios & casas chegarão a hum muyto grande, onde a hû cabo em hûa capelinha defronte da porta estaua el rey deitado em hum catle vestido em húa cabaya branca de pano dalgodão fino, & na cabeça hũa fota do mesmo, & muyta gete em pee posta em ordem dhum cabo & do outro todos grandes senhores & capitães de

gente que tinhão muyta renda: & em ho embaixador ho vêdo lhe fez hũa mesura ao nosso costume com todos os nossos. E logo ele & Iames teixeira por seu mandado se chegarão pera onde estaua, & junto do catle, lhe fizerão cada hum sua mesura. E el rey os recebeo com muyto gasalhado, & postos ambos em pee junto de Codamação & doutros señores, forão os outros nossos de dous em dous fazer suas mesuras a el rey que assi ho mandou ele, & dali se tornarão onde estauão, & mostrando a todos muyto boo rosto, & dando a entêder que folgaua de ver a nossa cortesia. Feyto este recebimento, the apresentou ho embaixador ho presente que digo, com que el rey mostrou que folgaua muyto, tomã-do algũas peças na mão, principalmête ho veludo preto, & oulhandoas & falando nisso com aqueles senhores que hi estauão. E visto ho presente, tomou a carta do gouernador, q ele leo logo, & lida lhe disse como ho gouernador lhe mădaua sua çalema, & estaua a seu serniço com toda a armada, & com todos os Portugueses: folgou ele muyto coisso, & preguntou polo gouernador como lhe hia & onde ficaua. E esta pratica foy desta maneyra, falaua ho embaixador ao seu lingoa, & este falaua a outro del rey, & ho del rey falaua a outro que ho dizia a el rey, porque assi ho costumana, & se costuma ainda agora & teno por grade estado. Acabada esta pratica, mandou el rey a Melique quadragi que leuasse ho embaixador & aos nossos a hû cabo do patio a darlhe as cabayas, as do embaixador & de lames teixeira de brocado & as dos outros de veludo, & eles as vestirão, dizêdo ho embaixador q ho fazião por lho el rey mådar, mas å aåle nå era seu costume. Vestidas as cabayas, tornarão outra vez a fazer reuerêcia a el rey ao nosso modo, & ele disse ao ébaixador q se fosse embôra pera a pousada, & q dissesse tudo o q queria a Codamacă & q logo seria despachado: & assi se tornou acompanhado como foy, & sendo na pousada, chegou Melique quadragi, & coele hu home que trazia hu bacio grande cheo de moedas de prata mouriscas, que se chamão madrafaxaos, & deu os ao ébaixador, & a lames teixeira da parte del rey que lhos mandaua pera lauajem das camisas, & eles se poserão em os não tomar, dizendo q ho não costumauão. E por lhe ele dizer q el rey ho aueria por injuria, & lhe pareceria que desprezauão suas cousas, & aueria muyto grande menencoria, os tomarão, & assi duzentas tangas q lhe el rey mandou dar cada dia pera seu comer, que erão quinze pardaos douro. E tudo ho embaixador madaua entregar a Pero queymado pera q o gastasse.

## CAPITOLO CXXXIII.

De como ho ébaixador foy despachado del rey de Câbaya, & de como se tornou a çurrate.

Ao outro dia falou ho ebaixador com Codamação, & lhe disse como ho gouernador madaua pedir a el rey hua fortaleza em Diu, porque assi lhe escreuera el rey seu señor à ho fizesse, porque dandolha aueria sua amizade co el rey de Cambaya, & sua fazenda estaria mais segura, porque auia de ser muyta, & ele auia de ter por isso grandes proueitos. Ao q Codamação disse, q como pedião agora fortaleza em Diu, se ateli não pedirão se não feytoria, & q el rey a começara de dar a Tristão degâ quando lá fora com embaixada, & pera amizade & trato abastana feytoria, porq nome de fortaleza era muyto grande cousa. Ao q ho embaixador respondeo que el rey de Portugal não auia de fiar sua gente & fazenda de nenhûa terra na India sem fortaleza, & ainda muyto boa por não matare a gête, & lhe roubarem a fazenda como fizerão em Calicut, Coulão & em Malaca, em q se teuera fortalezas como então tinha em algüs deles tudo esteuera seguro, & não fora quebrada a paz ne a amizade: & porq el rey seu senhor a queria ter verdadeira co el rey de Cabaya pedia fortaleza em Diu, quanto

mais q pera hû tamanho señor como ele era não deuia dauer por muyto hua fortaleza em seu reyno sendo dhu rey seu amigo, & de que auia de ter muyta honrra & proueito. E assi lhe deu outras muytas rezões pera se Îhe dar a fortaleza. E passando sobristo muytas miudezas, disse Codamação q por amor do gouernador ele diria tudo a el rey, & ho despacharia ho mais cedo q podesse, & assi ho fez que dahi a dous dias que forão a vinte Dabril lhe deu ho despacho, dizedo que dizia el rey que posto que ele tinha dada feytoria em Diu ao gouernador, & ate então lhe não mandara falar em fortaleza, lhe prazia dala em currate, ou feytoria em qualquer lugar de seu reyno onde a ho gouernador quises-se. E isto disse ho Codamação com hũ contentamento como que tinha acabada grande cousa, ou ho fazia com malicia por temporizar com ho embaixador, que na verdade se ele quisera el rey dera fortaleza e Diu, porem ele não quis por não encontrar a Meliquiaz que não queria ver lá fortaleza nossa. Ouuido ho despacho polo embaixador, agardeceo a Codamação ho trabalho que nisso leuara, & a boa vontade que tinha, & disselhe que não auia daceitar fortaleza se não em Diu, que assi lho mandara ho gouernador, por Diu ter boo porto & poderem as nossas naos entrar dentro, & que se podião ti-rar a monte se fosse necessario & inuernar hi, o que não podia ser em currate, onde a fora estes incouenietes auia outro, que era ficare as nossas naos tres legeas do porto. Do q se Codamação mostrou muyto descontente, dizedo que como não punha na cabeça o q el rey daua. E ho embaixador disse que punha por serem pala-uras del rey, mas que não podia aceitar fortaleza se não em Diu, & que ele deuia de pesar muyto bem (pois era pessoa em q el rey côfiaua tanto) quanto proueito & honrra era del rey de Cambaya o q lhe ho gouernador mandaua pedir, & que deuia daconselhar a el rey que ho fizesse, porque seus portos se tornassem a eno-brecer, & a render o que rendião, & ainda muyto mais:

& que as suas naos lhe trarião seguramête toda a riqueza do mudo & nauegarião seguras. E tâtas rezões lhe deu, que ele disse que por amor do gouernador tornaria a falar a el rey, & pera que teuesse disso mais lembraça & ho fauorecesse, lhe madou ho embaixador hû barnegal de prata & hũ castiçal que erão seus, dizendo que lhe mandaua aquilo por ser cousa de Portugal co que lhe parecia que folgaria, & assi disse ele que folgaua. E dali a quatro dias lhe disse que dizia el rey, q polo irem ver de tão longe, era contête de dar ao gouernador fortaleza em hu de quatro lugares, Bombaim, Currate, Maim, Doubez, & feytoria ê Diu ou onde quisesse, & q escolhesse hua cousa daqlas se hia por paz, porq ele não auia de tornar a falar a el rey porque aueria grande menencoria, & que se qualquer daquelas cousas não quisesse, que lhe não parecia boô ho coracão do gouernador. É com tudo isto ho embaixador não quis aceitar nenhûa daquelas fortalezas, & deulhe as rezões que lhe tinha dadas, porque a não aceitaua em currate. E corrêdo por esta materia de palaura em palaura, disse Codamação que se auendo paz antreles as suas naos aujão de nauegar seguras, não leuando nenhua especiaria pera Adem ou pera ho estreito, se lhe tolheria ho gouernador que não fossem lâ. Ao que ho embaixador respondeo q não era rezão, que tendo el rey de Cambaya paz & amizade com el rey de Portugal madasse suas naos a Adem & ao estreito, com quem ele tinha guerra, porque a verdadeira amizade auia de ser amigo damigos, & îmigo dîmigos. E disto não podia fugir el rey de Cambaya, porq assi ho lcuara despachado Tristão dega: o que Codamação negou, posto q lho mostrarão polo liuro do escriuão de Tristão degâ, & disse o não sabia parte de tal despacho nem doutro nenhũ se não teuesse a chapa del rey, q he ho seu selo, & mais que não sabia que proueito vinha a el rey de Cambaya da amizade delrey de Portugal se lhe tiraua a nauegaçao do estreyto donde recebia ho mayor ganho de suas

rendas, & se ele isto não teuesse, que não sabia q auantajem lhe fazião, pois a Meliquiaz q era seu escrauo tinha ho gouernador dados mais privilegios. E ho embaixador lhe disse, que posto que elrey de Câbaya não podesse mandar ao estreito, que podia mandar a Ormuz, a Malaca, Pegû, Martabão & Bengala, ode se fazia tanto proueito & mais que em Adem & no estreito, & assi em outras partes q tinhão paz com el rev de Portugal, & estauão a seu seruiço: & q soubesse q ho gouernador estava prestes com a armada da India esperando pola de Portugal pera ir logo sobre Ade, & a moução passada deixara de madar la muytas naos por rogo de Meliquiaz, que lhe mandara pedir que ho fizesse assi por se não perder Cambaya de q erão lâ muytas naos, & que ele faria co el rey de Cambaya que lhe desse fortaleza e Diu, & por isso ho gouernador as deixara de mandar. E assi lhe disse, que se Adem fizesse concerto com ho gouernador, que tendo el rey de Cambaya paz com el rey de Portugal poderião as suas naos ir lâ não leuando especiaria. E com tudo isto Codamação disse que não auia de tornar a falar a elrey no despacho: & desesperado disso, ho embaixador lhe pedio que lhe mandasse fazer ho despacho que lhe el rey daua pera ho leuar ao gouernador, & lhe dar rezão de si. E fevto ho despacho, se foy ho embaixador despedir delrey, q a fora as cabayas q lhe derão como da primeyra vez, lhe mandou dar a ele & a lames teixeira senhas adagas ricas, & senhas peças de camarabandos: & Codamação lhes deu pera ho gouernador hum terçado rico & hûas peças de beatilhas muyto finas do deli que antreles seruem de fotas, dizêdo que aquilo mandaua el rey ao gouernador e sinal damizade, & lhe mandaria hua alimaria chamada ganda, que lhe leuarião a currate.

## CAPITOLO CXXXIIII.

De como ho embaixador foy inuernar a çurrate, & despois se partio pera Goa.

Despedido ho ebaixador, partiose ao outro dia, q forão vinte seys Dabril auendo dez que estauão em Madanal, & ele & os seus tornarão nos caualos & carretas de Meligupim, q esperarão todo este tempo pera os tornar a currate, & no caminho achou hu Portugues chamado Antonio afonso, q lhe ho gouernador mandaua com cartas & com dinheiro, & chegou a currate a oyto de Mayo, onde lhe foy forçado inuernar por amor dos ponetes, que erão ja tão forçosos q derão â costa co as naos & zabucos, & mais não tinha embarcação em q podessem ir. E auendo dez dias que era chegado, chegou a ganda, que era hua alimaria quasi da grossura de hua pipa & curta dos braços & das pernas, & toda cuberta de cochas pelo corpo, saluo a barriga, & a cabeça como de porco, & no meyo da testa hum corno muyto agudo de comprimento dhum palmo ou mais. E estas alimarias se criã em desertos do sertão da India, & chamanlhe os Indios gandas, & cuydo q sam os Rinocerotes que Diodoro diz que pelejão co os alifantes & os matão. Esta trouve hu capitão del rey de Cabaya bem acompanhado de gente, & assi a entregou ao embaixador co grade festa de tangeres. E ho embaixador lhe deu hũa peça de cetim branco, & dez pardaos em dinheiro. E inuernando ho embaixador em currate em Iulho, mandou Pero queymado a Madaual com cartas a Codamação sobre sete escravos Christãos q lhe fugirão do caminho indo pera currate, que soube q estauão em sua casa. E lidas por Codamacão as cartas, nã quis dar os escrauos, & disse a Pero queymado q os tomasse se os achasse, & nem respondeo ao embaixador nem menos a Melique quadragi, a quem escreueo sobre ho caso. E vendo ho embaixador

que não tinha remedio pera auer os escrauos, entendeo em buscar embarcação: o q sabendo Meâbabu & Meâcoje, lhe disserão que não buscasse embarcação, porq eles tinhão cuydado de lha dar quado fosse tempo, que assi lhe tinha madado el rey de Cambaya, & q lhe dissessem quantas naos auião mester pera lhas fazerem prestes. E dizendo ho embaixador q os feytores de Meligupim tinhão cuydado de lhe buscar a ebarcação por seu dinheiro, eles ho não quiserão consentir, & que a-uião de tomar a embarcação que lhe el rey daua, pedindolhe que a tomassem, porq lha darião muyto boa. E aconselhandolhe os feytores que a aceitasse, ho fez assi, & disse q abastaria hua nao de ate trezentos & cincoenta candis que he hũa medida que se costuma na terra, & outra pequena pera leuar a Ganda. E aos vinte dias Dagosto fizerão trazer hũa nao grande & boa ao cays de currate, q ho embaixador disse que abastaua pera tudo, & o não auia necessidade de mais: & pedindo ho mestre da nao ho frete ao embaixador, disselhe que ho pedisse a Meábabu & a Meâcoje, que tinhão cuydado de ho pagar, & madoulhes dizer por seu recado que não pagara ho frete pelo que lhe eles tinhão dito, & eles fizeranse muyto menencorios do mestre & ameaçarano, & mandarao dizer ao embaixador que se laa mais fosse que ho lançasse pola porta fora. E isto tudo era falso, porque eles quiserão q ho embaixador pagara ho frete, porque lhes ficara ho dinheiro que tinhão del rey pera ho pagar, & assi a matalotajem que fosse necessaria. E vedo que era necessario pagar tudo pelo q tinhão dito ao embaixador pois ele se pegaua a isso, fizerão fugir ho mestre da não & os marinheiros, & fingirão que lhe pesaua disso, & fizeranse muyto menencorios do embaixador, dizendo que ele os fizera fugir. E tatas cousas fizerão, que desesperando ho embaixador dauer por eles embarcação, a ouue dos feytores de Meligupim que lhes tinha mandado q lha dessem & assi tudo ho de q teuesse necessidade pera sua viaje: & eles

lhe buscarão tres zambucos, q se chamão cotúbas á custa de Meligupim. E auedo Meababu & Meacoje menencoria disto, madarão hua novte lançar polas ruas de currate bem cincoenta vacas mortas & acutiladas, & lacarão fama ao outro dia que os nossos fizerão aquilo: & assi ho disserão aos feitores de Meligupi, que erão Baneanes, porque os indignasse contra os nossos & lhes não dessem embarcação: porq se não pode fazer mayor pesar aos baneanes que matarlhe vacas, que elles adorão. Porê os feitores não ho crerão, porque sabião q os nossos se fechauão com sol: & assi lho disserão, & que sabião a verdade, ĝ os mouros matarão as vacas. Que não contentes co esta treição, vendo que lhes não aproueitaua, quiserão deter ho embaixador com dizere que lhe auiào de ver ho fato quando se embarcasse: & estiuerão dous dias sem ho mandar ver, madandolhe ho embaixador muytos recados sobrisso, ate que foy lames teyxeira falarlhe, acopanhado de sete ou oito criados del rey, & leuou ho despacho del rey, & ho seguro que lhe tinha dado, & faloulhes muyto aspero porq os não despachauão, & querião q perdessem mais tempo do que tinhão perdido. E eles se desculparão, & então apertarão muyto q lhes querião pagar a embarcação. E despois de gastadas sobrisso muytas palauras, disse lames teixeira q a embarcação era paga per Manichete feytor de Meligupim que se auiessem coele, co tanto q não ficasse descontête. E coisto ficarão amigos, & lhe mostrarão hûa carta de Meliq quadragi, em que dizia que el rey soubera como ho ebaixador se queria ir, q dizia que se fosse embora co todos os seus, & q lhe mandassem algus panos, & que lhos não mandauão porq adoecera Codamacão que os auia de despachar, que se os nossos quisessem esperar q lhos mâdarião, & ho ebaixador não quis. E recociliado com Meababu & Meacoje co que esteuera de quebra polas cousas passadas, se foy embarcar com os nossos, com ho mesmo aparato que foy recebido quado chegou, & partiose pera a India a treze de Setebro.

### CAPITOLO CXXXV.

De como Iorge botelho, & outros capitães desbaratarão el rey de Linga, & do mais que passou em Malaca.

Neste tempo chegou recado do gouernador a lorge dalbuquerque q mandasse chamar elrey de Campar, & q ho fizesse bedara de Malaca. E porque lorge dalbuquerque sabia que lorge botelho era muyto conhecido em toda aqla terra & sabia a lingoa, rogoulhe q fosse por el rey de Campar, & madou coele outro capitão que se chamaua Aluaro vaz, & deulhes hua fusta & duas lancharas em que fossem com algüs dos nossos & gente da terra. E indo Iorge botelho pera Campar, achou noua que el rey estaua cercado por el rey de Linga vassalo del rey de Bintão q era muy boo caualeyro, & isto por ser amigo dos nossos: & porq lorge botelho soube que a gente que tinha era muyta, & a sua quasi nada mãdou ho dizer a lorge dalbuquerque & pedirlhe ajuda, & ele mandou Tristão de Miranda, Antonio de miranda dazeuedo, Ayres pereyra de berredo todos capitães, & por seu capitão mór Francisco de melo, & a fora a gente Portuguesa que serião ce homes, hião sete ou oyto lancharas co gente da terra. E partidos de Malaca chegarão â boca do rio de Campar ode estaua lorge botelho, & dali entrarão todos ho rio & forão por ele ate a etrada dhum esteyro, onde ho rey de Linga tinha feyta hũa tranqueyra muyto forte, & tinha ali sua gente & armada, & fazia a guerra a el rey de Campar, cuja ci-dade estaua polo esteyro acima. E entrando os nossos por este esteyro, acharano tão estreyto, & cercado de ribas tão altas q senão atreuerão a ir por ele, porque temerão q sabedo os immigos sua ida acodissem logo, & os matassem de cima das ribas sem se eles poderem defender, & mais como ho esteyro era tão estreyto poder-lhe hião queymar a frota. E por isto pareceo bê a todos a se tornassem, & se posessem no rio largo á boca do esteyro, & ali tolherião os mantimêtos aos immigos, que por esta causa savrião a pelejar coeles, como sayrao tanto que ho souberão, & era hũa frota doytêta lancharas, em que andauão bem seys mil homes os mais deles frecheiros, não sômente de frechas darco, mas de zarauatana, & os nossos serião setecentos homês, ce Portugueses & os outros da terra. El rey de Linga hia diate a remos em hua lachara tamanha como hua grande galeaça & leuaua nela duzentos homes co padeses q os cobrião todos, & lanças muy boas, & como a maré decia rija hia a làchara a todo tira, & dâ de supito com Iorge botelho q estaua em húa lanchara na boca do esteyro com obra de vinte Portugueses, despigardas, & bêstas, & algûs frecheiros da terra: & em ele vendo a lanchara del rey, mada desparar sua artelharia que deu pelos remeyros de hua banda, & leuou algus deles mortos, & os outros co medo deixarão ho remo, & baquearanse que foy causa de se atrauessar a lanchara na boca do esteyro, & por ser estreyto encalhou se poder passar, & as outras q hiào apos dela se deteuerão nela, & ficarão amotoadas, que parece que foy milagre de nosso señor, porq segundo a multidão de gête que erão, os nossos ouuerão de passar mal. E como lorge botelho vio aquilo, começa desforçar os seus, dizêdo que Deos era coeles, & lhes daua os immigos nas mãos, que os aferrassem: & assi se fez, pore eles não ousarão desperar, que em os nossos abalrroando se lançarão ao rio, por mais que el rey de Linga lhe bradou q ho não fizessem. E vendo ele que lhe não aproueitana, laçouse també & foyse a terra nadado. E nisto acode Francisco de melo co os outros capitães, & etrão pola lanchara del rey & dão nas outras, q assi se hião despejando como os nossos entrauão, & todos se acolhião a terra sem ousarê de os esperar. E tudo isto como digo foy milagre de nosso senhor, porq doutra maneyra não era possiuel que tanta multidão de gente como erão os immigos, ouuessem ta-

manho medo de tão poucos como erão os nossos, q ouuerão aqui muyto despojo. E desbaratados os immigos, veo el rey de Campar q logo soube a noua, & deralhe a lanchara em que andaua el rey de Linga, que ele esti-mou muyto por se auer antreles por grande horra, & as outras, delas forão tomadas, & as mais queymadas. E sabendo elrey de Campar ho recado q lhe leuauão pera ir gouernar Malaca, fezse prestes ate ho outro dia com molher, filhos & toda sua casa: & os nossos se partirão coele, & na boca do rio acharão Ioão lopez daluim com certas lancharas que lhes apresentou hua provisam de Iorge dalbuquerque, em q lhes mandaua que lhe obedecessem todos, & fossem coele sobre Bintão pera ho destruyrem. E como todos os mais daqueles capitães erão fidalgos, desprezaranse de ir debaixo da capitania de Iohão lopez a hũ feyto tão honrrado como fora tomar-se Bintão, de q ele auia de leuar toda a honrra, & por isso ordenarão como não fossem, & tornaranse todos a Malaca. E por Iorge dalbuqrque enteder a cousa como fora, os predeo a todos: & ao outro dia soltou Iorge botelho, & rogoulhe que fosse co Ioão lopez a Bintão, porque copria muyto a seruiço del rey seu senhor destruyr-se aquela força q ali se começana de criar: & que sendo caso q não podessem entrar Bintão, que se tornasse Ioão lopez pera Malaca, & ele ficasse laa co toda a armada, porq tolhesse os mantimetos a el rey, & lhe fizesse todo ho mal que podesse, & nã se fosse da hi sem seu madado. E partido Ioão lopez pera Bintão, ordenou-se a cousa de maneira, que nem ele ho entrou, nem Iorge botelho ficou laa, & tornaranse pera Malaca, onde sabedo Ninachatu que el rey de Campar hia a Malaca pera ser bendâra, credo que ficana desonrrado se lhe tirauão ho officio, quis antes morrer honrrado, & matouse com peçonha q comeo: & logo el rey de Campar foy le-uantado por bendara com muyto grande fêsta, & muyto grade prazer de todos, & despois que ele gouernou se ennobreceo Malaca muyto mais q dâtes.

## CAPITOLO CXXXVI.

De como chegou aa India Christouão de brito capitão moor das naos da carga: & de como ho gouernador determinou de ir sobre Ormuz.

Estado ho gouernador em Goa, em Setebro de mil & quinhentos & quatorze chegou hi Christouão de brito, que partio aquele ano de Portugal por capitão môr da armada pera a India, de que forão capitães a fora ele Francisco pereyra coutinho, Luys dantas & Ioão de melo: & com Christouão de brito hia Nicolao ferreyra, que fora por embaixador delrey Dormuz ho antecessor do que reynaua, a el rey de Portugal sobre lhe confirmar sua amizade, & descarregalo que não pagasse cadanno mais de dez mil xerafins de pareas, porque pagaua quize mil, fazendose muyto pobre, & que não podia pagar tanto. E ho embaixador como foy è Portugal, quis lhe nosso senhor dar graça pera que se fizesse christão, & deixasse de ser arrenegado como era dantes. E deixando a falsa seita de Mafamede, reconciliouse com a sancta igreja catholica, o que foy feyto com grande festa que el rey madou fazer: & reconciliado disse a el rev a verdade Dormuz, & camanha cousa era, & quanto rendia, & quão tiranizado estava por Cojeatar: por isso que não alargasse cousa nenhữa das pareas, & q ho deuia de mâdar tomar. E el rey por temporizar co el rey Dormuz, respodeolhe acerca das pareas que na India tinha seu gouernador sobre quem descarregaua todos os negocios dela, q ele faria nisso o que lhe bem parecesse que lhe mandasse recado. E ao gouernador escreueo o que escriuia a el rey, & que se podesse tomar Ormuz sem ho destruyr que ho fizesse, encomedandolhe muyto que se là fosse q ficassem as cousas da India tão seguras que não recebessem nenhũ trabalho, porque coseruar ho ganhado era mais q ganhalo de nono: & toman-

do Ormuz fizesse a igreja principal da auocação de nos-sa senhora da conceição, assi como a de Lisboa. E vêdo ho gouernador esta carta, posto que estaua determinado pera ir a çuez pelejar com a armada do Soldão, mudouse desta determinação por estas rezões, porque posto q fosse grade cousa desbaratar a armada do Soldão que cadano abalaua a India co sua vinda, & estoruar a romaria dos mouros a Meca, & cocertarse co ho Preste, não fundia mais nem aproueitaua, que tolher aos mouros as mercadorias que leuauão polo mar roxo que não indo ficauão as que hião de Portugal de muyto môr preço: & porem acabado do gouernador desbaratar a armada do Soldão, auiase de tornar â India, & pagar matimeto a gete das feytorias del rey, & soldo que se lhe deuia, & elas ficauão muy desprouidas de dinheiro & mercadorias, porq a carga das naos & ho mao cuyda-do dos feytores egolia tudo & a gente ficaua sem remedio. E indo a Ormuz, senhoreadoho de todo como esperaua em nosso señor teria ali com que prouer a gête, & poderia espalmar a armada, & esperar a dos rumes no tepo verdadeyro em q podia ir a India, & ganharsehia tanto no trato dos caualos pera os leuar a Goa, q el rey de Narsinga & ho Hidalcão andauão a quem mais daria por eles, & ou aueria por isso Baticalá, ou a terra firine de Goa: & a fora isto melhorauasse grademete o estado del rey na India, co ter por seu hu reyno tão rico como aqle. E ele ganhado, dali poderia mais facilmente tapar ho mar roxo q da India porq lhe ficaua mais perto, & fechandose ho mar roxo, dauasse saida â especiaria por Ormuz, do q resultaua muy grossa reda a el rey de Portugal, como o gouernador tinha por esperiecia no anno q entrou ho mar roxo, q forão a Ormuz mais sesenta naos do q dates hião. E por estas rezões mudou a ida do mar roxo a Ormuz. E o q lhe fez ainda assentar mais nisso, foy q chegou Pero dalbuqrq, & lhe disse q el rey Dormuz tomara a carapuça do Xeq ismael, & a sua oração, & que Raix noradim goazil Dormuz Per-TOMO III.

sio de nação lhe parecera muyto inclinado a entregarse Ormuz ao xeque ismael: & que era home velho & tinha consigo muytos filhos, & estaua e sua mão ho tesouro del rey, & sua fazeda, & g ho Xeque ismael começaua de fazer guerra a Ormuz, & contoulhe o q passara co ho seu capitão que estava ê Reixer. E disselhe també das muytas naos q achara e Ormuz por amor de sua ida ao cabo de Goardasum, q cuydauão os mouros q auia detrar ho mar roxo. E assentando ho gouernador de ir a Ormuz, calouho consigo & começouse daperceber pera isso, dizendo q era pera ho mar roxo: & nisto chegou Diogo fernadez de Cambaya, ode fora por embaixador & trouue a reposta que disse. E determinandose ho Gouernador em sua ida a Ormuz, partiose pera Cochim pera ver a fortaleza de Calicut, q achou quasi acabada, & era da maneyra que disse, & chegado a Cochi despachou as naos pera Portugal, em que mandou a gada a el rey & alguas joyas de preço dessas que lhe mandauão os reys & senhores da India. E prouidas as fortalezas, de Cochi, Calicut & Cananor, tornouse a Goa com toda a armada que avia de leuar a Ormuz: & porque lhe ho Hidalcão tinha mandado dizer, que lhe madasse hũ homem de confiança por embaixador, & que assentaria coele suas cousas, porque por cartas não auião nuca dacabar. Mandou ho gouernador a isso Ioão gonçalvez de castelo branco em que confiaua muyto, & deulhe sua instrução do que auia de pedir ao Hidalção, que erão as tanadarias que auia de Banda ate Chandagará q erão vîte legoas, & quando não quisesse que desse as de Antruz, Bardés & Salsete, & se as não quisesse dar liuremente q as desse, com condição que lhe dessem a terça parte do q elas rendessem, & q esta terça lhe pagarião em caualos ou alifâtes. E que alem de por esta causa ficar paz perpetua & amizade antrele & el rey de Portugal, lhe concederia que os mercadores que trazião os caualos, os não vendessem a outrem se não a ele, no que ganharia cento & cincoeta mil pardaos. Pore el-

rey de Portugal ganhaua outro tanto se lhe dauão estas tanadarias, & assi hia na instrução q Ioão gonçaluez se deixasse andar co ho Hidalcão ho mais tempo que podesse. E partiose de Goa em Feuereyro acompanhado de dez Portugueses de caualo, & obra de cem piães da terra, porq como hia a negocio de tanta importancia, madouho ho gouernador coeste estado, pera q ho teues-se ho Hidalcão em muyta estima, como teue despois q lâ foy, & fezlhe muyta honrra & gasalhado. E Ioão gonçaluez lhe deu hum presente que lhe mandaua ho gouer-nador, que era hū alifante & dous caualos & hūas coyraças postas e veludo azul, & hu estoque, & hum punhal ricos, & duas peças de graã. E ho Hidalcão esta-na ê seu arrayal hûa legoa de Visapor a principal cida-de de seu senhorio, õde ainda que tem muytas he seu costume andar sempre no campo. E ho Hidalcão não tomou nenhũa concrusam co loão gonçaluez, dizendo que dera as tanadarias por lhe ho gouernador dar a com-pra dos caualos se ele ouuera destar na India pera sempre, mas que auia de vir outro: & que se lhe outrem desse mais pelos caualos q lhos daria, & por isso não auia dassentar partido com nenhu gouernador se não com el rey de Portugal, a quem queria mandar seu é-baixador. E esta foy a reposta que deu despois de Ioão gonçaluez andar là onze meses.

# CAPITOLO CXXXVII.

De como ho gouernador chegou a Ormuz.

Prouida a fortaleza de Goa pelo gouernador de todo ho necessario, & assi hua armada de sete fustas que auia de ficar na costa com a nao rume, ebarcouse com todos os capitães da frota, que erão do Garcia de noronha capitão da nao nazarê em que hia o gouernador, Ayres da silua da nao bota fogo, Diogo fernandez de beja da nao frol da rosa, Pero dalbuquerque da nao bastiayna,

Simão dandrade da não Enxobregas, Vasco fernandez coutinho da nao garça, lorge de brito da nao sancta Ofemia, Lopo vaz de sam Payo da nao santa Cruz, Antonio raposo do nauio ferros, Ruy galuão doutro, Pero ferreyra da taforea, Nuno martinz raposo da carauela anúciada, Ioão de meira da carauela sam Iorge, Ioão gomez da carauela Santiago, Francisco pereyra da carauela să Nicolao, Ioão pereyra da carauela Sătiago, Fernão de resende doutra, Siluestre corço da galé grade, Manuel da costa da galé Santiago, Ieronimo de sousa da galé sam Vicente, Fernandeanes do bargantim Santiago, Pedro corço capitão doutro. E chamados estes capitaes a conselho, & assi dom Ioão deça capitão de Goa, & dom Sacho de noronha alcayde môr, & Nicolao ferreyra ebaixador del rey Dormuz, perante ho secretario Pero dalpõe lhes disse q ele tinha sua armada prestes, & a gente embarcada, que serião mil & quinhentos Portugueses, & seyscentos Malabares: & que el rey sen senhor lhe madaua entrar ho mar roxo & fazer fortaleza em Ade, & que sobrisso lhe escriuia cadano, & assi sobre Ormuz, que desejaua de ho ter & ser senhor dele, segundo se côtinha mais largamente em hûa carta q mostrou que sua alteza lhescreuera aquele ano, & que tinha por noua certa que el rey Dormuz tomara a carapuca do Xeque ismael & sua oração, & q se dizia antre os mouros (como sabia ho embaixador Nicolao ferrevra) que Ormuz se auia dentregar ao Xeque ismael. E por lhe el rey escreuer muyto apertadamente sobre Ormuz, queria saber deles seus pareceres sobre este feyto Dormuz, se seria mais seruiço del rey ir com aquela armada seguralo do Xeque ismael, ou ir sobre Adem & entrar ho mar roxo. E dando cada hũ deles sobristo seu parecer q assinarão, acordarão co ho gouernador que era muyto mais seruiço delrey ir segurar Ormuz que a nenhũ dos outros cabos: & a seguro Ormuz dele, se podia mais sacilmete tomar Adem, & entrar ho mar roxo que da India. E assentado isto sem ho saberem mais

que os que forão presentes no conselho, partiose ho gouernador pera Ormuz quarta feyra de cîza vinte hū dia de Feuereyro, de mil & quinhentos & quinze: & aos vinte seys de Março quasi sol posto foy surgir no porto Dormuz. E em chegando foy a ele hu mouro chamado Acem ale da parte del rey a darlhe a boa hora de sua vinda, & dizerlhe que vinha pera sua casa, & mandoulhe por ele hu presente de fruyta seca, & cousas dacucar. E ho gouernador respondeo a Acem ale, que se aquilo assi fosse como lhe el rey madaua dizer, que ele ho trataria como a filho, në vinha ali senão pera coseruação da terra. E porque não entrasse mais gente darmas da que estaua na cidade, mandou vigiar a ilha per algüs capitaes, & que não etrasse nenhu naujo sem ser visto, & achando neles gête darmas a matassem: o que mandou dizer a el rey pera que ho mandasse pregoar. E auedo dous dias que era chegado, mandou a terra Nicolao ferreyra a dar a el rey a reposta de sua embaixada, ficando por arrefens hû sobrinho de Raix noradî. E a reposta foy per duas cartas, hũa em q el rey de Portugal remetia a reposta da petição de Raix cafardim ao gouernador, & a outra sobre ho mouro caçador da onça que el rey mandara coela ao papa. E sabendo ho gouernador q el rey dormuz não dissera nenhua cousa a Nicolao ferreira sobre a reposta de sua ebaixada, per coselho dos capitães lhe madou pedir por Diogo fernadez de beja & polo secretario a fortaleza q deixara começada pera se acabar: & lhe mandasse dar apousentamento na cidade pera os capitães por quanto auia destar nela oyto meses, & que madasse abrir a porta da fortaleza que estaua pera ho mar, & carrar outra que estaua aberta pera os seus paços. É el rey lhe mandou pedir a fortaleza que estaua começada por estar tão perto dos seus paços, & que lhe daria lugar pera fazer outra ode quisesse, & lha faria â sua custa: do que ho gouernador foy contente, com tanto q lhe desse el rey em arrefens hu filho de Raix noradim, & hu seu sobrinho de comprir o que prometia. E sobristo ouue aîda algüs recados por sospeitare os mouros que pederia ho gouernador pera fazer a fortaleza as casas del rey ou a mezquita.

# CAPITOLO CXXXVIII.

De como ho Xeque ismael madou ha embaixador ao gouernador sobre amizade com el rey de Portugal.

Estando ho gouernador neste porto Dormuz chegou hum Miguel ferreyra q ele tinha mandado ao Xeq ismael com cartas, em que lhe offrecia amizade & liança com el rey seu señor, & sua ajuda cotra seus immigos. E como ho Xeque ismael tinha fama do que ho gouernador fizera na conquista do reyno Dormuz, & na India despois que começou de a gouernar: & assi sabia ho gasalhado que fizera ao messejeiro do seu ebaixador, & os offrecimentos damizade que lhe mandara por ele, folgou muyto de ter por amigo hũ rey tão poderoso co-mo ho de Portugal, & a seu gouernador. E não sômete despachou bem a Miguel ferreira, fazendolhe muytas merces, mas ainda despachou hum embaixador com cartas damizade pera el rey de Portugal, & pera ho gouernador: & assi presetes de cousas ricas. E este foy Coge alijão ho messejeiro que ho foy a visitar da parte do embaixador, que foy por seu mandado ao Hidalcão, em cuja companhia foy Miguel ferreyra, & estaua em Ormuz quado ho gouernador hi chegou. E sabedo ele per Miguel ferreyra como ho ebaixador do Xeque ismael estaua na cidade, mandou por ele algüs dos capitães da frota que forão nos seus bateys vestidos dos melhores vestidos que tinhão, & os bateys embandeirados, & com muytos atabales & trombetas, de modo que ho embaixador foy leuado com grande fésta. E ho gouernador estaua com todo seu estado vestido darreyo co quatos estauão coele, & a tolda da não armada & alcatifada. E em chegando ho embaixador, desparou a artelharia da

nao, de que ele ficou espantado, & assi de ver a muyto grande magestade co que ho gouernador estaua, que parecia hum muy poderoso principe, assi em sua pessoa como na companhia dos capitães & fidalgos que estauão coele. E recebido ho embaixador por ele, que se assentou, lhe deu duas cartas em lingoa Persiana, hua pera el rey de Portugal, & outra parele. E a pera el rey de

Portugal tornada è nossa lingoa, dizia.

Ao grande rey senhor de grandeza, & senhor dalta coroa, & da horra antre os reys. Esteyo dos reys da ley do mexias: arreyo dos reys Christãos, rey grade & gran-de antreles, rey de grande coração, & senhor bem auen-turado, caualeyro de Portugal & de sua grandeza, assi como rosas de boo cheiro, assi sã suas merces, & como almizquere de boo cheiro, cheira ho muyto amor com que vos escreui tudo isto, porque he assi, & todo meu coração & vontade he que sempre seiais grande & de alto estado, que vosso lugar he alto. Façouos saber q em hum têpo boo, hû de meus seruidores foy por onde estaua ho grâde senhor gabado & escolhido dos reys: ho vosso grande gouernador, & arreyo dos gouernadores Christãos ca-pitão moor, meus homês chegarão a elle. & lhes fez muy-ta honrra, & lhes amostrou amor & amizade, & os aiu-dou & despachou bem, & mos enviou. E não ha duvida q este feyto foy damor, que nossos corações tinhão em ausencia, do que foy causa ho vosso gouernador, & ho de-clarou, assi como ho sol he claro, & por isso lhe mandei meu embaixador Coge aliião pera mais affirmar & enfor-talecer ho amor & amizade, assi como vos melhor qui-serdes, & seia sempre esta boa amizade antre nos, & nos-sos messeieiros, & cartas vão sempre & venhão, & aia sempre cadea damor.

E a carta do gouernador, tornada tâbê da mesma

lingoa Persiana, dizia.

Pera ho grande senhor que té ho mando, & esteyo dos gouernadores, & grandes da ley do Mexias. Caualey-ro grade, & forte lião do mar de grande coração. Senhor

capitão mór, que em meus olhos & minha graça & coração, muyto me contentastes. & sois grande em minha
vôtade: & isto he verdade, assi como ho he, \( \tilde{q} \) ha claridade quando amanhece, nem ha duuida nisso, como a
não ha em cheirar ho almizquere, & quero que seiais
sempre grande & aleuatado em be, & \( \tilde{q} \) seiais sempre alumiado em vosso caminho, assi como vosso coração deseia. Façouos saber como veyo Coge alijão, & me disse
vosso amor, & vossa boa vontade, & alguas palauras \( \tilde{q} \) lhe dissestes, que passarão antre vos & ele, mas disse muyto bem ditas, & me obrigarão a acrecentar amor & amizade atre nos, & por tato vos mandei Coie alijão, pera
que vos diga alguas cousas que lhe disse, & volas faça entender: & peçouos que façais o que vos ele pedir, & que
ho na detenhais, & ho despacheis cedo, & mo enuiay:
& mandaime algus mestres bombardeiros, & eu os contentarey como elles quiserem. Isto vos peço por nossa amizade que ho façais, \( \tilde{q} \) toda minha esperança he em vos,
& sempre vão & venhão nossos messeieiros: qualquer cousa que vos de mim coprir mandaimo dizer, & copiay muyto em minha amizade.

Lidas pelo gouernador estas cartas, esteue con ho embaixador hu grande pedaço praticando em muytas cousas, & disselhe que ho despacharia muyto cedo, & tornouho a mandar a terra pelos capitães que forão por ele.

## CAPITOLO CXXXIX.

De como Raix noradim goazil Dormuz entregou ao gouernador a fortaleza.

Andado os recados del rey Dormuz pera ho gouernador acerca de dar a fortaleza pera se tomar cocrusam, foy Raix noradi falar ao gouernador, & forão por ele algus dos nossos capitães com grande solenidade, o que ho gouernador fazia por lhe ganhar a votade & fazer a fortaleza em paz, como lhe mandaua el rey seu senhor.

E em arrefens de Raix noradim ficou na cidade Diogo fernadez de beja: & por Raix noradim ter os pés muyto inchados de corrimentos & não poder sobir aa capitaina, lhe falou ho gouernador na galé de Siluestre corço, cuja popa estaua alcatifada, & armado hû dosel de borcado, & ho gouernador assentado em húa cadeira rica destado, & tinha vestido hu pelote de damasco preto, & hũa loba do mesmo aberta polas ilhargas, & hũa carapuça de veludo preto, & calças destamete de milão, & hū colar dombros que valia tres mil cruzados, que ele madara fazer pera ho estado da India, & na cinta hua espada rica: & todos os capitães forão vestidos de fêsta, & assetados. E chegado Raix noradim, ho gouernador se leuantou, & mandoulhe dar hua cadeira em que se assentou. É despois de lhe dar as encomendas del rey Dormuz, disselhe q tinha q falar coele alguas cousas de segredo: & logo ho gouernador mandou despejar a popa da galé. & não ficarão mais que dom Garcia & hu sobrinho de Raix noradim & Acem ale, & Alexandre dataide lingoa & ho secretario. E ficando sòs, disse Raix noradim ao gouernador, que posto q ele tinha feyto merce a el rey Dormuz da fortaleza que estaua começada, com tanto q lhe desse lugar pera fazer outra, porq os materiaes parela serião muyto maos dajutar, ele lhe tornaua a fazer seruico da g estaua começada como a seu pay (que nessa conta ho tinha) & assi esperaua q ho fizesse coele como co filho, & mais sendo ele & todo ho reyno del rey de Portugal, & seu. E porem q pera mais segurança da gete da terra, & dos mercadores ele lhe prometesse co juramento em sua ley que fossem sempre amigos damigos, & îmigos dimigos, & ele juraria por parte del rey Dormuz outro tato, & que sempre estaria a obediecia & madado del rey de Portugal, & ao seu q estaua em seu lugar, & assi ho jurarão ambos cada hũ em sua ley, & assinarão hũ auto que disso fez ho secretario. E isto acabado deu o gouernador hũa cabaya de brocado a Raix noradim que logo ali vestio. & madoulhe deitar ao pescoço hu ramal de cotas douro grossas que tinha cem cruzados: & mandou dar a seu sobrinho outra cabaya de cetim cramesim com os botões douro, & a Acem ale cincoenta cruzados & cinco couados dezcarlata, & mandou a el rey per Nicolao ferreyra, que foy em companhia de Raiz noradí hû colar douro esmaltado, & por Ace ale hua bandeira das armas reais de Portugal, pera que a mandasse aruorar sobre seus paços por sinal de paz & obediencia. E assi foy feyto co grande fêsta de desparar toda sua artelharia, a q a nossa frota respondeo: & isto se fez ate ho meyo dia do derradeyro de Março, que foy vespera de ramos. E logo dali ate noyte mandou Raix noradim comecar dabrir a porta da torre que saya ao mar. E ao outro dia domingo de ramos a mandou ho gouernador acabar dabrir, & madou do Aluoro de crasto & Antonio dazeuedo com gente armada, pera q esteuessem em goarda dos que abrião a porta, que foy aberta quasi ao sol posto, & logo os nossos se meterão na torre & ficou ë seu poder: & como anoyteceo a foy o gouernador ver, indo coele do Garcia & algus fidalgos & caualeyros, & à entrada se assentou è giolhos de prazer, & deu muytas graças a nosso senhor por lhe tornar agla torre tato em paz. E logo a seguda feyra mandou cercar toda a ponta em que estava a fortaleza de húa paliçada de cestos cheos darea & sua padessada por cima, & atre cesto & cesto hua bobarda, & isto pera a fortaleza ficar mais segura se os mouros quisessem fazer treyção como da outra vez: & tambem pera segurança dos officiaes que auião de trabalhar de dêtro da paliçada, assi como pedreyros, ferreyros, & carpinteiros, q logo começarão de trabalhar, & assi mandou arracar pedra, & cauar gesso q se cozia pera se fazer cal. E em goarda desta gente, porque estaua afastada da cidade mandou estar Frãcisco pereyra com ho seu nauio, onde se recolhião de noyte os que trabalhauão na pedreira. E dali a dous dias se começou de descarregar mercadoria pera a feytoria.

E do Garcia se foy a terra pera estar lá coeles & fauorecer a fortaleza, & ho gouernador ficou na frota co outros. E desta maneyra tinha ho mar & a terra muyto seguros, não somente da parte dos nossos, mas tambê da del rey Dormuz, q cada dia màdaua de comer ao gouernador, & assi tinha cuydado dele como se fora seu pay. E Raix noradî lhe acoselhaua q ho fizesse, & folgaua muyto co a vinda do gouernador, porq esperaua de ser vingado por ele de hũa muyto grâde treyção q lhe tinha feyta hû seu sobrinho chamado Raix hamet, q sendo ele goazil ho meteo dentro no paço co dous irmãos seus, & ho fez goarda mór del rey, a que fazia que lhe fizesse merce & horra. E auendo hû anno que estaua no paço, começou de pedir a el rey Dormuz que ho fizesse goazil, & lhe desse as casas que forão de Cojeatar. Do que se elrey escusou per muytas vezes: & polo tirar daquele proposito ho mandou darmada fora Dormuz, dizendo a Raix noradim a causa porque. E porem Raix hamet não quis laa adar muyto, & tornou com ho mesmo proposito, & com muyto mayor soberba. E estado Raix noradim doente em cama hua noyte de grande tempestade com ajuda de seus irmãos que dormião dentro no paço, entrou na camara em que el rey dormia com sua molher tendo dentro no paço toda a gente q fora coele darmada. E tomandoho pola mão com hum tercado nuu sobrele, lhe disse q se via ele que ho podia matar. E el rey co medo da morte se lhe lançou aos pés dizêdolhe que faria tudo quanto quisesse, & que ho não matasse. E ele lhe deu a vida com condição que auia de gouernar ho reyno, & ter em seu poder a ele & a toda sua casa & fazeda & seu tesouro, & por sua mão se auia de gastar, & assi auia de ter ho seu sinete, & q auia de fazer tudo quanto lhe mandasse: & q Raix noradim teuesse nome de goazil, mas que não avia de gouernar nenhûa cousa. E assi se fez por Raix noradim estar doente & não poder acodir, & ele ter muyta gente & se apossar do paço, & ter el rey como preso, que

ho não deixaua sayr dele sem ir em sua copanhia, nem falar com ninguem sem estar presente. E como el rey Dormuz & Raix noradim andauão disto muyto sentidos, determinarão de se vingar de raix hamet pelo gouernador, a que Raix noradim ho mandou dizer por Alexandre dataide, pedindolhe q lhe fizesse justiça daquele tirano, & que se ele quisesse fazelo que el rey lho mandaria dizer, porque auia tamanho medo de Raix hamet q ate não saber sua vontade não queria bolir com nada.

# CAPITOLO CXL.

De como o gouernador mádou matar Raix hamet por seus capitáes.

E logo ao outro dia, falado el rey com Alexandre dataide em cousas que lhe ho gouernador mandaua requerer, lhe disse aa poridade que Raix hamet que hi estaua ho tinha preso, & fora de todo seu poder, que ho dissesse assi a seu pay ho gouernador (que assi lhe chamaua por lhe ele chamar filho) E sabedo ho gouernador isto, ordenou de se ver em terra com Raix noradim como que auião de falar sobre seus negocios, & mandou por ele a Antonio raposo, & a Nuno martinz raposo & ho secretario, & acopanharano Raix madofar irmão de Raix hamet, & muytos mercadores honrrados naturais Dormuz, que beijarão a mão ao gouernador, que lhes disse que pois el rey Dormuz era vassalo del rey seu senhor, q lhe avião ali de jurar, q avião de ser sempre fieis a el rey Dormuz, obedecedolhe e tudo, & gastado por ele as vidas, & fazedas se coprisse, & q na conhecesse por gouernador del rev. & do reyno se na a Raix noradí: & assi ho jurarão todos, & tambe Raix madofar, posto q se mostrou nisso hu pouco riguroso. E ho gouernador lhes jurou de os manter em justica, & defender el rey de todos seus immigos. E isto fez porque nenhù daqueles obedecesse mais a Raix hamet, & se não aluoroçassem quando o tirasse de gouernador. E feytos estes jurametos, ficou sô com Raix noradi, que lhe cotou perante ho secretario & lingoa toda a treição de Raix hamet, pedindolhe muyto da parte del rey, & da sua q os liurasse dagle tirano. E ele lho prometeo, & disselhe que por isso dera aquele jurameto aos mercadores, & concertarão ambos que se visse com elrey no madraçal ode pousaua Simão dandrade q era perto da fortaleza (& estes madraçais sam como antre nos os estaos), & que ali lăçaria mão de Raix hamet, & ho prederia: & disto lhe madaria a certeza do que elrey queria q se fizesse, porque ainda ho não sabia. E despois desta vista, cocertarão polo secretario & por Alexandre dataide, q ao outro dia que era quinta feyra fosse a vista no madraçal como assentarão. & não estauão co ho gouernador mais que os capitães & fidalgos da armada, & estarião desarmados, & ho seu paje lhe teria as suas armas, & desta maneyra iria el rey. E a quarta feyra â noyte foy ho gouernador a terra a falar com do Garcia, & com os outros capitaes, a q em conselho deu conta do q esperaua de fazer. E assentouse que indo Raix hamet ali ho prendessem logo, & pera isto fossem todos os fidalgos & capitães armados secretamente: & que Pero dalbuquerque fosse ho primeyro que lançasse mão dele, & q não deixassem entrar com el rey mais que ele & Raix noradim, & Acem ale ho lingoa, porq o gouernador se temeo q Raix hamet pola tirania q fazia se temesse dalgua cousa, & leuasse armados secretamente os que entrassem co el rey, & se ho predessem, aueria hi algua briga em que morrerião algus. E parece q ho gouernador adiuinhou, porque assi ho tinha Raix hamet determinado, & dissesse despois q pera matar ho gouernador & os nossos capitães que fos-sem sem armas. E a fora isto se assentarão mais outras cousas que se auião de fazer neste feyto. E ao outro dia hûa hora ante menhaã foy ho gouernador a terra com todos os capitães que estauão no mar, & leuauão todos

sua gente armada, & assi tinhão os que estauão em terra: & també os Malabares estauão prestes com suas armas. E toda esta gente ficou na praya, & ho gouernador com os capitães & fidalgos armados secretamente, & ēcima vestidos muyto ricos, se meteo no madraçal de Simão dandrade. E vendo Raix noradim a nossa gête armada, mandou armar a del rey, pregütando primeyro ao secretario se ho mandaria: & naquela gente del rey entrauão obra de duzêtos de Raix hamet, q se armarão de sayas de malha a fora os que auião de ir com el rey q as leuauão secretas. E armados estes de Raix hamet das armas descubertas, pos elle hũ terçado & hûa adaga muyto ricos, & foyse primeyro a casa do gouernador, que ja tinha ouuido missa: & como era soberbo entrou logo dentro como homê desassegado, & foy ter ondestaua ho gouernador, q ho recebeo muyto be, dizendo que folgaua co sua vista, & preguntoulhe por elrey. E despois de dizer que vinha atras, disselhe o gouernador a como trazia ele armas, pois estaua no concerto q nenhua das pessoas q entrasse co el rey naqlla casa auia de trazer armas, por isso q as tirasse. E ele dado a eteder q se não entedia aquilo nele sayose pera fora. E e saindo chegou elrey á porta, & Raix noradi & seu filho Raix xarafo, co muitos fidalgos a pé derredor del rey, & diate as trobetas & atabales do gouernador fazendo grande arroido. E em elrey descaualgado, & entrando no recebimento do madraçal, achou Raix hamet, q lhe disse q não entrasse, porq ho gouernador tinha detro homes armados. E fiandose el rey no gouernador disse q auia dentrar. E ouuindo isto Alexandre dataide, que estaua pegado co el rey, tomou pola mão a Raix hamet, & como que ho queria segurar, disse-lhe. Ora vem ca, quero que vejas que não he nada o que dizes, porque tudo he por seruiço del rey. E leuãdo ho assi pela mão, chegou coele aa porta da casa onde ho gouernador estaua, & segurandose Raix hamet com el rey que lhe ficana nas costas entrou logo, & apos ele el rey, com quem entrarão Raix noradim & Raix de lamixa seu filho, & Acem ale. E logo dom Garcia que goardaua aquela porta a madou fechar a Manuel velho & a Diogo homem que tinha consigo, & não deixarão entrar Raix madofar irmão de Raix hamet, que quisera entrar dentro com a gente que leuaua armada secretamente pera matar ho gouernador & os nossos. E quis nosso senhor q pera se aquele feyto fazer sem perigo, que entrou Raix hamet diante del rey, que se entrara coele ouuera dauer briga sobre ho entrar dos seus, que quiserão entrar por força: mas do Garcia co algus capitaes fecharão muy be as portas: & entre tanto Alexandre dataide chegou co Raix hamet onde ho gouernador estaua, que se leuataua da cadeira pera ir receber el rey: & vendo Raix hamet aîda co as armas, disselhe que as tirasse, q não vinha assi bê: & dizêdo isto deteuese. E raix hamet esforçandose nos armados secretos que lhe parecia que auião dentrar co el rey, parece que quisera fazer o q tinha determinado, & todo aluoroçado foy com a mão ao terçado: & ho gouernador q tinha olho nelle em ho vedo ir co a mão leuouho polo braço, & olhado pera Pero dalbuquerque, disselhe. Tomayo lâ. E dizendo isto abalou pera el rey. E pero dalbuquerque se meteo rijo âtre ho gouernador & raix hamet, q neste instante querendo poer em obra seu proposito laçou mão ao gouernador dhua beca de veludo que tinha, & ele ho lançou de si dizendo a Pero dalbugrque q ho tomasse. E em lançado mão dele acode todos esses fidalgos & capitaes q hi estauão, & juntamete arranção hûs de punhaes, outros despadas, & em hũ momento ho passarão todo, & derão coele no chão morto, sem ele poder bradar: & aïda não foy no chão quãdo foy despojado de quato trazia & ficou nuu & assi ho deitara na praya por hua porta que saya a ella. E fora não se ouvio nenhua cousa do rumor q nisto ouve por amor das nossas trobetas q tangião todas, que assi ho madou ho gouernador pera q com ho ruydo do tanger

não se ouuisse o rumor, & mais q não cuydasse a gente del rey que não deixarão entrar, q se fazia algũ mal em sua pessoa. E quando cayo Raix hamet estaua el rey ja perto do gouernador: & vendo assi matar aquelle home, co se ver dentro sem ter dos seus mais dos que digo, assi ele como elles ficarão sem sangue com medo, & se poderão fugir fugirão. E ho gouernador que isto entendeo, chegouse a ele co ho barrete na mão, rindose, & pedindolhe perdão de se matar aquele tredoro em sua presença, porque a sua descortesia de querer arrancar do terçado, & de lhe lançar mão da beca lhe fizera mådar que ho matassem. E por entender em el rey, que estaua tão fora de si que lhe não podia respoder, ho começou dabraçar & esforçar, dizêdo que não fizera aquilo se não por seu seruiço, que agle tirano lhe tinha tomado ho reyno & ho trazia catiuo, & por isso ho matara. E a isto disse el rey q fizera bem. E Raix noradim que conheceo q ho gouernador falaua verdade, ajudou tambem el rey a cobrar esforço. E neste tempo a sua gente q ficou de fora, & assi a de Raix hamet fazião grande matinada, bradado & prouando suas forças de quebrar as portas, & começauão de as picar co ma-chadinhas, & sempre fizerão algua cousa se não sobreuierão nesta conjução os capitães da ordenança com sua gente, & metense por antre os mouros & a porta do madraçal, & ficarão senhores dela fazedo apartar os mouros: que assi se assentara no conselho do dia passado, que se fizesse tanto que el rey fosse dentro.

#### CAPITOLO CXLL

De como os irmãos de Raix hamet se forão Dormuz, & ficou tudo em Paz.

Quado os mouros virão vir os nossos da ordenaça & senhorearse da porta, & virão que os na quiserão deixar entrar com el rey, nem entrarão coele mais que tres pessoas, crerão que era morto ou preso: & assi ho disserão esses seus, & ho mesmo disserão os de Raix hamet por ele. E como ali estaua junta a mór parte do pouo da cidade, começouse despalhar esta noua por eles, & aleuantouse hu rumor tão grade que era cousa despanto, porque hus bradauão por el rey outros por Raix hamet, & Raix madofar os aluoroccu de maneyra (certificandolhe que elrey era morto ou preso) que se indinarão contra os nossos, & começauão de querer trauar peleja coeles. E assi fora se ho gouernador não acodira a isso, q outindo os brados que hião fora, & imaginando o que os mouros auião de sospeitar pelas causas que ouue pera isso, rogou a el rey que se sobissem a hù terrado do madraçal, & dissesse a gête que estava em sua liberdade: & assi foy feyto, & sobio coeles Raix noradim. E vendo a gente el rey & Raix noradim, fizerão grandes alegrias, & ele lhes disse que esteuessem quedos & não bolissem consigo se não que mādaria matar quem fizesse ho contrairo: & mandou que toda sua gente se apartasse a hum cabo, & ho mesmo mandou Raix noradim a hû seu filho que era capitão de certa gente del rey, & assi foy feyto. O que vêdo Raix madofar, se doeo de ser seyto algum mal a seu irmão, & começou de bradar por ele, & dizia que lho dessem ou lho mostrassem. E el rev lhe disse que ele com todos seus irmãos se fossem logo fora da sua cidade, & do seu reyno, & lhe despejasse suas casas. Ao que ele respondeo que si faria, com tanto que lhe dessem seu irmão: &

vendo que lho não dauão se recolheo com sua gente aos paços del rey (onde Raix hamet deixou por goarda seu hirmão Raix ale) & apercebeose pera se lhe dessem combate, porque ele não se temia del rey, nem deu por algus recados que lhe mandou sobre lhe despejar os paços & se sayr da cidade, nem ho fizera se não fora com medo do gouernador que ho mandou ameaçar pelo embaixador do Xeque ismael se não despejasse os paços, & fez mostra de ho mandar cobater co mandar trazer das naos todas as escadas q trazião, & obra de cincoeta tiros encarretados q madou leuar ao terrado da nossa torre que estaua pegado com os paços. E vedo isto Raix modafar, & sabedo q seu hirmão era morto, não quis q lhe fizessem outro tanto. E co seguro do gouernador & del rey que os deixauão ir com suas molheres, filhos, paretes, criados, & toda sua fazenda, & assi lhe darião hũa pouca que tinhão mãdada á India & lhe dauão embarcação & não mâdaria a pos eles, se forão: indo primeiro ho escrivão do thesouro del rey ver se leuauão algũa cousa dele ou doutra fazenda sua, de que não leuando cousa algua se forão embarcar ao cabo da cidade, & partirão pera a terra firme. E quando foy ao despejar do paço ho gouernador ho mandou entregar a hu filho de Raix noradim. E posto que ho gouernador ho podera tomar, & assi el rey q tinha em seu poder, não quis respeitando a muytas cousas de que tinha necessidade que lhe faltarião, aluoroçãdose a terra, que estava certo aluoroçarse. E por també goardar a fê a el rey, que se lhe metera nas mãos: a que trabalhaua muyto por fazer crer que ele não fora a Ormuz se não pera ho conseruar & acrecentar seu estado.

# CAPITOLO CXLII.

De como fugirão sete dos nossos pera a terra firme, & do que Raix noradim fez sobrisso.

Pste negocio durou ate ho sol posto: & todo este te-po el rey esteue sobre ho terrado, em q se foy mostrar à gente, & ali comeo, & todos ho vião, & assi quanta cortesia & gasalhado lhe fez ho gouernador, & despejados os paços & tudo pacifico, elrey se foy pareles, indo diante os nossos atabales & trobetas, & as suas, & apos elas a sua gête darmas, & logo elrey armado em huas coraças de veludo braco co todas as outras peças darmas necessarias q ho gouernador lhe deu qui esteue no terrado, por lhas ele pedir, q lhe parecerão be algus dos nossos q vio armados dagla maneira. E hia a caualo, & detras dele a pé dom Garcia & outros capitães & fidalgos dos nossos: & Raix noradim & outros senhores & fidalgos dos seus. E hũ pouco acima do madraçal dôde el rey sayo, estaua ho gouernador esperandoo co algus capitaes dos nossos tambe a caualo, & assi muyta gête armada: & ajūtadose el rey coele cotinuarão caminho dos paços. E era fermosa cousa de ver a gente sem coto q hia, & estaua polas ruas, & sobre os terrados pera ho ver. E porque ho caualo do gouernador era fazedor, não pode ir junto com el rey, & hia diante fazendo terreyro, que doutra maneyra não poderão romper polas ruas segudo a gente era muyta, & toda bradaua dando graças ao gouernador porq lhe leuaua seu rey tão honrradamente. E chegados aos paços q sam a fortaleza da cidade, ho gouernador perate toda agla gente, & ho embaixador do Xeq ismael & seu capitão a entregou a elrey & a Rajx noradim seu goazil. É eles côfessarão q a recebião de sua mão. E quado o gouernador se espedio del rey, ele se lhe abaixou todo, dizedo q era seu pay, & como filho conheceria sempre agla merce q lhe

fizera: & por ser noyte ho gouernador foy dormir aa nossa torre. E despois desta morte de Raix hamet ficou a cidade muyto assessegada, & teue muyto credito no go-uernador que queria sua côseruação, & mais vendolhe fazer tanta honrra a el rey, & que lhe podera tomar a cidade & a fortaleza se quisera pois a teuera em seu poder. E ao outro dia madou ho gouernador logo pola manhañ visitar el rey, que lhe mandou dizer que auia dous meses que não dormira tambem como aquela noyte, & fez muyto gasalhado aos nossos, dizedo que leuarão por ele muyto trabalho no dia passado. E Raix noradim lhe daua tambem muytos agardecimetos, & logo agla noyte mandou el rey tirar a vigia que estaua nos seus pacos da parte da nossa fortaleza, & assi as bombardas q tinha dantes daquela banda. E ao outro dia despois da morte de Raix hamet que foy sesta feyra, foy el rey á mezquita a fazer sua oração o que auia muytos dias q não fazia. E porq el rey tiraua desta oração do xeque ismael algũa cousa q Raix hamet acrecetara nela, & ho embaixador se aqueixou disso ao gouernador, dizêdo que el rey ho fazia por seu medo, madou ele pedir que ao menos ate sayr ho embaixador do Xeg ismael com que auia de madar hu dos nossos por ebaixador dissesse a oração como dates, & assi foy feyto. E tambem por rogo do gouernador forão degradados Dormuz muytos sodomiticos q auia na cidade que tinhão putaria dhomês, assi como antre nos de molheres: & por seu rogo fez el rey coprar obra de doze mil xerafins da nossa mercadoria que erão necessarios pera as obras da fortaleza, & não quis pedir dinheiro tão cedo a el rey posto que ho deuia, porque não parecesse q viera a Ormuz com necessidade dele, & pera deixar criar mais rayzes na amizade, que el rey tinha de cada vez mais coele: & auendo quatro dias q fora a morte de Raix hamet, ho foyver & leuoulhe diante hu presente, em que entraua hu caualo selado co húa sela goarnecida de prata, & hú terçado, & adaga, & cinta ricos goarnecidos douro anilado, & duas peças de brocadilho & tres de seda, & pera do Garcia outro caualo selado & hua peça de brocadilho, & duas doutra seda, & pera cada capitão hũa de seda, outra de brocadilho. E nesta vista pedio ao gouernador algüs mouros catiuos q andauão a remo nas galés, & ele lhos deu cô tanto que lhe desse remeyros a soldo. E despois desta vista por rogo do gouernador, mandou el rey apregoar que ningue não trouuesse na cidade arco nem frechas, & isto co cor q se temia dalguê ho matar por amor de Raix hamet. E a verdade era por tirar as frechas aos mouros, que erão as armas de que se mais temia. E porq ja tinha tiradas estas armas, pera q ficasse tão senhor dos mouros que lhe não podessem fazer treição como da outra vez, & assi pera que teuesse sempre sua gente prestes, pos em costume à todos os seus capitães quando sayão fora de casa leuauão sempre sua gente armada de lanças, adargas & espadas, & mais q cada quatro dias ou cinco fosse cada hu per si ver el rey, & leuasse a gête desta maneyra dentro ao paço. E el rey folgaua de os ver assi, & muytas vezes fazia merce de caualos aos capitães. E continuando se assi isto, aos dezoyto dias de Mayo achou o gouernador menos dos nossos Pantalião mestre dos calafates. Ioão afonso calafate da nazaré, Antonio frz marinheiro q fora a Malaca co ho gouernador, & hu galego seu home da goarda, & outro q se chamaua daluito q ja fora mouro, & dous homes da ordenaça & hu escrauo Christão q fugirão todos pera a terra firme. E sabendo ele isto mandouho dizer a el rey, pedindolhe muyto que lhos ouvesse, porque ele faria merce a quem lhos trouuesse. E el rey & Raix noradim poserão tal diligencia sobrisso que se ouuerão. E aos vinte hu dia de Mayo trouue lorge dorta sete da terra firme, ode foy por eles por mandado do gouernador, & ele os madou justicar muy cruamente, saluo a Ioão afonso calafate, & a Antonio fernandez marinheiro, porq ho ajudarão a saluar na nao em que se perdeo indo de Malaca pera a India, & do

escrauo sez merce a leronimo de sousa, que tambem soy pera dar goarda a hua terrada em q soy lorge dorta.

#### CAPITOLO CXLIII.

De como ho gouernador mandou a Fernão gomez de lemos có embaixada ao Xeque ismael, & de como chegou ao seu campo.

A ssessegado assi este aluoroço, porq se chegaua ho tempo da partida do ebaixador do Xeque ismael despachou ho o gouernador muyto bem, & despois de partido, porque ho Xeg ismael the mandara rogar que the madasse hu home principal com que assentasse amizade, pera q a ouuesse por firme, lhe mandou hu embaixador pera isso. E este foy hu fidalgo chamado Fernão gomez de lemos, que por ir da parte de tão alto principe como era el rey de Portugal a outro dos mayores de toda Asia, quis que fosse bem acompanhado, assi de gente de caualo como de pé, & foy por sota ebaixador outro chamado Ioão de sousa, & por escriva do ebaixador hu Gil simões moço da camara del rey de Portugal, & mãdou coeles hũ boo presente, como direy a diante. E prestes de todo ho necessario pera seu caminho q auia de ser por terra, partio Fernão gomez Dormuz co sua companhia a hû sabado â tarde cinco de Mayo, & passado á terra firme ao porto de Bander q está na terra firme tres legoas Dormuz, foy ter coele ao domingo pola manhad Habrahem beque hu mouro capitão do Xeg ismael, que auia muytos dias que estaua em Ormuz, & se hia pera a corte do Xeque ismael, & Fernão gomez hia em sua copanhia. E este era senhor de hua cidade chamada Draguer, & passouse primeyro à terra firme q Fernão gomez pera lhe comprar camelos, & tinhalhe comprados coreta, que tantos lhe erão necessarios pera as cargas que leuaua, & dali em companhia de Brahê beque partirão pera ho campo do Xeg ismael q estaua dali

a muytas jornadas quasi no cabo da Persia que eles andarão em tanto espaço que a húa sesta feyra vinte dias de Iulho chegarão aa cidade de Caixão dez Iornadas donde estaua ho cãpo. E â entrada desta cidade, os sayrão a receber Mirabuçaca, & os embaixadores del rey de Daquem & do çabayo, donde partirão todos jútos: & têdo os nossos andadas trezêtas & vinte cinco legoas despois que partirão Dormuz aos vinte tres Dagosto chegarão ao campo, donde os sayo a receber ho gouernador do Xeã ismael acopanhado dalgüs capitões, & leuaua dous mil & quinhetos de caualo. E entrados no meyo do campo onde estauão as têdas deste gouernador, mandou ele armar junto delas as dos nossos: & despois de serem apousentados, mandou ho xeã ismael visitar a Fernão gomez, mandandolhe a boa hora de sua vinda, & coisso muytas truytas de que aquele dia fizera grande pescaria.

# CAPITOLO CXLIIII.

Em que conta como se leuantou ho Xeque ismael & ho señorio que tem.

Este grande principe chamado Xeqismael, a que comumete chamamos cufio, & ë lingoa persiana Xatamaz, & Xâ, veo a ser tamanho senhor, & tão poderoso por esta maneyra. Seu pay foy mouro, & chamouse Aidar, & foy xeque de hua vila chamada Ardeuil, & doutros lugares & aldeas na Persia: foy casado com hua filha del rey de Guilão també em Persia de que quatorze filhos & cinco filhas, & antrestes foy ho Xeq ismael, que quando naceo foy tirado seu nacimento por muytos astrologos, que disserão dele muyto grandes cousas, de que muytas forão despois assi, & hu deles ho furtou a seu pay sendo de idade de dez annos, & ho leuou a hu lago que está em Armenia de comprimento de dez legoas, & de largura de seys, em que se fazem tres pequenas

ilhas muyto viçosas daruoredo, em que morão muytos religiosos armenios, & etregou o a hu deles pera que ho criasse. E ele ho fez assi, & lhe insinou a sua lingoa, & a ler & escreuer nela. E passados algús annos sendo ho pay do Xeque ismael morto em hua batalha por seus immigos, & presos seus filhos, & tomada sua terra. Foy aquele astrologo polo Xeq ismael, & contoulhe a morte de seu pav & prisam de seus irmãos, & perda de sua terra, & que polo saluar desta destruyção sabendo o que auia de suceder ho posera naquelas ilhas, onde tornaua por ele por ser chegado ho tempo em que auía de começar de fazer o que achaua por astrologia. E certificandolhe que auia de ser hù dos grandes pricipes de toda Asia, ho leuou ao reyno de Guilão, cujo rey era seu auô, a quem ho astrologo contou todo seu nacimento, & por isso lhe deu sua ajuda de gete de caualo, pera ir cobrar seu senhorio, o que ele fez logo com grande destruyção de seus îmigos, & quanto se roubou tudo deu aos soldados que ho ajudarão, sem querer pera si nenhũa cousa, & recolheo pera si quantos mal feytores auia pola terra, a q fazia muytas merces, & não sômente os do seu senhorio, mas doutros algüs q despois tomou, & como todos ounião a fama da nobreza que vsaua com os seus soldados, acodirão tatos a receber seu soldo que em pouco tempo se ajutarão coele coreta mil homes de caualo. E como se vio assi poderoso de gête, quis fazer outra seyta que no modo de oração & alguas cousas outras era differente da de Mafamede, dizedo que assi ho madaua Ale, hu homem que os mouros teuerão por propheta santo, de que ho xeque ismael dizia ser ho parente mais chegado, que affirmaua ser mais santo q Mafamede & mais estimado de Deos, & contradizedo q Mafamede não fora propheta. E diuulgada esta seyta antre os seus pera sere conhecidos dos outros mouros que fossem da seyta de Mafamede, mandou que todos os da sua trouuessem nas cabeças hūs barretes ou carapuções vermelhos que terião doze verdugos ao comprido, & hua

tromba em lugar de cucuruto que sayria fora hu palmo. E estes carapuções com os liuros da sua seyta mandou a todos os reys & xeques da Persia, rogadolhes q fossem de sua openião, ameaçãdo os q ho não quisessem ser q os auia de destruyr, como destruyo a muytos q o na quiserão fazer. E por desprezo da seyta de Mafamede derribaua os alcorões, & fazia estrebarias das mezquitas, & desfazia as cidades, & mataua a gête cô diuersos generos de tormentos, pelo q muytos xeqs & reys co medo tomarão sua seyta, & se fizerão seus vassalos, & tributarios, & e pouco tempo se fez señor de toda persia & dabas as armenias, & de grade parte Darabia, & da India primeyra, sem qrer q lhe chamassem rey, në emperador, në quis nunca assentar em nenhua cidade de seus señorios, em q ha muytas & muyto grãdes & abastadas, principalmete e Persia: & andaua sempre no capo co hu arrayal de trinta & cinco mil tedas brancas feyto todo è ruas por tão boa orde que parecia hûa cidade muy bê assentada. As têdas do Xeque ismael estauão no meyo do arrayal, & jûto coelas as de suas molheres, & ao derredor se fazia hû grade terreyro, q estaua despejado ode sayão as bocas das ruas principaes do arrayal. E co quanto assi andava no capo, seruiasse co muyto grade estado, & tinha todos os officiaes de sua casa, & corte, assi mòres como peqnos, como te os principes, & todos tinhão muyta rêda, & era ho seu capo hua muyto grade & fermosa corte, em q andauao reys seus vassalos & grades capitaes. É os reys erão, el rey de Guilão, el rey de Xiruão, el rey de Mazaduão, & a fora estes lhe pagauão pareas quatorze reys q não andauão coele no capo, & assi tinha outros muytos q erão seus vassalos, mas não pagauão pareas. Dos principaes capitaes q andauão coele erão, Dormiscão que tinha trezetos mil cruzados de reda, coltanquiler señor da cidade de Xiraz, & seu veador q tinha trezetos & cicoeta mil, Mirzahote gouernador da cidade de Caixão q tinha duzetos & cincoeta mil: outros dous capitaes

estauão fora do capo por frôteiros côtra ho turco, & hu tinha trezetos mil cruzados de reda, & outro trezetos & cincoeta mil. & corenta & oyto capitães, outros de muyta gete q nenhù na decia de cicoeta mil cruzados de rêda. E todos estes & os officiaes da casa & corte do Xeg ismael tinhão quasi tamanhas têdas como as suas. & por detro entretalhadas de cetins & veludos de cores, & tinhão as cordas de seda q era fermosa cousa de ver: & cada hù destes capitaes & señores tinhão trôbetas & atabales, q cada dia ao poer do sol tangião hora & mea por ordenança q atroauão todo ho capo. Andauão mais neste capo muytos embaixadores de reys & grades señores, & antreles hû del rey de lorgia Christão q confina co as terras do Xeq ismael: âtre toda a gête deste campo q era sem coto, assi de caualo como de pé, tinha ho Xeque ismael pera goarda de sua pessoa cinco mil de caualo, q chamão corchis, & destes ho vigiauão cada noyte mil homes armados darmas defensiuas & offensiuas, & em pê, & cada hũ tinha nas mãos dous seixos pegnos, & de quando e quado tocavão his co os outros, começado hû primeyro, & respôdendo logo os outros q fazião grade matinada. E a estes q assi vigiauão, se daua ao outro dia de comer da cozinha do Xeg ismael, q he casado & të tres molheres pricipais filhas de tres reys seus vassalos del rey de Guilão, de Xiruão, de Mazaduão. E cada hũa trazia côsigo noue noues de damas, filhas de grades señores & homes principaes, a fora muitas escrauas de muito preço q são grades musicas asi de cãtar como de tanger harpas, frautas, & outros instormetos de cordas. É estas co suas tedas logo junto das do Xeque ismael. A este apousento chamão arame: & he muy suntuoso & rico porq todas as tedas são de sedas de diversas cores com muitos entretalhos de borcado & tela douro & de prata. E cada hûa destas rainhas tem noue setes de camelos pretos de guedelha co muytos cascaueis pelos peitos & pelas mãos pera leuare suas tedas & fato. E afora este arrayal e q se apousenta ho Xeque ismael co sua gête de corte & de guerra: ha outro de cinco ou seis mil têdas em q andão quatos oficiaes machanicos & mercadores são necessarios pera hua nobre cidade & este se assenta hua legoa ou duas destoutro do Xeque ismael.

## CAPITOLO CXLV.

De como Fernão gomez de lemos deu ao Xeque ismael a ébayxada & presente q lhe leuaua.

Despois que madou visitar Ferna gomez lhe madou ho gouernador de cear & dali por diâte ê quâto andou no capo daua sempre de comer a ele & aos nossos à custa do Xeg ismael & assi pera seus caualos & velas de cera pera se alomeare & tudo e muyta abastaça. E ao outro dia que foy sabado foy ho Xeque ismael à caça & irião coele oito mil de caualo ele no meio de todos q lhe não chegaua ningue co hu tiro de pedra, sômente ho seu gouernador q hia falado coele. E este dia deu ho gouernador băquete a Fernão gomez & a todos os de sua copanhia & foy por ele à sua tenda el rey dos Lôres & foy tâbe couidado ho embaixador del rey de Gorgia. E ho embayxador co todos os seus erão homes de grades corpos & mebrudos & muyto aluos & atauiados pobremete de camisas colchoadas de grossura de quatro dedos por amor do grade frio q faz e sua terra: ho mais erão roupas forradas de cabritas ate as carapuças. E calçauão botas ao nosso modo. Estas tedas do gouernador erão muyto ricas, os q comerão no baquete forão muytos & antre todos se fez a horra principal a Fernão gomez & durou ate noite em que ouue muytos & diuersos majares: & diuersidade de vinhos & fruytas & em quato comerão sepre tocarão: muytos instormetos de musica ao nosso costume: & antes de se começar ho banqte deu ho gouernador a todos os nossos camisas de seda & cabayas de borcado, & vestidos destas roupas comerão: acabado ho banqte passou ho Xeq ismael q tornaua da caça & os nossos sairão fora das têdas pera ho ver & em ho vendo poserão todos as cabeças no chão & ho gouernador se foi parele com hû barrete dos nossos na cabeça, q ho Xeque ismael folgou, muyto de ver & despio hū roupão de ceti verde forrado de raposos & madou o a Fernão gomez, & assi muytas truitas de q fizera grade pescaria: A quarta feira seguinte q Fernão gomez auia de dar ho presente q leuaua ao Xeque ismael forão porele à sua tenda muytos capitaes co muyta gete de caualo q ho levarão muy horradamete & tagendo diante muytas trőbetas & atabales, & a tiro despigarda da teda do Xeq ismael foy descarregado dos camelos em q hia ho presete q lhe leuauão, q forão hũ falcão & hù berço de metal com todo seu aparelho pera poderem tirar: seys espingardas co todo seu comprimeto, hu corpo darmas brancas todo inteiro com sua fralda de malha fina, dous corpos de coiraças postos em veludo carmesim co suas escarcelas à redonda, hũa espada cổ ho punho bocal & conteira douro, & bainha de veludo preto co hûs botoes de sio douro & borlas de retros verde, com huas cintas goarnecidas douro, hũ punhal douro, & anilado ẽ hũa arelhana douro, quatro bêstas com todo seu almazem, duas lanças com os aluados, & cotos forrados douro batido, hũa carapuça de veludo negro da feyção das do Xeque ismael co cento & oytêta & hû rubis de preço encastoados é ouro, duas manilhas douro, hua muyto grade co hu robi tabe grade, & seys pequos, & vinte noue diamães, & a outra mais pequena com hû olho de gato grade, & dous robis meãos, & vinte dous peque-nos, & sesenta & dous diamaes de corja com tres esmeraldas meas & seys pequenas, quatro aneys douro, anilados os tres deles co tres robis grandes muyto finos, outro com hua cafira, & vinte sete robis ao derredor, hũa joya de pescoço com hũ robi grande finissimo, & tres meãos, & vinte pequenos co duas turgsas, & tres perlas da feyção de perinhas, & hûa muyto grande, hûa

pera dambar com cem robis & sessenta diamães pequenos co hua cadea douro darelhana, cinco portugueses douro, & cico cruzados, & cinco catholicos douro da moeda de malaca, de mil & corêta rs cada hū, & cîco manueys douro da moeda de Goa de trezetos & coreta rs, & cinco tostões, & trita quintaes de pimenta, & vinte de gingibre, & dez de crauo, & cinco de canela, & vinte daçucar, & hû de cardamomo, & dez destanho, & dez de cobre, & duas faraçolas de bejoim, & seyscentas peças de beatilhas de Bengala. E descarregado tudo, isto perante ho gouernador & as beatilhas mandou leuar a homês de noue è noue, & a outros as joyas & peças em bacios de prata: & outros leuauão nos braços as armas brancas & coiraças, & assi outros as outras cousas todos a fio, q occupaua grade espaço: & nesta orde atrauessarão perante ho Xeque ismael arredados hû tiro de pedra da sua tenda, q ho vio tudo muyto be. E passado forâlhe falar Fernão gomez & os q hião co ele, em copanhia do seu vêdor & do seu porteiro mor: ele estaua em hũa tenda êtretalhada de borcado & veludo azul, assentado em hũ estrado de hũ couado em alto, alcatifado de muy ricas alcatifas & almofadas: & tinha diate de si hũ tanq dagoa em q andauão alguas truytas. Da sua mão dereita estaua elrey de guilão q parecia homê de sesseta anos: & juto dele o capitão da goarda irmão do gouernador da casa do Xeg ismael, & outros dous capitães. E da parte ezquerda Dormiscão & el rey dos Lores. ho ébaixador del rey de Gorgia, & outros dous capitaes, e outros detras. E polo capo aueria xxx. mil pessoas. Chegado Ferna gomez diate dele beyjoulhe ho pé & despois a mão: e outros primeiro q lha beyjassem, bevjarão ho chão tres vezes. E despois de lhe Fernão gomez dar a carta q lhe leuaua Dafonso dalbuquerq, mãdouho assentar atre el rey de Guilão & ho capitão da goarda: & aos outros daglla bada. E assentados pregutou ho Xeque ismael a Ferna gomez polo seu nome & polos dos outros nossos, & ele lhos disse: & o Xeq ismael mandou aos reys & capitães q estauão coele que lhos nomeassem, & ele tambem os quis nomear, mas nem ele nem eles os poderão pronunciar, sômente ele pronunciou ho nome de Fernão gomez, & cayolhe tanto e graça que madou ao seu gouernador que da hi por diante se chamasse Fernão gomez de lemos: & isto com muyto riso, que assi era ele homem risonho & bem assombrado, & seria de trinta & cinco anos, grosso & destatura meaa, aluo & cheo do rosto co a barba rapada & ho buço comprido. E despois de preguntar a Fernão gomez polo nosso Papa se era viuo, & quantos reys auia na Christindade, & de que idade era el rey dom Manuel, & quantos filhos tinha, & se era ho gouernador da India rey, mandou trazer as armas brancas, coyraças, lanças, espingardas & bêstas, & tudo lhe pareceo muyto bem.

## CAPITOLO CXLVI.

De como Fernão gomez de lemos, & os nossos que hião coele comerão com ho Xeque ismael.

A cabada esta pratica em que ho Xeque ismael não preguntou mais que o que digo, disse ele a Fernão gomez que auia de jâtar coele: & antes que posessem a mesa ao Xeque ismael, foy dado de comer à gête que estaua de fora da tenda, & derâlho sem toalhas, & despois de ho terê diante, derão agoas mãos ao Xeque ismael em húa bacia de prata com hum agomil do mesmo, & alimpouse a húa toalha de seda azul laurada douro, & despois lhe estenderão diante húa alcatifa, & sobrela húas toalhas redondas de seda listradas & sobrelas muytas & diuersas igorias em bategas de prata: & a esta mesa nã chegaua outra pessoa se não ho trinchante que lhe cortaua engiolhos, & em outras mesas comerão Fernão gomez, & os de sua companhia com aqueles reys & capitães que digo na mesma tenda. E ho Xeque

ismael não começou de comer ate que as igoarias não forão postas a todos os outros: & por fazer honrra a Fernão gomez & aos nossos mandaualhes de todas as suas igorias, posto q todas erão huas, & sobre mesa vierão muytas fruytas verdes, & daçucar sobre que bebeo muyto vinho, que assi se costuma: & ho Xeque ismael era o que mais bebia, & bebia por hua taça de pedra encastoada è outra douro, & leuaria mea canada, & por hũa porcelana douro q leuaria outro tâto, & ho vinho era puro, & ele ho deitaua por sua mão: & mãdou ao gouernador que desse de beber aos nossos, & cada vez que lhes daua de beber lhe mostraua a taça, & se não era bem chea mandaualha encher, & de cada vez que ele bebia mostraua a taça chea aos nossos, dizendolhes que ele sô bebia mais que eles, ao que Fernão gomez respodeo que bebiria, porque seria ho seu vinho agoado, & por isso he xeque ismael lhe mandou dar a porcelana por onde bebia chea como estaua, pera que visse se era ho vinho agoado, & mandoulhe que a bebesse, & Fernão gomez descâsou tres vezes em a beber: & despois mandou dar aos nossos hum frasco de vinho que tinha diante, & assi esteue rindo & folgando coeles das dez horas do dia que começou ho jantar ate a noyte, & mandoulhes dar camisas acolchoadas, & cabayas de borcado forradas de cetim: despois disto se mudou ho arrayal pera dali a quatro legoas, & os nossos forão co as molheres do xeg ismael, & dos grades de sua corte que serião be seys mil, & hião a caualo como homes, os mais deles brancos com xareis de borcado, & elas vestidas de sedas & borcados, correndo & escaramuçãdo. E em todo ho tempo que Fernão gomez esteue no arrayal recebeo muyta honrra do Xeque ismael, & lhe fez muyta merce, porque se gloriaua ele muyto de dizer que não sômente os senhores mouros Dasia lhe mandauão seus embaixadores, mas ainda os frangues que habitauão em ponente lhos mandauão desejando sua amizade, & por isso fazia aos nossos muyta honrra. E estando aqui ho

arrayal, fez ho Xeque ismael hum môte, & foy desta maneyra. Mandou cercar tres ou quatro legoas de terra muy fragosa, & de serras muy altas, & isto por muyta gente posta em ala que leuarão diâte de si muyta caça ate a ajûtarem em hû grande campo, & ali foy cercada da gête como que esteuera em hum curral, & perante Fernão gomez que mandou chamar pera ho ver entrou naquela cerca em que aueria ate mil & quinhetas cabeças dalimarias. s. veados, gazelas, carneyros, bodes brauos, vssos, adiues, lobos, & porcos, de q despois de matar muytos ás frechadas, matou muytos com hum terçado, & fedia hua daquelas alimarias por grade que fosse em duas partes dandolhe polo lombo da cabeça ate ho rabo, & assi andou ate que cansou, & então etrarão Dormiscão, & ho capitão da goarda, & ho gouernador, que acabarão de matar todas aglas alimarias. E fey to isto, bebeo ho Xeque ismael sobre pipinos, & amoras de silueira, & madou dar de beber a Fernão gomez, a que preguntou se caçaua assi el rey de Portugal: & disselhe que ja lhe acontecera em dous montes matar de hua vez vinte mil cabeças, & doutra cincoenta & duas mil. E acabada esta caça que digo do Xeque ismael, se foy a pescar truytas com hua tarrafa que deitaua por sua mão.

# CAPITOLO CXLVII.

De como ho Xeq ismael despachou a Fernão gomez de lemos, & de como mandou outro embaixador ao gouernador Afonso dalbuquerque.

A uendo hum mes que Fernão gomez estaua no arrayal, ho gouernador por mandado do xeq ismael lhe deu a reposta de sua ebaixada, que foy esta.

Que se el rey de Portugal desejaua sua amizade, como lhe madaua tomar a cidade Dormuz que era sua, & lhe pagaua dous mil xerafins de pareas, q as palauras nã respondião co as obras. E com tudo que ele era seu

amigo, & folgaria com sua amizade.

E quanto a mandar embaixadores a Portugal a viajem era muy longa, assi por mar como por terra, & auer desperar a reposta seria cousa muy longa pera contra ho turco que ele determinaua dentrar aquele anno seguinte.

E acabando a guerra do turco, esperaua de enten-

der na de Meca, pera o que tinha bca maneyra.

E pois ho gouernador da India lhe prometia passajë pera sua gente cotra Arabia, que ele mandaria Abrahem beque, & Bedim jambeque seus capitaes com doze mil homes pera tomarem Catifa, & Baharem que erão seus que se lhe leuatarão, que lhe pedia que lhe desse embarcação pera esta gente, & naquilo ho queria esprementar por amigo.

E quanto aa sua gente que a mandasse desender que não andasse com ho çabayo, que ho çabayo era de sua ley, & trazia sua diuisa, que não pareceria bem desendelo: porem que mandaria rogar ao çabayo que fizesse paz com ho gouernador da India que era seu amigo, &

fizesse tudo o que lhe pedisse.

E quanto ao que lhe mandaua dizer acerca de suas fortalezas fronteiras Dormuz, que elle escreuia aos capitães delas que fizessem tudo o que lhes ho capitão moor mandasse, & q ao mais da embaixada, elle escreuia miu-

damente ao gouernador.

E coesta reposta deu ho gouernador da parte do Xeque ismael a Fernão gomez trezentos cruzados, & hũ terçado goarnecido douro, & cento & cincoenta cruzados a Francisco de sousa, & outro tanto a Gil simões escriuão da embaixada, & ho mesmo a Gaspar martinz lingoa. E despedido Fernão gomez & os nossos do Xeque ismael pera se partir, que foy aos quinze de Setembro, lhe mandou dizer que esperassem na cidade Tabriz, porque queria mandar outro embaixador ao gouernador: & assi ho fez Fernão gomez, & ali lhe foy fey-

to grande recebimento, & deteuesse ali vinte dias esperando polo embaixador que foy ter coele, que era hum mouro muyto horrado chamado Habedalá calipha, por quem ho Xeque ismael mandou ao gouernador cinco caualos muyto fermosos, & húa séla douro, & muytos vestidos de borcado forrados de seda, & muytas peças de borcado & de sedas, & camele carregados de fruytas, & de vinhos de xiraz que sam os melhores daquela terra. E partidos de Tabriz todos em companhia, forão por outro caminho desuiado do que Fernão gomez leuou quando foy com Habrahê beque: & chegados aa cidade de Lara onde fazem as tangas larins, cujo rey he tributario do Xeque ismael, partirão pera Ormuz, onde não acharão ho gouernador, como direy no quarto liuro.

## CAPITOLO CXLVIII.

De como ho gouernador ouue em seu poder a artelharia del rey Dormuz, & de como madou os reys cegos pera a India.

Com todas as mostras damizade que ho gouernador via em el rey Dormuz, & em Raix noradí como atras disse sempre se recataua deles, porque a fora serem mouros, & não goardarem nenhãa verdade, sabia que Raix noradim lhe auia de pesar em estremo com a nossa fortaleza em Ormuz, porque auia de perder ho mando que tinha dantes, & por isso a auia de contrariar se podesse, & mais tendo muytos filhos que ho ajudassem, muytos parentes & muita valia, & como a rezão lhe fazia ter esta sospeyta trabalhana por atalhar a tudo ho de que se podesse seguir o que sospeytaua, & por isso quis auer toda a artelharia que el rey tinha. E fingindo ter necessidade dela por amor dos rumes que esperaua, mandoulhe dizer por dom Garcia que bem sabia a noua que auia da vinda dos rumes que vinhão buscalo, & porque ele co ajuda de nosso senhor esperaua de pelejar

coeles naquele porto & desbaratalos diante delle, mandaua recolher algua artelharia que tinha na fortaleza: & porque não era rezão que ficasse sem ella, lhe pedia que lhe emprestasse quanta teuesse. E ho gouernador disse a dom Garcia que se não sayse do paço ate a artelharia não ir diante dele, & quando a el rey não quisesse dar por sua vontade que lha tomasse por força: & pera isso mandou coele a mòr parte dos capitâes com a gente de suas capitanias armados os mais deles secretamente darmas defensiuas, & mandoulhes que assi como fossem entrando polos paços, assi fossem tomando as portas pera q fizessem mais facilmete ao que hião. E elles ho fizerão assi, que quando dom Garcia chegou a el rey, ja todas as portas ficauão tomadas, & deulhe ho recado, não estando mais presentes que ho secretario & Alexandre detaide lingoa & Raix noradim, & outros senhores & fidalgos estauão hi, porem afastados que não ouuião. E dado ho recado, respondeo Raix noradim que quanto el rey tinha tudo era do gouernador, & tudo lhe daria, & que fora escusado pedilo por tal pessoa se não pelo menor de sua casa. E ainda que ele isto disse foy mais por necessidade que por vontade, porque bem entendeo o que lhe pedião, & como, & quisera dilatar com fazer que se não achaua a chaue da casa da artelharia, no que dom Garcia apertou tanto por ser tarde que fez quebrar os cadeados da porta do almazem, & tanto que foy aberta mandou logo tirar a artelharia & poela na praya, o que se acabou passadas tres horas da noyte. E era fermosa cousa de ver, porque a fora serem muytas peças erão todas grossas, & os falcões erão tamanhos como esperas, & tinha cada hum duas camaras, & daqui a mandou ho gouernador logo recolher: & ao outro dia lhe leuarão a artelharia que estaua nas torres ao derredor da cidade, assi grossa como miuda, de que a môr parte era de metal, & toda muyto boa. E assi mandou el rey por rogo do gouernador vir de Mazcate, & Calayate hũa galê & dous bargantins com toda sua artelharia que la andavão darmada. E avida esta artelharia. ho gouernador mandou pedir a el rey alguas casas velhas que estauão junto da fortaleza da banda do sertão. dizendo que tinha necessidade de as meter com a fortaleza, porq ho chão que tinha parela era muyto pequeno pera se poderem alojar mil & quinhetos homes, & mantimentos pareles, & estrebarias pera cem caualos, & a fevtoria que auia destar dentro: & a fora isso que a fortaleza era cercada dagoa com preamar dagoas viuas, & não podião ir aa cidade se não per mar o que era muy grande opressam pera os que morassem dentro, por isso que lhe auia de dar seruentia por aquelas casas, & assi lhe mandou dizer que bem sabia como trazia muyta gente de soldo, & que lho pedião, & que a mercadoria que se vendia escassamete abastaua pera mantimento, & que lhe pedia que esteuessem aa conta sobre ho dinheiro que lhe devia das pareas, & que lho desse, mandandolhe por apontamentos os annos que erão pagos, & a quem os pagarão, & quanto a cada hum, & os que tinhão por pagar. E estes recados se derão primeyro a Raix noradim que sofreo mal pedir ho gouernador as casas dizendo q erão apousentametos del rey, & pousauão nelas muytos cegos de sangue real co suas molheres. E despois de muytas rezões disse que a cidade & ho revno estauão nas mãos do gouernador, que fizesse o q quisesse, & quato ao dinheiro das pareas, fevta a conta se achou serem dividos oytenta & cinco mil xerafins, de q Raix noradim quisera tirar a quinta parte, dizendo que ho viso rey lhe tirara cinco mil xerafins de quinze mil que auia de pagar cadano, & por isso, lhe auião de contar a dez mil por anno. E ho secretario lhe disse que era escusado falar nisso ao gouernador, porq ho contrato que ele fizera co el rey cafardim antecessor do que reynaua, lhe entregara ho reyno com condição que das re las dele pagasse cadano quinze mil xerafins a elrey de l'ortugal. & que bem sabia ele as muyto grandes despesas que erão feytas naquela armada, & em ou-

tras que ali vierão que lhe auião de ser pagas aa custa do reyno, que assi ho tinha ho gouernador protestado a Cojeatar & a el rey çafardim quado se lhe leuantarão com a fortaleza, & co os Christãos q lhe tomarão, que seria boo não lembrar estas cousas co pedir a quinta parte do que diuia, & a Raix noradim lhe pareceo assi; & rogou ao secretario que ho não dissesse: porem o q ho secretario respondeo foy por instrução do gouernador, q logo se receou de Raix noradim falar na quita que fizera ho viso rey. E por derradeiro falado Raix noradim com el rey, deranse as casas ao gouernador, & ho di-nheiro se começou de pagar & foy pago pouco & pouco: & neste tempo foy ho gouernador visitar el rey ao paço, & primeyro que chegasse sayo Raix noradí fora das portas a recebelo. E chegando a elas sayo de dêtro Raix delamixà porteiro moor del rey, & disselhe que ele lhe entregara aquela porta, que estaua ali como hum seu escravo. E el rey ho foy receber tres ou quatro casas antes daglla em que auião destar: & em chegando a ele que se abraçarão, foy pera lhe beijar a mão com prazer, ou com medo, & ele a tirou muyto rijo fazedolhe hua mesura quasi co ho giolho no chao, & el rey ho beijou na cabeça, & ho leuou abraçado ate onde se assentação, chamandolhe sempre pay. & que não tinha outro he se não ele. E ho gouernador fazendolhe grandes offrecimentos. & quando se foy tornou el rey coele ate onde ho fora receber, & ou porque ho gouernador ho liurara da tirania de Raix hamet, ou por lhe auer medo era lhe tão sujeito que ate quando auia dir aa mezquita lhe mandaua pedir licença, & nenhum dia passaua sem ho mandar visitar, & lhe mandar muytos presentes de fruytas & outras cousas de comer: & Raix noradim ho visitaua quasi cada dia, & falaualhe muytas vezes na morte de Raix hamet, dandolhe por isso muytos agardecimentos, & todos os mouros comúmente lhe tinhão muyto amor, & por outras terras por ende hião dizião dele tanto be, & engrandecião tanto suas cousas

que muytos reys & senhores do sino persico pera detro ho madarão visitar per seus ébaixadores, pedindolhe amizade, & madandolhe grades presetes. E os primeyros forão el rey de Lara q lhe mandou dous caualos, & Mirabuçaça gouernador de Baharê polo xeq ismael, q tãbe the madou caualos, & cada dia etrauão e Ormuz muytos destes ébaixadores, & a corte del rey Dormuz se énobrecia coeles cadauez mais. E vendo ho gouernador que Ormuz estaua tão assentada que não auia cousa que a podesse aluoroçar se não os cegos de sangue real, de que se poderia tomar algum filho que se fizesse rey, porque assi ho fazia quem em Ormuz queria ser tirano. mandou os pedir a Raix noradim & a el rey com dissimulação que os queria ver & falar coeles, & mandoulhos, & erão por todos quinze que forão reys Dormuz, & cada hu tinha molheres, filhos & criados que era hua grande familia. Estes todos mandou despois ho gouernador pera a India na nao Belem em que se foy dom Garcia muyto contra vontade do gouernador por se ir em tal tempo, & forão entregues ao mestre, piloto, & ao escriuão da nao per conhecimento, pera que os entregassem ao capitão de Goa & ao feytor que os tenessem a boo recado. E a fora ho gouernador mandar estes pera Goa por não darem toruação no reyno, mãdou os porque se apagasse a linhajem real, & se el rey Dormuz morresse sem filhos ficaria ho reyno a el rey de Portugal, que tirados os gastos que erão necessarios fazeren-se nele recolheria ho resto do que rendesse poendo hů gouernador que ho regesse. E com a ida destes cegos ficou a terra sem nenhua sospeita dauer nela aluorogo.

#### CAPITOLO CXLIX.

De como el rey de Campar que era bendára em Malaca foy degolado por treyção del rey de Bitão.

Neste tempo elrey de Capar q era gouernador dos mouros & gentios em Malaca, fazia tambem seu officio que a nobreza da terra hia de cadauez em crecimento, & muytos fugião de Bintão & se tornauão a morar a Malaca por amor del rey de Campar, do que el rey de Bintão tinha muyto grande dor porque se via destruyr sem nenhũ remedio, porque de quantos tinha buscado pera atraer a el rey de Campar em sua amizade nenhum lhe aproueitaua. E como desesperado, pera se vingar dele, mandou aos de sua armada que lhe tomassem dous ou tres paraos de Malaca da gente da terra q hia tratar por esses rios, & tomados leuaranlhos, & preguntou aa gente donde era como que ho não sabia. E sabendo que èrão de Malaca, queixouse com aquelles que os tomarão, dizendo logo em sua presença, que pera que os tomauão que erão todos seus filhos pois erão de sua terra, & mandou os pera Malaca com lhes fazer merce, dizendolhes que se fossem logo pera suas casas, & que dissessem aos outros moradores que cedo seria em Malaca, porque seu filho el rey de Campar lhe auia de dar a fortaleza. Chegados estes a Malaca, disserão a muytos o que passarão com el rey de Bintão, & ho que lhe ouvirão. É isto souberão os filhos de Ninachatu, que como querião mal a el rey de Campar por amor que lhes parecia que fora causa da morte de seu pay, disserano logo a Bertolameu perestrelo que chegara então da India por mandado do gouernador pera ser feytor de Malaca, & pro-uedor da fazenda, & coele seu irmão Rafael perestrelo pera ir descobrir a China. E com Bertolameu perestelo tinhão os filhos de Ninachatu muyta amizade, & por isso lhe disserão o que outirão del rey de Campar, que

ele logo disse a lorge dalbuquerque, que enformandose dos que ho ouvirão a el rey de Bintão teue q era ver-dade, & consultou com Bertolameu perestrelo de mandar cortar a cabeça a el rey de Campar. E assirmandose neste conselho com outros algüs mais, cometeo a lorge botelho que ho fosse prêder, & ele lhe disse que oulhasse bem o que fazia, porque bem sabia quão manhoso era el rey de Bintão, & q matara a seu filho pera ter coisso entrada em Malaca, que lhe parecia que vrdira aquilo pera fazer matar el rey de Campar, porque lhe não queria dar a fortaleza por treyção, & que lhe lembrasse quâto el rey de Bintão perdia em elrey de Campar gouernar Malaca, por quata gente se lhe hia parele despois que a gouernaua, & por quão contente os da terra estauão dele, & que ate aquele dia juraua q sempre conhecera dele muyta amizade co os nossos, & muyta lealdade pera ho seruiço del rey de Portugal: & q lhe deuia de crer isto pois lhe mandara que fosse espia, & que nunca lhe sentira tal cousa, & que assentasse bem no que auia de fazer, & que não ficasse aquilo com tão mao conselho, como fora ho com que ho gouernador mandara degolar Tuão timutaraja de que se seguira tanta guerra a Malaca. E com tudo isto lorge dalbuquerque estaua tão determinado em matar el rey de Campar, que mandou a lorge botelho sopena de cair em crime de lesa majestade que ho fosse prender, dizendo que não auia ninguem que ho fizesse. E isto tudo foy em casa de lorge botelho, que vendo que não podia al fazer se foy a casa del rey de Campar, que posto que entedeo que ho hia preder como não tinha culpa foyse coele à fortaleza com muyto repouso: & lorge botelho ho etregou pola mão a lorge dalbuquerque, dizendolhe que não matasse ho inocente, & assi outras cousas em seu fauor. E por lorge dalbuqrque ter tirada a inquirição pelos que forão leuados a el rey de Bintão do que lhe ouuirão, parece que tinha dada sentença contra el rey de Campar q morresse degolado, & logo dali ho forão degolar à praça co pregão que pubricaua a causa de sua morte, que ele primeyro que ho degolassem disse muytas vezes que ho matauão sem culpa: & muytos ouue que disserão que Bertolameu perestrelo teuera a culpa de sua morte, prouocado a lorge dalbuquerque que ho mandasse matar. E se foy assi ou na Bertolameu perestrelo não durou despois mais de dezasete dias, & despois dele morto partio seu irmão Rafael perestrelo a descobrir a costa da China em hū jungo, leuando dez dos nossos em sua companhia, & foy là, & tornou a malaca com fazer muyto grande ganho na mercadoria no que leuou.

# CAPITOLO CL.

De como Iorge botelho foy descobrir ho rio de Siaca, & da treyção que lhe quisera fazer el rey de Bintão.

Com a morte del rey de campar ficarão os nossos e grade descredito com a gête da terra que todos afirmauão q el rey de Campar morrera sem culpa, & que fora treyção del rey de Bintão, & tinhão os nossos em conta de muyto crueis, & por isso muytos mercadores fugirão de Malaca, & como se soube por derrador não ousauão de ir a ela pelo que sucedeo na cidade grande fome, em tanto q muytos morrião dela, & ho arroz da fortaleza se daua por regra muy estreyta. E pera se buscar & auer antes q faltasse de todo, determinou lorge
dalbuquerque em conselho que se descobrisse hum rio
chamado Siaca, que hia ter a Menancabo, porque não
auia outro de que se mais perto ouuesse mantimêtos,
posto que ho rey delle era sugeito a el rey de Bintão.
E no mesmo coselho se acordou que fosse lorge botelho
descobrilo, porque era muyto conhecido antre todos os
daquelas partes, & tinha coeles grande credito, & sabia
a lingoa, & foy no nauio santa Helena com duas lancharas em sua companhia em que hião algûs dos nossos, & os mais era gente da terra, & quado partio fi-

zeranse por elles muytas orações em Malaca pola necessidade que auia de trazer mantimentos. E chegado ao rio entrou por ele: & era fermosa cousa de ver, porque dhua parte & doutra auia muytas quintas, que se chamão duções na lingoa da terra, em que auia muytos laranjais, & outras aruores de fruyto. E ho rio a lugares era de largura de tiro de bombarda, & de berço. & de bésta. E não podedo Iorge botelho tomar lingoa, porque toda a gente fugia com medo da nossa frota, meteo è hua almadia obra de dez Christãos de Malaca que leuaua, & mandou os diante pera que tomassem lingoa, o que eles fizerão, & tomarão dous homês, & hum deles fora catiuo de Iorge botelho, que ho catiuou andando darmada, & lhe deu despois liberdade: & assi ho disse ele a lorge botelho, que lhe deu algus panos & outras cousas, & mandouho que fosse diante, & dissesse aos da terra que não fugissem, porque não hia fazer guerra se não paz com el rey de Siaca, & dali por diante nunca mais ninguem fugio, & quasi cada dia hião falar a Iorge botelho, & lhe dauão nouas del rey de Siaca. & que tinha seu assento em húa pouoação â borda do rio onde era mais estreyto. E chegado ali el rey. mandou logo saber dele o que queria, ele respondeo que assentar paz & amizade em nome do capitão de Malaca, & que hûs de hûa terra fossem seguros a outra. E como aqui auia muytos da propria terra que conhecião a Iorge botelho, disserão tantos bens delle a el rey que folgou dassentar a paz & amizade, que lhe offrecia, & despois dassentada quisera lorge botelho passar auante ate Menacabo, & verse co ho rey da mina grade (que ha ali muytas douro como ja disse) pera assentar coele trato & amizade, porq como ouuesse trato hirião os mercadores a Malaca com ouro, & levarião tambem mantimetos, & querendo la ir soube como passando dali era ho rio tão baixo que não auia de poder ir por ele: & por isso lhe escreueo hua carta, em que lhe cotaua sua determinação, pedindolhe q pois là não podia ir ouues-

se a amizade por assetada, & mandasse os seus mercadores a Siaca a fazere coele mercadaria: porq leuaua muyta roupa, & madou coesta carta oyto christãos de Malaca, & hua guia q lhe deu elrey de siaca. Partidos estes coesta carta, chega ao outro dia hu embaixador del rey de Bintão a el rey de Siaca se o Iorge botelho saber. E era a ebaixada, q se elrey de Siaca desse a cabeça de lorge botelho a elrey de Bîtão que ho casaria co hua sua filha, & partiria coele seu estado pelo meyo, porq lorge botelho era o q ho destruya. E como esta promessa del rey de Bintão era tamanha, venceose el rey de Siaca: & determinando de a ganhar madou logo apos os que leuauão a carta de lorge botelho pera os fazer tornar. E querendo nosso senhor que isto não ouuesse effeyto, ordenou q morasse nagla pouoação hũ homë, que quando foy a batalha dos nossos co Patehonuz, Iorge botelho tomou è hû jungo co sua molher & filhos q hia catiuo, & ho soltou co toda sua familia. E lebrado este de tamanho beneficio, sabedo a treyção que se ordenaua cotra Iorge botelho, logo naquella noyte se foy a nado ao seu nauio secretamente, & contoulhe o que passaua: & que aquela noyte se despouoauão todos os duções da gente nobre q moraua neles, pera el rey consultar coeles como faria, & q auia de mandar pedir ajuda a el rey de Bintão quado ho não podessem tomar. E dado este auiso, tornouse com muyto boa paga que lhe Iorge botelho deu por ele. E sabendo ele a treyção q se lhe ordenaua, deixou ho nauio & meteose em hûa das lacharas, & com as outras duas se pos a sombra de terra porque ho não vissem: & recolhendose os grandes da terra pera a pouoação, tomou hũ parao grande em q achou hũ védor da fazenda del rey de Siaca, & prêdeo o debaixo de cuberta, mandando dizer a el rey q ho mesmo auia de fazer a ele pola treyção que lhe ordenaua: & se Iorge botelho leuara gête que ho ajudara, ele destruyra el rey de Siaca.

## CAPITOLO CLI.

Como Iorge botelho assentou amizade com el rey de Menacabo. So de como Francisco de melo pelejou co haa armada del rey de Bintão, So a queymou.

Vendo que não podia, & temendose q lhe matasse os seus messejeiros que madaua a el rey de Menancabo, determinou de ir a diâte ate onde podesse nadar ho naujo, & as lancharas, & dali buscaria maneyra pera mandar recado a el rey, se os seus messejeiros fossem mortos, que nosso senhor lhe quis goardar por mais que el rey de Siaca trabalhou por lhos matar. E indo ter coeles açles que ele mandaua a isso, ouveralhe medo porque se lhe defenderão muyto be, & fizeranos fugir, & a guia tambem fugio coeles. E vendose os messejeiros sem ela forãose a Campar, que era hi perto ode auia muytos q conhecião a Iorge botelho: & algus destes sabêdo q os messejeiros erão seus, & onde querião ir leuaranos a el rey de Menacabo, a como disse he gentio & señor de grande soma de minas douro, & quâdo soube que erão de Malaca, & vio a carta que lhe leuauão, fezlhe muyto gasalhado, & respondeo a Iorge botelho que folgaua muyto de ter amizade & trato com os nossos, & pois ho seu naujo não podia chegar aa sua cidade, que ele mandaria laa os seus mercadores a tratar coeles. E assi os mandou, & a mercadoria que levarão foy ouro, & mantimentos & aguila, que na terra não ha outra, a cujo troco tomarão a roupa do nauio, & assi quanto pano os nossos leuauão, que não lhes ficarão ceroulas, nem camisas que tudo lhes tomauão por ouro. E estando aqui Iorge botelho, receandose Iorge dalbuquerque que el rey de Bintão mandasse sobrele, mandou a Francisco de melo ho galego que ho fosse fauorecer, & deulhe a capitania mór de hûa armada de noue lancharas, cujos capitães a fora elle, forão Francisco fogaça,

Ioão salgado, Carlos carualho, Ruymedez, Diogo mendez, Cristouão diaz, Diogo diaz & outro cujo nome não soube. E sabedo elrey de Bintão como esta armada hia è busca de Iorge botelho, madou logo outra pera q fosse pelejar coela & a tomasse: & assi ho navio de Iorge botelho, & foy de vinte quatro lacharas. E seys delas erão muyto grâdes aque na sua lingoa chamão garopos. E sêdo a nossa armada dentro no rio onde estaua lorge botelho, chegou a dos îmigos & entrou tâbê dêtro. E a duas legoas da foz achâdo q ho rio se fazia em dous braços, & não sabedo por qual irião os nossos repartirase em duas partes de doze lacharas cada hua, & huas forão por hû braço & outras por outro, o que foy logo sabido por Francisco de melo. E chamando a conselho os outros capitaes acordarão de ir receber os imigos ao caminho, assi por lhe mostrare q os não temião & lhe qbrare coisso os corações, como por temer q a gete da terra se leuatasse contreles vedo ho poder dos imigos q era grade por sere be mil homes & eles q não chegauão a ceto. E indo em busca dos îmigos derão co hua parte das lacharas q hiao todas encadeadas em ala, por cercarem todo ho rio q os nossos não podessem fugir, q cuydavão eles q ho avião de fazer em os vendo. E estando coesta soberba como virão os nossos derão hữa grande grita & tocarão seus instrumêtos de guerra & os nossos despararão sua artelharia, & assi forão ate chegarem hūs aos outros & Ioão salgado foy aferrar com hū dos garopos q trazia mais de ce homes & ele algus dez ou doze, & como os îmigos erão tatos, entrarão coeles logo de roldão ferindoos de muytas frechadas & laçadas, & por muyto be que os nossos pelejauão forão todos feridos & mortos os mais deles sem lhe nenhu dos capitaës poderë acodir por todos terë assaz q fazer em se defender dos imigos q trabalhauão quato podião polos aferrar, & eles porq os não aferrassem jugado co sua artelharia & tirădolhe co muytas lăças de fogo & panelas de poluora q lhe lăçauam detro nos nauios com q se pegou ho fogo neles, porque dos primeyros saltou nos outros por estarem todos encadeados, & assi se ateou q se não podia apagar: & arderão dez co os mais dos q estauão dêtro & os dous fugiram quando virão sua destruiçam & foram varar em terra, por onde a gête deles fugio, & a dos outros toda foy morta de fogo, & isto se fez do meo dia ate a vespera, & os nossos a fora os mortos q disse ficarão todos feridos, & muyto cansados. E auedo mea hora q isto era passado, quado acodem as outras doze lancharas dos immigos, que parece q achandose perto ounirão ho to das bombardadas, & acodião: & quando os nossos as virão ficarão muyto tristes por quão cansados & feridos estauão, & Francisco de melo os esforçou, dizedo que esperassem em nosso senhor, que os não liurara dos primeyros pera os deixar morrer a mãos daqueles, & q lhe auia dacabar de dar a vitoria, pera q vissem os imigos camanho era seu poder. E nisto chegarão os immigos, & começouse a peleja muyto mais braua q dates, & os nossos não pelejauão se não co a artelharia & co artificios de fogo, & foy medonha cousa de ver a perfia que teuerão os immigos sobre aferrar os nossos sintindo que tais estauão, & eles por se defeder. E sobristo meterão duas lancharas dos immigos no fundo. & arrombarão algũas das outras, & matarão muyta gente, & nisto sobreueo a noyte que os apartou, & por os immigos terem muytos mortos da nossa artelharia, & queymados dos arteficios de fogo. E sabendo o q acôtecera ás outras doze lacharas, não ousarão desperar & forãose agla noyte caminho de Bintão: & he de crer q nosso señor ho quis assi, porq se tornarão a pelejar segudo os nossos estavão cansados & feridos não escapara nenhũ. E morrerão ali logo & despois na fortaleza trîta & cinco, & foy muyto não morrere mais, tantas forão as feridas & tamanhas. E vedo Frãcisco de melo como os îmigos erão idos, & que lorge botelho podia ficar seguro & acabar sua mercadoria q aîda não tinha acabada, deixouho & foyse a Malaca pe-

# CAPITOLO CLII.

De como partio de Portugal por gouernador da India Lopo soarez, & de como chegou laa.

Neste anno de mil & quinhêtos & quîze, ouue el rey de Portugal por seu seruiço q o gouernador Afonso dalbuquerq descansasse de seus trabalhos & se fosse pera Portugal, & deu a gouernança da India a Lopo soarez q là fora por capitão môr de hũa armada, como disse no liuro primeyro, & deulhe hũa frota de treze naos grossas, cujos capitães a fora ele forão Christouão de tauora, q leuaua a capitania de cofala, do Goterre castelhano, q leuaua a de Goa, Simão da silueira, q leuaua a de Cananor, lorge de brito copeiro môr, q leuaua a de Malaca, Diogo mêdez de vascôcelos, q leuaua a de Cochi, Afoso lopez da costa, Lopo cabral, Aluaro barreto, Simão dalcaçoua pera ir à China, Aluaro telez por capitão de Calicut, Francisco de tauora, do Garcia coutinho. E nesta frota foy Mateus ho êbaixador q mandou a mãy do preste como disse atras, pera q Lopo soarez ho mãdasse ao preste co hũ embaixador q lhe el rey de Portugal mandaua q foy hũ fidalgo chamado Duarte galuão de muyto merecimeto por muyto seruiço q tinha feyto aos reys de Portugal do tempo del rey do Afoso ho quîto ate aque, assi e tomadas dos lugares dale, co-

mo em ir por capitão e armadas de socorros q estes reys madauão a seus amigos, como e ir por ebaixador muytas vezes aos reys da Christindade, & ao eperador sobre cousas de muyta importâcia, em q mostrou ser muyto prudête, negociando sempre a muyto côtetameto dos reys q ho madauao. E por isto q elrey do Manuel dele sabia lhe daua a capitania de tres naos pera ir na mesma conserua do gouernador: o q ele não quis aceitar, dizedo q era velho, & não queria carregos q lhe desassessegasse ho spū, & mais fazedo agla viaje pera seruir a nosso señor, & ajuntar a Christindade de Ethiopia co a nossa. Coesta frota q digo, se partio Lopo soarez a sete Dabril. & co toda a frota foy ter a Moçambique, ode achou dous nauios, de que era capitão mór hũ Ruy figueira q fora descobrir a ilha de sam Loureço pera assentar feytoria, & não a podendo assentar se foy a Moçâbique. E aqui deixou ho gouernador a Christouão de tauora pera ir ser capitão de cofala, & deu a sua nao a Fernão perez dandrade q auia dir assentar trato & amizade na China, & e Begalâ, & auia dir por capitão môr de tres naos q logo leuara ordenadas de Portugal. E partido ho gouernador de Moçabique, foy surgir na barra de Goa a dous de Setebro do mesmo ano, estado Afonso dalbuquerq em Ormuz. E quando foy sabido e Goa q hia outro gouernador, assi os nossos como os getios & mouros ficarão muyto tristes, & dizião q el rey de Portugal não gria a India pois tiraua de gouernador Afonso dalbuquerq, que parecia q nosso señor fizera pera a gouernar. E não ouue na cidade nenhû aluoroço co a vinda do gouernador, q deixou e Goa por capitão a do Goterre, & tirou a do Ioão deça, & de Goa foy ter a Cananor, cuja capitania deu a Simão da silueira, & viose co el rey de Cananor, a q deu hu rico colar q lhe mãdaua el rey de Portugal: & de Cananor se foy a Cochi a despachar as naos de carga, & deu logo húa armada a seu sobrinho do Ioão da silueira, pera q fosse fazer presas às ilhas de Maldiua.

#### CAPITOLO CLIII.

De como el rey de Baharé, & el rey de Baçorá & outros reys & grandes señores mouros mandauão visitar o gouernador, & outros ho hião ver.

Restituydo ho gouernador na cidade Dormuz, & feyta a fortaleza per q el rey de Portugal tornou a ser senhor do reyno como era dates sem a el rey Dormuz aproueitar ser vassalo do Xeg ismael & pagarlhe pareas: foy ho espato disto muyto grade per toda Persia, & Arabia, & da hi por outras prouîcias, & nestas duas não falauão os reys & señores delas e outra cousa, & tinhã no por muy grade marauilha: & não auia nenhũ que não teuesse ao gouernador e muyto grade côta & estima, por ho reyno Dormuz ser a cousa mais rica & poderosa de todas aglas partes, & ho gonernador ir de tão loge a coquistalo, & por isso desejação todos sua amizade & liaça. E os primeyros q lhe madarao sua ebaixada damizade co presentes, forão el rey de Lara vassalo del rey Dormuz, & el rey de Baharê, & de catifa e Arabia, també seu vassalo, cujo ebaixador deu ao gouernador da sua parte tres caualos arabios, & hûa carta que dizia na nossa lingoa.

Pera ho grade rey, & amerceador ho melhor dos reys neste tempo o q he nomeado em todas as lingoas, Rey do mar & senhor de lugares, ho capitão moor a que Deos acrecête sua vida: despois das saudes & amizades, vos faço saber como estou de saude & paz. Façouos saber como nos el rey ho honrrado soubemos de pouco tempo pera ca como viestes a Ormuz, & como soys amerceador & fazedor de iustiça, & assi vay vossa fama por todo ho mundo, & folgay muyto que antre mã & vos Vão sempre messeieiros: La mando meu messageiro a vosso seruiço, & vos leua tres caualos, posto que não seião pertencêtes, se achar algûs bos logo volos mádarey. Recebey a ten-

ção do amor & da amizade, se algúa cousa mandardes, mádaimo dizer porque ho farey, enviouos minhas encomendas.

E apos este embaixador chegou outro de Mirabuçaca capitão geral do Xeq ismael na frontaria de Arabia muyto grande senhor em sua terra. E este tendo tâbë fama do gouernador, pola võtade que sabia que lhe tinha ho Xeque ismael seu senhor lhe mandou por hū seu embaixador ofrecimentos damizade co hūa carta que de-

zia em nossa lingoa.

Ao grande senhor de mando, gouernador & grande capitão dos grâdes, & mayor dos mayores, capitão de muytos capitães deste tempo, lião bem auenturado, capitão mor & gouernador das Indias. Este somenos servidor & verdadeiro em amor, deseioso de vos fazer muytos serviços como servidor: mil vezes vos envio dizer que sou vosso servidor & quero vosso bê: & digo a brados que sou vosso servidor, & por isso me foy necessario fazer esta carta. La vos mado Coge alachatim Mafamede a vosso verviço, que vos diga o que lhe disse acerca de nossa amizade, & de sermos âbos hú. Têdeo por firme & por certo, & não seiais esquecido de nos: escreveime sempre qualquer cousa ou serviço que de mi quiserdes, & mandaimo que eu ho farey, & nisso me fareis muyta merce: Não vos escrevo mais, se não que deos avrecête vosso estado.

E despachados estes dous embaixadores muyto be, & mandado ho gouernador coeles seus embaixadores a estes reys, despois de las sere lhe veyo outro embaixador del rey de Baçora em Arabia no cabo do sino Persico, cujo embaixador lhe deu outra carta que dezia.

Faço saber ao grã capitão, o que faz iustiça & måda no mar & na terra, & o que faz be no mar & na terra: nossas vontades sam todas huas, & nos a vosso mandar & obediécia. Vosso fazer de iustiça he assi como todos ho querem, & de vos amerceador quero que nos horeis como horrastes a Béjabeque, & a Mirabuçaca com

cartas & messages. Nos queremos pazes a vosso serviço, & tudo o que vos quiserdes em toda cousa, & em o que poder a terra he vossa, & os vassalos vossos, & os filhos filhos vossos: & é tudo o que madardes vos obedeceremos. La vay a vossa merce Cide ho honrrado Mafamede, em lugar de minha pessoa: se vossa merce mandar algúa cousa a ele ho diga, & ele nos escreuera, & nos obedeceremos, ou maday coele vosso messegeiro. Minha tenção he, que não auemos mester entre nos medianeiros, & o q mandardes a Cide, mandailho como se ho mandasseis a mi: & os vassalos meus sam vossos, não os engerteis de vossa vista.

També a este embaixador sez ho gouernador muyta honrra, & despachou ho muyto be, fazendolhe merce, porq soubessem os mouros quam be acertaua quem ho queria ter por amigo. E os mouros de Ormuz se espatauão muyto destes reys & senhores mandarem seus ebaixadores ao gouernador, & mais quando lhes eles côtavão a grade fama q hia dele por suas terras, & coestes ebaixadores & co outros era a gete tâta e Ormuz q não cabia, & parecia hûa corte de hû grande rey, & não auia dia q ho gouernador não fizesse merce a estes ébaixadores, & os mouros da terra se espantauão como tinha tanto que dar. E vendo ho gouernador como os reys & senhores comarcãos folgauão com sua amizade pera os prouocar que folgassem mais coela & a desejassem, mandaualhes tambem seus embaixadores, madadolhes presentes de muyto preço, pelo q de todos era cada vez mais estimado por os mouros sere muito inclinados a lhe dare: & dhus aos outros hia a fama, q não auia nenhũ que nã desejasse de ho ver, & muytos mouros honrrados vinhão de muyto longe a Ormuz no mais que a velo: & algûs q não podião ir & assi senhores mâdauão grades pintores q lho tirassem polo natural, pera q ho vissem pintado. E todas estas diligencias fazião pola grãde fama q auia antre os mouros de seus muyto grandes feytos nas armas, & de suas singulares virtudes: de

modo que ho tinhão todos em muyto grade estima & veneração. E dos embaixadores & doutros mouros à ho hião ver & tirar polo natural erão cada dia tatos na fortaleza que se não podião os nossos defeder deles, & se os deitauão fora pedião com muyta piedade q lho deixassem ver, porq não hião a mais q a velo. E esta importunação dauão porq ho gouernador saya poucas vezes fora por se achar mal de camaras, & quado hia fora da fortaleza, erão sem coto os mouros q ho estauão esperando, & pera chegare a ele, & ho verem be, hus lhe fazião orações de seus grades louvores e sua lingoa, & outros lhe dauão algua cousa, & lhe beijauão a mão com que a tomaua, & ele como os via detinha ho caualo pera lhe falare, & eles ficauão muyto contetes & dizião de cada vez mais be dele. E hia sua fama em tanto crecimento, que nunca foy tamanha de capitão de nação algua. E indo sua doença de camaras de cada vez peor, aos vinte seys dias de Setembro fez ajuntar todos os capitães de sua armada, & lhes disse que bem vião q era velho, & doente de hũa doeça q mataua estando falado: & porq ele por essa causa queria prouer a conseruação do revno Dormuz & daçla fortaleza ç fazia, lhes rogaua a todos q lhe dessem as menajes de obedecer a pessoa ou pessoas a q ele cometesse seu poder despois de sua morte ate el rey seu señor prouer. E todos disserão q aquilo era muy be feyto, & q nosso señor lhe daria saude, como ele & eles desejauão. E dandolhe suas menajes, fez o secretario Pero dalpõe hũ auto disso q todos assinarão. E cercandose ja neste têpo a fortaleza de muro, mandou fazer prestes sua armada pera se partir pera a India: & vindo ho mes Doutubro por se achar peor, fez seu testameto. E aos vite dias deste mes, madou dizer a Pero dalbuğrque seu sobrinho pelo secretario, ğ por ele sentir del rey Dormuz q folgaria q ele ficasse por capitão daçla fortaleza, & assi os nossos, & tãbe pola ele merecer, lhe fazia merce dela em nome del rey seu senhor com quatrocetos mil rs dordenado cadano, &

duzentos quintaes de pimenta ao meyo, & dali por diate teuesse cuydado dela. Polo que lhe foy beijar as mãos ao outro dia, & ele lhe deu ho regimeto que lhe auia de ficar. E assi lhe êtregou hũa armada de tres nauios, & hũa fusta pera seruiço da fortaleza, & goarda da costa dos noutags que sam cossairos. E os capitães forão dos nauios, Ioão de meira, Fernão de resende, Iorge dorta, & da fusta Antonio homem: & porque ho gouernador de todo nã podia sayr fora por sua doeça, se mandou despedir del rey Dormuz pelo secretario, mandandolhe pedir perdão de ho não ir ver por sua doeça com muytos offrecimentos. O que el rey lhe mandou muyto agardecer, mostrado muyto pesar de se achar tão mal, & quiserao ir ver se lhe ho secretario não conselhara que não fosse, porq ho não auia de poder ver se não no bacio, & por isso el rey não foy, & madoulhe pedir que lhe não deixasse por lingoa Nicolao ferreyra por quanto era homem reuoltoso, & que lhe poderia ordenar algua cousa por onde el rey de Portugal perdesse ho credito dele. E ho gouernador ho fez assi, porque el rey lho merecia por quão seu amigo se mostraua, que cada dia ho mandaua visitar por Acem ale, mandandolhe sempre muytos presentes, & acodindolhe sempre com dinheiro pera as despesas da fortaleza, & mandandoho visitar muytas vezes por Raix noradim.

#### CAPITOLO CLIIII.

Das nouas que ho gouernador soube da India, & de como faleceo de sua doença chegando aa barra de Goa.

Tendo o gouernador prestes tudo o que era necessario pera sua partida, partiose aos oyto dias de nouembro, se estar por esta na nao de Diogo fernandez de beja, se esteue o que ficaua do dia se a noyte seguinte defrote da pedreira. E ao outro dia se fez aa vela, se logo ao sabado foy ter coele Acem ale com duas terra-

das carregadas de refresco. s. vacas, carneyros, galinhas & fruytas que el rey Dormuz lhe mandaua, & assi anuytas conseruas & bizcoutos. E segundo se entêdeo em Acem ale, ele hia ver se era ho gouernador morto, porque como embarcou pela sésta, & ho não virão nenhũs mouros embarcar, cuydarão que era morto, & assi ho disserão a el rey, & mais porque auia dias que ho não virão, në falara a el rey antes de se ir embarcar: & porque despois de ser no mar se achara melhor, mandou q lhe falasse Acem ale, que quado ho vio lhe beijou a mão com muyto grande prazer polo ver viuo, & disselhe que lhe mandaua el rey Dormuz aquele refresco, & saber como hia. E dandolhe ele agardecimentos disso, lhe mandou dizer como se achaua melhor despois que fora no mar, encomendandolhe muyto a fortaleza, porque era a melhor cousa q tinha no reyno pera coseruação de seu estado, & fez merce a Acem ale de trinta xerafins, & dez a cada hū dos mestres & pilotos das terradas q erão quatro, & mandou os conuidar com vinho de Portugal, & assi se forão contentes a Ormuz, onde disserão que ho gouernador hia viuo. E sendo ele tãto auate como Calayate, pareceo hua nao de mouros ao mar que vinha da India, & por saber nouas da India, mandou, que a fizessem arribar aa capitaina, & que lhe leuassem ho capitão & piloto dela, & deu jurameto dos santos euagelhos a Alexandre datayde lingoa, o nenhua cousa lhencobrisse das nouas que os mouros dessem da India: & ele ho fez assi, & os mouros hião de Cambaya, & desculparanse ao gouernador de não arribarem a ele logo, porq lhes pareceo q não hia ali polas poucas naos que virão, & disserão que lhe trazião cartas de Cideale ho torto, & hu embaixador do Xeque ismael que estaua em Cambaya, em que lhe escrivião que era chegado â India Lopo soarez por gouernador com hũa armada de doze naos. E indo logo polas cartas, achouse que era assi, & que todas as fortalezas da India vinhão prouidas de capitães, & hũ deles era Diogo mendez de

vasconcelos pera Cochim, & Diogo pereyra por feytor que ele madara presos pera Portugal polos insultos que fizerão, como atras disse, & assi contaua os nomes de todos os capitães, & dizia na carta de Cideale q lhe não escriuia Meliquiaz polo grande pesar que tinha de ho el rey de Portugal mãdar ir da India, que lhe parecia que não seria bem irse pera Portugal, pois el rey conhecia tão mal as suas caualarias, & lhe galardoa ua tã mal seus seruiços. E despois de idos os mouros, ho gouernador com grande paixão q teue del rey de Portugal mandar Diogo mendez & Diogo pereyra com carregos mandando os ele presos, que era sinal que ho não ouvera por bem, disse muyto agastado. Mal com el rey por amor dos homês, & mal com os homês por amor del rey: acolhamonos á igreja velho coytado. E despois que se lhe foy ho impeto daçla paixão co alguas palauras consolatorias que lhe disserão sobrisso, deu graças a nosso senhor por em tal tempo chegar gouernador à India estando ele tão perto da morte, & não podia ser se não q falaua el rey co algu anjo, que ho auisaua das cousas de que a India tinha necessidade: & q lhe parecia que nosso senhor tinha cuydado dela pois a socorrera em tal tempo. E primeyro q̃ se os mouros partissem, lhe mandou tomar todas as cartas que leuauão doutros mouros de Cambaya pera algûs Dormuz, porque não soubes-sem que era chegado outro gouernador que temia que desse aquela noua toruação aa fortaleza. E dali por diate se achou de cada vez peor, de maneira que sabado quinze dias de Dezembro á noyte que foy surgir na barra de Goa auia quatro dias q trazia saluço, & estaua tão fraco que logo arreuessaua quato comia. E despois de surto, veo ter coele frey Diogo vigayro geral da India, q ele mandou chamar polo capitão do bargantim: & assi veo mestre Afonso medico q lhe leuarão algũ vinho vermelho fresco de Portugal q desejaua: & aqla parte da noyte esteue sempre e seu acordo falando com seu confessor, & hua hora antes que falecesse se lhe toruou

a fala. E estandolhe lendo a paixão de que era muyto deuoto, & em q dizia que leuava sua esperança de saluação, deu a alma a nosso senhor domingo ante manhaã dezaseys de Dezembro de mil & quinhentos & quinze, vestido em ho abito de Santiago, de cuja ordem era caualeyro, que sempre teue por patrão & auogado diante de nosso senhor, a quem muyto deuotamête pedio perdão de seus peccados antes de seu falecimeto. E falecido foy posto na tolda da nao sobre hu catle que estaua cuberto com hu pano de brocado, com hua almofada do mesmo à cabeceira, & como tinha ho rosto descuberto parecia q estaua dormindo, & nisto era ho pranto muy grande na nao, assi de seus criados como dos outros, & dali se espalhou polas outras naos, ode todos tinhão grande sentimeto por perdere tal gouernador. E sendo menhaã clara chegou Simão dadrade q ficara atras, & querendo entrar pera dentro do rio, mandaranlhe dizer os outres capitães que esperasse pera acopanhar ho corpo do gouernador ate a cidade. E ele nã quis se não irse, mostrando grade prazer de seu falecimento, cuydando que daua nisso cotetameto a Lopo soarez.

# CAPITOLO CLV.

De como foy sepultado ho corpo do gouernador, & de suas notqueis virtudes.

Despois que aprouue a nosso senhor de leuar desta vida este tão esforçado & famoso capitão, foy aberto seu testameto, em que se achou que mandaua que seu corpo fosse enterrado em nossa senhora da serra que está na cidade de Goa, ode logo foy recado pera que o clerigos & leygos se percebessem pera as derradeiras horras que auião de fazer a quem ganhou aquela cidade, ode ho rebate de nouas tão tristes deu assaz de toruação, especialmete ouuindo dobrar os sinos, que ainda algus a não

podião crer. E como todos tinhão amor de pay ao gouer-nador, hûs polos casar, & lhes dar fazêda pera sustêtamêto de suas vidas, outros porque por natureza se inclinauão a isso polas virtudes que auia nele, não onue nenhû que não mostrasse no rosto a magoa que tinhão no coração, & hus com os outros fazião ajutametos por essas ruas falando na morte Dafonso dalbuquerque, q trazia â memoria a muyta honrra & louuor que ganhara na vida, assi em seruir a nosso senhor como a el rey, affirmando todos que nuca iria aa India outro tal. E nisto chegou ho seu corpo ao cays, onde ho estauão esperado os clerigos & frades com suas cruzes, & todas as confrarias com sua cera, & ho capitão da cidade com todos os fidalgos & gente outra q auia nela. E tirado no batel no catle em que hia, foy posto em terra pera ho encomedarem. E como vinha vestido no habito de Santiago, & hua rede douro na cabeça com hua carapuça & beca de veludo negro, & a barba branca q lhe chegaua ate a cinta & ho rosto descuberto com os olhos meyos abertos parecia viuo. & quado assi ho virão todos que conhecerão ho desemparo que ho estado da India recebia por sua morte, foy tamanho ho choro que todos aleuatarão, que mais forão lagrimas que os clerigos chorarão que palauras q pronunciarão pera ho encomendar. E tomâdoho coeste pranto debaixo de hũ palio que leuauão fidalgos, começarão de caminhar pera nos-sa señora da serra. E entrando pola cidade parecia que se fundia toda co gritos das molheres que ele casara, que todas sayrão a velo. E postas todas em cabelo, & dando co as mãos nos rostos lamentauão sua orfindade, dizêdo hûas que perdião pay & outras senhor: & assi ho chorauão comunmente Christãos, gentios & mouros, & è toda a cidade se não ouuia outra cousa se não choros, soluços & suspires, & coeles foy aque corpo leuado a nossa senhora da serra, ode despois de se dizerem em hua pregação seus grades louvores foy sepultado, & pesta sobre sua sepultura hua essa de veludo negro & damas-

co, por se não achar veludo que abastasse: & sobre a essa foy dependurada a bandeira que leuaua nas batalhas, & suas exequias durarão hû mes, & da hi por diate se lhe disse cada dia hûa missa, que ele deixou pera sempre. E despois de ser sepultado, ainda ho pranto durou na gête o que ficaua, do dia & toda a noyte seguinte, não sômente nos nossos, mas nos gentios & mouros, porque todos ho tinhão por pay: & assi os emparaua ele, & os mantinha em paz & e justiça, porq a fora ho esforço que lhe nosso senhor deu pera a guerra, dotoulhe tanta prudecia que nenhua cousa lhe ficaua por saber que fosse necessaria pera boa gouernaça da repubrica. E posto que algüs ho quiserão tachar de mal sofrido antes de ser gouernador, & dizião que era doudo, & por isso acoselhauão ao viso rey que lhe não entregasse a gouernança como el rey de Portugal madaua por sua prouisam, do que se vio ho contrairo despois que lhe foy entregue, que lhe sobejaua sofrimento & paciencia, em tanto que indo hū dia por hūa rua, algūs que lhe querião mal por lhe não pagar seu soldo, por mingoa de não ter dinheiro, lhe deitarão ourina de hûa janela & ho molharão: & ele dissimulou fazêdo q ho não entedia, nem sômete quis entender aqueles que hião coele que lho disserão. É outra vez hû home por priuar coele, disselhe q outros dizião mal dele pubricamete, & ho injuriauão co nomes muy infames, que seria be que os castigasse. E ele respondeo q ho não ania de fazer, porq eles tinhão rezão pois continuamête trabalhauão, & ele lhes não podia dar ho galardão de seus trabalhos: & dagastados disso se espataua como lhe não fazião mal, quanto mais dizerêno dele, q folgaua muyto de quebrarem sua suria no que tocaua a sua pessoa, antes que no que tocaua ao seruiço delrey seu senhor. Vindo outra vez a ele hu lascari co grade necessidade segundo mostraua a pedirlhe algü soldo do que lhe era divido, não lho podendo ele dar polo não ter rogoulhe q por algüs dias ho buscasse emprestado por seus amigos.

E escusandose ho lascarim, dizêdo q ho não achaua sem penhor, & que não tinha outro que desse se não suas armas, q lho desse ele, & lançado mão a barba acertou de tirar quatro ou cico cabelos sem ho grer fazer, & quando os vio mostrou que os tirara por sua vontade & por cotentar ho lascarim, deulhos dizendo que buscasse dinheiro sobreles, porq não tinha outro penhor que lhe dar. E ho lascarim muyto ledo leuou os cabelos, & achou dinheiro sobreles com que suprio sua necessidade. E o que tinha os cabelos e penhor, sabendo q ho gouernador tinha dinheiro foylhe dizer q os desempenhasse: o que ele fez muyto ledo, & lhe fez merce por dar ho dinheiro sobre os seus cabelos. E estas obras não erão se não de quem por siso, & nã por doudice queria temperar tantas vontades como auía na gente de sua armada. E coestas manhas & com outras soube tambem granjear ho cargo que tinha, que estando tantas mil legoas de Portugal, & com tão pouca gente como disse tomou aos mouros a cidade de Goa, & a de Malaca, & a fortaleza de Benastarim, & fez a de Calicut, & conquistou por força darmas ho reyno Dormuz, & despois de se lhe leuantar ho tornou a sugigar, & fazia tremer toda a India, & tendo tão pequena armada a sabia repartir, de maneyra que continuamête trazia nauios darmada de Cochim ate Chaul que goardauão aquela costa em quanto duraua ho verão, de modo que nem hũ grão de pimenta se podia tirar da India sem sua licença, ne podia entrar na India por mar nenhu estrajeiro que ho não soubesse. E era tão diligente no proueito da fazenda del rey seu señor q sempre em Goa, & outros luga-res que se presumia dauer cerco, tinha e suas feytorias certas casas cheas de trigo, arroz, carnes, pescados & outros mantimetos, de q ele tinha as chaues: & quando via que não auia cerco, daua ho trigo & ho arroz aos casados è descoto de seus mâtimetos. E coeste regimeto não auja necessidade dalmazem de mantimetos, nem se gastauão ordenados co os almoxarifes deles como agora. E hû homê de cada hûa das feytorias tinha cargo de comprar estes mantimentos. E a fora estas cousas fez outras muytas que serião largas de côtar, mas falando em soma nenhua virtude lhe faleceo pera ser tão singular capitão como ho forão os singulares q ouue antre barbaros, gregos & latinos. E sobre tudo temeo sempre muyto a nosso senhor, & foy muyto amador de seu seruico, & teue grande deuação na sua sacratissima paixão, & na sua gloriosa madre nossa señora, tanto que nuca por menencoria que ouuesse jurou por eles, nem pos neles a boca irosamente, nem em nenhû santo, nem dizia mais que renego da vida em que viuo. E por ser muy to amigo do seruiço del rey, teue muy tos immigos, & foy muyto manifico nas cousas que comprião a honrra del rey, & á sua, & muy liberal pera os pobres: foy muyto airoso, & bem apessoado, discreto, & tinha graca em tudo o que dizia, & foy muyto dado a dizer palauras sentenceosas, & folgana de as ounir.

## LAVS DEO.

Foy impresso este terceiro liuro da historia da India em a muyto nobre & leal cidade de Coimbra por João de Barreyra, & loão Aluarez empressores delrey na mesma vniuersidade. Acabouse aos doze dias do mes Doutubro. De M. D. LII.

# TAVOADA

# DESTE LIVRO TERCEIRO.

| CAPITOLO I. De como do Fernando Coutinho Marichal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de Portugal, determinou com ho gouernador Afonso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dalhuquerque, que fossem sobre Calicut: & de como fo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rão auisados da disposição de Calicut. Pag. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAP. 11. De como ho gouernador & ho Marichal parti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rão pera Calicut pera a destruir, & chegarão a ela. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| de como ho gouernador desembarcou primeyro & a cau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sa porque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAP. III. Do que ho Marichal disse ao gouernador, por-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| que desembarcara primeyro. E de como ho Marichal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| entrou a cidade & fez grande mortindade nos immi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gos: & de como foy morto, & os nossos forão desbara-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAP. IIII. Do dano que receberão os nossos dos immigos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L de que se immigos receberão deles de do mais que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| & do que os immigos receberão deles, & do mais que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| passou.  CAP. v. Do que ho gouernador fez despois que foy em Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| chim. E de como co nendercio nos hairos de Padra Rac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| chim. E de como se perderão nos baixos de Padua Bas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tião de sousa & Frácisco de saa indo pera Portugal. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAP. VI. Do que aconteceo a Pedrafonso daguiar em sua<br>viajem. & de como chegou a Portugal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| out one of the contract of the |
| CAP. VII. De como indo ho gouernador pera ho estreyto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| do mar roxo deixou a ida por saber que fazião turcos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAP. VIII. De como está situada a cidade de Goa cabe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cu uo sennono do garago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAP. IX. De como o gouernador chegou a barra de Goa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| & de como do Antonio de noronha tomou os dous ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| luartes da harra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAP. x. De como ho gouernador sabedo o que dom An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tonio tinha feyto entrou pera dentro de Pangim, & do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| recado que mandou á cidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

513 TAVOADA.

CAP. XI. De como a cidade de Goa foy êtregue ao gouernador, & do q fez despois dentrar nela. 29

CAP. XII. De como o gouernador mádou duas embaixadas, húa a el rey de Narsinga, & outra a el rey de Végapor, pera fazer amizade coeles.

CAP. XIII. De como fortalecendo ho gouernador a cidade de Goa ouue hua umotinação antre os nossos, & por cujo conselho.

CAP. XIIII. De como Antão nogueyra tomou húa nao de mouros no cabo de Goardafum: & de como leuando do Afonso de noronha pera a India se perdeo na costa de Cambaya, & morreo do Afonso, & os outros forã cativos.

CAP. XV. De como ho Hidalcão se partio com grande exercito pera tomar Goa: & como Timoja foy lançado das tanadarias da terra firme.

Cap. xvi. De como Pulatecão assentou arrayal sobre a ilha de Goa defronte de Benastarî, & de alyüs recados q ouve âtrele & ho governador.

CAP. XVII. De como as jágadas dos immigos forão acabadas, & do mais que passou antrelas, & os nossos. 46

CAP. XVIII. De como çufolari, & çufogogi capitaes do Hidalcão entrarão a ilha có algús dos imigos: & do que fizera nesta etrada Iorge da cunha, Francisco de sousa mancias, & Fracisco pereyra coutinho.

CAP. XIX. De como os mouros & gétios da cidade se leuantarão côtra os nossos, & do que fizerão Nuno vaz de castelo branco, & outros. E de como sabendo ho gouernador q a ilha era entrada dos imigos se recolheo a cidade. 52

CAP. XX. De como Pulatecão entrou na ilha de Goa com ho resto da sua gente, & pos cerco à cidade: & do q ho gouernador fez despois disso.

CAP. XXI. De como Pulatecão combateo a cidade, & da resistencia que achou nos nossos.

CAP. XXII. De hum auiso que deu Ioão machado ao gouernador da determinação dos immigos contra os nossos, & do mais q despois foy. TAVOADA. 519

CAP. XXIII. De como Pulatecão cometeo cocerto de paz ao gouernador, & ele ho não quis, & de como chegou ho Hidalcão ao arrayal.

CAP. XXIIII. De como ho gouernador despejou a cidade, & a causa porque.

CAP. XXV. De como sabendo ho gouernador que não podia sayr da barra sem grande perigo, assentou dinuernar no rio de Pangim: & do que aconteceo a Fernão perez dandrade, & a dom Ioão de lima. 75

CAP. XXVI. De como ho gouernador foy cercado de estácias dartelharia de todas as partes do rio, & do muyto grade trabalho que os nossos passauão, assi de fome como de querra.

CAP. XXVII. De como ho gouernador deu na fortaleza de Pangim, & desbaratou Pulateca, & ho fez fugir, & tomou a artelharia da fortaleza.

CAP. XXVIII. De como ho Hidalcão cometeo amizade ao gouernador, & ele a não quis, & a causa porque. 89

CAP. XXIX. De como ho gouernador mandou enforcar hū caualeyro chamado Ruy diaz, & de como se seguio por isso prender certos capitães.

CAP. XXX. De como sabendo ho gouernador que os immigos auião de vir pelejar coele, mandou a dom Antonio que com outros capitães fosse primeyro pelejar coeles: & de como se apercebeo pera isso.

CAP. XXXI. De como do Antonio pelejou com cufolarim, & ho desbaratou: & do que fizerão Simão dandrade, & Fernão perez dadrade, & de como dom Antonio foy ferido mortalmente.

CAP. XXXII. De como faleceo do Antonio da ferida o ouue na batalha, & de algús recados que ouve antre ho Hidalcão & ho governador sobre concerto, o por derradeiro não ouve effeyto.

CAP. XXXIII. De como ho gouernador mádou os doêtes que tinha a Anjadiua, & de como ouue mátimétos. 107

CAP. XXXIIII. De como ho gouernador se partio do rio de Pangim pera Anjadiua, & do perigo que passou ao

520 TAVOADA.

sayr da barra: & de como chegarão naos de Portugal.

CAP. XXXV. De como indo Francisco pantoja caminho de gacotorá pera trazer dom Afonso tomou a nao meri: & de como Duarte de lemos se partio pera a India. 112

CAP. XXXVI. Dalguas cousas q se fizerão na costa do Malabar estado ho gouernador em Cananor: & de como chegou Duarte de lemos a Cananor, & forão soltos, Simão dandrade & os outros.

CAP. XXXVII. De como soube Duarte de lemos q elrey madana q se fosse pera Portugal: & de como ho gouernador madou recado a el rey de Cambaya sobre os catinos que tinha.

CAP. XXXVIII. De como hû principe de Cochî que andaua leuâtado sabédo que era morto ho rey velho que estaua no pagode, pedia ho reyno a el rey de Cochî que então reynaua, & de como querendolho el rey de Cochim entregar lhe foy contrariado pelos nossos. 120

CAP. XXXIX. De como ho gouernador chegou a Cochim, & ho principe aleuantado fugio de Vaypi com seu medo: & de como nenhú dos capitacs q autão dir pera Portugal quiserão ir com ho gouernador a Goa, & do que dizião contrele.

CAP. XL. De como ho princepe leuâtado quisera tornar a Cochî despois da partida do gouernador: & como foy desbaratado per Nuno vaz de castelo brâco, & per Lourenço moreno.

CAP. XLI. De como ho gouernador partio pera a cidade de Goa, & do conselho que ouue sobre a cometer. 131

CAP. XLII. De como ho gouernador tomou a cidade de Goa em dia de scià Caterina com grande destroyção dos immigos.

CAP. XLIII. Do grande & rico despojo que foy achado em Goa, & do mais que ho gouernador fez. 143

CAP. XLIIII. De como ho gouernador começou de fazer a fortaleza & cerca de Goa, & do q fizerão Fernão perez dandrade & Iorge botelho.

|               | IAVUADA.                       | 0.4    |
|---------------|--------------------------------|--------|
|               | Duarte de lemos fez em Cochim, |        |
|               | de saa & Manuel da cunha fizer | ão em  |
| Cananor.      |                                | 149    |
| CAP. XLVI. De | como el rey de Cabaya mandou e | ao qo- |

uernador Diogo correa & Francisco pereyra de berredo, & de como o gouernador tirou a capitania de Cananor a Manuel da cunha. 153

CAP. XLVII. Dos embaixadores que algús reys & principes da India mandarão ao gouernador a fazer coele paz: & como o gouernador arrêdou as tanadarias da terra firme a Merlao hirmão del rey Donor.

CAP. XLVIII. De como determinando ho gouernador de ir ao mar roxo, mandou a Diogo fernadez de beja derribar a fortaleza de cacotorà: & do que ho gouernador passou com Diogo mendez de vasconcelos.

CAP. XLIX. De como queredo Diogo mendez de vasconcelos fugir pera Malaca foy preso com outro capitão seu, & do mais q se sobrisso fez.

CAP. L. De como indo ho gouernador pera ho mar roxo achou ho veto cotrayro, pelo qual mudou sua ida pera Malaca.

CAP. LI. Do que aconteceo ao gouernador indo caminho de Malaca, ate achar el rey de Pacem.

CAP. LII. Do cocerto que ho gouernador fez com el rey de Pace despois de ho ter em seu poder, & de como cheqou a Malaca.

CAP. LIII. De como Ruy daraujo auisou ho gouernador de tudo quato el rey de Malaca determinava, & do mais que sucedeo.

CAP. LIHI. De como Fernão perez dadrade com outros capitaes poserão fogo á cidade por mandado do gouernador, pelo q elrey lhe madou logo Ruy daraujo & os outros nossos.

CAP. LV. De como vendo ho gouernador que el rey de Malaca queria coele guerra, assentou com seus capitaes de dar na cidade.

CAP. LVI. De como ho gouernador acometeo a cidade, & TOMO III. UUU

ganhou a pôte & a mezquita com grande destruyção dos immigos: & de como se tornou aa frota, & a causa porque.

CAP. LVII. De como há mercador jao principal homê de Malaca mādou pedir seguro ao gouernador, & lho deu, & de como ho gouernador mandou hum messajeiro a el rey de Sião.

CAP. LVIII. De como ho gouernador se apercebeo pero tornar a peleiar com os immigos, & como assentou com os seus que ho fizesse.

CAP. LIX. De como ho gouernador desbaratado ho poder del rey de Malaca lhe tomou a cidade, & ho fez fugir dela. 203

CAP. LX. Do q ho gouernador fez em Malaca despois de a ter ganhada de todo, & do que el rey fez despois que a perdeo.

CAP. LXI. De como o gouernador por apagar a moeda dos mouros em Malaca, mandou laurar moeda: & da solênidade com que foy pregoada.

211

CAP. LXII. Em que se descreue ho grade reyno de Sião, & de como el rey de Sião mandou hum embaixador ao gouernador.

CAP. LXIII. Dos muytos ébaixadores que vierão ao gouernador dos reys comarcãos de Malaca. 218

CAP. LXIIII. De como Pulatecão êtrou hủa noyte na ilha de Goa có grade poder de gête: & da treyção q ordenou aos nossos.

CAP. LXV. De como o capitão de Goa pelejou com os immigos & os desbaratou: & como despois foy morto & desbaratado, & do que os nossos fizerão despois disto. 224

Cap. LXVI. De como Pulatecão assentado seu arrayal em Benastarim hia correr á cidade, & de como lhe os nossos sayão & leuauão a melhor. 229

CAP. LXVII. De como ho Hidalcão deu a conquista de Goa a seu cunhado Roçalcão, & do engano que Roçalcão fez aos nossos pera ho ajudarê côtra Pulatecão: & de como ho deitou fora da ilha & ele ficou nela, & cercou Goa. 230 CAP. LXVIII. De como cayo hú pedaço de muro da cidade cô

a torméta do inverno, & do grande trabatho que os nossos teverão em defender é os îmigos não entrassem por ali. 234

CAP. LXIX. De como pelo grande trabalho \(\tilde{q}\) hia na cidade, assi de fome como doutras perseguições da guerra algüs dos nossos fugião pera os mouros: \(\delta\) de como Ioão machado se foy pera os nossos.

CAP. LXX. De como despois de passado Ioão machado pera a cidade apertou Roçalcão mais ho cerco, & de como Frácisco pereyra de berredo foy por mantimentos a Batecalá, no que passou grande perigo.

CAP. LXXI. Do q fez Diogo fernadez de beja indo a Ormuz, & de como tornou a Goa, & do socorro que veo a Goa despois que êtrou ho verão.

CAP. LXXII. De como Roçalcão acabou a fortaleza no passo de Benastarim, & do mais que se fez em Goa. 248

CAP. LXXIII. De como ho gouernador soube a treyção que Timutaraja ordenaua, & de como ho prêdeo & a outros que entrauão nela.

CAP. LXXIIII. De como Timutaraja & hum filho seu & hu neto, & hu gerro forão degolados por tredores. 255

CAP. LXXV. De como foy Antonio dabreu a descobrir a ilha das maças & as do crauo: & de como ho gouernador mandou hum embaixador a elrey de Sião. 256

CAP. LXXVI. De como se leuatou Patequatir contra ho gouernador, & de como o gouernador proueo Malaca querendose partir pera a India, & de como lhe fugio el rey de Pace.

CAP. LXXVII. De como os mercadores de Malaca conselharão & requererão ao gouernador que se não fosse, & do que ele respondeo.

CAP. LXXVIII. De como nauegado ho gouernador pera a India, se perdeo a sua nao: & como foy morto Simão martins com outros nossos: & do q aconteceo a Simão dandrade.

CAP. LXXIX. De como ho gouernador chegou a Cochin, & das nouas que achou da vinda dos rumes: & de como deu a capitania de Goa a Manuel de lucerda. 268

CAF. LXXX. Do q o gouernador fez em Cochim, & de como ha rey das ilhas de Mahina se fez vassalo del rey de Portugal. 271

CAP. LXXXI. De como os îmigos tomarão a barcaça que goardana a trâqueyra da banda do mar, & de como os nossos desbaratarão os immigos & cobrarão a barcaça com ho camelo que tinha.

CAP. LXXXII. De como Fernã perez tornou outra vez a cometer Quatepatir, & da perda que recebeo. 277

CAP. LXXXIII. De como Fernão perez foy buscar ho lasamane que estaua no rio de Muar pera pelejar coele, & do que fez: & de como chegarão da India Francisco de melo & Martim guedez.

CAP. LXXXIIII. De como Fernão perez foy buscar mantimêtos pera a fortaleza, & os trouue com grande perigo de sua vida, & da grande fome q auia antre os immigos. 232

CAP. LXXXV. De como Fernão perez desharatou Quatepatir & lhe tomou a fortaleza: & de como Quatepatir fugio pera a ilha da Iaoa. 285

Cap. LXXXVI. De como Fernão perez foy ao estreyto de Cincapura, & de como Antonio dabreu que foy descobrir Maluco tornou a Malaca.

CAP. LXXXVII. Do que passou em Goa sendo capitão Manuel de lacerda, & de como foy morto Medafonso de tanjere em Benastarim.

CAP. LXXXVIII. De como do Garcia de noronha, & Iorge de melo pereira capitaes móres das naos da carga chegarão a Cochim, & de como ho gouernador se partio pera Goa.

CAP. LXXXIX. Do q ho gouernador fez em Cananor, & das nouas q soube da determinação do Soldão, & da do Hidalcão acerca de socorrer a fortaleza de Benastarim. 295

Cap. xc. De como o gouernador chegou a Goa, & de como cercou per mar a fortaleza de Benastarim & lhe deu bateria.

298

CAP. XCI. De como se ho gouernador tornou a Goa a fazer prestes pera ir cobater a fortaleza por terra, & do que lhe

| TAVOADA. 525                                               |
|------------------------------------------------------------|
| aconteceo com os mouros fi forão correr a cidade. 303      |
| CAP. XCII. De como ho gouernador cercou a fortaleza por    |
| terra : & de como dadolhe bateria sayrão os mouros hua     |
| noyte a darlhe rebate, & do que fizerão. 305               |
| CAP. XCHI. De como Roçalcão fez cocerto com ho gouernador  |
| pera lhe dar a fortaleza, & de como lhe foy entregue. 308  |
| CAP. XCIIII. Do recado que ho gouernador mandou a Roçal-   |
| cão estando na terra firme, & da justiça q fez nos arrene- |
| gados que se lançarão co os mouros no cerco de Goa. 313    |
| CAP. XCV. Do que ho gouernador fez em Goa despois que      |
| tomon a fortaleza de Benastarim. 316                       |
| CAP. XCVI. De como ho gouernador soube q hu embaixador     |
| do Preste que vinha pera el rey estaua preso é Dabul, &    |
| que cra ho Preste Ioão & onde teue seu senhorio. 320       |
| CAP. XCVII. Do señorio do Preste, & de seus costumes:      |
| & de como a máy do preste mandou hú embaixador a           |
| el rey de Portugal. 322                                    |
| CAP. XCVIH. Do que dizia a carta q a may do preste manda-  |
| ua a el rey de Portugal, & do mais que passou em Goa. 327  |
| CAP. XCIX. De como do Garcia foy a Cochi fazer a car-      |
| rega pera ho reyno, & como Nabeadari assentou coele        |
| paz antre o gouernador & et rey de Calicut, & com          |
| que côdições.                                              |
| CAP. c. De como Pateonuz foy sobre Malaca com húa          |
| grossissima armada, & do que os nossos fizerão. 334        |
| CAP. CI. De como os nossos começarão de pelejar com        |
| os îmigos, & da causa porque não acabarão. 337             |
| CAP. CII. De como Pateonuz sem ousar de pelejar co         |
| Fanão perez, lhe fugio com toda sua frota, & da            |
| grade destruyção que os nossos fizerão nela. 341           |
| CAP. CIII. De como ho gouernador disse a seus capitaes     |
| que auia dir a Ade: & de como se partio. 347               |
| CAP. CIIII. Do sitio da cidude Dade & de sua nobreza,      |
| & de que senhorio he. 349                                  |
| CAP. cv. De como ho gouernador surgio no porto Da-         |
|                                                            |

de, & se apercebeo pera a combater.

CAP. CVI. De como a cidade Dade foy escalada pelos nos-

356

sos, & do que lhes aconteceo.

| 6   | 9   | , |   |
|-----|-----|---|---|
| 411 | 102 | 6 |   |
| ш   | 24  | ч | 2 |

| OZ6 TAVOADA.                                 |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| CAP. CVII. De como morreo Garcia de se       | ousa & se sal-     |
| uarão os nossos que ficauão no cobelo.       | 363                |
| CAP. CVIII. De como ho gouernador se para    | tio pera ho es-    |
| treyto, & da descripção deste estreyto.      | 367                |
| CAP. CIX. De como ho gouernador chegou       | aa ilha de Ca-     |
| marão.                                       | 370                |
| CAP. CX. De como não ouue effeyto a paz      | que ho gouer-      |
| nador deixou assétada co el rey de Calic     | ut, & doutras      |
| cousus que fizerão na India.                 | 375                |
| CAP. CXI. Como el rey de Bintão quisera p    | oor treyção to-    |
| mar Malaca, & nã pode.                       | 377                |
| CAP. CXII. De como ho gouernador inueri      | nou na ilha de     |
| Camarão, & das causas porque não fez hif     |                    |
| CAP. CXIII. Da causa porque ho gouernador    |                    |
| fortaleza na porta do estreyto, & do que fez |                    |
| CAP. CXIIII. De como ho gouernador che       | gou a Diu, &       |
| do que passou com Meliquiaz.                 | 388                |
| CAP. CXV. De como ho gouernador achou        |                    |
| tão dega com reposta da embaixada con        | m que foy a el     |
| rey de Cambaya.                              | . 391              |
| CAP. CXVI. De como partio de Portugal Id     | pão de sousa de    |
| lima por capitão mór das naos de carga       |                    |
| aconteceo.                                   | 395                |
| CAP. CXVII. De como ho gouernador our        | ie as seys naos    |
| de mouros q arribarão a costa da Indu        | a. 396             |
| CAP. CXVIII. De como el rey de Narsinga      | maaou nua em-      |
| baixada ao gouernador sobre os caualos       | de Goa. 399        |
| CAP. CXIX. De como faleceo el rey de Cal     |                    |
| cedeo Nambeadarim seu irmão.                 | 401                |
| CAP. CXX. Do q ho gouernador fez em Ca       | nanor. 404         |
| CAP. CXXI. Do que se determinou em con       | Goa. 408           |
| que el rey de Portugal queria saber de       | dou nas com el     |
| rey de Calicut, & de como se começou o       | le edificar a for- |
| taleza.                                      | 411                |
| CAP. CXXIII. De como ho gouernador so        |                    |
| capitulos dele a el rey de Portugal.         | 415                |
| CAP CXXIII. De como fou discuberto ao goue   |                    |

| TAVOADA. 627                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tonio real mandana delle capitulos a el rey de Portugal. 418                                          |
| CAP. CXXV. De como ho gouernador madou tirar testemu-                                                 |
| nhas sobre os capitulos q̃ Antonio real daua dele. 422                                                |
| CAP. CXXVI. De como o gouernador fez étêder a elrey de                                                |
| Cochî q nã era agravado na paz cô el rey de Calicut. 426                                              |
| Cap. CXXVII. De como ho gouernador deu a capitania de                                                 |
| Malaca a Iorge dalbuquerg, & mandou Diogo fernadez                                                    |
| de beja com embaixada a el rey de Cambaya. 428                                                        |
| CAP. CXXVIII. De como Pero dalbuquera foy a Ormuz,                                                    |
| $\mathcal{E} do \hat{q} l \hat{a} fez.$ 431                                                           |
| CAP. CXXIX. De como chegou Iorge dalbuquerque a Ma-                                                   |
| laca, & foy entregue da capitania. 432                                                                |
| Cap. exxx. Em q se escreue ho reyno de Cambaya, & de                                                  |
| quão poderoso he ho seu rey, & dôde começarão os                                                      |
| reys de Cambaya. 434                                                                                  |
| Cap. cxxxi. De como Diogo fernadez de beja chegou a                                                   |
| çurrate, & partio da hi pera Champanel. 438                                                           |
| CAP. CXXXII. De como ho embaixador se vio com Meli-                                                   |
| gupim na cidade de Chapanel, & de como se partio pe-                                                  |
| ra a corte delrey de Cambaya. 442                                                                     |
| CAP. CXXXIII. De como ho ébaixador foy despachado del                                                 |
| rey de Câbaya, & de como se tornou a çurrate. 446                                                     |
| CAP. CXXXIIII. De como ho embaixador foy inuernar a                                                   |
| currate, & despois se partio pera Goa.  450                                                           |
| CAP. CXXXV. De como Iorge botelho, & outros capitaes desba-                                           |
| ratarão el rey de Linga, & do mais que passou em Ma-                                                  |
| laca.  453                                                                                            |
| CAP. CXXXVI. De como chegou aa India Christouão de brito capitão moor das naos da carga: & de como ho |
| gouernador determinou de ir sobre Ormuz. 456                                                          |
| CAP. CXXXVII. De como ho gouernador chegou a Ormuz. 459                                               |
| CAP. CXXXVIII. De como ho Xeque ismael mádou hú embai-                                                |
| xador ao gouernador sobre amizade com el rey de Por-                                                  |
| tuqal.                                                                                                |
| CAP. CXXXIX. De como Raix noradim goazil Dormuz en-                                                   |
| tregou ao gouernador a fortaleza.  464                                                                |
| CAP. CXL. De como o gouernador mádou matar Raix                                                       |
| hamet por seus capitaes. 468                                                                          |
| 1                                                                                                     |

CAP. CALL. De como os irmãos de Raix hamet se forão Lormuz, & ficou tudo em Paz. 473 CAP. CXLII. De como fugirão sete dos nossos pera a terra firme, & do que Raix noradim fez sobrisso. CAP. CXLIII. De como ho gouernador mandou a Fernão gomez de lemos co embaixada ao Xeque ismael, & de como chegou ao seu campo. CAP. CXLIIII. Em que conta como se levantou ho Xeque ismael & ho señorio que tem. 479 CAP. CXLV. De como Fernão gomez de lemos deu ao Xeque ismael a ébaixada & presente à lhe leuaua. CAP. CXLVI. De como Fernão gomez de lemos, & os nossos que hião coele comerão com ho Xeque ismael. 486 CAP. CXLVII. De como ho Xeg ismael despachou a Fernão gomez de lemos, & de como mandou outro embaixador ao gouernador Afonso dalbuquerque. CAP. CXLVIII. De como ho gouernador ouue em seu poder a artelharia del rey Dormuz, & de como madou os reys cegos pera a India. 490 CAP. CXLIX. De como el rey de Campar que era bendara em Malaca foy degolado por treyção del rey de Bitão. 495 CAP. CL. De como lorge hotelho foy descobrir ho rio de Siaca, & da treyção que lhe guisera fazer el rey de Bintão. CAP. CLI. Como Iorge botelho assentou amizade com el rey de Menacabo, & de como Francisco de melo pelejou co hãa armada del rey de Bintão, & a queymou. CAP. CLII. De como partio de Portugal por gouernador da India Lopo soarez, & de como chegou laa. CAP. CLIII. De como el rey de Bahare, & el rey de Bacora & outros reys & grandes señeres mouros mandauão visitar o gouernador, & outros ho hião ver. CAP. CLIII. Das nouas que ho gouernador soube da India, & de como faleceo de sua doença chegando aa barra de Goa. CAP. CLV. De como foy sepultado ho corpo do gouerna. dor, & de suas notaueis virtudes.





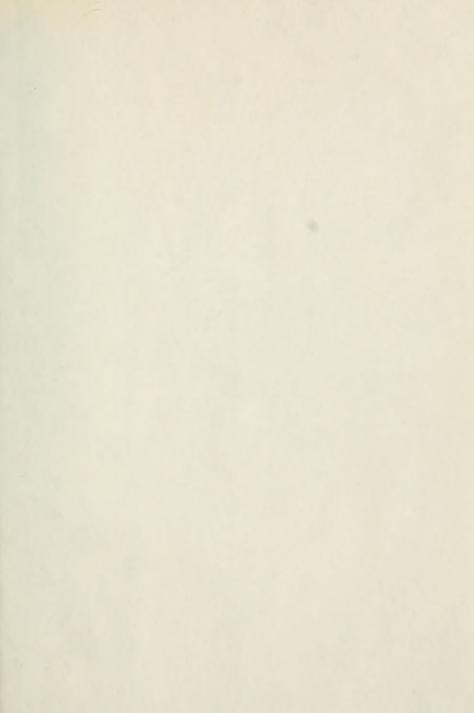



DS 410 .7 L6 1833 v.3

Lopes de Castanheda, Fernão Historia do descobrimento e conquista da India pelos Portugueses Nova ed.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

